# Historia de la vida privada

Dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby

Traducción de Francisco Pérez Gutiérrez Capítulo 2, traducido del inglés por Javier Arce



Titulo original: Histoire de la vie privée © 1985. Éditions du Seuil, Paris

Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser
reproducida, ni en todo ni en parte,
ni registrada en, o transmitida por,
un sistema de recuperación
de información, en ninguna forma
ni por ningún medio, sea mecánico,
fotoquímico, electrónico, magnético,
electroóptico, por fotocopia,
o cualquier otro, sin el permiso previo
por escrito de la editorial

© 1987, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA, S.A. TAURUS

Juan Bravo, 38 - 28006 MADRID

De esta edición:

© 1990, AGUILAR, ALTEA, TAURUS, ALFAGUARA,

S.A. DE EDICIONES

Beazley 3860 - 1437 Buenos Aires ISBN: 950-511-094-4 (Tomo I)

ISBN: 950-511-095-2 (Obra completa)

Hecho el depósito que indica la ley 11.723

IMPRESO EN ARGENTINA

Primera edición: 1990

Primera reimpresión: Diciembre de 1990

### Tomo 1

# Imperio romano y antigüedad tardía

por Peter Brown, profesor de la Universidad de Princeton, Yvon Thébert, profesor agregado de la Escuela normal superior de Saint-Cloud (Centro de historia urbana), Paul Veyne, profesor del Colegio de Francia

Volumen dirigido por Paul Veyne

### Prefacio a la Historia de la vida privada

por Georges Duby

La idea, la excelente idea de presentar a un público amplio una historia de la vida privada proviene de Michel Winock. Philippe Ariès se la apropió y fue él quien puso en marcha la empresa. La totalidad del trabajo que hemos llevado adelante, durante algunos años en su compañía, y después, por desgracia, ya sin ella, al tiempo que deploramos su tan brusca desaparición, ha de considerarse dedicado a la memoria de este generoso historiador que supo orientar con toda su nobleza, con libertad, con la espontaneidad de sus penetrantes intuiciones, unas investigaciones cuya fecundidad y osadía son bien conocidas, siendo el primero en aventurarse, como un explorador, por sectores de la historia moderna aparentemente impenetrables, abriendo caminos y urgiendo a otros pioneros a adentrarse por ellos a fin de comprender mejor lo que habían sido en Europa, durante los siglos XVII y XVIII, la infancia, la vida familiar y la muerte. A su entusiasmo, a su audacia tanto más viva cuanto que las rutinas universitarias no habían podido con él, hemos de atribuir no haber perdido nuestro coraje los medievalistas que, guiados por sus reflexiones, y por los consejos que nos dispensó en las reuniones preparatorias, durante el coloquio al que nos convocó en Sénanque, en septiembre de 1981, y luego en el que dirigió en Berlin, última etapa de su itinerario científico, ibamos a proseguir la obra hasta su término.

El recorrido era en efecto singularmente peligroso. En un terreno completamente virgen. No contábamos con antecesores que hubiesen seleccionado, o cuando menos marcado los materiales de la investigación. A primera vista éstos se presentaban en abundancia, pero esparcidos por todas partes, diseminados. Nos vimos en la necesidad de abrir aquí y alli, en medio de una auténtica maraña, los primeros claros, de trazar caminos, y, como esos arqueólogos que, sobre un terreno inexplorado cuya enorme riqueza les es conocida, pero que da muestras de ser demasiado vasto para poder ser excavado sistemáticamente en toda su extensión, se limitan a cavar algunas zanjas

de señalización, hubimos de resolvernos a unos sondeos análogos sin acariciar la ilusión de poder llegar a despejar una verdadera visión de conjunto. Sin conseguir avanzar más que a tientas, nos hemos resignado desde el principio a ofrecer a nuestros lectores, no un resultado, sino, por decirlo con más exactitud, un programa de investigaciones. Las exposiciones que aqui se van a leer plantean en efecto cuestiones mucho más numerosas que las respuestas que proporcionan. Confiamos al menos en que aguzarán impulsos de curiosidad e incitarán a otros investigadores a proseguir el trabajo, a roturar nuevas parcelas, a despejar a fondo las que nos hemos contentado con desescombrar en su superficie.

Se interponía aún otro obstáculo, menos aparente, pero más áspero. Habiamos decidido extender nuestras investigaciones a toda la historia de la civilización occidental en toda la vastedad de su duración. Se trataba por tanto de aplicar a más de dos milenios, y desde la Europa del Norte hasta el Mediterráneo, así como a múltiples regiones de costumbres y maneras de vivir muy diversas, un concepto, el de vida privada, del que nos constaba muy bien que, bajo la forma en que nos es familiar, ha adquirido consistencia en fecha muy reciente, durante el siglo XIX, en algunas zonas europeas. ¿Cómo esbozar su prehistoria? ¿Cómo definir, en sus distintas variaciones, las realidades que ha abarcado en el curso de las edades? Además había que delimitar con exactitud el tema, a fin de no extraviarse y acabar tratando, una vez más, de la vida cotidiana, a propósito, por ejemplo, de la vivienda, de la habitación, del lecho, ni deslizarse hacía una historia del individualismo, o lo que es lo mismo, de la intimidad.

Hemos partido en consecuencia de la evidencia universal que. desde siempre y en todas partes, ha expresado a través del lenguaje el contraste, nitidamente percibido por el sentido común, que opone lo privado a lo público, a lo abierto a la comunidad popular y sometido a la autoridad de sus magistrados. Hay un área particular, netamente delimitada, asignada a esa parte de la existencia que todos los idiomas denominan como privada, una zona de inmunidad ofrecida al repliegue, al retiro, donde uno puede abandonar las armas y las defensas de las que le conviene hallarse provisto cuando se aventura al espacio público, donde uno se distiende, donde uno se encuentra a gusto, «en zapatillas», libre del caparazón con que nos mostramos y nos protegemos hacia el exterior. Es un lugar familiar. Doméstico. Secreto, también. En lo privado se encuentra encerrado lo que poseemos de más precioso, lo que sólo le pertenece a uno mismo, lo que no concierne a los demás, lo que no cabe divulgar, ni mostrar, porque es algo demasiado diferente de las apariencias cuva salvaguarda pública exige el honor.

Inscrita por naturaleza en el interior de la casa, de la morada, cerrada bajo llave, enclaustrada, la vida privada se muestra, pues, como tapiada. No obstante, a un lado y a otro de este «muro» cuya integridad trataron de defender con todas sus fuerzas las burguesias del siglo XIX, se han entablado combates constantes. El poder privado ha de resistir, hacia fuera, los asaltos del poder público. Pero, hacia dentro, tendrá también que contener las aspiraciones individuales a la independencia, ya que el recinto alberga un grupo, una

compleja formación social cuyas desigualdades y contradicciones se diría que alcanzan su colmo, si tenemos en cuenta que el poder de los hombres choca con el de las mujeres con más viveza que en el exterior, así como el de los viejos con el de los jóvenes, y el de los amos con la indocilidad de los sirvientes.

Desde la Edad Media, todo el movimiento de nuestra cultura se ha dirigido hacia una agudización siempre en aumento de este doble conflicto. Con el fortalecimiento del Estado, sus intromisiones se han vuelto más agresivas y penetrantes, mientras que la apertura de las nuevas iniciativas económicas, la debilitación de los rituales colectivos y la interiorización de las actitudes religiosas, han tendido a promover y liberar a la persona, y contribuido a fortalecer, al margen de la familia y de la casa, otros grupos de convivencia, con lo que se ha desembocado en una diversificación del espacio privado. Por lo que respecta a los hombres, este espacio se ha ido distribuyendo progresivamente, y desde luego tanto en las ciudades como en los pueblos, en tres partes: la casa, donde se mantenia confinada la existencia femenina; ciertas áreas de actividades a su vez privatizadas, como el taller, la tienda, la oficina o la fábrica; y, en fin, aquellos ámbitos propicios a las complicidades y los relajamientos masculinos.

como el café o el club.

La ambición de los cinco volúmenes de esta obra consiste precisamente en hacer perceptibles los cambios, lentos o precipitados, que, al filo de las épocas, han afectado a la noción y los aspectos de la vida privada. Los rasgos de ésta, en efecto, se transforman sin cesar. En cada etapa, «persisten algunos que provienen de un pasado lejano», como anotaba Philippe Ariès en uno de los documentos de trabajo que nos dejó. Mientras que otros, añadía, «más recientes, están destinados a seguir evolucionando, o bien desarrollándose, o bien abortando o modificándose hasta el extremo de volverse irreconocibles». Convenientemente advertido de semejante movilidad, que asocia de modo permanente la continuidad y la innovación, el lector se sentirá quizás menos desorientado ante la evolución que se despliega ante sus ojos y cuyo ritmo, al acelerarse, no dejará de perturbarlo poco o mucho. ¿No percibe acaso cómo se debilitan, entre el domicilio y el lugar de trabajo, los espacios intermedios de la sociabilidad privada? ¿No está asistiendo al desvanecimiento rápido y devastador de la distinción entre lo masculino y lo femenino, que la historia nos ha mostrado enérgicamente anclada sobre la distinción entre el fuera y el dentro, entre lo público y lo privado? ¿No comprende lo urgente que resulta en la actualidad ingeniárselas a fin de salvaguardar la misma esencia de la persona, una vez que el fulgurante progreso de las técnicas, al tiempo que arruina los últimos reductos de la vida privada, está desarrollando unas formas de control estatal que, si no nos prevenimos frente a ellas, reducirán muy pronto al individuo a no ser más que un número sumido en un inmenso y terrorifico banco de datos?

#### Introducción

por Paul Veyne

Desde César y Augusto hasta Carlomagno, o lo que es lo mismo hasta el advenimiento de los Comnenos al trono de Constantinopla, este libro abarca ocho y hasta diez siglos de vida privada. Por cierto, no sin grandes lagunas, que además son deliberadas; un inventario completo carecería de atractivo para el lector cultivado. Demasiados siglos conocidos a través de una documentación tan indigente que parece exánime; el tejido de este milenio es una materia acribillada de lagunas irregularmente repartidas. Ha parecido preferible recortar, en todo este lienzo excesivamente vasto, algunos trozos más o menos coherentes cuyas imágenes pueden aún animarse.

Primer fragmento: el Imperio romano durante el paganismo, relatado con suficientes pormenores como para que resalte violentamente el contraste con la cristianización; hay que agradecer al gran historiador Peter Brown la tarea de haber arrojado semejante ácido sobre semejante reactivo. El cuadro, con dos paneles, paganismo y cristianismo, se artícula así como un drama, el del tránsito

del «hombre civico» al «hombre interior».

Segundo fragmento: el marco material de la vida privada; la casa, durante la Antigüedad pagana y cristiana, se estudia con todo detalle, no tanto en su materialidad como en sus funciones, su arte y su vida; creemos que se trata de un estudio totalmente nuevo; y esperamos que nuestros lectores no dejarán de agradecernos el habernos extendido sobre el particular. Nos hemos propuesto ante todo, por lo que respecta a la arquitectura privada, trazar un paralelo del estudio de la arquitectura pública urbana que ocupa, en la Histoire de la France urbaine, un amplio espacio, tanto en el texto como en las ilustraciones. Hay además otra razón, y es el gusto tan vivo que el público manifiesta en la actualidad por la arqueología; se ve a los turistas, durante el verano, afanarse en gran número en ios terrenos de excavaciones, guía en mano. Pero la guía no lo es todo: no puede enseñar a ver, a interpretar unos pobres restos, a reconstruir mentalmente los muros, los pisos y el tejado de una casa reducida a sus cimientos, a imaginarse a sus habitantes, sus ocupaciones, su movimiento en la casa, su promiscuidad o sus distancias. 1 the motor wall

Tereer fragmento: la alta Edad Media occidental y el Oriente bizantino. El Imperio romano pierde durante el siglo y de nuestra era sus provincias occidentales, en las que los bárbaros dan forma a sus reinos. Reducido a su mitad oriental, el Imperio romano continúa: la civilización bizantina no es otra cosa que la continuación de la Antigüedad romana, paulatinamente transformada por la sola fuerza del paso del tiempo. Dos cuadros, el uno frente al otro, hacen ver, de acuerdo con el espíritu de la «nueva historia», la vida del Occidente merovingio y carolingio y la del Imperio bizantino durante la etapa de la dinastía macedónica.

Ante nuestra opción, el lector de esta historia de la vida privada puede hacernos con todo derecho dos preguntas: ¿por que haber comenzado por los romanos? ¿Por que no por los griegos?

¿Por que los romanos? ¿Porque su civilización iba a ser el fundamento del Occidente moderno? No lo se. No es seguro que constituya semejante fundamento (el cristianismo, la tecnologia y los derechos humanos son mucho más importantes); no se comprende bien qué sentido preciso atribuir a la palabra fundamento si se quiere que una discusión al respecto desemboque en otra cosa que en un hablar por hablar plagado de reservas políticas o educativas. En fin, puede estimarse que un historiador no tiene forzosamente la misión de corroborar las ilusiones genealógicas de unos recién llegados. La historia, como viaje que es hacia lo otro, ha de servir para hacernos salir de nosotros mismos, al menos tan legitimamente como para asegurarnos dentro de nuestros propios limites. Los romanos resultan prodigiosamente diferentes de nosotros y, en cuestión de exotismo, no tienen nada que envidiar a los amerindios o a los japoneses. Radicaba aquí una primera razón para que comenzáramos por ellos nuestra historia: a fin de proporcionar un contraste, y no para mostrar cómo se dibujaba ya el futuro Occidente. La «familia» romana, para no hablar más que de ella, se aparece tan poco a su leyenda o a lo que nosotros llamamos familia...

Pero entonces, ¿por qué no los griegos? Pues porque los griegos están en Roma, son lo esencial de Roma; el Imperio romano no es otra cosa que la civilización helenística, en las manos brutales (y aqui también, nada de sermones humanistas) de un aparato estatal de origen italiano. En Roma, la civilización, la cultura, la literatura, el arte y la misma religión, son cosas procedentes, puede decirse que en su totalidad. de los griegos, a lo largo de medio milenio de aculturación: Roma, poderosa ciudad etrusca, se hallaba, desde su fundación, no menos helenizada que las otras ciudades de Etruria. Si el alto aparato del Estado, el emperador y el Senado, se mantuvieron, en sus aspectos principales, ajenos al helenismo (tál era la voluntad romana de poder), en cambio, el segundo nivel institucional, el de la vida municipal (el Imperio romano constituía un cuerpo cuyas células vivas eran miles de ciudades autónomas), llegó a ser enteramente griego. La vida de una población del Occidente latino, desde el siglo II anterior a nuestra era, era idéntica a la de una ciudad de la mitad oriental del Imperio. Y, en lo más importante, era esta vida municipal, completamente helenizada, la que servia de marco a la vida privada.

Así pues, cuando comienza la presente historia, hay una civilización universal (a la medida del universo de entonces) que reina
desde Gibraltar hasta el Indo: la civilización helenística. Un pueblo
marginal, helenizado a su vez, los romanos, lleva a cabo la conquista
de toda esta área cultural y acaba por helenizarse. Porque entiende
que participa de semejante civilización, que para él no es extranjera
ni griega, sino simplemente la civilización misma, cuyos primeros
usufructuarios habían sido los griegos; y los romanos se hallaban
absolutamente decididos a no dejársela en exclusiva. Roma se volvió griega, exactamente del mismo modo que el Japón contemporáneo se ha convertido en un país de Occidente. Este primer volumen comienza con la descripción de la vida privada en aquel Imperio al que llamamos romano pero que con el mismo derecho
podría llamarse helénico. Tal es el punto de partida de nuestra
historia: un antiguo Imperio abolido.

Roma es un pueblo que tuvo por cultura la de otro pueblo. Grecia. La voluntad de poder de la clase gobernante romana era tan fuerte, que se apoderaba de los valores ajenos como si fueran un botín; nunca tuvo miedo de perder su identidad nacional, ni de desprenderse de su herencia cultural; no fue ni xenófoba ni integrista. En eso es en lo que se reconoce a los grandes pueblos.

Con ocasión de la edición italiana de la presente obra, el autor de la primera parte ha corregido y aumentado su texto en la medida de sus fuerzas: agradece a la editorial Laterza la posibilidad de hacerlo.

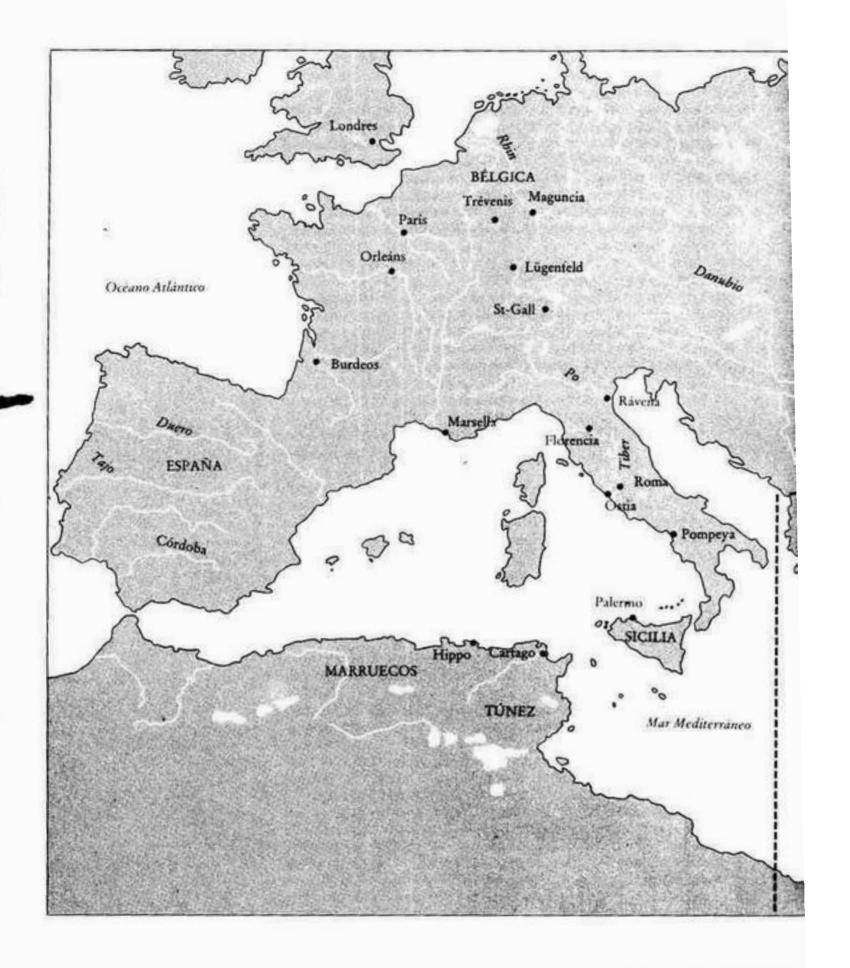

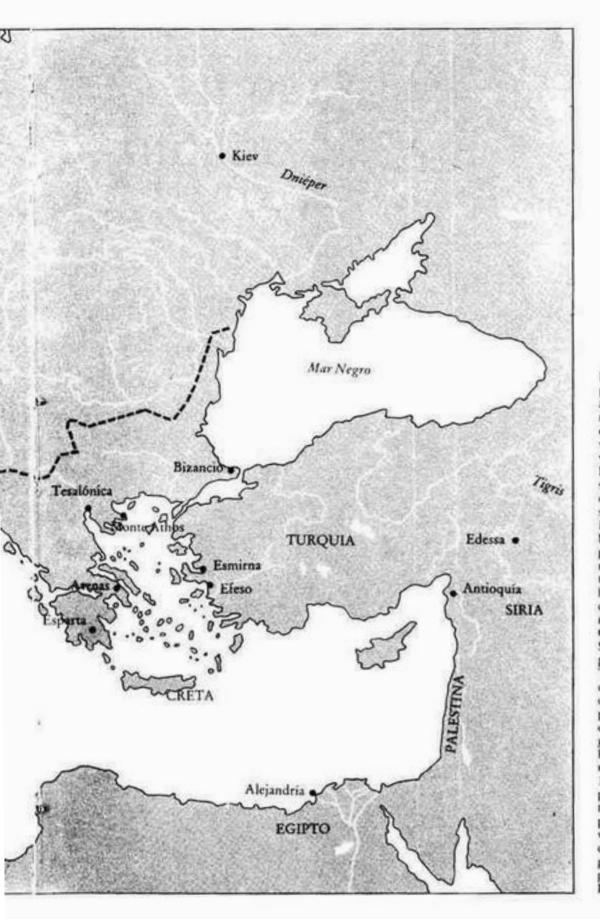

Para comodidad de los lectores, la poesía de los nombres de lugares antiguos se ha sacrificado a losmodernos. La verdadera escala de este mapa es la siguiente; en este vasto Imperio, la velocidad de los viajes por tierra era de treinta kilómetros por día a sesenta, lo más, salvo en el caso de los correos. oficiales. Por mar, según los vientos, se necesitaban quince días para ir de Roma a Siria, y en ocasiones bastantes más: se evitaba, si era posible, viajar por mar entre noviembre y marzo. No es que en esc. tiempo se viajara mucho menos, pero había que organizar la vida en consecuencia. Las ciudades más importantes, después de Roma, eran Cartago, Alejandría, Antioquia de Siria y Efeso. Las regiones más prósperas eran Tunicia. Siria y Turquia. La originalidad del Imperio estaba en su bilingüismo: en su mitad oeste, la lengua de los poderes públicos, del comercio y de la cultura era el latín; en su mitad oriental, el griego. Población: 50.000.000 de habitantes o, a lo más, el doble. Las mayores ciudades oscilan entre 100.000 y 200.000 habitantes, más la población rural de su territorio. Roma tenía 500.000 habitantes, y hasta puede ser que el doble. El nivel de vida, variable según las provincias, debía de oscilar entre lo que hoy pueda ser el de uno de los países más pobres y uno de los más ricos del Próximo y el Medio Oriente.

# El Imperio romano

Paul Veyne



Pintura de Pompeya, casa llamada de Terentius Neo; retrato de una pareja, antes del 79 a. C. En el Egipto romano, los célebres «retratos de Fayum» son el equivalente de éste. (Nápoles, Museo arqueológico.)

El hielo se rompe enseguida con ellos: para conocerlos, basta con mirarlos a los ojos; y ellos mismos miran también a su vez. No siempre ni en todas sus épocas ha supuesto el arte del retrato un intercambio de miradas semejantes.

Este hombre y esta mujer son algo más que simples objetos, puesto que nos están viendo; pero no hacen nada para desafiarnos, ni por seducirnos, ni por convencernos o hacernos entrever alguna interioridad que no nos atreviésemos a juzgar. Más que descubrir los ojos del mundo: nuestra presencia resulta natural, y ellos se encuentran naturales a sí mismos; son lo mismo que somos nosotros, y las miradas se intercambian en un plano de igualdad y con análoga significación.

Esta humanidad greco-romana ha sido clásica durante mucho tiempo; parecía natural, no parecía anticuada, no parecía mezquina. El padre de familia y su mujer no posan ni hacen mímica; su atuendo no hace alarde de signos sociales ni de símbolos políticos, el hábito no hace al monje; no hay decoración: ante este fondo neutro, el ser individual es el mismo y sería el mismo en cualquier otro sitio. Veracidad, universalidad, humanidad. La mujer ha puesto su elegancia en su peinado y no lleva joyas.

En la actualidad, nos inclinamos a creer en la arbitrariedad de las costumbres, en el tiempo histórico y en la finitud. Para despertarnos del sueño humanista en que se hallan sumidos, basta un primer argumento, todavía exterior: este hombre y esta mujer eran lo bastante ricos como para hacerse pintar. Del mismo modo, sólo en apariencia son dos seres individualizados; el retrato, que cualquiera tomaría por una instantánea, ha fijado, como al azar, su identidad en una edad canónica, aquella en la que ya se ha dejado de crecer y en la que aún no se ha comenzado a envejecer. No son dos seres de carne y hueso, captados en un momento cualquiera de sus vidas, sino los tipos individualizados de una sociedad que aspira

#### Página de entrada

Baco, bronce de tamaño mediano, Este adolescente imberbe de largos cabellos inclina desde lo alto de su pedestal su cabeza negligentemente ladeada. Sus labios, sus ojos y su encanto casi inquietantes revelaban en él una naturaleza divina. (Paris, Petit Palais, col. Dutuit.) a ser a la vez real e ideal. El instante coincide con una verdad sin edad y el individuo es en realidad una esencia.

El marido y su mujer muestran los atributos menos dudosos y más personales de su superioridad social; no la bolsa o la espada, propios de la riqueza y el poder, sino un libro, unas tablillas para escribir y un punzón. Este ideal de cultura es natural; el libro y el punzón son para ellos visiblemente utensilios familiares, de los que no tienen porqué hacer ostentación. Y cosa bastante rara en el arte antiguo, que no gusta demasiado de gestos familiares, el hombre apoya con aire expectante el mentón sobre lo alto de su libro (en forma de rollo), mientras que ella se lleva meditativamente el punzón a sus labios; está buscando un verso, porque la poesía era también un arte femenino. Un Miguel Angel amará los gestos «autísticos» (su Moisés se acaricia distraidamente la barba) que revelan en él la sombra de una duda o de un sueño. Pero, aqui, nadie sueña: meditan y están seguros de sí mismos, porque el gesto autístico prueba la intimidad de la cultura; no se trata de unos privilegiados, y si tienen libros es porque los aman. La sutileza y la naturalidad de estas bellas ficciones constituyen la grandeza del mundo greco-romano que vamos a visitar. ¿Burgueses o nobles? Elegantes.

Si la amistad y el duelo tienen sus derechos, se me permitirá que dedique las páginas que siguen a la memoria de Michel Foucault, cuya fortaleza era tan grande que junto a él se experimentaba el placer que se siente cuando uno se encuentra junto a una montaña. Su muerte representa la pérdida de una fuente de energía.

It is a strange courage You give me, ancient star. Shine alone in the sunrise Toward which you lend no part.

## Desde el vientre materno hasta el testamento

El nacimiento de un romano no se limitaba a ser un hecho biológico. Los recién nacidos no vienen al mundo, o mejor dicho no son aceptados en la sociedad, sino en virtud de una decisión del jefe de familia; la anticoncepción, el aborto, la exposición de niños de origen extraconyugal y el infanticidio del hijo de una esclava eran pues prácticas usuales y perfectamente legales. No serian mal vistas, y más tarde ilegales, sino después de la difusión de la nueva moral que, para simplificar, se conoce como estoica. En Roma, no puede decirse que un ciudadano «ha tenido» un hijo: lo «toma», lo «acoge» (tollere); el padre ejerce la prerrogativa, inmediatamente después de nacido su hijo, de levantarlo del suelo, donde lo ha depositado la comadrona, para tomarlo en sus brazos y manifestar así que lo reconoce y rehúsa exponerlo. La madre acaba de dar a luz (sentada, en una butaca especial, lejos de cualquier mirada masculina) o bien ha muerto durante la operación y ha habido que extraer el bebé de su vientre abierto: todo lo cual no sería suficiente para decidir sobre la venida al mundo de un vástago.

La criatura que su padre no ha levantado, se verá expuesta ante la puerta del domicilio o en algún basurero público; lo recogerá quien lo desee. Lo expondrán también si el padre, ausente, había ordenado a su mujer encinta que lo hiciera; los griegos y los romanos sabían que una particularidad de Egipcios, Germanos y Judios, consistía en criar a todos sus hijos y no exponer a ninguno. En Grecia, se exponía con más frecuencia a las hembras que a los varones; el año 1 antes de C., un heleno escribía en estos términos a su mujer: «Si (¡toco madera!) llegas a tener un hijo, déjalo vivir, si es un chico; si es una nina, deshazte de ella.» Pero no es en absoluto cierto que los romanos hayan tenido la misma parcialidad. Exponian o ahogaban a las criaturas malformadas (y no por cólera, sino por razón, como dice Séneca: «Hay que separar lo bueno de lo que no sirve para nada») así como también a los hijos de una hija suya que hubiera cometido una «falta». Pero sobre todo, el abandono de hijos legítimos se debía a la miseria de unos y a la política matrimonial de otros. Los pobres abandonaban a los hijos que no podían criar; sin que faltaran otros «pobres» (en el sentido antiguo de este término, que hoy traduciriamos por «clase media»), que exponían a los suyos «para no verlos echados a perder por una

Aceptación o abandono

et porie

Detalle de un sarcófago, mediados del siglo n. Sentada en elevada butaca como le corresponde, la dama da de mamar al bebé. Con un libro en la mano, que le caracteriza, el padre se apoya noblemente sobre un pilar convencional. (Paris, Louvre.)



Rótulo de comadrona en terracota. Una de las parteras sostiene a la parturienta que se agarra a la silla, mientras que la otra se dispone a extraer la criatura. (Ostia, Museo arqueológico.)

educación mediocre que los iba a hacer inaptos para la dignidad y las cualidades excelentes», según escribía Plutarco; la clase media. efectivamente, los simples notables, prefería por ambición familiar concentrar sus esfuerzos y sus recursos sobre un número reducido de descendientes. En las provincias orientales, los campesinos se repartían amigablemente los vástagos; cierto matrimonio tenía cuatro hijos, y con ellos había llegado al límite de bocas que podía alimentar: le nacieron tres más, y se los pasaron a familias amigas, que gustosamente acogieron a esos futuros trabajadores y los consideraron «hijos suyos». Por su parte, los juristas no eran capaces de decidir si esos hijos «tomados a cargo» (threptoi) eran libres, o habían pasado a ser esclavos de quienes los criaban. Pero incluso los más ricos podían no querer un vástago no deseado, si su nacimiento iba a perturbar disposiciones testamentarias ya adoptadas en lo referente al reparto de la sucesión. Había una norma de derecho que rezaba así. «El nacimiento de un hijo (o de una hija) rompe el testamento» sellado con anterioridad, salvo que el padre se resignara a desheredar de antemano al hijo que pudiera nacerle; tal vez pareciera preferible no oir nunca hablar de él que tenerlo que desheredar.

¿Qué ocurría con los niños expuestos? Era infrecuente que sobrevivieran, escribe el Pseudo Quintiliano, que hace una distinción: los ricos deseaban que la criatura no reapareciera jamás; mientras que los menesterosos, forzados únicamente por la pobreza, hacen cuanto pueden para que el recién nacido pueda verse aceptado. En ocasiones, la exposición no era más que un simulacro: la madre, a espaldas de su marido, confiaba su hijo a unos vecinos o a unos



Sarcófago, del s. 1 o n. Unas sirvientas dan su primer baño al recién nacido. (Roma, museo de las Termas.)

subordinados que lo criaban en secreto, más tarde se convertía en un esclavo y eventualmente en un liberto de sus educadores. En casos rarísimos, el niño podía andando el tiempo hacer que se reconociera su nacimiento libre; esa fue la historia de la esposa del emperador Vespasiano.

Como decisión legítima y madura, la exposición podía adoptar el aspecto de una manifestación de principios. Un marido que sospeche que su mujer le ha sido infiel, expondrá al hijo que cree adulterino; así fue cómo se abandonó «completamente desnuda», a la puerta del mismo palacio imperial, a la hija de una princesa. También podía ser una manifestación político-religiosa: con ocasion de la muerte de un principe muy querido, Germanicus, la plebe se manifestó en contra del gobierno de los dioses, apedreó sus templos, y hubo padres que expusieron ostensiblemente a sus hijos como signo de protesta; tras el asesinato de Agripina por su hijo Nerón, un desconocido «expuso en pleno foro a su recién nacido con un cartelón en que había escrito: No quiero criarte, no sea que estrangules a tu madre». Y si la exposición era una decisión privada, ¿porqué no habría de serlo pública llegada la ocasión? Un rumor corrió en cierta ocasión entre la plebe: el Senado, habiendo sabido por los adivinos que en aquel año iba a nacer un rey, se proponía obligar al pueblo a abandonar a todos los niños que nacieran durante el período en cuestión. ¿Cómo no pensar en este caso en la matanza de los Inocentes (que, dicho sea de paso, es probablemente un hecho auténtico, y no una leyenda)?

La «voz de la sangre» no se dejaba oir demasiado en Roma; la que hablaba más alto era la voz del nombre familiar. Por ejemplo,



Sarcófago, del s. 1 o II. Unas sirvientas dan su primer baño al recién nacido. (Roma, museo de las Termas.)

los bastardos adoptaban el nombre de su madre, y no existían ni la legitimación ni el reconocimiento de la paternidad; olvidados por su padre, los bastardos no jugaron prácticamente ningún papel social ni político en la aristocracia romana. Pero no sucedia lo mismo con los libertos, a veces ricos, poderosos, y capaces en ocasiones de hacer llegar a sus hijos hasta el orden de los caballeros, e incluso hasta el Senado: la oligarquía dirigente se reproducia mediante sus propios hijos legítimos lo mismo que mediante los hijos de sus antiguos esclavos... Porque los libertos tomaban como nombre de familia el del amo que los había liberado de la esclavitud; continuaban su estirpe. Es así cómo se explica en definitiva la frecuencia de las adopciones: el niño adoptado tomaba el nombre de familia de su nuevo padre.

Natalidad y anticoncepción



¿Qué procedimiento era el utilizado? Plauto, Cicerón y Ovidio, hacen alusión a la costumbre pagana del lavado tras el acto, y un bajorrelieve descubierto en Lyon muestra al portador de una palangana que se acerca a una pareja muy ocupada en el lecho; la costumbre, so color de higiene, podría ser anticonceptiva. Tertuliano, polemista cristiano, considera que el esperma es ya un ser vivo, una vez emitido (y asimila la fellatio a la antropofagia); en consecuencia, en su Velo de las virgenes, hace una alusión, oscura a fuerza de obscena truculencia, a las falsas virgenes cuya preñez equivale a un parto: paradójicamente, lanzan al mundo hijos exactamente iguales a su padre, y, al hacerlo así, los matan; alusión a un diafragma o pesario. Y san Jerónimo, en la carta XXII, habla de aquellas muchachas «que experimentan de antemano su esterilidad y matan al ser humano antes incluso de engendrarlo»: alusión a una droga espermaticida. En lo referente al ciclo menstrual, el médico Soranos sostenia, sobre la base de reflexiones teóricas, que las mujeres conciben exactamente antes o inmediatamente después de



Fragmento de vaso con relieves, saglo i. Un surviente le trae apresuradamente una polania con agua a una pareja muy ocupada. Era algo ritual, despues de cada relación sexual, un lavado purificador. (Lyon, museo de la Civilización galo-romana.)



Fragmento de vaso con relieves, siglo i. Un sirviente le trae apresuradamente una jofaina con agua a una pareja muy ocupada. Era algo ritual, después de cada relación sexual, un lavado purificador. (Lyon, museo de la Civilización galo-romana.)



Ex-voto a las deidades nutricias, siglos n m. La madre y el nino han acudido a ofrecer una bandeja de frutos a la diosa sedente que da de mamar a un bebe. Las Nutricias, o Madres, o Matronas, eran divinidades protectoras celtas. (Museo de Marburg.)

la regla; doctrina que se mantuvo felizmente esotérica. Todos estos procedimientos corren por cuenta de la mujer; no hay ninguna alusión al coitus interruptus.

¿Cuántos hijos tienen? La ley otorgaba a las madres de tres hijos un privilegio por haber cumplido con su deber, y este número parece haberse considerado canónico; es difícil interpretar con seguridad las indicaciones de los epitafios; en cambio, los textos hablan de familias de tres hijos con particular frecuencia. Lo hacen como en un sentido proverbial. ¿Se propone un epigramatista culpar a la mujer que, por avaricia, hace pasar hambre a sus hijos? Pues escribirá: «a sus tres hijos». Exclamará a su vez un predicador estoico: «¿Se piensa haber hecho ya mucho porque se ha introducido en este mundo, para asegurar la perpetuación de la raza, dos o tres desagradables crios?» Semejante malthusianismo no era sino una estrategia dinástica; como le dice Plinio a uno de sus corresponsales, en cuanto se tiene más de un hijo, hay que pensar en dar con un verno o una nuera adinerados para el segundo. Porque lo que no se quería era dividir las sucesiones. Aunque también es cierto que la moral tradicional, por su parte, habia ignorado semejantes cálculos y seguía siendo aún, en tiempos del propio Plinio, la moral de algunos padres de familia a la antigua usanza, que «no dejaban en barbecho la fecundidad de sus esposas, por más que en nuestra época piense la mayoría que un único hijo constituye ya un pesado lastre y que resulta ventajoso no cargarse de descendencia». Cambiaron tal vez las cosas a medida que se aproximaba el final del siglo II, cuando se instalaron la moral estoica y la cristiana? El orador Frontón, maestro de Marco Aurelio, había «perdido cinco hijos» a causa de la mortalidad juvenil; debió de tener bastantes más; el mismo Marco Aurelio tuvo nueve, entre hijos e hijas, Después de tres siglos renacía la edad de oro en que Cornelia, madre de los Gracos y mujer ejemplar, había dado a la patria doce hijos.



Ex-voto a las deidades nutricias, siglos II-III. La madre y el niño han acudido a ofrecer una bandeja de frutos a la diosa sedente que da de mamar a un bebé. Las Nutricias, o Madres, o Matronas, eran divinidades protectoras celtas. (Museo de Marburg.) Educacion

Apenas venido al mundo el recien nacido, niño o niña, se le confiaba a una nodriza: había pasado la época en que las madres criaban a sus hijos ellas mismas. Pero la «nodriza» hace mucho más que amamantar: la educación de los chavales, hasta la pubertad, le está confiada a ella y a un «pedagogo», llamado también «criador» (nutritor, tropheus), encargado de su buena educación; el de Marco Aurelio le había enseñado a cuidarse de su persona con sus propias manos y a no aficionarse a las carreras del Circo. Los niños viven con ellos, toman con ellos sus comidas, pero cenan con sus padres y los invitados de éstos ya que la comida de la noche tenia algo de ceremonial. Tanto el ama de cria como el pedagogo contaron siempre mucho; Marco Aurelio hablará con la piedad conveniente de su padre natural, de su padre adoptivo y de su «criador», y el emperador Claudio conservará un rencor duradero hacia su pedagogo, que abusaba de los azotes. Cuando una muchacha se casa, su madre y su ama van juntas, la noche de bodas, a dar los últimos consejos al joven esposo. Pedagogo, nodriza y hermano de leche son una vice-familia, con libertad para todas las indulgencias y aun complacencias, que puede pasar por alto las leyes del mundo; en el asesinato de su madre. Nerón tendrá por complice a su «criador»; y cuando todos lo abandonen, empujado a la muerte por sus subordinados en rebeldia, su nodriza sera la única que lo consuele: y ella será quien lo amortaje después de su suicidio, con la avuda de su concubina Acté. A pesar de lo cual. Nerón se había portado severamente con su hermano de leche, con quien debiera haber tenido alguna piedad. Un filósofo estoico hizo un día un sermón sobre el amor a la familia; explicó que este amor corresponde a la Naturaleza, que es también la Razón, y por eso mismo los hijos amaban a su madre, a su ama de cría y a su pedagogo.

Tratándose de buenas casas, la vice-familia vive sanamente en el campo, lejos de las tentaciones, bajo la dirección de alguna mujer de la parentela, vieja y severa, «A sus virtudes experimentadas y seguras se les contiaba toda la progenitura de una misma casa. Ella era quien reglamentaba los estudios y los deberes de los niños así como sus juegos y sus distracciones.» César y Augusto fueron educados así; el futuro emperador Vespasiano «fue educado bajo la dirección de su abuela paterna en sus tierras de Cosa», a pesar de que vivía su madre. Una abuela paterna tenta, en efecto, que ser severa, mientras que el papel de la abuela materna era sobre todo de indulgencia; y un reparto análogo se daba entre los tíos, cuyos nombres eran respectivamente símbolos de severidad y de condescendencia.

Pudiendo ser la realidad de una educación bastante diferente de la autosatisfacción de los educadores, he aquí un profesor romano que nos presenta la otra cara de la cuestión: si bien es cierto que habla con una particular severidad, como lo exigia su profesión (en Roma, los filósofos y también a veces los profesores de retórica ocupan en la sociedad un lugar aparte, un poco como los sacerdotes entre nosotros). En su opinión, el niño, que se supone recibe educación en casa de sus padres, no recibe de su entorno sino lecciones de «molicie»; su indumentaria de niño es tan lujosa como la de los adultos, y se desplaza igual que ellos en silla de manos; sus padres

Sarcófago. El chiquillo juega a conducir un carrito enganchado a un animal de su talla. Las varas eran reales. (Paris, Louvre.)





Pinturas de una tumba subterranca siglo ii de nuestra era. Juegos de pelota, niño que aprende a caminar con un andador o «youpala» (Roma, museo de las Termas.)

se extasían con sus salidas infantiles mas descaradas; escucha en la mesa bromas atrevidas y canciones frívolas; y se da cuenta de la presencia en la casa de concubinas y favoritos. Ahora bien, más adelante podremos ver que en Roma los espíritus se hallaban impregnados de una doctrina de sentido común que condenaba por pervertido y decadente el mundo tal como iba; se pensaba por otra parte que la moralidad consistia no tanto en el amor de la virtud o en su práctica habitual, cuanto en la energía suficiente para resistir al vicio: la clave de bóveda del individuo era por tanto una fuerza de resistencia. La educación tenía teóricamente como fin templar el carácter mientras era tiempo oportuno para ello, de modo que los individuos pudiesen resistir, una vez adultos, al microbio del lujo y de la decadencia que, a causa de la corrupción de los tiempos actuales, se había metido en todas partes; era un poco como cuando nosotros hacemos que los adolescentes practiquen el deporte porque sabemos muy bien que más tarde van a pasar el resto de sus vidas sentados en un despacho. Pues bien, en la práctica, lo contrario de la molicie es la actividad, la industria, que fortalece los músculos del carácter, mientras que la molicie los atrofia: Tácito, por ejemplo, nos habla de un senador procedente «de una familia plebeya, pero muy antigua y considerada; prevenía en su favor por su aire bondadoso más que por su energía, y sin embargo su padre lo había educado con toda severidad».

Sólo la severidad, capaz de aterrorizar los apetitos tentadores, puede ejercitar la musculatura del carácter. Por eso dice Séneca, «los padres hacen que el carácter todavía dúctil de los niños aprenda a soportar lo que le beneficiará; por más que lloren y pataleen, se les faja estrechamente, no sea que su cuerpo aún inmaduro se deforme, en vez de desarrollarse correctamente, y luego se les





Sarcolago de niño. El mot,vo es un umo que juega al aro (trochus). (Roma, museos del Vaticano.)

inculca la cultura propia de los hombres libres, incluso con el recurso al miedo, si es que la rechazan». Semejante severidad corresponde al papel del padre, mientras que es propia de la madre la blandura; un niño bien educado sólo dirige la palabra a su padre llamándolo «señor» (domine). Los advenedizos solian imitar enseguida esta costumbre aristocrática. La distancia entre padres e hijos era enorme. El profesor de retórica que hemos citado con anterioridad había perdido un hijo de diez años al que adoraba y que, según nos cuenta, le prefería a sus nodrizas y a la abuela que le educaba; a este hijo le aguardaba una esplendida carrera en la elocuencia judicial (un género de elocuencia que constituía entonces la parte más brillante, mundana y agitada de la vida literaria, algo así como el teatro entre nosotros); las excepcionales dotes del muchacho justificaban el duelo público del padre. Como es sabido, el presunto instinto materno o paternal mezela casos individuales de amor de elección (que no tiene mayores ni menores probabilidades de producirse entre padre e hijo que entre dos individuos cualesquiera reunidos por los avatares de la existencia) y casos, sin duda más numerosos, de sentimiento parental «inducido» por la moral vigente; esta última enseñaba a los padres a amar a sus hijos como a los continuadores del nombre familiar y del prestigio de la estirpe. Sin vanos enternecimientos. Aunque se consideraba legítimo el llanto por la ruina de las esperanzas familiares.

Adopción

Nuestro profesor tenía además otra razón para llorar a su hijo predilecto: un gran personaje, un cónsul, acababa de adoptar a éste, lo que le prometía al niño una carrera pública brillante. La frecuencia de las adopciones, en efecto, es otro ejemplo del escaso sentimiento natural de la «familia» romana. Hay dos medios de tener hijos: engendrarlos mediante una boda adecuada o adoptarlos; éste podía ser un medio de impedir la extinción de una estirpe, así como también de adquirir la cualidad de padre de familia, exigida por la ley a los candidatos a los honores públicos y al gobierno de las provincias: Del mismo modo que el testador convertía en su continuador al que instituía como heredero, cuando se adoptaba a un muchacho bien escogido, se elegía a un sucesor digno de uno mismo. El futuro emperador Galba se ha quedado viudo, y sus dos hijos están muertos; desde hacia mucho tiempo había reparado en los méritos de un joven noble llamado Pisón; pues bien, en el testamento que redacta lo instituye su heredero, y luego acabará adoptándolo. También era posible, como hizo Herodes Atticus, adoptar aunque se tuviera hijos vivos. Los textos históricos hablan de la existencia de una adopción por testamento, pero no aparecen sus huellas en los textos jurídicos. El caso más sugestivo de herencia combinada con adopción es el de un cierto Octavio, quien, convertido en hijo y heredero de César, acabará siendo un día el emperador Octavio Augusto. En otras ocasiones, la adopción era, igual que el matrimonio, un medio para poner en orden el movimiento patrimonial; un suegro que aprecia en su yerno la deferencia de que da pruebas con respecto a él, lo adopta cuando éste, una vez huérfano, entra en posesión de una herencia: he aqui al suegro





Sarcolago de niño, siglo n. Unas niñas lanzan su pelota contra una pared, mientras unos niños hacen deslizar una nuez sobre un plano inclinado a fin de cehar abajo un castillo de nueces. (Paris, Louvre.)

Relieve funerario, siglo n. Niñas que juegan al tejo. (Ostia, Museo arqueológico,)

convertido en dueño de esta herencia, puesto que ha puesto a su yerno bajo su potestad, a título de hijo. En contrapartida, ayudará a este hijo adoptivo a hacer una excelente carrera en el Senado: de este modo la adopción regula las carreras.

Estos hijos a los que se mueve de un lado para otro como peones sobre el tablero de la ríqueza y del poder no son unos pequeños seres a los que se quiere y mima; estos cuidados quedan para el ámbito doméstico. El niño ha aprendido a hablar de labios de su ama de cría; en las casas acomodadas, este ama era una griega, a fin de que el pequeño aprendiera desde la cuna la lengua de la cultura. El pedagogo, a su vez, es el encargado de enseñarle a leer-

¿Era la alfabetización un privilegio de la clase alta? Tres puntos claros se desprenden de los papiros de Egipto: había iletrados que tenian que acudir a otros para que les sostuvieran la pluma; había gentes del pueblo que sabían escribir; y había textos literarios, ya clásicos, en los más infimos villorrios (Aquella «cultura», simplemente, de la que el mundo antiguo estaba tan orgulloso). Los libros

Escuela

de los poetas en boga llegan enseguida a todas partes, hasta el fin del mundo: hasta Lyon. Por lo demás, habría que establecer muchas matizaciones (como las que los historiadores del Antiguo Régimen conocen tan bien). En una novela nos encontramos con un antiguo esclavo muy orgulloso porque sabe leer las letras mayúsculas; lo que quiere decir que no podía leer la letra cursiva de los libros, así como de los papeles privados y los documentos, pero que si entendía los rótulos de las tiendas o de los templos y los anuncios sobre elecciones o espectáculos, sobre alquileres y subastas, sin olvidar los epitafios. Por otra parte, si los preceptores privados sólo estaban al alcance de las familias más pudientes, había «tanto en ciudades como en aldeas», según Ulpiano, «maestros que enseñaban las primeras letras»; la escuela era una institución reconocida, el calendario religioso señalaba las vacaciones escolares y las clases eran por la mañana. Hemos descubierto una gran cantidad de documentos escritos de mano de gentes sencillas: cuentas de artesanos, cartas ingenuas, graffiti murales, tablillas de sortilegio... Sólo que escribir sin más para su propio uso es una cosa, y otra muy distinta saber escribir a más altas instancias: para ello hay que conocer el estilo elevado, y ante todo la ortografía (que los graffiti ignoran). Hasta tal punto que, para redactar un documento público, un placet, o incluso un simple contrato, gentes que en rigor sabían leer y escribir se sentian «iletradas» y acudian a un escribano público (notarius). Pero una parte más o menos importante de los niños romanos no habían dejado de ir a la escuela hasta los doce años, las niñas no menos que los niños (como nos lo confirma el médico Soranos); mejor aún, las escuelas eran mixtas.

A los doce años, los destinos de chicos y chicas se separaban, igual que los de ricos y pobres. Sólo los varones, si son de familia acomodada, continúan estudiando: bajo la vara de un «gramático» o profesor de literatura, estudian los autores clásicos y la mitología (de la que no creían una palabra, pero que hacía que pudiera reconocerse a las personas cultivadas); excepcionalmente, a algunas muchachas les ponía su padre un preceptor que les enseñaba sus clásicos. Hay que añadir que a los doce años una chica se halla en edad núbil, que algunas estaban otorgadas ya a un marido a esta edad tan precoz y aún no se había consumado el matrimonio; en cualquier caso, una chica es una adulta a los catorce años: «Los hombres las llaman entonces "señora" (domina, kyria) y, al comprender que no les queda otra cosa que hacer que compartir el lecho de un hombre, se dedican a embellecerse y carecen de cualquier otra perspectiva»; el filósofo que escribió estas líneas concluía «que más valdría hacerles comprender que nada podrá hacerlas más estimables que mostrarse púdicas y reservadas». En las buenas familias, se encierra desde entonces a las muchachas en la prisión sin barrotes de las labores de la rueca, que sirve para demostrar que no pasan el tiempo haciendo nada malo. Si una mujer adquiere una cultura de entretenimiento, sabe cantar, danzar y tocar un instrumento (canto, música y danza eran cosas que iban juntas), se la alabará y apreciará su talento, pero se tendrá buen cuidado en añadir que no por ello deja de ser una mujer honesta. Finalmente, será el marido quien eduque eventualmente a una mujer de buena familia, si es aún demasiado joven. Un amigo de Plinio tenía una esposa cuyo talento epistolar era muy encomiado: o era el marido el autor verdadero de sus cartas, o había sabido formar el hermoso talento de «aquella joven que había llevado de la virginidad al matrimonio», y en consecuencia era él el creador de aquel talento. Por el contrario, la madre de Séneca se había visto impedida en el estudio de la filosofía por su marido, que sólo veía en semejante tarea la senda del libertinaje.

Mientras tanto, los jóvenes prosiguen sus estudios. ¿Para convertirse en buenos ciudadanos? ¿Para aprender su futuro menester? ¿Para adquirir los medios de comprender algo en el mundo en que viven? No, sino para adornar su espíritu, para cultivarse en las bellas artes. Es un error pintoresco el de creer que la institución escolar se explica, a través de los siglos, por una función, la de formar al hombre o, por el contrario, la de adaptarlo a la sociedad. En Roma, no se enseñaba materias formativas ni utilitarias, sino materias de prestigio, y en primer lugar la retórica. En la historia es excepcional que la educación prepare al niño para la vida y sea una imagen reducida de la sociedad o una especie de modelo germinal; las más de las veces, la historia de la educación es la de las ideas corrientes en torno a la infancia y no se la puede explicar por la función social de la educación. En Roma, se trataba de embellecer mediante la retórica el alma de los jóvenes, del mismo modo que durante el siglo último se los disfrazaba de marinos o de militares; la infancia es una edad que se enmascara para su embellecimiento a fin de hacerle encarnar una visión ideal de la humanidad.



Otro detalle del sarcófago de la pag. 22: vestido de ceremonia, el hijo declara un deber de retórica ante su padre (y no ante su maestro). Sus dedos hacen uno de los gestos de la elocuencia, que se hallaban codificados y se enseñaban como tales. El libro en su mano izquierda no es un detalle real, sino un simbolo de cultura y por tanto de dignidad social. La cultura no era un simple adorno en el que un profesor moderno se detendria complacientemente, sino el signo distintivo de superioridad social.



Joven principe, procesión del altar de la Paz de Augusto, año 9 a. C. Su tio-abuelo el emperador guía el cortejo. El muchacho evita mirar hacia la alta estatura de los grandes personajes y se halla como ausente. ] No importa: lo importante es pertenecer a una familia así, que reina de modo que su intimidad se ha convertido en pública, como lo procha esta imagen tan familiar como oficial. Los rasgos del joven se hallan poco individualizados; se caracteriza por su juventud, no ha alcanzado aún la cdad institucional de ser él mismo. (Paris, Louvre.)

Adolescencia

Hemos prescindido de la educación en las regiones griegas del Imperio, porque era diferente en muchos aspectos. En este terreno hay que creer a Nilsson; mientras que la escuela romana es un producto de importación y, como tal, se mantiene separada de la calle, de la actividad política y religiosa, la escuela griega formaba parte de la vida pública. Tenía como escenario la palestra y el gimnasio, ya que el gimnasio era una segunda plaza publica a la que todo el mundo tenía acceso y donde no era gimnasia todo lo que se hacía. Pero también se hacía, y en mi opinión la enorme diferencia entre la educación a la griega y la educación romana radica en que, el deporte ocupaba la mitad de la primera; incluso las materias literarias (la lengua materna, Homero, la retórica, un poco de filosofía y mucha música, aún en tiempos del Imperio) se enseñaban en un rincón del gimnasio o de la palestra. A esta enseñanza, que se prolongaba hasta los dieciséis años, le seguian luego sin interrupción uno o dos años más con el mismo programa, durante los cuales se consideraba todavía al muchacho como un efebo\*1 /

Aparte de su carácter público, la música y la gimnasia, había aún otra diferencia. Ningún romano de buena cuna puede tenerse por cultivado si no ha habído un preceptor que le haya enseñado la lengua y la literatura griegas, mientras que los griegos más cultivados no se tomaban en serio el conocimiento del latín y se permitian ignorar a Cicerón y a Virgilio (sin que faltaran excepciones individuales, como es el caso del funcionario Appiano). Los intelectuales griegos que, como los italianos del siglo xvt, iban al extranjero a alquilar sus talentos, ejercían de la manera más natural en griego sus saberes médicos o filosóficos, en la que era la lengua de aquellas ciencias; y en Roma aprendían a chapurrear un poco de latín. Sólo a finales de la Antigüedad, se pondrán los griegos a aprender metódicamente latín para poder llevar adelante una carrera jurídica en la administración imperial

A los doce años, el niño romano de buena familia abandona la enseñanza elemental; a los catorce, abandona su indumentaria infatil y adquiere el derecho a hacer lo que todo muchacho anhela; a los dieciséis o diecisiete, puede optar por la carrera pública, o entrar en el ejército, no de otra manera que Stendhal se decidió a los dieciséis por ser húsar. No existe «mayoría de edad» legal, ni edad de la mayoría legal; no se habla de menores, sino solamente de impúberes, que dejan de serlo cuando su padre o su tutor advierten que están ya en edad de usar el atuendo adulto y de afeitarse el bozo incipiente. Aquí tenemos al hijo de un senador; a los dieciséis años cumplidos, es caballero; a los diecisiete, desempeña su primer cargo público: se ocupa de la policia de Roma, hace ejecutar a los condenados a muerte, dirige la Moneda; su carrera ya no se detendrá, llegará a ser general, juez, senador. ¿Dónde lo ha aprendido todo? En el tajo. ¿De sus mayores? De sus subordinados, mejor: tiene la suficiente altivez nobiliaria para que parezca

<sup>\*</sup> Las notas se incluyen al final de esta parte.



Estatua funeraria: la tristeza por una muerta o la tristeza de estar muerta. El rostro de esta estatua es un retrato. Una obra maestra de la escultura greco-romana cuya existencia suele olvidarse porque sólo se piensa en los originales griegos, en el arte supuestamente del todo romano del retrato y en los aspectos de la originalidad romana. (Roma, museo de los Conservadores.)

que decide cuando le están haciendo decidir. Cualquier otro joven noble, a los dieciséis años, era oficial, sacerdote del Estado, o se había estrenado ya en el foro.

Al aprendizaje sobre el tajo de los asuntos cívicos y profesionales se añade el estudio escolar de la cultura (el pueblo posee una cultura, pero no tiene la ambición de cultivarse); la escuela es el medio para semejante apropiación y, al mismo tiempo, modifica esta misma cultura: es así cómo llega a haber escritores «clásicos», del mismo modo que de acuerdo con los cánones del turismo va a haber lugares que será preciso haber visitado, y monumentos que habrá que haber visto. La escuela enseña por fuerza a todos los notables actividades prestigiosas para todo el mundo, pero que sólo interesan a unos pocos, incluso entre quienes las admiran de lejos. Y, como sucede que una institución cualquiera se convierte enseguida en fin de sí misma, la escuela enseñará sobre todo, y llamará clásico, lo que resulte más fácil de enseñar; desde los tiempos de la Atenas clásica, la retórica había sabido elaborarse como doctrina establecida y dispuesta para ser enseñada. Fue así cómo los jóvenes romanos, entre los doce y los dieciocho o los veinte años, aprendían a leer a sus clásicos, y luego estudiaban la retórica. ¿Y qué era la retórica?

Pues exactamente, nada útil, que aportara algo a la «sociedad». La elocuencia de la tribuna, así como la del foro, desempeñaron un gran papel durante la República romana, pero su prestigio provenía mucho más de su brillo literario que de su función cívica: Cicerón, que no era precisamente hijo de un oligarca, tendrá el raro honor de ser admitido en el Senado porque su relumbre literario de orador no podía por menos de realzar el prestigio de la asamblea. Todavía en tiempos del Imperio, el público seguia los procesos como se sigue entre nosotros la vida literaria, y la gloria de los poetas carecía de la aureola de vasta popularidad que ceñía la frente de los oradores de talento.

Esta popularidad de la elocuencia le valió al arte retórica, o elocuencia en recetas, convertirse, junto al estudio de los clásicos, en la materia capital de la escuela romana; de manera que todos los muchachos aprendían modelos de discursos judiciales o políticos, desarrollos-tipo, y efectos catalogados (el equivalente a nuestras «figuras retóricas»). ¿Aprendían por tanto el arte de la elocuencia? No, porque muy pronto la retórica, como se la enseñaba en la escuela, se convirtió en un arte aparte, mediante el conocimiento de sus propias reglas. Llegó a haber por tanto, entre la elocuencia y la enseñanza de la retórica, un verdadero abismo que la Antigüedad no dejó nunca de deplorar, al tiempo que se complacía en él. Los temas de discurso que se les proponían a los niños romanos no tenían nada que ver con el mundo real; al contrario, cuanto más abracadabrante era un tema, más materia proporcionaba a la imaginación; la retórica se había convertido en un juego de sociedad. «Supongamos que una ley ha decidido que una mujer seducida tenga la posibilidad de hacer condenar a muerte a su seductor o de casarse con él; ahora bien, durante una misma noche, un hombre viola a dos mujeres; una de ellas exige su muerte, y la otra, contraer

matrimonio con él»: un tema como éste ofrecía ancho camino al virtuosismo, al gusto por el melodrama y el sexo, al placer de la paradoja y a las complicidades del humor. Pasada la edad escolar, no faltaban aficionados muy versados que continuaban ejercitándose en semejantes juegos, en su domicilio, ante un auditorio de auténticos expertos. Tal fue la genealogía de la enseñanza antigua: de la cultura a la voluntad de cultura, de ésta a la escuela, y, de esta última al ejercicio escolar convertido en un fin en sí mismo.

Mientras el niño romano, al pie de la cátedra, «le aconseja a Sila Juventud efimera que renuncie a la dictadura» o delibera sobre lo que debe decidir la muchacha violada, ha alcanzado la pubertad. Comienzan unos años de indulgencia. Todo el mundo está de acuerdo: en cuanto los jóvenes se visten por primera vez de hombres, su primer cuidado consiste en granjearse los favores de una sirvienta o en precipitarse a Suburra, el barrio de mala fama de Roma: a menos que una dama de la alta sociedad, según se precisa, no ponga los ojos en ellos y tenga el capricho de espabilarlos (la libertad de costumbres de la aristocracia romana corría pareja con la de nuestro siglo XVIII). Para los médicos, como Celso o Rufo de Efeso, la epilepsia es una enfermedad que se cura por sí misma en la pubertad, o sea en el momento en que las chicas tienen sus primeras reglas y cuando los chicos mantienen sus primeras relaciones sexuales; lo que equivale a decir que pubertad e iniciación sexual son sinónimas para los muchachos, ya que la virginidad femenina sigue siendo sacrosanta. Entre su pubertad y su matrimonio se extendía por tanto para los jóvenes un período en que era corriente la indulgencia de los padres; Cicerón y Juvenal, moralistas severos, y el emperador Claudio, en sus funciones de censor, admitían que habia que hacer algunas concesiones al ardor de la juventud. Durante cinco o diez años, el muchacho se entregaba al libertinaje, o tenía una amante; o en compañía de una banda de adolescentes, podía echar abajo la puerta de una mujer de mala vida y consumar una violación colectiva.

A lo dicho viene a anadirse un hecho folclórico semi-oficial; la organización de los jóvenes en una institución exclusiva de ellos. Bien conocidas en la parte griega del Imperio, las asociaciones de jóvenes (collegia iuvenum) existian también del lado latino, si bien sigue manteniéndose en la oscuridad su papel exacto, sin duda porque era múltiple y desbordaba (a causa de la sangre ardiente de la juventud) las actividades en las que se pretendía confinarlas. Aquellos jóvenes hacían deporte, esgrima, y practicaban la caza a caballo; o bien se asociaban en el anfiteatro para la caza de las fieras, con gran admiración de sus compatriotas. Pero, por desgracia, no se contentaban con estas loables actividades físicas, adaptadas de la educación deportiva tan querida de la civilización griega: por el contrario, abusaban de su número y de su estatuto oficial y provocaban desórdenes públicos. En Roma, un privilegio reconocido desde siempre a la juventud dorada le permitía recorrer en pandillas las calles, durante la noche, zurrar al burgués, sobar a la burguesa y causar estropicios en las tiendas. Tampoco el joven

Relieve functario griego de Thyrea (Lacoma), siglos ti-t a. C. A este joven y rico caballero y cazador se le había enseñado a guerrear con la coraza y el casco que muestra su esclavo. En lo alto, a la derecha, el vaso que adornaba su tumba. La scrpiente que el hace ademán de alimentar es el mismo difunto, convertido en un genio benigno que los vivos se ocuparán de mantener. (Atenas, Museo nacional arqueológico.)

Nerón se privó de estas prácticas, hasta el punto de que en una ocasión se vio molido a palos por un senador al que la banda había atacado y que no tuvo tiempo de reconocer al emperador entre sus agresores. Las asociaciones de jóvenes parecen haber reivindicado para sí este derecho folclórico, «Regresa de cenar lo antes posible, porque hay una banda sobreexcitada de muchachos de las mejores familias que saquea la ciudad», se lee en una novela latina. Eran los mismos jóvenes que hacían de claque y de hinchas de los equipos de gladiadores y de cocheros entre los que se repartían las preferencias del público, cuya pasión deportiva podía llegar hasta batallas en toda regla. «Algunos, a quienes usualmente se denomina los Jóvenes, escribe un jurista, se dedican, en algunas ciudades, a jalear el griterío turbulento del público; si su falta se reduce a esto, se hará ante todo que los amoneste el gobernador, y, si reinciden, se los hará azotar, y luego se los dejará en libertad.»

Se trata de privilegios de la juventud, así como de privilegios del grupo constituido por los jóvenes. Cuando llega el momento del matrimonio, se acaban las amantes, y se acaban igualmente las relaciones con los compañeros de fechorías: eso es al menos lo que sostienen los poetas que componen los epitalamios y que, en sus cantos nupciales, no sienten ningún empacho en evocar los pasados desórdenes del joven esposo, al tiempo que aseguran que la novia es tan maravillosa que todo lo pasado ha acabado por completo.

Así fue al menos la primera moral romana. Pero, a lo largo del siglo II de nuestra era, se fue difundiendo paulatinamente la moral nueva, que siguiera teóricamente puso fin a aquélla; esta segunda moral, apoyada en leyendas médicas (no hay que olvidar que la medicina antigua tenía más o menos la misma seriedad científica que la de los tiempos de Molière), se propuso encerrar el amor dentro de los confines del matrimonio, incluso para los jóvenes, e incitar a los padres a conservarlos virgenes hasta el día de sus bodas. El amor no es ciertamente un pecado, sino un placer; sólo que los placeres representan un peligro, lo mismo que el alcohol. Es preciso por tanto, para la salud, limitar su uso, y lo más prudente es incluso abstenerse de ellos por completo. No se trata de puritanismo, sino de higiene. Los placeres conyugales, por su parte, son algo distinto: se identifican con la institución cívica y natural del matrimonio y constituyen por tanto un deber. Los germanos, descritos por Tácito como Buenos Salvajes, «sólo conocen el amor tardiamente, de manera que sus fuerzas juveniles no se agotan», como ocurre entre nosotros. Los filósofos, racionalizadores por vocación, apoyaban el movimiento, y uno de ellos escribió; «En lo que a los placeres del amor se refiere, es preciso, en la medida de lo posible, que te conserves puro hasta el matrimonio»; Marco Aurelio, emperador y filósofo a la par, se felicitará «de haber salvaguardado la flor de su juventud, de no haber ejercitado precozmente su virilidad, e incluso de haber retrasado el momento con creces»; de no haber tocado a su esclavo Theodotos ni a su sirvienta Benedicta, por más que lo hubiera deseado. Los médicos ordenan la gimnasia y los estudios filosóficos a fin de sustraerles a los jóvenes su energía venérea. Ha de evitarse la masturbación: no porque debilite propiamente las

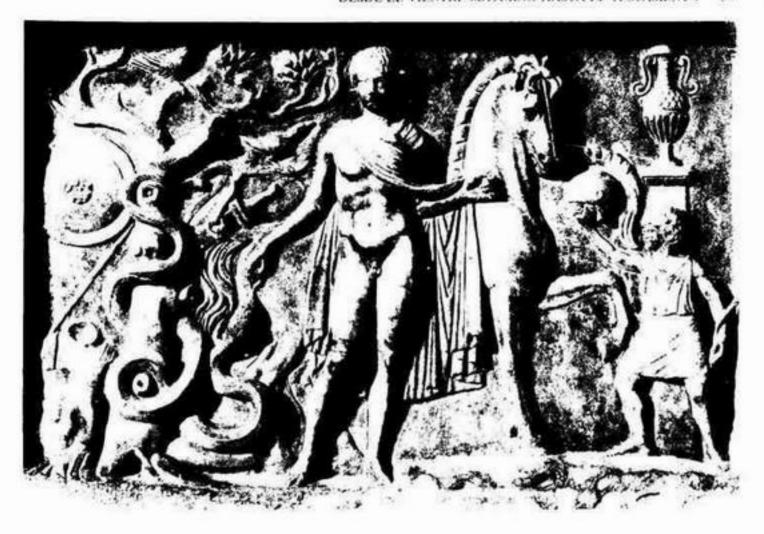

fuerzas, sino porque favorece la maduración demasiado temprana de una pubertad que se convertirá así en un fruto imperfecto, por precoz.

A esta nueva moralidad se añaden argumentos extraidos de la moral an.igua, civica y que muestra su solicitud por el patrimonio; razones todas ellas que darán lugar a lo largo de los siglos del Imperio a una idea nueva, que será la de la mayoría. El tránsito a la edad adulta no será ya simplemente un hecho físico reconocido por el derecho consuetudinario, sino una ficción jurídica: se pasa de impúber a menor legal. Civismo: un muchacho que haya abusado de la indulgencia otorgada a sus placeres habrá perdido la ocasión. que ya no volverá a encontrar, de templar su carácter; el severo emperador Tiberio, que además era estoico, se apresuró a enviar a su sobrino Druso al frente de un regimiento «porque le gustaban demasiado los placeres de la capital»; haberse casado joven equivalia por tanto a un certificado de juventud honesta. Los juristas se habían preocupado desde siempre mucho más del patrimonio que de la moral; en efecto, un chaval de catorce años, como la herencia paterna se haga esperar, pedirá dinero en préstamo para pagar sus

Matar al padre

placeres, puesto que tiene capacidad jurídica para ello, y devorará de antemano su patrimonio: los usureros (que en Roma quiere decir todo el mundo) «pondrán gran empeño en hacerse con créditos de jóvenes que acaban de vestirse la toga viril, pero que siguen viviendo aún bajo la ruda autoridad paterna». Entonces se promulgaron algunas leyes, renovadas con frecuencia, según las cuales quienes prestaran dinero a hijos de familia perderían el derecho de exigir sus créditos, incluso después de la muerte del padre; nadie podría recibir dinero en préstamo antes de haber cumplido veinticinco años. Pero cabían eventualmente otras soluciones: un abuelo o un tío paterno podían mantener contra su voluntad a un muchacho huérfano bajo la autoridad de su pedagogo, si es que éste daba muestras de ser capaz de ejercerla. Pero no dejaba de ser válido el principio de que todo joven púber, si era huérfano de padre, se convertía en su propio dueño. Cuenta Quintiliano, sin excesivos aspavientos, que un joven noble de dieciocho años, antes de morir en la flor de la edad, tuvo aún tiempo para nombrar heredera a su amante.

Llegamos àsí a una cuestión que parece importante, y lo es seguramente, una particularidad del derecho romano, que llamaba la atención a los griegos, era que, púber o no, casado o no, un muchacho permanecia bajo la autoridad de su padre y no se convertía en romano con todos los derechos, «padre de familia» a su vez, más que a la muerte de éste; más aún, su padre era su juez natural y podia condenarlo incluso a muerte mediante sentencia privada. Por otra parte, la capacidad del testador era prácticamente indefinida, y el padre podía desheredar a sus hijos. Consecuencia: un joven de dieciocho años, con tal de ser huerfano, podía instituir heredera a su buena amiga, mientras que un hombre maduro no podía ejercer ningún acto jurídico por propia autoridad, si su padre vivía aún: «Cuando se trata de un hijo de familia, escribe un jurista, las dignidades públicas no intervienen para nada: aunque fuese cónsul, no tendría derecho a pedir dinero en préstamo.» Esta era la teoría; ¿y la práctica? Moralmente, era peor.

Es indudable que jurídicamente la potestad paterna resultaba más suave. No todo el mundo deshereda a sus hijos y, para hacerlo, lo primero que se necesita es no morir intestado; el hijo privado de la sucesión puede tratar de conseguir que los tribunales anulen el testamento; en cualquier caso, sólo se le puede desheredar en tres cuartos. En cuanto a la condena a muerte por sentencia paterna, que juega un papel muy importante en la imaginación romana, los últimos ejemplos datan del tiempo de Augusto y suscitaron la indignación pública. Sigue siendo cierto que un hijo no tiene fortuna propia y que cuanto gane o reciba en herencia pertenece a su padre. Si bien éste puede adjudicarle un determinado capital, el «peculio», del que podrá disponer a su albedrio. Además de que el padre puede decidir, simplemente, emanciparlo. El hijo tenía por tanto buenas razones para esperar y medios de actuación.

Pero tales medios no son sino expedientes y tales esperanzas representan otros tantos riesgos; psicológicamente, la situación de un adulto cuyo padre viva resulta insoportable. No puede mover un dedo sin el consentimiento paterno, ni cerrar un contrato, ni



Apertura de un testamento. El testamento ha de abrirse en un lugar público, fórum o «basilica», en pleno día y ante testigos. En este caso, tratândose de algún noble difunto, el magistrado, con su silla oficial y sus lictores, ha venido a proceder en persona a la apertura. Todo el mundo se halla vestido solemnemente (toga). (Roma, palacio Colonna.)

liberar a un esclavo, ni testar. Sólo es dueño, a título precario, de su peculio, exactamente igual que un esclavo. Y a semejantes humillaciones venía a añadirse el riesgo de verse desheredado, que era muy real. Hojeemos la correspondencia de Plinio: «Fulano ha instituido a su hermano heredero universal, en detrimento de su propia hija»; «Mengana ha desheredado a su hijo»; «Zutano, desheredado por su padre»... La opinión pública, tan poderosa en su influencia sobre los espíritus de la clase elevada, como puede comprobarse, no reprobaba semejantes comportamientos automáticamente: matizaba. «Tu madre ha tenido una buena razón para desheredarte», escribía el mismo Plinio. Por lo demás, es cosa bien sabida cómo funcionába la demografía de cualquier sociedad antes de Pasteur: la mortalidad multiplicaba los viudos, las viudas, el número de las mujeres que morían de parto y las segundas nupcias; y como el padre tenía libertad casi completa para testar, los hijos del primer matrintonio temían a una madrastra.

Una última servidumbre: el hijo no puede hacer carrera sin el consentimiento del padre; podrá desde luego conseguir que lo nombren senador, si es noble, y, si no pasa de notable, llegar a ser al menos senador del Consejo de su ciudad. ¿Pero cómo pagar los considerables gastos a los que obligarán semejantes honores, en unos tiempos en los que un hombre público sólo hacía carrera gracias al pan y al Circo? De modo que sólo se le ocurrirá tratar de convertirse en senador o en consejero por orden de su padre, que será quien corra con los gastos necesarios a costa del patrimonio familiar. Sobre un edificio público del Africa romana, construido a sus expensas por determinados consejeros, en nombre de los hono-

res recibidos, se lee una inscripción según la cual había sido el padre quien había sufragado los gastos a favor de su hijo. Como consecuencia de todo ello, era el padre quien decidía soberanamente entre sus hijos; el número de plazas en el Senado y en los Consejos de las ciudades era limitado, y eran pocas las familias que podían aspirar a que ingresara en ellos más de un hijo; y además, los gastos eran considerables. El hijo que fuese a tener el costoso honor de hacer carrera sería el que su padre escogiera; y no se dejaba de exaltar el sacrificio de los otros, felices de dejar el puesto a su hermano. Precisemos que no existía el derecho de primogenitura; en cambio, la costumbre aleccionaba a los más jóvenes a inclinarse ante la prioridad del mayor.

Testamento

La muerte del padre anunciaba por tanto a los hijos la herencia, salvo en caso de mala suerte, y, de cualquier manera, el fin de una especie de esclavitud; los hijos se convertían en adultos, y la hija, si no estaba aún casada o se había divorciado, pasaba a ser una heredera. libre de contraer matrimonio con quien quisiera (puesto que su consentimiento para el matrimonio, requerido por el derecho, era a la vez un presupuesto del mismo derecho, por lo que la hija lo único que tenía que hacer era obedecer a su padre). Pero seguía siendo necesario que la heredera no volviese a caer bajo otra autoridad, la de su tio paterno; este severo personaje pretenderá prohibirle los amantes secretos y la mantendrá ocupada en las labores forzadas de la rueca y del huso. El poeta Horacio la compadecía por ello tiernamente.

No hay por tanto de qué sorprenderse ante la obsesión por el parricidio y su relativa frecuencia. Era un enorme crimen explicable con buenas razones y no un prodigio freudiano. «Durante las guerras civiles y sus proscripciones»: cuenta Velleio, tiempos en los que abundaban las denuncias, «no hubo lealtad comparable con la de las esposas, la de los libertos fue mediana, la de los esclavos brilló por su ausencia, y la de los hijos fue igual a cero, ¡hasta tal punto resulta dificilmente soportable la dilación de una esperanza!»

Los únicos romanos que son personas con plenos derechos resultan serlo por tanto los ciudadanos libres que, huérfanos o emancipados, son «padres de familia», lo mismo si están casados que si no, y poseen un patrimonio. El puesto de padre de familia es algo aparte en la moral vigente: lo dice Aulo Gelio, que menciona la discusión siguiente: «¿Es preciso obedecer siempre a su padre? Algunos responden: Sí, siempre.» «¿Y si tu padre te ordenara traicionar a la patria? Otros responden con sutileza que en realidad no se le obedece nunca, puesto que a quien se obedece es a la moral, cuyas órdenes el padre expresa.» Aulio Gelio replica inteligentemente que hay un tercer orden de cosas, que ni el bien las impone ni son inmorales, tales como casarse o permanecer célibe, emprender tal o cual oficio, partir o quedarse, solicitar o no los honores públicos. La autoridad paterna se ejercita precisamente con respecto a este tercer orden de cosas.

La autoridad familiar y la dignidad social de los padres de familia tienen en el testamento su arma y su simbolo. Porque el testamento es una suerte de confesión en la que el hombre social se revela por entero y por la que habría de ser juzgado. ¿Había instituido heredero al más digno? ¿Había legado algo a todos sus fieles? ¿Habíaba de su mujer en términos que habrían de ser para ella un certificado de buena esposa? «¡Cuánto tiempo se nos va en deliberar en nuestro fuero interno sobre a quién legaremos algo, y en qué cantidad! En ningún otro caso damos tantas vueltas a nuestras decisiones.» Todos los miembros de la familia, próximos o lejanos, han de recibir alguna cosa, igual que los restantes de la casa: el testamento manumite a los esclavos con méritos, y no se olvida a los libertos que han permanecido fieles ni a los clientes.

La lectura pública del testamento era el acontecimiento por antonomasia, ya que los legados y las herencias no lo eran todo, y el testamento adquiría valor de manifiesto. La costumbre de designar «herederos por substitución», que no iban a tocar un céntimo (salvo si el heredero principal rechazaba la sucesión), permitía inscribir todos los nombres propios que el testador quisiera, titular cada uno de ellos de una fracción teórica de la herencia, que media la estima que el difunto tenía por unos y otros. De esta forma se podía insultar post mortem a aquellos a quienes se había detestado en secreto, así como cabía igualmente saludar a la gente valiosa: en la aristocracia existía la costumbre de dejar un legado a los grandes escritores de actualidad. Plinio, orador célebre entonces, que acudía a todas las ceremonias de apertura de testamentos, hacia notar con satisfacción que le legaban siempre la misma suma que a su rival y amigo el orador Tácito (no miente, desde luego, y los epigrafistas han hallado un testamento en que se le nombra). La política intervenía en ello a su vez; un senador que había gozado siempre de excelente fama. perdió su reputación a causa de su testamento, en el que prodigaba adulaciones a Nerón (evidentemente con la intención de evitar la anulación del mismo y que el Fisco imperial confiscara su sucesión); otros, en cambio, insultaban a los todopoderosos libertos, ministros del soberano, o incluso se permitian expresiones poco gratas para el propio emperador, lo mismo si se llamaba Nerón o Antonino Pio... Un testamento era algo tan estupendo, algo de lo que uno se enorgullecía, que había muchos que sólo con dificultad se resistían al deseo de ofrecer una lectura después de un banquete, para alegrar de antemano a los legatarios y para hacerse querer.

Es bien conocida la importancia que han tenido en otras sociedades el ritual del lecho de muerte y las últimas palabras. En Roma, esa importancia la tenía el testamento, en el que se ponía de manifiesto el individuo social; y luego, como podrá verse, el epitafio, mediante el cual se manifestaba lo que podría calificarse como el individuo público. Tumba de los Haterii (detalle), hacia el año 100 de muestra era. A través del arte romano, este rostro de niño pequeño aparece como vulgar, pero también sabroso, (Roma, museo de Letrán—ahora en el Vaticano—)



## El matrimonio

En la Italia romana, un siglo antes o después de nuestra era, había cinco o seis millones de hombres y mujeres que eran ciudadanos libres. Vivían en centenares de territorios rurales que tenían como centro una ciudad con sus monumentos y sus «residencias particulares», o domus; los territorios recibían el nombre de civitates. Se contaban, además, uno o dos millones de esclavos que eran, o bien sirvientes domésticos, o bien trabajadores agrícolas. No sabemos gran cosa de sus costumbres, salvo que la institución privada que era entonces el matrimonio les estaba vedada e iba a seguirlo estando hasta el siglo III. Era un rebaño que se suponía vivía en estado de promiscuidad sexual, con la excepción de un puñado de esclavos de confianza que eran los administradores de sus amos o bien, como esclavos del propio emperador, sus funcionarios. Estos privilegiados podían tomar de forma estable una concubina exclusiva o la recibían de manos de su amo.

Volvamos por tanto a los hombres libres. Entre ellos, los hay que nacieron libres del matrimonio cabal de un ciudadano y una ciudadana; otros son bastardos nacidos de una ciudadana; y otros en finnacieron en la esclavitud, pero se vieron luego liberados; ahora bien, todos son igualmente ciudadanos y pueden recurrir a la institución cívica del matrimonio. A nuestros ojos se trata de una institución paradójica: el matrimonio romano es un acto privado, un hecho que ningún poder público tiene por qué sancionar: no hay que presentarse ante el equivalente de un alcalde o de un párroco; es un acto no escrito (no existe contrato matrimonial, sino únicamente un contrato de dote..., si es que la prometida la tiene) e incluso informal; aunque se haya dicho lo contrario, no había ningún gesto simbólico que se considerara de rigor. En suma, el matrimonio era un acontecimiento privado, como entre nosotros los esponsales. ¿Entonces cómo podía decidir un juez, en caso de litigio en torno a una herencia, si un hombre y una mujer estaban casados de verdad? A falta de gestos o escritos formales, el juez tenía que decidir por indicios, como hacen los tribunales para establecer un hecho cualquiera. ¿Y qué indicios? Por ejemplo, basándose en actos inequívocos, como una constitución de dote, o incluso por gestos que acreditaban la intención de casarse: el presunto marido había calificado siempre como esposa a la mujer que vivía con él; o había ¿Cômo saber si uno está casado?

Pintura de Herculano, hacia el 79 de nuestra era. La vida no conyugal tal como sólo se da en la pintura. Para ellos es habitual, y no tienen prisa especial en disfrutar de sí mismos. Ella se halla semidesnuda y el bebe en abundancia (es mejor vaciar de un trago un vaso de fondo horadado y tapado con el dedo). La mujer no se molesta siquiera en volverse: le basta con tender la mano para tener a punto una esclava y un cofre de joyas. (Nápoles, Museo arqueológico.)



Noche de bodas, reproducción artesana de un original griego. La novia velada está ya al borde del lecho mientras la Persuasión le da ánimos. Al pie del mismo, el dios Hymen, audaz y desenvuelto, aguarda su bora. Pero Venus —o una Gracia—, acodada sobre un pilar convencional, se dispone a perfumar a la esposa cuyo encanto hará nacer, de la violación legal, una concordia conyugal. (Roma, museos del Vaticano.)

testigos que podían atestiguar haber asistido a una pequeña ceremonia cuyo carácter nupcial era patente. En casos límite, sólo los dos cónyuges podían saber si, en su opinión, se habían casado.

No tenía menos importancia establecer si los cónvuges se hallaban unidos en auténticas nupcias; porque el matrimonio, aunque institución privada, no escrita e incluso no solemne, era una institución de hecho que no dejaba de surtir efectos jurídicos: los niños nacidos de semejante unión son legítimos; reciben el nombre de su padre y continúan la línea familiar; a la muerte del padre, le suceden en la propiedad del patrimonio... si no han sido desheredados. Una precisión más, antes de concluir con las reglas del juego: el divorcio. Desde el punto de vista jurídico está tan a disposición de la mujer como del marido, y es tan informal como el mismo matrimonio: basta con que el marido o la mujer se separen con la intención de divorciarse. Había ocasiones en que los juristas vacilaban: ¿simple desavenencia o verdadera separación? Ni siquiera era estrictamente necesario prevenir al excónyuge, y en Roma se vio a maridos divorciados por simple iniciativa de su esposa, sin que ellos se hubiesen enterado. Por lo que hace a la esposa, lo mismo si la iniciativa ha sido suya que si se ha visto repudiada, se marcha del domicilio conyugal con su dote, si es que la tiene. En cambio, si hay hijos, parece que se quedan siempre con el padre. Se divorciaban y se volvían a casar con mucha frecuencia; de manera que en casi todas las familias coexistían bajo el mismo techo niños nacidos de diferentes matrimonios, y además, niños adoptados,



La ceremonia nupcial implicaba la presencia de testigos, útiles en caso de impugnación. Existía también la costumbre de los regalos de boda. Por supuesto, la noche de bodas se desenvolvía como una violación legal, y la esposa salía de ella «ofendida contra su marido» (el cual, habituado al uso de sus esclavas domésticas, no distinguía demasiado entre iniciativa y violación); pero también era frecuente que, durante la primera noche, el esposo novel se abstuviera de desflorar a su esposa, por respeto a su timidez: sólo que en este caso contaba con la compensación... de sodomizarla: Marcial y Séneca el Viejo lo refieren proverbialmente y la Casina lo confirma. También China conocía esta extraña derivación. Cuando la esposa se halla encinta ha de abstenerse del abrazo conyugal durante el tiempo de su gravidez; Eliano y el Pseudo-Quintiliano encuentran natural semejante pudor, ya que los animales, según ellos, lo tienen también. Como los placeres conyugales son legítimos, los invitados, durante la noche de bodas, tienen el derecho, y aun el deber, de celebrarlos gallardamente. Un poeta, en su epitalamio, llega al extremo de prometer al recién casado una siesta de amor; atrevimiento perdonable al día siguiente de su boda; en otras circunstancias, hacer el amor cuando no es de noche sería un libertinaje desvergonzado.

¿Por qué se casaba uno? Para acceder a una dote (era un medio honorable de enriquecimiento) y para tener, mediante un matrimonio cabal, unos vástagos que, como legítimos que eran, habrían de recibir un día la sucesión; al tiempo que perpetuarian el cuerpo cívico, el núcleo de los ciudadanos. Los políticos no hablaban exactamente de natalidad, o de mano de obra futura, pero sí del mantenimiento del núcleo de ciudadanos que era necesario para hacer durar la ciudad mediante el ejercicio del «oficio cívico» o la suposición del mismo. Un senador no más fastuoso que otro cualquiera, Plinio el Joven, añadía a este propósito que había un segundo procedimiento para fortalecer el núcleo cívico: manumitir a los esclavos que lo merecieran y hacer así ciudadanos. Puede imaginarse, entre nosotros, un ministerio de la Natalidad que naturalizara a

los trabajadores inmigrados...

Lo mismo si se trata de verdadero matrimonio que de concubinato, la monogamia reina con exclusividad. Pero monogamia y
pareja no son exactamente lo mismo. No vamos a preguntarnos aqui
cómo se desenvolvía en realidad la vida cotidiana de maridos y
mujeres, sino cómo exigía la moral vigente, en las diferentes épocas,
que un marido considerara a su mujer: ¿como una persona, su igual,
constituyendo el rey y la reina el modelo de la pareja (aun cuando
la referida reina le sirviera de hecho de criada bajo un nombre más
honorable)? ¿O como una simple criatura, eterna menor, sin otra
importancia que la personificación de la institución matrimonial?
La respuesta es fácil: en el siglo primero antes de nuestra era, había
que considerarse como un ciudadano cumplidor de todos sus deberes cívicos, un siglo más tarde, como un buen marido que respeta
oficialmente a su mujer. En otros términos, llegó un momento en
que se había interiorizado en una moral aquella institución cívica y

Monogamia y pareja

dotal que era el matrimonio monogámico. ¿A qué se debió semejante mutación? Michel Foucault piensa que el papel de los hombres, de los varones, cambia cuando el Imperio sucede a la República y a las ciudades griegas independientes; los miembros de la clase dirigente pasan de ser ciudadanos militantes a notables locales y fieles súbditos del emperador. El ideal greco-romano de dominio de si, de autonomía, se hallaba vinculado a la voluntad de ejercer también un poder en la vida pública (nadie es digno de gobernar si no es capaz de gobernarse); bajo el Imperio. la soberania de si mismo deja de ser una virtud cívica y se convierte en un fin en sí: la autonomía procura la tranquilidad interior y vuelve a uno independiente de la Fortuna y del poder imperial. Tal era de modo eminente el ideal del estoicismo, la más difundida de todas aquellas sectas sapienciales, o «filosofías», que tuvieron en aquel entonces tanta influencia como entre nosotros las ideologías o la religión. Pues bien, el estoicismo predicó abundantemente la nueva moral de la pareja. Una precisión aún: cuanto vamos a relatar no se refiere más que a la décima o a la vigésima parte de la población libre, de la clase rica, que presumía también de cultura; la documentación no permite otra cosa. En las campiñas italianas, los campesinos libres, pequeños propietarios o aparceros de los ricos, estaban casados: pero no se sabe demasiado sobre ellos; civismo o estoicismo no eran opciones que tuvieran mucho que ver con

Moral civica, y luego moral de la pareja. Al pasar de la una a la otra, en un siglo o dos, lo que cambió fue no tanto la conducta de la gente (no seamos demasiado optimistas), y ni siquiera el contenido de las normas que se suponía que estaban vigentes, como una cosa más formal y en consecuencia más decisiva: el título en cuyo nombre cada moral se atribuía el derecho de dar preceptos y, al mismo tiempo. la forma bajo la cual consideraba a los hombres: como soldados del deber cívico o como personas morales responsables. Y tales formas arrastraban consigo el contenido. La primera moral decía: «Casarse constituye uno de los deberes del ciudadano»; y la segunda: «Si lo que se quiere es ser un hombre de bien, sólo se puede hacer el amor para tener hijos; el estado conyugal no sirve para los placeres venéreos.» La primera moral no pone en duda lo bien fundado de las normas: puesto que sólo el matrimonio cabal permite reglamentariamente engendrar ciudadanos, hay que obedecer y casarse. La segunda, en cambio, menos militarista, quiere descubrir una buena base en las instituciones: ya que existe el matrimonio y que su duración desborda ampliamente el deber de engendrar hijos, hay que suponer que habrá de tener otra razón de ser; al hacer vivir juntos de por vida a dos seres racionales, el esposo y la esposa, es también una amistad, un afecto duradero entre dos personas de bien que no van a hacer el amor tan sólo para perpetuar la especie. En resumen, la nueva moral aspiraba a ofrecer prescripciones justificadas a personas racionales; como por otra parte se sentía incapaz de la osadía de criticar las instituciones, no tenía más remedio que tratar de descubrir un fundamento no menos razonable para el matrimonio. Semejante combinación de buena voluntad y de conformismo hizo nacer el mito de la pareja. De acuerdo con la



Estabía, retrato de una pareja, antes del 79. De una veracidad cruelmente mediocre, Entre ellos, como un niño, aparece Baco, (Nápoles, Museo arqueológico.)



vieja moral cívica, la esposa no era más que un utensilio al servicio del oficio de ciudadano y de jefe de familia; hacia hijos y redondeaba el patrimonio. En la segunda moral, en cambio, la mujer es una amiga; se convierte en «la compañera de toda una vida». Lo único que le falta es seguir siendo razonable; o sea, que acepte su inferioridad natural y obedezca; el marido la respetará como un verdadero jefe respeta a sus fieles auxiliares, que son sus amigos inferiores. En suma, la pareja hizo su aparición en Occidente el día en que una moral dio en preguntarse por las buenas razones en cuyo nombre un hombre y una mujer tenían que pasar juntos su vida, y se negó a seguir aceptando la institución como una suerte de fenómeno natural.

Pintura de una tumba subterrânea, siglo II de nuestra era. (Roma, museo de las Termas.)

Esta nueva moral se enunciaba así: «He aquí cuál es el deber de un hombre casado.» Mientras que la formulación de la moral cívica rezaba de la siguiente manera: «Casarse es uno de los deberes del ciudadano.» Resultado: semejante manera de expresarse incitaba a los predicadores de ética a invocar la existencia de este deber; hacia el año 100 antes de nuestra era, un censor se dirige en estos términos a la asamblea de los ciudadanos: «El matrimonio es una fuente de trastornos, como todos sabemos; pero no por ello hay que dejar de casarse, por civismo.» Y todo ciudadano se veía incitado a plantearse expresamente la cuestión de saber si iba a resolverse a cumplir semejante deber. El matrimonio no se daba por supuesto, sino que había que planteárselo: lo que ha dado lugar a la ilusión de una crisis de la nupcialidad, de una difusión del celibato (son bien conocidas esas obsesiones colectivas, que ninguna prueba estadística

El matrimonio como deber que cumplir

Pompeya. Figuras ideales en conversación. Una verdad fabulosa o teatral que servia de modelo de elegancia para el mundo real. Escena de gineceo, réplica o pastiche de la pintura helenística: las figuras no se han dispuesto al azar, sino que componen sus posturas respectivas con nobleza. (Nápoles, Museo arqueológico.)



es capaz de desvanecer); los romanos sufrieron esa misma ilusión antes que sus propios historiadores, y el emperador Augusto tuvo que promulgar algunas leyes especiales a fin de que los ciudadanos se decidieran por el matrimonio.

Se consideraba por tanto al matrimonio como un deber más entre otros, como una opción que podía adoptarse o rehuirse. No es sin más la «fundación de un hogar», el eje de una vida, sino una de las numerosas decisiones dinásticas que un ciudadano libre habrá de tomar: ingresar en la carrera pública o quedarse en la vida privada a fin de engrosar el patrimonio dinástico, llegar a ser un militar o un orador, etc. La esposa no será tanto la compañera de este ciudadano como el objeto de una de sus opciones. Hasta tal punto será un objeto que podría suceder que dos señores se la cuelen amistosamente. Catón de Utica, modelo de todas las virtudes, le prestó su mujer a uno de sus amigos y volvió más tarde a casarse con ella, beneficiándose de paso de una inmensa herencia; y un cierto Nerón le «prometió» (era el término consagrado) su esposa Livia al futuro emperador Augusto.

El matrimonio no es más que uno de los actos de una vida, y la esposa nada más que uno de los elementos de la familia, que comprende igualmente los hijos, los libertos, los clientes y los esclavos. «Si tu esclavo, tu liberto, tu mujer o tu cliente se atreven a replicarte, montas en cólera», escribe Séneca. Los señores, jefes de una familia, tratan las cosas entre ellos, como de poder a poder, y si uno de ellos tiene una decisión grave que tomar, reúne el «consejo de sus amigos» en vez de discutir la cuestión con su mujer.

¿El Señor y la Señora componen «una pareja»? ¿Permite el Señor que sus visitantes vean a su Señora, como hacen los Occidentales en la actualidad, o bien la Señora se retira enseguida, como en los países islámicos? ¿Y cuando se invita al Señor a cenar, conviene invitar también a la Señora? Las escasas indicaciones de los documentos no me han permitido llegar a una conclusión neta; la única cosa clara es que la Señora, debidamente acompañada, tiene derecho a visitar a sus amigas.

Una mujer es un niño grande que hay que cuidar a causa de su dote y de su noble padre. Cicerón y sus corresponsales chismorrean acerca de los caprichos de esas adolescentes de por vida, que por ejemplo se aprovechan de la ausencia de un marido, que ha ido de gobernador a una provincia lejana, para divorciarse y volverse a casar. Puerilidades tan desarmantes como éstas no dejaban de ser realidades que tenían consecuencias en las relaciones políticas entre gentes de rango. Por supuesto, estas ingenuas criaturas no estaban en situación, a pesar de todo, de dejar en ridículo a su dueño y señor: el tema molieresco del cornudismo era desconocido y, de no haber sido así, Catón, César y Pompeyo hubiesen sido cornudos ilustres. Un marido es el dueño de su mujer, como de sus hijas y de sus criados; que su mujer le sea infiel no es un ridiculo, sino una desgracia, ni más ni menos que si su hija se deja embarazar o si uno de sus esclavos incumple sus deberes. Si su mujer le engaña, le echarán en cara por su falta de vigilancia o de firmeza, así como por haber incurrido en la debilidad de dejar que la adúltera campara



Roma, villa Albani, sin duda siglo il de miestra era. No se trata de una magen de fantasia, sino de un retrato funerario colocado en una concha, como era frecuente. Había por fanto majeres pintoras. Esta, con sus farros de pintura, fiene ante si un modebo desnudo. Observese la sofisticación en el pernado, el mismo peinado existe en un retrato de muchacha, de la epoca imperial, en el Museo de Tesalônica.

por sus respetos en la ciudad. Igual que entre nosotros cuando se reprocha a unos padres ser demasiado débiles y echar a perder a sus hijos, que de esta forma se deslizarán hacia la delincuencia, con el consiguiente aumento de la inseguridad pública. El único medio de que disponían un marido o un padre para prevenir semejante perjuicio consistía en ser los primeros en denunciar públicamente la mala conducta de los suyos. El emperador Augusto enumeró en un edicto las aventuras de cama de su hija Julia; y Nerón el adulterio de su esposa Octavia. Había que dejar en claro que no tenían «paciencia» —es decir, complacencia— para el vicio. La opinión pública se preguntaba en cambio si había que admirar o que condenar el silencio estoico de otros esposos.

Como a los maridos se los consideraba ultrajados más bien que en ridículo, y dado que las divorciadas recobraban su dote, el resultado era una enorme frecuencia de divorcios en la clase alta (César, Cicerón, Ovidio, Claudio, se casaron tres veces) y es posible que también entre la plebe de las ciudades. En Juvenal nos encontramos con una mujer del pueblo que consulta al adivino ambulante sobre si deberá abandonar a su tabernero para casarse con un comerciante de ropa de segunda mano (profesión próspera en aquella época en que la vestimenta popular se adquiría en el rastro). Nada más ajeno a los romanos que el sentido bíblico de la apropiación de una carne; no rehusaban casarse con una divorciada o, como el emperador Domiciano, volver a tomar por esposa a la que mientras tanto lo había sido de otro marido. No haber conocido

durante toda la vida más que a un solo hombre era sin duda un mérito, pero únicamente ciertos cristianos emprenderán la tarea de hacer de ello un deber y pretenderán que se prohiba a las viudas casarse de nuevo.

Falso nacimiento de la pareja

Como el matrimonio era un deber cívico y un beneficio patrimonial, todo lo que la moral antigua exigia a los esposos era que desempeñaran una tarea definida: tener hijos, hacer que funcionara la casa. En consecuencia, la moralidad tendrá en cuenta dos tipos de matrimonio: por un lado, el estricto deber en cuestión y, por otro, una unión facultativa, que será un mérito suplementario o una suerte, la de formar una pareja unida. De modo que la pareja va a hacer en Occidente una entrada que será una entrada falsa. Siendo un hogar lo que es, los esposos tendrán el estricto deber de cumplir con sus tareas respectivas. Si, por añadidura, se entienden bien, ello constituirá un mérito más, pero no un presupuesto. Se celebraba saber que dos esposos se entendían bien, como Ulises y Penélope en otro tiempo, o que se adoraban, como Filemón y Baucis según la leyenda; pero era cosa bien sabida que no sucedía así siempre. Nadie pensaba en confundir la realidad del matrimonio con el éxito de la pareja.

El amor convugal era una suerte dichosa: pero no era el fundamento del matrimonio ni la condición de la pareja. Se sabía que el malentendimiento era una calamidad muy extendida, y la gente se resignaba; los moralistas decían que si se aprendía a soportar los defectos y humores de una esposa, uno se formaba para afrontar las contrariedades de este mundo; en innumerables epitafios, un marido habla de su «queridísima esposa», pero, hay otros epitafios, no menos numerosos, en los que prefiere decir: «Mi esposa, que nunca me dio motivos para querellarme contra ella» (querella). Los historiadores redactaban listas de casos de parejas unidas hasta la muerte; lo que no obsta pará que, si había que dirigir una felicitación a un recién casado, se le dijera, como Ovidio: «¡Ojalá pueda tu mujer igualar en incansable bondad a su marido! ¡Que sean infrecuentes las escenas conyugales que turben vuestra unión!» Al decir esto, el poeta, sagaz y cortés, no estaba metiendo la pata, ni trataba de fastidiar.

Como no es obligatorio, el mérito de tratar bien a la propia mujer se acrecienta, el hecho de «ser un buen vecino, un huésped amable, dulce con su esposa y elemente con su esclavo», como escribe el moralista Horacio. El ideal de la ternura entre esposos se había limitado siempre, desde Homero, a la estricta obligación matrimonial. Los bajorrelieves muestran al marido y a la mujer dándose la mano, y no se trataba de un símbolo del matrimonio, por más que así se haya dicho, sino de una deseable concordia suplementaria. Ovidio, al partir para el exilio, dejó a su mujer en Roma, donde ella administrará el patrimonio del poeta y tratará de obtener su perdón, mientras él le escribirá que hay dos cosas que los unen: el «pacto marital», así como también «el amor que hace de nosotros dos socios». Entre el deber y esta dulzura suplementaria puede surgir un conflicto: ¿qué hacer si la esposa amada es estéril? «El



Estos esposos ofrecen un aire tan de «antiguos romanos» que no se advierte al principio que el escultor los ha vestido a la griega; porque en los comienzos los griegos esculpian a los romanos sin su toga y no les dejaban otro elemento indígena que el calzado, siglo 1 a. C. (Roma, museo de los Conservadores.)



Bronce, aplique de espejo: Júpiter. Juno y el Amor (¿siglo i a. C.?). En Italia, desde hacia cinco siglos, la mitología griega era la decoración obligada de las elegancias y ensueños femeninos. (Paris, Louvre.)

primero que repudió a su mujer a causa de su esterilidad tuvo un motivo aceptable, pero no escapó a determinadas censuras en la opinión pública (reprehensio), porque ni siquiera el desco de tener hijos hubiera debido prevalecer sobre la afección duradera por una esposa», escribió el moralista Valerio Máximo.

¿Había hecho ya la pareja su aparición en Occidente? No: un mérito no es un deber. ¡Hay que matizar! Se encomia el buen entendimiento allí donde se constata su presencia, pero no se lo considera como una norma cuya realización haya de presuponer la institución, mientras que el desacuerdo pasa por enojoso más que por demasiado previsible. Esto va a ser en adelante lo usual en la nueva moral, emparentada con el estoicismo, en la que el ideal de la pareja se convierte en un deber. Resultado: una ilusión; plantearse la hipótesis de un desentendimiento entre cónyuges pasará ahora por maledicencia o derrotismo. Del mismo modo, el sintoma que permita reconocer con facilidad a los campeones de la nueva moral de la pareja va a ser su estilo edificante: cuando Séneca o Plinio hablen de su vida conyugal. lo harán en un tono sentimental. virtuoso, ejemplar. Consecuencia práctica: el lugar atribuido teóricamente a la esposa ya no es el mismo. En la moral antigua, se hallaba situado en medio del conjunto doméstico, sobre el que ejercía un mandato por delegación marital. En la nueva, se la coloca en pie de igualdad con los amigos, que tanta importancia tienen en

La nueva ilusión

ta vida social greco-romana; en opinión de Séneca, el vínculo conyugal resulta perfectamente equiparable al pacto de amistad. ¿Se derivaron de todo ello muchas consecuencias prácticas? Lo dudo. Lo que debió de cambiar fue el estilo en el que los maridos hablaban de sus mujeres en medio de una conversación general, o al dirigirse a ellas ante terceros.

Acontece con esta transformación moral como con toda la historia de las ideas: después de un siglo de sociología de la cultura, son cada vez más numerosos los historiadores que confiesan que se sienten incapaces de explicar las mutaciones culturales y que no tienen ni la menor idea de lo que podría significar en esta materia una explicación causal. Lo único comprobado es que la causa no fue el estoicismo; la nueva moral contó con partidarios entre los

enemigos de los estoicos y entre los neutrales.

El filósofo Plutarco, platónico, ponía gran cuidado en distanciarse del estoicismo, aquel rival todavia triunfante, enfrentado con el reto del nuevo platonismo. Pero no por ello dejó de formular a su vez la teoria del amor conyugal, considerado como una variedad superior de la familia. Por su parte, el senador Plinio no pertenecia a ninguna secta: había preferido la elocuencia a la sabiduría. En sus cartas, se nos presenta como hombre recto y decide sobre todo lo habido y por haber con la autoridad que tenían en Roma los senadores: por ejemplo, que un segundo matrimonio es loable, aun cuando a causa de la edad de alguno de los cónyuges no pueda pensarse en la procreación: porque el verdadero fin del matrimonio es la ayuda y la amistad que los esposos se otorgan el uno al otro. El mismo da a entender que mantiene con su mujer unas relaciones distinguidas y sentimentales, en las que da pruebas del mayor respeto, una amistad profunda y un cúmulo de virtudes; el lector moderno no tiene más remedio que hacer un esfuerzo para recordar que la esposa aludida, con la que se había casado por conveniencias de carrera y de patrimonio, era una mujer infantil, tan joven al contraer matrimonio, que la primera vez que quedó encinta tuvo un aborto. Otro neutral, el senador Tácito, admite, en contra de la tradición republicana, que una mujer pueda acompañar a su marido cuando parte para el gobierno de una provincia, aunque se trate del desempeño de un puesto casi militar y el sexo femenino se considere incompatible con cuanto tenga que ver con un cuartel: pero una esposa está allí para solaz moral de su marido, y su presencia, lejos de enervarlo, reconfortará al guerrero.

No tiene por tanto por qué resultar sorprendente que los estoicos, por su parte, hayan hecho suya la nueva moral, tenida en adelante por natural, una vez que era la moral triunfante. Sólo que como eran numerosos y su voz se dejaba oir con fuerza, nos producen la falsa impresión de haber sido sus propagadores en lugar de sus

Secuaces, en efecto, porque no había nada en la doctrina estoica que les impusiera predicar la sumisión a la moral reinante, sino al contrario. En su versión primitiva, el estoicismo enseñaba al individuo a convertirse en la réplica mortal de los dioses, autárquico e indiferente como ellos a los golpes de la suerte, con tal que, gracias a su razón crítica, fuera capaz de discernir hacia dónde iba la

Tipo de tumba de Bizancio y de Misia, siglo i antes o después de C. La pareja (pero sin niños) y el entendimiento conyugal. A la izquierda, una sirvienta; en medio, un esclavo de pie, con las piernas cruzadas (está a disposición del amo). El inevitable volumen designa la pertenencia del marido a la elase elevada. (París, Louvre.)

pendiente natural que llevaba a semejante autarquía, y las siguiera animosamente; el individuo no debia someterse a las exigencias sociales más que en aquello en que fuesen compatibles con la orientación hacia la autarquia así como con la simpatía no menos natural que impulsa a todo hombre a interesarse por sus semejantes. Todo lo cual desembocaba preferentemente en una crítica de las instituciones políticas y familiares, y así sucedió en un principio. Pero el estoicismo acabó siendo la víctima de su éxito en un medio ambiente de gentes cultas, ricas e influyentes, con lo que se convirtió en una versión docta de la moral corriente: los deberes del hombre para consigo mismo y sus semejantes se identificaron con las instituciones, y una doctrina desvirtuada se las ingenió para interiorizarlos en una moral; el matrimonio es una amistad (desigual) entre marido y mujer. Había quedado muy lejos el tiempo en que los estoicos especulaban sobre el deseo de belleza y el amor a los adolescentes (como tipo del amor en general).

Esposos castos

Al margen del conformismo voluntarista en que se había convertido, se daba una afinidad más auténtica entre el estoicismo y la nueva moral conyugal. Esta no prescribía en absoluto la ejecución dócil de un cierto número de tareas conyugales, sino la vida ideal en pareja, gracias a un sentimiento de amistad constantemente experimentado, suficiente para dictar deberes. Ahora bien, el estoicismo era una doctrina de autonomía moral, de dominio del individuo racional por si mismo, desde el interior. Tan sólo se precisa que este individuo preste una atención constante a todos los detalles de la ruta de la vida.

De lo dicho se derivan dos consecuencias: el conformismo estoico volverá a ocuparse de la institución matrimonial en todo su rigor, y agravará sus condiciones, al exigir de los esposos que controlen sus menores gestos y que antes de ceder al menor deseo comprueben si semejante deseo está fundado en razón.

Mantenimiento de la institución: hay que casarse, enseña Antipater de Tarso, a fin de dar ciudadanos a la patria y porque la propagación del género humano se halla en conformidad con el plan divino del universo. El fundamento del matrimonio, enseña Musonio, es la procreación y la ayuda que los esposos se brindan el uno al otro. El adulterio es un robo, enseña Epicteto: sustraerle la mujer al prójimo es algo tan indelicado como arrebatarle al vecino en la mesa su porción de carne. «En lo tocante a las mujeres, las porciones se han distribuido así mismo entre los hombres.» El matrimonio, según Séneca, es un intercambio de obligaciones, desiguales tal vez, pero sobre todo diferentes, siendo la de la mujer la obediencia. El emperador estoico Marco Aurelio se felicita de haber encontrado en la emperatriz «una esposa tan sumisa». Precisamente porque los cónyuges son ambos agentes morales, y un contrato es siempre mutuo, el adulterio del marido se considerará tan grave como el de la mujer (en contra de la moral antigua, que calificaba las faltas, no de acuerdo con el ideal moral, sino en relación con la realidad cívica, en la que se hallaba inscrito el privilegio de los varones).



Camafeo. Octavia, hermana de Augusto. La belleza de las princesas contribuía al brillo de la nueva monarquía y acaparaba el primer plano social. (Paris. Bibl. nac.. Gabinete de medalfas.)



Detalle de un sarcolago, siglos in o ry. Con su manto remangado sobre su apretado vestido que deja al descubierto los brazos, como diosa que es, esta musa sucha melancólicamente, apoyada sobre el marco del epitafio de un hombre de cultura. (Paris, Louvre.)

Venus, réplica de época romana de un original griego del siglo ty antes de nuestra era. Efecto llamado de «paños mojados». (Roma, museo de los Conservadores.)





cuanto de racionalismo. La razón se pregunta: «¿Por qué hacer esto?» Va en contra de su naturaleza planificadora que se diga: «Después de todo, ¿por qué no hacerlo?» El planismo estoico ofrece por tanto una semejanza con la ascética cristiana que es engañosa. Aunque el cristianismo no es monolítico; evolucionó, durante sus primeros siglos, mucho más aún que el estoicismo. Además, es muy diferente. El cristiano Clemente de Alejandría se dejó influenciar por el estoicismo hasta el punto de reproducir las prescripciones conyugales del estoico Musonio, sin mencionar a su verdadero autor. Si bien san Jerónimo, por su parte, hubiese encontrado demasiado sensual esta doctrina. Y por lo que se refiere a san Agustin, que fue uno de los más prodigiosos inventores de ideas que el mundo haya conocido, le pareció más sencillo inventar su propia doctrina del matrimonio.

Como se ve, no cabe discurrir mediante imágenes simplistas y oponer la moral del paganismo a la moral cristiana; los verdaderos cortes andan por otro lado; entre una moral de los deberes matrimoniales y una moral interiorizada de la pareja; esta última, nacida no se sabe de dónde, en el interior del paganismo, fue común, a partir de los años 100 de nuestra era, al paganismo y a la parte del cristianismo que estaba influida por el estoicismo; aunque el estoicismo creyera que esta moral, al ser la moral por excelencia, era necesariamente la suya. Afirmar, con razón, la identidad moral pagana tardía y de casi toda la moral cristiana no equivale a confundir sin más paganismo y cristianismo, sino a volatilizarlos a ambos; no se puede razonar sobre esas grandes máquinas de pasta de papel sino que hay que desventrarlas para ver cómo funcionan, en su interior, unos mecanismos más finos, que no concuerdan con las construcciones tradicionales.

Más aún: una moral no se reduce a lo que manda hacer: aun cuando las normas conyugales de una parte del paganismo y de una parte del cristianismo sean textualmente las mismas, la cuestión no puede darse por zanjada. Paganos y cristianos, durante una época determinada, han dicho idénticamente: «No hagáis el amor más que para concebir hijos.» Pero una proclama como ésta no tiene las mismas consecuencias cuando es el resultado de una doctrina sapiencial que da consejos a individuos libres para su autonomía en este mundo, consejos que ellos seguirán como personas autónomas, si los encuentran convincentes: y cuando procede de una Iglesia todopoderosa, poseida de su misión de regir las conciencias para su salvación en el más allá, y que está dispuesta a legislar para todos sin excepción, estén o no convencidos.





## Los esclavos

La muerte, dice Séneca, puede sorprenderte por doquier: un naufragio, unos atracadores «y, para no hablar de un poder más elevado, el último de tus esclavos tiene sobre ti poder de vida y muerte». Plinio, inquieto, alerta a uno de sus corresponsales: su amigo el caballero Robustus ha salido de viaje, acompañado de algunos de sus esclavos, y ha desaparecido: nadie le ha vuelto a ver; "¿ha sido víctima de una agresión por parte de sus propias gentes?» Un epitafio de Maguncia inmortaliza el fin trágico de un amo, de treinta años, al que su esclavo asesinó antes de arrojarse al Main y encontrar en él la muerte. Los romanos vivían en medio de un sordo temor a sus esclavos, lo mismo que esos contemporáneos nuestros que tienen perros dobermans. Porque el esclavo, aquel ser considerado del modo más natural como inferior, era un familiar, al que se «quería» y se castigaba paternalmente y por quien uno se hacía obedecer y «querer». Pero la relación con su amo era peligrosa, por ser ambivalente: el amor podía trasmutarse súbitamente en odio; los anales de la criminología moderna relatan numerosos casos de bruscos furores sanguinarios, por parte de criadas que habían ofrecido hasta entonces todas las apariencias de la abnegación. La esclavitud antigua es un tema digno de Jean

Por más que algunas veces se diga, el esclavo no era una cosa: se lo consideraba como un ser humano. Los mismos «malos amos» que lo trataban en forma inhumana le atribuían el deber moral de ser un buen esclavo, de servir con entrega y fidelidad. Y ni a un animal ni a una máquina se le supone ninguna moral. Lo que ocurre es que este ser humano es a su vez un bien, cuya propiedad pertenece a su dueño; en aquellos tiempos había dos especies de seres que podían ser objeto de propiedad: las cosas y los hombres. Mi padre, escribía Galieno, me enseñó siempre a no tomar por lo trágico las pérdidas materiales; si se mueren un buey, un caballo o un esclavo, no voy a hacer por ello un drama. Y no se expresaron de otro modo Platón, Aristóteles o Catón; también entre nosotros un oficial dirá que ha perdido una ametralladora y veinte hombres.

Si el esclavo no es más que un bien que poseemos, es un inferior. Y puesto que semejante inferioridad hace de otro hombre su pro-

El esclavo es un ser humano

Fragmento de sarcófago, siglos il o III.

Las escenas de este género son taras en las tumbas. O bien el difunto era un rico propietario terrateniente, o bien la escena de labor se hallaba en relación con alguna leyenda mitológica, por ejemplo con la de Triptolemo. Aparece el genio del Verano, con su cesta repleta. Con escasa eficacia, el yugo está fijado sobre la cruz del buey; desde la Edad Media, se fija en los cuernos. (Museo de Benevento.)



Pequeno bionee, personaje grotesari de fantasia, ¿siglo r? No hay por que precipitarse a pasos tan largos, cuando uno es demasiado chaparro y gordo y no ha hecho más que echarse sobre las espaldas una vestidura improvisada, retenida con una mano que ha quedado prisionera, y que viene a quedar justo un poco demasiado alta. (París, Petit Palais, colec. Dutuit.)

pietario, su jefe, este amo, seguro de su categoria, tratará de consagrarla sosteniendo como natural la inferioridad del esclavo: un esclavo es un sub-hombre por destino y no por accidente: la esclavitud antigua tiene en el racismo la analogía psicológica más próxima. Además, como el poder que el amo tiene sobre este instrumento humano no se halla sometido a un reglamento, sino que es total y directo, el esclavo no será nunca un simple asalariado, sino un hombre abnegado, que obedece desde el interior de su alma, y no en virtud de reglamentos y horarios definidos. La relación del esclavo con el amo es a la vez desigual e inter-humana: de modo que el amo «querrá» a su esclavo, porque ¿que amo no quiere a su perro, qué patrono a sus buenos obreros, o qué colono a sus fieles indígenas? El oficial que ha visto morir a veinte de sus hombres los quería y se hacía querer por ellos. La esclavitud antigua fue una extraña relación jurídica, que daba lugar a sentimientos banales de dependencia y autoridad personal, así como a relaciones afectivas y no precisamente anônimas.

Tampoco fue, o no únicamente, una relación de producción. Los diferentes esclavos, en su común inferioridad, desempeñan los papeles más heterogéneos en la economía, la sociedad, e incluso la política y la cultura; y hay un puñado de entre ellos que son infinitamente más ricos o influyentes que la mayoría de los hombres libres. Su origen étnico no tenía nada que ver; el sometimiento de los pueblos vecinos y la trata en las fronteras del Imperio sólo proporcionaban una pequeña fracción de la mano de obra servil: los esclavos provenían principalmente de la reproducción de la grey servil, de niños abandonados y de la venta de hombres libres como esclavos. Los hijos de una esclava, quienquiera que fuese su padre, eran propiedad del amo, con el mismo título que las crías de sus rebaños; es el amo quien decide si se queda con ellos o los expone, o incluso los hace ahogar como hacemos nosotros con unos gatitos.

Una novela griega relata los sobresaltos de una esclava que se estremece ante la idea de que su amo y amante llegue tal vez a matar al hijo que espera de él; en una colección de «historietas». Philogelos, leemos la siguiente, muy divertida: «El Distraído había tenido un hijo de una de sus esclavas, y el padre del Distraído le aconsejó matar a la criatura; el Distraído le contestó: "¡Comienza por matar a los tuyos, y luego tendrás derecho a aconsejarme que mate a los míos!"» Por lo que se refiere al abandono de niños, era una práctica usual, y no sólo entre los pobres; los mercaderes de esclavos acudían a recoger los recién nacidos expuestos en los santuarios o en los basureros públicos. En fin, la pobreza impulsaba a la gente sin recursos a vender sus recién nacidos a los traficantes (que los adquirían todavia «sanguinolentos», apenas salidos del vientre de sus madres, que de este modo no habían tenido tiempo de verlos y encariñarse con ellos); había incluso muchos adultos que se vendían a sí mismos para no morirse de hambre. Y no faltaban ambiciosos que hacían otro tanto, a fin de convertirse en administradores de algún noble o en tesoreros imperiales: tal fue, en mi opinión, el caso del omnipotente y riquisimo Pallas, descendiente de una noble familia de Arcadia, que se vendió como esclavo para

poder ser administrador de una dama de la familia imperial y que acabó como ministro de Finanzas y eminencia gris del emperador Claudio.

En el Imperio romano, los personajes equivalentes a quienes se llamarian en Francia Colbert o el superintendente Fouquet, eran esclavos o libertos del emperador; la mayor parte de los que hoy denominariamos funcionarios lo eran igualmente: se ocupaban de los asuntos administrativos del principe, su amo. En el extremo más bajo de la escala, una parte de la mano de obra rural se componia también de esclavos. Bien es verdad que la época de la «esclavitud de plantación» y de la revuelta de Espartaco había quedado lejos, y no es exacto que la sociedad romana estuviera basada en la esclavitud; el sistema del latifundio cultivado por rebaños de esclavos había sido además exclusivo de ciertas regiones, Italia del Sur o Sicilia: el esclavismo no es más representativo como rasgo esencial de la Antigüedad romana de lo que la esclavitud del Sur de los Estados Unidos antes de 1865 lo es del Occidente moderno. Fuera de las regiones aludidas y una vez pasada su época, la esclavitud no pasa de ser una de las relaciones de producción agrícola, junto con la aparcería y el salariado; algunas provincias ignoraron prácticamente la esclavitud rural (tal fue el caso de Egipto). Un gran propietario hace cultivar por medio de esclavos la parte de sus tierras que explota o hace explotar él mismo, en vez de cederla en aparcería; estos esclavos en común, bajo la autoridad de un administrador, a su vez esclavo, cuya compañera estable se ocupa de preparar la comida de todos. Un pequeño propietario puede también hacerse ayudar por algunos esclavos; Filostrato cuenta la historia de un modesto viñero que se había resignado a trabajar con sus propias manos su propiedad, porque los pocos esclavos que tenia le salían demasiado caros.

En el artesanado, la mano de obra parece haber sido esclava en su inmensa mayoria; esclavos y libertos constituven la totalidad en los talleres de alfarería de Arezzo (donde una multitud de pequeñas empresas, todas ellas independientes, cuentan de 1 a 65 operarios). La agricultura nos ofrece sobre todo pequeños campesinos independientes y aparceros que trabajan para grandes propietarios. Pero hallamos en ella también una mano de obra auxiliar, que comprende, o bien jornaleros asalariados de condición libre, pero muy miserable, o bien «esclavos de cadena», es decir, en mi opinión, «malos» esclavos castigados por su amo, que los vuelve a vender con la condición de que el comprador los mantenga en esta situación de presidiarios privados. La esclavitud viene a añadirse a un inmenso campesinado ya afincado; para que la relación de producción servil se convirtiera en la relación principal, hubiese sido preciso que los romanos redujeran a esclavitud a todo este campesinado libre

En conjunto, los esclavos constituían la cuarta parte de la mano de obra rural en Italia. En un Imperio donde los campesinos eran las bestias de carga de la sociedad, la condición de los esclavos rurales era ciertamente más dura aún.

La exclavitud en su verdadera naturaleza

## Doble pagina siguiente:

Tumba del liberto Cornelius Atimetus, siglo i de nuestra era, Era fabricante y vendedor de cuchillos. Aqui aparece vendiendolos. Al decir de su epitalio. Atimetus tenia varios esclavos. Vestido con su túnica, a la derecha, le muestra su mercancia a un honorable cliente de elegante atuendo (toga). (Roma, museos del Vaticano.)

Siglos i o ii: un taller familiar (adviertase el niño de la izquierda) donde se fabrican vasos metálicos. El precio está en relación con su peso. de ahi la balanza. (Nápoles, Museo arqueológico.)

Tumba de Cornelius Atimetus, Aqui, se estan forjando los cuchillos

Detalle de un sarcotago, siglos n o in-Un zapatero y un cordelero, que habian vivido juntos y que, según su epitafio, se babian hecho enterrar juntos porque eran amigos. Es muy infrecuente que gente del comercio escoja para tumba un sarcófago, como los personajes de la clase alta. (Roma, museo de las Termas.)

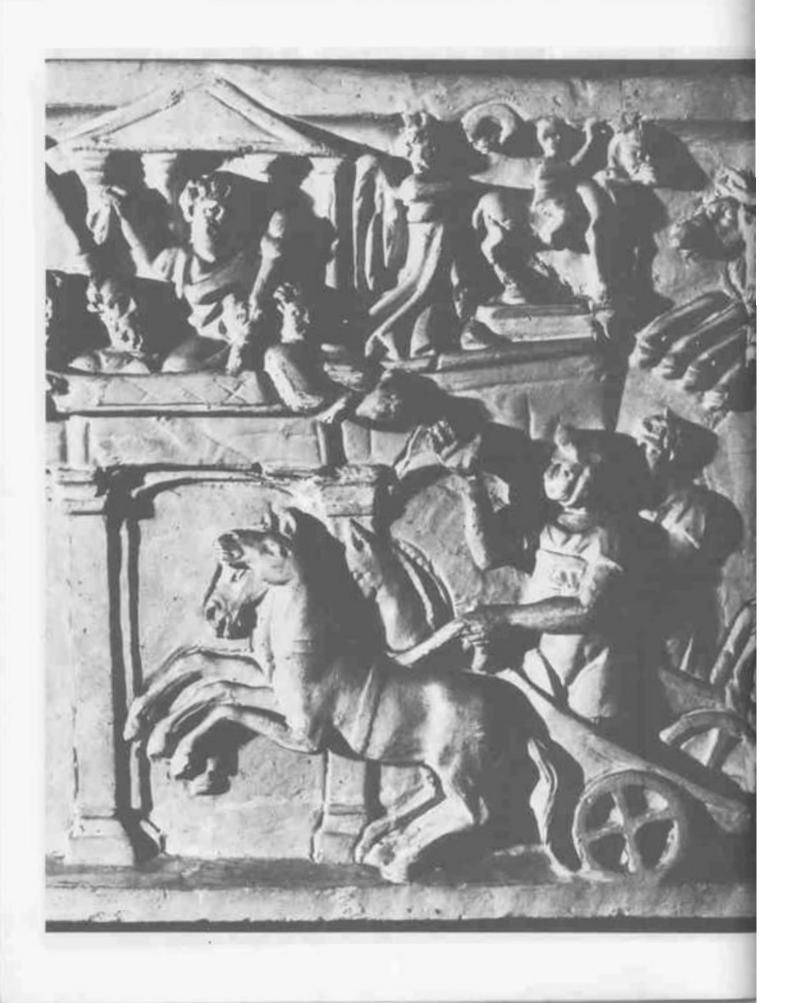



Placa de revestimiento, siglo i. Antes de la construcción del Coliseo, los combates de gladiadores con fieras tenían logar en el Circo (las siete bolas servian para indicar el número de vueltas que los carros habían hecho ya). (Roma, museo de las Termas.)

Un esclavo que no es un campesino resulta ser las más de las veces un criado; un romano de la clase alta tiene en su casa decenas de sirvientes, mientras que un romano de la clase media (por supuesto, lo suficientemente rico para poder vivir sin hacer nada). tiene uno, dos o tres. «Había en Pérgamo, según cuenta Galieno, un gramático que tenía dos esclavos; el gramático iba todos los días a los baños con uno de ellos (que le vestía y le desnudaba), y dejaba al otro en casa, encerrado bajo llave, a fin de que cuidara la vivienda y preparara la comida.» Su condición variaba considerablemente. desde la fregona hasta el administrador todopoderoso que llevaba, según el mismo Galieno, todos los negocios de su amo y al que cuidaban los médicos más eminentes cuando caía enfermo. Otro tanto varían las relaciones con su amo, y el esclavo cómplice, el esclavo que hace de su amo lo que quiere, no se reduce a ser un tipo de comedia (siempre expuesto a que su amo, en un momento de furor, le mande a trabajos forzados a sus dominios, el día en que la relación entre ambos, tan ambivalente, dé la vuelta). El amo y el ama de casa encargan a los esclavos de confianza que espíen la conducta de «amigos» o clientes, así como de preceptores, filósofos y otros domésticos de condición libre; y ellos son los que le vienen a contar al oído a su ama las nimiedades y los escándalos secretos de la gente de la casa. Había determinadas profesiones en las que la condición servil era el medio usual para entrar al servicio de un alto personaje y adquirir una posición estable: un gramático, un arquitecto, un cantor, un comediante, serán los esclavos del amo que utiliza sus talentos; la intimidad de un grande es menos sórdida que un salario eventual; y el amo acabará por darles la libertad antes o después.

Carrera de carros en el Circo. Este relieve reúne dos momentos diferentes: aquel en el que, de pie en la tribuna, el magistrado que preside y sufraga los juegos, reconocible por su cetro, se dispone a arrojar sobre la pista un pañuelo, para dar la señal de partida, y aquel en el que uno de los carros se destaca como vencedor. (Roma, museos del Vaticano.)

¿Quién era normalmente el sucesor de un médico romano? Un esclavo instruido por él y que más tarde había recibido la libertad (entonces no existían escuelas de medicina). El salariado no se concibe como una relación neutra y reglamentaria: ésta es una relación que suele rehusarse, porque no se basa en una vinculación personal. Pero, eso sí, la intimidad de este último tipo de relación es muy desigual, si bien las diversas condiciones de esclavitud, por desiguales que sean, tienen algo que las identifica, lo que hace que la esclavitud no sea una palabra vana; sean poderosos o miserables. a todos los esclavos se les trata en el tono y con los términos que se emplea para dirigirse a los niños o a los seres inferiores. La esclavitud es algo extra-económico, irreductible a su vez a una simple categoría jurídica; incomprensible también y escandaloso para la mentalidad moderna: una distinción social que no se funda en la «racionalidad» del dinero, y por eso la comparariamos con el racismo. En los Estados Unidos, no hace más de medio siglo, un negro podía ser un cantante célebre o un riquisimo hombre de negocios: pero no por ello dejaban los blancos de dirigirse a él en un tono de voz familiar llamándolo por su nombre propio, igual que a un criado. Como dice Jean-Claude Passeron, puede haber una jerarquía, perceptible mediante determinados signos de estima, que no tiene nada que ver con la riqueza ni con el poder. Es lo que ocurre con el racismo, la esclavitud, o la nobleza.

La esclavitud es indiscutible

El esclavo es inferior por naturaleza, cualquier cosa que sea y haga; lo que corre parejo con una inferioridad jurídica. Si su amo decide que se dedique a los negocios, a fin de quedarse él mismo con los beneficios, el esclavo podrá disponer muy pronto de una especie de patrimonio llamado peculio, de plena autonomía financiera, del derecho a firmar contratos por propia iniciativa, y aun de comparecer ante los tribunales, mientras se trate de los negocios de su amo y este amo no quiera recuperar su peculio. Pero a pesar de estos útiles simulacros de libertad, el esclavo es y seguirá siendo alguien que en cualquier momento puede ser vendido; y si su amo, que tiene derecho a castigarlo a su arbitrio, decide que merece el último suplicio, contratará los servicios del verdugo municipal, y le proporcionará la pez y el azufre para quemar al desgraciado. Ante los tribunales públicos, al esclavo se le puede torturar, a fin de que confiese los crímenes de su amo, mientras que los hombres libres no se hallaban amenazados por el tormento.

El compartimiento estanco que separaba a los hombres de los sub-hombres debía ser imperceptible. No era decente mencionar que tal o cual esclavo había nacido libre y se había vendido voluntariamente, como no lo era tampoco especular sobre la eventualidad de que un hombre libre se vendiera de este modo: había derecho a adquirir bienes futuros, por ejemplo una cosecha «una vez que hubiera madurado», pero no había derecho a comprar un ciudadano «para cuando se hubiese vendido como esclavo». Algo análogo a como, bajo nuestro Antiguo Régimen, se mantenía un pudoroso silencio sobre los numerosos vástagos de nobles pobres, que habían caído oscuramente hasta el nivel de la plebe. Y como no debe darse





ninguna posibilidad de equívoco entre la libertad y la servidumbre, el derecho romano tiene una regla, la denominada «en favor de la libertad», según la cual, en la duda, un juez ha de decidir en favor de la presunción de libertad; por ejemplo, si la interpretación de un testamento en virtud del cual el difunto parecia querer liberar a sus esclavos resulta dudosa, se optará por la interpretación más favorable, la libertad. Habia otra norma según la cual una vez que se había manumitido a un esclavo, no se podía anular esta decisión, porque «la libertad es el bien común» de todos los órdenes de hombres libres, como habrá de corroborarlo el Senado en el año 56 de nuestra era; poner en duda la libertad de un solo esclavo equivaldría a amenazar la libertad de todos los hombres libres. Principio éste, el de optar por la solución más humana, que no tiene de humanitario más que la apariencia. Supongamos, en efecto, que hay un principio según el cual, si en un jurado hay tantas voces a favor de la absolución como de la guillotina, habrá de ser la absolución la que se imponga: este principio no significa que se dé una mala conciencia en la condena incluso de culpables declarados; sino que es un principio que tiene en cuenta el interés de los inocentes y no el de los culpables. He aquí la paradoja: es preciso favorecer la libertad, pero sólo en caso de duda; por el contrario, nadie se inquieta por los esclavos cuya condición de tales es inequívoca. Detestar los errores judiciales no es lo mismo que poner en cuestión la santidad de la justicia, sino al revés.

Collar de esclavo en bronce, hallado en el cuello de un esqueleto, en una tumba al sur de Roma: «Echame mano y devuelveme a Apronianus, funcionario del palacio imperial, que vive en el Paño de Oro sobre el Aventino, porque soy un esclavo fugitivo. « (Paris, Petit Palais, colec, Dutuit.)

Placa de bronce, siglos in-iv. »Soy Asellus, esclavo de Preiectus, ayudante del ministro de los mercados, y he franqueado el recinto de Roma. Cógeme, porque soy un esclavo fugitivo, y llévame a la calle de los Barberos, junto al templo de Flora.» Tengamos en cuenta que un esclavo que conseguia fugarse apenas si tenía otro medio de vida que venderse a un mercader de esclavos, a la espera de ser vendido a un amo mejor que el precedente. (París, Petit Palaís, colec. Dutuit.)

La esclavitud era una realidad indiscutible; el humanitarismo no consistía en liberar a los esclavos de todos sus amos, sino en conducirse personalmente como un buen amo. Los romanos se sentian tan seguros de su superioridad que consideraban a los esclavos como niños grandes; acostumbraban a llamarlos «pequeño», «boy» (pais, puer), aun cuando se tratara de viejos, y los mismos esclavos se llamaban así entre ellos. Igual que los niños, los esclavos dependen del tribunal doméstico constituido por el arbitrio de su amo; y si sus fechorías tienen que ver con los tribunales públicos, se les infligirán castigos físicos de los que se hallaban exentos los hombres libres. Pobres seres sin importancia social, carecen de esposa e injos, porque sus amores y descendencia son como los de los animales de un rebaño; el amo no dejará de alegrarse al ver que su rebaño se multiplica; eso es todo. Los nombres propios que su dueño les atribuye constituyen una categoría diferente de la de los nombres de los hombres libres, como sucede entre nosotros con los nombres de perros; nombres como Medoro o Mirza, Melania o Sidonia, de origen griego, al menos en apariencia (puesto que, precisamente, los griegos no llevaban nombres como éstos, que no eran sino pastiches romanos de nombres griegos, fabricados ad hac). Y como los esclavos son una especie de menores, su rebeldia era una especie de parricidio; cuando Virgilio relega al peor lugar de su Infierno «a los que han participado en guerras impías y renegado de la fidelidad debida a sus amos», está pensando en Espartaco y sus secuaces.

La vida privada de los esclavos es un espectáculo infantil que se contempla con desdén. A pesar de que aquellos hombres tenian también su propia vida; por ejemplo, tomaban parte en la religión, y no sólo en la religión del hogar doméstico, que era después de todo su propio hogar: un esclavo podía ser perfectamente admitido. fuera de su casa, como sacerdote por los fieles de cualquier devoción colectiva. Del mismo modo que se les podia convertir en sacerdotes en aquella Iglesia cristiana que no pensó nunca en abolir la esclavitud. Lo mismo si se trataba de paganismo que de cristianismo, no cuesta nada creer que se sintieran muy atraídos por las cosas de la religión, ya que en definitiva muy pocos ámbitos que no fueran los religiosos les estaban abiertos. También se apasionaban por los espectáculos públicos del teatro, el Circo y la arena, puesto que, los días festivos, los esclavos libraban, igual que los tribunales, los niños de las escuelas y... las bestías de carga, de tiro y de labor.

Todo esto hacía sonreir o apretar los labios; los sentimientos de los esclavos no pueden ser como los de las personas de categoría y, por ejemplo, imaginarse un esclavo enamorado y apasionado hubiese sido tan divertido como atribuir a una campesina de Molière emociones y celos racinianos. ¿A dónde iríamos a parar, si los amos tuvieran además que ocuparse de los caprichos sentimentales de sus sirvientes? «¿Es que aquí los esclavos se enamoran ahora también?», pregunta muy sorprendido el héroe de una comedia de magia de Plauto. Un esclavo ha de vivir para su trabajo, y nada más. Horacio se dedica a hacer reir a sus lectores contándoles la vida privada de su esclavo Davus, que corre tras las furcias baratas

por las callejuelas calurosas y se queda pasmado ante las pinturas que inmortalizan los combates de gladiadores famosos: los juristas; por su parte, no se reian tanto; fanatismo religioso, inclinación exagerada al amor, gusto inmoderado por los espectáculos y las pinturas (hoy diriamos: los anuncios, los carteles), tales son los defectos que un mercader de esclavos estaba obligado a declarar al comprador. ¿«Defectos», en el sentido en que se habla de deficiencias de una mercancía? De ninguna manera: el esclavo es un ser humano, y sus defectos son lacras morales y anomalías psicológicas.

Todo el mundo sabe, en efecto, que la psicología de los sirvientes no es la de los amos; toda la psicologia de un esclavo se reduce a ser apto o inepto para su trabajo y tener sentimientos de fidelidad hacia su amo; historiadores y moralistas relatan con aprobación y estima los casos de esclavos que han llevado su deber hasta un humilde heroismo y se han hecho matar para salvar a su amo o seguirlo en su muerte. Pero hay también muchos «malos esclavos», y la expresión lo dice todo: un mal esclavo no es simplemente un esclavo que tiene unos defectos determinados, como cuando nos referimos a un fontanero que es un glotón o a un notario perezoso; sino un esclavo inadecuado para su utilización, como un «mal uten-

silio», un esclavo que no lo es en realidad.

Como sucede con los chiquillos, la psicología del esclavo ha de explicarse por las influencias que ha sufrido y los ejemplos que está recibiendo: su alma carece de autonomía. La imitación de los malos sirvientes, se repetía, puede hacer de él un jugador, un borracho o un gandul, y el ejemplo de un amo vicioso convertirlo en un libertino o en un indolente. Por eso el derecho permitía recurrir contra terceros que hubiesen echado a perder a un esclavo; constituía un delito dar asilo a sabiendas a un sirviente fugitivo o haberle estimulado de palabra en sus planes de huida. A decir verdad, la víctima es con mucha frecuencia el primer culpable; un amo que aspira a hacerse respetar no debe, según Platón, permitirse confianzas con sus sirvientes, y debe ser el primero en levantarse cada mañana; hay muchos amos complacientes en exceso, y la malicia pública no lo ignoraba. Un gramático romano nos proporciona una curiosa precisión: «Cuando se trata de simples sainetes, se permite a los poetas cómicos poner en escena a esclavos más discretos que sus amos, lo que no sería tolerable en la comedia urbana»; porque, en un sainete, lo que se ofrece es un mundo maliciosamente trastornado, mientras que la comedia realista ha de mostrar la noble verdad.

¿Cómo soportaban los esclavos su miseria y sus humillaciones? Con un rencor contenido o una rebeldía disimulada, que presagiaba explosiones y guerras civiles? ¿Con resignación? Ello equivaldría a olvidar que entre esta pasividad y la lucha social activa se da un término medio que también hoy configura la realidad cotidiana: esa adaptación a lo exterior forzoso; como quien duerme sobre una tabla poco confortable, los esclavos adoptaban una posición mental que les permitía sufrir menos y que consistia en querer al amo al que no podían quemar vivo. Aquel amo al que en su argot deno-

Evidencia de la esclavinal minaban entre ellos «el mismísimo» (si es que se puede traducir asi su ipsimus o su ipsisimus). «Yo he sido esclavo durante cuarenta años, nos cuenta en Petronio un liberto, sin que nadie haya podido averiguar si yo era esclavo o libre; he hecho todo lo posible por dar plena satisfacción a mi amo, que era un hombre honorable y digno. Y eso que tenía que vérmelas en la casa con gentes que no pensaban más que en ponerme zancadillas. En fin, ¡consegui sobrenadar, gracias sean dadas a mi amo! Y esto sí que tiene verdadero mérito; en cambio, para el que nace libre, todo es más fácil.» Un arrivismo así ve en la condición servil una carrera en la que llegar primero

que los otros. A falta de otras perspectivas, los esclavos comparten los valores de sus amos, los admiran y los sirven celosamente; observan sus vidas con la mezcla de admiración y de sorna revanchista que hace de los sirvientes los espectadores de sus amos. Toman partido por ellos, defienden su vida, son los guardianes celosos de su honor. En caso de gresca, incluso de guerra civil, son sus matones, su hueste armada. Si el amo tiene a bien ejercer sobre ellos o sobre sus concubinas su derecho de pernada, los esclavos se adaptan a la situación de acuerdo con el proverbio que dice: «No hay afrenta en hacer lo que manda el amo»; y si el amo va a visitar su granja, nada más natural que la compañera del administrador le aguarde esa noche en la cama. Saber obedecer es a sus ojos el colmo de la virtud. y los propios camaradas se burlan de los indisciplinados: «Los imbéciles de tus amos no son capaces de hacerte obedecer», le dice a un mal esclavo uno viejo. Se adivina con facilidad de qué manera un amor semejante, si se veia frustrado o herido, podía transformarse en furor sanguinario contra un amo indigno. Por lo que se refiere a las guerras serviles de Espartaco y sus émulos, su origen era diferente; los desfavorecidos no pensaban en combatir para construir una sociedad menos injusta, de la que habría quedado eliminado el escándalo de la esclavitud, sino en lanzarse, para escapar a su miseria, a una aventura más o menos comparable a las de los Mamelucos o los filibusteros: hacerse en tierras romanas un reino para ellos solos. Una generación antes de Espartaco, durante la gran revuelta de los esclavos de Sicilia, los rebeldes se habían dado ya una capital. Enna, y habían designado rey a uno de ellos, que llegó a acuñar moneda; pero es difícil creer que en aquel reino integrado por antiguos esclavos se hubiera prohibido la esclavitud:

Nadie ha sido nunca capaz de ver más allá de los decorados cambiantes de los dramas históricos en los que es un simple comparsa, como tampoco de advertir el fondo desnudo de los bastidores, porque, sencillamente, no hay tal fondo; ningún esclavo, ni ningún amo, fueron nunca capaces de dejar en suspenso la evidencia de la institución servil. Lo que anhelaban los esclavos, o al menos la mayoría de entre ellos (puesto que más valía servir que ser libre y morirse de hambre), era sustraerse individualmente a la servidumbre y conseguir la libertad. Y los propios amos consideraban que era una cosa buena la manumisión de esclavos. «Amigos míos, declara Trimalción después de beber, los esclavos son también hombres y han mamado la misma leche que nosotros, aunque la

Fatalidad los haya postrado; pero no van a saborear menos el agua de la libertad antes de que sea demasiado tarde (¡si bien no hemos de tentar a la mala suerte hablando de estas cosas, porque yo quiero seguir viviendo!); en una palabra, les doy a todos la libertad en mi testamento.» Un amo se honraba a si mismo hablando y obrando así, y, lejos de desmentir con ello la legitimidad de la esclavitud, no hacia otra cosa que deducir las consecuencias lógicas de la autoridad paternal que ejercía sobre aquellos miños grandes.

Las dos imágenes del amo



Organo hidráulico, piedra sepulcral, siglo IV. La presión del agua hacia vibrar los tubos. La sonoridad del órgano contrastaba con el sonido agudo de la música antigua. (Roma, San Pablo extramuros.)

Un amo que quiera a sus esclavos se verá impulsado a concederles la libertad, puesto que es lo que más desean; pero esto no prueba que la esclavitud sea a sus ojos una injusticia más bien que una calamidad fatal; lo único que demuestra es que quiere se un buen amo.

Darles la libertad a los esclavos es un acto meritorio; pero no es un deber: eso es todo. Un rey está en su derecho cuando condena a muerte a un criminal, y es adorable si le otorga su gracia; pero la gracia es gratuita, y el rey no comete injusticia si no le indulta. El placer que un amo experimenta al dar la libertad confirma la autoridad en virtud de la cual podría también no hacerlo; ordena con amor y el amor no tiene ley. El subordinado no tiene por qué aguardar la clemencia como algo que le es debido. Es la doble imagen del padre, que castiga y que perdona; puesto que su perdón no constituye un deber, el perdón no podrá ser solicitado por el esclavo mismo, sino sólo por una tercera persona, nacida libre como el amo; la tercera persona en cuestión se honrará a sí misma, al hacer que la imagen paterna clemente sustituya a la severa, y honrará a la vez la autoridad de los amos en general sobre sus esclavos en general.

Un hombre libre solicita de un amo que perdone a uno de sus esclavos: era un episodio típico de la realidad romana, que los escritores y el mismo Digesto han pintado con delectación, porque se percibía oscuramente que su sabor paradójico encerraba la clave de la autoridad esclavista. Ovidio aconseja al amante astuto que trate de conseguir que la joven que codicia represente el papel lisonjero de mujer insinuante cerca de un padre justo, pero severo! «Aunque te bastes para llevar a cabo tú solo algo que tienes que hacer de todas maneras, hazlo solicitar por medio de tu amante; ¿has prometido la libertad a alguno de tus criados? Arréglatelas para que ruegue a tu amante que intervenga ante ti en su favor. Levantas a un esclavo su castigo? Que sea ella quien obtenga de ti lo que en cualquier caso ibas tú a hacer.» El derecho romano no consideraba fugitivo al esclavo que se había refugiado en casa de un amigo de su amo a fin de rogarle que solicitara la indulgencia de éste. Por encima de las severidades particulares planea de esta forma una obsequiosidad universal por parte de la clase superior Porque la clemencia sólo se solicita y se decide entre iguales. El esclavo que se adelantara a pedirla habría incurrido en la presunción de prejuzgar aquella de las dos imágenes paternas que el amo iba a escoger encarnar.

Así como la indulgencia del amo no era en absoluto un homenaje que el esclavismo rindiese al humanitarismo, sino un mérito individual, del mismo modo los ejemplos de amos crueles, e incluso atroces, no pasaban de ser desmerecimientos personales. La crueldad para con los esclavos no tenía nada de excepcional; es algo que se advierte con toda claridad cuando se leen los consejos que da Ovidio en su manual de seducción: la mujer que araña a su peinadora o le clava una aguja, no ofrece de sí misma precisamente una imagen seductora, escribe el poeta. Un día, el emperador Adriano, a pesar de todo un hombre refinado, plantó el estilo de su escritorio en el ojo de uno de sus esclavos secretarios y lo dejó tuerto. Más tarde llamó al esclavo en cuestión y le preguntó qué obsequio prefería en compensación de lo que le había ocurrido; la víctima no respondió nada; el emperador repitió su pregunta añadiendo que el esclavo tendría cuanto quisiera. Entonces sobrevino la respuesta: «Lo único que quiero es mi ojo.» Poco antes del triunfo definitivo del cristianismo, el concilio de Elvira condenó a las amas cristianas que, «enfurecidas por los celos, golpeaban con tanta violencia a su sirvienta que ésta fallecía, con tal que esta muerte hubiera sucedido menos de cuatro días después».

Un amo cruel o colérico pierde consideración moralmente y se perjudica a sí mismo en lo material; además se arrepentirá con frecuencia, una vez pasado su furor. He aquí una muestra de lo que eran la vida y los viajes durante el siglo 11 de nuestra era. El médico Galieno había abandonado Roma para regresar a Pérgamo, su patria (hacia la costa turca), y llevaba como compañero de viaje a un cretense; este último no era un tipo desprovisto de virtudes: sencillo, amable, honesto, nada mezquino en lo tocante a los gastos de cada día. Pero era también proclive a accesos de cólera, durante los cuales llegaba al extremo de maltratar a sus esclavos con sus propias manos, a darles patadas, a golpearlos con un látigo o un bastón. Los viajeros arriban al istmo de Corinto, desde donde hacen expedir sus equipajes a Atenas por via marítima, al puerto de Kenqureai; y ellos alquilan un vehículo para si mismos y sus esclavos, a fin de ganar Atenas por la ruta costera y Megara. Apenas habían dejado atrás Eleusis cuando el compañero de Galieno advirtió que sus esclavos habían confiado a la embarcación un bulto que tenían que haber conservado consigo para el viaje; montó en cólera v. sin nada más a mano con que golpear a su gente, se quitó del cinto su puñal de viaje con la funda que lo protegía; pero el puñal, asestado sobre los esclavos, rompió la funda, y dos de los esclavos quedaron malheridos en la cabeza, uno de ellos de gravedad. Entonces el hombre aquel, aterrorizado por lo que había hecho, pasó de un extremo al otro: le alargó un látigo a Galieno y se desnudó, rogándole que le azotara «para castigarle por lo que había hecho bajo el impulso de esta maldita cólera». Galieno se echó a reir en su propia cara, le dirigió un sermón filosófico sobre la cólera (porque era un médico filósofo), y he aquí la lección moral que extrae de todo ello para sus lectores: un amo no debe nunca castigar a sus esclavos por su propia mano, y debe posponer siempre para el día siguiente la decisión de su castigo.

Esta anécdota nos da a entender a qué se reduce una idea frecuente, la de una humanización progresiva de la esclavitud bajo la influencia del estoicismo, durante los tres siglos del Alto Imperio; siendo así que esta pretendida humanización fue en realidad una moralización debida, no a ninguna supuesta tendencia «natural» de la humanidad civilizada, sino a una particular evolución que ya hemos descrito al hablar del nacimiento de la pareja. Semejante moralización, así del amo como del esclavo, no tuvo nada de humanitaria, ni ponía tampoco en cuestión la legitimidad de la esclavitud, ni mucho menos era un ardid o una cobertura ideológica que tratara de salvar aquella institución amenazada por cualquier tipo de levantamiento de los esclavos. Si se quiere de una vez por todas dejar de pensar mediante esas rigidas generalidades tan poco afortunadas, podrá comprobarse enseguida que la moralización de la esclavitud no contribuyó a dulcificar ésta. Tampoco se debió a la legislación imperial; el pretendido mejoramiento legal de la condición del esclavo se redujo a una única medida cuyo verdadero sentido no era aquél precisamente; bajo Antonino, quienquiera que matara a su propio esclavo sería reo de muerte o de destierro, en caso de no poder demostrar que tenía un motivo justo para matarlo, cosa que el juez habría de apreciar. Ha de entenderse que, para un amo, matar a su esclavo se oponía a condenarlo a su arbitrio ante el tribunal doméstico que no era otro que el propio amo. La decisión de Antonino no hacía sino corroborar la vieja distinción entre un homicidio puro y simple y un homicidio legal. Si un amo furioso condena a muerte a su esclavo con un mínimum de formalidades, nadie tendrá nada que reprocharle; pero si, en su furor, le mata de una puñalada, habrá de tomarse la molestia de explicarle al juez que su furor era legítimo (tan legítimo que, de haberle dado margen para constituirse como juez doméstico, con toda seguridad hubiese condenado a muerte al esclavo que acababa de apunalar). Con tal de respetar las formas, cualquiera podía castigar a sus esclavos como le viniera en gana sin que nadie rechistara: lo confirma Antonino. Adriano condenó por su parte a un padre que había matado a su hijo durante una partida de caza y que pretendía incluir dicha muerte en la cuenta de su jurisdicción paterna.

Hubo otras medidas que tendieron a moralizar la condición misma del esclavo, ya que no a mejorarla; porque la legislación imperial
se volvió cada véz más pudibunda, y henos aquí ante un capítulo
de historia de la moral sexual. Sin olvidar que se trata de una
protección moral del esclavo que sólo el amo, en nombre de su
potestad paterna, podía poner en vigencia. Así era corriente vender
un esclavo acompañando la transacción de una cláusula particular
(sabemos, por ejemplo, que se podía estipular que un mal esclavo
habría de ser mantenido encadenado por el comprador); y se podía
vender también una esclava con la precisión de que su nuevo amo
no tendría derecho a prostituirla: si no obstante se le ocurria hacerlo, la esclava quedaría en libertad ipso facto por decisión imperial,
y el comprador perdería su propiedad. Un aspecto menos subrayado
del orden moral es la nueva costumbre de casar a los esclavos

Y la moral por encima del negocio (Tertuliano la menciona alrededor del año 200). En tiempos anteriores, hubiera sido impensable que aquellos pobres seres pudieran llegar a ser algo parecido a padres de familia. Pero más adelante se otorgó también a los esclavos el derecho al matrimonio, considerado no tanto como un signo de reconocimiento social sino como una garantía de moralidad; y las menciones de esclavos casados son más numerosas, en el *Digesto*, de lo que podría imaginarse. Michel Foucault ha encontrado su mención más antigua en Musonio. Como se recordará, el matrimonio no era más que una decisión y una ceremonia privadas, y la institución del matrimonio servil fue el resultado de una evolución de las costumbres mucho más que de una revolución jurídica.

De una evolución de la moral. Los hombres libres habían comenzado por ser duros consigo mismos igual que con sus esclavos porque su sentido del deber se basaba en un estatuto cívico, sin interposición alguna de una conciencia moral, que hubicse sido ilusoria aunque sensible. Pero había tantas éticas como estatutos, y la moral de un esclavo no era la de un ciudadano. «Que un hombre libre tenga condescendencias, decía un orador, es una infamia; que las tenga un liberto respecto de su amo, es el efecto de un justo reconocimiento; que las tenga un esclavo, constituye pura y simplemente su deber.» Sólo que ahora, la moral parece derivar de la conciencia humana en general; el esclavo sigue siendo un esclavo.

mientras que la ética se ha vuelto universalista.

El vínculo servil puede, en efecto, concebirse sucesivamente de múltiples y muy diferentes maneras, sin dejar por ello de ser igualmente tiránico. Los esclavistas del Sur de los Estados Unidos hacian bautizar a sus negros porque a sus ojos todas las criaturas de Dios poseían un alma; pero no por ello dejaban de tratarlos autoritariamente. Bajo el Imperio romano, la moral reinante pasa poco a poco de una concepción del «hombre político» a la de un «hombre interior»: estoicismo y cristianismo contribuiran a configurar de diversas maneras esta evolución que afectaba también a la idea que se tenía del esclavo. Este va no iba a limitarse a ser un hombre cuya psicologia se redujera a la advertencia de su deber de sumisión hacia su amo; sería un ser humano con una conciencia moral, por más que obedeciera a su amo no tanto por fidelidad exclusiva a sus deberes respecto de éste cuanto por sentido del deber moral en general. He aquí por tanto al esclavo provisto de deberes hacia su mujer, porque ahora contrae matrimonio, así como hacia sus hijos, porque comienza a tenerlos suyos, moralmente, por más que esos hijos sigan siendo implacablemente propiedades de su amo. En los textos juridicos y literarios puede seguirse, en efecto, con claridad la tendencia creciente de los amos a no separar a los esclavos que forman una misma familia, a no vender al marido sin su mujer o su hijo. Y de la misma manera cabria seguir, en los epitafios latinos y griegos, la tendencia creciente a sepultar a los esclavos debidamente, en lugar de arrojar sus cuerpos al muladar, o a dejar que sus compañeros de esclavitud se ocupen ellos solos de la supultura de uno de los suvos.

La institución de la esclavitud sufrió así modificaciones internas porque todo lo demás a su alrededor estaba cambiando; sería demasiado optimista concluir que tales modificaciones fueron efecto de escrúpulos humanitarios, y sería una simplificación excesiva pretender explicarlas como válvulas de seguridad; lo que atestiguan es una alteración autónoma de la moral vigente. Lo que más nos llama la atención es la incapacidad de la sociedad romana para cuestionarse ni por un momento siquiera la institución misma, ni tan sólo para suavizarla. Hacer que el padre de familia cumpla con sus deberes de juez que ha de respetar las formas, casar a los esclavos, todo ello es hermoso y bueno, pero no alteraba en nada la crueldad de los castigos, la desnutrición, la miseria material y moral, o la tiranía.

Los moralistas, incluidos los estoicos, no fueron mucho más allá: lo que se ha dicho a veces de la actitud de Séneca con respecto a la esclavitud no es otra cosa que una proyección de nuestra propia forma de moralismo. La esclavitud no es a sus ojos un producto de la «sociedad», sino un infortunio individual, y semejante infortunio puede caer también sobre nosotros mismos, porque somos hombres igual que ellos y estamos sometidos a los mismos caprichos de la Fortuna que esos desgraciados: durante las guerras, se ha visto cómo los personajes más nobles eran reducidos a esclavitud. Porque es la Fortuna quien decide de la suerte de cada uno. Ahora bien, ¿cuál es el deber de un hombre honesto? Hacer lo que tiene que hacer en el puesto donde su suerte le ha colocado, sea rey, ciudadano o esclavo. Si le cae la de ser un amo, habrá de conducirse como un buen amo; desde siempre, los romanos habían estimado más a los buenos amos o a los buenos maridos que a los malos; y la filosofía convirtió lo que era un mérito de algunos en un deber de cualquier hombre que quisiera ser un sabio. Así pues, Séneca le enseña a su discipulo a comportarse como un buen amo con respecto a esos «humildes amigos» que son sus servidores; si se hubiera dignado aleccionar a los propios esclavos, les hubiese enseñado de modo análogo a comportarse como buenos esclavos -que fue lo que hicieron también san Pablo y Epicteto.

## La familia y sus libertos

Esclavos domésticos o antiguos esclavos, ahora liberados, el padre de familia, su mujer —desposada mediante adecuadas nupcias—, y dos o tres hijos e hijas: tales son los miembros de una familia, a los que habrá que anadir algunas decenas de hombres libres, los fieles o «clientes», que acuden cada mañana a desfilar por la antecámara de su protector o «patrono» a fin de rendirle una rápida visita de homenaje. Sólo que una familia así entendida no es una familia «natural»; los vínculos afectivos a que da lugar están

tan desfasados como los nuestros y son más pintorescos.

Tampoco se trata, a pesar de una leyenda que Yan Thomas se ha propuesto echar abajo, de un clan, de una amplia familia patriarcal, la gens, ni de una debilitación o desmenuzamiento de esta vasta unidad arcaica. No es verdad que el padre de familia fuese dejando poco a poco de ser en ella el monarca, porque no lo había sido nunca: la Roma arcaica no fue un grupo de clanes, cada uno de ellos bajo la autoridad del patriarca. Fue una ciudad etrusca, una de las mayores, y no nos lleva a un estadio arcaico del desarrollo de la humanidad; hemos de dejar a un lado por tanto esos mitos políticos sobre los origenes y atenernos a la realidad: el padre de familia es un esposo, es también un propietario con su patrimonio, un amo de esclavos, un patrón de libertos y de clientes; en virtud de una especie de delegación que le otorga la ciudad, ejerce un derecho de justicia sobre sus hijos e hijas, y todo este conglomerado de poderes heterogéneos no es precisamente el resultado de una unidad primigenia.

Todo hijo de familia, una vez huérfano y emancipado, se convierte en jefe de una nueva familia, y, salvo sentimientos o estrategia familiar, nada le mantiene ya vinculado a sus hermanos o tíos: la familia es una entidad conyugal. Saber si los hermanos van a seguir viviendo juntos en alguna gran casa ancestral no es más que una cuestión de comodidad y de dinero; cada uno de estos padres de familia prefiere tener su propia casa, y tal es también la aspiración de sus hijos; el hijo de Cicerón o el de su amigo Celio alquilaron un apartamento para no seguir viviendo con sus padres. En caso de causar perjuicios a sus vecinos, el derecho preveía que ellos

La leyenda de la familia romana

Escena elegante de toilette. ¿No resulta llamativo que una dama sea más reducida de tamaño que la esclava que la peina? No, si la dama es más joven. Se trata de una toilette de bodas: una muchacha accede a la adultez en tal día, a la soñada edad de quince años. La edad real del matrimonio era más variable. (Nápoles, Museo arqueológico.)

mismos fueran responsables y que el padre respectivo no tenía nada que ver en ello; estos hijos vivían su propia vida; el padre de familia es sobre todo el dueño del patrimonio y de los bienes patrimoniales; tiene hijos por dinero y con vistas a la herencia. Pero no los retiene a su alcance, y cada nueva pareja preferirá su domicilio personal si tiene medios para ello.

La señora

Es el padre de familia quien, en principio, dirige la casa. El es quien, por la mañana, da las órdenes a los esclavos y les distribuye las tareas; al tiempo que hace que su intendente le presente las cuentas. ¿Y el ama de casa? A veces se producian conflictos: algunos maridos, no todos, desde luego, dejaban en manos de su esposa la dirección (cura) de la casa, así como las llaves de la caja de caudales, porque la consideraban digna de todo ello. La cuñada de Cicerón organizó un día una escena familiar: la tenían por una extraña, puesto que habían encomendado a un criado la organización del almuerzo. El reparto de las faenas domésticas era ocasión de frecuentes querellas, de creer a los Padres de la Iglesia, enemigos del matrimonio: casarse equivalía a someterse a la autoridad de la esposa, o bien tener que sufrir sus recriminaciones. Los médicos, por su parte, recomendaban la primera solución porque es higiénico que una esposa desarrolle alguna actividad: «supervisar al esclavo panadero, controlar al intendente y llevar cuenta de los artículos que necesita, recorrer la casa para verificar si todo está en orden». Lo que es bien poca cosa, puesto que normalmente una señora rica no sabe qué hacer de sus diez dedos, salvo ocuparlos en la rueca y el huso, y quiere matar el tiempo de una manera honesta y tradicional.





Cofrecillo de toilette hallado en Cumas. (Nápoles, Museo arqueológico.)

una noche sin testigos, se les hace trasladar sus camastros a otra parte.

La omnipresencia de los esclavos equivalía a una vigilancia perpetua. Bien es verdad que un esclavo no cuenta y que se acababa por no verlo. Dice el poeta Horacio: «Tengo la costumbre de pasearme solo»; y cinco versos más abajo nos enteramos de que le acompaña uno de sus tres esclavos. Los amantes no sabían dónde poder verse a escondidas; ¿donde él, donde ella? Sus criados se enteran de todo y se lo cuentan de una a otra casa. La única solución consistía en que un amigo complaciente les prestara su casa (quien a su vez corría el riesgo de verse acusado de complicidad en el adulterio) o en alquilarle su cuartucho a un sacristán, obligado por su carácter sagrado a un leal silencio. La decencia y el cuidado de su rango obligan a una dama a salir de casa acompañada por sirvientes, señoritas de compañía (comites) y un caballero de servicio (custos) del que hablan con frecuencia los poetas eróticos; semejante prisión móvil que sigue a la dama a todas partes es lo más parecido que hay al harén monógamo, o gineceo, en que las damas griegas, por amor de su reputación, exigian que su esposo las encerrara bajo llave durante la noche. Tampoco los jóvenes podían salir sin su custos, porque se temía tanto por su virtud como por la del otro sexo. Por lo demás, las damas a la antigua usanza, en prueba de su reserva, salían lo menos posible y sólo se mostraban en público semiveladas.

Ser una madre de familia era una prisión honorable y una dignidad un tanto estrecha; para instalarse en ellas el impetu de una joven noble necesitaba mucha abnegación. Ahora bien, una joven noble ha heredado el orgullo de su padre, que ha hecho algo así como prestársela al marido (en Roma, una esposa descontenta no abandonaba a su marido para «regresar con su madre», sino con su padre). Y al orgullo aristocrático viene a añadirse el de la fortuna; la joven posee con frecuencia riquezas que no pasan a su marido. Es igual que los varones ante el derecho de sucesión y la capacidad de testar; tiene su propia dote. Algunas, más nobles y más ricas que sus esposos, rehusaban su autoridad; no faltaron incluso las que llegaban a jugar un gran papel político, va que, a título de herederas, habían recibido junto con el patrimonio todas ls clientelas hereditarias de su estirpe. Otras damas, en cambio, no contentas con la devoción a su marido, acreditaban la calidad de su raza siguiéndole al exilio y hasta el suicidio. (Séneca, muy celoso de su ascendiente sobre su entorno, pretendió ejercer sobre su mujer, así como sobre su discípulo Lucilio, un auténtico chantaje moral en lo tocante al suicidio.) Eran aquellas unas mujeres absolutamente capaces de emprender la defensa de los intereses maritales, si el esposo estaba exiliado o tenía que ocultarse. Pero del mismo modo podían un buen día adoptar una actitud mucho menos plausible, aunque muy sintomática del atolladero en que se encontraban: pretextar una pena, la pérdida de un hijo, para renunciar a cualquier vida de representación social y enclaustrarse en un duelo perpetuo. Esto mismo sucedía también en tiempos de Luis XIV, tal como nos lo cuenta una curiosa página de La Rochefoucauld.



Estatua de difunto, siglos i-iii. ¿Arte popular o arte desmañado? La postura es la de la estatuas enlutadas helenizantes. ¿Prefigura su estilo el grafismo ornamental que habrá de suceder al naturalismo plástico de la Antigüedad? Aunque las buenas intenciones plásticas se dejan sentir en el plegado del hombro izquierdo. Se trata por tanto de la descomposición del estilo clásico a manos de un escultor inferior a la media incluso en el arte regional. (Aquilea, Museo arqueológico.)

v concubinas

Viudas, virgenes

Pero supongamos que nuestra afortunada heredera sea viuda, o más bien vidua, sin hombre: viuda o divorciada; supongámosla incluso virgen, pero «madre de familia», al haber fallecido su padre. La parentela se apresurará a fortificar su virtud proporcionándole un custos; una ley imperial asimilaba los amores de una vidua al adulterio y al estupro, pero había caído en desuso. Ya tenemos a la joven o la mujer en cuestión dueña de una casa y patrimonio; la viuda rica es un personaje típico de la época; no se la tenía por presumida como a Celimena, sino como «irresistible», puesto que ya no tenía amo alguno. Se ve rodeada de pretendientes ávidos de su herencia. Volverá a casarse o se hará con un amante; una relación así, a veces cubierta decentemente con una promesa de matrimonio, era frecuente y se la reconocía más o menos. En cambio, las relaciones de las jóvenes tenían que mantenerse secretas; siempre se sospechaba que tenían una, y se creía de buena gana que su amante era el esclavo que administraba sus bienes, porque ¿cómo iba a ser posible que una mujer fuera capaz de manejar su vida, si no tenía ni amo ni señor? Los Padres de la Iglesia van a calificar en términos atroces las costumbres de viudas y huérfanas, y no se tratará ciertamente de calumnias; de lo contrario, ¿de dónde habría sacado Ovidio el rico vivero de mujeres adineradas e independientes a las que su Manual de amor enseña a pecar? Tales mujeres disfrutaban de la mejor condición femenina que se podía dar en Roma. Sus amantes tenían que procurar complacerlas en el lecho, con gran

indignación de Séneca o de Marcial.

Supongamos ahora la situación inversa: el padre de familia se ha quedado viudo. Puede echar mano de sus criadas, puede volver a casarse, y puede también tomar una concubina, porque este término tenía dos sentidos diferentes: peyorativo al principio, había acabado por adquirir también, como entre nosotros, un sentido honorable. En primer lugar se llamaba concubinas a la mujer o mujeres con las que un hombre, casado o no, se acostaba habitualmente; los emperadores, aunque estuviesen casados, disponian en palacio de un harén de concubinas esclavas, y el emperador Claudio llegaba a acostarse con dos a la vez. Pero la opinión común había acabado por tener indulgencia con las relaciones con una concubina, cuando eran estables y exclusivas, una especie de matrimonio, que sólo la inferioridad social de la mujer impedia que el hombre transformara en matrimonio cabal. Los juristas habían condescendido; según ellos, el concubinato era un estado de hecho, pero honorable, que no rebajaba a la mujer al nivel de las que son despreciables; si bien era preciso que el concubinato se asemejara en todo al matrimonio: la concubina, en un segundo sentido --el único honorable-- del término, tenía que ser una mujer libre (puesto que los esclavos no podían contraer matrimonio) y la unión tenía que ser monogâmica: era impensable tener una concubina si se estaba casado, o tener dos concubinas a la vez. El concubinato es en suma un matrimonio imposible; el caso típico era el de un hombre que tuviese una relación con su liberta y no quisiera transformar en matrimonio formal una unión semejante de tipo ilegal. Así por ejemplo, el emperador Vespasiano, después de enviudar, tomó por concubina a su secretaria, una liberta imperial, y la «trató casi como a su propia



Estela funcraria, siglo i. Una dama. vuelta de medio lado hacia el espectador, y una liberta que la está mirando. (Arles, Museo lapidario.)



Llaves de bronce. Había flaves de giro, que hacian avanzar o retroceder el cerrojo, y llaves que levantaban un cerrojo giratorio. (París, Louvre.)

mujer». Conocemos unos quince casos en los que el difunto se había hecho erigir un epitafio a sí mismo, a su difunta esposa y a la concubina que había tomado después; de manera análoga, en otros epitafios, el marido honra la memoria de las dos esposas con las

que sucesivamente había estado casado.

El concubinato, a diferencia del matrimonio formal, no da lugar a consecuencias jurídicas: a pesar de su indulgencia, los juristas no transigieron al respecto; los hijos nacidos de un concubinato honorable serán libres, puesto que han nacido de una madre libre; pero como esta mujer no estaba casada, serán ilegítimos y llevarán tan sólo el nombre de su madre; heredan de su madre, pero no de su padre natural. El concubinato no posee por tanto más que su propia honorabilidad; le confiere a la concubina una dignidad que no habría tenido si sus relaciones con el concubino no hubiesen sido estables y monogámicas. ¿Y si, en último término, un patrono se resolvía a contraer matrimonio formal con su liberta y concubina, a pesar de sus repugnancias iniciales? Esta se sentiría orgullosa de haber sido considerada digna de vestir la túnica tradicional de las auténticas «madres de familia», pero, consciente de su definitiva inferioridad, no dejará de atribuírle, en su epitafio, los títulos de «patrono y marido», como si la primera cualidad fuera indeleble y ni el mismo afecto conyugal pudiera borrar la mancha servil. Había por tanto familias de pega, compuestas por el marido, su concubina y sus hijos naturales; y la realidad ofrecía aún otras combinaciones más irregulares, de las que los juristas no se ocupaban siquiera: un hombre, sus esclavas y sus «protegidos». Para explicar estos fenómenos, hay que empezar por penetrar en los arcanos del esclavismo y tener en cuenta que el Imperio romano, lo mismo que el Brasil colonial, era el imperio del mestizaje.

Bastardos ignorados

Una vez que Vespasiano hubo perdido a su vez la concubina educada a la que hemos hecho referencia, se contentó con echar la siesta acostado con una u otra de sus numerosas esclavas. Y algo parecido sucedía con cualquiera que tuviese esclavos; la ocasión se convertía en tentación. Había una palabra que calificaba a los maridos que cedian ante la facilidad: «buscador de esclavas» (ancillariolus), con gran desesperación de sus esposas. Un amo abusivo había llegado a hartar hasta tal extremo a sus esclavas que éstas lo asesinaron y, encima, lo castraron; sus buenas razones debían de tener; cuando la sangrienta noticia se difundió por la casa, «sus concubinas acudieron entre gritos y sollozos». Por otra parte, el esclavismo tenía también sus aspectos líricos: Horacio cantó delicada y aun poéticamente las emociones del amo que sigue con la mirada a una de sus jovencísimas esclavas, próxima ya a la edad núbil, saboreando de antemano el momento.

En resumidas cuentas, entre los recién nacidos de sus esclavas que venían a aumentar su rebaño servil, el amo podía tener razones para creer que algunos eran hijos suyos. Sólo que ni el ni nadie debía decirlo; la condición libre, como ya sabemos, ha de ser inequívoca y hallarse separada de la servil por una frontera al margen de cualquier sospecha; con mayor motivo se excluía que el amo



«La fanciulla de Anzio.» Descubierta en una de las villas de Nerón, en Anzio. Esta célebre «muchacha», con su pecho plano es, en nuestra opinión, un muchacho. Sostiene sobre una bandeja unos objetos de culto. Hemos de suponer que esta estatua-retrato había sido consagrada en un templo por el modelo (o por sus padres, si se trataba de un pais amphithales). ¿Obra original de los siglos tv o in a. C., o copia romana, a juzgar por la caída, un tanto sumaria, de los pliegues? La parte inferior de la estatua se ha trabajado aparte y en un mármol distinto que el de la cabeza y el busto. ¿Se trataria acaso de un original griego cuya parte inferior se hubiera restaurado en época romana? Original o copia, esta obra maestra pertenece a la historia del arte o del gusto bajo el Imperio. (Roma, museo de las Termas.)

Antínoo, alrededor del año 131.
Creación griega de época romapa, con la «firma» (o el nombre, si es una réplica) de Antoniniano, de la ciudad de Aphrodisias (Turquía), ciudad artística entonces célebre. El difunto favorito de Adriano se identifica con el dios campesino Silvano cuya podadera sostiene. Aunque tal vez esta divinización no suponía ningún culto y era una idea poética del artista, también podía deberse a la iniciativa o al celo monárquico de un individuo o cofradía, que adoraba a Antínoo como a un «nuevo Silvano». La primera explicación casa mejor con el carácter pictórico de la obra. (Roma, museo de las Termas.)



anduviera ingeniándoselas para identificar al pequeño esclavo como hijo suyo; ésta era una de las leyes tácitas del esclavismo. No obstante, todo el mundo sabía lo que pasaba: «Puede suceder que un esclavo sea hijo del amo y de una de sus esclavas», escribe un jurista. Siempre será posible darle la libertad, guardándose de manifestar por qué se le favorece en esa forma, ya que no cabe la posibilidad de reconocerlo, ni de adoptarlo: lo prohibía el derecho.

Una costumbre curiosa permitia hacer más, con tal de salvar las apariencias. Los romanos gustaban de tener en casa un muchachito o una chiquilla, esclavos nacidos en casa o niños expósitos, a los que criaban (alumnus, threptus) porque les encantaban y los podian «mimar» (deliciae, delicatus); los tenían consigo durante las comidas, jugaban con ellos y soportaban sus caprichos. A veces hacian incluso que recibieran una educación «liberal», que en principio les estaba reservada a los hombres libres. La ventaja de esta costumbre estaba en que era perfectamente equívoca: la criatura mimada podía servir de juguete, pero también de favorito o favorita; y podia ser también una suerte de hijo adoptivo, sin que ello diera lugar a pensar mal, así como un vástago al que se favorecía en secreto; todo ello sin olvidar la ostentosa tropa de adolescentes -de «pajes»—, con tal que fuesen de buena cuna: pero que eran también

¿Favoritos? Tener uno constituia en personas de calidad un pecado ligero ante el que la gente sonreía respetuosamente. Bruto, el asesino de César, tenía uno tan guapo que un escultor hizo su retrato, cuyas reproducciones se veían por doquier; los favoritos del terrible emperador Domiciano y de Adriano, el de éste el célebre Antinoo, eran elogiados por poetas cortesanos, igual que Mme de Pompadour por sus lejanos sucesores. Celosa del favorito de su marido, la esposa no toleraba que éste le besara en su presencia. ¿Iba el marido más allá, lejos de las miradas de su mujer? Una convención mundana exigía que nadie se planteara la cuestión. El favorito servia de ordinario a su amo de escudero, o de copero; le llenaba su copa, a ejemplo de Ganímedes, favorito de Júpiter.

Precisamente, el batallón de «pajes» (paedagogium) era una hueste de muchachos guapos que no tenían otro menester que servir a la mesa, para encanto de las miradas y empaque del ceremonial. Cuando el amo salía de casa, seguían en tropel su silla de manos, igual que el batallón de graciosos pajes que rodea la litera del canciller Séguier en un cuadro de Le Brun en el Louvre. El momento grave de su vida llegaba al hacer su aparición el primer bozo. Como estaba a punto de desvanacerse el pretexto de un sexo todavía indeciso y hubiera sido escandaloso seguir tratando como un objeto pasivo a un varón adulto, el favorito perdia su oficio en medio de las lágrimas: el amo le hacía cortar sus largos cabellos de muchacha, con vivo contento del ama de casa. Pero no faltaban los obstinados que seguían conservando a su favorito incluso después de haber dejado éste de crecer (exoletus), lo que se tenía por conducta infamante.



Epitafio de una niña, siglos 1-11. Documento histórico de primer orden: es uno de los dos testimonios más antiguos de la domesticación del gato por el hombre en Europa, en la que nuestra Galia fue la primera. (Burdeos, museo de Aquitania.)



Muestra de la tienda del batanero Verecundus. Pompeya, calle llamada de la Abundancia, poco antes del año 79. En el centro, cuatro hombres en calzoneillos secan piezas de ropa junto a una estufa (sin salida de humo). Tres hombres agachados ante unas mesas estiran otras piezas. A la derecha, el amo muestra a todos una pieza de paño absolutamente limpia. En cuanto a la inscripción, no es más que un cartel electoral que no debiera haberse fijado nunca sobre esta muestra.

El amo podía tener motivos más inocentes para que su niño mimado siguiera haciendo sus delicias. Es cierto que este puede ser un simple juguete con el que el amo se entretiene afectuosamente. sentado a la mesa, como si fuera un animal familiar. Porque, durante esta época, los juguetes más apreciados eran seres vivientes: pájaros, perros, o conejos para las niñas (al gato no se le había domesticado aún). Pero también se puede experimentar por el pequeño esclavo un verdadero afecto. «Sucede, escribe Plutarco, que gentes irreductiblemente opuestas al matrimonio y a la paternidad se sientan enseguida devoradas por la tristeza y hasta lloren indignamente cuando cae enfermo y muere un hijo de sus criadas o el vástago de una concubina.» Y no siempre porque crean que se trate de un hijo suyo; es posible que estén satisfaciendo, ante un hijo de padre desconocido, una auténtica vocación a la paternidad, y que tomen bajo su protección al recién nacido en su casa; los besos con que cubren a la criatura de su predilección no deben hacer pensar mal.

Roma, relieve funcrario del excelente trabajo de un comerciante de buena reputación. ¿Siglo 1? Una pareja de clientes, sentados, y cinco vendedores de pie (entre ellos una mujer de perfil, una esclava). Es notable la arquitectura de la tienda, pero hay que suponer que las columnas son de estuco y no de marmol. Nótese la disposación de las tejas redondas y planas («tejas romanas»). El suelo no está enlosado. (Florencia, museo de los Oficios.)

Por cierto que, aunque al principio muy discutido, el beso en la boca entre hombres, como signo de fiel afecto, llegó a estar de moda, y el adolescente Marco Aurelio los intercambiaba con gran sentimiento con su preceptor Frontón. El poeta Estacio dejó unos versos no menos sensibles sobre la muerte de un niño, al que había otorgado la libertad al nacer y a quien quería con predilección: «Apenas nacido, volvió hacia mí su llanto, me envolvió con él y me traspasó el alma; yo fui quien le enseñó sus primeras palabras, quien curó sus pequeñas heridas y le endulzó sus penas mientras andaba a gatas; y yo me agachaba para alzarlo en mis brazos y besarlo; mientras vivió, no eché de menos un hijo.» Son sus mejores versos. ¿Era el padre de este niño? No es seguro; el placer de la paternidad debía de encontrar su expansión más patética en un niño sin importancia social que en un hijo legítimo al que había que educar con rigor, como continuador de la familia y secreto enemigo del actual titular de su herencia futura. Aunque no es menos cierto que en otros poemas del mismo Estacio o de Marcial el niño o la niña predilectos son sin lugar a dudas los hijos secretos del padre de familia. Se los trata en consecuencia como a hombres libres: vestidos como principes, cubiertos de joyas, no salen nunca sin cortejo; lo único que les falta es el atuendo propio de los adolescentes libres por nacimiento (praetexta); como el poeta pone buen cuidado en precisar, estos niños son libertos y lo seguirán siendo.

Lo dicho no ofrece duda, pero ¿de quién va a ser liberto el niño así distinguido? Ha de perdonársenos que rindamos culto a la precisión; sólo así podremos penetrar en otro círculo infernal, el de las relaciones incongruentes de parentesco entre los libertos. Así que el amo le ha hecho un hijo a su criada. Supongamos que le da luego la libertad a la madre; demasiado tarde: concebido por una esclava, el niño nacerá siendo ya esclavo de su padre. ¿Y si este liberta al recién nacido? Este pequeño tendrá a su padre natural como patrono. Pero cabe la posibilidad de que más adelante la madre, rica liberta, rescate a su hijo; tendrá entonces a su propio hijo como esclavo o liberto. Y tampoco era raro que, por piedad, el hijo

El infierno familiar de los libertos



Tumba del liberto Titius Primus. (Museo de Ancona.)



rescatara a su vez a su madre que había seguido siendo esclava: la madre pasaria así a convertirse en la esclava o la liberta de su hijo. Los epitafios y los textos jurídicos ponen de manifiesto que, lejos de ser sólo teóricas, semejantes situaciones eran muy frecuentes. A partir de lo cual todo era posible: que el hijo, una vez liberto de su madre, tuviese a su vez como esclavo, tras haberlo rescatado, a su padre, o que el hermano se convirtiera en liberto de su hermano... Se comprende muy bien que el sentimiento familiar se hiciera oír por encima de los estatutos jurídicos; pero sigue en pie el hecho de que tal sentimiento tiene que luchar contra la autoridad que confería el derecho al que había rescatado a su propio padre o a su propio hijo, como tiene que enfrentarse con el recurso del pesado sacrificio financiero que había consentido para llevar a cabo semejante rescate, en contra de las reglas del derecho de sucesión. La vida familiar de los antiguos esclavos tenia que ser un infierno de conflictos, de ambivalencias y de resentimientos; el padre no perdona al hijo, que le ha abrumado con su buena acción, y el hijo no le perdona que se comporte como un ingrato.

Los libertos a los que nos estamos refiriendo ya no viven por lo general en la casa de su antiguo dueño, por más que sigan acudiendo a rendirle homenaje a domicilio. Establecidos por su cuenta como artesanos, tenderos o negociantes, constituyen un porcentaje de la población que podría contarse con los dedos de una sola mano, pero que socialmente está muy a la vista y es económicamente muy importante. Si no todos los tenderos son libertos, en cambio si que todos los libertos son gente del comercio y de negocios. Y ello proporcionaba al grupo como tal de los libertos una fisonomia muy adecuada para atraer sobre si la animosidad popular, la fisonomía de un grupo de explotadores y gente de rapiña. Tanto más cuanto que estos antiguos esclavos eran más ricos, y a veces mucho más, que la mayoría de la población libre, que se veía humillada por la prosperidad de unos individuos que no habían nacido en la libertad; se soportaba mal una opulencia que se hubiera considerado legitima y admirable en un señor. La categoría de los libertos se hallaba por tanto en una situación ambivalente: eran al mismo tiempo superiores e inferiores a la multitud. Sufrían por todo ello para sus adentros y en consecuencia acabaron haciéndose sus propias costumbres, de las que hay que decir alguna

Da la impresión, por ejemplo, de que los libertos vivían con más frecuencia en estado de concubinato que de matrimonio; ésa es la conclusión a la que parece que nos podemos acoger, tras haber confrontado los argumentos de Plassard y de Rawson. La razón no estaba evidentemente en la inferioridad social de la pareja. Durante sus años de servidumbre eran muchos los esclavos que habían vivido emparejados, sobre todo entre los más afortunados, administradores de un gran propietario o esclavos imperiales, es decir jóvenes funcionarios. Se podía llamar concubina a la sirvienta que tenía también un compañero habitual. Pero cuando la sirvienta en cuestión y su compañero recibían a su vez la libertad, su unión, idéntica a la de las personas libres, tenía que tomarse en consideración y ser juzgada como honorable. Sólo que los hijos nacidos de esta pareja,

antes de serles concedida a ambos la libertad, habrán de ser, o bastardos, o esclavos del propietario de la madre; y aun cuando los dos libertos se casen formalmente, el padre no podrá reconocer a su hijo natural; y aun en el caso de que rescaten a su hijo esclavo de su dueño, no podrán hacer de él un hijo suyo, sino tan sólo su liberto. Por ejemplo, he aquí, en Ancona, la tumba del liberto Titius Primus, que había llegado a ser todo un personaje en la ciudad; hasta el punto de haber encargado al marmolista representarlo vestido con su toga, que se había convertido ya en hábito de ceremonia; a su derecha, hizo esculpir a su «concubina» (ése es el término que emplea el epitafio), que había sido una mujer libre llamada Lucania Benigna, sin duda una liberta, y que aparece con un recién nacido en brazos, esta niña se llamaba Chloé y, dado que no tiene más nombre que éste, era una esclava: había nacido cuando su madre era aún una simple esclava. Su padre natural hubo de contentarse con hacer de ella una «favorita» (delicium), y el epitafio no le da otro título: la naturaleza y el afecto nada pueden frente a lo establecido. A la derecha, otra liberta (el grupo no tiene por qué causar sorpresa: las tumbas familiares eran corrientes). No se entiende bien el interés que una pareja así hubiese podido tener en volverse a casar formalmente; nos hallamos ante una segunda variedad del concubinato, consecuencia de la indiferencia por el matrimonio.

El infierno social de los libertos

Puede comprobarse por doquier lo que constituve el tormento de los libertos, su incertidumbre a propósito del verdadero lugar que ocupan en la sociedad; porque la escala de las distintas condiciones sociales no se confundía con la jerarquia de los estados, y los libertos sufren precisamente de semejante dislocación. Ante todo sufren de una falta de legitimación. Llevan la vida de lujo que su opulencia les permite; en Roma, las tumbas costosas, con retratos esculpidos. eran las suyas, cuando no las de los nobles; en su atuendo, en sus clientes, con sus esclavos y sus propios libertos, gracias a sus banquetes, imitan a la buena sociedad, pero con la imposibilidad de penetrar en ella, porque como ciudadanos de segunda categoría que son, no tienen derecho a ello. El Satiricón de Petronio pinta con una cruel lucidez su existencia, toda ella de imitación. Su incultura (los niños esclavos no han seguido estudios) traicionará siempre su bajo origen. Lejos de ser, como a veces se ha dicho, unos advenedizos, son más bien unos «oriundos», a los que su tara original les impide forzar las puertas de la buena sociedad: la barrera que separa los distintos estados se lo prohibe. Y la buena sociedad encuentra que la imitación que de ella hacen los libertos es siempre una imitación frustrada, ya que traiciona ridiculamente tanto sus pretensiones como su tara; entre snobs, el liberto resultará snob y medio. Lo peor es que ni siquiera forman una clase social digna de este nombre, que bien pudiera haberse hecho fuerte en el modesto orgullo de su especificidad: pero los libertos no pudieron fundar nunca dinastías auténticamente burguesas, a pesar de que el estatuto de liberto sólo se daba en la primera generación, y de que el hijo de un liberto era un ciudadano con plenos derechos. No pode-



mos tomar por una clase social lo que no pasa de ser un grupo sinuoso. Aun así, la clase alta, en Roma, se renovaba en gran parte mediante el acceso de hijos de ricos libertos y de hijos de libertos de la casa imperial: no eran pocos los senadores nietos de un liberto. Si se tienen en cuenta todas las circunstancias, las posibilidades de ascenso social eran mucho mayores entre los esclavos que entre quienes habían nacido libres pero eran pobres.

Las posibilidades de promoción de los libertos provenían de su riqueza; semejante riqueza se debía a su propensión por las profesiones comerciales, y esta propensión, a su vez, se explica por las condiciones en que adquirían su liberación; tanto más cuanto que las relaciones de producción, a escala reducida como las de aquellas profesiones, junto con sus consecuencias a veces inesperadas, explican toda una estructura social. Los nobles romanos preferian sus libertos a sus conciudadanos pobres porque los primeros continuaban siéndoles fieles, como tendremos ocasión de ver, y ellos los conocian personalmente.

¿Oué era lo que podía incitar a un amo a manumitir a sus esclavos? Tres razones al menos. El esclavo está a punto de morir y se le quiere ofrecer el consuelo de morir libre y sabiendo que tendrá derecho a la sepultura de los ciudadanos libres. Con ocasión de su propia muerte, los amos deciden manumitir de una vez, por testamento, a algunos de sus sirvientes, incluso a todos, a fin de dejarles la libertad a modo de legado, de la misma forma que distribuyen legados entre todos sus restantes fieles. Además, como

Cuadrito de mosaico hallado en Pompeya. Una réplica de alguna obra que debio de ser célebre. Son tres músicos ambulantes con mascaras, y un chaval que los contempla. Este jolgorio tiene por escenario una ciudad, como lo indican las lineas y los angulos rectos del fondo. (Nápoles, Museo arqueologico.) el testamento es una especie de manifiesto, el amo da asi pruebas de haber sido un buen amo, puesto que ha otorgado a sus esclavos la libertad que tanto anhelaban. Finalmente, la libertad equivale con frecuencia a un arreglo económico: el amo ha llevado a cabo negocios por mediación de un esclavo interesado en sus beneficios, y se ha puesto de acuerdo con su servidor para venderle su libertad a un precio convenido; o incluso, la libertad es una recompensa que hace que el esclavo continúe ocupándose de los asuntos de su amo con la dignidad de liberto. Parece que era infrecuente que los esclavos una vez liberados se encontraran arrojados a la intemperie sin recursos; cuando declara liberados a su muerte a sus viejos servidores cargados de merecimientos, el testador les deja una tierra o una pensión reducida (alimenta), igual que se hacía entre nosotros en los viejos tiempos; de modo que el porvenir como hombre de negocios de un esclavo está va asegurado. En fin, vo supongo que muchos libertos no abandonaban la casa, sino que continuaban viviendo en ella, para seguir ocupándose de lo que habian venido haciendo desde siempre, pero con más dignidad. A otros se los enviaba a ejercer en otra parte una profesión o un negocio cuyos beneficios repartirían con su antiguo dueño, a fin de pagarle la libertad que les había vendido. Cabe pensar en todo tipo de arreglos. Sigue siendo cierto que tal vez en la mayoria de los casos no se manumitía más que a aquellos esclavos que eran capaces de ganar dinero. Hay una excepción: el tesorero que maneja los capitales de su amo no recibe nunca la fibertad, aunque este amo sea el emperador en persona, y el esclavo el gran tesorero del Imperio; la libertad, como promoción que aguardaba a los funcionarios imperiales en un determinado estadio de su carrera, no estaba hecha para él, porque se quiere poder torturarlo, en caso de que hava malversado los fondos de su dueño, y ejercer sobre el el derecho de justicia privada.

Algunos libertos continuan por tanto en la casa, al servicio de su antiguo amo, mientras que otros se encuentran por el contrario establecidos en otra parte por su propia cuenta, y siendo completamente independientes. No obstante, tanto en unos casos como en otros, los libertos conservan una vinculación simbólica con la casa de su amo, que ha pasado a ser su «patrono»; se hallan obligados a venir a hacerle la corte (obsequium) y este atribuve a semejante comportamiento una gran importancia. Le deben este obsequio como agradecimiento por haberles hecho el beneficio de haberlos liberado de la esclavitud; si descuidan este deber de reconocimiento (al que es materialmente difícil apremiarlos), la voz de todo un pueblo los estigmatizará como «libertos ingratos»: era uno de los grandes motivos de indignación de los romanos, uno de los grandes problemas de la época. Los libertos no debian salir de la casa si no era para rodearla de una aureola de obsequiosidad que pondria de manifiesto ante todo el mundo la grandeza de semejante casa; el papel de los «clientes» era idéntico a éste. De esta apariencia exterior de la casa familiar romana es de lo que vamos a hablar ahora.

Los romanos se sentian difacerados entre su concepción civica de la sociedad y su concepción de una sociedad fundada sobre una relación de fidelidad de hombre a hombre. Por un fado, la libertad



Es tan hermosa que en lo primero que se piensa es en una obra maestra. Con sus bucles a la moda de la época, ¿se trata de una Pompeyana representada como mujer culta, o es el retrato imaginario de la Poetisa ideal? Había predilección por estas

imágenes de mujer escritora. El ojo izquierdo está más alto que el derecho por una convención de perspectiva, y el rostro muestra un ligero perfil. (Pompeya, en Nápoles, Museo arqueológico.) Pompeya, casa de los Vetii, antes del 70 o incluso del 62 de nuestra era. Un salón. En uno de los cuadros, Hércules niño ahoga dos serpientes; en otro, el rey Penteo, enemigo de Baco, es descuartizado por las bacantes. Estas pinturas se hallan situadas bajo unos salientes de techo a casetones sostenido por columnas tan finas como tallos de paja. En el ángulo, la sala parece abrirse a fantásticas arquitecturas, en una perspectiva de lejania.





debía ser inequívoca, y por tanto un amo no podía gravar con cualesquiera obligaciones la del esclavo al que había liberado; por otro, este liberto le debe algo a su antiguo dueño y sigue siendo su fiel a perpetuidad. De lo contrario, el patrono estará en su derecho castigándole como pueda, tachándole de la lista de sus legatarios, y prohibiendo que se le inhume en la tumba familiar. O haciendo que se le administre una buena tanda de bastonazos; en principio, no se ha de levantar la mano contra un hombre libre; pero, «tampoco se puede tolerar que un individuo, que ayer mismo no era más que un esclavo, venga ahora a quejarse de su amo que al despedirlo, le ha sacudido un poco o le ha infligido una corrección». Después de todo, jel palo es un símbolo! Por el contrario, los intereses familiares y pecuniarios de una libertad, por más que sea reciente, han de ser sagrados; un patrono no puede exigir más trabajo del convenido ni gravar la manumisión con cláusulas tan onerosas que el antiguo esclavo sólo vaya a ser libre de nombre; como no puede hacerle prometer a un liberto que no se casará o que no tendrá hijos a fin de conservar él sus derechos sobre la sucesión de sus libertos; ni tampoco, al menos por regla general, prohibirle que se dedique a la misma profesión que él convirtiéndose así en su competidor.

Mosaico de Cartago, siglo iv. Podria pensarse que estas arquitecturas al horde del agua son fantásticas. Pero, en cuestión de paisajes arquitectónicos, la realidad romana deja atrás la ficción. En el islote de Brioni (Istria), una bahía profunda de trescientos metros se hallaba bordeada por un semicirculo ininterrumpido de edificios: una magnifica villa, su pórtico en hemiciclo, con tres templos, sus termas, su puerto y su paseo cubierto a la orilla del mar... La bahía entera se había convertido en una decoración. (Museo del Bardo.)

Materialmente libre dentro de los límites de la convención de la manumisión, el antiguo esclavo seguía estando simbólicamente bajo la dependencia de su patrono, y los romanos, que gustaban de las imprecisiones paternalistas, solían repetir que un liberto tenía deberes filiales hacia su antiguo amo, cuyo nombre de familia se había convertido en el suyo; tenía efectivamente para con él deberes de «piedad». La obligación de acudir los libertos dos veces al día a la casa para darle los buenos días y las buenas noches al padre de familia había caído en desuso. En cambio, la piedad quería que acudieran a rendir visitas de respeto, y la Cistellaria nos muestra hasta qué punto podía la escena resultar chirriante: el liberto se siente exasperado ante el peso sobre él de un poder que ya no puede apremiarlo pero que se sobrevive; el patrono sabe a su vez que su

Clientela



Vajilla de plata descubierta en Pompeya, (Napoles, Museo arqueológico.)

momento ha pasado, que el liberto lo odia, ya sin necesidad de temerlo, y lo que hacen ambos es darse importancia. Estas relaciones demasiado prolongadas acababan siendo aún más fastidiosas cuando el esclavo había obtenido su libertad al precio de determinados trabajos que habría de ejecutar por cuenta de su patrono después de su manumisión (operae libertorum). A lo que parece. un liberto no estaba en la obligación, como los clientes, de hacer a su patrono una visita protocolaria (salutatio) cada mañana; en cambio, se le invitaba con frecuencia a almorzar, y volvía a encontrarse. sobre su lecho de mesa, no lejos de aquellos mismos clientes. Según se cuenta, no eran raras las disputas de aquellas dos especies desiguales de fieles durante las comidas: un cliente pobre soportaba de mala gana su coincidencia, en presencia del patrono, con un antiguo esclavo que había alcanzado la prosperidad; los poetas Juvenal o Marcial, reducidos para sobrevivir a cortejar a los grandes, odiaban a los ricos libertos lo mismo que a los clientes de nacionalidad griega, pues tanto los unos como los otros eran sus competidores.

Con la «corte que le hacen sus clientes y sus libertos laboriosos y agradecidos», como dice Frontón, una familia brilla sobre la escena pública de la notoriedad, condición necesaria y suficiente para que se la considere digna de pertenecer a la clase gobernante: «He tenido muchos clientes», escribía un liberto que se había vuelto riquisimo, para ilustrar su triunfo. ¿Y qué es un cliente? Es un hombre libre que acude a hacerle la corte al padre de familia y que se proclama públicamente su cliente; puede ser rico o pobre, poderoso o miserable, a veces más rico que el patrono al que viene a saludar. Pueden enumerarse al menos cuatro especies de clientes; están los que aspiran a hacer una carrera pública y cuentan para ello con la protección de su patrono; están los hombres de negocios

cuyos intereses favorecerá el patrono gracias a su influencia política, tanto más de buena gana cuanto que con frecuencia se halla asociado con ellos; vienen luego los pobres diablos, los poetas, los filósofos, que no tienen en ocasiones otro medio de vida que las limosnas del patrono (entre ellos se cuentan muchos griegos) y que, al no ser gente del pueblo, encontrarían deshonroso el trabajo, en lugar de vivir de la protección de los grandes; y por fin no faltan tampoco quienes poseen tantos recursos como para poder pertenecer al mismo mundo que el patrono, así como para poder aspirar legítimamente a figurar en su testamento, en agradecimiento por sus homenajes (gentes entre las que lo mismo se contarán los más encumbrados personajes del Estado que algunos libertos del emperador, los todopoderosos administradores): un viejo rico y sin descendencia tenía muchos clientes de éstos.

Esta es la muchedumbre tan peripuesta que, cada mañana, y en perfecto orden, hacia cola ante la puerta del patrono, a la hora en que cantan los gallos, que era cuando se levantaban los romanos. Son algunas decenas, a veces algunos centenares. También las notabilidades del barrio se ven igualmente asediadas, pero por multitudes más reducidas; fuera de Roma, en las ciudades, algunos de los notables locales con más predicamento tienen también su clientela. Que un hombre rico o influyente se vea rodeado de protegidos y de amigos interesados es algo que no tiene nada de sorprendente: sólo que, entre los romanos, esta evidencia había llegado a ser una institución y un rito. Las gentes sin importancia, escribe Vitruvio, son los que hacen visitas y no las reciben. Cuando se era el cliente de alguien, no se dejaba de pregonarlo, a fin de jactarse y poner de manifiesto la influencia del patrono; y así se decia «cliente de los Tales», «familiar de la casa de los Cuales»; si uno no es simplemente del montón, hará erigir a sus expensas una estatua del patrono en una plaza pública o incluso en la casa de éste: la inscripción, en el pedestal, enumerará las funciones públicas del patrono, y uno mismo aparecerá con todas sus letras como su cliente. Un patrono bondadoso protestaba en un caso semejante: hubiese sido más justo haber puesto «amigo»: como que «amigo» acabó por ser sinónimo halagüeño de cliente.

El saludo matinal es un rito; faltar a él habría equivalido a rehusar el lazo de clientela. Se hace cola en hábito de ceremonia (toga); cada visitante recibe simbólicamente una especie de propina (spornula) que les permite a los más pobres tener qué comer ese día; de tal manera que la propina no ha hecho sino sustituir a una pura y simple distribución de alimentos... Se admite a los clientes en la antecámara de acuerdo con un orden severamente jerárquico en el que se manifiestan los rangos de la organización cívica: y lo mismo acontece en las comidas durante las cuales las diferentes categorias cívicas de comensales ven cómo se les sirven platos distintos y vinos de desigual calidad, según su dignidad respectiva; todo tiende a subravar la jerarquía. Dicho con otras palabras, el padre de familia no se limita a recibir los cumplimientos individuales de un cierto número de amigos: está admitiendo más bien en su casa una parte de la sociedad romana, que entra en ella en bloque, con sus grados y sus desigualdades públicas, y sobre la que él ejerce una autoridad



Vaso pequeno de bronce, de doce centimetros de diametro, encontrado en Doudeville. Parece que servia para llevar al bano o al gimnasio el aceite que la Antiguedad usaba como jabon. Decoración: un pastor guarda sus cabras, apoyado sobre su cayado. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)

moral; sus miras van mucho más allá que las de sus clientes: «Un rico patrono, escribe Horacio, os rige como lo haría una madre excelente, y exige de vosotros más sensatez y más virtud que las que él mismo posee.»

Autoridad moral

El poder económico que la gran familia ejerce sobre sus operarios rurales, sometidos a su contrato de aparcería, lleva consigo análogamente una autoridad moral. Durante la época de las persecuciones contra la Iglesia, los propietarios cristianos que, asustados, se decidían a sacrificar a los idolos arrastraban consigo a su apostasia a sus granjeros y clientes (amici), que sacrificaban como ellos; mientras que otros amos, con un golpe de varita mágica, convertian a todos los habitantes de sus propiedades, decidiendo que, en adelante, el culto rústico que celebraban sus colonos habria de ofrecerse al Dios verdadero, al tiempo que hacían demoler el santuario pagano que se alzaba en medio de sus tierras y erigian una iglesia en su lugar. La aureola de prestigio que ciñe a la casa familiar es también zona de autoridad. Tres siglos antes. Catilina había arrastrado a sus colonos en su insurrección contra el Senado; y Cicerón, al partir para el exilio, tuvo el consuelo de ver cómo sus amigos ponían a su disposición «sus propias personas, sus hijos, sus amigos, sus clientes, sus libertos, sus esclavos y sus bienes».

La gran familia ejerce un predominio material y moral sobre

cuantos la componen y la rodean; y, en la común apreciación, su autoridad sobre este reducido círculo la califica también como miembro de la clase que gobierna cada ciudad, o sea el Imperio entero. En la misma Roma, escribe Tácito, «la parte sana del pueblo veía las cosas por los ojos de las casas ilustres». Ser rico y tener autoridad sobre un circulo restringido como el que rodeaba la familia (ambas cosas se identificaban) calificaba también políticamente. No, ello es evidente, porque la conciencia colectiva sufriera materialmente el peso del poder que cada familia ejercia sobre su propio círculo. Sino que se daba por supuesto, cosa que garantizaba el tránsito de un terreno al otro, que gobernar a los hombres no era una función especializada, sino el ejercicio de un derecho natural, como el que tienen los animales de talla elevada para sobreponerse a los pequeños. Como prestigio social y legitimación politica iban a la par, el ejercicio de las funciones públicas no era un menester especializado, como lo es entre nosotros, por más que no se sienten en persona en los bancos del Parlamento las «doscientas familias» que nos gobiernan. Por el contrario, en el mundo romano, eran los nobles y los notables quienes componían físicamente el Senado y los Consejos de todas las ciudades. A pesar de que, en tales asambleas, el número de asientos era limitado y no todos los notables podían encontrar sitio.

Prestigio social y poder político: hay todavía otra cosa, menor y más general; todo aquel que se halle en posesión de un nombre ilustre ha de estar presente en cuanto sea de interés para todos, a fin de jugar un papel honorifico. Es uno de los aspectos, el más anodino, del fenómeno polimorfo que constituía la clientela. El Imperio romano, como gobernación indirecta, era una federación

de ciudades autónomas; todo miembro de la nobleza, fuera senador o caballero, tenía que recibir o merecer el título de patrono de alguna de aquellas ciudades, o incluso de varias, si era posible. De hecho no pasaba de ser un título simplemente honorífico; y tenía como causa o como consecuencia algún beneficio o servicio que el patrono prestaba a la ciudad: donar una suma al Tesoro municipal, construir o reparar un edificio, defender la ciudad ante los tribunales en alguna disputa de límites. A cambio, el patrono podía lucir en su antecámara una carta oficial altamente honorifica que la ciudad le había dirigido; sus duelos familiares se convertían en acontecimientos locales; la ciudad patrocinada, a la que no se dejaba de informar del suceso, le respondía con un decreto de consolación; si venía a la ciudad, se le recibia oficialmente y se celebraba con toda solemnidad su entrada, como si se tratara de un soberano. De esta manera la clientela local constituía una de las carreras abiertas a la ambición romana por los símbolos; incluso las innumerables asociaciones (collegia) en que las gentes del pueblo se reunian por el placer de la comensalidad contaban con sus respectivos patronos nobles; el objeto principal de estos colegios eran los banquetes; el patrono probablemente no disfrutaba de ninguna otra facultad efectiva fuera de la de decidir el menú del festín que ofrecia de su bolsillo. La ambición por los símbolos fue una de las pasiones dominantes del mundo greco-romano.

Una persona célebre, fuera quien fuese, no podía salir de su casa sin cortejo; los comediantes y los aurigas del Circo iban seguidos por una muchedumbre de admiradores habituales; lo mismo les sucedía a algunos médicos, que se habían alzado al estrellato de su arte.

Salvo algunos matices regionales, Italia es el reino de la clientela. Del lado griego, se sufrió como en todas partes la influencia, el poderío económico y las relaciones del alto bordo de los ricos, aliados naturales de los romanos, dueños del país. Había poderosos personajes que tiranizaban en un momento dado su ciudad respectiva. En cambio, las pompas, vanidades y saludos de la clientela eran allí algo desconocido. Los libertos no tenían demasiada preponderancia (en Atenas, son ellos los que integran mitad por mitad la muchedumbre de ciudadanos de segunda categoría que no hacen mención de sti demos sobre su epitafio) ni rondan en torno a su antiguo dueño. Por el contrario, aquella ruinosa ambición por los símbolos que era el mecenazgo reinaba en Grecia aún más que en Italia, que había recibido su ejemplo de los propios griegos, conocido por los modernos como «euergetismo».

Lámpara de aceite en forma de pie, con cadenilla de suspensión. Largo: 15 cm. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)





Escultura-retrato, alrededor de nuestra era. Un personaje sin rostro (porque la cabeza es una restauración moderna) muestra los bustos de sus antepasados. El papel dinástico del retrato romano se pone aqui de manifiesto con una fuerte ingenuidad. Pero el arte romano del retrato, a su vez, es un subproducto de exportación del retrato helenistico, sin la capacidad de recreación de lo real propia de los griegos. Los dos bustos van tras la semejanza y descuidan el pequeño detalle. Pero una decena de bustos del mismo mérito resultarian aburridos. (Roma, museo de los Conservadores.)

## Donde la vida pública era privada

¿Qué es lo que posee un romano? ¿Qué es lo que pierde, si le envían al destierro? Pierde su patrimonio, su mujer y sus hijos, sus clientes y sus «honores»: lo repiten Cicerón y Séneca; los «honores» son los cargos públicos, anuales por lo general, de los que ha disfrutado y cuya memoria es una adquisición para siempre, como una suerte de título de nobleza. Los nobles romanos tuvieron un agudo sentido de la autoridad y de la majestad de su Imperio, pero en cambio ignoraban lo que llamamos nosotros el sentido del Estado o los servicios públicos. No distinguían bien entre funciones públicas y dignidad privada, entre finanzas públicas y fortuna personal. La grandeza de Roma era propiedad colectiva de la clase gobernante y del grupo senatorial dirigente; por ello, cada una de las innumerables ciudades autónomas que formaban el tejido del Imperio se consideraba pertenencia de los notables locales.

En dichas ciudades, como en la misma Roma, el poder se atribuye legitimamente a su élite gobernante, que se distingue por su opulencia: sólo ella está calificada para decidir a qué familia se ha de recibir en su seno. Los criterios legales, como la elección o la posesión de una fortuna determinada, no son más que un pretexto, una condición necesaria, pero completamente insuficiente; por cada senador, habría habido miles de propietarios dispuestos a ambicionar su acceso al Senado, si la riqueza hubiera sido el criterio efectivo. La realidad de la vida política descansaba en la cooptación: el Senado, que era un auténtico club, decidía si un individuo se hallaba en posesión del perfil social peculiar que le hacía apto para ser admitido en su seno y si aportaria su parte correspondiente al prestigio colectivo que se repartían entre si los miembros del club. Sólo que no era el cuerpo senatorial el que efectuaba directamente la cooptación; ésta pasaba por uno de los numerosos filtros del clientelismo político. Las funciones públicas se trataban como dignidades privadas, y el acceso a las mismas pasaba a través de alguna vinculación de fidelidad privada.

Olvidándose de que Roma no es un Estado moderno, no han sido pocos los historiadores que han interpretado estos viejos principios Cooptación





Sacrificio, año II de nuestra era. Los cuatro sacerdotes tienen ritualmente la cabeza cubierta, así como el músico que toca el oboe. Por yuxtaposición de momentos distintos, dos de ellos queman incienso, y los otros dos parecen estar vertiendo una libación. A la izquierda, un lictor, porque este sacrificio pertenecia a un culto público. (Roma, museo de los Conservadores.)

Libación sobre una mesa de ofrendas, antes de inmolar un buey. Siglos i o ii. A la izquierda, un hombre que representa la muchedumbre se pellizca la oreja, ademán cuyo sentido convencional era el de: «No te distraigas, mantente atento» o con más brevedad: «Recógete» (Milán. Museo arqueológico.)

como una perversión de los principios modernos; y han puesto el grito en el cielo diciendo que en Roma la corrupción, la «mordida» y el clientelismo reinaban por doquier, o al contrario no han dicho ni media palabra, por estimar que semejantes «abusos» no tenían otro interés que el anecdótico. De acuerdo con la mentalidad moderna, un hombre público deja de servir efectivamente al Estado si se aprovecha de sus funciones para llenarse los bolsillos, o si pone su ambición personal por delante del interés general. Ello equivale a olvidar que el Estado moderno no es la única forma eficaz de ejercicio del poder: un contubernio, una maffia lo son también. La maffia que protege y explota a los inmigrantes italianos de una gran ciudad americana o a los trabajadores inmigrantes de una población francesa, cumple una función «pública»; ejerce la justicia entre estos recién llegados y los protege contra el resto, por solidaridad nacional; tiene que dedicarse a sus compatriotas, so pena de perder todo crédito; los beneficia y, en consecuencia, ejerce sobre ellos paternalmente su autoridad. Desempeña su papel tanto más concienzudamente cuando que ése es precisamente el precio de su extorsión sobre ellos; quien protege controla y quien controla despoja. Lo mismo que cualquier antiguo romano, el más insignificante «patrón» maffioso acaricia propósitos elevados sobre su dedicación a la causa común y entiende que la relación que mantiene con cada uno de sus protegidos es personal y de confianza. Un noble romano, y hasta un simple notable, se parecía más a un «padrino» que a un enarca;

enriquecerse gracias al servicio público no ha impedido nunca proponerse el servicio público como ideal: lo contrario si que sería sorprendente.

El funcionario íntegro es una singularidad del Occidente moderno; en Roma, no hay superior que no despoje a sus subordinados. igual que sucedía en los imperios chino y turco, donde las cosas sólo funcionaban mediante la «mordida» y que no por ello dejaron de dar pruebas de una multisecular capacidad de dominación. Como no era menos capaz el ejército romano, a pesar de las costumbres tan curiosas que tenía: «Los soldados pagaban tradicionalmente una "mordida" a sus oficiales a fin de quedar exentos de servicio, hasta el extremo de que la cuarta parte o casi de los efectivos de cada regimiento perdía el tiempo de la manera más natural o se dedicaba a la buena vida en los mismos acuartelamientos: con tal que el oficial contara con su renta... Los soldados se procuraban el dinero que necesitaban mediante el robo, el bandidaje, o trabajando como esclavos. Si un soldado era un poco más rico, su oficial lo abrumaba a trabajos y a golpes, hasta que éste le compraba la dispensa»; uno creería estar leyendo, no a Tácito, sino las Nouvelles asiatiques de Gobineau. No había función pública que no fuese un robo organizado mediante el cual los que ejercian aquella esquilmaban a sus subordinados y todos juntos explotaban a los administrados. Así sucedió en tiempos de la grandeza de Roma y así siguieron las cosas en la hora de su decadencia.

Una función pública (militia) de menor importancia, como la de escribano o alguacil, el antiguo titular se la vendía al candidato a la sucesión, puesto que era una especie de renta que proporcionaba sus correspondientes beneficios; y el reción llegado tenía además que hacer llegar una propina (sportula) sustancial a su jefe de despacho. En el Bajo Imperio, los dignatarios principales, designados por el emperador, entregarán la suva... al Tesorero imperial;

Arco de Lepcis (Libia), año 203. Las gentes, dice Epicteto, no cesan de maldecir a los dioses o al emperador, autores de todos los males. Pero el emperador era a su vez el campeón de la romanidad: sobre un carro, Severo y los dos principes herederos regresan como vencedores a una ciudad. A la derecha, una niña entusiasmada. Arte popular que presenta las figuras de frente. El adolescente que sostiene las bridas de los caballos y lleva al cuello un retrato del principe es, a mi parecer, un esclavo que hace de paje (paedagogium)



El corazón de Roma: en medio de la fotografia, un espacio libre enlosado tmientras que el ágora de Atenas no lo estuvo nunca) y que permaneció vivo desde 600 años antes de nuestra era hasta 700 después; el foro, o lo que acabaron dejando de el los monumentos; en primer plano, tres columnas del templo de los semidioses griegos Castor y Pollux, fundado algodespués de 494 antes de nuestra era: al fondo, a la izquierda, el arco de Severo (203 p. C.) y, a la derecha, bajo una techumbre moderna, el Senado, entre los cuales se extendía el recinto electoral republicano. desaparecido bajo el Imperio. Hay que imaginar también, encima y a la izquierda de la fotografía, la colina del Capitolio, que era-la acropolis de Roma y la sede del templo (fundado en 509 antes de nuestra era) de Jupiter, dios de la urbe romana como tal. Agora y acropolis, la ciudad esta completa.



desde los inicios del Imperio, cualquier dignidad cuyo titular hubiese de ser designado por el emperador, aunque no pasara de ser un
varón consular o un simple grado de capitán, llevaba consigo para
el elegido el deber moral de dejar un legado al soberano su bienhechor, so pena de ver su testamento anulado por ingratitud y su
sucesión confiscada en beneficio del Tesoro imperial. Y como no
había ningún nombramiento que no se consiguiera por recomendación de «patronos» que estuvieran muy en boga, las recomendación de «patronos» que estuvieran muy en boga, las recomendación de que si el patrono no cumplía su palabra, la víctima no
vacilaba en querellarse ante los tribunales. Había agentes (proxenetae) especializados en las transacciones de recomendaciones y
clientelas (amicitiae), por más que se tratara de una profesión
desacreditada.

El imperio de la mordida La extorsión estaba a la orden del día. Los puestos militares que garantizaban la seguridad en el campo desempeñando en el tareas administrativas hacían que las poblaciones votaran gratificaciones (stephanos) en su favor. No había ningún funcionario que no se dejara sobornar para cumplimentar la menor diligencia; la necesidad de esquilar los borregos sin desollarlos demasiado llevó a partir la diferencia; se acabó por fijar oficialmente las tarifas de las mordidas, y el precio de cada gestión quedó expuesto en público en las

oficinas. Los administradores tenían la precaución de presentarse ante un funcionario o un alto dignatario con un regalo en la mano; después de todo, ello constituía un reconocimiento, mediante un símbolo sustancial, de la superioridad natural de los jefes sobre los gobernados.

A las mordidas venían a añadirse las extorsiones practicadas por los altos mandarines. Tras la conquista romana de la Gran Bretaña, la administración militar obligaba a las tribus sometidas a llevar sus rentas de trigo a graneros públicos muy distantes, y luego cobraba por el permiso de remitirlas a otros más próximos. Exigir rentas ilegales se convirtió en el gran negocio de los gobernadores provinciales, que compraban el silencio de los inspectores imperiales y se repartían los beneficios con sus oficiales y sus jefes de despacho. El poder central deja hacer, contentándose con la percepción de lo que se le debia. Dedicarse al pillaje de las provincias que uno gobernaba, he aquí, decía Cicerón, «el procedimiento senatorial para enriquecerse»; un caso extraordinario como el de Verres, que sometio a su provincia de Sicilia a una sangría sistemática, haciendo reinar en ella un autentico terror, se puede comparar perfectamente con el gangsterismo de Estado de ciertos presidentes de la América central, como Duvalier, Batista o Trujillo. Aunque en menor escala, el principio del gobierno de las provincias considerado como empresa económica privada subsistió durante todo el Imperio. Era un secreto a voces. Los poetas eróticos aguardaban pacientemente a que los maridos abandonaran a sus mujeres para irse a enriquecer durante un año en una provincia lejana; ellos, por su parte, hacían profesión de no vivir más que para el amor, desdeñosos de las preocupaciones de su carrera y de la inquietud por hacer fortuna, puesto que ambas cosas eran la misma. El enriquecimiento era algoque se conseguía en buena parte a expensas de los fondos públicos: un gobernador percibia a precio alzado unas dietas colosales, de las que no tenía que dar cuenta a nadie, y, en tiempos de la República. tales dietas equivalian a la mayor parte del presupuesto del Estado. Encima, y al margen de las extorsiones, el gobernador tenia sus negocios; el último siglo antes de nuestra era presenció el espectáculo de los hombres de negocios italianos apoderándose de todas las posiciones económicas del Oriente griego, con la ayuda interesada de los gobernadores que el Imperio enviaba a aquellas regiones. Esta era la razón por la que los gobernadores romanos apoyaban a los hombres de negocios romanos: la corrupción, y no el «imperialismo económico».

Hasta el siglo último, no se ha considerado deshonesto enriquecerse con el gobierno. En La Cartuja de Parma, cuando el conde Mosca abandona el ministerio, puede ofrecerle al gran duque una prueba resplandeciente de su honradez: tenía 130.000 francos al acceder a los asuntos públicos, y al retirarse no poseía más que 500.000. Después de ser gobernador provincial durante un año, Cicerón sólo había ganado una suma equivalente a mil millones de nuestros céntimos, por lo que podía enorgullecerse: era bien poco. Los antiguos sistemas administrativos sólo tienen de común el nombre con lo que nosotros denominamos una administración; durante milenios, los soberanos se sirvieron de una maffia o sistema de



Un oficial superior con «coraza musculada» (sus relieves reproducen los músculos pectorales) y un capitán (centurion) que sostiene su bastón de mando. (Museo de Stracusa.)

Roma, columna Trajana, hacia 110, detalle: la civilización conquista la Romania (Rumania). Trajano (abajo a la izquierda) manda construir una cabeza de puente fortificada Empalizadas, montones de heno para la caballería, así como también muros almenados de adobe, en lugar de las construcciones indigenas de madera. Como relato de una anexión, los doscientos metros de esta banda esculpida describen muchas fundaciones de este género en vez de batallas y matanzas de bárbaros. como hace la columna de Marco Aurelio. Este arte sin composición ni estilo no pretendía ser otra cosa que la copia, sin otro valor que el de un recuerdo sentimental, de las pancartas pintadas que, durante la celebración del triunfo, habían explicado al pueblo la conquista en cuestión. Propaganda? No. puesto que estos relieves están colocados tan en alto que apenas si se los distingue. Lo que hacen es perpetuar la gloria de Trajano a la faz del tiempo y del



extorsión llamado administración con el fin de arrancarles a las poblaciones los impuestos o explotarlas lisa y llanamente, de la misma manera que los reyes de Francia echaban mano de auténticos piratas, a los que bautizaban como corsarios, para marina de guerra, y se repartían con ellos los beneficios del corso. No se servía sin más ni más al Estado; se servía al Estado y se servía del Estado; una concepción que puede resultar execrable, pero, psicológicamente, un corsario no es lo mismo que un oficial de marina corrompido.

La cuestión no estaba en ser integro, sino en tener tacto, a la manera de un comerciante que no debe dar a entender a su clientela que sólo vende en su propio interés. Por eso, mientras los gobernantes atienden a su propio bien sin dejar de servir al emperador. las poblaciones oprimidas están dispuestas a creer que sus paternales dueños las explotaban para su bien. «Se obediente y el gobernador te querra», escribe san Pablo. Por tanto, hay que saber enriquecerse sin arruinar mediante actitudes demasiado transparentes la posibilidad de semejante creencia; el interés de los funcionarios por los beneficios del poder no debe desmentir el desinterés del poder mismo. De vez en cuando, un proceso público se convertía en ejemplar, y caía la cabeza de un gobernador, o al menos se venía abajo su carrera: el desdichado había manifestado sentimientos cinicamente interesados; se había interceptado una carta en que escribia a su amante: «¡Alegría! ¡Alegría! Puedo reunirme contigo libre de deudas, después de haber vendido la mitad de mis administrados» (se trata de una de las tres o cuatro cartas de amor que nos han llegado de la Antigüedad). Por lo que hace al mismo emperador y a sus altos empleados, ponían de relieve el desinterés del poder dejando en evidencia a sus propios subordinados; el

emperador censuraba desde las alturas al Fisco, que no era otra cosa que la administración de los dominios imperiales, atendía al azar de vez en cuando una súplica de gentes que protestaban ante él por exacciones de sus propios agentes, y proclamaba periódicamente un edicto que suprimía la corrupción: «Que las manos de los funcionarios dejen de ser rapaces; que dejen de serlo, insisto», escribía el emperador. Los altos empleados, por su parte, preferian fijar las tarifas de las mordidas, lo que equivalia a legalizarlas.

Funcionarios, militares y gobernantes no se sentian miembros de determinadas corporaciones comprometidas en la defensa de su reputación por espíritu de cuerpo, sino de una élite no especializada, porque era superior en todo. Lo que establece un escalafón entre los individuos que la componen, son los cargos públicos más o menos elevados de que se hallan revestidos, lo mismo en el aparato del Estado que, por lo que se refiere a los notables, en una de aquellas innumerables ciudades que formaban el tejido del Imperio. Un individuo con un puesto público se decía: «Al servir al emperador o a mi ciudad, con este puesto anual, puedo acrecentar definitivamente mi "dignidad" y la de mi casa, y andando el tiempo figurar, con atuendo oficial, en mi galería de antepasados.» La «dignidad», he aquí el motivo supremo. No se trataba de una virtud de respetabilidad, sino de un ideal aristocrático de gloria; cada noble se apasiona por la dignidad que posee, como el Cid por su punto de honra. La dignidad se adquiere, se aumenta y se puede perder. Cicerón se desespera, durante su destierro: su dignidad le ha abandonado, es un don nadie; pero en cuanto vuelven a llamarlo del destierro, es como si le devolvieran su dignidad. Como semejante dignidad pública era en realidad una propiedad privada, se admitía que quien hubiese accedido a una función pública la tuviera a gala y defendiera su bien tan legitimamente como un rey su corona: contaba con una excusa que lo absolvía; nadie pensó en reprochar a César que pasara el Rubicón, marchara contra su patria y la arrojara a la guerra civil: el Senado había pretendido cercenar su dignidad, a pesar de que César le había hecho saber que preferia su dignidad a todo, incluso a su propia vida. Tampoco cabe la posibilidad de echarle en cara al Cid que, por salvaguardar su honra. hubiese matado en duelo al mejor soldado de su rey.

La pertenencia a la clase gobernante se reconocía mediante ciertos caracteres exteriores; la distinción en el porte no era lo principal en aquella sociedad poco mundana; menos estetas que los griegos. los romanos propendían a desconfiar de la elegancia y no le atribuían sentido social. La gravedad de maneras y lenguaje mostraba mejor al hombre de autoridad; y todo noble debe ser identificable por su buena educación (pepaideumenos), que culmina en la cultura literaria y el conocimiento de la Mitología. Se prefería nombrar para senadores y hasta para jefes de despacho a personas conocidas por su cultura, con el pretexto de que sabían redactar los textos oficiales en bella prosa; las escuelas de retórica acabaron siendo viveros de administradores, ya que la cultura realzaba a sus propios ojos al conjunto de la clase gobernante. Los primeros griegos que, una vez naturalizados, tuvieron acceso al Senado, fueron aristócratas de

La "dignidad"



Fragmento de escena de sacrificio, siglos i o ii. El hombre del hacha, que inmolará al buey, y dos lictores. Dos, y no cinco o más, y sus haces de varas no tienen hacha para decapitar a los condenados a muerte. Se trataba de una indicación de grado que todo el mundo podía descifrar: lictores de un magistrado cívico y no de un miembro del lejano y temible aparato de Estado. (Museo de Portogruaro.)

cultura reconocida. No obstante, los efectos producidos sobre el pueblo llano de los administrados fueron más dudosos, y las consecuencias para la marcha de los asuntos públicos resultaron sencillamente catastróficas; a partir del siglo t, los edictos imperiales se redactaron en un estilo ininteligible y en una lengua tan arcaizante que sólo con dificultad se los podía comprender, y por tanto aplicar, porque aquellos redactores tan cultos rehuían los términos técnicos, hasta cuando se trataba de dar forma a un decreto sobre finanzas.

Las dos clientelas

En suma, la clase gobernante no cuidaba tanto de reclutar gente eficiente como de escoger individuos que le mostraran en un espejo el conjunto de cualidades privadas que más apreciaba en si misma: opulencia, educación, autoridad natural. Preferia además juzgar por sí misma de semejantes cualidades, ya que no parecia demasiado fácil discernirlas sobre criterios reglamentarios, y a ello se debió que la cooptación se mantuviera como principio que presidía tácitamente el ingreso en la clase y las promociones en dignidad. Sólo que no era la clase en bloque la que procedía a la selección de los elegidos: cada uno de sus miembros tenía su propia lista de protegidos, que recomendaba a sus colegas, a cambio de idénticos procedimientos; el emperador en persona, para el nombramiento de los puestos supremos, hacía su designación basándose en recomendaciones análogas. El sistema en cuestión aseguraba a cada personaje importante el placer de reinar sobre una tropa de postulantes. Sobre una clientela, por tanto; pero pongamonos en guardia frente

a este término vago y engañoso. Hay dos especies de clientela: unas veces es el cliente quien tiene necesidad de un patrono; pero otras es el patrono quien corre tras el cliente, en su propio provecho. En la primera especie, el patrono ejerce realmente un poder; en la segunda, los patronos se disputan entre si los clientes, que son los verdaderos amos. Entonces es el patrono quien tiene necesidad del cliente.

Pero, por desgracia, no todas las clientelas eran así. «En Istria—refiere Tácito— la casa de los Crassos siempre tenía clientes, tierras y un renombre popular permanente.» En el campo reinaba por todas partes un patronazgo semejante a los caciques suramericanos; los grandes propietarios tiranizaban y protegian a los campesinos de los alrededores; y no faltaban aldeas enteras que se ponían en manos de algunos de aquellos protectores, a fin de encontrarse al menos a salvo de los otros. En otras ocasiones, el patronazgo constituía más una apuesta sobre el futuro que una consecuencia de la situación; durante una de las guerras civiles, cuenta el mismo Tácito, la ciudad de Fréjus tomó partido resueltamente por un conciudadano que había llegado a ser un personaje importante; lo hizo «por espíritu de paisanaje y con la esperanza de que andando el tiempo seria un hombre influyente».

A decir verdad, «clientela» y «patronazgo» son palabras que los romanos ponen en todas las salsas; mediante las mismas se refieren a las relaciones más diferentes. Una nación protegida será «cliente» de un Estado poderoso, un acusado será defendido ante los tribunales por su patrono, a menos que a la inversa no reconozca a un

El ritmo de la vida: detalle de un calendario, hacia el año 25. No existia la semana: los dias de deseanso eranlos de las fiestas religiosas (se le hacía a un dios el sacrificio de un día de trabajo), y se repartian a lo largo de todo el año, sin un período fijo de vacaciones. En tales días festivos vacaban los magistrados, los hombres libres, los escolares, los esclavos y hasta los animales de labor y de tiro. La palabra LVDI que se lee en varios sitios quiere decir: «juegos» del circo (carreras de carros) o del teatro. Los combates de gladiadores no cranreligiosos y no figuraban en el calendario. (Museo de L'Aquila.)

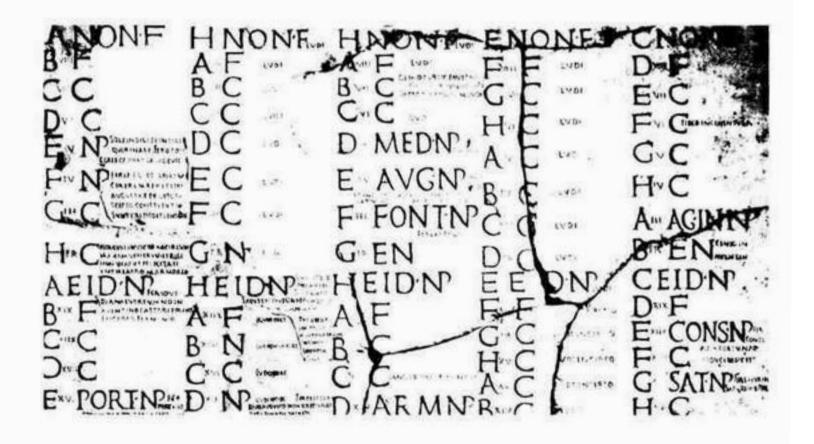

patrono en quien haya tenido a bien defenderlo. No hay nada más falaz que los estudios de vocabulario. Tan pronto hay alguien que protege porque ya domina de antemano, como se escoge a alguien como patrono a fin de que proteja. Este segundo caso es el del patronazgo con respecto a la carrera en los cargos públicos: el joven ambicioso que anda tras una promoción en dignidad no pertenece precisamente a la clase de la pobre gente que se halla a merced de algún poderoso vecino, lo quiere, lo sirve e invoca su apoyo. Prefiere preguntarse qué patrono escoger: ¿un compatriota? ¿un viejo amigo situado en las altas esferas? ¿el hombre que protegió los primeros pasos de su padre en la vida pública? El protector así escogido aceptará recomendarlo únicamente porque el muchacho, tal vez desconocido para él hasta la víspera, se ha puesto en sus manos, y porque sabe que, si no acoge la fidelidad que se le ofrece. ésta irá a parar a otro. Los romanos acostumbraban a transformar en relaciones individuales una relación general al tiempo que las ritualizaban; la generación en ascenso se repartía entre innumerables clientelas y acudía cada mañana a saludar a sus patronos.

A cambio de su protección, el patrono se granjea el placer de no contar con menos protegidos que sus pares. La circulación de las élites políticas transcurría a través de canales de conocimiento personal que daban lugar a determinados deberes de homenajes verbales y a pecados de ingratitud. Los patronos acariciaban la ilusión de posibilitar las carreras de los jóvenes por motivos de pura amistad hacia aquellos muchachos respetuosos; se dan el gusto de aconsejarles en su carrera (Cicerón adopta con el joven Trebatius un tono condescendiente que no se permite con sus restantes corresponsales); y escriben abundantes cartas de recomendaciones a sus colegas. Por cierto que tales cartas, que adquieren casi la categoria de un género literario, son de ordinario bastante vacuas; se reducen a dar a conocer a un congénere el nombre del protegido; cada patrono confia en sus pares e intercambia con ellos su parte de influencia, sin duda al precio de una previa censura ejercida sobre sí mismo: no convenía recomendar sino a postulantes que la opinión de la clase gobernante estuviera dispuesta a admitir, so pena de perder todo crédito. Pues el crédito lo era todo: si se cuenta con muchos protegidos y muchos puestos que distribuir, uno tendrá todas las mañanas una pequeña muchedumbre que vendrá a saludarlo. Por el contrario, si se renuncia a cualquier papel público, el abandono por parte de los demás será completo, «se quedará uno sin gente que lo rodee, sin escolta en torno à su litera, sin visitantes en su antecámara». Ni la ley ni la costumbre establecían una neta delimitación entre la vida pública y la privada; era una cuestión de discreción particular. «Deja de una vez a tus clientes y vente a cenar tranquilamente conmigo», dice a un amigo el prudente Horacio.

Nobleza funcionarial A causa de la misma indistinción entre lo público y lo privado, cuando se quería designar a alguien, se caracterizaba su persona por el puesto que ocupaba en el espacio cívico, y por sus títulos y dignidades políticos o municipales, si los tenía; todo ello formaba parte de su identidad, como entre nosotros el grado que se agrega al nombre de un oficial, o como los títulos de nobleza. Cuando un historiador o un narrador introducian un personaje, especificaban si era esclavo, plebeyo, liberto, caballero o senador. En este último caso, podía ser pretoriano o consular, según que la dignidad más alta para la que se hubiera visto designado en la escala de los honores hubiese sido el consulado o tan sólo la pretura. Si el individuo era un militar de vocación, que prefería el mando de un regimiento en una provincia o en las fronteras del Imperio y que dejaba para más adelante la preocupación de ejercer en Roma alguna de las varias dignidades anuales, se le denominaba «el joven Fulano» (adulescens), aunque fuese ya un cuarentón bajo su coraza; no había ingresado aún en la verdadera carrera. Esto por lo que hace a la nobleza senatorial; en lo referente a los notables de cada ciudad. he aquí cómo caracteriza Censorino para uso de sus lectores al protector (amicus) al que se lo debe todo y a quien dirige su libro: «Has ejercido hasta su culminación la carrera municipal, has recibido el honor de ser sacerdote imperial entre los principales de tu ciudad y hasta te has situado a la cabeza del rango provincial por tu dignidad de caballero romano.» En efecto, la vida municipal contaba también con su propia jerarquia. Si no se era un plebeyo v se pertenecía al Consejo local (curia), lo que equivalía a ser un verdadero notable, se era un curial; o sea un «hombre principal». una vez que se habían desempeñado en el propio orden todas las funciones anuales, hasta las más altas, que eran también las más

Pues «intervenir en la vida política». lo que queria decir «ejercer las funciones públicas», no se consideraba como una actividad especializada: no era más que la realización de un hombre plenamente digno de tal nombre, de un miembro de la clase gobernante -que se consideraba simplemente humana-, de una persona privada ideal; no tener acceso a los cargos públicos, a la vida política de la propia ciudad, era ser un mutilado, un hombre sin importancia. Para hacer reir al lector con una paradoja divertida, los poetas eróticos se vanagloriaban de desdeñar la carrera política y de no querer militar sino en la carrera amorosa (militia amoris); para la mayoría de los filósofos, especialistas en la materia, la vida política (bios politikos) sólo podia sacrificarse, si es que había que cortar por lo sano, a la vida filosófica, con su consagración plena al estudio de la sabiduría. En la práctica, los cargos públicos municipales, y con mucha más razón los senatoriales, sólo eran accesibles a las familias ricas; pero constituían un privilegio que era también un ideal y casi un deber. El conformismo estoico identificará la vida política con la vida conforme a la Razón. Resultaba fácil ser rico en su rincón, pero a nadie se le contaba entre los «más importantes de nuestra ciudad» mientras no hubiera hecho su aparición en la escena pública. Y ello en el supuesto de que las otras familias ricas le hubieran dejado a uno la posibilidad de permanecer al margen y que la población de la propia ciudad no hubiese venido a sacarlo de la soledad de sus tierras para empujarlo a las funciones municipales mediante una suave violencia, a fin de que contribuyera a los costosos placeres públicos vinculados al ejercicio de cada una de aquella dignidades que duraban un año y conferian un título de por vida.



Cónsul arrojando sobre la pista una toalla para dar la salida a la carrera de carros. Siglo (v. (Roma, museo de los Conservadores.)

Cada una de aquellas dignidades publicas les salian en efecto muy caras a los individuos así honrados: la indistinción entre fondos públicos y patrimonios privados no funcionaba en una únida dirección. Estaba la curiosa institución llamada «cuergetismo». Cuando alguien era nombrado pretor o consul, tenía que desembolsar de su propio peculio cantidades exorbitantes para ofrecer al pueblo de Roma espectáculos públicos, representaciones teatrales, carreras de carros en el Circo e incluso ruinosos combates de gladiadores en la arena del Coliseo; de todo ello se iba a resarcir enseguida con el gobierno de alguna provincia. Tal era la condición de una familia de la nobleza senatorial, es decir de una familia entre diez o veinte mil. Pero donde el cuergetismo o mecenazgo adquiria su verdadera dimensión era entre los notables municipales, o sea una familia entre veinte tal vez, y entonces no solía haber compensaciones a los sacrificios financieros que se les habían impuesto.

Euergetismo

En las ciudades más insignificantes del Imperio, lo mismo si se hablaba en ellas latin o griego, que si se hablaba celta o siriaco, la mayoría de esos edificios públicos que excavan los arqueologos y que visitan los turistas fueron construidos de su propio bolsillo por los notables locales. Que eran los mismos que les habían pagado a sus conciudadanos los espectáculos públicos que alegraban la ciudad cada año, si es que la generosidad de los notables bastaba para ello, puesto que cualquiera que accediese a una dignidad municipal tenia que pagar. Entregaba al Tesoro de la ciudad una suma a tanto alzado, financiaba los espectáculos del año correspondiente a su cargo, o incluso emprendia la construcción de algún edificio. Si la situación de su fortuna era un tanto apurada, se le obligaba a formular por escrito la promesa pública de hacerlo algún día, él mismo o sus herederos. Y la cosa no acababa aqui: con independencia de cualquier función pública, los notables ofrecian espontáneamente edificios, combates de gladiadores, banquetes públicos o fiestas a sus conciudadanos; esta especie de mecenazgo era aún más frecuente que lo pueda ser hoy en los Estados Unidos, con la notable diferencia de tener por objeto casi exclusivamente el ornamento de la ciudad y sus diversiones públicas. La gran mayoría de los anfiteatros, esas enormes riquezas petrificadas, fueron ofrecidos libremente por mecenas que dejaban impreso así su sello definitivo sobre la ciudad.

¿Larguezas como éstas se llevaban a cabo por generosidad privada? ¿O por imposición pública? Por ambas cosas a la vez. La dosis variaba de un individuo a otro y no habia dos casos particulares iguales. Porque las ciudades habian logrado paulatinamente que la tendencia a la magnificencia ostentatoria de los ricos se convirtiera en un deber público; se les obligaba a hacer sistemáticamente lo que la preocupación por su rango les impulsaba a hacer de vez en cuando. Mostrándose dadivosos, los notables confirmaban su pertenencia a la clase gobernante, y los poetas satíricos se burlaban de las pretensiones de los nuevos ricos que se apresuraban a ofrecer espectáculos a sus conciudadanos. Las ciudades se habituaron a un lujo público que acabaron por exigir como un derecho. La



designación anual de dignatarios proporcionaba la ocasión para ello: cada año, en cada ciudad, se asistía a la representación de pequeñas comedias: había que encontrar nuevas vacas lecheras. Cada miembro del Consejo pregonaba a gritos que era más pobre que sus colegas y que en cambio Fulano de Tal era un tipo con suerte. próspero y tan magnánimo que con toda seguridad estaba dispuesto a aceptar para el año entrante una dignidad que llevaba consigo el deber de pagar de su bolsillo el calentamiento del agua de los baños públicos. El aludido protestaba que estaba ya fuera de juego. El más testarudo de los dos era el que ganaba. Si el gobernador no tenía previsto largarse pronto, se manifestaba dispuesto a intervenir; o bien la que intervenía pacificamente era la plebe de la ciudad, interesada en disponer de su agua caliente: aclamaba a la víctima designada, ponía por las nubes su generosidad espontánea y lo elegia mandatario a mano alzada o por aclamación. A menos que espontáneamente, porque también se daba la espontaneidad, no se levantara un mecenas imprevisto y declarara que estaba dispuesto a favorecer a su ciudad; la muchedumbre se lo agradecia haciendo que el Consejo lo nombrara alto dignatario local y discerniéndole un título honorífico excepcional, como «patrono de la ciudad», «padre de la ciudad» o «bienhechor magnifico y espontáneo», que

Carreta de carros (reheve destruido en 1944), siglos ir o in. Por todas partes estatuas de dioses: se les ofrece este especiáculo que les interesa fanto como a los hombres, que por lo demás apenas si piensan en los dioses durante la carrera. Las analogias modernas con los mundiales y con nuestros juegos Olimpicos resultan engañosas. Los juegos antiguos no eran ni «populares» (porque eran también lugares de encuentro mundanos) ni «de diversión» (por oposición a la parte serie de la vida). sino fiestas colectivas y rituales políticos al mismo tiempo, algo así como los desfiles en la plaza Roja de



Fragmento de sarcófago, siglo iv. Un personaje importante (fiene un cetro v se halla precedido de un lictor) se desplaza en su vehiculo: un secretario contribuye a su empaque. Le sigue ademas, vacia, su silla de manos: una vez llegado a la puerta de una ciudad, tendrá la bondad de no hacer pomposamente su entrada en carruaje: sino que dejando este allí, subirá sobre su silla de manos. El orgullo urbano era muy sensible a estas señales de deferencia. (Aquilea, Museo arqueològico.)

más tarde habría de inscribirse sobre su tumba; o incluso votándose una estatua, cuyo costeamiento no dejaría el mecenas de tomar espontáneamente a sus costas.

He aquí porqué los dignatarios locales dejaron poco a poco de verse elegidos por sus conciudadanos y fueron designados por la oligarquia del Consejo de entre sus componentes: el problema estaba en la falta más bien que en el exceso de candidatos; como el desempeño de las funciones públicas consistía más en pagar que en gobernar, se dejaba que el Consejo inmolara a uno de sus miembros y el mejor candidato era el que se mostraba dispuesto a pagar. La clase pudiente tuvo por tanto la satisfacción equivoca de poder decirse que la ciudad le pertenecia, puesto que era ella la que pagaba; en contrapartida, podía repartir por si misma los impuestos del Imperio en su propio beneficio, haciendolos recaer las más de las veces sobre el paisanaje menesteroso. Cada ciudad se divide en dos campos: los notables que dan y la plebe que recibe; sin menoscabo de las obligaciones que llevan consigo las dignidades anuales. nadie puede ser un personaje local si no hace, al menos una vez en su vida, donación de un edificio o de un banquete público. Fue así como se formó una oligarquía dirigente. ¿Es preciso decir que también hereditaria? La cosa no es tan sencilla; las dignidades del padre constituían ante todo un deber moral para el hijo: era la víctima inequivocamente designada de las próximas generosidades. puesto que era el heredero. Entre los ricos del lugar, a quienes primero se pensaba en desplumar era a aquellos cuyos padres habian accedido a dignidades (patrobouloi), con la esperanza de que los hijos querrian imitar las larguezas paternas; a falta de candidatos bastante ricos entre los hijos de dignatarios, el Consejo se resignaba a aceptar en su seno al representante de una familia de comerciantes, con ánimo de propulsarlo hacia las dignidades más costosas.

Si los notables tenían algún interés en sufrir semejante sistema, era porque se lo imponía la costumbre; y por ello resistían contra él tantas veces al menos como las que se sometían de buen grado.

El poder central, por su parte, también vacilaba. Tan pronto, a fin de ganarse la popularidad, obligaba formalmente a los notables a sufragar las diversiones del pueblo que «le alejaban de la tristeza»; como se ponía del lado de la política de los notables y procuraba contener las exigencias de la plebe; como, en fin, hacía su propia política y trataba de proteger a los ricos contra su propia inclinación a las suntuosidades y ostentaciones: ¿no era preferible ofrecer a una ciudad un muelle portuario que un festejo? Porque lo que se ofrecia sobre todo al pueblo eran placeres que lo divertian o edificios que halagaban la vanidad del propio mecenas; sólo durante los años de escasez pensaba con preferencia la plebe en solicitar de sus autoridades que le proporcionaran a precio inferior el trigo que tenian almacenado en sus graneros. Se ofrecía a los conciudadanos diversiones por civismo y a las ciudades edificios por ostentación; tales eran las dos razones del euergetismo o mecenazgo, que contribuían también a mantener el equívoco entre el hombre público y la persona privada.

Quien dice ostentación dice espontaneidad, quien dice civismo dice deber; un deber paradójico, el de ofrecer a la ciudad mucho más que lo que se le debe. Los ciudadanos de un Estado moderno. que son unos administrados, se limitan a pagar sus impuestos al céntimo; pero las ciudades griegas (y, a ejemplo suyo, las romanas) habían tenido un principio, o al menos un ideal, que era más exigente: cuando podían, trataban a sus ciudadanos como un partido moderno trata a sus militantes; estos últimos no deben medir su celo por su cuota, sino hacer por la causa cuanto esté en sus manos. Las ciudades aguardaban la misma abnegación de parte de sus ciudadanos ricos. Sería demasiado largo explicar por qué semejante abnegación se empleó sobre todo en gastos de diversión (el gasto que un dignatario no podía en absoluto ni pensar en rehusar era el que la piedad exigia también de él: cuando celebraba en honor de los dioses de la ciudad, en virtud de su cargo, una fiesta o un espectáculo público, nunca dejaba de añadir a los presupuestos públicos alguna cantidad procedente de su bolsillo).

A lo que hay que añadir también la ostentación nobiliaria. Desde siempre, los ricos romanos se sentian personajes públicos; invitaban a todo el mundo a la boda de una hija suya; a la muerte de su padre, toda la ciudad estaba convidada al banquete funerario y a los combates de gladiadores. Todo ello se convirtió muy pronto en obligación suya. De un extremo a otro del Imperio, un notable que hacia tomar a su hijo adolescente la vestimenta adulta o que se casaba de nuevo estaba obligado a entretener a la ciudad o a poner a su disposición una suma de dinero; si no quería hacerlo, tenía que refugiarse en alguna de sus tierras para celebrar alli sus bodas. Pero ello equivalía a su vez a privarse de toda existencia pública y a caer en el olvido; ahora bien, el orgullo nobiliario aspira a durar. Del mismo modo, ofrece a la ciudad un edificio sólido, sobre el que se graba el nombre del donante, mejor que un placer fugaz. De acuerdo con otra moda de la época, puede hacer también una fundación perpetua: cada año, con ocasión del aniversario de su fundador, la

Civismo nobiliario

Roma, villa Albani, entre 177 y 180, El poder imperial toma la defensa de los comerciantes contra las exigencias abusivas de los arbitrios; se ha puesto buen cuidado en fijar esta decisión sobre piedra, porque la aplicación de las normas no era nunca automática ni se podía dar por cosa hecha.

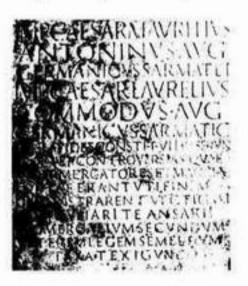

ciudad festejará su memoria, gracias a las rentas de un capital que el bienhechor legó con este propósito; o bien celebrará una fiesta que llevará el nombre del fundador.

Son otros tantos medios de confirmar, en vida o después de muerto y honrado, la condición de personaje local. Y un personaje ya no es una persona privada, su público lo devora. Además, la relación de un bienhechor de la ciudad con su público era física, cara a cara, como lo había sido la de los hombres políticos de la República romana, que adoptaban sus decisiones a la vista del pueblo de pie ante su estrado, visibles a la manera de los generales de otrora en el campo de batalla. Los emperadores, encerrados en su palacio, querrán dar la impresión de proseguir semejante republicanismo al presentarse en el Circo o el anfiteatro, mientras la plebe permanecía atenta a su actitud y quería que estuvieran atentos y se mostraran complacientes con los deseos del público, único juez verdadero.

Los notables municipales corren la misma suerte. Se ha descubierto, en una pequeña ciudad de Túnez, un mosaico en el que un gran hombre del país, llamado Magerius, celebra sus propias larguezas; el mosaico decoraba su antecámara. Aparecen en el cuatro bestiarios en lucha con cuatro leopardos; junto a su imagen figura inscrito el nombre de cada combatiente, así como el de cada animal; el mosaico no es simplemente un motivo ornamental, sino la memoria rigurosa de un espectáculo que Magerius ha ofrecido de su bolsillo. Pueden leerse también, a doble columna, las aclamaciones y reclamaciones del público, que sanciona el celo de su bienhechor con diferentes slogans en honor suyo: "¡Magerius! ¡Magerius! ¡Que tu ejemplo cunda en el futuro! ¡Que los anteriores bienhechores entiendan la lección! ¿Dónde y cuándo se vio cosa igual? ¡Ofreces un espectáculo digno de Roma, la capital! ¡Y lo costeas a tus expensas! ¡Este día es tu gran día! ¡Magerius es el donante! ¡Esta es la verdadera riqueza! ¡Este es el verdadero poder! ¡Si, este precisamente! ¡Puesto que se acabó, despide a los bestiarios con una bolsa suplementaria!» Magerius consintió en otorgar esta última voluntad, y en el mosaico se ven los cuatro sacos de piezas de plata (cada uno con la cantidad exacta) que hizo entregar a los bestiarios alli mismo.

Tras los aplausos del pueblo venían de ordinario los títulos honoríficos y las insignias concedidos de por vida por el Consejo; la ciudad estaba obligada a ello, pero era también la que decidía: sólo se distingue de entre sus iguales al notable por el homenaje que se le rinde. Pero se comprende muy bien que los títulos honoríficos de un bienhechor, lo mismo que las dignidades públicas que había desempeñado, tuvieran una importancia tan considerable como la de los títulos de nobleza bajo nuestro Antigo Régimen y suscitaran pasiones igualmente vivas. El Imperio romano ofrece la paradoja de su civismo nobiliario. Civismo ostentoso que había de confirmar su presunción hereditaria mediante la distinción de sus hazañas de liberalidad, pero dentro del marco civico: por encima de la plebe de su entorno, el notable es importante en su ciudad porque se ha hecho benemérito a sus ojos y en su beneficio; y es precisamente





la ciudad la beneficiaria y la que juzga de la abnegación de su hijo en favor suyo. La plebe advertía hasta tal punto este equívoco, que el público salía del espectáculo sin saber si el bienhechor lo había honrado o humillado; una frase que Petronio pone en boca de un espectador expresa con claridad este resentimiento: «El me ha proporcionado un espectáculo, y yo le he aplaudido: estamos en paz, una mano lava la otra.»

Por tanto, abnegación patriótica y búsqueda de la gloria personal (ambitus), todo a la vez. Ya en tiempos de la República romana, los miembros de la clase senatorial aspiraban a hacerse populares ofreciendo espectáculos y banquetes públicos, mucho más por complacer a la plebe que con ánimo de corromper a los electores; y continuaron haciéndolo aún después de la supresión de la elección por las dignidades. Como dice Georges Ville, «tras la ambición materialmente interesada puede ocultarse una ambición por así decir desinteresada, que persigue el favor de la multitud por sí mismo y se contenta con él».



El mosaico Magerius (conjunto y dos detalles), en Smirat (Túnez), explicado por A. Beschaouch. (Ver también la parte 3, pág. 388.)

El euergetismo no se parece a nada

Dejemos de hablar de «burguesía» romana: del mismo modo que la clientela, el euergetismo no se explica por interés de clase, sino por un espíritu nobiliario que levanta inútilmente edificios públicos y estatuas honorificas que cantan la gloria de una dinastía y nos hablan de una imaginación noble; se trata de un arte del blasón, de una heráldica. Referirse al maquiavelismo, a la redistribución, a la despolitización, al cálculo interesado en levantar barreras simbólicas de clase, es tanto como rebajar y racionalizar un fenómeno cuvo coste y desenvolvimiento simbólico van mucho más allá de cuanto era socialmente necesario. Lo que nos desconcierta es que semejante nobleza, con su simbólica aparentemente civica, sus edificios «públicos» y sus títulos de magistratura, no se parece en nada a la nobleza de sangre y de preposiciones patronímicas de nuestro Antiguo Régimen: se trata de una formación histórica original que canta su propia gloria en el viejo vocabulario de la ciudad antigua, en vez de celebrar la grandeza de la raza.

Los curiales no son lo mismo que la clase dominante, aunque sólo fuese porque el número de puestos en el consejo municipal era limitado; se reducia por lo general a un centenar. Igual que, bajo el Antiguo Régimen, no bastaba con enriquecerse para obtener un título de nobleza, y que el título de académico francés se halla limitado a cuarenta personas, más o menos célebres. El consejo municipal era un club noble en el que no todos los pudientes entraban: las leyes imperiales insistian en que, en caso de necesidad financiera, se admitiera por especial favor a hombres de negocios ricos. Pero el club prefería, llegado el caso, presionar a uno de sus miembros hasta que se arruinara en favor de la ciudad. Y, en ocasiones, los nobles no tenían más remedio que huir de las suaves violencias de sus colegas, y se refugiaban en sus tierras, entre sus colonos (coloni praediorum), según dice el último libro del Digesto; porque el poder público se empantanaba en cuanto trataba de salir de las ciudades y penetrar en el campo, donde cristianos como san Cipriano irán a refugiarse de las persecuciones.

También era una clase nobiliaria, dada la permanencia en el tiempo de aquellas familias. Es un hecho comprobado que se admitieron algunas dinastías de nuevos ricos; pero no es menos cierto el hecho de la duración secular de tales familias, de sus matrimonios recíprocos, de su endogamia. Ph. Moreau puso de relieve los matrimonios recíprocos entre algunas grandes familias de una ciudad a partir del *Pro Cluentio* de Cicerón. En Grecia, la abundante epigrafía imperial permite seguir a no pocas familias nobles a lo largo de dos o tres siglos, en Esparta sobre todo, en Beocia, y aun en otros sitios: se ha podido redactar árboles genealógicos que ocupan una página in-folio en nuestras colecciones de inscripciones griegas de la época imperial. El Imperio fue una época de estabilidad nobiliaria.

El euergetismo fue un punto de honor nobiliario en el que el orgullo de casta puso por obra todas las motivaciones civicas y liberales sobre las que los historiadores se han extendido finamente, pero con excesiva exclusividad: civismo, gusto por las donas ones, deseo de distinción... Estos árboles sentimentales y cívicos y les han dejado ver el bosque del orgullo noble ni la existencia de una

nobleza patrimonial, de hecho hereditaria. Cualquier noble aspira a quedar por encima de los otros y se ha propuesto poder decir que ha sido «el primero» o «el único» en prodigar tal o cual liberalidad inédita: los dignatarios precedentes habían distribuido gratuitamente al pueblo aceite para los baños, pero hete aquí a un nuevo campeón distribuyendo aceite perfumado.

«Quiero ganar mucho dinero, declara un héroe de Petronio, y tener una muerte tan hermosa que mis funerales se vuelvan proverbiales»; dejaría mandado sin duda a sus herederos que dieran un banquete a toda la ciudad con ocasión de su sepelio. Pan y Circo. o mejor edificios y espectáculos; el ejercicio de la autoridad solía ser con más frecuencia la exaltación de un individuo que una capacidad pública o privada de constreñimiento; consistía en monumentalización y teatralización. De modo que el euergetismo o mecenazgo no era tan virtuoso como creen sus últimos comentaristas; pero tampoco tan maquiavélico como dijeron los comentaristas precedentes, imbuidos de vago marxismo. La nobleza residía, literalmente, en un «juego de competición», tan irracional, política y económicamente, como el despilfarro de pura ostentación. La cosa iba mucho más lejos que la necesidad de «mantener el propio rango» o señalar las barreras de clase, y no hay por que aproximar el fenómeno fundamental de la competición en el despilfarro a determinadas explicaciones sociales muy del gusto de los modernos: como tampoco ponerlo en relación con las que daban de aquella los antiguos: patriotismo, fiesta y banquete, generosidad, etc. Nos hallamos ante un fenómeno tan curioso como el del «potlach» o destrucción ritual que intriga a los etnólogos que lo encuentran en tantas poblaciones «primitivas»; una pasión tan devoradora como las que, en los pueblos «civilizados», sólo se desencadenan a propósito del poder «político» y la riqueza «económica». Al menos, eso es lo que se cree.

> Este joven romano viste la toga, pero no es todavía adulto: la bulla que lleva al cuello lo indica (se dejaba de llevar esta joya cuando se vestia la toga de adulto). Se han hallado numerosos ejemplares de esta escultura: es por tanto un retrato oficial reproducido por doquier, ¿pero quién es este joven principe? () el desgraciado Británico, o su futuro asesino. Nerón. Pero las efigies de Nerón se derribaron después de su muerte, mientras que una de estas estatuas de joven principe ha sido encontrada en lugar honorable en el fórum de Velleia. Se trata por tanto del retrato de Británico. (Paris. Louvre.)



## «Trabajo» y descanso

La economia romana llevaba consigo un importante sector servil; existía también la prisión por deudas, en virtud de la cual un acreedor podia secuestrar a su deudor junto con su mujer y sus hijos a fin de hacerlos trabajar para él; y había también un sector del Estado en el que los condenados, los esclavos del fisco to sea de los innumerables dominios imperiales), penaban bajo los golpes de sus guardianes; muchos cristianos conocieron esta suerte. Pero el sector principal seguia siendo libre juridicamente. Estaban los pequeños campesinos independientes, abrumados por el pago de sus impuestos; como escribe Peter Brown, «el Imperio romano dejaba a sus anchas a las oligarquias locales de notables, con el único cuidado de asegurar las tareas administrativas; era muy poco lo que les exigia por via fiscal y evitaba mostrarse demasiado curioso sobre los procedimientos mediante los cuales se extorsionaba al paisanaje en cuestion de impuestos; era el tipo de control benigno que ha constituido el principio de tantas dominaciones coloniales en periodos bien recientes». Había otros campesinos que eran los aparceros de los notables. Obreros agricolas, asalariados, artesanos cuyos servicios se contrataban para una tarea determinada, se hallaban comprometidos con sus amos mediante un pacto que sólo raras veces adoptaba la forma de un contrato escrito (con la excepción de los casos en que el contrato era de aprendizaje). Del mismo modo que, en el Código Napoleón, al amo se le cree bajo palabra en las impugnaciones sobre emolumentos de sus criados, un amo romano se toma la justicia por su mano si sus asalariados le roban. lo mismo que si fueran esclavos. Las ciudades son esencialmente las localidades donde los notables, igual que la «nobleza ciudadana» del Renacimiento italiano, se gastan las rentas del suelo: lo contrario completamente de la Edad Media francesa y su nobleza de señores feudales dueños de castillos. Alrededor de aquellos notables urbanos vivian artesanos y comerciantes que eran los abastecedores de su condición de ricos; eso es lo que era una «ciudad» romana (lo único que tenía en común con una ciudad moderna era el nombre). ¿En qué se reconocía una ciudad? En la presencia de una clase ociosa, la de sus notables. Su ociosidad era el aspecto principal de su «vida privada»: la Antigüedad fue la época de la ociosidad considerada como mérito. Esa nobleza urbana sentía desdén por el

Loable ociosidad

Vista de la cindad de Alba Fucens (Abruzos) bacia el año 50. Imagen dificil de interpretar, porque está simplificada de forma convencional, solo que, ¿de acuerdo con que convencion? En lugar de las neas casas en toda su anchura o de las masivas viviendas de pisos, hay que suponer aqui la existencia de viejas casas estrechas y a lo alto, todavía desconocidas de los arqueologos, y que le daban un aspecto medieval a esta población del centro de Italia? (Roma, colec, Torlonia.) En la epoca helenistica, habia casas semejantes. estrechas y de dos o tres pisos, en forma de torre, en las regiones montañosas de la Grecia occidental o en la Nueva Pleuron (Hans Lauter. Die Architektur des Hellenismus.



Detalle de un mosaico de las Termas de Caracalla, siglos in o iv. En el siglo in. Roma se convierte en rival de Olimpia a causa de la celebridad de sus concursos atléticos imitados de Grecia. Este viejo dirigia y entrenaba en los terrenos de juego de las Termas a los atletas profesionales llegados de todo el mundo para las competiciones. (Roma, museo de Letrán.)

campo, y desconfianza respecto a las ciudades en las que había trabajadores; y el poder imperial hacia lo mismo. En 215, un emperador decidió expulsar de Alejandría a los campesinos egipcios que allí acudían en tropel, porque «su género de vida demuestra que los rurales no son aptos para la vida cívica». El Imperio sólo es verdadero imperio en sus ciudades, donde los patricios, dueños de la Corporación municipal, gobernaban a la población activa. Asimismo manifestaba el patriciado desprecio hacia las zonas rurales de la Turquía central, donde las ciudades no eran más que poblachones campesinos habitados por grandes agricultores, que eran lo suficientemente ricos como para mandar grabarse un epitafio, pretendiendo con ello quedar inmortalizados mediante la escritura.

«Dentro de un siglo tal vez, le decia hacia 1820 un astrólogo al joven héroe de La Cartuja de Parma, no se tolerará ya a los ociosos»; estaba en lo cierto. En nuestra época, nadie se siente a gusto confesándose rentista. Después de Marx y de Proudhon la noción de trabajo se ha convertido en un valor social universal, en un concepto filosófico. Hasta el punto de que el desprecio antiguo por el trabajo, las declaraciones de desdén no disimulado por quienes trabajan con sus manos, o la exaltación de la ociosidad como condición necesaria de una vida de hombre «liberal», digna de su calidad de hombre, son cosas que hoy nos resultan chocantes. No sólo era socialmente inferior el trabajador, sino que incluso se le tenía por alguien un tanto vil. De lo que cabe concluir que una sociedad que desprecia hasta tal punto los verdaderos valores debió de ser una sociedad mutilada, que sin duda hubo de tener que pagar el precio de semejante mutilación: ¿no habría sido acaso el desprecio del trabajo lo que explicara el retraso económico de los Antiguos, su ignorancia del maquinismo? A menos que no se explique una lacra por otra y que el desdén por el trabajo no tenga su explicación en aquel otro escándalo que fue la esclavitud...

Y sin embargo, si fuésemos sinceros, encontrariamos en nosotros mismos una de las claves de este enigma. Sí, es verdad que el trabajo nos parece respetable y que no nos atreveríamos a hacer profesión de ociosidad; pero ello no impide que seamos muy sensibles a las distinciones de clase y que, sin confesárnoslo, tengamos a los obreros o a los comerciantes por gente de poco pelo; no querríamos que ni nosotros ni nuestros hijos descendiéramos a su nivel, a pesar de experimentar un cierto bochorno por este sentimiento.

Tal es la primera de las seis claves de las actitudes antiguas ante el trabajo: el desdén del valor del trabajo era desdén social por los trabajadores. Desdén que se ha mantenido hasta los tiempos de La Cartuja de Parma; después, a fin de mantener la jerarquia de las clases sociales, al tiempo que se reducian los conflictos entre ellas, ha habido que saludar en el trabajo un verdadero valor y aun el valor universal; en eso ha consistido la paz social de los corazones hipócritas. El misterio del desprecio antiguo por el trabajo consiste simplemente en que los avatares de la contienda social no habían desembocado aún en ese armisticio provisional de la hipocresía. Una clase social orgullosa de su superioridad se dedica a cantar su propia gloria (en eso consiste la ideología).



Fragmento de sarcofago, siglo in. Un pastor ordeña una cabra defante de una choza de canas. Este sarcófago tuvo mucho éxito (el mismo taller fabrico varios otros ejemplares). La escena pastoril servia para embellecer la muerte, para no entristecerse. (Roma, museo de las Termas.)

1." Primera clave, por tanto: la diferencia entre los grupos sociales se valora de acuerdo con la diferente estima en que se tienen sus recursos. En Atenas, durante los tiempos clásicos, cuando los poetas cómicos calificaban a un individuo por su oficio (Eucrates el vendedor de estopa, Lysicles el tratante de corderos), no lo hacian precisamente en su honor; sólo era plenamente hombre quien vivía ocioso. Según Platón, una ciudad bien organizada sería aquella en la que los ciudadanos se mantendrían gracias al trabajo rural de sus esclavos y dejarían los oficios en manos de la gente de poca monta: la vida «virtuosa», la de un hombre de calidad, ha de ser una vida «ociosa» (veremos enseguida que se trata de la vida de un hacendado, que no «trabaja», en el sentido de ocuparse de dirigir sus tierras). Para Aristóteles, ni esclavos, ni campesinos, ni tenderos, pueden llevar una vida «dichosa», es decir próspera y noble a la vez: sólo lo pueden quienes poseen los medios de organizar su existencia y proponerse una meta ideal. Sólo los hombres ociosos se hallan moralmente conformes con el ideal humano y merecen ser ciudadanos de pleno derecho: «La perfección del ciudadano no califica al hombre libre sin más ni más, sino sólo a aquel que se ve libre de las tareas necesarias a las que se dedican siervos, artesanos y braceros; estos últimos no podrán ser ciudadanos, si la constitución otorga los cargos públicos a la virtud y al mérito, ya que no es

Riqueza equivale a virtud Tumba de un fabricante de mosaicos, siglos in o iv. Los dos artesanos sentados talian los pequeños cubos con su gran martillo. Dos mozos de cuerda traen piedras de color o se llevan los cubitos de mosaico. En el angulo superior derecho, un figurante invita con su ademán al espectador a admirar la escena (es bien sabido el exito de este «gesto defetico» en el arte de la Edad Media). (Ostia, Museo arqueológico.)

Roma, detalle de la tumba de un carnicero. ¿Siglo n? Está despachando chuletas. ¿Era un simple tendero o todo un asentista? Es algo que este arte tan concreto no sabe o no quiere decir. (Museo de Dresde.)



posible practicar la virtud si la vida que uno lleva es de obrero o bracero.» Lo que quiere decir Aristóteles no es que un pobre apenas si tiene medios u oportunidades de practicar determinadas virtudes, sino más bien que la pobreza es un defecto, una suerte de vicio. Para Matternich, el hombre comenzaba en el barón; para los griegos y los romanos, comenzaba en el rentista de la tierra. Los notables del mundo greco-romano no se consideraban superiores al termino medio de la humanidad, a la manera de los nobles de nuestro Antiguo Régimen; se hallaban convencidos de constituir la humanidad plena y completa, la humanidad normal; de modo que los pobres eran moralmente inferiores; no vivian como hay que vivir.

Ríqueza equivalía a virtud. En un proceso en el que era el acusado y la muchedumbre ateniense el juez. Demóstenes lanzó a la cara de su adversario los reproches siguientes: «Valgo más que Esquines y soy mejor nacido que él; no quisiera dar la impresión de estar insultando a la pobreza, pero es preciso reconocer que, de niño, tuve la suerte de frecuentar buenas escuelas, y de poseer la fortuna suficiente para no verme forzado por la necesidad a trabajos viles. En cambio, Esquines, a ti te tocó tener que barrer como un esclavo la escuela donde enseñaba tu padre.» Demóstenes ganó

triunfalmente su proceso.

Los pensadores griegos confirmaron a los romanos en esta convicción natural. «Las artes del común, las artes sórdidas, escribe Séneca, son, de acuerdo con el filósofo Posidonio, las de los trabajadores manuales, que emplean todo su tiempo en ganarse la vida; semejantes menesteres no tienen nada de atractivo y apenas si se acercan en algo al Bien.» Cicerón no tuvo que aprender del filósofo Panaitios, cuyo conformismo apreciaba, que «cuanto tenga que ver con un salario es sórdido e indigno de un hombre libre, porque el salario en esas circunstancias es el precio de un trabajo y no de un arte; todo artesanado es sórdido, como lo es tambien el comercio de reventa [en oposición al negocio de alto bordo]». Ni la igualdad democrática, ni el ideal socialista, ni la caridad cristiana estaban alli para ordenar a este desprecio espontáneo que guardara algún pudor.

La Antigüedad celebraba la condición de rentista con el mismo impudor que el Antiguo Régimen iba a poner en considerar a los plebeyos como miserables. Una clase de ricos notables más o menos cultivados y que pretendia reservarse los resortes políticos exaltaba su propia ociosidad afortunada como posibilidad de una cultura liberal y de una carrera política. Los trabajadores, según Aristóteles, no eran capaces de gobernar la ciudad, y según el mismo añadía, ni podian, ni debian, ni, además, pensaban apenas en ello. De hecho, al decir de Platón, también había muchos ricos que no querían saber nada de los asuntos públicos, y que sólo pensaban en divertirse y acrecentar su patrimonio. Los ricos, escribia el místico Plotino, resultan con harta frecuencia decepcionantes; pero al menos tienen el mérito de no necesitar el trabajo y, por ello, «forman una especie que ofrece una cierta reminiscencia de la virtud»; por lo que hace a «la masa de los trabajadores manuales, es una tropa despreciable, destinada a producir los objetos necesarios para la vida de los hombres virtuosos-



Esta fuera de duda que los ricos no tienen que trabajar; sólo que, como escribe Platón, cometen a pesar de todo el error de trabajar; por codicia. Su ansia de riquezas «no les deja ningún instante de respiro para poder ocuparse de otra cosa que de sus propiedades privadas; el alma de cada uno de los ciudadanos se halla hoy día totalmente pendiente de su enriquecimiento y jamás piensa en nada que no sea el provecho que cada día pueda aportarles; todo el mundo está dispuesto a aprender cualquier técnica y a practicar cualquier actividad, si encuentra en ellas alguna ventaja, así como a burlarse de los demás».

Nuestros historiadores han estudiado en demasiadas ocasiones las ideas antiguas sobre el trabajo como si se tratara de doctrinas específicas, obra de pensadores o de juristas. En realidad eran representaciones colectivas confusas, así como representaciones de clase. No planteaban principios, no decretaban, por ejemplo, que sólo se podía hablar de trabajo cuando se trabajaba por cuenta ajena o por un salario; pero tales representaciones abarcaban globalmente los grupos sociales inferiores en los que la gente se hallaba reducida a vivir de un salario o bien a ponerse al servicio de otro. No pretendian ordenar la conducta de todos de acuerdo con reglas determinadas, sino que exaltaban o despreciaban una clase social en la que todo ello resultaba más o menos cierto al mismo tiempo:

Lucha de clases



Muestra de una tienda que se llamaba sin duda "Los dos macacos y el caracol", por alusión, imagino, a las cualidades del personal que despachaba en ella caza y fruta. El caracol aparece a la derecha de la vendedora de perfil. (Ostia, Museo arqueológico.)

Un calderero en su trabajo. (Museo de Este.)



el trabajo será para unos un régimen doméstico, mientras que para sus hermanos de clase será un sistema de salario. Se los acusa de que trabajan a fin de sepultarlos en un desprecio de clase: no se los desprecia por el hecho de que trabajen. Y en cambio se exaltará la clase de los notables, que es rica, cultivada y la que dirige la sociedad, diciendo indiferentemente, o que tiene el mérito de no necesitar del trabajo, o que dirige meritoriamente la ciudad. Las «ideas antiguas sobre el trabajo» no eran tanto ideas como valoraciones, positivas para los poderosos, negativas para los humildes; lo importante era la valoración: los argumentos en particular resultaban indiferentes.

2." Valoraciones de clase dispuestas a echar mano de cualquier argumento. Jenofonte nos explica que los oficios manuales afeminan a los que los ejercen, «porque los obligan a permanecer sentados a la sombra y a veces incluso a pasarse todo el día junto al fuego»; además, los artesanos «no tienen tiempo para ocuparse de sus amigos ni de velar por el bien de la ciudad»; el cultivo del campo por su parte habitúa a soportar el frío y el calor, a levantarse pronto y a defender la tierra nutricia.

Si se está dispuesto a admitir que el interés de clase juega un papel en la historia, podrá resolverse sin dificultad un enigma histórico, el de la desvalorización prácticamente general del comercio a través de la historia, hasta la revolución industrial del siglo XIX; la clave está en que las fortunas comerciales eran fortunas de nuevos ricos, mientras que la riqueza de solera era la del suelo. La riqueza ancestral se defiende contra el negocio atribuyéndole al comerciante todos los vicios imaginables: es un desarraigado; sólo actúa por avaricia, lleva dentro el germen de todos los males, engendra el lujo, la molicie, y falsea la naturaleza, porque se dirige hacia mundos lejanos de los que nos separa la barrera natural de los mares y trae de allí productos que la naturaleza no quiso hacer crecer entre



a de los rá la

e la e no Las loraldes; esul-

quier emi-

entato al

se de

onto

a un a hisercio

XIX:

queza riante a por ira el munares y entre Mosaico de Pompeya. Entre bastidores. El teatro era religioso, como todas las festividades; de ahí las guirnaldas y las cintas sagradas. Dos actores con taparrabos velludos harán de sátiros; uno de ellos se pondrá sobre su rostro una máscara cornuda de macho cabrío. Se va a representar un «drama satírico», una de aquellas farsas antiguas que son clásicas. Otro actor ha escogido una máscara femenina: las mujeres no salían a escena más que en las comedias modernas («mimos»), sin máscaras, o como bailarinas. (Nápoles, Musco arqueológico.)

Reverso:

La vasta villa de Adriano en Tívoli (hacia el 125 de nuestra era). Era una agrupación de espacios arquitectónicos y de pabellones fantásticos, en medio de un paisaje. Las estatuas eran réplicas excelentes de antiguas obras maestras griegas. El lago que aquí aparece se extiende entre dos colinas, una de las cuales conserva aún sus columnas, algunas cúpulas y los árboles de un parque.



Muestra de una tienda o quizás de una pensión llamada «Las cuatro hermanas», tres de las cuales eran las mismas Gracias. (Museo de Berlin.)

nosotros. Ideas como éstas han viajado desde Grecia y la India de los tiempos arcaicos hasta Benjamin Constant y Maurras. En Roma, los ciudadanos se dividían en «órdenes» civicos (simples ciudadanos, decuriones, caballeros, senadores), y la división se basaba en la riqueza; pero, en la estimación de ésta, los censos no tomaban en cuenta más que los bienes raíces; un rico negociante no ascenderá en la sociedad cívica como no adquiera tierras. Si un hombre de negocios, escribe Cicerón, cansado de enriquecerse, aspira a volver a puerto y colocar su fortuna en propiedades rurales, dejará de ser despreciable y habrá que elogiarlo en términos elevados.

La desvalorización de la riqueza no basada en la tierra es una forma de rechazar al advenedizo. Porque, mientras la riqueza principal era la tierra cultivada y la agricultura constituía la fuente más importante de renta, ser rico quería decir ser dueño de la tierra: era el modo universal de imposición. El comercio, en cambio, era solamente una vía de paso, mediante la que uno se podia enriquecer; la propiedad del suelo era pues lo que distinguía al heredero del advenedizo. El comercio era un medio de adquisición; la tierra era la riqueza adquirida. Consecuencia: como veremos más adelante, un heredero, un individuo ya rico y propietario de tierras, no será considerado como un comerciante aunque se meta además en negocios; lo importante es no haber comenzado por éstos.

El comercio es algo indigno, repite Cicerón, «si se trata de un comercio en pequeña escala en que sólo se compra para revender directamente; pero si de lo que se trata es de un negocio en gran escala, entonces no es despreciable». Y, si efectivamente son indignos todos los oficios artesanos, añade, en cambio las profesiones liberales, como la arquitectura o la medicina, son honorables; es cierto que no resultarían convenientes para la gente del rango más

¿Qué quiere decir trabajar?



Roma, cerca de Aracoeli, un inmueble de alquiler, siglo II. Maqueta de Gismondi. Una casa de viviendas populares, más grande que otras. Cinco pisos divididos en apartamentos entre numerosos inquilinos; tiendas en la planta baja. En cambio una familia rica vivia en una amplia domus con patio, de un solo piso.

elevado, pero pueden practicarlas sin desdoro los individuos que no pertenecen a la cima de la sociedad.

3.º ¿Pero constituyen un «trabajo» las profesiones liberales? ¿Qué quiere decir este término? Ni en griego ni en latín se encuentra una equivalencia exacta. ¿Un escritor es un trabajador? ¿Lo es un ministro? ¿Un ama de casa? Un esclavo no «trabajaba»; obedecía simplemente, se limitaba a realizar lo que su amo le ordenaba. Del mismo modo, entre nosotros, ¿un soldado es acaso un «trabajador»? Obedece órdenes. Platón establece en Las Leyes que un verdadero ciudadano no debe trabajar y, un par de páginas más adelante, que ese mismo ciudadano «ha de permanecer en vela por algunas horas, durante la noche, a fin de concluir sus tareas políticas, si ocupa una función pública, o, en caso de no ejercer ninguna, sus tareas económicas», a saber la gestión de sus propiedades. cultivadas por sus esclavos. El médico y filósofo Galieno se refiere a uno de sus profesores que hubo de renunciar a la enseñanza de la filosofia «porque ya no tenía tiempo libre; sus conciudadanos lo habían empujado a aceptar ocupaciones políticas»; ninguna de las dos cosas se consideraba trabajo.

Pensemos en los «filósofos, retóricos, músicos o gramáticos», de los que habla Luciano, «todos aquellos que creen no tener otro remedio que hacerse contratar en una casa para enseñar mediante salario», con el pretexto de que son pobres (o sea, en el sentido antiguo del término, porque carecen de una fortuna personal suficiente): ¿acaso trabajan? No. De acuerdo con el humor del momento, se dirá de ellos, o bien que ejercen una profesión verdade-

ramente digna de un hombre libre y poseen una dignidad «liberal»; o bien que son «amigos» (tal era el término elegante) del amo que les paga; o bien que no son más que unos pobres diablos, reducidos a tener que ganarse el pan de cada día, y que en el fondo su vida es igual que la de unos esclavos: su empleo del tiempo no les pertenece y, lo mismo que los esclavos domésticos, obedecen a la campana cuyo sonido da la señal del comienzo y del final de la jornada de trabajo en todas las casas buenas. ¡Extraña «amistad, causante de tanto trabajo y tanta fatiga!»; una amistad que no les permite siguiera convertirse en hombres verdaderamente libres, o dicho de otro modo adquirir un patrimonio suficiente: «Su salario, en el caso de que se les pague, y que se les abone por entero. tendrán que gastárselo hasta el último céntimo; no podrán shorrar nada.» ¿Profesión liberal, amistad o salariado? Es ocioso tratar de averiguar lo que los romanos e incluso sus juristas pensaban en el fondo: no había tal fondo, y en realidad pensaban las tres cosas a la vez, sorprendidos de la paradoja subyacente al hecho de que una actividad tan liberal como la erudición (o la «gramática») pudiera coronar a un pobre diablo sin fortuna; lo que hacían era despreciar y respetar a la vez a su gramático doméstico, preceptor de sus hijos. ¿Amigo o mercenario? En semejante sociedad, nunca se era un trabajador: todas las relaciones se pensaban a partir de la relación de amistad o de mandato.

Quedan las actividades que consisten en un alto oficio o en una dignidad personal; las funciones públicas. Pero, también en su caso, su definición es una mezcla de prejuicios y tradiciones históricas. Si uno es un senador y se prepara para ir a gobernar la provincia de Africa, con un salario fastuoso de por medio, no cabe ningún equivoco: se ejerce un glorioso cargo público, de conformidad con el célebre ideal de vida política; pero si, por el contrario, y con un salario análogo, la provincia a la que se va de gobernador es la de Egipto, ya no se trata de una función pública. La razón estaba en que Africa tenía gobernadores escogidos en el antiguo Senado, mientras que los gobernadores de Egipto se reclutaban en un cuerpo de altos «funcionarios» imperiales, creado al comienzo del Imperio (uno piensa en el desdén de un Saint-Simon, orgulloso de la vieja nobleza, por los ministros de Luis XIV).

¿Los funcionarios, como hoy los llamaríamos, servían al Estado y a su príncipe? Sus adversarios pretendían que no eran más que los todopoderosos esclavos de su amo el emperador, que se suponía que se servía de sus propios domésticos para la gestión del Imperio de igual modo que para la explotación de sus propios domínios privados; pero uno de aquellos altos funcionarios, el escritor Luciano, que fue tesorero supremo de Egipto, respondía en nombre de todos que no había ninguna diferencia entre ellos y un senador que fuera gobernador. Tenía razón, pero como es sabido no es la razón lo que guía los juicios colectivos; el médico Galieno, que había prestado sus servicios a un funcionario imperial, no veía en él otra cosa que una suerte de esclavo, puesto que aquel hombre trabajaba para su amo el emperador durante toda la jornada y «no volvía a ser él mismo, lejos de su amo, más que cuando caía la noche». El mismo equívoco volvía a producirse con uno de los papeles más



El difunto comerciante a punto de salir de viaje con su caballo y un esclavo. Su hijo le sucederà dignamente. Un héroe de Apuleyo era un comerciante de este tipo: compraba y vendia miel, queso, etc., en las hosterias, y estaba siempre de camino dispuesto a acudir a cualquier parte donde supiera que se podia adquirir buen queso barato. (Aquilea, Musco arqueológico.)

importantes de la época, el de administrador de una gran familia; por lo general solía confiarse este cargo a algún vástago de una vieja familia arruinada. Plutarco se refiere a él en un tono de conmiseración: era un hermano inferior.

Calificaciones desde el exterior

4.º ¿Qué es lo que decide que un gobernador de Egipto sea un hombre público o no pase de ser un asalariado? ¿La función que ejerce? No. ¿Su «estilo de vida», según que mantenga un tren señorial o manifieste actitudes de sumisión? Tampoco. El encasillamiento no proviene de lo que sea o haga, sino que viene impuesto desde el exterior. Del mismo modo, en la concepción antigua del trabajo, nos encontramos con toda una capa de «calificaciones desde el exterior». Una analogía puede servirnos para entender la cuestión: «¿cómo decidir si la poderosa casa de los Médici era una familia de nobles o de banqueros? ¿Eran unos banqueros que vivían noblemente o nobles que se dedicaban a asuntos de banca? ¿Será su estilo de vida lo que decida, según decía Max Weber? La calificación les sobreviene desde el exterior, hagan lo que hagan; serán sus contemporáneos quienes acepten o se nieguen a situarlos en el rango de las familias nobles. Y, si les otorgan ese rango, la banca no será su profesión, sino tan sólo un detalle anecdótico. Tales «calificaciones desde el exterior» son una trampa tendida a los historiadores; por el hecho de que los notables antiguos se tenían por gente ociosa, no puede inferirse que no se metieran en asuntos de banca o de comercio...

Entre nosotros, hoy mismo, un duque que sea dueño de un taller de fundición sigue siendo un duque que resulta ser dueño de una fundición, mientras que a un maestro de forja que no es duque se



le identificará por su condición de maestro de forja. En la Antigüedad, a un notable no se lo identificaba nunca con un armador o un empresario agrícola: no era sino él mismo, un hombre, y si cabe el empleo de un lenguaje anacrónico, no se especificaba nada en su «tarjeta de visita». Porque ocuparse de las propias tierras no era a los ojos de todo el mundo sino una necesidad prosaica, que no servía para identificar a nadie más que el deber de vestirse cada mañana. Si regresaramos entre los romanos y preguntásemos al hombre de la calle lo que piensa de una determinada dinastía de armadores que dominaba la ciudad, nos respondería: «Son gente notable, pudiente, rica; interviene en los asuntos públicos y, a causa de sus dadivosidades, favorece mucho a nuestra ciudad y le proporciona magnificas diversiones.» A lo largo de la conversación, nos habriamos enterado sin duda de que armaban numerosos navios. Y sin embargo no se la tenia por una familia de armadores. Un historiador ha puesto de relieve recientemente que la Antigüedad era capaz de reprobar las ganancias comerciales, frutos del vicio de la codicia, al tiempo que consideraba meritorio que un noble supiera enriquecerse por todos los medios, incluido el comercio, despreciaba a los negociantes de profesión y tenía a los nobles por gente llamada a la política o al ocio. ¿No es todo esto contradictorio? Desde luego. a los ojos de la lógica. Pero los romanos, por su parte, no eran sensibles a semejante contradicción; un notable que se dedicaba a los negocios no era clasificado como negociante, sino que se lo situaba entre vertebrados de mayor entidad, entre los notables. Es cierto que en Roma había una ley que prohibía a los senadores el comercio marítimo; pero se la violaba sin ningún escrúpulo, porque lo importante era no estar metido en negocios; salvadas así las apariencias, los senadores hacían negocios.

Haga lo que haga, un notable o un noble no se verá nunca definido por ello; en cambio un pobre es zapatero o jornalero. Para no ser sino uno mismo, hay que poseer un patrimonio; cuando un notable se proclamaba en su epitafio «buen agricultor», se queria decir que había poseido el talento de cultivar bien sus tierras, no que hubiera sido cultivador por oficio; cuando decimos que la Senora condesa tiene dotes de ama de casa, no queremos dar a entender con ello que su profesión sea ésa exactamente. ¿Qué era lo que se inscribía en el epitafio de un notable? Ante todo, las dignidades políticas de que había estado revestido (va veremos que correspondian a los títulos de nobleza de nuestro Antiguo Régimen); luego, eventualmente, las actividades liberales de las que había hecho «profesión» por gusto, es decir, a las que se había dedicado, como más adelante se hará profesión monástica; notables y nobles se horraban de hallarse consagrados a la filosofía, a la elocuencia, al derecho, a la poesía, a la medicina, y, en el ámbito griego, al atletismo. Su ciudad les erige estatuas por estos títulos; las «profesiones» se honran públicamente. Se definía a los individuos por ellas; se decía, por ejemplo, «antiguo cónsul, filósofo»; tal es el sentido del título que ha conservado en la historia Marco Aurelio: «emperador (y) filósofo.» Lo que quiere decir que añadió a su dignidad política la corona de la profesión filosófica (2).

Un oculista. Detalle de un sarcófago, de los siglos ir o iii. Ciertas enfermedades oculares eran endémicas y se curaban mediante colirios, pero también con ventosas, sangrías y lavados. A derecha e izquierda, dos ventosas a escala desproporcionada. (Ravena, iglesia de S. Vittore.)

Tumba de un medico ateniense, siglo i a. C. El examen se practica sobre el paciente desnudo (como se comprobará más adelante y puede verse también en el mosaico de Cornelia Urbanilla del museo de Argel). Por eso las damas solian preferir los servicios de una doctora o la competencia general de una comadrona. En el ángulo inferior derecho, una ventosa a enorme escala. (Londres, British Museum.)

Elogio del trabajo

Una parte de Roma. Maqueta de Gismondi. El Tiber y dos de los ocho puentes, el mayor de los dos circos, dos de los once acueductos, el anfiteatro del Colisco y el parque rectangular del templo de Claudio divinizado. El Gran Circo, dos veces más largo que la altura de la torre Eiffel, puede servir de escala.

5." Despreciar socialmente a la gente menuda dedicada al trabajo es una cosa, pero, cuando se pertenece a una clase dirigente, no se puede por menos de atribuir un cierto valor al trabajo del pueblo, tan útil para la ciudad.

Si se precisa un poco más, este trabajo es el que asegura la paz social: «En los buenos tiempos antiguos, insiste Isócrates, se orientaba a las gentes modestas al cultivo de la tierra y al comercio, porque se sabía muy bien que la indigencia nace de la pereza, y el crimen, de la indigencia.» El pensamiento antiguo no decia que un Estado fuese una «sociedad» organizada en la que cada uno habría de proceder en beneficio de los demás; afirmaba más bien que una «ciudad» era una institución que se superponía a la sociedad natural humana, a fin de que sus miembros llevasen una existencia más elevada. Si es preferible que los pobres trabajen, no es para que aporten su contribución a la ciudad, sino para que la miseria no les incite a subvertir criminalmente la institución civica. No digo bien: un pensador antiguo estimaba que el trabajo, o al menos el comer-



cio, rendía un servicio a todos los ciudadanos, al distribuir entre ellos los bienes necesarios; se muestra sorprendido del desprecio en que se tenía por lo general el oficio de comerciante, al tiempo que se valoraban enormemente otras actividades que contribuían en forma análoga al bien común. Esta mente política no es otra que el mismo Platón al que se ha visto desdeñar a la gente de escasa dignidad social. También es cierto que en el contexto aludido Platón no dice en absoluto que la sociedad viva del trabajo de todos, campesinos, artesanos y comerciantes: sólo habla del comercio; a sus ojos, en efecto, cada ciudadano vive de su patrimonio (cultivado por sus esclavos), y semejante recurso es tan «natural» como el aire que se respira; el hombre comienza a prestar servicio al hombre sólo cuando hay que procurarle bienes que no le corresponden naturalmente; el comercio completa los patrimonios.

El trabajo era, por otra parte, el único recurso de mucha gente: el emperador lo sabía y, como «gestor honesto» que era, de la sociedad italiana, trataba de asegurar a cada grupo sus recursos tradicionales; César ordenó por ello que un tercio de los pastores fuesen hombres libres (porque el trabajo servil los reducía al paro forzoso); Augusto procuraba salvaguardar a la vez los intereses de los campesinos y los de los negociantes; Vespasiano rechazó el empleo de máquinas para la construcción del Coliseo, porque habrían reducido al hambre al pueblo bajo de Roma. La política, en Roma, abarcaba dos ámbitos; uno de ellos tenía que ver con la seguridad o el poder del aparato del Estado, que había que preservar o aumentar a través de los escollos de la política interior y exterior; el otro era la cura: el emperador se ocupaba como «curador» o tutor de la totalidad o de una gran parte de la sociedad romana; tenía que mantener en situación de prosperidad el estado de cosas tradicional, a la manera de un tutor que mantiene en buena situación, sin malgastar nada, los asuntos de su pupilo.

6." En todo lo precedente, hemos visto cuál era la opinión que tenían formada del trabajo los notables y los políticos: menosprecio y manejo de los inferiores; pero la opinión de los mismos inferiores era a su vez diferente.

En la novela escrita por Petronio, el rico liberto Trimalción ha hecho su fortuna mediante las especulaciones del comercio marítimo; luego se ha retirado de los negocios y, como un notable, vive de la renta de sus tierras y de los intereses de sus préstamos en dinero. No es ni un notable ni un hombre del pueblo, y se enorgullece de una fortuna que ha amasado de acuerdo con los valores de su subgrupo: celo y habilidad, así como sentido del riesgo. Le ordena a un escultor que represente, sobre su tumba, el banquete que como mecenas público ha ofrecido a los ciudadanos de su lugar. todos ellos invitados al mismo. Más rico que sus congéneres, Trimalción aspira a su «reconocimiento», si no por parte de la clase superior, al menos por el cuerpo cívico de su ciudad; aunque le desprecien los notables, y los más miserables le denigren en privado, sigue en pie el hecho de que al aceptar acudir a comer y beber a sus expensas le han otorgado en el día señalado los signos exteriores del respeto.



Detalle de un sarcófago, no anterior al siglo II. Dos toneles (y no dos anforas: un signo de progreso). A la izquierda, un comprador, con su bolsa en la mano; a la derecha, el difunto, con una copa y un catavinos. Puesto que la riqueza no patrimonial carece de dignidad, este importante negociante en vinos no da ninguna idea del volumen de sus transacciones, sino que se limita a mostrar el aspecto más concreto de su negocio; hasta el punto de que podría tomársele por un simple expendedor de bebidas. (Museo de Ancona.)

Había otros tipos, más numerosos, que creían sin reservas en los valores de su subgrupo, actividad, prosperidad y buena reputación profesional, sin aspirar a hacérselos reconocer por quienes eran realmente superiores o por una ficción momentánea de conciencia colectiva. Los arqueólogos han descubierto centenares de losas funerarias en las que los difuntos se habían hecho esculpir en su tienda de mercader o en su cuchitril de artesano. Como casi todo lo que hay de cultural en Roma, estas tumbas de gentes de oficio eran de inspiración griega; porque ya en la Atenas del siglo v, los artesanos tenían una «conciencia de clase» exclusiva.

Como cabría sospechar, junto al ideal de ocio y de política que caracterizaba a la sociedad antigua, en los documentos de origen popular se abre paso una idea más positiva del trabajo. Así por ejemplo, en Pompeya los propietarios de algunas hermosas mansiones, decoradas con pinturas y estatuas de mármol, eran panaderos, bataneros o fabricantes de loza, y hacían profesión de serlo; sin dejar de pertenecer al menos algunos de ellos, al senado municipal de su ciudad. En Africa, un rico comerciante nos relata, en el epitafio en verso que había encargado a un poeta, cómo se había enriquecido con su trabajo. De manera que todos estos ricos tenderos y artesanos o latifundistas (un epitafio salía caro) pregonan de buena gana su oficio en sus lápidas sepulcrales; precisan incluso que han trabajado «con toda laboriosidad», que han sido un «cam-

bista muy conocido», un «vendedor reputado de carne de cerdo y de buey». Si bien conviene añadir que en aquella época un alfarero o un panadero eran gente socialmente más alta que en nuestros días (un horno representaba relativamente una seria inversión). En el Satiricón de Petronio, un hombre de negocios liberto le para los pies a un joven literato mediante una profesión de fe en sí mismo y en sus semejantes: «Soy un hombre entre los hombres, camino con la cabeza bien alta, no debo un centimo a nadie, no he tenido que aceptar nunca nada de nadie y nadie ha tenido tampoco que decirme en mitad del foro: "Págame lo que me debes"; pude adquirir algunos pedazos de terreno, economizar algunos dineros y ahora mantengo a veinte personas, sin contar a mi perro. Ven conmigo al foro y vamos a pedir que nos presten dinero: enseguida verás si tengo crédito o no, a pesar de mi anillo de hierro de simple liberto.» Así mismo, las lápidas sepulcrales de los simples tenderos detallan el interior de su puesto, con las mercancias en venta, con el pequeño mostrador, la damisela que se hace enseñar los retales de tela, los útiles o máquinas del oficio. Mercancias e instrumentos constituían un capital caro; eran signos de riqueza más que insignias de un trabajo. Las esculturas funerarias no se limitan a enunciar la profesión del difunto, como en el registro civil: celebran su calidad de propietario de una tienda. Pero en cambio no hay ninguna que represente al difunto en ademán de trabajo.

Si se las entiende bien, estas imágenes expresan lo contrario de lo que sería una sumisión plebeya: ilustran la riqueza de una «clase media» decidida a distinguirse de la plebe mediante su exhibición en estos costosos bajorrelieves. Esta clase, en la que abundan los libertos, es verdaderamente media, no por su número (lejos de constituir la mayoría de la población, representa un porcentaje que podría contarse con los dedos de una sola mano), sino por su posición intermedia y equívoca: panaderos, carniceros, vendedores de vinos, de ropa nueva o de calzado, no son desde luego notables municipales (o no lo son todavía), pero son mucho más ricos que la plebe y tan ricos como muchos notables; han alcanzado la riqueza sin poseer la nobleza urbana. El mismo san Pablo fue un represen-

Tumba de un herrero. De acuerdo con su epitafio, el difunto tenía varios esclavos o libertos. Siglos 1 o 11. En medio, la labor sobre el yunque; a la tzquierda, el horno y el fuelle. Por supuesto, no hay salida de humos. (Aquilea, Museo arqueológico.)





Viejo pescador. Realismo: el escultor ha detallado los peces en el cesto. (Roma, museo de los Conservadores.)

tante eminente de esta clase media en la que reclutó a su vez a sus discípulos corintios; era el hijo del propietario de una fábrica de tiendas de campaña, en la que trabajaban seguramente unos cuantos esclavos (se han podido identificar algunas fábricas de este tipo en Pompeya). Estos miembros de la clase media sabian leer y escribir; han debido de ir a la escuela hasta los doce años. San Pablo escribía para ellos.

Hemos de habituarnos a la idea de que, en la antigüedad, un panadero, un carnicero o un comerciante de calzado no eran unos pobres tenderos, sino unos plebeyos ricos. El panadero (que es también molinero) es dueño de varias ruedas de molino así como de esclavos o bestías para accionarlas; el carnicero es lo suficientemente rico como para adquirir cerdos enteros; el comerciante de calzado está muy lejos del pobre remendón que trabaja solo, agachado en su modesto cuchitril: tiene algunos esclavos, que fabrican y venden un stock de calzado. En suma, hay que distinguir, dentro de la plebe, tres niveles econômicos: 1." La mayoría de la gente de la plebe no posee nada y tiene que contentarse con ganarse el pan de cada día un día tras otro; como en tiempos de Ricardo, su salario se sitúa al nivel de la pura supervivencia alimentaria. 2." Un pobre tendero, un remendón o un tabernero, tienen tan poco dinero que han de empezar por adquirir de mañana las mercancías que van luego a ir vendiendo durante el día; si le da por aparecer a un rico cliente, el tabernero tendrá que ir a comprarle una cántara de vino al rico vinatero de la vecindad (las cosas siguen siendo así, en nuestros mismos días, en Grecia o en el Medio Oriente. donde el volante de tesorería de un pobre tendero sólo da para un dia).

3." Por el contrario, el comerciante rico es un tipo con el suficiente capital como para poder almacenar toneles, sacos de género o toda una colección de calzado. Sin ser tampoco un «mayorista» en el sentido moderno del término: vende, lo mismo a simples particulares que a pequeños tenderos de la vecindad; por ejemplo, proporcionará al tabernero las costillas de cerdo que éste volverá a vender dentro del mismo día.

En Pompeya, la diferencia entre el modesto tendero y el comerciante rico se advierte al primer vistazo: el primero vive en su mismo chamizo, o en su taberna (por la noche, se encarama por una escalerilla para ir a dormir en el desván que hay encima de su tienda); en cambio, el comerciante rico posec una verdadera casa, una domus con patio, de cuatrocientos o quinientos metros cuadrados de superficie, en la que ha invertido todos sus beneficios, y que le distingue de los plebeyos de poca monta.

Para el turista que visita Pompeya, sigue en pie un enigma: estas ricas mansiones con su patio constituyen la mayor parte de la ciudad y son más numerosas que los tenduchos... ¿Es que en Pompeya los ricos eran muchos más que los pobres? Creo que hay que pensar en una hipótesis: muchas de las casas ricas no se hallaban habitadas por opulentos personajes, sino que se habían alquilado a familias modestas que se repartían las diferentes piezas de la vivienda.

Quedan todos aquellos que trabajaban lisa y llanamente y que formaban las cuatro quintas partes de la sociedad. En la áspera lucha por la existencia que constituía su suerte, su moral se reducia sin duda a aquello de san Pablo: «El que no trabaje, que no coma.» Es la lección que se dan a sí mismos, a la vez que una advertencia para el perezoso que desearía compartir lo que otros habían ganado con el sudor de sus frentes.

De toda aquella muchedumbre laboriosa de campesinos, pescadores, pastores, esclavos o libres, es muy poca cosa lo que sabemos; tan sólo cómo los veía la clase alta; con la misma mirada con que se contempla una especie pintoresca; eso es lo que hacen la poesía bucólica, que no tenía en común con la literatura pastoral de los modernos más que el nombre, y la escultura de género de tradición helenística.

La moderna literatura pastoral toma a unos señores y los traviste en pastores bien educados; la poesía bucólica antigua, por su parte, era esclavista, igual que era racista, en los Estados Unidos, la opereta negra para uso de los blancos; echaba mano de los esclavos, les dejaba (idealizándolo un poco, puliéndolo) su lenguaje, con sus chistes, y los disfrazaba de enamorados y de poetas. Se trate de negros o de esclavos, se pretende que blancos o amos puedan soñar con un mundillo ingenuo, llamativo, tan subalterno que todo en él se vuelve inocente, y que los señores, durante el transcurso de un sueño, puedan divagar como con una especie de idilio; se considera que esas endebles criaturas viven en un estado de facilidad y de promiscuidad sexual que es un verdadero sueño edénico...

La escultura de género, que adornaba bellas mansiones y jardines, representaba pintorescamente tipos populares convencionales: el viejo Pescador, el Campesino, el Jardinero, la Vieja ebria... Los representaba con un verismo brutal y exagerado: las venas y los músculos del viejo Pescador poseen tal relieve que su cuerpo desecado hace pensar en un desollado anatómico, y su fisonomía se halla tan distorsionada que esta estatua ha pasado durante mucho tiempo por una imagen de Séneca moribundo. Semejante pintoresquismo se encuentra a medio camino entre el expresionismo y la caricatura; la vejez y la miseria no son aquí más que un espectáculo para uso de un esteticismo indiferente que se detiene en la superficie de los seres y se queda recluido en su desdén radical. La deformidad de los cuerpos se convierte en motivo de risa, como lo eran los enanos y los monstruos de feria; este verismo es un humor condescendiente. No encierra dentro ningún escrúpulo. El filósofo Séneca era un alma escrupulosa, y pensaba que un amo que maltrataba a sus esclavos se rebajaba. Sin embargo, este mismo Séneca detuvo un día su mirada sobre el esclavo que estaba de guardia ante su puerta y le encontró tan poco atractivo que se volvió hacia su mayordomo y le dijo: «¿De dónde ha salido este ser decrépito? Has hecho bien en ponerlo a la salida, porque no le falta mucho para dejar la casa en dirección a su última morada! ¿Dónde me has encontrado este muerto-viviente?» El esclavo, al escuchar este lenguaje, le dijo al filósofo: «Pero, señor, ¿es que no me reconoces? Soy Felicion, con el que tanto te divertías de pequeño.» Séneca se puso entonces a reflexionar sobre sí mismo: escribió una meditación sobre los estra-

El desdén esteticista



El presunto Séneca agonizante. Copia romana de un original hèlenístico. Otro viejo pescador con su cesto de pesca. (Roma, museos del Vaticano.)

gos que la edad había llevado a cabo en su propia persona, y extrajo de todo ello una lección de sabiduría y ontología de la temporalidad.

Pertenecer a la clase alta, o mejor a la humanidad plenamente humana y no mutilada, significaba ante todo ser lo suficientemente rico para poder exhibir los signos de riqueza que revelan la pertenencia a esa plena humanidad. Era también, a nivel individual, no obedecer a nadie, ser el dueño de sus propias empresas, porque la humanidad digna de este nombre se compone de agentes independientes unos de otros. Pero sigue siendo cierto que el medio mejor de cumplir las tres condiciones consiste en tener un patrimonio mejor que una tienda: un patrimonio asegura nivel de vida, independencia y autoridad.

En conclusión, los Antiguos no tenían ideas sobre el trabajo y no lo despreciaban tampoco: tan sólo despreciaban a los que se veían forzados a trabajar para sobrevivir. En consecuencia, sería un error suponer que los sabios antiguos menospreciaron las aplicaciones prácticas de la ciencia, por el hecho de que desdeñaban el trabajo o que su ideal era la ciencia pura. Tal cosa resultaría triplemente falsa. Ante todo, no está muy claro qué descubrimientos científicos antiguos hubiesen podido dar lugar a aplicaciones tecnológicas. Además, la tecnología ha sido siempre ampliamente independiente de la ciencia (Ferrari, el constructor de automóviles, no sabía ni media palabra de matemáticas). Y por último, si bien es verdad, por ejemplo, que los ingenieros griegos inventaron una especie de teodolito que sólo utilizaron en astronomia, nunca en geodesia, ello no fue así por su inclinación a la contemplación pura, sino porque el nonio no se inventaría hasta el siglo XVI; y sin nonio, un teodolito sólo alcanza una precisión de medio grado aproximadamente (o sea el diámetro aparente de la luna en el cielo). Y para trabajos de agrimensura sigue siendo demasiado aproximativo. Es igualmente cierto que los mecánicos griegos inventaron algunos autómatas muy divertidos que funcionaban con vapor de agua, a pesar de lo cual no supieron deducir de todo ello nuestra máquina de vapor; pero es que la biela y la manivela no se inventarian hasta la Edad Media; y. sin biela, no se puede transformar un movimiento longitudinal en uno circular.

Los romanos, como podrá comprobarse enseguida, no se sintieron menos interesados por la práctica y el beneficio económicos; desdeñar a los trabajadores no ha impedido nunca explotarlos.

Ricos y pobres: lo que nos habría saltado a la vista era el contraste de lujo y miseria propio de un país subdesarrollado: Aquitania, escribia en sustancia Ammiano Marcelino, es una provincia próspera, porque la gente del pueblo no anda harapienta, como en otros sitios. Los pobres se surtían del trapero (centonarius), mientras que el lujo comenzaba con la ropa nueva.

## Patrimonio

Todos los seres humanos son iguales en humanidad, incluso los esclavos, pero los que poseen un patrimonio son más iguales que los otros. El patrimonio juega en la economia antigua un papel tan central como entre nosotros la firma, la sociedad anónima; pero, si se ha de entenderlo bien, hay que renunciar a ciertas ideas que serian más adecuadas a propósito de nuestro Antiguo Régimen. En Roma, andar metido en negocios no era en absoluto rebajarse; la usura y el comercio no eran atributo exclusivo de una clase o de un orden especializados, burguesía, libertos o caballeros; la nobleza y los notables no eran todos ellos propietarios absentistas, ni señores ociosos; la autarquía, que no es más que un mito filosófico, no era en modo alguno el propósito de su gestión, y no se limitaban a explotar superficialmente sus tierras a fin de sacar de ellas con qué sostener su rango: lo que querían era aumentar su patrimonio, ganar dinero por todos los medios. La palabra adecuada no es autarquia, ni holgazanería, ni degradación, sino especulación de gente noble; en aquella época el patrono, el jefe de empresa, era el «padre de familia», y aqui familia quiere decir casa y patrimonio. Una especulación patrimonial.

Por todo ello la economía pertenecía a la vida privada, lo que no es exactamente el caso actual, cuando se habla con toda legitimidad de capitalismo anónimo. Entre nosotros, los actores económicos son personas morales denominadas firmas o sociedades; hay por tanto, entre nosotros, máquinas anónimas que producen dinero, y personas privadas que deciden de esos recursos. Entre ellos, los actores económicos eran las mismas personas privadas, los padres de familia. Entre nosotros, una firma de importación-exportación sigue existiendo, aunque sus accionistas cambien y vendan de nuevo sus títulos a quienes acaban de llegar. Entre ellos, un patrimonio se mantenia, aunque su dueño renunciara al comercio maritimo y colocara toda su fortuna en bienes raíces. De lo que no se puede deducir, como ya se comprenderá, que la racionalidad del padre de familia se limitara a asegurar el porvenir de su casa, en lugar de buscar el beneficio al modo de la racionalidad capitalista: la diferencia radicaba en otra parte.

del enriquecimiento

Elogio

Relieve functario, siglos u-in. El propietario comprucha en su voluminoso libro o políptico las cuentas de sus arrendatarios. La cortina, dice san Agustín, sirve para poner de relieve que un personaje no es fácilmente accesible. El libro esta formado por cinco tabbillas de madera bañadas de cera. (Tréveris, Landesmuseum.)





Mosaico de Saint-Romain-en-Gal, siglos II-III. Los mosaicos que ilustran las fiestas o los trabajos de los meses son abundantes. En septiembre, se recogen las manzanas; en diciembre, se exprimen las accitunas en una prensa de rosca horizontal, (Saint-Germain-en-Laye, museo de Antigüedades nacionales.)

«Obremos como un padre de familia excelente», escribe Séneca a Lucilio en tono proverbial: «Acrecentemos lo que hemos recibido en herencia: que la sucesión se traspase aumentada de mí a mis herederos.» Dilapidar el propio patrimonio equivale a aniquilar la dinastía a que se pertenece y caer en la subhumanidad: los nobles arruinados eran unos revoltosos, unos conspiradores en potencia. los cómplices del Catilina de turno; por el contrario, el hijo de un advenedizo, de un liberto enriquecido, podrá ingresar en el orden de los caballeros y alimentar la ambición de ver a su propio hijo convertido en senador. Las virtudes adquisitivas eran virtudes nobles; si un vástago de la clase alta no vale para nada, escribe Cicerón, tendrá que ingresar en la carrera pública o, al menos, dedicarse a aumentar el patrimonio familiar. Semejante experiencia de los intereses patrimoniales constituye una parte desconocida de la educación romana. El año 221 antes de nuestra era, el pueblo romano tuvo ocasión de escuchar la oración fúnebre de un señor muy importante, llamado Cecilius Metellus; uno de los méritos que se le reconocieron al difunto fue el de haber sabido «procurarse mucho dinero por medios honestos». Aunque es indudable que no se tenía por deshonroso ser «pobre», y éste era evidentemente el caso más general; incluso había quienes hacían de ello una sabiduría, como Horacio.

Sólo que por desgracia la palabra «pobre» no tiene el mismo sentido en latín y en francés. En nuestro idioma, el término adquiere un sentido que tiene que ver con la sociedad entera, que comprende una mayoría de pobres y un puñado de ricos; en latín, en cambio, esta mayoría no cuenta, y la palabra «pobre» sólo es significativa dentro de la minoría que llamaríamos rica: los pobres eran los ricos que no eran tan ricos. Horacio hacía de la pobreza la virtud y decía hallarse dispuesto a consolarse, si sus ambiciones zozobraban: su pobreza le serviría entonces de barca de salvamento. La dicha barquilla consistía en un par de dominios, uno en Tivoli y el otro en Sabina, donde la mansión del dueño ocupaba una superficie de seiscientos metros cuadrados. La pobreza en el sentido cristiano y moderno quedaba más allá de los confines de lo que él podía

imaginar.

Enriquecerse, o al menos ocuparse del propio patrimonio y de sus negocios, ¿no equivalía a romper con el ocio? No. La especulación, como hemos podido ver, era una realidad que seguía siendo inesencial con respecto a la identidad de un notable (igual que entre nosotros, el poeta Paul Eluard, que vivía de especulaciones inmobiliarias en Saint-Denis, era un poeta y no un agente inmobiliario). La gestión de un patrimonio de bienes raices implicaba que el dueño supervisara el cultivo de sus tierras, así como a su administrador o a su esclavo intendente, y vendiera al mejor precio los productos de sus fincas; así como también era preciso que prestara a usura su dinero sin dejarlo nunca inactivo. Pero todo esto no era sino una derivación del derecho de propiedad y constituía su ejercicio. En cuanto a los otros medios de «procurarse dinero en gran cantidad» por caminos honestos o deshonestos, eran también el ejercicio o el abuso de derechos civiles o de honores cívicos: cazar una dote, atraerse herencias o legados, entrar a saco en sus administrados y en los fondos públicos.

Sólo trabajan los que no son nadie; las gentes de bien, por su parte, ejercen en todas partes una actividad de dirección, denominada cura o epimeleia, que podría traducirse como «gobernación», en el sentido en que Olivier de Serres hablaba de gobernación doméstica de una propiedad. Era la única actividad digna de un hombre libre, porque era el ejercicio de una autoridad. En estos términos se hablaba lo mismo de la gestión del patrimonio por el padre de familia, que de una misión pública confiada a un delegado. que incluso del gobierno imperial, al menos por parte de aquellos pensadores que gustaban de representar al emperador como un soberano patriarcal. Poco importaba que, en el gobierno de sus tierras. Escipión el Africano en persona hubiese puesto la mano en el arado, como un Cincinnatus reciente: no por ello dejaba de ser el dueño. En semejantes condiciones, constituía un mérito ser «trabajador», enérgico; pero este adjetivo calificativo designaba una cualidad moral y no una identidad. Cuando Virgilio escribe que el trabajo triunfa de todo, no quiere decir que sea la ley sagrada del universo, sino que un celo intenso supera todos los obstáculos. No ser perezoso era una virtud, nacida de la necesidad; de todas las necesidades; como dice Plutarco, no ponerse nunca en actividad, descuidar a los amigos, echar en olvido la propia gloria y los asuntos públicos, es lo mismo que vivir como una ostra. Un alto funcionario

Una clase inclasificable



es un hombre enérgico, que, desde la mañana a la noche, ocupa el año de su cargo en examinar minuciosamente las cuentas del Fisco. No enmohecerse: era una máxima de Catón, un auténtico gran

Como ha podido advertirse, es imposible encontrar un equivalente medieval o moderno para esta clase que hemos llamado, a falta de términos más adecuados, notables, nobles, middle class o gentry, orgullosos como nobles feudales, universalistas como burgueses, negociantes como ellos, rentistas del suelo como nuestra nobleza, trabajadores, pero con mentalidad de clase ociosa. Más aún. En el mundo romano, no hallamos esa equivalencia que nos resulta familiar entre clases sociales y actividades econômicas; no hubo burguesía romana porque la clase que era dueña de la tierra desempeñaba también, sin jactarse por ello, actividades más burguesas; si buscamos en Roma una clase de hombres de negocios, de fabricantes, de especuladores, de usureros, de asentistas en general, la encontraremos por doquier: entre los libertos, entre los





caballeros y, desde luego, también entre los notables municipales y los senadores. Para saber si Catón el Viejo andaba metido en el comercio marítimo, o si tal familia de grandes notables municipales tenia negocios incluso en la frontera danubiana, hay que interrogar no a su pertenencia social, sino a su capricho individual y a la geografia, porque las heterogeneidades personales y regionales eran muy considerables; el senador Catón, por su parte, «invirtió sus capitales en negocios sólidos y seguros: adquirió estanques de pesca, manantiales de aguas termales, terrenos para instalaciones de batanes, fábricas de resinas, terrenos con praderas naturales y bosques: y practicó así mismo el préstamo marítimo, la más desacreditada de todas las formas de usura: consistió en constituir una compañía de unas cincuenta personas y participar en su capital por intermedio de su liberto Quintion». A estas iniciativas personales hay que añadir las tradiciones locales: una ciudad determinada vive encerrada en sí misma y no es más que una localidad campesina, como las que hoy conocemos en el sur de Italia o en Hungría; pero, veinte kilómetros más allá, la ciudad de Aquilea es una Venecia o una Génova de la Antigüedad, con unos notables que son negociantes marítimos y con unas relaciones que se extienden hasta los confines del mundo conocido.

Posesión del suelo, inversiones individuales, empresas familiares: en un pueblo como aquel, tan ávido de ganancias, hay que tener en cuenta también la empresa ocasional, practicada por las gentes más encopetadas y no por simples mercachifles; si un noble romano se entera por sus amigos de que hay que dar un golpe para arramplar con una buena cantidad de dinero, no lo pensará dos veces, aunque tenga que improvisarlo todo en semejante negocio y no tenga ninguna práctica en tal género de tráfico: no dejará escapar la ganga que le ofrece una información confidencial, o preferirá poner el asunto en manos de uno de sus libertos. La ausencia de mercado general multiplicaba las ocasiones de semejantes golpes, lo mismo que la mala circulación de la información y la importancia de los apoyos políticos: se daba también, en la clase dirigente y pudiente, una complicidad entre especuladores que contaban con los privilegios de la información y la influencia, más poderosas que las leyes del mercado. La economia patrimonial no era precisamente patriarcal ni tampoco en absoluto liberal.

La naturaleza de las actividades econômicas depende evidentemente de la riqueza, pero, en lugar de especializarse en clases sociales, varía según los individuos, los lugares y los momentos. En suma, ¿cómo averiguar de qué estaba hecha la fortuna de un romano? Hay dos hipótesis. Supongamos que Juvenal habla satíricamente de un vaquero, que el joven Virgilio se burla de un mulero; no por ello hemos de concluir que el primero tocaba con sus propias manos el ganado y que el segundo sujetaba un mulo por la brida; la continuación del texto demuestra que uno de los dos dirigia una empresa de transportes mediante mulos a lo largo de los caminos cenegosos de la llanura del Po y que el otro era propietario de abundantes rebaños. Del mismo modo, M. de Charlus, llevado de su desdén por la burguesa América, habla de Mrs. Singer como de una mujer que fabricaba máquinas de coser con sus propias manos.

Balanza de bronce, verificada por la autoridad pública el año 47 de nuestra era. Ha desaparecido el plato que colgaba de las cadenillas. (París, Petit Palais, colec. Dutuit.)

Pesaje de balas de lana con una balanza semejante de corredera. (Treveris, Landesmuseum.)

Interior de una tienda. Esta vez, se indica que se trata de comercio al por mayor. En lo alto, a la izquierda, suspendida oblicuamente, hay una balanza. (Roma, museo del Capitolio.)

Si el vaquero en cuestión no hubiese poseído más que un animal o dos, los textos ni siquiera hubieran hablado de él, o al menos no lo hubiesen hecho para burlarse de él.

Empresarios

Segunda hipótesis: un texto nos habla de un romano designándole por su nombre propio, pero sin clasificarlo en un oficio concreto. De qué está hecho entonces el patrimonio de este notable y de dónde le ha venido? De todas partes, porque la economía patrimonial era a su vez una economía no profesionalizada del todo; más exactamente, un rico «padre de familia» cuenta como correas de transmisión con algunos de sus libertos y de sus esclavos: ha otorgado a estos últimos una autonomía financiera y una capacidad jurídica que les permiten moverse en los negocios como hombres libres, sólo que por cuenta de su amo. Este estado mayor negociador dedica su tiempo a ampliar el patrimonio del amo; así eran los hombres de negocios auténticos de aquella época. Y les podemos añadir otro héroe balzaciano: el administrador, libre y las más de las veces esclavo, que dirige las tierras, vende los productos de las fincas o incluso gestiona la totalidad de las actividades económicas de su amo. La economia romana descansaba sobre ellos.

Con frecuencia, el administrador había nacido libre y luego se había vendido como esclavo para hacer carrera. Era un hombre de confianza. La contabilidad de la época no se parecia en nada a la nuestra; el administrador no presentaba las cuentas al amo a intervalos fijos: el amo y él mantenían las cuentas pendientes durante años. Su deber consistía en llevar un cómputo honesto de entradas y salidas, a fin de poder rendir cuentas el día en que se decidiera pedirselas por la razón que fuera: muerte del amo y sucesión, jubilación del esclavo, venta, o cólera del amo, simplemente. Desgraciado del administrador que no podia presentar, llegado el caso, una suma líquida que representara la diferencia entre el total de entradas y de salidas. Si por el contrario se hallaba en situación de poder equilibrar ei balance (pariari), se hacia merecedor del honroso título de pariator y hasta se decoraba con el su epitafio. También con sus granjeros dejaba las cuentas abiertas durante años el propietario; a su muerte, o si vendía su propiedad, había que calcular el resto debido (reliqua colonorum). Esto no quiere decir que los colonos estuvieran sistemáticamente endeudados; sino que las cuentas no se ponían periódicamente al día. Semejante método favorecía seguramente la idea de que una deuda es un vinculo de clientela y que el deudor que pretende devolver lo que debe es un infiel que aspira a separarse de su bienhechor.

Un notable está presente en todas partes en la vida económica. Puede ser el jefe de una empresa rural o comercial (algunos no vacilaban en convertir circunstancialmente su domicilio privado en una tienda a fin de exponer allí a la vista de los compradores las mercancias que acababan de recibir). Como propietario, puede ser una especie de comanditario de las empresas de su administrador. Puede tomar parte en sociedades comerciales o en el arrendamiento de los impuestos públicos. Puede, en fin, más modestamente, moverse por su cuenta; el médico Galieno tenía entre sus pacientes a

Escena campesina, siglos in o iv. Con ese personajillo cubierto con su capote de capucha, vestimenta popular de la época, he aqui una imagen simple y veraz de los trabajos y los días, igual que en el mausoleo de Trebius Justus, en Roma. (Tréveris, Landesmuseum.)





Sarcófago, siglos n-m. Un cambista. No he logrado averiguar qué es lo que hay sobre el mostrador, a la derecha. (Roma, palazzo Salviati.)

un individuo que apenas si se preocupaba de su aspecto personal y que corría por las calles tras sus negocios: «compraba, vendia y discutía constantemente, tanto que su transpiración era demasiado abundante.»

He aquí, pues, una economía cuyas instituciones y sociología son tan diferentes de la nuestra que se nos hace verdaderamente arcaica; no por ello dejó de alcanzar un nivel de producción elevada, y fue tan dinámica y agresiva como el capitalismo, porque aquellos aristócratas, que se distinguían por su cultura y su interés por los saberes, tenían la pasión del lucro. Los más encumbrados señores hablaban de negocios; el senador Plinio, en unas cartas que pasan por ejemplares, presenta como ejemplar también su propia conduc-

Los nobles especulan



Sarcófago cristiano. Tal vez se trate de un escriba sobre pergamino (lo que hay colgado encima seria una piel curtida.) El escultor se ha tomado la licencia de rebajar el arco sobre las dos columnas: un arco semejante no se dará más que durante la Edad Media. (Milán, castillo de los Sforza.)

ta de rico propietario. Si un señor quiere desembarazarse de algunos viejos muebles o de ciertos materiales de construcción, no dejará de organizar una subasta pública de estos restos (ya que, para los particulares, la subasta pública era la manera normal de vender sus objetos de ocasión, y los mismos emperadores organizaban en palacio sus propias subastas, cuando querian desembarazarse de un mobiliario imperial que les estorbaba). Había que tener el dinero en movimiento. Se gravaba con intereses cualquier cosa: se prestaba a interés entre amigos, entre familiares (no hacerlo se tenía como un mérito); un verno le cobraba intereses a su suegro si se retrasaba en el pago de la dote convenida. La usura formaba parte de la vida cotidiana de todo el mundo, y nuestros antisemitas hubieran podido adoptar como tema obsesivo a Roma mucho mejor que a los judios. y por la misma razón; en Roma, el préstamo a interés y el comercio no eran actividades exclusivas de profesionales, como tampoco eran propias de una clase determinada de la sociedad. Cualquier esfuerzo merecia un salario, aunque fuese a su vez un placer. He aqui un rasgo pintoresco de las costumbres galantes: en la más alta sociedad. toda relación amorosa llevaba consigo que el amante pagara a la amada; la esposa que engañaba a su marido recibía de su amante una gruesa suma, si es que el galán no le asignaba una renta anual. Había tipos groseros que recuperaban su donación en caso de ruptura, lo que hacía que en ocasiones llegaran a intervenir los juristas. No se trataba de prostitución, sino de salariado: la señora no se había entregado porque la pagaran, pero la pagaban por haberse entregado, y la más amante era la que quedaba menos recompensada. De modo que las mujeres corrían tras el salariado del adulterio, mientras que los hombres corrían tras las dotes.

Esta complacencia universal por la especulación no se limitaba a desdibujar los límites entre clases sociales u «órdenes» cívicos, sino que afectaba también a las distinciones entre categorías económicas. La misma gente intervenía en empresas ocasionales y ejercia a la vez actividades habituales: eran al mismo tiempo especuladores y profesionales (con o sin nombre de tales); los mismos individuos que se enriquecían apoderándose de fortunas ya constituidas, cosa que es un procedimiento muy arcaico, creaban también riquezas nuevas mediante inversiones, lo que suena muy moderno; se enriquecían, o bien por vías económicas, producción y venta, o bien por procedimientos extra-económicos, legales o no: herencia, dote, mordidas, violencia, o pleitos; lo mismo les daba apoyarse en la ley de la oferta y la demanda que en la influencia política y las complicidades entre «gentes de mundo». Y, como los notables eran los principales propietarios de bienes raíces, sus especulaciones hacian que hubiera de un lado un inmenso campesinado pobre y, de otro, una rica clase urbana dedicada a múltiples actividades, que es la que proporciona su diversidad y su brillo a la imagen que tenemos de la vida antigua. En unos tiempos en que la medicina era muy costosa, Galieno no tenía más clientes que los notables, varones además; vivían en la ciudad, supervisaban a su administrador, se afanaban en los negocios, ejercían, como el propio Galieno, alguna profesión, tomaban parte en la dirección de los asuntos públicos de su ciudad, o se quedaban en casa dedicados a leer o a recopiar los textos filosóficos de su secta preferida; cuando envejecian, se retiraban a sus tierras. Y, a su muerte, se hacía pública su sucesión, que se hallaba integrada por tres componentes principales: bienes raíces, cultivos o construcciones, con sus instrumentos agricolas y su mobiliario, y créditos (nomina debitorum). Las cuentas en banca. conocidas durante la República y el Bajo Imperio, no están documentadas durante el Alto Imperio.

Los usureros de la época no eran banqueros, sino notables y senadores. Cualquier padre de familia guardaba en su casa un cofre que se llamaba el kalendarium y que contenía efectivamente un calendario de vencimientos, títulos de crédito, y las sumas de dinero destinadas a prestarse a interés y que aguardaban a que alguien las solicitara: «destinar una suma de dinero al préstamo a interés» era lo mismo que «meterla en el kalendarium». Cada uno tenía su propia estrategia en la materia; prestar una cantidad grande o pequeña del patrimonio, prestar poco a muchos o mucho a unos pocos deudores importantes. Los créditos pasaban con facilidad de mano en mano, bien por traspaso formal, bien, más fácilmente aún, por venta pura y simple. Los créditos constituían un instrumento de liberación de una deuda y un objeto de especulación. Una especie de moneda escritural. Cabía legar el mismo kalendarium y, a la vez, los derechos sobre los deudores, así como los capitales destinados a la usura.

Otros medios de hacer fortuna En efecto, la usura se consideraba un medio noble de enriquecerse, igual que la agricultura, las dotes y los legados. Hacerle la corte a un viejo opulento, a la espera de su testamento, era una conducta tan usual como, en nuestros días, mostrarse atento con un patrono o un superior: todo el mundo ridiculizaba esta conducta y todo el mundo la practicaba. Ya hemos visto que las conveniencias requerían que un testador multiplicara los legados, a fin de rendir honores a todos sus amigos y recompensar a todos sus fieles; y que esta costumbre le valía verse rodeado de una de esas cortes atentas sin las que un verdadero romano no habría podido tenerse por hombre de alguna importancia.

Un hombre o una mujer, según Tácito, salen ganando si no tienen hijos: se ven mucho más rodeados de agasajos. Ahora bien, si, según los demógrafos, bajo nuestro Antiguo Régimen, una familia francesa media tenía cuatro o cinco hijos, de los cuales solamente dos alcanzaban a cumplir los veinte años, la familia romana media. por su parte, no tenía más de tres hijos. Ya puede imaginarse que los ancianos que habían visto morir a todos sus hijos e hijas no eran una cosa rara: las presas, por tanto, no escaseaban; abundaban tanto más, cuanto que la libertad del testador era muy amplia en Roma, en virtud de la ley igual que de la costumbre. Así pues, con cada generación se ponía en juego de nuevo una fracción importante del patrimonio nacional: ¿Quiénes se quedarían con ella? Como pueblo virtuoso en pleitos, los romanos sabían muy bien a qué atenerse. Una madre divorciada instituye heredero a su hijo, pero, sabiendo que su ex-marido es un individuo poco recomendable, estipula que el hijo no recibirá la herencia más que con la condición de que en el momento en que la sucesión se abra no se encuentre el hijo bajo la potestad de su padre (ya que, en tal caso, pasaría al padre la herencia); dicho de otro modo, el hijo sólo heredará una vez muerto el padre. Pues bien; éste seguia vivo, pero tuvo todo un alarde: emancipó a su hijo, que de esta manera pudo recibir la sucesión. ¿Valía este hombre mucho más que su reputación? La historia no se había terminado aún: se puso a hacerle la corte a su propio hijo, a abrumarlo con juguetes y animales domésticos, en una palabra, se dedicó a la caza del testamento de su hijo, y se salió con la suya: el hijo mimado murió dejándole la famosa herencia.

La opinión común no condenaba este tipo de conducta interesada, y sólo se contentaba con matizar sus apreciaciones, «Después de haberse visto rodeado de cazadores de herencias. Fulano murió dejándoselo todo a su hija y a sus nietos; las opiniones se dividen; unos lo llaman hipócrita, ingrato, olvidadizo de sus amigos; otros por el contrario se muestran encantados de que este anciano haya burlado las esperanzas de gentes interesadas»: lo cuenta un senador, de manera que tiene razón.

La persecución de la riqueza seguía también derroteros mucho más ásperos. El mundo romano no contaba con una verdadera policía; los soldados del emperador (como el centurión Cornelio del que nos habla el Evangelio) eran los encargados de reprimir 'as revueltas y perseguir a los bandidos, pero apenas si se ocupaban de la inseguridad cotidiana, que ofendía menos la «imagen de marca»

Pintura de Ostia. Isis de Géminus es el nombre de la embarcación, y su capitán y piloto (que era lo mismo) es un tal Pharnaces. Navio comercial sin espolón y de un solo mástil (corhita). Imagen simplificada de embarcación de alta mar, más bien que imagen realista de barca fluvial (caudicuria). Los pasajeros de esta Isis dirigian sus votos por una feliz travesta a la diosa Isis: Ovidio, al embarcarse en la Minerva, elevó su súplica a Minerva. Todavía durante el siglo xviii, un navio de cada cincuenta naufragaba todos los años. (Roma, Bibl.



vaticana.)



que el Estado romano quería ofrecer de su autoridad soberana; eran los notables de las ciudades quienes organizaban ocasionalmente milicias cívicas. La vida cotidiana se parecia a la del Far West americano: no había policia en las calles, ni gendarmería en el campo, ni acusador público. Cada uno se defendía y se tomaba la justicia por su mano, y el único procedimiento eficaz, tanto para los pequeños como para los menos grandes, consistía en ponerse bajo la protección de alguien poderoso. ¿Pero cómo protegerse contra el poderoso, y quién protegería a unos grandes contra otros? Secuestros, usurpaciones y prisiones privadas para los deudores eran moneda corriente; cada ciudad vivía aterrorizada por los tiranuelos locales o regionales, a veces lo suficientemente protegidos como para atreverse a desafiar a un personaje tan importante como el gobernador de la provincia. Un poderoso no vacila en apoderarse de las tierras de uno de sus vecinos pobres; y ni siquiera dudará en un momento dado en atacar el «rancho» de otro potentado a la cabeza de sus hombres, esclavos suyos. ¿Qué hacer contra un tipo así que se ha enriquecido a vuestra costa? Las posibilidades de obtener justicia dependen de la buena voluntad de un gobernador de provincia muy ocupado, obligado a tratar con miramiento a los poderosos por razón de Estado y aliado suyo mediante una red de amistades e intereses. Su justicia, si la ejerce, será un episodio de la guerra de clanes, una inversión de las relaciones de fuerza.

Ostia, siglos n-in. Un navio entra en el puerto de Ostia y pasa ante la torre de pisos del faro, donde arde una luminaria. Hay por todas partes imágenes de divinidades. A la derecha, el enorme ojo es un amuleto sin relación con el cuadro; mira aviesamente («les pone los ojos grandes») a los envidiosos que lanzan mal de ojo y atracrian la mala suerte sobre el héroe del relieve. La estatua del genio que, con su torso desnudo, parece tender su corona al navio, es la de Bonus Eventus, el dios de lo que acaba felizmente. (Roma, colec. Torlonia.)

A la violencia pura y simple venía a añadirse la violencia judicial. Los romanos tienen fama de haber sido los inventores del derecho; es verdad que escribieron muchas obras de derecho notables y que encontraban motivos de gloria y de deleite en conocer y practicar los arcanos y los recovecos del derecho civil; se trataba de una cultura, un deporte y un objeto de orgullo nacional. Pero de ello no puede concluirse que la legalidad reinara efectivamente en su vida cotidiana; salvo que el juridismo introducía en aquel caos una complicación suplementaria, incluso un arma, la del pleito. En el mundo griego, durante el Imperio, el chantaje judicial y las extorsiones para-legales llevaban el viejo nombre de «sycophantia».

Supongamos que las tierras de un gran señor provocan la envidia de otro señor y que el primero cae en desgracia ante la familia imperial; el segundo se encontrará con la posibilidad de acusar al primero de lesa majestad: recibirá, a título de delator, una parte del patrimonio del primero, previamente condenado a muerte. Supongamos ahora que, lejos de la corte, un notable haya visto frustradas las esperanzas que tenía puestas en el testamento de un rico anciano; recurrirá al expediente de sostener que el viejo no falleció por las buenas, sino que se suicidó, o incluso que había sido envenenado y que sus herederos han descuidado la persecución del asesino y la venganza de la sangre de su bienhechor. Tanto en un caso como en otro, se casaba el testamento y la sucesión revertía al Fisco, menos la prima debida al delator. No hay que olvidar que el Fisco, más que una fiscalidad, era el conjunto de los dominios que el emperador había confiscado a título de las sucesiones vacantes o irregulares; el Fisco tenía su propia jurisdicción, en la que era juez y parte; por este medio, el emperador se había convertido rápidamente en el mayor propietario de su imperio. De modo que el Fisco se hallaba siempre muy dispuesto a creer a los delatores. que le proporcionaban la ocasión de confiscar una sucesión más. Era algo tan sabido que algunos testadores, deseosos de frustrar a sus herederos, inscribían al emperador como coheredero: luego el Fisco se las arreglaba para quedarse con toda la herencia. En suma, el derecho se había convertido en un arma en la lucha por los patrimonios; y la posesión y la transmisión pacifica de bienes no estaban nunca seguras. Henos aquí ante un recién casado entusiasmado con la dote de su esposa: unos padres celosos le acusarán de haber empleado la magia negra para seducirla.

Las vías de enriquecimiento más propiamente económicas hacen pensar también en un mundo desordenado, en el que todo es posible: hacerse conceder por los poderes públicos algún derecho de explotación, ordinariamente acompañado de un monopolio; culebrear entre las incoherencias de un mundo económico caótico; poner en marcha una empresa de transportes que todo el mundo necesitaba y cuya iniciativa nadie había pensado en tomar, unos por falta de capitales, otros por falta de interés... Es el mismo espectáculo que ofrece hoy en día más de una economía del tercer mundo. No resultará sorprendente que no pocos notables se vieran así a la cabeza de una multitud de negocios y explotaciones perfectamente incoherentes, reunidas en sus manos por el azar de las buenas

ocasiones: bienes raíces, venta de paños, tintoreria, transporte de mercancia por el Rin; agricultura, transporte maritimo por el mar Egeo y... enseñanza de la retórica mediante honorarios, así como importaciones de mercancias de Egipto a Atenas. No hemos de representarnos a un gran personaje de aquellos tiempos como la pura imagen de un señor, sencillo como la paz de los campos y de las labores rústicas; presenta el pintoresquismo de un notable suramericano, y, como él, en aquella sociedad que oponía brutalmente los ricos, que eran los señores, a la masa de los pobres, ofrece un noble empaque y parece no tener nada que ver con sus medios de enriquecimiento.

Toda esta actividad múltiple tiene como caja-fuerte y fuente de inversión la propiedad del suelo. Esta se halla igualmente compuesta de piezas sueltas y de trozos, dispersos a veces a través de las provincias más alejadas entre sí. Pero todo ello está consignado en el libro de cuentas del padre de familia, y el libro en cuestión (rationes, libellus) constituye la prueba de la organización que el amo ha dado a su patrimonio. ¿Forman los baños parte de su casa o constituyen una explotación diferente? Se sabrá al comprobar que su alquiler figura inscrito al margen de las cuentas de la casa propiamente dicha. ¿Los impuestos habrán de ser pagados por el propietario o por sus aparceros? ¿Cuál es al respecto la «ley» o la «costumbre» fijada por el propietario? El mismo libro hará que lo comprendamos. Se sabrá así mismo si los arrendatarios son colonos, que venden por si mismos los productos del suelo, o asentistas, que entregan lo estipulado al propietario, y si, en este último caso, el padre de familia se encarga por si mismo de asegurar su venta o si le encomienda la tarea a su administrador.

La propiedad del suelo es algo mucho más amplio que la agricultura; una finca puede ser cultivada, pero una parcela construida, alquilada en bloque o por apartamentos, es también una finca. El suelo representa también empresas de todo tipo, y no es imposible que los notables poseyeran no sólo el suelo cultivado, sino también la segunda gran riqueza: las edificaciones urbanas. Hacían construir en sus terrenos puertos, restaurantes, lupanares, «pósitos» (o sea, almacenes que se alquilaban para conservación de mercancias así como para resguardar de los incendios urbanos los objetos preciosos y los documentos); se las arreglaban para obtener del emperador el privilegio o «beneficio del principe» de tener en su propiedad un mercado y de descontar una tasa sobre las transacciones; explotaban minas y canteras, y lo que era una especie de actividad aneja a la agricultura, lo mismo que la industria: tejares o fábricas de loza que funcionaban en terrenos suyos, dirigidos o supervisados por el propietario, y donde los trabajadores agrícolas se ocupaban durante la época baja de las labores del campo. Acaba de hallarse en Egipto un contrato por dos años de trabajo entre un alfarero y un propietario que tenía hornos en sus tierras; el alfarero tenía que fabricar quince mil tinajas al año, pero el arrendador habria de proporcionarle la arcilla (era usual procurarles a los albañiles o

La tierra

artesanos los materiales precisos para el trabajo que se les encomendaba).

Sin embargo, conviene que esta diversidad no nos confunda: estaba de un lado la agricultura y, de otro, todo lo demás, condicionado a su vez por las producciones del suelo. La tierra no tenía una productividad suficiente para ser lo que ha llegado a significar en nuestros días en los países desarrollados: una fuente de recursos tan abundante que a pesar de no dedicarse a ella más que una fracción de la población, el peligro reside más bien en la superproducción que en la penuria. En la Antigüedad, la agricultura no producía lo suficiente para permitir un amplio ejercicio de la industria; la gran mayoría de la población tenía que trabajar el suelo, a fin de asegurar su propia supervivencia y la de los escasos no-cultivadores. Como podrá comprobarse, esta situación condicionaba la estrategia privada de los poseedores de patrimonio.

Cada individuo que trabajaba la tierra con sus propias manos alimentaba a dos o tres personas, no más, o sea su propia familia y el notable que era dueño de la finca. No bastaba para sostener unas masas obreras, pero si era suficiente para que los ricos transformaran el excedente en esa magnificencia monumental que es la marca de las sociedades de clases anteriores a la revolución industrial. Pero los ricos sólo pueden llevar a cabo semejante transformación si venden los productos del suelo, si hay un comercio activo: es preciso que puedan cambiar el trigo por las columnas y las estatuas. Si el mundo romano hubiese sido ese imperio sin intercambios equilibrados de productos que algunos se imaginan, los

Casas de Ostia, siglo II. Maqueta de Gismondi. Ni siquiera en Roma tenían todos los inmuebles de alquiler cuatro o cinco pisos: en Ostia, el gran puerto de Roma, tenían uno, dos o tres. Tiendas que daban directamente a la calle, y balcones.





turistas y los arqueólogos no tendrían tantas ruinas que visitar y que excavar. Lejos de ser lo contrario que el comercio, la agricultura era su sinónimo.

La tierra es a la vez base de riqueza, fuente de supervivencia y punto de partida de intercambios. Una de las estrategias de los ricos consistirá en la especulación con los bienes de supervivencia; sus graneros están llenos de trigo, y aguardan a las malas cosechas y a la carestía para venderlo al precio más alto: «Se niegan a vender los productos del suelo al precio justo, escribe el jurista Ulpiano, y, como esperan a los años de escasez, hacen con ello subir los precios.» Otra de sus estrategias era la especialización regional; los arqueólogos están persuadidos de que ciertas regiones del mundo romano (por ejemplo el Sahel tunecino, entonces bien regado y fértil) producían exclusivamente, para la exportación, unas u otras

Villas al borde del agua. Pintura de la casa de Lucretius Fronto, en Pompeya (in situ). Arquitecturas en un parsaje, pero próximas a la realidad; esta pintura hace pensar en el aspecto de las excavaciones de Herculano vistas desde el antiguo litoral. Sensibilidad refinada, pero sincera.

de las principales riquezas de la agricultura mediterránea, trigo, vino o aceite: lo que equivalía a una división interregional del trabajo, y a una orientación deliberada del mercado agrícola. Aun cuando se produjera un descenso en las ventas o una interrupción en los intercambios, el patrimonio se sostenía y la propiedad se replegaba a una economía de subsistencia: el propietario procuraba no cultivar trigo o viñedo, cultivos especulativos y costosos, en la totalidad de sus tierras; además de que todo dominio llevaba consigo una parte de bosque, que apenas costaba nada y que servia de caja de ahorros. Había un proverbio que, para hablar de un loco que lo hacía todo al revés, decía que era igual que un tipo endeudado que vendiera sus bosques en lugar de vender sus viñedos. En suma, lo importante es la posesión del suelo, que nunca perderá su valor; no es preciso cultivarlo; ¿o es que hay que perder el tiempo en dirigir a los esclavos, a los obreros agricolas o a los colonos, por distraído que ello resulte? Catón, al decir de Plutarco, acabó por «ver en la agricultura una diversión, tanto o más que una fuente de rentas»; poco inclinado a divertirse, preferia los bienes raíces productivos, pero no cultivados, puesto que había «estanques piscicolas, manantiales de aguas termales, establecimientos de batanes, pastos naturales, o bosques»; y «extraía de todo ello unas rentas que no se hallaban sometidas a los albures del mal o del buen tiempo».

Invertir

Cualquiera que sea la organización de la empresa patrimonial, lo importante es dirigirla «como buen padre de familia»; la expresión no es tan patriarcal como parece, y el derecho comercial moderno la sigue aplicando aún a la sana gestión de las sociedades por acciones. Un padre de familia, decían los juristas romanos, debe ser «diligente y honesto», y ha de recordarse que Cicerón y Séneca le atribuyen como mérito el acrecentamiento de su patrimonio. Los romanos tenían sus ideas sobre semejante «diligencia» de buen jefe de empresa: para ser un padre de familia digno de tal nombre, no bastaba con conducirse de forma neutra ni con tener como única ambición la de transmitir a los herederos un patrimonio no disminuido; se recomendaba la inversión, con toda la discreción apetecible y con la capacidad de comparar los costes de inversión con el aumento de renta que cabía esperar.

En el último libro del *Digesto*, el jurista Pablo distingue con toda claridad los gastos «necesarios, que impiden que un bien perezca o pierda su valor», los gastos de placer, como jardines, pinturas o incrustaciones de mármol, y los gastos «útiles», los que llamamos inversiones, y que «podrían no hacerse sin que la propiedad perdiera su valor, pero que la mejoran al producir más renta»; por ejemplo, «si se plantan más viñas de las que serian necesarias para el mantenimiento de un viñedo en buen estado», o si se añade a la propiedad unos almacenes, un molino, un horno de pan, o incluso «si se da un buen aprendizaje a los esclavos». Pablo subraya que el coste de estas inversiones no debe en definitiva reducir la renta neta de la propiedad en su conjunto. Para los juristas, que con frecuencia

debían resolver cuestiones de este género, el problema estaba en saber quién tenía derecho a decidir una inversión y cuándo; porque una decisión tan importante como ésta solo podía ser tomada, en buena justicia, por el propietario mismo; un tutor tiene como único deber transmitir a su pupilo un patrimonio intacto; sólo que, precisamente, a un padre de familia se le atribuirá como mérito lo contrario que al tutor, y su ideal habrá de consistir en mejorar su patrimonio.

Un tutor no ha de excederse en su celo: no le corresponde adoptar la decisión de invertir, haciéndole correr así riesgos a su pupilo; como tampoco debe hacer liberalidades en nombre del mismo, ni siquiera para aumentar la reputación social del niño en cuestión; en cambio, el tutor habrá de tener como su primer deber poner en venta los bienes perecederos (casas amuebladas, que pueden arder, y esclavos, que pueden morir) a fin de colocar su capital en los únicos valores seguros: los bienes raíces y el oro prestado a interés (ya que, por encima de todo, conviene no atesorarlo; ello sería, por parte del tutor, como del sirviente del Evangelio, una falta de diligencia). Por el contrario, el padre de familia no ha de observar esta actitud demasiado neutra; nada más falso que representárselo como una especie de tutor de un patrimonio cuyos verdaderos propietarios serán sus descendientes, o como el usufructuario transitorio de un bien cuya propiedad eminente tendria toda su dinastía.

Más aún, según el derecho romano, el usufructuario tiene derecho a hacer inversiones, a «mejorar», lo que es propio del padre de familia; derecho que tiene también el marido que administra los bienes de la dote de su esposa. En el libro XXIII del Digesto, el jurista Javolenus cuenta la historia de un hombre que había abierto unas canteras de mármol en la propiedad procedente de la dote; se divorcia, y la mujer recupera su dote, como era normal: ¿pero no tendría ésta que reembolsarle a su esposo los gastos de puesta en marcha de esta cantera con la que se había aumentado el valor de la propiedad? Los pensadores de la vieja escuela estimaban que no, puesto que se trataba de un gasto no «necesario», y porque, lejos de «mejorar» la finca, lo que había hecho el marido había sido despojarla del mármol que ocultaba en su subsuelo. Pero Javolenus replica que los gastos simplemente «útiles» se consideran permitidos, aun tratándose de una propiedad dotal; con la única condición de que la cantera fuera una de aquellas en las que el mármol no está muerto, sino que «continúa creciendo»: la esposa no habria perdido entonces nada, puesto que el marido no habría hecho otra cosa que recoger los frutos de la cantera (la creencia de que el mármol o el oro crecen como los vegetales se encuentra en todos los pueblos y es un supuesto del derecho romano sobre minas y canteras).

Finalmente, lo que debería hacer todo buen padre de familia que sepa razonar su administración se lee en filigrana a través de lo que tiene derecho de hacer todo usufructuario. A diferencia del padre de familia, es seguro que el usufructuario no debe permitirse modificar el destino de la propiedad o de sus partes; no se le ocurrirá reemplazar los jardines de esparcimiento por plantaciones productivas. Hecha esta reserva, no podrá por menos, según escribe Ulpiano en el libro VII, de «mejorar la situación de la propiedad», por ejemplo abriendo en ella canteras de piedra, de arena o de yeso (el yeso se utilizaba para lustrar y almidonar las prendas de vestir), minas de oro, plata, azufre o hierro, «explotadas ya por el padre de familia, o que habría podido abrir». Pero bajo ciertas condiciones: no debe perjudicar con ello a los cultivos vecinos; es preciso que las minas en cuestión produzcan más que los viñedos o los olivares que haya hecho arrancar; tampoco debe esquilmar el subsuelo mientras goce su usufructo y dejar tras sí el vacio; finalmente, la nueva inversión no debe resultar ruinosa para el resto de la propiedad y, habida cuenta del coste de la mano de obra suplementaria, la renta total no puede verse disminuida.

Mentalidad de especulación Estos textos son sintomáticos: cuando se los lee, se descubre que es vana la oposición a veces establecida entre la racionalidad capitalista, que tendería a maximalizar los beneficios, y una racionalización patrimonial, que se limitaria a transmitir intacta, desprovista de cualquier aumento, una riqueza venida de los ancestros. También los romanos pretendían transmitir un patrimonio a ser posible multiplicado, y pensaban en si mismos antes de pensar en sus descendientes.

Decir que una firma capitalista no tiene otra estrategia que la máxima ganancia sería tanto como reducir la política al arte de adquirir nuevas provincias; en realidad, la política de las empresas modernas es tan compleja como la de los Estados, y tan variable, de una empresa a otra, como la política exterior de Suecia lo es de la de un gran imperio. Hemos de renunciar, pues, a la retórica de cátedra a propósito de los romanos como pueblo de labriegos.

Los notables eran hombres de empresa que trataban de enriquecerse; no atesoraban las fanegas como los avaros sus monedas de oro, sino que invertían, empleaban su dinero y especulaban. Su gusto por el lucro es un rasgo étnico original que los distingue de otros muchos pueblos. Porque, a una estructura económica determinada y a unos intereses de clase semejantes, pueden corresponderles, de un pueblo a otro, dinamismos muy desiguales, del mismo modo que hay etnias más trabajadoras, más artistas o más guerreras que otras. El hecho es ése, y esas «mentalidades» desiguales no se fabrican ni se inducen a voluntad: los economistas que se han propuesto el desarrollo de ciertas economías del tercer mundo han comprobado desgraciadamente que no basta con gobernar las variables de la econometría ni con crear posibilidades de participación de clase para que las gentes se interesen efectivamente; hay una «mentalidad» que no se crea a voluntad y que tampoco se sabe dónde crear. Galbraith acaba de extraer de ello la lección que los historiadores deben retener.

Concluyamos que la «mentalidad» romana era económicamente muy dinámica; si nos queremos representar cómo era un «padre de familia», no podremos juzgarlo por las estructuras económicas ni por los evidentes intereses de clase, sino por esa variable autónoma que es la mentalidad: un romano rico tenia alma de hombre de negocios y sabía muy bien cómo enriquecerse.

Las consecuencias favorables para el nivel de producción son

evidentes; otro problema es el de su reparto.

Dicho sea para acabar, hay un rasgo inesperado que confirma este don romano para los negocios: como los judios, los griegos actuales y los antiguos, y los chinos, los romanos, que no fueron exclusivamente cultivadores de la tierra, jefes y soldados, fueron también un pueblo de diáspora; durante los dos siglos que precedieron a nuestra era, y aun antes, emigraron a todo el Oriente griego, a Africa y a las fronteras del mundo bárbaro, como negociantes y banqueros, y también como plantadores. Con ayuda de su influencia política, ocuparon las mejores tierras de Africa o de la Turquía central y drenaron en beneficio propio la actividad comercial de las ciudades griegas. La ciudad de Roma acogía una multitud de intelectuales griegos de los que los intelectuales romanos se sentían celosos y, al mismo tiempo, Mitilene o Esmirna rebosaban de especuladores italianos a los que los griegos tenían excelentes razones para odiar.

Una prensa para aceite o vino, pero de árbol vertical esta vez. Ya se conocía, por tanto, el cabrestante; la manivela en cambio será un invento medieval. (Aquilea, Museo arqueológico.)



## Censuras y utopías

Una imagen adecuada de la persona privada, bien podría ser ésta: un individuo, libre y nacido libre, opulento y cuyos bienes de fortuna no son recientes, hombre de negocios bien educado e incluso cultivado, desocupado, pero que disfruta de una dignidad política. Igual que los diferentes detalles de su elegante atuendo, cada uno de sus rasgos es un legado de los avatares del pasado histórico greco-romano. Semejante ideal no precisaba de ningún género de

constricciones para imponerse: era una evidencia.

El arte funeario reflejaba a la perfección esta imagen imperiosa. porque hablaba con mucha menos frecuencia del más allá que de lo que había sido la vida del difunto aquí abajo, y lo decia en un idioma comprensible para todos. En unas tumbas y en otras, de acuerdo con el capricho del escultor y las preferencias del cliente. se destacaba tal o cual aspecto: la opulencia del difunto, que hace sus cuentas, recibe el homenaje de sus colonos, hace segar su trigo con una segadora mecánica, maravilla reciente del ingenio humano, o aparece de pie en su tienda; el lujo de la difunta, sentada en un sillón de alto respaldo, mientras se acicala ante un espejo que le tiende una doncella y escoge sus jovas en un cofre que le presenta otra esclava. A veces, la imagen se reduce a una suerte de emblema: una sombrilla esculpida al costado de una piedra funeraria les recordará a los transeúntes que la difunta tenía una esclava para sostenérsela y el ocio preciso para salir de paseo. En otros casos, la difunta, antes de su «toilette», eleva piadosamente la mano, en signo de homenaje, ante una estatuilla de Venus, símbolo del matrimonio, que le presenta una doncella que acaba de tomarla del nicho de imágenes piadosas (lararium) de la casa. Hay sarcófagos de senadores que yuxtaponen la vida privada y la vida pública del difunto: en el centro, se le ve dándole la mano a su esposa; a los lados, con coraza de general, recibe, sentado en su silla baja y plegable de dignatario, la sumisión de los jefes bárbaros que ha derrotado (o que hubiese podido derrotar, en virtud de sus funciones). Otros relieves funerarios representan una distribución de monedas o el combate de gladiadores que el notable había ofrecido a sus conciudadanos. Los cargos senatoriales o municipales del difunto, desiguales en dignidad, se adivinan por el número de «fasces» de varas que portaban los «lictores», aquellos alguaciles y esbirros que le habían precedido por doquier durante su año de vida pública.

La expresión explicita de lo establecido

Exposición del difunto, hacia el año 100. Planideras que se golpean el pecho. Luces encendidas incluso de día. A los pies del cadáver, las tres tablillas del testamento. Sentados a la derecha, unos esclavos liberados en el testamento llevan el gorro «frigio» de la libertad. (Roma, museos del Vaticano.)

Detalle de un sarcófago, ¿siglo n? La dama saluda con la mano a la magen piadosa de Venus. La realidad religiosa de la época se hace aqui tangible. (Museo de Arezzo.)



La mujer del médico presenta a una divinidad unas flores que lleva en su canastillo. El esclavo de la pancarta saluda al dios llevandose la mano a la frente. El médico, bien sentado, examína a un paciente desnudo del todo ante él y de estatura muy reducida. En segundo plano, sus dos ayudantes o alumnos, ambos esclavos. Pero serán sus sucesores, si los manumite por un precio razonable, por ejemplo por unos miles de monedas de plata. Siglos 11-111. (Roma, museos del Vaticano.)







Ya que, en aquella sociedad sin derecho penal, todo dignatario importante ejercía según su conciencia, un puro y simple derecho de coerción.

Cada uno con su papel: en la cara izquierda —la más honorable de una piedra mortuoria, el marido ejerce su profesión: examina a su paciente, de pie, completamente desnudo y en posición de firme ante su médico; a la derecha, la esposa da pruebas de la virtud femenina de la devoción religiosa: seguida de esclavos, ha acudido a levantar la mano ante la imagen de una divinidad a fin de agradecerle algún favor; un esclavo sostiene alzada una pancarta en la que su dueña ha hecho escribir el favor en cuestión, para que cuantos la vean se enteren de los merecimientos de la divinidad. Ya que algunas tumbas, más que conmemorar la opulencia, el ocio, la dignidad o la profesión, prefieren exaltar aspectos más delicados, la devoción de la difunta y la cultura del difunto. La dama ofrenda a los dioses el homenaje de algunos granos de incienso en un pebetero; el hombre, en su sillón, lee un libro, es decir un rollo, o lo mantiene enrollado, prueba de que ha cursado sus estudios, los que coronan a un miembro de la buena sociedad.

Imágenes poco igualitarias y poco individualistas; originalidad, orgullo, alegría, ligereza y gracia son palabras de poca utilidad para hablar de los romanos. El arte funerario lo subraya con cierta pesadez: aquella sociedad no se limitaba a ser desigual de hecho, además de desigualitaria porque distinguía «órdenes» (en el sentido de los tres órdenes de 1789), sino que encima se estaba recordando incesantemente por todos los medios las diferencias entre individuos. Se consideraba una prueba de loable «franqueza» (parrhesia) dirigirse a la gente baja con el insulto en la boca, y hasta los «amigos» de los grandes personajes, comprendidos los de los Gracos, dos célebres reformadores sociales de la antigua República, se



Sarcólago, siglo n. I as tres virtudes de un noble. A la izquierda, su Clemencia: como es dimitada, somete y perdona graciosamente a unos bárbaros (detrás de él. pierna y seno desnudos, la Patria y el Valor). En medio, su Piedad: sacrifica un buey. A la derecha, la Concordia, entre el y su esposa velada como una mujer casada, en presencia de Venus y del Amor con su antorcha. Una Gracia, que deja ver su espalda, roza la mano de la desposada. (Mantua, palacio ducal.)

clasificaban en grados desiguales, como los cortesanos en Versailles; un grande no salía jamás a la calle sin un cortejo; si llegaba a alguna localidad que le había otorgado el título de «patrono» por algún beneficio público del que fuera autor, hacía en ella una entrada pública solemne. «Ayer tuve a cenar a gente mucho más importante que vosotros», les dice Trimalción a sus invitados, y su única desgracia consiste en tener un lenguaje impertinente en la boca del liberto vulgar que no puede dejar de ser y en invitar a gentes que están por encima de él. Son las gentes modestas precisamente las más sensibles a la «simplicidad» de que algunos poderosos saben dar prueba. «Este dignatario tan respetable nos devolvía a todos el saludo», exclamaba uno de ellos. Todo el mundo reconocía que había que dirigirse con humildad a quien estaba por encima. Todo contribuía a poner de relieve lo que MacMullen llama «la expresión explícita de lo establecido».

Había presiones no menos explícitas, es decir ideas morales, que se añadían a estas evidencias, bien para mejor imponerlas, bien para tratar de suavizarlas (cuando, por ejemplo, los administrados encomiaban la ejemplaridad de las virtudes privadas de «dulzura» de que había dado muestras su gobernador); no había nadie a quien los demás no juzgaran para recordarle sus deberes públicos y privados. «La tiranía de la opinión, ¡y qué opinión!, es tan necia en las pequeñas ciudades de Francia como en los Estados Unidos», escribía el individualista Stendhal pensando en el puritanismo americano de su época. ¡Fue acaso el civismo pagano menos inquisidor en cuestión de vida privada?

No obstante, a lo que se dice, Roma, madre del derecho, debió de ser un Estado de derecho, donde a nadie se le habría podido obligar a hacer lo que la ley no prescribía y donde la justicia pública Individualismo del derecho Dad al Cesar lo que es suyo, porque la moneda lleva su retrato. Moneda de bronce con la efigie de Severo. Diámetro: 29 mm. Esta pieza permitia la compra del pan de cada día que impedia que un esclavo muriese de hambre.

Reverso de la misma pieza; cada una de las tres Monedas (oro, plata, bronce) sostienen un cuerno de la abundancia y una balanza.





reemplazaba a la arbitrariedad. Por lo demás, se puede calificar al derecho romano como individualista: la libertad de divorcio es igual para ambos sexos, la propiedad puede enajenarse libremente, la libertad del testador es amplísima; no se impone ninguna creencia religiosa, la ciudad tiene sus dioses preferidos y cada uno a su vez tiene los suyos; el brazo secular deja en manos de los propios dioses, si es que pueden, la venganza de las injurias que se les hacen, y el respeto debido a los dioses que la ciudad ha decidido honrar se limita a la observancia de los días festivos; el derecho de cambio de domicilio y de empresa económica es intangible. Cabe añadir que el propio Senado, nada menos, había elevado a doctrina una indulgencia más o menos complaciente por los pecados sexuales, incluidos los femeninos. Pero sigue siendo cierto, como subraya Bleicken, que semejante liberalismo no es otra cosa que la tácita «derivación de un sentimiento aristocrático de la vida privada» y que Roma, como Grecia, no garantizó nunca en su derecho las libertades formales; éste se consideraba de preferencia como la formalización de los deberes de piedad en el ámbito de las relaciones domésticas, de las obligaciones de fidelidad, de las responsabilidades patrimoniales y de las diferencias de «status» personal.

«Privado», como opuesto a «público», es uno de los adjetivos empleados con más frecuencia en el idioma latino, pero no se utiliza para delimitar positivamente la vida privada; su sentido es negativo: califica lo que puede llevar a cabo un individuo sin atentar a sus deberes y a sus actitudes de hombre revestido de una función pública; pero no eleva un santuario en el interior del mismo derecho privado, que no se sentía obligado a respetar lo que respetaba de hecho. ¿Se trataba de un simple matiz formal, explicable por azares históricos (como nuestras libertades y derechos humanos, que nacieron de una rebelión contra el soberano)? Sin duda, sólo que tal ausencia de garantía dejaba la puerta abierta a todos los peligros; como tempestades, éstos hicieron irrupción en momentos determinados, el más sangriento de los cuales fue la persecución de los

cristianos o de los maniqueos.

A lo que se vinieron a añadir, bajo ciertos emperadores y por obra suya, algunos impulsos de orden moral. En principio, los soberanos romanos, a diferencia de sus homólogos chinos y japoneses, carecían de lo que Maurice Pinguet llama «el viejo hábito confuciano de calibrar el poder por el orden moral». Algunos, sin embargo, como Augusto, Domiciano, los Severos o Constantino, quisieron corregir las costumbres por decreto; Augusto adoptó severas medidas, al menos en apariencia, contra el adulterio de la esposa; Domiciano obligó a los amantes a regularizar su unión, hizo enterrar viva a una vestal que había quebrantado su voto de castidad y prohibió a los poetas satíricos el empleo de palabras obscenas; los Severos convirtieron en delito el adulterio del marido, y el aborto en un crimen contra el esposo y contra la patria; la legislación de Constantino sustituyó el viejo laxismo aristocrático por un rigorismo más popular que auténticamente cristiano... Este moralismo es algo muy particular: en el mundo greco-romano, un legislador podía emprender una revolución social por decreto; las leyes no siempre tenían la prudencia de no retrasarse demasiado ni de no ir demasiado por delante de las costumbres. Porque a la ciudad no se la consideraba como un efecto de las fuerzas naturales de la sociabilidad; era más bien una institución nacida de la Ley y que podía degradarse si el legislador no la mantenía frente a las fuerzas naturales enemigas; el ciudadano es un mal alumno que no respeta la disciplina si no es bajo la férula del maestro. En consecuencia las crisis de orden moral tenían como finalidad principal demostrar a todo el mundo que el emperador reinante era efectivamente un maestro, ya que, no contento con hacer reinar el orden público, que los vicios privados apenas si amenazaban, pretendía gobernar la conciencia moral de cada uno; una vez que cada uno se hallaba penetrado de esta idea, la ley revolucionaria dejaba de aplicarse y en el reinado siguiente caía en el olvido. Sólo la de Constantino se mantendrá en vigor y dejará marcada la Edad Media.

Olvidemos estas tormentas. En tiempos normales, las costumbres romanas se hallaban bastante bien expresadas por el derecho civil. cuyo cordón umbilical, que le mantenía unido a la moral reinante, nunca se llegó a cortar del todo; la tecnicidad de este derecho, más verbal que conceptual y aún menos deductiva, permitía a sus profesionales entregarse a ejercicios de virtuosismo. ¿Permitía de verdad semejante derecho la obtención de la justicia? ¿Hacía que se respetaran las reglas del juego, cuando la gente las violaba para oprimir al prójimo? En una sociedad tan desigual, discriminadora y atravesada por un entramado de clientelas, ya puede suponerse que los derechos formales apenas si alcanzaban alguna realidad, y que un pobre hombre tenía poco que ganar si se ponía a pleitear contra los poderosos. Más aún. Incluso cuando no resultaba violada. ¿era capaz la justicia de abrir vías legales eficaces que permitieran el acceso a un derecho legítimo? Bastará un ejemplo para que pueda comprobarse de qué manera el poder público organizaba la «vendetta» privada en vez de actuar en su lugar.

Supongamos que un deudor no está dispuesto a devolvernos el dinero que le habíamos prestado; o mejor aún, imaginemos que no poseíamos, por toda fortuna, sino una pequeña granja, con la que estábamos muy encariñados porque en ella habían vivido nuestros antepasados o porque se trataba de una región muy agradable. Un influyente vecino se ha encaprichado con nuestra finca; y a la cabeza de sus esclavos armados, la invade, asesina a nuestros esclavos que trataban de defendernos, nos muele a golpes, nos expulsa y se apodera de nuestra mujer como si fuera una propiedad suya. ¿Qué hacer? Alguien de hoy diría: presentar una querella ante el juez (litis denuntiatio), obtener justicia y conseguir la restitución de nuestros bienes mediante la intervención de la autoridad pública (manu militari). Sí, las cosas sucederán más o menos así en las postrimerias de la Antigüedad, cuando los gobernadores provinciales hayan he-

eran muy distintas.

La agresión de nuestro prepotente vecino es un delito puramente civil y no tiene nada que ver con la coerción penal. De modo que tendremos que ser nosotros, los demandantes, quienes aseguremos

cho triunfar en todos los terrenos su ideal de coerción pública. Pero, en la Italia de los dos o tres primeros siglos de nuestra era, las cosas ¿Existe el derecho romano?



Moneda de plata de Domiciano. Diámetro: 19 mm. Con ella podía vivirse un dia entero como un burgués. La moneda de oro, en cambio, era la de las grandes compras y el comercio internacional.

la comparecencia de nuestro adversario ante la justicia; para ello tendremos que ir a apoderarnos de nuestro hombre, que se halla rodeado por sus partidas, traérnoslo y mantenerlo a buen recaudo en nuestra propia prisión hasta el día del juicio. Si no lo conseguimos y no somos capaces de hacerlo comparecer a la fuerza ante el juez, el proceso no llegará nunca a entablarse (litis contestatio). Pero supongamos que lo hemos logrado y que, gracias a la intervención de un personaje influyente que nos ha aceptado como cliente. hemos obtenido justicia: la sentencia ha determinado que estábamos efectivamente en nuestro derecho; y ya no nos queda otra cosa que hacer sino ejecutarla por nuestra cuenta, si tenemos los medios para ello. ¿Consistirá, según todas las apariencias, en ir a reconquistar a brazo armado la granja de nuestros antepasados? De ningún modo. En virtud de un estado de cosas inexplicablemente extravagente, un juez no podía condenar a un demandado a restituir sin más ni más los bienes robados. Abandonando nuestra granja a su suerte, lo que hará el juez será autorizarnos a tomar posesión de todos los bienes y propiedades de nuestro adversario; los venderemos en pública subasta, nos guardaremos una suma de dinero equivalente al valor en que el juez haya tasado nuestra finca (aestimatio), y tendremos que devolverle el sobrante a nuestro adversario.

¿Quién se iba a cuidar por tanto de recurrir a una justicia que tan poco se parecía a un arbitraje encargado de sancionar las faltas cometidas en el «match» social? Probablemente, sólo dos categorías de personas. Las gentes importantes y testarudas que se disputen una propiedad querrán cada una de ellas tener razón y estarán dispuestas a llevar su querella ante el público, numeroso, que acostumbraba a seguir los procesos con la pasión trapacera de los romanos o movido por el gusto literario de la elocuencia judicial; y evacuarán su querella ante el tribunal, del mismo modo que en otras épocas lo hubieran hecho en el cercado de un duelo, en presencia de sus testigos. Y luego, estará el acreedor que entabla un proceso contra un deudor reincidente que apenas si ofrece resistencia; se ha apoderado al fin de él después de un auténtico juego del escondite: el jurista Ulpiano nos habla de un deudor que evitaba dejarse ver en la plaza del mercado a fin de no correr el riesgo de toparse con su acreedor; si lo ve, se apresura a esconderse tras las columnas del pórtico que rodea la plaza o detrás de uno de los kioskos que la atestan. El derecho no era por tanto más que uno de los muchos golpes posibles en el «match» social, y no eran pocas las gentes que podían incluso rogar no tener nunca que vérselas con él en contra suya. «¡Jamás un abogado en todo este asunto!» (Juris consultus abesto).

El derecho es una estrategia, pero es también una de las materias de la vieja cultura romana; recurrir a la via judicial y seguir el derecho civil en sus recovecos más doctos es una conducta refinada. Un ejemplo. En teoría, una romana no puede comparecer ante los tribunales sin un representante masculino (si bien semejante obligación había caído en desuso); una habitante no romana del Imperio, una griega o egipcia, menos aún. Sin embargo, según cabe comprobarlo en los papiros, lo hacen, al menos de vez en cuando; entonces, ¿cuál era la norma? Parece forzoso reconocer que no la



Disputa ante un juez: ¿impresionismo, «tachismo» y sinceridad popular? No, sino más bien la obra de un artesano bien dotado cuya mano acompaña los movimientos de las figuras y las tensiones. No es la única imagen conocida de una disputa judicial: la justicia tal vez sea algo grave, pero un proceso es un espectáculo para todos, y, para los litigantes, un despliegue reconocido y reglamentado de querella y venganza. Era un duelo en el que nadie trataba de aparentar que sólo exigia equidad. El motivo del proceso es un anfora de aceite quebrada: se aprecia en los dos fragmentos entre los litigantes. (Ostia, Museo arqueológico.)

había. Pero no deja de ser cierto que las romanas, por lo demás del todo inútilmente, utilizaban los servicios de un representante del que hubieran podido perfectamente prescindir. Si es verdad que no hay reglas, sí que hay elegancias judiciales, e incluso pedanterías.

Este derecho secretamente desconcertante presenta también algunas supervivencias de justicia popular y privada. Todavía en tiempos del Imperio, no era raro el espectáculo de semejante justicia callejera. El medio más sencillo de obligar a un deudor al pago de su deuda consistía en sorprenderlo fuera de su casa y «hacerle una escena» (convicium); se le seguía abrumándole de insultos o cantándole una canción burlesca en la que se repetía un estribillo que reclamaba la deuda pendiente; lo único que exigían los juristas es que no se dejara desnudo del todo al deudor y que las palabras de la canción no fueran obscenas: había que respetar a la colectividad que hacía de testigo. El deudor, por su parte, procuraba conseguir que la opinión se apiadase de él; se vestía de duelo y dejaba sus cabellos sin cortar, como señal de derelicción.

El temor a la opinión pública jugaba un gran papel en la vida privada, y el público se consideraba legítimo juez de ésta. En las localidades reducidas, había una especie de cencerradas que se encargaban de demostrárselo al primer recalcitrante: la multitud se le echaba encima, le encaramaba sobre una carroza mortuoria y seguía entre llantos y risotadas el cortejo fúnebre del falso muerto, antes de dejarlo escapar. Como también se insultaba a los muertos de verdad, si su testamento no recibía la aprobación de la conciencia pública. Y a veces se hacía otro tanto si los herederos, por avaricia, no ofrecían a la multitud, en memoria del difunto, los combates de gladiadores a los que creía tener derecho con ocasión del deceso de un notable: en una localidad de Liguria, la plebe obligó a detenerse en la plaza pública el cortejo de un antiguo oficial que la familia no pudo conducir a la hoguera hasta después de haber prometido un espectáculo fúnebre.

Publicidad sepulcral

En realidad hay un derecho de todos que impera sobre la conducta de cada uno. Tanto si es un notable, un plebeyo y hasta un senador, se da por supuesto que un romano no disfruta de una intimidad personal; todo el mundo puede dirigirse a todo el mundo y juzgarlo; se da por sabido que todo el mundo se conoce. El particular más insignificante puede dirigirse en consecuencia al «público», que no es, después de todo, sino un cierto número de simples particulares como él. Puede, por ejemplo, hacerse el gracioso, para divertir a la galería: todo el mundo es cómplice. Es bien conocida, en nuestros días, la franqueza de los célebres «graffiti» de New York, mediante los cuales un cualquiera dará a conocer a los transeúntes y a los usuarios del metro sus ideas, sus amores o simplemente su nombre y su existencia, escribiendo en las paredes todo lo que se le pasa por la cabeza. Otro tanto se hacía en Pompeya: los muros de esta pequeña ciudad, como los de otras, se hallan cubiertos de «graffiti» trazados por paseantes que querían divertir

a otros paseantes, dejándoles algo que leer.

Cosa curiosa, semejante publicidad triunfaba también en lo que constituye el equivalente antiguo de nuestros cementerios, a saber a orillas de los caminos; era un terreno que no pertenecia a nadie, y era precisamente alli, a la salida de las poblaciones, donde se elevaban las tumbas: tan pronto como franqueaba la puerta de la ciudad, el viandante pasaba entre dos filas de sepulcros, que trataban de llamar su atención. La tumba no se dirige a la familia, ni a los deudos, sino a todo el mundo. Porque, bajo tierra, la tumba era una cosa, objeto de homenajes fúnebres rendidos al difunto cada año por su parentela; pero la tumba con su epitafio era otra muy distinta: estaba destinada a los transeuntes. No perdamos el tiempo en razonamientos sobre la analogía engañosa de los epitafios modernos, conmemoraciones sin destinatario que hablan a la faz del cielo. Los epitafios romanos, por el contrario, decian: «Lee, caminante, cuál fue mi papel en este mundo... Y, ahora que ya lo conoces, buen viaje - Salud también para ti» (porque la respuesta del viajero está grabada también en la piedra). Hay testimonios que demuestran que cuando un Antiguo tenía ganas de leer un poco, le bastaba con irse de paseo por una de las salidas de la ciudad; un epitafio era más fácil de leer que la escritura cursiva de un libro. Prescindo aquí de un hecho más tardío, las necrópolis así como las catacumbas paganas.

Las vías de salida de las ciudades, con su doble hilera de pancartas funerarias, si es lícito decirlo así, hacen pensar vagamente en la exposición de publicidad fúnebre de una especie de Broadway del más allá; había epitafios que trataban de forzar la atención del pasajero por encima de sus vecinos; y que le ofrecian un terreno de deporte o de descanso, a su disposición en aquel campo funerario. Y lo que todos ellos proclaman, no es el dolor de los allegados, sino más bien el papel social del difunto y su fidelidad a los deberes contraídos con sus deudos, que éstos certifican ante el viandante que juzga. Aludirle a alguien, en una conversación o en un almuerzo, a su futuro sepulcro no era por tanto evocarle desafortunadamente ideas funebres; equivalía más bien a garantizarle que su dignidad y sus virtudes quedarían públicamente aseguradas; el mis-

He aqui lo que se veia al abandonar Pompeya, tan pronto como se dejaba atrás la puerta de la ciudad: una hilera de tumbas. En este caso adoptan forma de altar. La primera está decorada con un navio, el mismo que volveremos a encontrar en la pag. 212. La ruta asi bordeada conducia a Herculano





Fumba de los Hatero, hacia el ano 100. Sobre su sepulero, esta familia ha celebrado la construcción del sepulero mismo, que tiene la forma de un templo de superabundante decoración. El escultor ha representado encima del templo otra escena, que no le cabia en otra parte. La maquina, a la izquierda, es una maravilla del ingeno humano que la familia esta orgullosa de haberla hecho trabajar en su tumba. (Roma, museos del Vaticano.)

mo interesado no solía vacilar, después de haber bebido, en proceder a la lectura de su epitafio, compuesto por él mismo con tanto cuidado como su testamento. Una ciudad no tenia ninguna manera mejor de agradecimiento a un bienhechor público que detallarle los honores oficiales que realzarían sus funerales; una dama tuvo asi la alegría de saber que sus conciudadanos donarian azafrán (perfume entonces muy estimado) paça dar buen olor a la pira funeraria durante su cremación.

Los arqueólogos han encontrado unos cien mil epitafios, y Mac-Mullen advierte que su multiplicación constituyó una moda que alcanza su punto culminante a partir del siglo II y luego cede paulatinamente a partir del siglo III. ¿De qué sorprenderse? Los epitafios no derivan de una idea elemental de la muerte, sino de un reino de la palabra pública y del control público, y no son tampoco patrimonio de los personajes importantes: los simples particulares. aunque no hubiesen sido personajes públicos, habían vivido al menos en público, bajo la mirada de sus semejantes. Por eso sucede que a veces le dejan al público un mensaje en su epitafio, como si fuera un testamento: «He vivido mezquinamente durante toda mi existencia, por eso os aconsejo que viváis más placenteramente que yo. La vida es así: se llega hasta aquí, y ni un paso más. Amar, beber, ir a los baños, eso es la verdadera vida: después, no hay nada más. Yo, por mi parte, no segui nunca los consejos de ningún filósofo. No os fiéis de los médicos; ellos son los que me han

matado.» El muerto extrae la lección de su vida para uso de los vivos, y las escasas menciones de un más allá, estudiadas de modo demasiado exclusivo por historiadores marcados por el cristianismo, desconocen la función pública de la tumba antigua. Igualmente, el epitafio ejerce también, llegado el caso, un papel de censura; el difunto clava en la picota mediante él a aquellos de quienes considera su derecho quejarse. Un patrono maldice en su epitafio, igual que se hacía en los testamentos, a un liberto ingrato, lo califica de salteador de caminos; un padre hace saber a todos que ha desheredado a una hija indigna; una madre atribuye la muerte de su hijo pequeño a los maleficios de una envenenadora. Para nosotros, grabar cosas así sobre una tumba sería mancillar la majestad de la muerte. Pero los romanos, por su parte, no lavaban su ropa sucia en familia: hacían limpieza pública. En Pompeya, en el camino de Nocera, un epitafio encomienda a un amigo ingrato a la cólera de los dioses del cielo y de los infiernos.

Censura de la opinión

De modo que la censura colectiva de la conducta privada era algoque se dejaba escuchar por doquier, así como podía leerse por todas partes la invocación de las normas; se respiraba en el aire como una pesantez de llamamientos al orden, como una voluntad de respeto. Un notable de Pompeya había hecho pintar en su comedor el siguiente reglamento: «Muéstrate amable y contén tus expresiones pendencieras cuanto te sea posible, o, de lo contrario, que tus pasos te hagan regresar a tu casa; desvia tus ojos tiernos y tus ademanes lascivos de la mujer del projimo y que el pudor se dibuje en tu rostro.» A los invitados no se les ocurria pensar que semejantes amonestaciones encerraran nada injurioso hacia ellos; más bien contemplaban con gusto las divisas de la virtud que prestigiaban su honesta asamblea. Y eso que los golpes de incensario que la conciencia pública ofrecía a la virtud eran como para descalabrar a un buey. Ovidio, poeta delicado sobre quien se abatió un día el drama del exilio, rinde homenaje entre lágrimas a la esposa sacrificada que ha dejado en Roma: ella no le engaña. Haciendo su propio elogio, Horacio ataca de frente: en su juventud, gracias a las sabias amonestaciones de su padre, no estuvo a merced de nadie. Estacio hace ante un viudo que es su mecenas el elogio de su querida mujer difunta: era tan pudorosa que por nada del mundo lo hubiese engañado, ni aunque le hubieran ofrecido una enorme suma de dinero. Era de buen tono alabar a una esposa por no venderse y a un adolescente por no haber sido el niño bonito de nadie; el mismo Estacio felicita a un adolescente por no haber entregado su juventud a los amores efébicos, a pesar de haber sido huérfano. Una censura vigilante sólo elogiaba en tono de rudeza.

Se ventilaban los muertos de los armarios con poco miramiento: todo era bueno si se trataba de oponer la virtud al vicio. Prosiguiendo su panegírico, nos hace saber Estacio que aquel mismo adolescente, su protector, había sufrido no pocos infortunios: su madre era una envenenadora que había intentado enviarlo a la tumba, si bien el emperador la había castigado con toda justicia y metido en prisión. Si el poeta hace justicia públicamente en semejantes términos, se debe a que la opinión pública lo había hecho ya antes que

él con parecida indelicadeza. Porque la conciencia colectiva comentaba la vida de cada uno sin sombra de bochorno: no era chismorreo, sino la forma de ejercer una legitima censura, lo que se llamaba reprehensio. Se sopesaba cada matrimonio, cada divorcio y cada testamento. Las cartas de Cicerón lo atestiguan con suficiencia, y la correspondencia de Plinio más aún, ya que se escribió precisamente con vistas a su publicación: era y quería ser un manual del perfecto senador romano aleccionado por el ejemplo de su autor; por eso, cada vez que habla de un testamento o de un divorcio. Plinio está relatando cuidadosamente lo que se pensaba al respecto, y si los pareceres andaban divididos, se decide por el que le parece acertado. La opinión de la clase dirigente se sentia con derecho a controlar la vida privada de sus miembros, en interés de todos. Si se la desafiaba, se valía de las burlas para vengarse: canciones injuriosas y anónimas que se repetían de boca en boca (carmen famosum), panfletos (libelli) que circulaban a costa del desviado y lo abrumaban de insultos obscenos y de sarcasmos, a fin de demostrarle que no era precisamente él el más fuerte. Cuando en una ocasión un senador se resolvió a contraer matrimonio con su amante, en medio de una tormenta de orden moral, Estacio, que era su protegido, puso los puntos sobre las ies: «Que se callen las insinuaciones calumniosas de los panfletos: un amor indisciplinado acaba de acatar las leyes, y los ciudadanos han podido ver con sus propios ojos esos besos de los que tanto se chismorreaba.» Había no poca gazmonería en aquel puritanismo cívico que no solía vacilar en denunciar a los disconformes; todo un género literario, la sátira, tenia en ella sus raices.

Nadie está excusado de dar cuentas de su vida privada ante la opinion, ni siquiera los emperadores, al menos si son «buenos» emperadores. Cuando Claudio se enteró de la mala conducta de la emperatriz Mesalina, dirigió un discurso a la guardia imperial, detalló ante ella las infidelidades de su esposa y prometió que «jamás volveria a casarse, puesto que decididamente el matrimonio no le daba resultado». Cuando Augusto tuvo conocimiento de la conducta escandalosa de su propia hija, y luego de la de su nieta, que pretendian vivir como grandes damas libres y no como miembros ejemplares de una familia reinante, expuso con detalle sus escandalos en un mensaje al Senado y en un manifiesto (edictum) al pueblo. En cuanto a los «malos» emperadores, hacian lo mismo, sólo que al revés; hacían alarde de sus adulterios y de sus efebos predilectos, a fin de poner de relieve que un potentado se halla por encima de la opinión pública.

Para un padre de familia digno de este nombre, el medio de no ser criticado consistía en dejarse aconsejar de sus iguales y amigos de forma que fueran ellos quienes aprobaran cualquier decisión privada importante: castigar a un hijo en virtud de su autoridad paterna, manumitir a un joven esclavo, casarse, repudiar a una esposa indigna, volverse a casar con ella, incluso suicidarse: de ese modo el suicidio no se atribuiría a cobardía. Y a ese mismo consejo constituido por los amigos se le comunicaban las indignidades de que había uno sido víctima: un hermano, injustamente desheredado por el otro, dio lectura pública del testamento de éste y del suyo



Una pareja de difuntos bajo los rasgos de Marte y Venus, después del 120 de nuestra era. Como los muertos eran tan venerables e invisibles como los dioses, el arte funerario los inmortalizaba a veces en figura de divinidades, gracias a una hipérbole que sólo han tomado a la letra los arqueologos. Como buen senador que debia de ser, el marido estaba más orgulloso de sus funciones militares que de las civiles. Del mismo modo que no faltaron contemporáneos de Napoleon III que lograron parecersele, este senador se parecia a su emperador Adriano. La difunta, en cambio, no ha querido jugar a ser Venus desnuda. Pero hubo otras más atrevidas que ella. (Paris, Louvre.)

propio, y el contraste entre ambos provocó un estallido de general indignación. El consejo en cuestión tenía su lado solemne y, en las viejas familias, si se había uno enemistado con un amigo y no se quería volver a verle en el consejo, se le hacía saber expresamente (renuntiare amicitiam).

Efectivamente, en el ámbito de la clase gobernante, no existe la complicidad del silencio; las sinrazones públicas y privadas se airean ante los ojos de los gobernados. Plinio, que se precia de ser un modelo de virtudes delicadas, denuncia las ridiculeces de sus iguales, o mejor dicho sus vicios (en Roma, lo que mataba no era precisamente el ridículo), o publica pasajes de cartas intimas que son capaces de aniquilar a un gobernador demasiado pillo. Séneca, que habla como senador, detalla las perversiones sexuales que le habían costado a uno de sus colegas su nombramiento de consul. Los gobernantes no vacilaban en hablar mal de sus iguales porque no hablaban nunca como personas privadas: todo ciudadano era en un cierto grado un hombre público, un militante. El reconocimiento de semejante legitimidad a la opinión dirigente desembocaba en una curiosa libertad a título retrospectivo de la prensa oral: se tenia derecho a acusar de tirano a un emperador difunto, a acusarlo de haber querido suprimir la franqueza (parrhesia, libertas) de la opinión noble, con la condición de poner mucho cuidado en añadir que el emperador reinante, en cambio, era lo contrario de un tirano. hasta el punto de que se podía pronunciar su elogio con la misma franqueza.

La autoridad moral

Un senador, en efecto, no es un hombre como los demás: todo lo que diga es público y como tal ha de ser creido: juzga los actos públicos y privados de sus pares del mismo modo que, entre nosotros, diplomáticos y generales sancionan en sus Memorias los méritos o los errores públicos y privados de la gente dedicada a la cosa pública. La clase gobernante mandaba legitimamente, no tanto en virtud de los títulos oficiales de que se hallaban revestidos sus miembros, cuanto en nombre de una «autoridad» (auctoritas) de clase que le pertenecía por naturaleza, sin otro fundamento: las cosas eran así de simples. Y semejante autoridad tenía que ver con la moral privada igual que con la vida pública: un senador declaraba cómo debía vivir un ciudadano digno de este nombre. Si al senador le da por escribir como historiador o como filósofo, sus libros no se leerán como los de los simples mortales. Si es historiador, dirá lo que hay que pensar del pasado romano, a fin de ilustrar las verdades políticas, morales y patrióticas de las que el Senado era el conservatorio o la academia. Los historiadores de origen modesto habrán de repetir lealmente esta versión edificante; o incluso, como gentes de poca monta, se contentarán, dentro de los límites del respeto, con ver las cosas desde la óptica del ayuda de cámara y divertir a sus lectores con futilidades relativas a la vida privada de los grandes. Si un senador es un filósofo, como Cicerón o Séneca, sólo él tendrá derecho a decir cuáles son las aplicaciones de la filosofía a la política, de forma que puedan identificarse en los libros sabios los viejos principios de Roma, cuyo guardián es él precisamente.

Todo noble ha de poseer por tanto gravedad, ya que es una persona de peso (gravis); no puede permitirse bromas en público: en él, equivaldría a convertirse en un bufón. Sólo que hay un tiempo para mostrarse grave y un tiempo para desinhibirse (non intempestive lascivire): saber estar de broma y ser sencillo entre las cuatro paredes de su casa es el mérito suplementario de un senador; en la vida privada es donde tienen su cabida las bromas. Escipión, tan estirado en público, se manifestaba como muy «civil» con sus intimos. Roma tuvo una tradición de finura aristocrática, en la que la censura ajena dejaba de ser mordaz para convertirse en ironia socarrona; las sátiras del noble Lucilio encierran algo de complicidad mundana casi esotérica; las alusiones burlescas se vuelven más delicadas sin perder su mordacidad. El mismo Lucilio se reia en compañía de Escipión y de otros de sus pares; cuando estaban juntos en una de sus casas de campo (villae). la tiesura impuesta por el código aristocrático dejaba de ser necesaria, y aquellos grandes personajes se divertian con alguno de los juegos infantiles de la época: perseguirse por entre los lechos del comedor; la buena educación no estaba renida en la vida privada con la vuelta a los juegos como niños grandes (repuerascere).

Se conducían durante un momento dado como vivían durante todo el tiempo las gentes del pueblo; ellas si que podían cantar en público, mientras hacían la vendimia o se dedicaban a sus chapuzas. Por eso pudo escribir Séneca: «Un pobre se ríe con más frecuencia y de mejor gana.» Los romanos no poseían la orgullosa elegancia helénica, que basaba la vida pública y las actitudes privadas en una sostenida distinción de maneras. Dos siglos antes de nuestra era, Roma, una ciudad medio helenizada desde tiempo inmemorial, entró por primera vez en relaciones diplomáticas con los reinos helenísticos, que seguian siendo la potencia mundial de la época. Un embajador romano se halló ante la presencia del rey griego Antíoco el Grande, que era el hombre más célebre de su tiempo, y sólo mediante su rigidez fue capaz de expresar la alta idea que tenia de su patria romana; sus maneras resultaron en consecuencia exageradas. El rey le hizo sentir que aquella altivez de semibárbaro no era capaz de impresionarlo, y añadió luego que perdonaba al embajador por lo joven que era y además porque era guapo.

A pesar de cuanto se haya podido decir, Roma no fue nunca un-Estado de acuerdo con el derecho civil o público, sino un Estado que obedecía en todo a una realidad desconcertante para el sociologismo moderno: una clase gobernante; el derecho público de Roma se comprende por si solo cuando se deja de buscar reglas en él y se advierte que allí todo se hacía a salto de mata, en virtud de las relaciones de fuerza imperantes en cada circunstancia. Cosa aún más curiosa, Roma no tuvo nada en absoluto de un Estado tradicionalista, regido por el respeto de la costumbre, al estilo inglés; la maraña de las instituciones romanas se mantendrá siempre semifluida. Un autoritarismo sin reglas de juego; la célebre «buena fe» romana es fidelidad a un hombre, no a un pacto. La no menos célebre invocación perpetua de la «costumbre ancestral», de las «costumbres de los mayores» (mores maiorum), no es menos especiosa y no implica la menor autoridad de la costumbre. Semejante



El arte de utilizar lo antiguo modernizándolo: este bronce romano es la copia, al tercio de su tamaño, de una antigua estatua griega de atleta. Pero el copista romano le había añadido en la mano izquierda un cuerno de la abundancia y, me imagino, en la derecha una corona, con lo que este desnudo de inútil belleza se había convertido en *Bonios Eventos*, el dios de lo que acaba bien. Ya que se tenía una antigüedad en casa, su valor consistía en que quisiera decir algo. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)

costumbre sólo se invocaba a propósito de las instituciones públicas: por eso sólo se escuchaba en boca de los grandes, los únicos autorizados a expresarse en términos políticos; y sólo se la invoca como objeción; lo que quiere decir que sólo se la traia a colación cuando se la había violado. Se alegaba la costumbre ancestral para impedir que un rival introdujera innovaciones en su propio derecho o para autorizarse a uno mismo a hacer algo inesperado, pero que se procuraba introducir como un retorno a la costumbre olvidada. Pero a semejante costumbre ancestral se oponía no menos expresamente la costumbre actual, no menos digna de alegación. Antigua o reciente, la costumbre no pasaba de ser un argumento; de modo que se le hacía decir todo lo que se quería que dijese.

Sabiduría popular

La vida pública obedecía a las decisiones de los miembros de la clase gobernante, y la vida privada, al qué dirán. La opinión se hallaba interiorizada como autocensura y se traicionaba a veces en forma de explosiones públicas de vergüenza; una vergüenza que se tenía por honorable. Recuérdese a aquel mal amo que, avergonzado de haber maltratado a sus esclavos, suplicó a Galieno que le azotara; en Esparta, un rico armador, al que el sabio Apolonio de Tyana le reprochaba su negligencia por los asuntos públicos y su exclusivo afán por enriquecerse, prorrumpió en sollozos y cambió inmediatamente de vida.

Por otra parte, en la vida cotidiana, algunas supersticiones jugaban un papel obsesivo, como entre nosotros los «lapsus significativos» freudianos. En aquella época la astrología se consideraba como una doctrina culturalmente distinguida y altamente científica; ocupaba el lugar que entre nosotros corresponde al psicoanálisis; había grandes personajes que no hacían nada sin haber consultado a su astrólogo.

Los sueños, a su vez, podían ser premonitores: la cuestión era muy discutida. Un alto funcionario muy discreto y de espiritu muy ponderado, Suetonio, tuvo un día un sueño que parecía anunciarle la pérdida de un proceso; suplicó a un senador amigo suyo que dejara el proceso para más adelante. El senador le rogó que siguiera reflexionando: los sueños son premonitorios, seguramente, pero su sentido suele ser equívoco. Otro alto funcionario tuvo un día, no un sueño, sino una verdadera aparición: se paseaba bajo una «tettoia» o pórtico, cuando una figura gigante se plantó ante él: era Africa, bajo los rasgos femeninos que le atribuían los pintores y los escultores, y le anunció que sería gobernador de aquella provincia: lo que de hecho aconteció. Otra cuestión de moda era saber si existían los fantasmas; los filósofos, consultados sobre el problema, respondían que si el alma era de veras inmortal, como decía Platón, los fantasmas eran posibles.

Un miedo muy extendido era el del «mal de ojo». A fin de protegerse de él, se hacía pintar o esculpir a la entrada de las casas un «phallus», un escorpión o algún otro ser perforador, destinado a hacer reventar el ojo del envidioso. Porque el miedo al mal de ojo era sobre todo un miedo a la opinión, a los vecinos, a un entorno que está celoso de la hermosa casa que uno tiene y de su prosperidad; «¡revienta, Envidia!» (rumpere, invi() edax), se escribía junto

al «phallus» perforador. Tales eran algunos de los temores, vergüenzas y fobias de los ricos.

En cuanto al pueblo llano, su vida privada se conformaba naturalmente a las costumbres, explicitadas a su vez en una sabiduría, en una doctrina popular oral, comparable a la de los libros sapienciales del Antiguo Testamento.

La opinión senatorial recordaba en cada ocasión lo que cada individuo tendría que haber hecho. Por su parte, la sabiduría popular enseñaba: «El hombre sensato hace esto; el insensato aquello.» El hombre del pueblo aleccionaba en teoría a sus hijos anticipándoles el futuro sobre la base de los errores ajenos y trazando ante ellos un díptico del bien y del mal, así como de la prudencia y la imprudencia en la conducta de la vida privada. La altivez aristocrática no se preocupaba de las lecciones de ninguna sabiduría: ella misma era la ley, en cuanto abría la boca; los proverbios eran buenos para el pueblo. Aquel rico liberto que había sido el padre del poeta Horacio envió a su hijo a la escuela a que recibiera una educación liberal, de la que él mismo había carecido, pero le enseñó también personalmente la doctrina de la sensatez: a fin de incitar a su hijo a huir del vicio y los amores adúlteros, le citaba el caso de Fulano que había sido sorprendido en flagrante delito y había perdido su reputación; para enseñarle la prudencia en la gestión de su patrimonio, le mostraba cómo Mengano había acabado su vida en la miseria. Porque un hombre del pueblo tiene tanto que temer de la imprudencia como de la inmoralidad: «¿Cómo ignorar, le decía, que tal acción es o inmoral o desventajosa, cuando el que la comete no gana otra cosa sino que se hable mal de él?» Y alegaba, como ejemplo positivo, la conducta de un gran personaje oficialmente reconocido como hombre de bien, puesto que le habían nombrado jurado: «Ahí tienes una autoridad», le decia. Una vez poeta y pensador, el hijo no dejaba de advertir un cierto parentesco entre esta doctrina oral, pero explícita, y las lecciones expresas y escritas de la filosofía. Las gentes del pueblo lo advertían también. Cuando se lee, en sus epitafios: «No siguió nunca las lecciones de un filósofo» o «Aprendió él solo las verdades venerables», no se trata de desdén por la cultura, sino de reivindicación de una cultura equivalente: el difunto no tuvo necesidad de la filosofía para vivir como un verdadero filósofo, para saber dónde residía el bien, así como dónde estaba lo útil.

Pero no está todo dicho. Al margen de semejante sabiduría popular, Roma tuvo también doctrinas orales, códigos de «buen sentido» que eran comunes a todas las clases de la sociedad y cuyo alcance abarcaba todos los problemas posibles; se trataba por tanto de verdaderas filosofías, al modo del marxismo o el psicoanálisis, que son los principales códigos de sentido común del Occidente actual. Igual que éstos, las doctrinas orales lo explicaban todo y eran otras tantas desmitificaciones; hacían ver que la realidad en que se vivía se hallaba radicalmente falseada, que tendría que ser diferente y que todos los males privados y públicos provenían del mismo origen. Lo malo no estaba en la sociedad de clases sino en un sesgo fundamental que afectaba prácticamente a todo el mundo:

La molicie

la molicie, a menos que no fuera la tendencia al exceso. Todo el mundo compartia efectivamente estas evidencias, y los filósofos creían encontrarlas en sus doctrinas o se las añadian con completa buena fe. A lo largo de un buen medio milenio, los griegos y los romanos vivieron por tanto en la convicción de que su sociedad se hallaba en decadencia, la famosa «decadencia de Roma». Porque el sentido común y las filosofías orales son un producto de los azares de la historia de las ideas y no el inmutable reflejo funcional de la realidad: son creaciones libres, y su relación con la realidad varía de un caso a otro; las hay que son conformistas, mientras que otras son desmitificadoras.

La molicie ablanda a los individuos y pierde a las sociedades, que no son sino agregados de individuos, pero ¿qué es la molicie? No tanto una desviación determinada cuanto un sintoma, que permite un análisis de la psiqué. La molicie no parece ser ante todo más que una desviación entre otras, reconocible y hasta reducible a detalles poco viriles: inflexiones de voz afeminada, gestos amanerados, modo de caminar un tanto lánguido, etc. Pero el puritanismo greco-romano escrutaba con lupa estos detalles y les atribuía una importancia desmesurada; se pensaba que aquella molicie visible era el síntoma de una molicie más profunda, de una debilidad de carácter en su totalidad. Ahora bien, lo mismo que un organismo demasiado débil no ofrecerá ninguna resistencia a las enfermedades más diversas, un carácter desprovisto de resistencia cederá ante el asalto de todos los vicios, incluidos, y tal vez sobre todo, los vicios que menos se parezcan a la molicie. Porque ésta era la que explicaba el lujo y la lujuria, a los que se denominaba con el mismo término, luxuria, y que consistían en no negarse nada y en creerse que todo estaba permitido. En aquella época, amar demasiado a las mujeres y hacer demasiadas veces el amor demostraba que uno era un afeminado. ¿Cómo luchar, por tanto, contra la molicie? Luchando contra la ociosidad que la engendra. Y no precisamente porque a sus ojos sea la pereza la madre de todos los vicios, puesto que les proporciona el terreno disponible; su crítica de la ociosidad no es lo mismo que la moderna idea que el hombre tiene de la energía sobrante, que será la que quede a disposición del amor, si no se invierte en el trabajo. Los romanos pensaban más bien que la ociosidad era la gran engendradora de los vicios porque un carácter que no hace nada pierde su musculatura, su capacidad de impulso, y deja de ofrecer resistencia a las enfermedades del alma. Se daba también, en la vida greco-romana, un virilismo que condenaba los placeres, la danza, la pasión con un rigorismo auténticamente clerical, y que vertía el veneno de la sospecha en las relaciones del individuo consigo mismo. De aquí provenían ciertas erupciones de intolerancia respecto de algunas vidas privadas, como cuando a un emperador o a la opinión pública les daba por un acceso de orden moral.

El exceso

En cuanto a la otra antropología filosófica, la del exceso, permitía condenar en su principio al hombre tal como es y al mundo tal como camina. El hombre es tal vez un animal racional, pero, de hecho, los hombres están locos todos ellos. Una especie de delirio de grandezas les mueve a querer poseer más de lo que es naturalmente

útil tener; su ambición y su avidez son las madres del lujo, de todos los conflictos y de la decadencia de los Estados. Resuena aquí la sabiduria de Horacio, que no consistia, como se le ha hecho decir, en recomendar el justo medio a los espíritus sensatos, sino en deplorar que semejante recomendación, evidente en exceso, no fuera seguida jamás y hubiera una suerte de fatalidad causante de un radical falseamiento del hombre; contra tal falsedad universal, tiene que haber una sabiduria muy organizada que milite con la

energía de la desesperación.

Una condenación universal de este porte se dedicaba principalmente a tratar de hacer ver con otros ojos el exceso más general: la avidez, el anhelo de riqueza. Basta con un honesto bienestar: ¿a qué viene querer ir más allá de la condición de rentista? La locura de los seres humanos consiste en no querer contentarse con lo que se tiene y aspirar a ser millonarios; se trata, como puede verse, de una concepción muy particular de la pobreza... Como decia Galieno, ¿para qué tener quince pares de calzado? Basta con dos, de quita y pon; una casa, algunos esclavos, un mobiliario conveniente, y va se puede ser dichoso. De Pródicos a Musonio y más allá, todos los pensadores han hecho con delectación el elogio paradójico de la «pobreza», y semejante paradoja agradaba ampliamente; en el teatro, espectáculo muy popular en que el público manifestaba sus sentimientos, nos hace saber Séneca que se aplaudían las tiradas de versos contra los avaros, las gentes ávidas, que se atormentan a sí mismas en sus esfuerzos por poseer siempre más. Los economistas griegos enseñaban que el verdadero fin de la producción debía ser la autarquía, que consistía en reducir las necesidades para no seguir dependiendo de la economía; ideología de la que los historiadores modernos han creido poder concluir que los Antiguos apenas si tenían mentalidad productora y que las economias greco-romanas no pudieron en consecuencia hallarse muy desarrolladas. Esto es malentender en qué consistía la filosofía oral del exceso: condenaba la realidad, pero no la describía.

Hay que saber contentarse con poco, decia Epicuro, y anadía: si es preciso. Lo mismo cuando condenan la riqueza que cuando fustigan la molicie, las filosofías del sentido común antiguo tienen un mismo propósito: asegurar la estabilidad de la persona privada censurando las debilidades o los apetitos que la exponen a las tempestades de la existencia; censuran a quienes se arriesgan dándole demasiado trapo al viento. Son doctrinas de tranquilización. Frente al exceso que compromete al individuo, la religión, las distintas sabidurías y las ideas sobre el más allá oponían esta tranquilidad; mientras que a la condenación teórica de la molicie, la rea-

lidad oponía el ofrecimiento de los placeres.

Las gentes sencillas, por su parte, condenaban sobre todo la avaricia, que amasa riquezas sin disfrutar de ellas. Pero si, en cambio, un hombre rico, principe o personaje de primera fila, se entregaba a los placeres, prodigaba su dinero y hacía ostentación de sus festines, de sus queridas y de sus favoritos, se le miraba más bien con simpatía: el lecho y la mesa son placeres sencillos que todo el mundo puede comprender; «este personaje tan poderoso es evidente que está hecho como nosotros», se decian los pobres reconfortados.

## Placeres y excesos

Había un proverbio que decía: «Baño, vino y Venus desgastan el cuerpo, pero son la verdadera vida.» En Esparta, sí, en Esparta, he aquí un epitafio que comentaba un relieve funerario erótico (cosa que no era rara):

Esto sí que se llama un templo, Este sí que es el lugar de tus misterios. Esto es lo que ha de hacer un mortal Cuando contempla dónde la vida acaba.

Había un tiempo para cada cosa, y el placer no era menos legítimo que la virtud; para decirlo con una imagen, entre las representaciones predilectas estaba la de Hércules en sus momentos de debilidad, hilando a los pies de su amante Onfale o bien borracho como una cuba, sosteniéndose apenas, la mirada extraviada, el semblante risueño.

Además de los placeres, estaban los motivos de admiración: los espectáculos de la arena y del teatro, la grandiosidad de los edificios públicos, o la inmensidad de una ciudad. La gente se maravillaba con los prodigios de la tecnología: en el teatro y el anfiteatro, las maquinarias de efectos especiales encantaban a los espectadores con su ingeniosidad. Los mapas geográficos y los planos de ciudades o de edificios eran objetos semi-usuales que provocaban el mismo estremecimiento que, en nuestros días, los ordenadores. El arte del ingeniero era algo altamente apreciado y admirado: las grandes obras, las carreteras, los túneles, los canales, sorprendían las imaginaciones como otras tantas hazañas (dicho de otro modo, como otras tantas excepciones, y no como la realización progresiva de una conquista metódica del mundo por obra de la ciencia); en puntos aislados, allí donde la naturaleza había creado un nudo de dificultades, se llevaba a cabo un logro no menos excepcional que permitía franquear el obstáculo: el istmo de Corinto constituía, a causa de su estrechez, una extravagancia de la naturaleza: Calígula y Nerón emprenderán la hazaña excepcional de cortarlo mediante un canal. El sifón era otra maravilla concreta, un juego de la naturaleza: será él quien haga posible que los acueductos franqueen los fondos de los valles. Otra maravilla, el cuadrante solar hizo furor un siglo antes de nuestra era, y cada ciudad quiso tener el suyo. El emperador Nerón, muy sensible a todo lo sorprendente, El ideal liberal

Hércules y Baco, segunda mitad del siglo i. Estas colosales esculturas. talladas en una piedra durisima (de donde les viene su pulimento y su redondeado), fueron halladas en el palacio imperial de Roma. El viejo sátiro abrazado a Baco es mayor que el natural. La Fuerza y la Blandura: Hércules pregona el poder virtuoso y civilizador: Baco, cuyo semblante sería digno de una Venus, habla de delirios y delicias. Ni imagenes de culto ni simples ornamentos, estas figuras encarnaban ideas-fuerza que hacian pensar o sonar. Podria anadirseles un tercer dios: Apolo. (Museo de Parma.)



Fragmento del plano oficial de Roma, grabado sobre mármol hacia 210. He aqui un trozo del tejido intersticial que llenaba los vacios entre los monumentos: una calle bordeada de tiendas y de casas de pisos y, junto a ellas, tres domus con patio y columnatas (los tres rectángulos punteados). Este plano no respeta el muro de la vida privada; muestra también el interior de las casas. Servia para poner de relieve la inmensidad de la ciudad, y el dominio humano del espacio gracias al arte de los agrimensores. Esta ciudad, y su plano mismo, eran dos hazañas; tal era el espiritu de la tecnologia antigua.

quiso reinar como lo harán mas tarde algunos principes del Renacimiento: como artifex (palabra que significa indistintamente «artista» e «ingeniero»); Nerón acabó encontrándose desgraciadamente en contradicción, porque la nobleza del Imperio y los notables municipales preferían otro valor más conservador, el de la urbanidad.

La urbanidad, a su vez, era un deber en lo tocante a saber-vivir. Un hombre bien educado (pepaideumenox), como lo es por definición todo noble, se comporta con sus pares sin bajeza ni jactancia: el respeto hacia el otro ha de practicarse con la espontaneidad de un alma liberal: la deferencia debida a un superior no debe separarse nunca de aquella simplicidad familiar que es el tono del valor cívico que respira un hombre libre. Es bueno que «los bárbaros se queden petrificados ante los reyes» y que los supersticiosos tiemblen ante los dioses como un esclavo ante sus amos. A los ojos de la clase gobernante, la «libertad» reina, y el soberano reinante es un «buen emperador», si sabe hablar con un tono liberal a los ciudadanos de la clase alta, dar órdenes de igual a igual, si no juega a ser un dios vivo, ni a ser un potentado como los que tienen los bárbaros, ni toma en serio su propia divinización, que es la concesión otorgada a los entusiasmos populares. El estilo político del Alto Imperio es un estilo de buena camaradería: la vida pública tiene que presentar la misma espontaneidad liberal que tienen entre sí los interlocutores de los diálogos filosóficos de Cicerón, y lo mismo la vida religiosa: nada más alejado del estilo familiar que las relaciones con lo divino en el cristianismo; el amor filial para con el Padre debía de producirles a los paganos el efecto de una intimidad un poco repugnante y de una humildad servil; tenía que parecerles algo plebeyo.

En la misma política, el estilo de las relaciones entre el emperador y sus súbditos tenía mucha más importancia que las decisiones políticas y económicas o que la distribución del poder: el gran envite, para los gobernados, estaba con más frecuencia en su arrogancia que en sus intereses materiales, sólo raras veces concernidos. También en este ámbito, vida individual y vida pública se hallaban poco separadas. Entre nosotros, un hombre divorciado no podría ser nunca elegido presidente de los Estados Unidos o de la república francesa; en Roma, la dimensión privada de la vida pública era aún más importante: hubo emperadores que se vieron en entredicho, no tanto a causa de su política como a causa de la inmoralidad de su vida privada, o debido a las ideas megalómanas a las que andaban dando vueltas en su cabeza: cosas así desasosegaban

y humillaban la arrogancia de los gobernados.

Todavía hoy, la impresión que nos produce el mundo antiguo de antes de la «decadencia» del «Bajo Imperio», impresión de clasicismo, de humanismo, de claridad, de razón y de libertad, proviene de la película del estilo de las relaciones interhumanas en la vida privada de la clase gobernante; que era también el estilo de las cartas privadas y del arte de la prosa, incluidos los epitafios. Esta impresión proviene también del arte: un arte realista. Las pinturas de las catacumbas, como dice Gombrich, o la «Biblia en imágenes» de los escultores medievales, representarán las leyendas en sus elementos y con su enseñanza, mediante un montaje convencional.

El arte pagano clásico, en cambio, muestra un episodio de una leyenda supuestamente conocida, como hubiese podido cazarla al vuelo una instantánea fotográfica: el hombre y lo real se hallan en igualdad de condiciones. Los retratos de los emperadores, en las postrimerías de la Antigüedad, atribuirán al soberano los rasgos de un inspirado o de un jerarca mussoliniano; mientras que los retratos imperiales del Alto Imperio atribuyen al príncipe una cabeza de joven guapo, de intelectual o de todo un señor de rasgos individualizados: los de un hombre entre los demás. No hay nada ideo-lógico ni didáctico.

A los ojos de este ideal liberal, la amistad era el valor que, al contrario que la pasión, resumía la reciprocidad de las relaciones entre individuos al mismo tiempo que la libertad interior que cada uno pretendía conservar; el amor era una servidumbre, mientras que la amistad significaba libertad e igualdad. Aun cuando, en la realidad, la palabra amistad quería decir con frecuencia (pero no siempre), «clientela». ¿Es que había realmente en aquella época más amigos que en la nuestra? No lo sé; pero desde luego se hablaba entonces de amistad mucho más de lo que ahora lo hacemos. Ahora bien, sucede con frecuencia que una cultura habla, no de lo que existe realmente, sino de lo que no pasa de soluciones imaginarias a sus contradicciones reales (los japoneses no se suicidan en la actualidad con más frecuencia que los Occidentales, pero hablan mucho más de ello).

A finales de la Antigüedad, todo cambia; la escena se ve ocupada por una negra retórica expresionista y por un estilo político autoritario y sublime; este tono caricaturesco y desmedido es el responsable de la reputación de «decadencia» del Bajo Imperio; ha llevado durante mucho tiempo a los historiadores a imaginar una declinación de la población de la vida urbana, de la producción, de la economía monetaria y del poder político. Tan grande es el poder de ilusión de un estilo.

El estilo de los dos o tres primeros siglos del Imperio estaba hecho por tanto de urbanidad así como de urbanismo. Los notables, como ya sabemos, eran una nobleza urbana, que sólo residía en sus tierras no más que durante los rigores del estio. De la naturaleza, lo que esta gente urbana más apreciaba eran sobre todo los placeres (amoenitas); si recorrían sus profundidades salvajes, en pesadas expediciones de caza, era sólo para hacer en contra suya la prueba de su «valor», de su coraje. La naturaleza por la que sentían afecto era la que se hallaba humanizada en parques, en jardines; un paisaje quedará mucho más entonado si un pequeño santuario, sobre la colina o en el extremo del promontorio acoge los anhelos latentes del lugar. Los hombres sólo se sienten ellos mismos en la ciudad, y una ciudad no está hecha de calles familiares y de multitudes sudorosas o anónimas, sino sobre todo de comodidades materiales (commoda), tales como los baños públicos, y de edificios oficiales que la realzan en la consideración de sus habitantes y de los viajeros. y que hacen de ella algo mucho más importante que un vulgar agrupamiento de población. «¿Puede llamarse ciudad, pregunta Pausanias, un lugar que no tiene edificios públicos, ni gimnasio, ni



Moneda de oro. Peso: 8 gr. Este Cesar es el emperador Augusto al que un grabador griego le ha proporcionado un perfil de joven dios.

El ideal urbano



Sarcófago. Dos esposos banquetean, mientras a sus pies juegan sus hijos. La dama tiene un hermoso sillón, mientras que su dueño y señor tiene derecho a su lecho de comedor. Unos esclavos traen abundantes manjares. La dama cultiva la música. (Roma, museos del Vaticano.)

El banquete sobre una tumba siria. Siglo II. (Musco de Beirut.)





Banquete de familia. El tema del banquete, repetido en innumerables tumbas, significa a la vez: «He aqui qué vida tan afortunada fue la suya» y: «Asi habría que vivir, porque la vida es corta.» (Museo de Plovdiv.)

El banquete sobre una tumba griega.
Un epitafio de Roma expresa el sentido de semejantes imágenes: el difunto, que se lamenta de haber vivido parcamente, ha querido que al menos el escultor lo representara en su tumba sentado a la mesa del banquete. «¿Pero de qué les sirve a los muertos esta imagen festiva? Habrían hecho mejor en vivir de este modo.» (Avignon, museo Calvet.) modo.» (Avignon, musco Calvet.)



teatro, ni plaza, ni traída de agua de alguna fontana y donde las gentes viven en cabañas parecidas a "gurbís" o chozas árabes (kalybai) encaramadas al borde de un barranco?» Uno no era verdaderamente él mismo si vivía en el campo. Sólo se siente de verdad en casa si se está en la ciudad. Sobre todo si la ciudad está rodeada por una muralla: cuestión de psicología; el recinto es el adorno más bello de una ciudad, porque, dentro de su muralla, uno se siente como en un home colectivo; la muralla tenía mucho que ver entonces con la mentalidad privada. Aun cuando no vivamos atemorizados por los ladrones, nos gusta desde luego echar por la noche el cerrojo de nuestra puerta; cuando una ciudad tiene un recinto amurallado, puede también cerrarse con llave cuando anochece; por de pronto, cualquier entrada o salida nocturna resultaba sospechosa; las gentes animadas de malas intenciones no se atrevían a presentarse ante la guardia que tenía en su poder las llaves de cada una de las puertas, y no tenían otro remedio que hacerse descolgar por sus cómplices, en una gran cesta, desde lo alto de algún rincón mal vigilado de las murallas.

Banquetes

Tesoro de vajilla de plata (encontrado en Boscoreale), anterior al año 79. El nivel medio de un arte pocas veces ha sido de tan buen gusto como el de éste del cincelado del Alto Imperio.

(París, Louvre.)



El recinto amurallado es una garantía de civilidad; el banquete, su ceremonia. En cuanto Horacio se halla en sus tierras, en su retiro predilecto, invita a comer a alguna amiga, sin duda una liberta. cantante o actriz conocida. Porque el banquete, en todas sus modalidades, es la circunstancia en que el hombre privado saborea su propia existencia y se la muestra veridicamente a sus iguales. El banquete tenía una importancia tan grande como la vida de los salones en el siglo XVIII o incluso como la corte bajo nuestro Antiguo Régimen. Los emperadores no tenían corte; vivían en su «palacio», sobre la colina del Palatino, al igual que los nobles de Roma en sus residencias particulares, rodeados tan sólo de sus esclavos y libertos (aunque el palacio alojaba los distintos servicios ministeriales); pero, una vez que anochecía, cenaban con sus invitados, que eran senadores o comensales de cuya sociedad gustaban. Una vez concluidos los honores «públicos» y el «gobierno» del patrimonio, el ciudadano privado ensancha su ánimo, a la caída de la tarde, en el banquete; incluso el pobre pueblo (hoi penêtes), es decir las nueve décimas partes de la población, tenía sus veladas de festín. El hombre privado se olvida de todo durante el banquete, salvo de su eventual «profesión»: un individuo que haya hecho voto de consagrar su vida a la búsqueda de la sabiduría no se divertirá de la misma manera que el vulgar profano, sino como filósofo.

El banquete era todo un arte. Los modales de mesa parecen haber sido menos cultivados y haber estado codificados menos rigurosamente que entre nosotros. En cambio, se comía con clientes y amigos de todas las categorías, hasta el punto de que las precedencias se observaban con todo rigor en la distribución de los lechos de mesa, en torno del velador que sostenía las bandejas de manjares. No había festín auténtico sin lechos, ni siquiera entre los pobres: sólo se come sentado en las comidas ordinarias (en las casas modestas, la madre de familia, de pie, sirve al padre, sentado a la mesa). La cocina nos parecería unas veces oriental y otras medieval. Está muy condimentada, y las salsas complicadas la vuelven pesada.

Se hierve la carne antes de su cocción o asado, hasta el punto de que queda desangrada, y se la sirve con azúcar. La gama de los sabores preferidos se sitúa en torno a lo agridulce. Para beber, podríamos escoger entre un vino tipo Marsala y uno con sabor a resina, igual que hoy día en Grecia, ambos rebajados con agua. «¡Aumenta la dosis!», le ordena al copero un poeta erótico que sufre penas de amor. Porque la parte más delicada de la comida, la más prolongada, es aquella durante la cual se bebe; durante la primera mitad de la velada no se había hecho más que comer sin beber; la segunda parte, durante la que se bebe sin comer, constituye el banquete propiamente dicho (comissatio). Es algo más que un festín: una pequeña fiesta donde se trata de que cada uno sostenga su personaje. Como señal festiva los comensales llevan sombreros de flores, o «coronas», y están perfumados, es decir untados de aceite oloroso (se desconocía el alcohol, y los perfumes se disolvian er aceite); los banquetes eran untuosos y brillantes, como lo eran también las noches de amor.

El banquete era mucho más que un banquete, y se esperaba que las conversaciones giraran en torno a consideraciones generales. temas elevados y descargos de conciencia; si el dueño de la casa tiene un filósofo particular o un preceptor para sus hijos, le hará tomar la palabra; y habrá intermedios musicales (con danzas y cantos), ejecutados por profesionales cuyos servicios se alaban, que realcen la fiesta. El banquete es una manifestación social tanto y más que una ocasión para los placeres del vino, y por eso precisamente acabó por dar lugar a todo un género literario, el del «banquete», en que gente culta, filósofos o eruditos (grammatici), abordan temas de alta cultura. Cuando la sala de festín ofrece también el espectáculo de un salón más que el de un comedor, se ha alcanzado el ideal del banquete, y ya no es posible confundirlo con una francachela popular. «Beber» designaba entonces los placeres de la mundanidad, de la cultura, en ocasiones los encantos de la amistad; por eso hubo pensadores y poetas que pudieron filosofar sobre el vino.

El pueblo conocía el placer de la convivencia, pero con menos Cofradías ostentación; estaba la taberna, así como los «colegios», o sea las cofradías. Como ahora mismo en un país musulmán, uno podía encontrar a sus iguales en la barbería, en los baños y en la taberna. En Pompeya, las tabernas (cauponae) son muy numerosas; hay en ellas viajeros de paso, se llevan los alimentos a calentar (no todos los pobres disponen de un horno en casa) y se corteja a las camareras adornadas de joyas llamativas; sobre los muros han quedado inscritas las provocaciones amorosas. Estas prácticas populares eran de mal tono, y un notable estaba perdido si se le veía comiendo en la taberna; no era serio vivir en la calle (se citaba a un filósofo de antaño, tan intemperante que no salía nunca de su casa sin dinero: quería poder comprar cualquier placer que se le ofreciera). El poder imperial mantuvo una pequeña guerra de cuatro siglos de duración contra las tabernas, a fin de imperdirles que sirvieran también de restaurantes (thermopolium), ya que es más moral comer en casa.

Mausoleo de Igel, cerca de Tréveris, hacia el año 200; dos sirvientes de la familia de los Secundini (que tenían tierras y comerciaban al por mayor) preparan las bebidas para sus amos.

Relieve funerario: la difunta, expendedora de bebidas, y dos clientes sentados a la mesa. (Ostia, Museo arqueológico.)





Por lo que hace a las cofradias (collegia), el emperador fue siempre suspicaz, porque congregaban a mucha gente, y sus fines no eran muy claramente definibles; con razón o sin ella, temía mucho aquellos nucleos de poder. En principio, los «colegios» eran asociasiones libres y privadas, a las que se adherian, si lo deseaban, hombres libres y esclavos que practicaban el mismo oficio o querían rendir culto a la misma divinidad. Había, prácticamente en cada ciudad, uno o varios colegios: en un sitio, por ejemplo, se había constituido una asociación de tejedores y otra de adoradores de Hércules; en la ciudad vecina, había una cofradía de herreros y otra asociación de comerciantes de ropa adoradores de Mercurio. Porque cada una de estas cofradías se reducía a una sola ciudad: se hallaba integrada exclusivamente por gente del lugar que se conocían entre sí. Y esta gente eran exclusivamente hombres: no había mujeres en los colegios. Finalmente, lo mismo si su objetivo era religioso que profesional, los diferentes colegios se hallan todos ellos organizados sobre el modelo de la ciudad; cada uno tiene su consejo, sus magistrados anuales, su mecenazgo, y se votan hermosos decretos en honor de los mecenas del colegio cuya redacción calca con todo rigor la de los decretos de las ciudades. Se trata de ciudades de broma, con un pretexto religioso o profesional, en que se reúnen gentes de la población de un mismo lugar.

¿A qué se debe este fenómeno asociativo? ¿Qué tipo de necesidades experimentan los carpinteros de tal ciudad, o los adoradores de Hércules de tal otra para federarse así? Hay una cosa cierta: los colegios no se parecen en nada a los sindicatos modernos y tampoco son sociedades obreras de socorros mutuos; son un lugar donde encontrarse los hombres, sin la presencia de las mujeres, y donde poder hallar un poco de calor humano. Si se trata de un colegio religioso, el dios al que se honra será un pretexto para banquetes; y si es profesional, las gentes de un mismo oficio organizarán de buena gana sus festejos, ya que el zapatero remendón gusta de frecuentar a sus colegas, y el carpintero tiene cosas de qué hablar con los otros carpinteros. Cada nuevo miembro pagaba un derecho de entrada: junto con los recursos del mecenazgo, estas rentas de la cofradía permitían a sus miembros darse alegres banquetes y asegurarse unos funerales decentes, a los que seguia también un banquete (los colegios eran el medio de que disponian los esclavos para no ser enterrados como perros). El paralelismo con las cofradias obreras y devotas de nuestra Edad Media salta a la vista. En Florencia, cuenta Davidsohn, había cofradías religiosas y artesanas formadas en torno a una advocación de la Virgen o de algún santo; celebraban con gran aparato los funerales de sus miembros, a los que acompañaban hasta la sepultura colectiva que la cofradía se había hecho construir; tenían fama igualmente por su afición desmedida a los banquetes, con frecuencia destinados a conmemorar la memoria de los fundadores que habían dejado dinero a la asociación para que bebiera en su recuerdo (el mismo mecenazgo funerario y sepulturas de cofradía que encontramos en los «colegios» romanos). El banquete y la sepultura, tales son, escribe san Cipriano, los dos objetivos de las cofradías; había ocasiones en que el gusto por la buena mesa no se amparaba tras ningún pretexto. y en Fano, en el Adriático, había una cofradía «de gente alegre que se reunia a comer».



Otro sirviente que prepara las bebidas para sus amos. Adviertase el estilo del mobiliario: soporte de mesa con cabeza de león. (Tréveris. Landesmuseum.)

La multiplicación de los colegios hizo de ellos el marco principal de la vida privada plebeya, y ésta era la razón de las suspicacias del poder imperial. No sin motivo, porque una asociación tiende a desbordar sus propósitos oficiales y aun sus fines inconscientes: cuando la gente se reune para cualquier cosa, suele aprovechar la oportunidad para dar un empujón a los otros asuntos que le interesan. Al final de la República, los candidatos a las elecciones se esforzaban por atraerse a los colegios no menos que a las ciudades. Más tarde, en Alejandría, ciudad políticamente muy agitada, llegaron a formarse clubs religiosos en los que, «so color de tomar parte en un sacrificio, se bebía y en medio de la embriaguez se denigraba la situación política»; a fuerza de murmurar, la gente acababa bajando a la calle, para acudir al llamamiento de un notable que defendía los privilegios de los griegos de Alejandría contra el gobernador romano y que, a fuerza de favores, se había hecho nombrar presidente de aquellas cofradías, equivalentes antiguos del café donde se discute de política.

No obstante, han seguido siendo más numerosos siempre los cafés a los que se acude únicamente para beber con los amigos. El gusto por las asociaciones era tan vivo que adquiría forma en el interior mismo de las mansiones familiares, con lo que, so color de piedad, se desarrollaba en la mejor sociedad. Los esclavos y libertos de una familia, los aparceros y esclavos de una misma propiedad se constituían como colegio, cotizaban para asegurarse una sepultura y atestiguaban su adhesión a la familia del amo levantando un pequeño santuario doméstico a los genios protectores de la propiedad o de la casa. Como siempre, tales colegios parodiaban la organización política de una ciudad.

Ideología báquica

Como se recordará, en las mismas ciudades el mecenazgo proporcionaba a la población ocasiones de celebrar festejos en común. Era importante que todo el mundo pudiera verse reunido; importante hacerlo para banquetear, lo que ritualizaba la sociabilidad y el placer de beber; importante hacerlo a fecha fija o en ocasiones determinadas, lo que creaba una espera y solemnizaba el placer. Era no menos importante pensar en la propia sepultura. Y además existía una creencia, la de Baco, que simbolizaba y glorificaba todo esto. Llamarla creencia resultaba excesivo: aun cuando el pueblo creyera ingenuamente en su existencia, apenas si lo veneraba, y se trataba de un dios célebre sobre todo por sus leyendas; era un dios de fábula; algunas sectas místicas lo tenían por un auténtico gran dios, como ya veremos, pero el común de los romanos se dirigia a divinidades más auténticas a sus ojos, cuando tenia necesidad de la protección divina, y a nadie se le ocurría erigirle un exvoto. Pero sin embargo la leyenda báquica era más que una leyenda; se trataba de una imagineria presente por doquier, cuyo sentido no se le ocultaba a nadie y que se desplegaba en los mosaicos, en las pinturas que cubrian los muros de las casas o de las tabernas, en la vajilla y en los objetos domésticos de todo tipo. E incluso en los sarcófagos. No había ninguna otra imagen que estuviese tan extendida, ni siquiera la de Venus. Era una imaginería que servia para todo y



encajaba con todo, porque sólo evocaba ideas agradables. Dios del placer y de la sociabilidad, Baco se encuentra acompañado siempre por un cortejo de familiares ebrios y de adoradores en éxtasis: se les ha prometido toda suerte de amables excesos; dios benévolo, civilizador, que suaviza los espíritus, ha hecho llegar hasta las extremidades de la tierra un triunfo pacífico y sabe domar el furor de los tigres que, mansos como corderos, se dejan enganchar a su carro; sus adoradoras a su vez son tan bellas y se hallan tan ligeras de ropa como su hermosa amante Ariana. La imaginería báquica no tenía ciertamente ningún sentido religioso ni místico, pero tampoco se reducía a ser puramente decorativa: afirmaba la importancia de la sociabilidad y del placer, y dotaba a este último de una garantía sobrenatural; era una ideología, una afirmación de principio. Su correlato era la imagen de Hércules, símbolo de la «virtud» cívica y filosófica.

Baco, como soporte de principio, era para el pueblo un dios del que no cabía dudar; y un pretexto suficiente para que se formaran cofradías populares de adoradores de Baco en las que (como sus reglamentos atestiguan) se procuraba sobre todo la bebida en honor de su atractiva divinidad: también en la Edad Media se veneraba con no menor júbilo a ciertos santos de la Leyenda Aurea. La clase cultivada, por su parte, tenía su imaginería como una leyenda, una amable fantasía, pero estimaba que tal vez el propio Baco no dejaba de existir, o que era uno más de los numerosos nombres de la divinidad, o que incluso había sido un personaje sobrehumano que había vivido en tiempos inmemoriales y cuyas auténticas hazañas se hallaban recubiertas por la leyenda. Pero era más que suficiente

Triunfo de Baco, mosaico de Susa, siglos n-in. La Victoria corona al dios en su carro, mientras unos punti cabalgan leones. En los teatros de la epoca, el triunfo de Baco era un tema de ballet («pirrico»), lo mismo que Venus con las Gracias, Ninfas y Estaciones o que Filostrato y Atenca. Sostenemos que es excepcional que los mosaicos sean imágenes piadosas; sus divinidades tavoritas eran Venus y Baco, y su estilo es mitologico. (Museo del Bardo.)

En la pág, siguiente:
Relieve funerario, siglos 11-111. Joven muerta idealizada como bacante.
Coronada de yedra, que es la planta de su dios, la bacante o ménade está sentada y hostiga soñadoramente a un macho cabrío cuya resistencia comprueba. Se sostiene sobre un brazo, cuya tensión le hace sentir la energia adormecida de su propio cuerpo. Esta obra maestra tan melancólica poetiza la muerte: pero no confiesa ninguna esperanza en un más allá. (Roma, museo de las Termas.)



Relieve ornamental. El ritmo obsesivo del doble oboe y del tambor marca el paso. La piel de pantera y la larga caña coronada por una piña componen el blasón de Baco. (Madrid, museo del Prado.)

El viento de los delirios armoniosos borra las diferencias y anima el más majestuoso ropaje. (Roma, museos del Vaticano.)

para que ciertos espíritus hubiesen especulado sobre el dios y se llegaran a formar sectas de devotos de Baco, pequeños grupos aislados donde se codeaban la devoción distinguida, el gusto por la mundanidad y, en algunos de sus miembros, un auténtico fervor religioso. Para comprender una mezcla así de esnobismo y misticismo en cálido abrazo, basta con pensar en el prestigio social y el esplendor espiritual de la francmasonería primitiva, por los tiempos de La flauta mágica y de los duques bajo la Acacia; como entre los francmasones, había en las sectas báquicas ritos secretos, una iniciación (o unos «misterios») y una jerarquía de la que no se excluía a las mujeres. Es excepcionalmente raro que la piqueta de los arqueólogos caiga sobre el local auténtico de una de aquellas sectas de misterios (sólo ha ocurrido una o dos veces); pero algo había que decir al respecto, porque el fenómeno de las sectas, populares o no, es otro rasgo de la época, y el fervor no contaba allí menos que la sociabilidad; sus especulaciones constituyen uno de los origenes de la revolución espiritual del fin de la Antigüedad.

La fiesta y la piedad podían coexistir en las sectas o en las cofradías porque el paganismo era una religión de fiestas: el culto no era sino una fiesta, en la que los dioses se complacían porque encontraban en ella el mismo placer que los hombres. Las religiones están llamadas a confundir la emoción de lo divino y la solemniza-



Fiesta y religión

Diana arquera. Arte helenístico. Ante imágenes semejantes, las mujeres del pueblo, a quienes la duda apenas si rozaba, suplicaban a la diosa, madre de Diana, que les diera una hija tan hermosa como ella. (Londres, British Museum.)



ción; los fieles extraen de aquellas uno y otro bienes y se benefician de la confusión, de la que no son conscientes. ¿Cómo decidir, en la Antigüedad, si el hecho de portar una corona es signo de fiesta o de participación en una ceremonia religiosa? La piedad consiste en satisfacer los homenajes debidos a los dioses; la festividad religiosa ofrece el doble placer de ser también un deber. La confusión sólo se deshace si se tiene el cuidado de solicitar del fiel la confesión de sus sentimientos, cosa que el paganismo no hacía. Para él, el homenaje tributado a los dioses solemnizaba el placer; dichosos por tanto aquellos que, además, sentían mejor que el resto la presencia de la divinidad y cuya alma se dejaba conmover.

El acto principal del culto, como todo el mundo sabe, era el sacrificio, y se asistia a él con sumo recogimiento. Pero no hay que olvidar que, en un texto griego o latino, la palabra sacrificio implica siempre la de festin: todo sacrificio estaba seguido de una comida de la víctima inmolada, después de haberla hecho cocer sobre el altar (los grandes templos tenían cocinas y proporcionaban los servicios de sus cocineros a los fieles que acudían a inmolar un animal); la carne de los animales, para los asistentes; y para los dioses, la humareda. Los relieves del festin se abandonaban sobre el altar, y los mendigos (bômolochoi) acudían a sustraerlos. Cuando el sacrificio tenía lugar, no sobre el altar de la propia casa, sino ante un templo, la regla mandaba que se pagara los servicios de los sacerdotes cediéndoles una porción determinada de la víctima; los templos se procuraban unos ingresos revendiendo la carne a los carniceros (cuando Plinio el Joven quiere dar a entender a su emperador que ha conseguido exterminar el cristianismo de la provincia de la que es gobernador, le escribe: «De nuevo hay en venta carne de víctimas», lo que demuestra que se han reanudado los sacrificios). A decir verdad, ¿se comía la víctima inmolada o se inmolaba a los dioses un animal que se quería comer? Según y cómo; la palabra para designar a quien ofrecía de vez en cuando sacrificios (philothytes) había acabado por designar no a un devoto, sino a un huésped en cuya casa se comía bien, a un anfitrión.

El calendario religioso, diferente de una ciudad a otra, traía periódicamente fiestas religiosas; eran días sin trabajo. La religión determinaba de este modo la desigual repartición de los días de descanso a lo largo del año (la semana, de origen astrológico más bien que judeo-cristiana, no se convirtió en usual más que en el final de la Antigüedad). En tales días, se invitaba a los amigos a asistir a un sacrificio ofrecido en casa, lo que era más honroso para ellos que rogarles simplemente que viniesen a comer. La casa humea así con los vapores del incienso, escribe Tertuliano, en las grandes ocasiones: las fiestas nacionales de los emperadores y de ciertos dioses, el primer día del año así como el primero de cada mes; porque una costumbre muy querida de los romanos que tenían medios para ello consistía en sacrificar al comienzo del mes un cochinillo en honor de los genios (Lares, Penates) que protegían la vivienda. Una gran fiesta anual, celebrada con un real fervor, era el aniversario del padre de familia, que, en tal día, hacía comilona en honor de su genio protector (genius que era una suerte de doblete divino de cada individuo; a decir verdad, su existencia se reducía a



permitir decir a cualquiera: «¡Que mi genio me proteja!» o bien: «Te juro por tu genio que he obedecido tus órdenes»). Los pobres ofrecían victimas menos costosas; si el dios los había curado de una enfermedad, acudían a sacrificar un ave a Esculapio ante su templo y volvían a comérsela en casa, o incluso se limitaban a depositar sobre el altar doméstico una simple torta de trigo (farpium).

Un medio más sencillo de santificar las comidas era, según creo, el que Artemidoro denomina «theoxenias»: se invitaba a los dioses (invitare deos) a la mesa instalando en el comedor, durante la refección, sus estatuillas sacadas del nicho sagrado de la casa y colocando ante ellas bandejas con manjares; después del banquete. los platos sobrantes hacían las delicias de los esclavos, que tenían asi su parte en el festejo. Tal tiene que ser el sentido de este verso de Horacio: «Oh noches, oh banquetes de dioses en los que mis amigos y yo comemos ante el genio de la casa y mis esclavos se ponen de buen humor cuando les ofrezco manjares consagrados.» Porque el festejo los alegra a ellos también, como está mandado. Los campesinos, que tenían sus festividades estacionales de acuerdo con el ritmo de un calendario rústico, las celebraban no menos jubilosamente; con los obseguios que le han venido a ofrecer solemnemente sus aparceros, el poderoso propietario del cantón sacrifica a los dioses de los campos el diezmo de los productos del suelo, y luego come, bebe y danza todo el mundo; más tarde (lo dice Horacio y lo da a entender Tibulo), al anochecer, constituye un derecho y hasta un deber hacer el amor para clausurar dignamente una jornada en la que tan bien se ha pasado el tiempo con el fin de venerar mejor a los dioses. Hubo alguien que reprochó a Aristipo, filósofo y teórico del placer, que viviera placenteramente. «Si estuviera mal, replicó, ¿por qué iban a celebrarse las fiestas de los dioses?»

Sacrificio de un toro, un morueco y un puerco, primera mitad del siglo i. Es sin duda un emperador la persona que, velada, oficia sobre el altar. Los animales están ahi, y el espectáculo va a ser el mismo de un matadero, una carnicería y un asado de carnes al aire libre. (Paris, Louvre.) Los baños

Además de los fervores y las delicias del calendario religioso, había otros placeres que no tenían nada de sagrado y que no se podían encontrar más que en la ciudad; formaban parte de las ventajas (commoda) de la vida urbana, o los procuraba el mecenazgo. Estos placeres eran los baños públicos y los espectáculos (teatro, carreras de carros en el Circo, combates de gladiadores o de cazadores de fieras en la arena del anfiteatro o, en país griego, en el teatro mismo). Baños y espectáculos eran de pago, al menos en Roma (la cuestión está mal conocida y debia depender de la generosidad de cada mecenas), pero el precio de entrada seguía siendo módico; además, en los espectáculos había plazas gratuitas reservadas y las colas se formaban muy pronto durante la noche que precedía a las exhibiciones. Hombres libres, esclavos, mujeres y niños, todo el mundo tenía acceso a los espectáculos y a los baños, incluidos los extranjeros; la gente acudia desde muy lejos a una ciudad, cuando se exhibian en ella gladiadores. La mejor parte de la vida privada se pasaba en establecimientos públicos.

El baño no era una práctica de higiene, sino un placer complejo, como entre nosotros la vida de playa. Por eso, los filósofos y los cristianos se negarán semejante placer; no caerán en la molicie de estar limpios y no irán a bañarse más que una o dos veces por mes; la barba sucia de un filósofo era una prueba de austeridad de la que podía sentirse orgulloso. No había mansiones ricas (domus) donde un baño no ocupara varias salas especialmente dispuestas, con una instalación de agua caliente bajo el suelo; ni una ciudad sin un baño público al menos y, si era preciso, sin un acueducto para alimentarlo, así como para dar agua a las fuentes públicas (el agua a domicilio seguía siendo patrimonio abusivo de los defraudadores). El gong (discus) que anunciaba la apertura de los baños públicos cada día era, dice Cicerón, más grato de escuchar que la voz de los

filósofos en su escuela.

Por unas pocas monedas, la gente pobre acudía a pasarse horas enteras en un ambiente lujoso que era un homenaje que le tributaban las autoridades, el emperador o los notables. Aparte de las complicadas instalaciones de baños fríos y calientes, encontraba terrenos de paseo y de deporte o juego (el baño greco-romano era también un gimnasio y, en país griego, conservaba su nombre). Los dos sexos se hallaban separados, al menos por regla general. Las excavaciones de Olimpia permiten seguir la evolución de estos establecimientos a lo largo de más de siete siglos; al principio modestos edificios funcionales en los que había una piscina fria, bañeras de madera para baños calientes y un baño de vapor, las «termas» acabaron convirtiéndose en establecimientos de placer; según una conocida expresión, son, junto con los anfiteatros, las catedrales del paganismo. A partir de la época helenística, su función no es ya solamente la de permitir la limpieza, sino la de hacer posible un modo de vida deseable entre todos. La gran novedad (hacia el año 100 antes de nuestra era en Olimpia, y antes aún en Gortys de Arcadia) fue el calentamiento del sub-suelo e incluso de las paredes: ya no bastaba con calentar el agua de las bañeras y de una piscina; se proporcionaba a la multitud un espacio cerrado donde hacía calor. Por aquella época cuando, fuera cual fuese el frio, apenas se disponía en casa de otra cosa que el brasero y cuando, en invierno, las gentes se quedaban en casa abrigadas de ropa igual que en la calle, los baños eran el sitio al que se iba en busca de calor. Todo lo cual desembocará, en las termas de Caracalla, en una «climatización» de todo el edificio mediante circulación de aire. Segunda evolución: del edificio funcional al palacio de ensueño, donde las esculturas, los mosaicos, la decoración con pinturas y las arquitecturas suntuosas ofrecen a todos el esplendor de una mansión regia. En una vida como aquella de playa estival artificial, el mayor placer seguía siendo el de sumirse en la multitud, gritar, encontrarse con unos y con otros, escuchar conversaciones, intervenir en hechos pintorescos que se convertirían en anécdota y convertirse en espectáculo de todos.

La pasión por las carreras del Circo y los combates de la arena, se queja Tácito, le hace la competencia al aprendizaje de la elocuencia entre los jóvenes de buena familia. Porque los espectáculos interesaban a todo el mundo, incluidos senadores y filósofos; los gladiadores y los carros no se reducían a ser placeres populares. Su censura las más de las veces platónica provenía de los bien pensantes utópicos que nos son tan conocidos; en el teatro, las piezas denominadas pantomimas (palabra que ha cambiado de sentido entre nosotros; entonces eran una especie de óperas) se veían criticadas como enervantes y fueron en ocasiones prohibidas, a diferencia de los gladiadores que, con todo lo mal afamados que eran, tenían el mérito de endurecer el coraje de los espectadores. Pero también sus combates y las carreras de carros contaban con censores: eran espectáculos que tenían su origen en la tendencia humana a complicar la sencillez de la naturaleza y a preocuparse de futilidades. En un país griego, los intelectuales condenaban los concursos atléticos por las mismas razones, que no eran en absoluto de distinción social; a lo que otros intelectuales replicaban que los atletas daban una lección de endurecimiento, de vigor moral y de belleza.

Lo que no impedía que los intelectuales asistieran a los espectáculos como todo el mundo. Cicerón, que pretendia emplear las vacaciones de los días de espectáculo para escribir sus libros, asistía también a ellos y se los describía luego a sus ilustres corresponsales; cuando Séneca sentía que una sombra de melancolía se deslizaba en su alma, acudia al anfiteatro a fin de divertirse un poco; Mecenas, noble epicúreo sofisticado, le pedía a su fiel Horacio el programa de los combates. Pero Marco Aurelio, como buen filósofo, no asistia a las luchas de gladiadores sino en cumplimiento de su deber imperial: encontraba que los tales combates eran siempre más o menos lo mismo. La pasión colectiva iba aún más allá; la juventud dorada y el buen pueblo se dividían en facciones rivales que apoyaban a tal actor, a tal equipo de aurigas, o a tal categoría de gladiadores, y su celo llegaba a provocar graves disturbios públicos. sin sombra de trasfondo político-social ni de lucha de clases; a veces era preciso desterrar a un actor o a un cochero, culpable de haber soliviantado a la plebe a favor o en contra suya.

En Roma, y en cada ciudad, los espectáculos constituyen la cuestión capital; en el ámbito griego, la cuestión capital eran los Los espectáculos

Roma, ¿siglo III? Este «bestiario» o cazador en la arena del circo se defiende contra los osos con su venablo y su látigo. (Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek.)





Detalle de un sarcótago, ¿siglo n? Boxeadores: una evocación, más literaria que biográfica, de los concursos griegos y de la educación al estilo griego. (Roma, colec. Torlonia.)

concursos atléticos, los grandes (isolympicoi, periodicoi), los medianos (stephanitai), a los que acude todo el mundo helénico y que dan también lugar a las ferias, y los pequeños (themides). Sin olvidar los combates de gladiadores, que los griegos se habían apresurado a copiar de los romanos. Atletas, actores, cocheros y gladiadores eran auténticas vedettes; era el teatro quien lanzaba las modas: y el pueblo cantaba las canciones de éxito que había escuchado sobre el escenario.

El papel de los espectáculos y los concursos en la vida antigua empieza por sorprendernos: se ve a los personajes más distinguidos y a los poderes públicos confesar sin rebozo la importancia que les atribuían; las ciudades o sus mecenas se arruinan por hacer construir anfiteatros. Es comprensible una pasión así: los «juegos» griegos y romanos no se parecen en absoluto a nuestros modernos «juegos olímpicos» o a nuestros mundiales de fútbol: hay una analogía engañosa. Los espectáculos antiguos no eran materia de afición individual (por oposición a la vida colectiva y a la política): tampoco eran placeres exclusivamente populares (por oposición a un modo de vida distinguido); tampoco cosa de ocio (frente a la parte seria y laboriosa de la existencia); los espectáculos antiguos eran públicos, constituían un placer común a todas las clases sociales; y en definitiva no se trataba de oponer el ocio a un ideal de vida laboriosa. También para nuestra nobleza ociosa del Antiguo Régimen un baile era una cosa seria, un deber importante.

Durante el espectáculo, el placer se convierte en una pasión cuyos excesos condenan los sabios y condenarán también los cristianos: «El teatro es lascivia, el Circo ansiedad y la arena crueldad.» Crueldad de los mismos gladiadores, en opinión de aquellos: los gladiadores se prestan voluntariamente al asesinato o al suicidio (y, en efecto, eran todos ellos voluntarios, pues de lo contrario el espectáculo no hubiese pasado de mediocre). La crítica que se nos viene a las mientes, la del sadismo de los mismos espectadores, es algo que no se les ocurrió a los romanos, fuesen filósofos o no. Los gladiadores introducían sin embargo en la vida romana una fuerte dosis de placer sádico plenamente admitida: el placer de contemplar los cadáveres, el de ver morir a un hombre. Ya que el espectáculo no se reducía a un combate de esgrima con riesgos reales: el interés residia integramente en la muerte misma de los combatientes o, mejor aún, en la decisión del deguello o el perdón de un gladiador que, agotado, enloquecido, se veía reducido a pedir gracia. Los combates más atractivos eran aquellos que desembocaban en la fatiga, sometidos a la decisión de vida o muerte adoptada por el mecenas que ofrecía el espectáculo y por el público. Una cantidad enorme de imágenes, en lámparas, vajilla u objetos domésticos, reproducen este gran momento; el mecenas que había pagado el espectáculo y decidido la muerte no dejaba tampoco de enorgullecerse de ello: hacía representar el degüello, sobre mosaico, pintura o escultura, en su antecámara o sobre su sepulcro; si le había comprado al Fisco condenados a muerte, para hacerlos ejecutar durante los entreactos de los combates, hacía representar también a estos condenados entregados a las fieras a sus expensas. Mecenazgo obliga. Y. en Grecia, durante los concursos atléticos, la muerte de un boxeador en combate no era simplemente un «accidente deportivo»: era una gloria para el atleta, muerto en la arena como sobre el campo del honor; el público exaltaba su coraje, su

resistencia y su voluntad de vencer.

No hemos por todo ello de concluir que la cultura greco-romano fuera sádica; el placer de ver sufrir no se admitía en absoluto en términos generales y, durante los combates, se censuraba a quienes se deleitaban visiblemente en los degüellos, como hacía el emperador Claudio, en vez de asistir al espectáculo con objetividad, como a una exhibición de valor; en tiempos de nuestro Antiguo Régimen, se asistía en masa . las ejecuciones con la misma objetividad de principio. La literatura y la imaginería greco-romanas no son en general sádicas, sino al contrario, y la primera preocupación de los romanos, una vez que habían colonizado un pueblo bárbaro, era prohibir los sacrificios humanos. Una cultura no se reduce a las excepciones cuya incoherencia escapa a la apreciación de los interesados y, en Roma, los espectáculos eran una de estas excepciones; si las imágenes de los supliciados se representan en el arte romano se debe a que aquellos malhechores habían sido conducidos a la muerte en el marco de un espectáculo, que era una institución consagrada. Entre nosotros, las imágenes sádicas están apareciendo en los films de guerra con el pretexto del deber patriótico mientras que se las reprueba en otras circunstancias: hay que ignorar el hecho de la complacencia. Los cristianos censurarán esta complacencia más aún que la atrocidad de la institución.

Incoherencias y limitaciones tan inexplicables como éstas, que son de todas las épocas, se encuentran también en otro placer, el del amor. Si hay una parte de la vida greco-romana falseada por la leyenda, es precisamente ésta; se cree erróneamente que la Antigüedad fue el edén de la no-represión, cuando el cristianismo no había introducido aún el gusano del pecado en el fruto prohibido. En realidad el paganismo estuvo paralizado por una serie de interdictos. La leyenda de la sensualidad pagana tiene su origen en algunos contrasentidos tradicionales: el famoso relato de los excesos del emperador Heliogábalo no es más que una mixtificación de literatos, autores de un texto apócrifo tardio, la Historia Augusta; se trata de una página cuyo humor está a medio camino entre Bouvard y Pecuchet y Alfred Jarry; no vamos a tomar a Ubu por un verdadero emperador. La leyenda nace también de la torpeza de los mismos interdictos; «el latín desafía en las palabras la honestidad» precisamente: para aquellas almas cándidas, bastaba pronunciar una «palabra gruesa» para provocar el escalofrío de todos los excesos y, de pura cortedad, hacer estallar la risa. Osadías de colegiales.

¿En qué se reconocía a un verdadero libertino? En que violaba tres prohibiciones: hacía el amor antes de caer la noche (hacer el amor durante el día tenía que seguir siendo privilegio de recién casados al día siguiente de sus bodas); hacía el amor sin hallarse a oscuras (los poetas eróticos tomaban como testigo la lámpara que había brillado en sus placeres); y hacía el amor con su pareja después de haberla despojado de todos sus vestidos (sólo las muje-



La ninfa acepta el asalto del satiro. La sobrecarga decorativa encaja bien en estas escenas en las que seres de la fantasía aman, beben o escuchan música con la misma facilidad edênica. Siglos 1-11, (Venecia, Museo arqueológico.)

Voluptuosidad y pasión res perdidas hacían el amor sin su sostén e, incluso en las pinturas de los burdeles de Pompeya, las prostitutas siguen conservando esta última prenda). El libertinaje se permite también caricias que son verdaderos tocamientos, pero a condición de que se hagan con la mano izquierda, ignorada por la derecha. La única oportunidad que un hombre honesto tenía de atisbar algo de la desnudez de la amada estaba en que la luna pasara ante la ventana abierta en el momento exacto. De algunos tiranos libertinos, como Heliogábalo, Nerón, Calígula o Domiciano, se rumoreaba que habían sido capaces de violar otras prohibiciones; que habían hecho el amor con damas casadas, con virgenes de buena familia, con adolescentes de origen libre, con vestales, y hasta con su propia hermana.

Semejante puritanismo era también un esclavismo. La actitud emblemática del amante no es la de asir a la amada por la mano, por el talle o, como en la Edad Media, echarle los brazos en torno al cuello, sino la de revolcarse sobre una esclava como sobre un diván; son costumbres de serrallo. La pareja se halla al servicio del placer de su dueño y la cosa llega hasta tener que hacer todo el trabajo; si es ella la que «monta» al amante inmóvil, lo hace precisamente para servirlo.

Este esclavismo era también machismo: sablear y no dejarse sablear; los muchachos se desafiaban de palabra en términos fálicos. Ser activo, eso quería decir ser un macho, cualquiera que fuese el sexo de la pareja pasiva; de modo que había dos infamias supremas: el macho al que la molicie servil impulsa hasta poner su boca al servicio del placer de una mujer y el hombre libre que no se respeta y lleva la pasividad (impudicitia) hasta dejarse sablear. La pederastia, como es cosa sabida, no pasaba de ser un pecado ligero, mientras fuera la relación activa de un hombre libre con un esclavo o un individuo inferior; constituía un motivo de burla entre el pueblo y en el teatro, y un motivo de envanecimiento entre la buena sociedad. Como no se atribuía mayor importancia al hecho de que quienquiera que fuese pudiera buscar el placer sensual con su propio sexo, la antigua tolerancia hizo que la pederastia se hallara superficialmente muy extendida: muchos hombres de inclinación heterosexual disfrutaban así de un placer epidérmico con los muchachos; de forma que solía repetirse proverbialmente que los jóvenes procuraban un placer tranquilo que no trastornaba el espiritu, mientras que la pasión por una mujer sumía al hombre libre en una dolorosa esclavitud.

Esclavismo machista y rechazo de la esclavitud pasional: tales eran las fronteras del amor romano. Los excesos amorosos colectivos que se atribuían a ciertos tiranos eran la explotación del esclavismo y presentan la osadía engañosa de una puesta en escena de tipo sádico. Nerón, un tirano débil más que cruel, organizaba en su serrallo su propia pasividad; Tiberio organizaba las complacencias obligadas de sus jóvenes esclavos y Mesalina ponía en escena su propia servilidad al mismo tiempo que calcaba el privilegio masculino de medir la propia fuerza por el número de «aventuras». No se trataba tanto de violar los interdictos como de falsear los términos en el interior de las prohibiciones, lo que implicaba a su vez planificar el propio placer, cosa que es de una debilidad insoportable:

ya que, como el alcohol y todos los placeres, la voluptuosidad es peligrosa para la energía viril y no conviene abusar de ella; ahora bien, no es la gastronomía la mejor preparación para un uso mo-

derado de los placeres de la mesa.

La pasión amorosa resultaba aún más temible, puesto que convierte a un hombre libre en esclavo de una mujer; la llamará su «dueña» y, como una esclava, le tenderá su espejo o su sombrilla. La pasión amorosa no era, como para los modernos, un refugio de la imaginación individualista, donde los amantes tienen la impresión de estar jugándole una buena broma a no se sabe quién por el hecho de aislarse de la sociedad. Roma rechazaba la tradición del amor cortés de las pasiones efébicas griegas, porque veía en ella una exaltación de la pasión pura, en los dos sentidos del adjetivo (los griegos aparentaban creer que el amor por un efebo de origen libre era un amor platónico). Cuando un romano enloquecía de amor, sus amigos y él mismo consideraban o bien que había perdido la cabeza por una mujerzuela por exceso de sensualidad, o bien que había caído moralmente en esclavitud; y con toda docilidad, como un buen esclavo, nuestro enamorado ofrecia a su amada su propia muerte, si ella se lo ordenaba así. Semejantes excesos tenían la negra magnificencia del deshonor y ni siquiera los poetas eróticos se aventuraban a celebrarlos abiertamente; y provocaban indirectamente su deseo cantándolos como un placentero vuelco de la normalidad, como una paradoja humoristica.

En la Antigüedad, la exaltación petrarquista de la pasión habría resultado escandalosa, si es que no hubiese hecho reír. Los romanos ignoran aquella exaltación medieval del objeto amado, tan sublime que ha de parecer inaccesible; ignoran también el subjetivismo

Pompeya, casa llamada del Centenario. Pintura hallada en la sala privada de una vivienda cuya decoración se cuenta entre las más bellas. La sirvienta, por pudor, no se ha quitado su última prenda. (Nápoles, Museo arqueológico.)



Plafón de estuco de una gran villa, sin duda un poco antes de nuestra era. Delgados como maniquies de moda, unos elegantes cumplen alusivamente vagos ritos. Los espacios inarticulados de un paisaje ideal cuentan con menos árboles que arquitecturas de destino impreciso, que lanzan hacia lo fantástico el exotismo de los palacios alejandrinos. Alix Barbet, en La pennue nuirale romane (1985), lo ha explicado perfectamente. (Roma, museo de las Termas.)

propio del gusto moderno por la experiencia, de acuerdo con el cual, en un mundo mantenido a distancia, se prefiere vivir algo a fin de saber qué efecto produce, y ello no precisamente porque su valor objetivo o el deber impongan hacerlo asi: ignoran incluso el verdadero paganismo, el del Renacimiento, con sus atractivos y sus bellos instantes. La complacencia, la suave pendiente hacia el placer de los sentidos que se convierte en delicias del alma, no son cosas antiguas. Las escenas báquicas de la Antigüedad no tienen nada de la audacia señorial de Julio Romano en el palacio del Té en Mantua. Los Romanos no conocian más que una variedad de individualismo, que confirmaba la regla al tiempo que parecia negarla; era la paradoja del débil enérgico: citaban con una secreta delectación el caso de senadores cuya vida privada era de una debilidad detestable, sin que dejasen por ello de dar las más inequivocas muestras de energia en su actividad pública; por ejemplo Escipión, Sila, César, Petronio y el mismo Catilina. Esta paradoja era un secreto entre iniciados que otorgaba a la élite senatorial aires reales y la sospecha de hallarse por encima de las leyes comunes entendidas a la letra, al mismo tiempo que los confirmaba en su verdadero espíritu; el débil enérgico era reprensible, pero agradable.

Henos aquí ante los romanos tranquilizados; de hecho, su individualismo peculiar no se llamaba experiencia vivida, complacencia en sí mismos o devoción privada, sino tranquilización.



## Tranquilizaciones

¿Cómo sustraer al individuo a las inquietudes de la existencia? Las diferentes sabidurias, a las que damos el nombre de filosofia antigua, apenas si en principio se habían propuesto otra finalidad, y la religión, por su parte, no procuraba otra cosa, ya que en términos generales no tenía en cuenta ningún tipo de salvación en el más allá. El mismo más allá se negaba con frecuencia o se concebía de forma tan vaga que no era prácticamente más que la tranquilidad del sepulcro, el descanso de la muerte. Filosofía, devoción y más allá suscitaban pocas angustias. Y ésto no es todo: las fronteras respectivas de estos tres ámbitos eran tan distintas de lo que son en la actualidad que los tres términos significan ahora algo diferente. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿A dónde vamos y qué puedo esperar? Cuestiones modernas como éstas ao tienen nada de natural; ni el pensamiento ni la piedad antiguas se las planteaban; han nacido de la respuesta cristiana. El problema antiguo y sus subdivisiones eran diferentes.

Para nosotros, la filosofía es una materia universitaria y una parte de la cultura; un saber que aprenden los estudiantes y en el que las personas cultivadas se interesan movidas por una elevada curiosidad. Los ejercicios espirituales y las reglas de vida sobre las que un individuo puede ordenar su existencia constituyen una parte eminente de la religión; el más allá es otro de sus elementos: la idea de que tras la muerte no hay nada es a nuestros ojos algo eminentemente irreligioso. Ahora bien, entre los Antiguos, reglas de vida y ejercicios espirituales constituían la esencia de la «filosofía», no de la religión, y ésta se hallaba más o menos separada de las ideas sobre la muerte y el más allá. Estaban las sectas, pero eran sectas filosóficas, porque la filosofía les ofrecía su materia y ellas proponían a los individuos interesados sus convicciones y sus reglas de vida; uno se hacía estoico o epicúreo y se atenía más o menos a sus convicciones, de la misma manera que se es hoy cristiano o marxista, con el deber moral de vivir la propia fe o de ser un militante. Un buen paralelo lo tendríamos en la China antigua, donde las sectas doctrinales, confucianismo y taoísmo, proponían sus teorías y sus reglas de vida a quienes se interesaban por ellas; o en el Japón actual, donde el mismo individuo puede hallarse interesado por una secta de este género al mismo tiempo que continúa observando. como todo el mundo, las prácticas de la religión shinto, y donde se casa según el rito shintoísta, pero muere y se le amortaja según el

Sux categorias y las nuestras



Mosaico. Pompeya. Disfrutemos mientras hava tiempo. El instrumento de medida (una escuadra-nivel) significa que la muerte es igual para todos y que es ella la que da la medida verdadera de todo. (Nápoles, Museo arqueológico.)

rito budista, como si adoptara implicitamente las consoladoras creencias del budismo relativas a un más allá en el que, a lo largo de su vida, apenas si ha pensado.

¿Qué era un dios? El paganismo greco-romano es una religión sin más allá ni salvación, pero no necesariamente una religión fria ni indiferente a la conducta moral de los hombres; lo que en este aspecto ha podido inducir a error es que una religión así sin teología ni Iglesia es, si así puede decirse, una religión «a la carta» más que «al menú»; cada uno venera en particular los dioses que quiere y se hace de ellos la idea de que es capaz. En lugar del «partido unico» que es una Iglesia, nos hallamos ante la «libre empresa» religiosa; cada uno fundaba el templo y enseñaba el dios que quería, como si abriera un hotel o lanzara un producto nuevo, y cada uno se convertía en cliente del dios que prefería y que no era forzosamente el mismo que la ciudad había preferido por su parte: la elección era libre.

Las cosas son así porque es poco más que el nombre lo que hay de común entre lo que el paganismo entendía por «dios» y lo que entienden judios, cristianos y musulmanes. El dios de estas tres religiones del Libro es un ser gigantesco, infinitamente superior al mundo, cuyo creador ha sido además. Y sólo existe como actor de un drama cósmico en el que la humanidad se juega su salvación. Los dioses del paganismo, en cambio, viven su vida, y su existencia no se reduce a un papel metafísico; forman también parte del mundo; constituyen una de las tres razas que lo pueblan. Están los animales, que no son racionales ni inmortales; los hombres, que son mortales y racionales; y los dioses, racionales e inmortales. Hasta tal punto la raza divina es una fauna como las otras, que todo dios es varón o hembra. De donde se sigue que los dioses de todos los pueblos son igualmente verdaderos. Dos posibilidades: o bien los pueblos extranjeros tienen conocimiento de unos dioses cuya existencia incluso ignoraban los greco-romanos; o bien adoran dioses ya conocidos, pero cuyos nombres han traducido a su idioma: Júpiter es en todas parte Júpiter, igual que un león es en todas partes un león, pero se llama Zeus en griego. Taranis en galo y Yahvé en hebreo; los nombres de los dioses se traducen de una lengua a otra igual que los nombres comunes y los nombres de los plantas. Sólo se dejaba de creer en los dioses extranjeros cuando eran el producto de alguna ridícula superstición, la que anima por ejemplo los bestiarios fantásticos; no podía tomarse en serio a los dioses con cuerpos de animales que adoraba Egipto. Los creyentes de la Antigüedad vivieron en el mismo ambiente de tolerancia que las sectas hinduístas entre ellas: interesarse en particular por un dios no equivale a negar a los restantes.

Cosa que no carecía de consecuencias en relación con la idea que un hombre podía hacerse de su condición de tal. Para nuestra demostración, tracemos sobre el encerado un circulo que represente el mundo de acuerdo con las religiones del Libro; a causa de su importancia en el drama cósmico, el hombre constituirá cuando menos su mitad. ¿Y Dios? Se halla tan elevado y es tan gigantesco que vendrá a quedar muy por encima del circulo; nos limitaremos por tanto a hacer partir del círculo una flecha que apunte a lo alto



El «gran camafeo de Francia». No es el más hermoso ni el menos tedioso de los camafeos antiguos, pero si el de mayor tamaño (30 cm.). Se ve en el a distintos miembros de la dinastía fundada por Augusto, divinizados o glorificados. Sin duda de hacia el año 17 de nuestra era. Del tesoro imperial de Roma, y luego de Bizancio, pasó a la Sainte-Chapelle como consecuencia de las rapiñas de los cruzados. (París, Bibl. nac., Gabinete de las medallas.)



Efeso. Uno de los dos templos de Adriano, acabado por un mecenas hacia 118 de nuestra era. Decoración floral graciosa y rica. La elegancia de la fachada proviene del quebrantamiento de una norma óptica a la que estamos habituados sin saberlo: en lugar de un dintel rectosoportado por dos columnas redondas, o de una arcada sobre dos pilares rectangulares, vemos aqui una arcada sobre columnas, imitada del Oriente. El edificio más sorprendente del Occidente romano, el templo llamado «de Diana», en Nimes (¿un templo de Sérapis, tal vez?), es mucho más exótico aún.

y escribiremos junto a ella el signo del infinito. Pasemos ahora al mundo según el paganismo: dibujemos un espacio dividido en tres escalones horizontales, como una especie de escalera. La banda inferior será la de los animales, la segunda la de los hombres y la última y más alta la de los dioses. Para llegar a ser dios no habrá que ascender muy arriba: los dioses se hallan justo encima de los hombres, hasta el punto de que en latín y en griego a veces interesa traducir por «sobrehumano» el término que significaba «divino»; Epicuro, según un secretario suyo, «ha sido un dios, sí, un dios»: hemos de entender que fue un genio subrehumano. He aquí por qué se calificaba al cosmos de divino: se producian en él efectos sobrehumanos de los que el hombre era indudablemente incapaz. Por esto mismo se pudo divinizar a reyes y emperadores; se trataba de una hipérbole ideológica, pero no de un absurdo: se daba un salto, pero no se enfilaba hacía lo infinito. Y por ello también las sectas estoica y epicúrea pudieron proponer a los individuos su conversión, con el nombre de sabios, en los iguales mortales de los dioses; llegar a ser «superhombres»...

Igual que con los animales la raza humana se halla en relación con la fauna divina y, como ésta es superior, los hombres han de rendirle homenaje; se rinden a los dioses los mismos honores (colere, timán) que a los hombres superiores, a los soberanos. Los dioses tienen sus costumbres y sus inclinaciones, por las que no está prohibido sonreírse respetuosamente, como se divierte uno con los caprichos de unos poderosos extranjeros, lo suficientemente ricos para permitírselo todo; entre el pueblo corrian bromas sobre los innumerables amores del gran Júpiter, igual que los súbditos del buen rey Enrique IV hablaban jovialmente de los amores de su

señor, al que respetaban y temian infinitamente: el humor en torno a lo sagrado supone la fe del carbonero. Las relaciones de hombres y dioses son recíprocas; el fiel que promete a Esculapio un gallo si le cura de su enfermedad confía en que la raza divina ponga en los contratos que cierra con los humanos la misma buena fe que un hombre de bien debe tener en los suyos. Y ello aunque a veces se sienta uno decepcionado: «¿Esta es toda tu buena fe, oh Júpiter?» La conducta de los dioses resulta a veces decepcionante y se la critica, como se critica al gobierno: «Júpiter, ten piedad de esta muchacha enferma; si la dejas morir, te lo criticarán.» Con ocasión de la muerte de un príncipe muy querido, Germánico, la multitud romana se dirigió a lapidar los templos, lo mismo que unos manifestantes que lanzan adoquines contra una embajada extranjera. Se podía romper con los dioses: «Puesto que los dioses no me han perdonado, tampoco los perdonaré yo», escribía un desventurado furioso.

Relaciones con los dioses



Dos serpientes, símbolos de los genios del hogar, los dos Lares, y un altar que quiere decir que se los adora. Símbolos originarios de Grecia, donde no faltaban casas que tenían por genio tutelar su realísima serpiente doméstica, perfectamente inofensiva. (Ostia, Museo arqueológico.)

Las relaciones de los hombres con las divinidades son en efecto análogas a las que se establecen con los poderosos, reyes o patronos. El primer deber es el de saludar con la mano a los dioses cuando se pasa delante de su imagen. La plegaria más frecuente consiste en picar el amor propio de los dioses en un punto preciso, el de su poder: «Júpiter, socórreme, que lo puedes hacer»; si el dios no lo hace, corre el riesgo de que pueda pensarse que no es tan poderoso como se cree. Era usual no dejar tranquilos a los dioses, tratar de cansar a fuerza de oraciones su altanera indiferencia de patronos (fatigare deos). Se «frecuentaba su templo», o se acudía a dirigirles un saludo cada mañana, como los clientes que van a saludar a su patrono; se rendía particularmente homenaje al dios cuvo templo era vecino del domicilio de uno, porque un vecino influyente es el protector más indicado. La espontaneidad liberal, la ingenua serenidad del paganismo provienen así de haber concebido las relaciones con los dioses sobre el modelo de las relaciones políticas y sociales; en cambio al cristianismo le estaba reservado concebirlas sobre el modelo de las relaciones familiares y paternalistas, y ésa es la razón de que el cristianismo, a diferencia del paganismo, fuera a ser una religión de obediencia y de amor; la genialidad de san Agustín, la sublimidad de santa Teresa, son desarrollos gigantescos de la relación familiar. Y otro tanto habría que decir de la angustia de Lutero ante la arbitrariedad omnipotente del Padre. Había otra metáfora que los paganos sensatos rechazaban: la relación servil. El hombre que tiembla en todo instante, ante la sola idea de los dioses, como ante unos amos caprichosos y crueles, es que se ha formado de ellos una imagen indigna tanto de ellos mismos como de un hombre libre. Este temor de los dioses (deisidaimonia) es lo que los romanos entendían por «superstición»; dejaban a las gentes del pueblo, en aquel Oriente habituado a obedecer a sus potentados, que se imaginaran que la piedad consiste en proclamarse el esclavo o el servidor de un dios. En el fondo, la relación clásica con los dioses era noble y libre: auténtica admiración.

La verdadera piedad estaba en representarse a los dioses como bienhechores y justos, benévolos, providenciales, como superhombres de bien. No todo el mundo se elevaba hasta un nivel semejante. porque cada uno tiende a comportarse con los dioses de acuerdo con su propio carácter. Algunos se limitan a estimar que las cuentas claras hacen buenos amigos: le proponen a un dios un contrato («cúrame y tendrás una ofrenda»), pagan si se les escucha y levantan un exvoto como liquidación de su deuda. Otros piensan que los dioses son tan indelicados como ellos: «Hazme más rico que mi vecino»; no se atreven a pronunciar una petición así en voz alta. ante los restantes fieles, y lo escriben en un papiro que depositan sellado sobre el altar. Pero los auténticos devotos son más delicados y saben desde siempre que la divinidad prefiere, más que las ofrendas costosas, la torta humilde que les ofrece un corazón puro. Si multiplican los votos solemnes y se dirigen a los dioses en cuanto se hallan en un trance difícil, se debe más a amor hacia ellos que a un cálculo interesado; porque un hombre piadoso quiere estar en relación con la divinidad con la mayor frecuencia posible: votos, peregrinaciones, apariciones divinas en los sueños. La piedad no estaba en una fe, en las obras o en la contemplación, sino en la multiplicación de prácticas que no parecen interesadas sino porque el dios patrono al que se ama es un protector. Enfermedad, viaje, alumbramiento, todas las ocasiones son buenas para demostrarle una fiel confianza.

Algunas de estas prácticas están consagradas por el uso. ¿Cómo podría reconocerse a un impío? Lo dice un pasaje poco conocido de Apuleyo: «No ha dirigido jamás una solicitud solemne a ningún dios, ni ha frecuentado nunca un templo; cuando pasa ante alguna capilla, le parecería cometer un pecado si dirigiera su mano a sus labios en señal de adoración; no ha ofrecido nunca a los dioses de sus propiedades, que le alimentan y le visten, las primicias de sus cosechas ni el fruto de sus rebaños; en las tierras donde tiene su casa de campo, no hay ningún santuario, ningún rincón dedicado a los dioses, ningún bosque sagrado.» La conducta de un hombre piadoso es muy distinta; cuando está de viaje, «se detienen cuando pasa ante una capilla o un bosque sagrado, formula un voto, deposita un fruto sobre el altar y permanece inmóvil un momento ante los dioses». La dádiva y el voto, como intercambio de protección divina y obsequio humano, eran tan importantes como la plegaria. Si Dios es un Padre, apenas si puede hacerse otra cosa que suplicarle; pero, con dioses que son patronos, se mantenían de preferencia esas relaciones de intercambio de dones y contradones, que sostienen y simbolizan una amistad entre participes desiguales, cada uno de ellos con su propia vida y que sólo entran en relaciones de confianza para sus intereses respectivos. Si la parte humana llevaba más lejos la familiaridad, ello equivalía a una ingenuidad poco liberal: se sonreía ante las mujeres que iban a sentarse en el templo de Isis para contarle a la diosa sus penas con todo detalle; intimidad muy del gusto del pueblo: un hombre libre, en cambio, sabe guardar las distancias con los demás así como con los representantes de la raza divina. Tampoco se rebaja hasta la domesticidad; deja que las gentes del pueblo se pasen el día entero en el templo para servir al dios como esclavos, imitando durante horas, ante su estatua, los ademanes del peluquero o de la camarera.



Estatuilla de bronce. No se trata de un exhibicionista, sino del mismo dios Priapo, muy varonil, pero femenino por su peinado y su vestimenta. Su condicion divina se reducia a la seguridad que ofrecia frente a los ladrones, a quienes su obseenidad haria huir infaliblemente. Esta estatuilla estaba destinada a hacer reir, así como a espantar el mal de ojo gracias a su indecencia. Las mujeres bajaban dócilmente la mirada a su vista: tenían el deber de ruborizarse. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)



Bronce de pequeñas dimensiones: adoradora derramando una libación. En este caso, ni sombra de ensueño ni de fábula: una auténtica imagen piadosa. No hace nada con su brazo izquierdo, que cuelga, pegado al cuerpo por la sumisión: se presenta ante los dioses sin ninguna pretensión. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)

Todas estas prácticas de religión privada, que recuerdan el culto popular de los santos durante la Edad Media, eran tranquilizadoras por partida doble. Los caracteres poco religiosos, a los que se hubiera considerado increyentes en otro tipo de sociedad, buscaban en las relaciones con los dioses una semitranquilización mágica frente a los riesgos y las pesadumbres de la vida real; las prácticas piadosas eran para ellos el equivalente de un fetiche o de un amuleto. En cambio los espíritus religiosos encontraban en todo ello la presencia de una realidad «otra». Al hacer que lo real se reduzca a lo extenso, lo divino lo desvaloriza; ese recurso espacial al que se adosa reduce proporcionalmente la talla de lo real y hace que no sea lo único de lo que nos ocupemos. En las cartas privadas, de las que se ha encontrado un buen número en Egipto, se discute con gran frecuencia de los dioses (pero, precisémoslo, nunca de la divinidad del emperador). Los ritos mismos, muy precisos y complicados, se ejecutaban con esmero y recogimiento; hay innumerables bajorrelieves que muestran a un fiel o a una dama piadosa que hace una ofrenda a los dioses. Si se dejara a un lado el placer que la piedad pagana experimentaba en el cumplimiento de los ritos, no sería posible comprender esas imágenes que los detallan, del mismo modo que un ser asexuado es incapaz de comprender un film

Las dos tranquilizaciones, la mágica y la divina, apenas si se distinguían, ya que había gestos y símbolos que las recordaban indistintamente por todas partes (la «religión» es una de esas cosas paradójicas que tienen como esencia su propio confusionismo); una capilla en medio del paisaje evocaba la posibilidad de un recurso; el más sencillo ademán piadoso —derramar sobre el altar doméstico las primeras gotas de una copa que se iba a beber (libatio)- atestiguaba que no todo se reduce a lo útil. El mismo emperador recibía los homenajes de la piedad privada y tenía su puesto en la hornacina dedicada a las imágenes sagradas de cada casa. ¿Porque se lo consideraba un dios? No: nadie le dirigia voto alguno ni se imaginaba que un mortal como él tuviera el poder de curar las enfermedades o de hacer encontrar los objetos perdidos. ¿Acaso una cobertura religiosa del patriotismo y de la sumisión? Tampoco. ¿El culto de la personalidad de un dictador carismático? De ninguna manera: al dirigir en la mesa un brindis a su imagen sagrada, uno se proyectaba a ese recurso o posibilidad, sin más precisión que honrar lo que excede nuestro ámbito espacial y lo enaltece, y cuya prueba se obtiene mediante su veneración.

«Los dioses»

Pero la religión privada jugaba también un tercer papel (no tan bien, hay que reconocerlo, como lo hacían las sabidurías y lo iba a hacer el cristianismo): servir de garante imparcial a las convicciones éticas y a los intereses que pretenden ser desinteresados. Hasta ahora no habíamos considerado la religión más que en sus relaciones con los diferentes dioses del panteón. Júpiter, Mercurio, Ceres, etc.



Pompeya: bacante sacrificando sobre el altar ante una estatua de Baco; había muchos santuarios urbanos y rurales tan elementales como éste. La mayoria de las imágenes báquicas no tienen otra razón de ser que la divagación novelesca. A veces, en cambio, adornaban el local sagrado de una secta o la casa privada de un sacerdote del dios (como en una casa de Eleso). (Nápoles, Museo arqueológico.)



Pero los greco-romanos alegaban con no menos frecuencia a los «dioses», en bloque. En lugar de este plural, también hacian referencia a lo divino, en neutro, así como a la «divinidad», o sea en general (en el sentido en que un filósofo alude al «hombre») o incluso a «Júpiter». Pues bien, el plural «los dioses», así como sus sinónimos, designaba de hecho algo muy distinto de la suma de los diferentes dioses: «los dioses» tenían una función y unas virtudes que no poseía cada dios en particular, o que al menos no poseía siempre. No se rendía culto sino a los diferentes dioses; a «los dioses» no se los honraba. Por el contrario, se alegaba su voluntad: «los dioses» amaban a los hombres virtuosos, harian triunfar la buena causa, otorgarían a buen seguro la victoria. «Los dioses» castigarán a mi perseguidor, exclamaba un oprimido, darán su merecido a este canalla en el más allá, no permitirán tal cosa; «los dioses» protegen nuestra ciudad... «Los dioses» eran la providencia de cualquier esperanza. Se decía de buena gana que «los dioses»

Imagen futelar de una ciudad o Ciudad divinizada. Bronce de reducidas dimensiones. Otra imagen de auténtica piedad, porque ni el arte ni la imaginación encuentran aqui satisfacción. La Ciudad lleva una corona en forma de muralla. La diosa está haciendo una libación: mediante un recurso expresivo, el artista le ha prestado el gesto que hacian sus devotos. La lógica antigua personificaba y divinizaba con facilidad las abstracciones. (Paris. Petit Palais, colec. Dutuit.)

gobernaban los acontecimientos o que habían ordenado el mundo para el hombre. A decir verdad, no se sabía demasíado bien cómo se las arreglaban en sus intervenciones, pero tampoco había que preguntárselo; no se aguardaba ni se reconocía su intervención más que en las cosas que se consideraba loables o deseables, y se dejaba a un lado el resto; decir que un suceso se debía a la mano de los dioses no era sino un modo de decir que era indiscutiblemente loable y que el Cielo mismo ratificaba con toda seguridad un juicio objetivo como éste. Con «los dioses», en plural, el paganismo tenía una Providencia, que alegaba sin adorarla.

Esto no es todo: «los dioses», la providencia, así como los diferentes dioses del panteón, los superhombres de bien, eran como tales favorables a la buena moralidad; estaban a favor de la virtud y en contra del crimen. Ciertamente, la raza divina existía por sí misma y no se definia por su papel legislador y vengador; pero sucedía con los dioses como con los hombres de bien: aprobaban la virtud, odiaban el vicio y los malhechores que suponían en ellos su propio inmoralismo, lo averiguarian antes o después a costa suva. Tal es la respuesta precisa a la cuestión tan discutida y tan demasiado sumariamente planteada: ¿era el paganismo una religión ética. al igual que el cristianismo? Los dioses desean desde luego que los hombres se muestren piadosos hacia ellos. ¿Porque están interesados en recibir ofrendas? De ninguna manera, sino porque la piedad es una virtud y ellos aman, como los hombres, la virtud. «Sólo yo he sobrevivido, cuenta el que se ha salvado de un naufragio, porque soy un hombre piadoso»; un poco más adelante rehace su relato: «Soy el único que se ha salvado, porque nunca he cometido una mala acción en toda mi vida.» Los dioses, decíamos, constituyen una fauna divina: varones o hembras, cuya genealogía y cuyas aventuras enumera la mitología, todas ellas situadas en un tiempo anterior y heterogéneo al nuestro, el tiempo de los «mitos»; porque, en la actualidad, ya no les sucede nada y no envejecen más de lo que lo hacen los héroes de nuestros dibujos animados. Ahora bien, estos seres de ficción juegan también un papel de divinidad metafísica, de Providencia y de Bien ético; esto fue así desde el tiempo de los poemas homéricos. De esta manera habían venido a separarse, al cabo de varios siglos, la religión popular, tal como acabamos de describirla, y la de la clase cultivada, la élite dominante, que podía creer en lo divino metafísico, pero no en los dioses del panteón mitológico, aunque sin llegar a divorciarse netamente de aquélla.

La fe de los doctos En Roma no hubo nunca irreligión popular; el pueblo no dejó nunca de creer y de orar. ¿Pero qué era lo que un romano cultivado —un Cicerón, un Horacio, un emperador, un senador, un notable—podía creer de la fantasmagoría de los dioses ancestrales? La respuesta es categórica: ni una palabra de todo ello; había leído a Platón y a Aristóteles que, cuatro siglos antes, ya no creían en absoluto. Virgilio, alma en extremo religiosa, cree en la Providencia, pero no en los dioses de sus propios poemas. Venus, Juno o Apolo. Cicerón y el solemne enciclopedista Plinio no encuentran

suficientes sarcasmos: estos seres etéreos, escriben, tienen figura humana, si se ha de creer a los escultores y a los fieles ingenuos: ¿hay por tanto un estómago, intestinos y órganos sexuales en el interior de estas figuras? ¿Pero qué hacen entonces con sus órganos estos eternos bienaventurados? Las creencias de la clase gobernante merecerían en las historias de la religión romana todo un capítulo que, en lugar de hablar de Mercurio o de Juno, habría de titularse: «Providencia, Azar o Fatalidad.» Porque aquí radicaba todo el problema religioso. ¿Había que creer en una Providencia, como las almas piadosas y cultivadas y los seguidores del estoicismo? ¿En una Fatalidad, como los que estudiaban la Física y la Astronomía (que era a su vez una astrología)? ¿O no ver más que Azar en la confusión de este mundo, como hacen los numerosos impíos que niegan cualquier Providencia? Pero todo el mundo se mostraba de acuerdo en sonreír ante las mujeres del pueblo que adoraban a la diosa Latona en su templo, le atribuían los rasgos que le había prestado el escultor, la consideraban dichosa de tener por hija a una diosa tan hermosa como Diana y habrían deseado una hija igual para su maternidad. En cambio, en el orden senatorial, guardián de la religión pública y plantel de sacerdotes oficiales, la doctrina consagrada era un escepticismo benévolo en todo lo tocante a las

ceremonias públicas y a la ingenua piedad popular.

Y sin embargo... Si era imposible creer literalmente en la vieja religión, tampoco cabía desembarazarse de ella; no porque fuese oficial y reinara entre el pueblo, sino porque en lo espiritual encerraba un núcleo de verdad: aquel politeísmo giraba, si no en torno del monoteísmo que los avatares del porvenir iban a hacer triunfar. al menos en torno de la simplicidad de una abstracción (puesto que las palabras abstractas se usan sólo, por un imperativo esencial, en singular...): la Providencia, el Bien, entidades todas ellas sobre las que los filósofos especulaban abundantemente. Un hombre cultivado venía a decirse poco más o menos: «Existe una Providencia, sigo creyéndolo; el núcleo de verdad de las leyendas sobre los dioses debe consistir en esto. ¿Pero hay además alguna suerte de realidad en Apolo o en Venus? ¿Son otros tantos nombres de la única Divinidad? ¿Emanaciones de ésta? ¿El nombre de sus virtudes? ¿Un principio abstracto, pero a la vez viviente? ¿O acaso nada, fuera de una vana fábula?» Se tenía seguridad sobre lo esencial, la Providencia divina, pero sin lograr poner en claro el resto. Lo que autorizaba a tomar parte en la religión popular, mitad por condescendencia, porque las leyes dicen la verdad en un lenguaje ingenuamente falso, mitad por prudencia intelectual, porque ¿quién sabe si Apolo, en vez de un nombre vacío, no es una Emanación, a pesar de las fábulas que lo rodean? Esto mismo justificaba también la utilización, sin caer en el ridículo, del lenguaje de la vieja religión. El escéptico Horacio, que acababa de salir ileso de un accidente (un árbol había estado a punto de aplastarlo), dio las gracias a los dioses del panteón de acuerdo con las formas tradicionales: estaba seguro de deber su salvación a la Divinidad y no sabía cómo agradecérselo si no era mediante las vías de las viejas ceremonias. Y, cuando veía a su sirvienta ofrecer una torta a los genios protectores de la casa, comprendía que la mujer presentía lo que él mismo había



Pompeya: un arte tenido por menor. la incrustación, ha permitido esta graciosa familiaridad. A pesar de la dificultad para cortar el mármol, pensamos en la fluidez tan graciosa del artesanado artístico helenistico. Hay por lo menos otras setenta imágenes de esta Venus que se desata la sandalia. (Nápoles, Musco arqueológico.)

acabado por pensar: a pesar de lo que dijeran los ateos, los Azares del mundo son también una Providencia que quiere que nos atengamos al Bien

El segundo paganismo

He aqui, pues, lo que el pueblo, de un lado, y la clase cultivada, del otro, habían pensado durante mucho tiempo de los dioses. Pero, en torno a los años 100 de nuestra era, con mucha aproximación, se produce la misma evolución que hemos podido comprobar ya en otros terrenos; el viejo paganismo se interioriza y se moderniza.

No hemos de pensar en este caso en un conflicto análogo al del catolicismo y las Luces en la época moderna; la lucha de las Luces contra el oscurantismo o la de la libertad de pensamiento contra la autoridad de las Iglesias no son fenómenos eternos. El problema antiguo era el de la dignidad o la indignidad culturales de la religión pagana; era una religión que no oprimía nada ni a nadie: ¿pero no era acaso ridícula e indigna de una persona culta?

Este término de cultura designa aquí algo muy simple: «ser culto» quería decir «no pensar como el pueblo»; la cultura, como privilegio, se añadía a los del patrimonio y el poder. Ello no había sucedido en todas las sociedades; si regresáramos al mundo homérico, hallaríamos en él jefes que hablaban, pensaban, oraban, danzaban

Sarcófago encontrado en Simpelveld, Ver texto enfrente. Adviértase el mobiliario. (Leyde, museo de Antigüedades.)



e incluso se vestían como sus hombres, cuyas creencias compartían. Pero la sociedad helenística y romana es diferente: hay una cisura cultural que la divide en dos partes. Para Cicerón, la religión está hecha de supersticiones ridículas, buenas para el pueblo; ¿cómo creer que Castor y Pollux se aparecieron en la Vía Salaria o que

Apolo planea en los cielos con un arco de plata?

Había algo más todavía. Un hombre culto atribuye de ordinario demasiada importancia a las palabras; como sabe expresarse, se imagina que las palabras expresan exactamente los actos. Pero las gentes del pueblo, por el contrario, no saben expresarse bien; un hombre del pueblo que dirigía a un dios una plegaria ferviente, apenas si se le ocurría pensar, durante su plegaria, en las pueriles leyendas que relataban los amores del dios en cuestión. En cambio, si se le preguntaba, hablaba de aquellas leyendas, porque repetía dócilmente lo que se le había enseñado. Y sucedía que las personas cultivadas lo juzgaban, y juzgaban a la religión, por sus respuestas ingenuas, y no guiándose por la secreta intimidad de los corazones.

Cuando el paganismo, en torno a los años 100, comienza a modernizarse, deja precisamente de ser mitológico. Las relaciones entre los hombres y los dioses dejan de ser las de dos especies vivas, desigualmente poderosas, pero cada una de las cuales vive para ella misma: ahora se convierten en las relaciones que los súbditos de un monarca divino tienen con su soberano. Este monarca es, o bien un dios único y providencial, o bien una multitud de dioses providenciales que son tal vez un solo e idéntico gobierno divino bajo diversos ministros. El paganismo se despojó de su indignidad cultural y dejó de resultar una ridiculez la creencia en semejantes dioses. Por otra parte, estos dioses no son va únicamente una providencia que apenas si se adora y a la que sólo se invoca para justificarse o consolarse: su providencia se ha vuelto eficaz: esos dioses, que han perdido sus leyendas y, con ellas, su individualidad mitológica, tienen de ahora en adelante una función, la de gobernar, aconsejar y proteger a sus fieles, a fin de sustraerles a la ciega Fortuna o a la Fatalidad. La existencia de los dioses será en adelante más que una simple materia de hecho: va a responder a una función. Y los fieles considerarán en adelante un mérito y un motivo de alegria obedecer a la providencial realeza divina, exaltar la majestad de los dioses, y sentir en todas las cosas su autoridad benévola; porque esta realeza divina ya no es caprichosa ni venal; sino que se confunde con la justicia y la bondad.

Todo ello tuvo como resultado que las relaciones de los hombres con los dioses se transformaran. Por ejemplo, en el antiguo paganismo la iniciativa de los votos correspondía a los fieles, que eran quienes le proponían a algún dios un trato determinado («si me procuras un feliz viaje a Alejandría, te ofreceré un sacrificio»). En el nuevo paganismo, son los dioses los jueces de lo que los hombres desean; son los dioses quienes, por las vías más diversas, hacen llegar a sus fieles sus órdenes (llamadas «oráculos»): «Vete sin miedo a Alejandría; y luego me ofreces un sacrificio.» Este nuevo paganismo dejó de ser exclusivamente institucional; en otros tiempos, para conocer la voluntad de los dioses, se acudía a consultar alguna instancia oficial, a un sacerdote u oráculo de Delfos. Ahora

Un niño que ha muerto tan joven que ha acabado el trayecto de su vida (a la izquierda) igual que lo había comenzado (a la derecha): sobre las rodillas de su madre. (Roma, museo de las Termas.) en cambio, los «oráculos» de los dioses se transmiten así mismo a los hombres por las vias más informales e individuales: sueños, presentimientos vagos, incidentes minúsculos de la vida cotidiana en los que cualquiera se complace en reconocer oráculos divinos. La frontera entre lo real y lo divino se ha vuelto indecisa y puede atravesarse saltándose los puestos de aduana oficiales. Finalmente, hizo su aparición toda una literatura de pequeños libros populares de piedad; el paganismo de la «clase media», que había ido a la escuela hasta los doce años, se hizo también libresco. Un cierto Cornelius Labeo, autor de uno de estos best-sellers, enseña a todos sus numerosos lectores a adorar «a todos los dioses y a todas las diosas», en general, y a hacerles sacrificios a todos ellos juntos.

El más allá

Como habrá podido observarse de todo lo dicho, hay una preocupación curiosamente ausente: el más allá, la inmortalidad del alma. No se preocupaban mucho más de ella de lo que lo hacen hoy mismo nuestros contemporáneos en su mayoría. La secta de los epicúreos no creía en ella, la estoica, no mucho, y la religión apenas si se mezclaba en la cuestión: las creencias sobre el más allá constituían un dominio aparte. La opinión más extendida, incluso en el pueblo, era que la muerte equivalia a la nada, a un sueño eterno, y se repetia que la idea de una vaga supervivencia de las Sombras no pasaba de ser una fábula. Había no pocas especulaciones que hablaban con todo detalle de una supervivencia del alma y de su destino en el más allá, pero no pasaban de ser peculiares de algunas sectas reducidas; ninguna doctrina de amplia acogida enseñaba que hubiera más allá de la muerte otra cosa que el cadáver. No había pues una doctrina común, no se sabía qué pensar y en consecuencia no se suponía ni se creía nada en particular.

Por el contrario, los ritos funerarios y el arte sepulcral multiplicaban afirmaciones de todo tipo con el fin de reducir la angustia que se anticipa al momento de la muerte; sin necesidad de creer en sus contenidos a la letra, se apreciaba su intención consoladora. Un sarcófago encontrado en Simpelveld, enteramente esculpido en su interior, constituye una auténtica maqueta de un interior doméstico en el que el difunto descansa, acodado sobre su lecho. Es como seguir hilando la metáfora más allá del punto en que las Parcas han cortado el hilo: la tumba es la morada eterna en que todo se prolonga una vez que todo ha cesado y donde la nada adopta las apariencias consoladoras de una monótona identidad. En el exterior de numerosos sarcófagos infantiles, un putto adormecido mantiene indecisos los límites entre el sueño y la muerte. Sobre no pocas tumbas, la imagen de un navío o de un viajero sobre su caballo o en su carruaje no nos ilustra sobre ningún viaje por el más allá, sino sobre el viaje en que consiste esta vida; el puerto de la muerte o la linde que señala el tránsito son su término natural. Idea consoladora la de que la muerte es el descanso después de un largo viaje; idea resignada la de que esta vida no es más que un breve trayecto. En otros sarcófagos, se compara la vida con las carreras del Circo: los carros dan siete breves vueltas y luego desaparecen.

Los romanos celebraban sus días de los difuntos, entre el 13 y el \_\_\_\_\_ 21 de febrero, durante los cuales llevaban ofrendas a las sepulturas

Pompeya, tumba de una dama (y no de un marino): el navio de su vida ha alcanzado el puerto, los marineros arrían velas (en una tumba de Ostia, el puerto de la muerte se llama PAVSII.YPOS, «el fin de los cuidados»).







de sus familiares; pero no creían que los muertos acudan a contemplar y respirar el perfume de las flores que depositamos sobre sus tumbas. En tierras helénicas, se había puesto durante mucho tiempo sobre los sepulcros figuritas de terracota («tanagras», como se las suele llamar) que representaban Amores, Victorias o Sirenas; la religión cotidiana no solía hablar de estos genios fúnebres: pero se habían elaborado creencias particulares en torno al culto de los muertos. Diferentes del grueso de las creencias, debían de aparecer ante las preocupaciones espirituales más como una afirmación de circunstancias que como una evidencia, a falta de enseñanzas más sostenidas; durante la época imperial, estas creencias parecen haber sido olvidadas: las tumbas griegas, como las romanas, no encierran más que objetos menudos de homenaje, lámparas, vasos de vidrio, frascos de perfume. Las ideas consoladoras del más allá nacian del

Nuestra vida no es más que una vuelta a la pista. (Nápoles, Museo arqueológico.)



deseo de creer, y no de la autoridad de una religión establecida; la coherencia dogmática les era por tanto ajena. Sucede, como advertía Rohde, que un mismo epitafio afirma dos verdades a la vez: una esperanza sublime y una perfecta incredulidad. A lo que viene a añadirse otra dificultad de interpretación para quien quiera pasar de las imágenes a las mentalidades de entonces: a veces, una imagen cuenta menos por lo que representa que por la esfera a que pertenece; un bajorrelieve funerario báquico no sostiene tanto la creencia en este dios como la existencia de una esfera de ideas religiosas en general sin más precisión. Una analogía moderna: muchos cuadros religiosos, desde el siglo XVI hasta el XVIII, no vacilan en hacer ostentación de atractivos puramente seculares, en presentar santos demasiado guapos, incluso en ofrecer semidesnudos; no obstante, el espectador, aun si era un miembro de la nobleza, «filósofo» y «libertino», reconocía en ellos una pintura religiosa y la situaba en una esfera más elevada que la de las desnudeces de Boucher.

Baco, divinidad favorable, personaje marginal, disponible a cualquier innovación, dios sobre todo mitológico, al que la religión corriente ignoraba y al que las imaginaciones podían plegar a su gusto, fue el favorito de aquellas teologías fúnebres y de circunstancias; su leyenda y sus ritos se representan en numerosos sarcófagos y, en particular, en tumbas infantiles: la desaparición de un ser joven incita a las poetizaciones consoladoras; en el epitafio de un adolescente puede leerse: «Fue arrebatado por Baco a fin de convertirse en su iniciado y su compañero.» Salvo excepción, estos sarcófagos no pertenecen a miembros de ninguna de las sectas báquicas, y su decoración no sirve para ilustrar las convicciones que sustentaban. Tampoco ilustran una religión báquica que se hubiese



Sarcófago, siglo II. Vestigios de policromía. Bacantes, músicos, Sileno y Pan preceden a Baco, a la izquierda, en su carro tirado por un centauro. Delirios o extasis dominan a unos seres de rostro humano y echan por tierra a los animales. (Roma, museo de los Conservadores.)

difundido por entonces. Pero tampoco se trata de un adorno puramente decorativo; nadie estaba seguro, en aquellos tiempos, de que no hubiera alguna verdad en las leyendas, o de que la doctrina de alguna secta no fuese veridica. Baco, dios del más allá, era un puede ser consolador del que se había oido hablar (3).

Los epitafios y el arte funerario tienen el tacto de no sugerir sino ideas consoladoras; pero Platón, Epicuro, Lucrecio y otros nos repiten que el alma de los agonizantes se veia a veces agitada por el recuerdo de sus faltas y de sus crimenes, y de que se sentían angustiados de tener que presentarse tan pronto ante los dioses que habrian de castigarlos; son afirmaciones que nos parecen comprensibles. El miedo de los moribundos no era el de los castigos mitológicos en aquellos infiernos fantásticos que nadie había tomado nunca a la letra; eran «los dioses» mismos los que daban miedo, porque siempre se había sabido que «los dioses» eran justos, providentes y vengadores, sin tener que preguntarse cómo se las arreglaban en concreto: estaban alli para vengar la conciencia de los hombres. «Este malvado, escribe Valerio Máximo, expiró pensando en sus perfidias y en su ingratitud; su alma se hallaba desgarrada como por un verdugo, porque sabía que los dioses del cielo a los que odiaba le iban a entregar a los dioses subterráneos que lo

No hemos de creer que el epicúreo Lucrecio hiciese una pintura exagerada de los tormentos de conciencia de los agonizantes, con el propósito de hacer aparecer como más indispensable la filosofía tranquilizadora de su secta. Lucrecio decía la verdad: el paganismo, religión festiva, no carecía de prolongaciones éticas, de fuentes de ansiedad que no era capaz de tranquilizar; pero no era una religión

de salvación, que da ánimos a sus fieles procurándoles un plan de organización de su existencia en este mundo, so color de garantizarles la salvación en el otro. Semejante plan de organización había que solicitárselo a las distintas sabidurías, a la filosofía de los epicúreos, a la de los estoicos, o incluso a otras; porque eran estas sabidurías las que ofrecian al individuo la posibilidad de sustraerse a la angustia, de llegar a sentirse dichoso, o sea tranquilo.

Sectas filosóficas En un libro célebre, pero más erudito que perspicaz, se sorprende Max Pohlenz de que la filosofía de los Antiguos, a diferencia de la de los modernos, haya basado la obligación moral sobre un fin interesado, la felicidad. Extraña falta de sentido histórico; no resulta fácil entender cómo los Antiguos hubieran podido hacer otra cosa, ya que lo que ellos entendian por filosofía no se proponía, como la de Kant, averiguar cuál podía ser exactamente el fundamento de la moral: lo que la filosofía se proponía entonces era proporcionar a los individuos un método de dicha. Una secta no era una escuela a la que se iba a aprender ideas generales; se adhería uno a ella porque se buscaba un método razonado de tranquilización. La moral formaba parte de los remedios prescritos por ciertas sectas, que daban de su sistema de ordenanzas una explicación razonada; de ahí la confusión de los modernos.

La secta epicúrea y la de los estoicos proponian una misma cosa a sus secuaces: una receta basada en la naturaleza de las cosas (o sea, filosóficamente fundamentada) para vivir sin miedo a los hombres ni a los dioses, al azar ni a la muerte, y para hacer a la felicidad individual independiente de los golpes de la suerte; para resumir el idéntico fin de ambas, las dos sectas proclamaban que querian hacer de los hombres los pares mortales de los dioses, tan serenos como ellos. Las diferencias estaban en los matices y en las metafísicas que justificaban semejantes medicinas. El estoicismo, que sólo tenía el nombre en común con lo que Vigny entendía como tal, prescribía la necesidad de mantenerse, a fuerza de ejercicios de pensamiento, en un estado de espiritu heroico al que nada pueda ya afectar; el epicureísmo en cambio estimaba que lo que necesitaba sobre todo el individuo era llegar a sentirse libre de todo tipo de angustias ilusorias. Al desdén por la muerte, las dos medicinas añadían el de los vanos deseos; el dinero y los honores, bienes perecederos, son incapaces de garantizar una seguridad inquebrantable. El epicureismo enseñaba a liberarse de las falsas necesidades; prescribía una vida a base de amistad y agua fresca. Los estoicos justificaban su método por la existencia de una razón y de una providencia que son sus bases, mientras que el atomismo epicureo liberaba al hombre de los miedos absurdos que nacen de sus supersticiones. Otra diferencia era la siguiente: según los estoicos, nuestra naturaleza nos dicta una inclinación innata por nuestra familia y nuestra ciudad, hasta el extremo de que, si no cumplimos nuestros deberes para con ellas, nos convertiríamos en seres mutilados y desgraciados; en cambio, según los epicúreos, nuestra felicidad no nos prescribe respetar otra cosa que los pactos de amistad que hayamos

suscrito por un cálculo de interés bien entendido. Una y otra secta

preveían que, si un hombre, enfermo o perseguido, ya no podía sostener, en su cuerpo o en su ciudad, una existencia humana, tenía a su disposición el suicidio como remedio autorizado, e incluso recomendado.

Las sectas no imponían imperativos morales a sus miembros: les prometían simplemente la felicidad; ¿se hubiera adherido libremente a una secta un hombre culto de no buscar en ella su provecho personal? Por la misma razón, estoicismo y epicureísmo eran dos intelectualismos: ¿cómo hacer del hombre un héroe, cómo librarlo de sus angustias y vanos deseos? Convenciendo a su intelecto. Su voluntad irá detrás, si se le dan buenas razones. No se entiende bien, en efecto, qué autoridad hubiera podido ejercer sobre sus libres discípulos un director de conciencia, como no fuera la de la persuasión exclusivamente: no se hallaban sometidos a su disciplina.

La diferencia entre estas sectas y la escuela es apreciable. Todos los miembros de la buena sociedad habían ido a la escuela en su juventud, y habían estudiado retórica en ella; en algún momento de su existencia, algunos de entre ellos se «habían convertido» (era la palabra empleada) a la doctrina de alguna secta. Además de un puñado de ricos convertidos y ociosos, la secta comprende también otro grupo de convertidos procedentes de la pequeña burguesia; no tienen muchas rentas y han de aumentar sus magros recursos como preceptores de filosofía en casa de algún poderoso, como clientes de algún influyente personaje o como conferenciantes de pasada. Han hecho profesión de su entrega a la filosofía, y la austeridad de su atuendo, que es casi un uniforme de filósofo, lo atestigua. Entre los ricos, por el contrario, entre quienes la profesión no era un medio de subsistencia, la profundidad del compromiso ofrecia grados diferentes; sólo los convencidos llevaban las consecuencias de su profesión de fe hasta el uso de la vestimenta filosófica y la larga barba descuidada; la mayoría de los convertidos adinerados se contentaban con el cambio de algunos detalles simbólicos en su modo de vida, con leer las obras de los autores de su secta y con mantener junto a si a un preceptor de filosofía que les enseñara los dogmas y que ponía de relieve, con su presencia, la elevación espiritual del dueño de la casa.

¿Qué era lo que los hacía vacilar para entregarse por completo a la filosofía? Dicen una y otra vez que no tienen tiempo, que el estado de su patrimonio o los deberes de su cargo los acaparan. ¿Pero no era lo importante, responde Séneca, que consagraran sus pensamientos a la doctrina, se rodearan de amigos que fueran a su vez filósofos y ocuparan sus ocios en charlar con su filósofo doméstico? A un alto funcionario que se sentía atraído por el estoicismo, le aconsejaba Séneca que se limitara a la lectura y a los ejercicios intelectuales, pero que se abstuviera de prácticas más ostentosas que sinceras, tales como la de llevar el hábito y la barba, rehusar comer en vajilla de plata, o dormir sobre un colchón en el suelo. Pero sigue siendo verdad que para no pocos espíritus, cambiar de vida era un desvelo terriblemente serio, ya que no posible en su realización.



Tumba de un médico, siglos III-IV. No está leyendo un tratado de medicina, como se ha creido, sino a sus clásicos, porque, menos estricto que su profesión, era un hombre culto. En Roma, una mujer podía ser tenida como medica, philologa, «doctora y amiga de las letras». (New York, Metropolitan Museum.)

Impregnación filosófica

Como es cosa bien sabida, las gentes sencillas no se tomaban muy en serio a los convertidos y ponían de relieve el contraste que separaba sus convicciones y su modo de vida, su riqueza, su mesa abundante y sus queridas. Bromas dictadas por la envidia, ya que el tipo humano del filósofo gozaba de una admiración y una autoridad considerables; un senador podía, sin ningún desdoro de su persona, presentarse y escribir como filósofo, así como un emperador. Ningún hombre de letras, poeta o erudito romano representó nunca el papel de conciencia pública: era algo que les estaba reservado a aquellos intelectuales, a condición de que su modo de vida y su exterior demostraran que vivían de acuerdo con su doctrina. Tienen el derecho de la reprimenda y el consejo públicos, y una de sus misiones es la de dar a las ciudades que visitan consejos de alta moralidad: cuando san Pablo predicó en el Areópago de Atenas, estaba siguiendo su ejemplo. En el fondo, son una especie de clero laico, y los humoristas cuentan sobre ellos historietas divertidas, como se hará en la Edad Media a propósito de las costumbres de los clérigos. Un senador, condenado a muerte, camina hacia el suplicio acompañado de su filósofo doméstico, que le prodiga hasta el final sus exhortaciones; otro, sostiene en su lecho de muerte doctas conversaciones con un filósofo de la secta cínica; y un gran personaje, gravemente enfermo, escucha los consejos de un estojco, que le exhorta al suicidio, y se deja morir de hambre.

Porque todo convertido a una doctrina se volvía su propagandista y se esforzaba en atraer a ella nuevos miembros: Fulano es refractario, pero el caso de Mengano no es desesperado, puede ganársele aún para la sabiduría. Términos como conversión, dogma y herejía fueron tomados por los cristianos de las sectas filosóficas. Estoicismo, epicureísmo, platonismo, cinismo, pitagorismo, cada secta continuaba la doctrina de su fundador y era o se creía fiel a sus dogmas; la idea de una investigación libre les era ajena. Se transmitía la doctrina como un tesoro y se polemizaba con ardor contra la de las otras sectas; las modificaciones, a veces considerables, introducidas a lo largo de los siglos en los dogmas eran involuntarias y escapaban a sus propios autores. Pero como grupos libres que eran de convencidos, sin ninguna jerarquía ni organización, las sectas no care-

cían por ello del sectarismo de sus dogmas.

Ahora bien, al margen de su organización, difieren de las iglesias y sectas cristianas en un punto capital: no se les ocurre suponer que un día su verdad pueda y deba imponerse a la humanidad entera; presumen por el contrario que sólo un puñado de individuos sabrá aceptar sus verdades. No buscan la salvación de la humanidad a su pesar; se dirigen a cualquier hombre, pero se hallan convencidos de antemano de que serán pocos los que escuchen, y se resignan a

ello. Su universalismo no es imperialista.

Sus dogmas servían de norma de vida al grupo de convencidos que se consideraban pertenecientes a la secta. Pierre Hadot lo ha dejado bien en claro: una filosofía antigua no está calculada para ser tenida por interesante o verdadera, sino para ser puesta en práctica, para cambiar una existencia, para ser profundamente asimilada mediante ejercicios intelectuales, que habrán de servir de modelo a los ejercicios espirituales del cristianismo. Son ejercicios



Sarcófago llamado «de Plotino», final del siglo in o siglo iv. Un literato sentado en el centro, con un manojo de volúmenes a sus pies. Se trata del difunto, que ha debido de ser una celebridad. A su alrededor, su parentela, que lo ha admirado, o sus discipulos. En cada extremo, una figura de Sabio hace de centinela a fin de separar del común a esta familia excepcional, o a esta capilla, ¿Acaso la de aquel filósofo gental que fue Plotino? A esta identificación se le han hecho objeciones eronológicas. Confieso mi escepticismo a proposito de unas dataciones demasiado precisas basadas en simples criterios estilísticos. La verdadera dificultad radica en que cualquier época ha contado con más de un hombre de letras celebre. (Roma, museos del

cotidianos, incluso de todos los instantes: «Revive sin cesar en tu espíritu las verdades que has escuchado en un momento dado y que tú mismo has enseñado a otros»; hay que meditar en los dogmas, rememorarlos, aplicarlos a los acontecimientos humanos de la vida cotidiana, no perder de vista ningún objeto que ofrezca la ocasión de pensar de nuevo en ellos, recapitular las verdades, repetírselas uno mismo en silencio, si hay gente delante, y en alta voz si se está solo, escuchar conferencias públicas y darlas uno mismo... Hay que anotar los propios ejercicios por escrito: Hadot acaba de demostrar que los *Pensamientos* de Marco Aurelio no constituyen en absoluto el diario íntimo que se ha pensado que eran; lejos de ser pensamientos dispersos y reflexión libre, su libro es la puesta en práctica absolutamente metódica de un plan-tipo de meditación en tres puntos.

La influencia de la doctrina no se limita al círculo de la secta; al precio de determinados cambios funcionales, se difunde por toda la vida social, y aun política. El estoicismo se convirtió en una ideologia bienpensante que respetaba todo el mundo: los estoicos pusieron tanto vigor en su conformismo que llegó a parecer que eran sus autores. De modo más general, la filosofía, al dejar de ser un método de vida, se iba volviendo un objeto de curiosidad intelectual entre las personas cultivadas. Cultura e ideología, la filosofía no era prácticamente otra cosa para un Cicerón, que vivía como un senador culto más bien que como un filósofo; jugo un papel considerable en su vida intelectual, pero más o menos nulo en su existencia personal, como ocurre entre los modernos. Nadie puede tenerse por culto si no tiene algún conocimiento de los dogmas; médicos y arquitectos se hallan divididos a propósito de si su arte ha de ser filosófico o atenerse al empirismo. Y sobre todo, las doctrinas filosóficas sirven de material retórico: un estudiante o un aficionado

Obra maestra de un taller identificado, alrededor del año 200. En el extremo de la izquierda, el bello pastor Endymion está durmiendo. La Luna enamorada, rodeada del halo de su velo, desciende majestuosamente de su carro a fin de contemplarlo durante su sueño. A la derecha, la Brisa alada queda inmovilizada por la sorpresa al verlo tan hermoso. A la izquierda, en lo alto, el Sueño extiende sobre Endymion sus adormideras. En el extremo de la derecha, un sainete rústico sitúa los amores de la Luna en la mocencia de la pastoral. (Génova, palacio Doria.)

Castor y Pollux, tocados con sus honetes cónicos, se apoderan de dos hermosas, mientras las otras huyen; unos guerreros intentan oponerse a los compañeros de armas de los dos hérocs. Siglo u o primera mitad del siglo in. (Roma, museos del Vaticano.)





Sarcófago de importación o de imitación ateniense, hacia el año 200, Aquiles, disfrazado de mujer, vivia secretamente entre las hijas de un rey. Pero su interés por hacerse con una espada y un escudo reveló a todos su verdadero sexo. (Nápoles, Museo arqueológico.)





al arte de la retórica, brillará si es capaz de realzar su argumentación con razones filosóficas; los profesores de elocuencia indicaban qué doctrinas eran las más útiles para un aprendiz de orador. La filosofía acabó por ser una parte de la vida cultural, de sus pompas y sus obras, y la gente se apretaba para escuchar las elocuentisimas conferencias públicas de algunos grandes tenores del pensamiento. Se trataba de una parte integrante de la cultura, de aquella paideia que los individuos instruidos asignaban como fin a su vida ociosa; en los sarcófagos, la imagen del sujeto culto en actitud de leer conviene indiferentemente a un filósofo, a un aficionado a la literatura o a un retórico: no cabe distinguirlos. El gabinete de trabajo es un santuario de la vida privada antigua; está provisto de las obras de los escritores y pensadores, y decorado con sus bustos o con sus retratos pintados.

La impregnación filosófica de la clase culta, incluso en aquellos de sus miembros no atraídos por las sectas, se mide por su capacidad de autorreflexión, por un desdoblamiento; hay un rasgo en las costumbres que prueba el éxito de semejante aculturación: la frecuencia de los suicidios resultado de la reflexión. Suicidio del senador que sabe que el emperador se dispone a hacerlo acusar y condenar a muerte, suicidio del enfermo o del anciano que aspira a una muerte digna, o a una muerte más dulce que sus padecimientos; estas muertes voluntarias se admitían y hasta se admiraban; el

coraje del enfermo que huye de sus sufrimientos en el descanso terno era vivamente elogiado por los mismos filósofos, ya que el micida era alguien que había rubricado con su sangre una idea filosoficamente exacta: sólo contaba el valor del tiempo vivido, sin que la prolongación de éste multiplicara aquél. La vida privada tenía u refugio en el dominio de sí mismo, en los dos sentidos de la expresión: tener la fuerza de disponer de la propia vida y reconocer el propio derecho soberano sobre ella, en lugar de someterse a la decisión de la naturaleza o de alguna divinidad. En el descanso eterno de la muerte, el suicidio sella el ideal de una tranquilidad privada que está hecha de renunciamiento a los bienes ilusorios.

El desasosiego

La búsqueda de un jardín privado no tenía su origen en un retroceso decidido sobre las normas éticas y sociales, sino en un «desasosiego» que era anhelo de seguridad, aun al precio de una cierta disminución de la envergadura del yo. En otras sociedades, la vida privada será una verdadera secesión, o bien consistirá en desplegar unas velas de navegante solitario o de corsario al viento de los deseos, del sueño o de la fantasía individual.

Todo esto al precio de una falta de abandono y de narcisismo. ¿Se ha advertido hasta qué punto escasea la sonrisa en el arte greco-romano? La tranquilidad se obtiene gracias a la tensión y la renuncia: el mundo pagano es en esto tan típico como el de los samurais o el de la reina Victoria. Ahora bien, todo esto se nos hace un tanto estrecho: moralistas, pensadores y poetas antiguos nos dan la impresión de sobrestimar ingenuamente las posibilidades de la censura de si mismo, al tiempo que subestiman con demasiada precipitación al censurado, y de tener en suma una visión estrecha del hombre. El ejemplo más llano será también el más convincente. «Cada ser tiene su secreto; en el ensueño, lejos de los demás, es donde encuentra la paz, la libertad, el sentimiento; hay una verdadera soledad entre amigos, entre amantes, entre todos los hombres»: una frase moderna tan simple como esta sería impensable en la Antigüedad. A partir del siglo II, hay ciertamente un estilo nuevo, interiorizado, que pasa a ser hipocondría y afectación; Aelio Arístides está obsesionado con su salud, Frontón intercambia las cartas más tiernas (y sin ningún equívoco) con su discípulo Marco Aurelio, el futuro emperador, y Herodes Atico hace de su duelo más sincero un ritual de tristeza; todo lo que sea espontaneidad, con ayuda de la cultura, se erige en doctrina y arte de vida.

Pero el paganismo fue también otra cosa, algo que continúa haciendo cavilar a los cerebros humanos; censura quiere decir también elegancia; su arte, sus libros, su misma escritura, todo es bello: compárese una inscripción griega o latina del siglo I, con su grafia digna de nuestros mayores tipógrafos, y una inscripción del Bajo Imperio o de la Edad Media... Fue en el siglo II cuando se inició la gran subversión; el mundo se vuelve cada vez más feo, en el mismo momento en que el hombre interior deja de negarse al conocimiento no estilizado de sus sufrimientos, impotencias y abismos. En adelante, obras serán amores y no buenas razones. El cristianismo acaba de jugar y ganar la partida sobre la base de la

antropologia menos estrecha y distinguida que había inventado a partir de los Salmos. Será más comprensivo, más popular, pero también más autoritario; durante quince siglos, el autoritarismo pastoral, el poder ejercido sobre las almas, iban a suscitar más apetencias y más rebeliones, y hacer correr más sangre que, en definitiva, la misma lucha de clases, o sea el patriotismo,

El Imperio romano era propiedad de una nobleza urbana, si no por derecho de sangre, cuando menos por el hecho del patrimonio asi como por un espiritu nobiliario que no se nos hace presente de forma inmediata porque se halla revestido de signos cívicos. No obstante, es verdad que estos notables, tan prendados de las vanidades como los contemporáneos de Saint-Simon, siguen vacilando entre el ideal del homo civicus y el nuevo ideal del homo interior, y que sus vacilaciones van a durar aún durante mucho tiempo.

Como prueba de todo ello aportamos, paradójicamente, una imaginería en la que los numerosos discipulos de Frantz Cumont han creido leer precisamente lo contrario, la de los ricos sarcófagos con decoración mitológica. Estas imágenes serán las últimas que el lector conserve en su memoria de la ciudad antigua. A partir del siglo II de nuestra era, los ricos romanos gustan de hacerse inhumar en sarcófagos decorados con bajorrelieves. Pero estos bajorrelieves no tienen nada de funerarios; representan las leyendas más diversas de la Mitología. El estilo es aún menos fúnebre que el tema: se trata del academismo convencional de los «antiguos», del humanismo gracioso y sereno del arte griego. Cuando las figuras legendarias han recibido del escultor una animación patética, esta emoción es la misma que un buen narrador sabe dar a sus relatos. La decoración de estos sarcófagos habla de cosas que no son la muerte ni el difunto; se nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con la cuestión. Por ejemplo, en el Louvre, la desnudez de Diana sorprendida durante su baño por el indiscreto cazador Acteón, al que la púdica diosa hace que devoren sus perros.

¿Qué es lo que pintan sobre unas tumbas estas imágenes graciosas y gratuitas? Como no hay nada más fácil y tentador que las interpretaciones simbólicas. Cumont le ha atribuido a esta mitología una significación escatológica; también en el Louvre, la levenda de Júpiter que arrebata al cielo al encantador Ganimedes para hacer de él su favorito y la de Cástor y Pollux llevándose a las hijas del rey Leucipo, serían de este modo unas alegorías del alma del muerto arrebatada al cielo para ser inmortal. Pero por desgracia estas ingeniosas interpretaciones sólo son posibles a propósito de algunas de tales leyendas, sólo que no necesariamente en relación con las representadas con mayor frecuencia; y para empeorar la situación,

chocan también con el estilo.

Entonces, se dirá, si la decoración mitológica de los sarcófagos no es simbólica, ¿habrá que resignarse a creer que es simplemente decorativa? No: la iconografia, de acuerdo con Panofsky, tiene sus límites, y la significación de una imaginería no se reduce a ser conceptual y doctrinal. En los sarcófagos, la mitología no era un simple relleno, sino que servía para situar a los espectadores en una

El exceso de belleza de los sarcófagos

atmósfera no prosaica y no realista. Lo de menos era qué leyenda se hallaba allí representada: lo importante es que los romanos huían de la muerte mediante el mito en general; las bellas imágenes míticas (tan diferentes del pathos del arte del retrato durante aquella misma época) se proponían estetizar la muerte, rehuir la tristeza; en este aspecto eran imágenes cargadas de sentido: en ellas florecía por última vez el apolinismo de la antigua Grecia. Ante un sarcófago de decoración mitológica. ¿cuál es la primera reacción de cualquier espectador? Sentir el temor de la muerte eclipsado tras lo maravilloso, lo fabuloso, lo voluptuoso y la humanidad carnal. Ricos y costosos sarcófagos, naturalidad moral ante el más allá, estos dos privilegios iban sin duda juntos. Apolinismo distinguido hecho de autocensura, virtud de la riqueza satisfecha, quietismo y estetismo queridos y secretamente puritanos; es todo un mundo lo que late ahí dentro.

Bronce: Altura: 65 mm. La diosa gala Epona, sobre su yegua, vierte una libación. Una imagen piadosa entre decenas de miles: el Imperio fue una época profundamente religiosa. Epona fue la única divinidad de una provincia del Occidente cuyo culto se extendió por todo el Imperio; desde Portugal hasta Bulgaria, protegia a caballos y mulos. (Paris, Petit Palais, colec. Dutuit.)



## Notas

 Aprovechamos la corrección de pruebas para subrayar que la importancia de la gimnasia y de la música en la educación de estilo griego incluso bajo el Imperio (cf. Marco Aurelio, I, 6) acaba de verse confirmada por Louis Robert en las actas del congreso internacional de epigrafía celebrado en Atenas en 1982 (vol. 1, p. 45); por lo demás, el libro capital sobre la educación helenística y romana es en la actualidad el de lisetraut Hadot. Arts libéraux et Philosophie duns la pensée untique. Paris, Etudes Augustiniennes, 1984.

 Tal vez... Pero Pierre Hadot me dice en términos persuasivos que las cosas no son tan simples en el caso de Marco Aurelio, aun cuando esta intima relación entre el trono y la filosofía no sea en absoluto la que el moderno historiador hagiográfico

de Marco Aurelio imagina con demasiada facilidad.

3. La imaginería báquica es algo más que decorativa y algo menos que religiosa en sentido pleno. La clave del problema está en una idea de Jean-Claude Passeron cuya importancia teórica nos parece considerable: el idioma de las imágenes no es asertivo: lo que una imagen nos pone ante los ojos, no puede afirmarlo, como tampoco negarlo o decir «un poco», «tal vez», «mañana», etc. La imagineria báquica es una seductora proposición que no exige respuesta y deja indeciso el peso de su realidad. Ni siquiera se trata de que, como suele decirse, todo simbolismo sea fluido y admita innumerables interpretaciones: sino de que semejante imagineria no exige tampoco que se responda con un sí ni con un no, o que se sepa lo que se piensa de Baco. La imagen, al situarse al margen de la afirmación, no toma partido y tampoco exige que se tome. Pero el hecho de que una imagen no sea asertiva no significa que por lo tanto no sea más que decorativa.

## La Antigüedad tardía

Peter Brown

Peter Brown

Las levendas de las ilustraciones del texto de Peter Brown se deben a la dirección de este volumen.

Pagina de introducción: retrato de joven principe pagano, de finales del siglo il. Lo pulido de las superficies, lo nítido de los volúmenes, así como el semblante devorado por una mirada interior; ¿estarían traicionando acaso la "angustía de una época"? ¡Pero éstas son cosas que no ocurren nunca! Se trata de una interioridad deliberada, buscada, por rica y refinada, precisamente. Así se quería a si misma la nobleza pagana tardía. Y éste seguirá siendo uno de los estilos del arte oficial de época cristiana. (París, Louvre.)

Marco Aurelio ofreciendo incienso al comienzo de un sacrificio. Detrás del emperador, un anciano representa el Senado en su totalidad; al fondo, el templo de Júpiter Capitolino, dios del Estado. Si no se tuviera en cuenta el placer que la piedad pagana experimentaba en la ejecución de los ritos, no podría comprenderse tampoco esta imagen, del mismo modo que un ser asexuado sería incapaz de entender un film erótico. (Roma, museo de los Conservadores.)

En los cuatro siglos que transcurrieron entre los reinados de Marco Aurelio (161-180) y de Justiniano (527-565), el mundo Mediterráneo atravesó una serie de profundas transformaciones que afectaron al ritmo de vida, a la sensibilidad moral y, consiguientemente, al sentido de identidad de los habitantes de las ciudades, así como de aquellos que poblaban el campo circundante. La presente colaboración pretende exponer y explicar algunas de las más importantes de esas transformaciones. Para poder hacerlo dentro de los exiguos límites de un único ensayo, el autor deberá comenzar dejando constancia de ciertas renuncias a las que se ha visto obligado. Así, a pesar del título, lo que denominamos «vida privada» en el vago sentido que es habitual a toda sociedad occidental moderna esto es, la experiencia privada del individuo y la vida privada de la familia- no constituye el tema exclusivo de nuestro ensayo. De lo contrario, el lector se vería empujado a caer en el fatal anacronismo de aislar lo «privado» del contexto público que le dio sentido a lo largo de todos esos siglos. Asimismo, habría quedado oscurecido el hecho de que el principal cambio que se produjo en la Antigüedad tardía consistió en el lento discurrir de una forma de comunidad a otra —de la ciudad antigua a la iglesia cristiana. El hilo conductor del ensayo viene dado por la manera en que se transformaron las vidas del individuo y la familia, sin excluir cuestiones tan intimas como la percepción del propio cuerpo, todo ello relacionado con unos contextos sociales cambiantes que se encuentran ligados al nacimiento de formas nuevas de comunidad.

## El elitismo pagano

Para apreciar la naturaleza y amplitud de la transformación que se inició con el hombre «cívico» de la época antoniniana y finalizó con el buen cristiano de la Iglesia Católica medieval de Occidente, hay que dejar que el tema discurra como un río que serpentea a lo largo y a lo ancho de la sociedad romana mediterránea. Corre bañando numerosas riberas y aborda cuestiones tan intimas y «privadas» (en el moderno sentido de la palabra) como el cambiante significado del matrimonio, la sexualidad o la desnudez.

Sin embargo, en el transcurso de esos siglos la corriente del río se alimentó de una preocupación que en gran medida es ajena al hombre moderno: tanto si nos referimos a la vida de los notables de una ciudad, como a los hábitos de un cristiano tardío, nos encontramos una y otra vez con una ancestral exigencia de integración en una comunidad pública cuyos valores impregnan completamente la experiencia del hombre privado y en la que, en condiciones ideales, la experiencia privada es totalmente transparente a los valores de lo público.

Por consiguiente, este ensayo no se parece nada a una Histoire de la vie quotidienne, y menos aún a una Histoire du sentiment réligieux, bien que en él aparezcan elementos de ambas. En lugar de ello, pretende ofrecer al lector un breve capítulo de lo que nuestros antepasados del siglo XIX habrían denominado Historia de la moral europea desde Augusto hasta Carlomagno (pienso aqui en mi compatriota William Lecky, que en 1869 publicó un libro bajo este título).

El autor cree que describir la manera cómo hombres y mujeres inmersos en los particulares contextos sociales del mundo romano, gobernaban sus vidas a la luz de un concepto siempre cambiante de la comunidad a la que se sentían pertenecer, puede propiciar un itinerario seguro —si bien, ciertamente, no el único— a quienes persiguen el proyecto de escribir una historia más amplia de la vida privada de los europeos occidentales.

Tumba, siglos n-m. Por mas que se viva en la urbanisma y tan lejana Germania, no se ha dejado de acudir a un escultor de la buena escuela. El amo aparece con atuendo de ceremonia, no sin un libro; la dama es esbelta y el niño está muy en su papel. La ornamentación es rica, pero el escultor ha renunciado a detallar los pliegues de la ropa; los ha hecho «decorativos», a falta de cosa mejor (Tréveris, Landesmuseum.) Los "bien nacidos"

Comencemos por humildes realidades. Ciertos rasgos del mundo mediterráneo permanecieron sorprendentemente constantes a lo largo de esos siglos. Topográficamente, nuestro relato no cambiará de escenario. Rara vez abandonaremos las ciudades. Cada una constituía en sí misma un pequeño mundo, definido por la intensa conciencia de su status respecto de las otras ciudades vecinas. «Mamá», pregunta un niño en un libro cómico del siglo III, «¿tienen otras ciudades una luna tan grande como la nuestra?» Ese status exigía una relación íntima y duradera con la ciudad: así, en nuestro libro cómico, un propietario suprime los mojones de la carretera que lleva a su casa de campo, ¡nada menos que para acortar la distancia que separa a sus propiedades de la ciudad! El anonimato de la vida moderna era algo prácticamente inexistente en todas las clases. Cuando el esposo de una mujer era crucificado, los rabinos le aconsejaban que abandonara la ciudad ---a menos que fuera tan grande como Antioquía—. Y por lo que se refiere a las élites, éstas medían sus actos con arreglo a la sociedad de la ciudad, donde la vigilancia mutua era permanente.

En todas las ciudades, la realidad fundamental de la sociedad romana venía dada por el aplastante sentimiento de distancia que separaba a los notables —los «bien nacidos»—, de sus inferiores. La evolución más marcada del período romano fue una discreta movilización de la cultura y la educación moral encaminada a afirmar esa distancia. Las clases altas buscaban distinguirse de sus inferiores a través de una forma de cultura y de vida social cuyo mensaje más palpable era el de que no podía ser compartida por los demás. Habían creado una moral de la distancia social estrechamente ligada a la cultura tradicional, que en las ciudades se ponía a disposición de las élites. En el centro mismo de esa cultura, y de la moral correspondiente, se hallaba la necesidad de asimilar las normas correctas de intercambio que, a fin de dirigir los asuntos públicos de la ciudad, regían entre las personas de clase alta.

La educación confía al niño a la ciudad y no a la escuela. El paedagogus comenzaba por conducir físicamente al niño de siete años de su casa al foro) Sus maestros se sentaban alrededor en aulas ineficazmente aisladas que se abrían sobre el foro, centro principal de la vida urbana. Allí, se verá absorbido por un grupo de jóvenes pares con un status semejante al suyo. Quedará obligado para siempre, y en igual medida, hacia éstos y hacia sus maestros. Tanto el contenido de la educación como el lugar donde se impartía buscaban la formación de un hombre versado en los officia vitae —las solemnes y tradicionales técnicas de relación humana que se esperaba llenaran la vida del varón de clase alta.

Se pensaba que la educación literaria formaba parte de un proceso de educación moral más íntimo y exigente. Se creía firmemente que la asimilación meticulosa de los clásicos literarios corría paralela al proceso de formación moral: las formas correctas de la comunicación verbal revelaban la capacidad de la persona de rango para establecer una forma adecuada de relación interpersonal con sus pares dentro de la ciudad.

Manuscrito de Virgilio, siglos Iv o v. Unos dicen: «El frescor»; otros en cambio: «Evocación poco ingeniosa, con el ingenuo escrúpulo de no dejar vacios.» Por lo demás, esta imagen no le va en absoluto a la poesía de Virgilio que intenta ilustrar, y el manuscrito en cuestión es un libro de arte frustrado. ¿Pero lo había advertido su propietario? Tal vez se contentaba con tener en su biblioteca un costoso clásico. (Roma, Bibl. vaticana.)





Virgilio entronizado entre dos Musas, con su Enrida en la mano. Mosaico de Sussa, siglos n/rv. Resulta inquietante que la única imagen de un escritor que nos ha llegado sobre mosaico sea la dei más grande de todosa, Porque el propietario amaba sus vellos? ¿O porque su respeto hacia la cultura no llegaba hasta juzgar por si mismo de la jerarquia de los autores clásicos?

El estudiado control de la conducta era, casi tanto como el de la lengua, la señal que distinguía al «bien nacido» en la escena pública. Los rasgos de comportamiento que una persona moderna tiende a considerar irrelevantes —el cuidadoso control de los gestos, del movimiento de los ojos, e incluso de la misma respiración— eran escrutados por los hombres de aquellos siglos como indicios de afortunada conformidad con las normas morales de las clases altas. La ininterrumpida sucesión de epítetos laudatorios que las lápidas del Asia Menor dedican, desde la época helenística hasta el reinado de Justiniano, a los «bien nacidos», revela algo más que simples ilusiones; el papel preponderante que en ellas desempeñan los adjetivos que subrayan las relaciones controladas y armoniosas con los pares y la ciudad, hasta casi excluir los demás valores, traicionan el peso enorme de las expectativas que pesaban sobre el varón de pro.

Lo que casi podría denominarse «hipocondría moral», establecía una firme barrera entre las élites y las clases inferiores. Se pensaba que la persona armoniosa, formada por una larga educación y modelada por la constante presión de sus pares, vivía en constante

epetin in depute.

Distancia



Sarcófago (detalle), siglo II. Obra de importación o de imitación griega. En un concurso de su gimnasio, el efebo vencedor se ciñe la corona, premio de la victoria, y el director del concurso le ofrece la palma. Es la fiel imagen de la educación efébica, practicada entonces en Grecia en todas partes, al menos hasta el siglo III de nuestra era, así como entre los griegos de Egipto. (Roma, museos del Vaticano.)

Villa de Piazza Armerina, primera mitad del siglo tv (in situ). Muy artístico, el desnudo no deja de mostrarnos un sostén y sirve castamente para ocultar a las miradas la vista de frente del amante. Y con razón: este amante, en mi opinión, no es otro que Priapo, reconocible por los frutos que sostiene entre los pliegues de su vestimenta alzada hasta muy arriba y por la peluca femenina que este supermacho lleva con frecuencia.

peligro. Estaba expuesta a la permanente amenaza del «contagio moral» de emociones y actos anómalos impropios de su condición pública, si bien plenamente aceptados como habituales en la sociedad no cultivada de sus inferiores. Utilizo la palabra «hipocondría» intencionadamente. Se trata de una época de grandes médicos, cuyas obras tuvieron enorme difusión entre los «bien nacidos» —en especial las de Galeno (129-199).

Una imagen determinada del cuerpo, en la que se mezclaban nociones heredadas del largo pasado de la medicina griega y de la filosofía moral, era presentada como soporte psicológico del código ético de los «bien nacidos».

Según este modelo, la salud personal y el comportamiento público convergen con toda naturalidad. En él, el cuerpo se concibe
como un equilibrio delicadamente sostenido de humores complementarios. Su salud se ve turbada por la pérdida excesiva de los
recursos necesarios, o por una concentración igualmente excesiva
de sobrantes perjudiciales. Además, las emociones que se tenían
por destructoras o transtornadoras de la conducta cuidadosamente
equilibrada del joven bien educado, podían interpretarse, en gran
medida, como secuelas de dichas descompensaciones. Por consiguiente, se consideraba que el cuerpo era la manifestación más
evidente y palpable de un adecuado comportamiento, y el control
armonioso del cuerpo, siguiendo los tradicionales métodos griegos
de ejercicio, dieta y baños, era la más íntima garantía de una
correcta compostura.

Fundamentada sobre la autovigilancia y el status, la condición clasista e introspectiva de esta moral —enraizada en la necesidad que tiene la persona de clase elevada de demostrar su distancia social a través de un código de comportamiento excepcional—, se pone inmediatamente de manifiesto en las preocupaciones éticas de la época antoniniana. Tomemos los ejemplos de las relaciones con los inferiores y de las relaciones sexuales. Descubriremos que ambas se encuentran reguladas por un exigente código de conducta pública.

Pegar a un esclavo en un ataque de ira era algo condenable. Pero ello no se debia a la dolorosa sensación de que se hubiera cometido un acto inhumano contra un semejante, sino a que esa explosión





Estas fichas de bronce, que muestran por una de sus caras las diferentes posiciones del amor y, por el reverso, unos números, debian de servir para algún juego de tablero.

suponía el colapso de la imagen armoniosa de la personalidad del hombre «bien nacido». La intrusión del anómalo estallido de violencia no era sino una forma de «contagio moral», responsable de que la conducta del amo para con su siervo fuera tan descontrolada como la que cabía esperar de este último.

Preocupaciones semejantes determinaban las actitudes frente a las relaciones sexuales. No se distingue entre amor homosexual y heterosexual; el placer físico se percibe como una continuidad que subyace a ambos. El goce sexual en si mismo no planteaba problema alguno al moralista de clase superior. Lo que si se juzga, y con dureza, es el efecto que ese placer puede tener en el comportamiento público y en las relaciones sociales del varón. La verguenza que pudiera ir aparejada a una relación homosexual residia únicamente en el «contagio moral» a que estaba expuesto un hombre de las clases elevadas que se sometía, ya físicamente (adoptando una postura pasiva en el acto sexual), ya moralmente, a un inferior de uno u otro sexo. Las inversiones de la jerarquía, ejemplificadas por la sexualidad oral con una pareja femenina, eran las más radicalmente condenadas, y—no hace falta ni decirlo— las formas más excitantes

El miedo al placer

de caída en el «contagio moral» por un inferior: la mujer. Los códigos morales con arreglo a los que la mayoría de los notables ordenaba su vida sexual consistían en el temor al afeminamiento y a la dependencia emocional, temor éste que no se fundaba en un escrúpulo sexual, sino en la necesidad de mantener una imagen pública de verdadero varón de clase alta.

En ambos casos, el temor a la subordinación social a un inferior se veía sutilmente reforzado por una ansiedad psicológica confluyente. Un hombre lo era porque actuaba eficazmente en la esfera pública. Y lo hacía así porque su feto se había «cocido», en el calor del seno, más completamente que el de una mujer, de tal modo que su cuerpo venía a ser el depósito de los preciosos «calores» de que dependia la energia masculina. En tanto que la inferioridad de la mujer podía determinarse con seguridad debido al bajo nivel de su «calor» y a la consiguiente fragilidad de su temperamento, había incertidumbre en lo que toca al hombre activo. Su «calor» siempre podia perderse. Las excesivas descargas sexuales podian «enfriar» su temperamento, y esa disminución de recursos quedaría reflejada. con una precisión implacable, en una pérdida de impulso en la escena pública. Por ejemplo, la voz sonora del hombre público, de que tanto gustaban oir Quintiliano y sus contemporáneos, y que resonaba en los ruidosos espacios públicos de la ciudad, era el fruto excelente de una masculinidad cuidadosamente preservada mediante la «abstinencia sexual». El duro puritanismo que encerraba la moral tradicional de las clases altas de los mundos griego y romano pesaba abrumadoramente en quienes la adoptaban. No pesaba en la sexualidad misma, sino que lo hacía en la sexualidad como posible fuente de «contagio moral». A través del «afeminamiento», en teoria resultante de placeres sexuales excesivos experimentados con parejas de ambos sexos, la complacencia sexual podía corroer la superioridad indiscutible del «bien nacido».

El pueblo puede permitirselo De ahí deriva también el impenitente particularismo de los códigos sexuales de la época. No se aplicaban a todos. Los notables podían someterse junto con sus familias a un austero código de puritanismo masculino, más próximo al que sigue existiendo en los países islámicos que al de la moderna Europa septentrional. Sin embargo, envueltos en la austeridad de su comportamiento, gozaban de tanta más libertad para exhibir el otro lado de su personalidad pública —la popularitas—.

En sus relaciones con los inferiores, como dadores que eran de las cosas buenas que ofrecía la vida urbana, prodigaban a aquellos de quienes se esperaba el goce de placeres más bajos toda una sucesión de exhibiciones, entretenimientos y cuadros que contradecían de plano, en su crueldad y franca obscenidad, el ordenado autocontrol que estos hombres habían abrazado como distintivo de su propio status superior dentro de la ciudad. Aristócratas refinadamente cultivados patrocinaban espantosas matanzas en los juegos gladiatorios de las ciudades griegas de la época antoniniana.



El ascenso del cristianismo tampoco modificó mucho este lado de la vida pública. Si el lector moderno recuerda algo del emperador Justiniano, probablemente se trata de la descripción que hizo Procopio de la carrera juvenil de su esposa Teodora: bailarina de «strip-tease» en el teatro público de Constantinopla, unas ocas acudían a picotear semillas de sus partes pudendas ante un público de miles de ciudadanos. Lo que es importante tener presente de esta anécdota es su venenosa precisión. He aquí a una mujer del pueblo a la que sencillamente no le eran aplicables los códigos de condicionamiento moral de la clase alta. Teodora es el polo opuesto en todos sus aspectos a las damas casadas de clase elevada, sobriamente cubiertas, e incluso recluidas, en la Constantinopla de aquellos tiempos. Sin embargo, en tanto que notables, los esposos de aquellas damas financiaban semejantes actuaciones para su propia gloria eterna y la de la ciudad.

Tampoco sorprende la prolongada supervivencia en la vida pública romana de la indiferencia ante la desnudez. No era una sociedad unida por la universalización implícita de la vergüenza sexual. La desnudez atlética perduró como señal del status del «bien nacido». El papel esencial que los baños públicos desempeñaron como punto de reunión de la vida cívica hacía que la desnudez entre los

Roma, marquetería de mármoles, después de 331. Un solemne desfile atraviesa Roma para dirigirse al Circo: sobre un carro de ceremoma, el cónsul que preside y paga las carreras aparece seguido por cuatro áurigas que van a disputarse la victoria sobre carros. Yuxtaposición suntuosa de colores vivos, ingenuidad deliberada. Hay tantos carros desfilan en el arte antiguo de que es un placer poder ver al fin uno de frente; frontalidad que desemboca en una perspectiva que se llama «del carro que trumpe», y cuyas ruedas se hallan incluso abiertas como un libro.



Gladiadores vivos o muertos, con sus nombres, siglo iv. La persona que había sufragado este espectáculo quiso perpetuar la lista de los campeones que había lanzado al combate y, muy costosamente para él, hecho degollarse. Este mosaico servia para demostrar su munificencia. Nunca, según parece, fueron los combates tan sanguinarios como en el siglo iv, a causa de una puja de sadismo y munificencia. (Roma, villa Borghese.)

Sarcólago, siglo III. El difunto, oficial de caballeria, lucha a caballo contra un león. A la izquierda, el mismo y uno de sus caballeros. Sus hombres toman parte en la cacería a la derecha: una de las misiones oficiales del ejército consistia en la caza de fieras, para la seguridad de las poblaciones, y para la captura de animales que sirvieran en los combates de la arena. Detrás del oficial, con el seno desnudo, el Valor. (Roma, palacio Mattei.)

pares y ante los inferiores fuera una experiencia cotidiana. Los códigos de comportamiento, como hemos visto, alcanzaban al cuerpo mismo; como resultado, las ropas de las clases superiores durante el período antoniniano, aunque caras, carecieron de la magnificencia ceremonial que llegaron a tener en épocas posteriores. La compostura de hombre, ya fuera desnudo o no, era la verdadera señal de su status—señal tanto más convincente cuanto había de ser, por definición, discreta—. En cuanto a las mujeres, la vergüenza social de exponerse ante una persona inapropiada y no el hecho de la desnudez en sí, constituía la principal preocupación: de ahí que la desnudez ante los propios esclavos se considerara moralmente tan inocua como la desnudez ante los animales; la exhibición física de las mujeres pertenecientes a las clases más bajas no era sino una prueba más de la desordenada inferioridad de las últimas frente a los poderosos.

En las ciudades de la época antoniniana, las realidades del poder se abatian como una atmósfera pesada e impalpable sobre los súbditos de la clase alta de aquel imperio mundial. Por intima que fuera la vida de una ciudad media. Roma no dejaba de ser un imperio. fundado y protegido con la violencia. Se exhibía la crueldad de los juegos gladiatorios como parte de la celebración oficial del emperador en todas las grandes ciudades del Mediterraneo. Esos espectáculos dejaban bien clara la sanguinaria voluntad de gobierno que poseía a la élite itálica. Incluso los juegos de dados con que los humildes probaban suerte en el foro eran guerreros: las jugadas inscritas en las fichas rezaban: «Los partos son muertos; los bretones conquistados; los romanos pueden jugar.» Es evidente que la política en las pequeñas ciudades, principal escuela del modo de ser de los notables en todas las regiones, se desarrolla también ahora «bajo la férula»: es decir, sujeta a la constante intervención de los gobernadores romanos, a quienes rodea la guardia militar de honor, calzados los pies con las fuertes botas de cuero de los legionarios.

Para que la vida de las ciudades pudiera continuar, la disciplina y la solidaridad de las élites locales, así como su capacidad para controlar a los propios subordinados, debieron ser movilizadas todavía con mayor deliberación que antes. El sentido de la disciplina pública penetró más profundamente aún en la vida privada de los notables: era el precio de mantener el status quo del orden imperial. De ahí la profunda transformación que experimentó la actitud ante la pareja casada a lo largo del siglo tt d. C.

Las mujeres

Estatua-retrato imitación de una antigua creación griega. Siglos i o it. Elegancia majestuosa de la actitud y del atuendo. La mano izquierda está velada, por distinción, no por pudor: en Grecia, incluso para un orador, la elegancia consistía en dejar las manos bajo su vestimenta, en vez de hacer grandes gestos. La mano derecha y el rostro son restauraciones modernas. (Roma, museos del Vaticano.)

Cartago, ¿siglo 1? La Tierra Madre o Italia. (Paris, Louvre.)

En el curso de las generaciones anteriores, a finales de la República y principios del Imperio, las mujeres de los hombres públicos [1] eran tratadas como seres periféricos que en poco o en nada contri-buían a la posición pública de sus esposos. Se les daba el trato de «pequeñas criaturas»: su conducta y sus relaciones con los maridos no ofrecian mayor interés para el mundo masculino de los políticos. Podían minar el carácter de sus hombres a través de la sensualidad; podían incluso inspirarles, a causa del amor, un heroísmo imprudente: frecuentemente se revelaban como generosas fuentes de valentía y buenos consejos en momentos difíciles. Pero, en sí, la relación matrimonial tenía poco peso en la escena pública. Gran parte de la llamada «emancipación» de las mujeres en los circulos elevados de la Roma del primer imperio no fue sino una libertad nacida del desdén. Las «pequeñas criaturas» eran libres de hacer lo que quisieran siempre que ello no perturbara el juego serio de la política masculina. El divorcio era rápido; el adulterio, si bien podía desencadenar ocasionalmente una salvaje venganza contra la esposa y el amante, no afectaba en modo alguno a la posición pública del

En la época de los Antoninos desapareció la indiferencia hacia el equilibrio conyugal en las clases altas. La concordia, la homonoia del buen matrimonio pasa ahora a ocupar el primer plano (frecuentemente, como consciente restablecimiento de la supuesta disciplina del pasado romano arcaico) para hacer las veces de nuevo y vibrante símbolo de las restantes formas de armonia social. Donde antes las monedas que celebraban la concordia -virtud política y social, esencial a Roma-, mostraban a políticos varones uniendo sus manos en señal de alianza, ahora, con Marco Aurelio, será su propia esposa, Faustina la Joven, quien aparezca en ellas ligada a la concordia. En Ostia se espera de las jóvenes parejas que se reúnan para ofrecer sacrificios «con motivo de la excepcional concordia» de la pareja imperial. Plutarco había escrito un poco antes en sus Preceptos conyugales que el esposo debía recurrir a los hábituales consejos personales propios del filósofo para que su mujer -a la que seguía considerando como una pequeña y coqueta criatura más interesada por el vigor sexual de su pareja que por su gravedad filosófica- se adaptara a la vocación pública de los varones de la clase elevada. El matrimonio debia significar una victoria de la mission civilisatrice de los «bien nacidos» sobre la facción desordenada de su propia clase -sus compañeras-. Los contornos de la preeminencia pública quedaban dibujados tanto más enérgicamente al incluir a las mujeres en el círculo encantado de la excelencia de

la alta sociedad. Como resultado de todo ello, la pareja casada llegó a figurar en público como una réplica en miniatura del orden cívico la cunoia, la sympatheia y la praotes de las relaciones entre hombre y mujer reflejaban las expectativas de grave afabilidad e incondicional lealtad a su propia clase con que el hombre poderoso abrazaba tiernamente a su ciudad y la controlaba.





Mosaico de Piazza Armerina, primera mitad del siglo iv. Estas señoritas que preservan su piador son girls que estan dando un sliove.

Situaremos el papel que desmpeñan el filósofo y las ideas morales generadas en los círculos filosóficos del siglo II contra un agitado trasfondo: la necesidad de las clases privilegiadas de establecer una solidaridad más estrecha entre si a la vez que unos medios más íntimos para el control de los inferiores. El filósofo fue el «misionero moral» del mundo romano. Proclamaba que se dirigia a la humanidad en su conjunto. Era «el maestro y guía de los hombres en todo lo que les es propio según la naturaleza». En realidad, no era tal. Se trataba del representante de una prestigiosa «contracultura» inscrutada en la élite misma; y es a los miembros de estas élites a los que dirige en principio su mensaje edificante.

El filósofo nunca pensó seriamente en dirigirse a las masas. Gozaba genuinamente del elevado status moral que derivaba de predicar a los más empecatados de sus pares. Los filósofos intentaron convencer a los confiados dirigentes del mundo de que debían vivir conforme a sus propios códigos y, con ello, les incitaron a poner la vista algo más allá de los estrechos confines de sus horizontes sociales inmediatos. En la exhortación estoica se instaba al hombre de rango para que viviera según la ley universal del cosmos, sin dejarse encerrar y confinar en las frágiles realidades y ardientes pasiones de la mera sociedad humana. Esta predicación tuvo por consecuencia añadir restricciones, reservas, dimensiones adicionales e, incluso, elaboraciones a fortiori, deliberadamente paradójicas a

El papel del filósofo

emplicatedos = latin in: 8 pecatum = peciolo . De gituna cha travisara, incorregible códigos morales bien conocidos: las palabras «también» e «incluso» se repiten con una frecuencia reveladora en las obras de este tipo. El hombre público tenía que considerarse «también» como ciudadano del mundo, y no sólo de su ciudad. «Incluso» el filósofo, célibe empedernido, debía reconocer el nuevo status conferido al matrimonio —«pues esa unión es bella»—, «Incluso» al hombre casado le cumple ser fiel evitando «hasta el engaño con la propia criada (¡!)... cosa que algunos consideran poco censurable, pues se piensa que el amo tiene poder para usar de sus esclavos como desce». El hombre público debe ser consciente de que de puertas adentro, más allá de las expectativas de sus pares, sus motivos íntimos «también»

son escrutados por un inmóvil espíritu guardián. Como portavoz que era de la «contracultura de los bien nacidos». el filósofo disfrutaba de una paradójica posición de bufon y de «santón de la cultura». Si bien sus obras ocupan un enorme espacio en los anaqueles de las bibliotecas modernas, está lejos de ser seguro que descansaran en gran número en las estanterías de los hombres públicos de su tiempo. Unos fragmentos de papiro hallados en Egipto demuestran que quien permanecía como verdadero «espejo del alma» del griego «bien nacido» fue Homero. Pueden reconstruirse varios ejemplares de la Odisea y la Iliada con los fragmentos recogidos en las casas de los notables del período que nos ocupa. Pero en papiro no ha sobrevivido ni un solo fragmento de los filósofos moralistas de los siglos 11 y 111. Competitivos, ergotistas, irremediablemente desligados de este mundo, cuando no hipócritas que disimulaban su lascivia y ambiciones bajo los burdos mantos y las largas y enmarañadas barbas, los filósofos eran un blanco fácil para las burlas de la mayoría. Unos frescos que un día flanquearon los retretes de unos servicios públicos de Ostia muestran a estos filósofos, que se hacían pasar por maestros en el arte de la vida, ofreciendo a los sentados clientes severos y juiciosos consejos sobre

¡el modo correcto de defecar!

Filosofía cristiana

Sin embargo, verba volant, scripta manent: bastó con que las prédicas de los filósofos abandonaran su especifico y clasista contexto original y pasaran a un grupo social muy diferente con una experiencia social distinta, para que desapareciesen directamente los «inclusos» y «tambienes» de las intimaciones filosóficas dirigidas a las clases encumbradas. Lo que los filósofos presentaban como un nuevo anexo añadido a título de ensavo a la antigua e introspectiva moral de la élite, en manos de los maestros cristianos se convirtió en el solar de un edificio inédito cuyas conminaciones alcanzaban a todas las clases. Las exhortaciones filosóficas que originalmente dirigian escritores como Plutarco y Musonio Rufo a los lectores de las clases privilegiadas, son entusiásticamente recogidas ahora como fuente de inspiración por los guías cristianos del alma -por ej., Clemente de Alejandría a finales del siglo II--, y transmitidas deliberadamente a los respetables comerciantes y artesanos urbanos. Aquellas exhortaciones filosóficas permitieron a Clemente presentar el cristianismo como una moral genuinamente universal y enraizada en el sentimiento nuevo de la presencia de Dios y de la igualdad de todos los hombres ante Su Ley. La sorprendentemente rápida democratización de la «contracultura» elitista de los filósofos, llevada a cabo por los líderes de la iglesia cristiana, fue la más profunda revolución del periodo clásico tardio. Quien lea o estudie los escritos y papiros cristianos (como los textos hallados en Nag Hammadi), observará que las obras de los filósofos, aunque fueran ignoradas en gran medida por el notable medio de las ciudades, penetrarían con la predicación y la especulación cristianas hasta formar un grueso sedimento de nociones morales que se difundieron entre millares de personas humildes. A finales del siglo III, tales obras se habían puesto a disposición de los habítantes de las principales regiones mediterráneas en las lenguas más difundidas entre las clases bajas -a saber, el griego, el copto, el sirio y el latín. Para comprender cómo sucedió esto, debemos remontarnos algunos siglos y dirigir la mirada a una región muy distinta —la Palestina de Jesús—. Después tendremos que retornar sobre nuestros pasos y, atravesando sectores muy diferentes de la sociedad humana, seguir el ascenso de las iglesias cristianas desde la misión de san Pablo hasta la conversión de Constantino en el año 312.



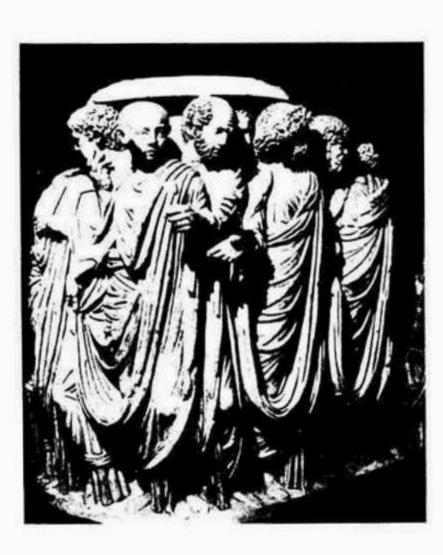

Cara lateral de un sarcolago, siglo n. Socrates con una Musa. El que habla es el; ella es su familiar más que su inspiradora. (Paris, Louvre.)

Sarcofago hallado en Acilia, siglo in-Tal y como ha demostrado Bernard Andreae fue el sarcofago de un consul-(el noble anciano que se ve a la derecha simboliza el Senado; vuelve la cabeza hacia el consul y, con el gesto de su mano, le invita a ponerse en marcha y a inaugurar su consulado con un desfile solemne). El joven de la toga, con el pelo corto, y cuya cara es un retrato, es el hijo del consultoma parte del desfile y, al igual que su padre, tiene ante si una noble carrera.

## La nueva antropología

Pasar de las élites de la época antoniniana —siglo II y principios del III d. C.— al mundo del judaísmo tardio —del siglo II a. C. en adelante— equivale a dejar atrás una moral firmemente enraizada en el sentido de la distancia social y penetrar en el mundo de una nación afligida. En el centro de la ansiedad social se encuentra, no las fronteras que separan a una élite indiscutida y fundamentalmente coherente de sus subordinados tradicionales, sino la supervivencia de un grupo muy diferenciado.;

La preservación de las tradiciones de Israel, y la continua lealtad de los judíos a las mismas y entre si, constituyen ahora un tema central comúnja diferentes personajes judíos; tales como los seguidores de Jesús de Nazaret, de san Pablo, o de los sabios rabinos posteriores —por no mencionar las experiencias comunales de los esenios y la comunidad de Qumrán. Raras veces nos enfrentamos en la historia del mundo antiguo a una tan explícita necesidad de movilizar enteramente a la propia personalidad en servicio de una ley religiosa, así como, consiguientemente, de promover al máximo el sentido de la solidaridad entre los miembros de una comunidad amenazada.

Pero ahora los justos han sido reunidos

y los profetas se han dormido

y nosotros también hemos dejado la tierra

y Sión nos ha sido arrebatado

y ya no tenemos más que al Todopoderoso y Su Ley.

Más rara todavía, en la literatura antigua, es la clara y persistente expresión del lado más sombrio de esa preocupación por la lealtad y la solidaridad —un temor sin alivio a que los participantes sean incapaces de entregarse completamente a tan exigente empresa.

De la solidaridad...

El Buen Pastor, con su flauta de Pan al lado, acaba de conducir una oveja perdida hasta su paraiso. No era el guiá de un rebaño terreno, sino que apacentaba a los difuntos en un edén bucólico. Las aves multiplican la idea de idilio. Siglo ur (Roma, bóveda de la catacumba de santa Priscila.) Pues sólo con esa lealtad total podrá remontarse la afficción de Israel:

Por lo tanto, si ordenamos y gobernamos nuestros corazones nos será devuelto cuanto hemos perdido.

El «corazón» sobre el que reposaba esperanza tan grandiosa, se convirtió en el objeto de profundas y pesimistas indagaciones. Como ingenieros que, enfrentados a la masa de un edificio que se desmorona, se ven abocados a concentrarse en sus menores fisuras, y a prestar atención a las estructuras cristalinas, nunca antes examinadas, de los metales que la soportan, así, los escritores judios tardios escudriñaron en el corazón del hombre. Al igual, una vez más, que ingenieros atentos al desgaste y los puntos de ruptura de aquellos metales, esos autores registraron con particular precisión y cuidado las «áreas de intimidad negativa», las peligrosas opacidades del corazón que amenazaban impedir la entrega toda de la personalidad a la vigencia de Dios y los correligionarios judios (o cristianos).

... a la intimidad

De estos siglos, dominados por la ansiosa exigencia de solidaridad que dentro de sí vio desarrollarse un grupo amenazado, emergió al cabo un sentido agudo y negativo de lo privado. Lo que existe de más privado en el individuo, los sentimientos y motivaciones más ocultas de la persona, los resortes de la acción que permanecen impenetrables para el grupo, «los pensamientos del corazón», eran observados con una atención especial como posible fuente de tensiones, es decir, de fisuras en la solidaridad ideal de la comunidad religiosa.

Se trata de un modelo distinto de hombre. El elemento fundamental es el «corazón» humano, que se presenta como núcleo de motivaciones, reflexiones y objetivos imaginarios; idealmente, debe ser «simple», «sencillo» —es decir, transparente a las demandas de Dios y del prójimo. Por supuesto, se observa que normalmente el corazón es «doble»; las personas con «doblez de corazón» se separaban de Dios y del prójimo retirándose a los traicioneros terrenos de la intimidad negativa, al abrigo, esto es, de sus exigencias genuinas. De ahí los rasgos tajantes que presentan las relaciones de los judíos, y más tarde de los cristianos, con el mundo sobrenatural. Escudado contra la mirada del hombre por la «intimidad negativa», el corazón se considera totalmente público a los ojos de Dios y de Sus ángeles:

Cometer una transgresión en secreto es como apartar la Divina Presencia.

En el siglo 1 a. C., esta creencia se apoya, con diversos grados de apremio y brusquedad, en la firme convicción de que el estado social, actualmente gobernado por la «doblez del corazón», dejará paso entre los verdaderos herederos de Israel, gracias a la acción

Tablilla de marfil. Altura: 18 cm. Siglos y o yt. Cristo bendiciendo, en medio de los doce Apóstoles, entre san Pedro y san Pablo. En una caja, los ocho libros, o sea los cuatro Evangelios y los cuatro grandes profetas. Perspectivas invertidas: las figuras en primer plano son las más reducidas. El estilo, un tanto duro, es el de un copista que reproduce un modelo. (Dijon, museo de Bellas Artes.)

adversioners

con Dios. En esa comunidad, auténtica y redimida, las tensiones del «mal corazón» quedarán eliminadas. Respaldada por una intensa creencia en el fin de los Tiempos y en el Juicio Final, aquella elevada esperanza afirmaba que un estado de solidaridad completa. y de transparencia frente a los demás, es el estado predestinado y natural del hombre social, un estado desgraciadamente perdido en el curso de la historia, pero que será recuperado al final de los tiempos. Muchos grupos creían que una comunidad religiosa podía presagiar las condiciones ideales que habían de lograrse definitivamente al final de los tiempos. La primera comunidad cristiana cree en el advenimiento presente del Espiritu Santo entre los verdaderos herederos de Israel. Sus adeptos pueden tener la esperanza de gozar, aunque sólo sea bajo la forma atormentadoramente fugaz de la posesión, de los solemnes momentos en que emergen a la luz las «cosas ocultas del corazón», al tiempo que la comunión de los «santos» se mantiene indivisa y con los corazones desvelados ante la presencia misma de Dios. Se trata de una visión de solidaridad sin fisuras -y por consiguiente de permeabilidad total de la persona privada a los requerimientos de la comunidad religiosa- cuya presencia llega a hacerse obsesionante ante el mundo antiguo de los últimos siglos.

de Dios, a una época de absoluta transparencia recíproca y para

Una comunidad asediada de dificultades

al Chrone

Cuando evocamos el ascenso del cristianismo en las ciudades mediterráneas, nos referimos al destino de una parte del judaísmo sectario especialmente frágil y estructuralmente inestable. La misión de san Pablo (del 32 al 60 aproximadamente) y otros «apóstoles» consistió en «reunir» a los gentiles en un nuevo Israel que el mesianismo de Jesús les entregará al final de los tiempos. En la práctica, este nuevo Israel se estableció inicialmente entre los paganos que fueron atraídos, con distintos grados de compromiso, por las influyentes comunidades judías de las ciudades del Asia Menor y el Egeo, y por los muchos judíos de la misma Roma. El nuevo Israel se considera como una eunión»: Jesús, en tanto que Mesías, había «derribado» los anteriores «muros de separación». Pablo enumera en sus cartas el catálogo tradicional de los grupos enfrentados -los judios y los gentiles, los esclavos y los hombres libres, los griegos y los bárbaros, los hombres y las mujeres- para terminar afirmando que todas esas categorías han sido borradas de la nueva comunidad. La única iniciación al grupo -un simple baño purificador- es ilustrada por Pablo como un «desprenderse» de las anteriores categorías sociales y religiosas y un «revestirse» de Cristo. Esto es, Pablo pensaba en la adquisición por los fieles de una única personalidad sin fisuras, compartida entre los miembros todos de la comunidad, como corresponde a unos «hijos de Dios» recientemente adoptados «en Cristo».

Se trataba del poderoso espejismo de una comunidad fundida, gracias a la suspensión milagrosa de todas las anteriores formas de diferenciación, en una nueva solidaridad; al tiempo, el espejismo reverbera en el horizonte de aquellos hombres y mujeres cuya



Marfil en alto-relieve. Altura: I6 cm. Predicación de san Pablo, o bien de san Marcos, legendario fundador de la Iglesia de Alejandría; aquí se hallaría representado entre treinta y cinco de sus sucesores a la cabeza de aquella Iglesia; lo que situaria este marfil entre los años 607-609. Y la ciudad en alto seria Alejandría. (Paris, Louvre.)

situación real en el seno de la sociedad romana convertía el logro de semejante unión en una esperanza destinada a permanecer incumplida, y, nada más que por ese motivo, tanto más intensamente fundamental para sus preocupaciones morales. Los primeros cristianos convertidos carecían de la posición social que habría permitido el cumplimiento del poderoso ideal de indiferenciada solidaridad «en Cristo» defendido por Pablo. Los mecenas y discipulos de Pablo y sus sucesores no eran almas simples, ni los humildes y oprimidos que pretende la imaginación romántica moderna. De haberlo sido, quizá sus ideales se habrían materializado con mayor facilidad. Por el contrario, eran moderadamente ricos y con frecuencia grandes viajeros: estaban abiertos a toda una gama de

contactos sociales y de posibilidades de elección, y, por lo tanto, se veían expuestos al conflicto de la «doblez del corazón» en mucho mayor medida que, por ejemplo, los pobres campesinos pertenecientes al «Movimiento de Jesús» palestino, o los miembros de la sedentaria y cerrada colonia judía de Qumran. «Seguir a Jesús» recorriendo todos los pueblos de Palestina, «escoger la Ley» abandonando «la voluntad del propio espíritu», ingresar en algún grupo monástico encaramado en los confines del desierto de Judea exponía evidentemente a los fieles a una gama de elecciones piadosamente más restringida que la experimentada por los hombres y mujeres de la «unión de los santos» en grandes y prósperas ciudades como Corinto, Efeso y Roma. En la historia de las iglesias cristianas de los dos primeros siglos, podemos contemplar la existencia de una rica veta de material humano muy distinta de la que ya conocemos entre los «bien nacidos» de las ciudades y los aldeanos de los Evangelios.

Hermas

Detalle de un sarcófago pagano, antes de 275. Numerosos sarcófagos paganos evocan una indolente ensonación pastoral, la del paraiso según el cristianismo. (Roma, museo de las Termas.) Basta con observar la comunidad cristiana romana del año 120 d. C., aproximadamente, tal como la muestran las visiones resumidas en el *Pastor* de Hermas, para comprender lo que todo ello significó. Este grupo religioso contiene cuantos elementos, a la vista de cualquier estudioso en religiones antiguas, se presentan como contradictorios con una comunidad «paulina» urbana; y tal fue el caso. Hermas fue un profeta obsesionado por salvaguardar entre los creyentes la solidaridad propicia de los «corazones simples». Deseaba intensamente para su comunidad una inocencia «infantil» y libre de engaño, de ambición y de la ansiedad propia de la «doblez



del corazón». Sin embargo, sus temores nos permiten entrever un grupo cuyos pecados son a la vez una medida de su éxito en la sociedad. La Iglesia de Roma se apoyaba en ricos, cuyos contactos con la sociedad pagana en general les valían protección y prestigio. Los corazones de los cristianos, como cabía prever, estaban divididos entre las exigencias de solidaridad y trato abierto entre los fieles, y la preocupación por la administración de sus empresas comerciales (y, consiguientemente, por sus contactos con amigos paganos). Se afanaban por la riqueza de sus hogares y el éxito de sus hijos. A pesar de constituir tales hombres una fuente perpetua de ansiedad y tensiones provocadas por la «doblez del corazón», Hermas no duda en atribuirles un papel fundamental en una comunidad cristiana acomodada: eran la madera sólida y seca por la que trepaba abundante la viña de una comunidad religiosa próspera y bien articulada.

«Paciente, nada dado a la indignación, siempre con una sonrisa», el profeta no era, sin embargo, un alma cándida. Esclavo próspero y sofisticado de un hogar urbano, padeció una fuerte atracción sexual por su propietaria, que, si bien era una buena dama cristiana, ¡siempre esperaba su ayuda para salir desnuda de sus baños en el Tíber! Fue testigo de los estragos del engaño y de los arreglos conducidos con «doblez de corazón» entre los ricos patronos cristianos, los sacerdotes y los profetas rivales. Sin embargo, gran parte de su mensaje lo redactó sobre un trasfondo de idilio arcádico clásico; nuestro denunciador del contagio de la riqueza con «doblez de corazón» alcanzó a tener sus visiones en una pequeña y bien cuidada viña que poseía en la zona residencial de las afueras de Roma.

En conjunto, como dice Ortega y Gasset, «las virtudes que no poseemos son las que más cuentan para nosotros». Gran parte de la historia de las primeras iglesias cristianas consiste en una búsqueda urgente de equilibrio entre personas cuyo ideal —la lealtad de «los corazones simples» entre si y respecto de Cristo— se veía constantemente erosionado por la complejidad objetiva de su posición en la sociedad mediterránea. Examinemos brevemente el significado de esa búsqueda de solidaridad en las comunidades cristianas urbanas de los años anteriores al 300, prestando especial atención a la manera en que la moral sexual cristiana asumió la carga de representar, en la misma Iglesia y frente al mundo exterior, un nuevo ideal de solidaridad en una forma nueva de comunidad religiosa.

Pablo escribió a la comunidad de Corinto, probablemente en la primavera del año 54, que «Dios no es el autor de la confusión sino de la paz, como en todas las iglesias de los santos». Al igual que en otras muchas ocasiones, escribía para imponer sus propia interpretación en torno a una situación de complejidad irresoluble (en este caso concreto, para subrayar la necesidad de predicar en lenguas que todos puedan comprender). Como hemos visto, las iglesias cristianas de las ciudades dependían de prósperos y respetables cabezas de familia. Los miembros de esas familias podían muy bien

La invención de la disciplina THE TO CAN BE WITH WAS ENDY FILL INDICE

THE NTIN CONSECUTURE STATE THAN TO CAN BE CONTROLLED TO SELECTION OF SELECTION OF

Arycanda (Licia). En 311-312, un año antes del triunfo de la Iglesia, los delegados de una provincia dirigen una demanda a los emperacores: que los cristianos, aquellos «ateos», dejen de violar la piedad. Que, por esta razón, se les prohiba entregarse a sus execrables prácticas y se les ordene adorar a los dioses, (Museo de Estambuí.)

acoger favorablemente ciertos rituales de solidaridad indiferenciada. Pero la vida en un medio urbano no podía cimentarse en esos
momentos tan especiales, a menos que se viviera permanentemente
entre los desarraigados y marginados —lo que no fue el caso de las
comunidades urbanas cristianas de los tres primeros siglos—. Si la
«sencillez de corazón» había de sobrevivir en las iglesias cristianas,
y hacerlo, ante los ojos de un mundo pagano suspicaz, en el escenario de una vida pública sujeta a confrontacionoes permanentes,
era imprescindible la fijación de una vida grupal conscientemente
estructurada con arreglo a ciertas normas flexibles de comportamiento.

De ahí la paradoja del ascenso del cristianismo como fuerza moral en el mundo pagano. Ese ascenso modificó profundamente la textura moral del mundo romano tardío. Sin embargo, en las cuestiones morales, los líderes apenas aportaron ninguna innovación. Lo que hicieron fue mucho más crucial. Crearon unos grupos cuya excepcional voluntad de solidaridad frente a las tensiones internas garantizaba que sus miembros practicacan lo que los moralistas paganos y judíos ya habían comenzado a predicar. La «sencillez de corazón», por la que suspiraba un hombre como Hermas, se lograría en la próspera comunidad romana no tanto merced a las obras indiferenciadas del Espíritu, como a través de una íntima disciplina de grupo estrechamente ligado, cuyas actitudes morales fundamentales sólo diferian de las de sus vecinos paganos y judíos en la urgencia con que eran adoptadas y puestas en práctica.

Sin embargo, es importante observar desde el principio mismo la diferencia crucial entre la moralidad general, que los grupos cristianos hicieron suya, y los códigos de conducta corrientes en las élites ciudadanas. Gran parte de lo que se invoca como característicamente «cristiano» en la moral de las iglesias antiguas era, en realidad, la moral característica de un segmento de la sociedad romana distinto del que conocemos a través de la literatura de los «bien nacidos».

Era una moral de los socialmente vulnerables. En los hogares modestamente acomodados el simple alarde de poder no era bastante a controlar a los propios esclavos y a las mujeres. Como resultado, tendía a ser más aguda la preocupación por el orden y el dominio íntimo de la conducta, así como mayor la fidelidad entre esposos y la obediencia dentro del hogar, realizado todo con «sencillez de corazón y temor de Dios». La obediencia por parte de los servidores, los tratos equitativos entre socios y la fidelidad de los esposos contaban mucho más para hombres a quienes la infidelidad sexual, el engaño y la insubordinación de los escasos esclavos de la casa amenazaba en mayor medida que a los verdaderamente ricos y poderosos. Fuera del hogar, se desarrolló un sentimiento de solidaridad con una gama mayor de conciudadanos, en fuerte contraste con los notables de la ciudad, quienes, a lo largo de este período, continuaron viendo el mundo a través de las estrechas rendijas de su tradicional definición «cívica» de la comunidad urbana. El sentimiento de solidaridad era el compañero natural de la moral de los socialmente vulnerables. Por lo tanto, nada había de extraño, y mucho menos de específicamente cristiano, en la inscripción de la tumba --indiscutiblemente pagana-- de un mercader de perlas griego que se encuentra en la Vía Sacra de Roma:

(aquí) yacen encerrados los huesos de un hombre bueno, un hombre misericordioso, amante de los pobres.

De ahí que la divergencia existente entre las clases superiores y el habitante urbano medio en sus respectivas actitudes de dar y compartir con los demás, ofrezca un contraste especialmente llamativo. Los notables «alimentaban» a su ciudad. Esto es, se esperaba que gastaran grandes cantidades para mantener una sensación de diversión continua y prestigio en el ciudadano normal. Si ocurria que esos «alimentos» llegaban efectivamente a aliviar alguna afficción entre los más pobres del lugar, ello se consideraba como un mero subproducto del alivio de que se beneficiaban todos, los ricos tanto como los pobres, por el hecho de ser «ciudadanos». Un gran número de los verdaderos habitantes de la ciudad, y con mayor frecuencia los auténticamente pobres -como los esclavos y los inmigrantes— quedaban excluidos de ese «alimento». Sobre todo, esas enormes sumas se entregaban a la «ciudad» y a sus «ciudadanos»: se entregaban para realzar el status del cuerpo civico en su conjunto, y no para mitigar un estado particular de la aflicción humana, concretado en la categoría especial de los «pobres». Las donaciones individuales podían considerarse como magnificos despliegues de fuegos artificiales: servían para celebrar grandes ocasio-



Trajano exime al pueblo pobre de sus deudas con el Fisco. Ciudadanos pobres (su atuendo lo demuestra) amontonan sus tablillas de deudas, destinadas a la hoguera. Fecha: bajo Trajano o Adriano. (Roma, Foro, actualmente en el edificio de la Curia.)

La moral de los vulnerables nes —el poder y la generosidad de los patronos, el esplendor de la ciudad—. La idea de una corriente regular de donaciones en forma de limosnas para la categoría permanente de los afligidos, los pobres, estaba más allá del horizonte de esas personas.

La visión de los socialmente vulnerables era más monótona. Estas gentes advierten, cotidianamente, que existe una relación entre la «superfluidad» que disfrutan los modestamente acomodados y la «falta de medios» que experimentan sus vecinos más pobres. Además, ese desequilibrio podía remediarse, o al menos atenuarse, recurriendo a la distribución de sumas muy pequeñas, como las que se encontraban al alcance de cualquier casa modesta de la ciudad o de cualquier «granjero próspero» entre campesinos pobres. Igualmente, era obvio desde hacía mucho tiempo, para las comunidades judías, al igual que lo sería para los cristianos, que las gentes insignificantes tenían la posibilidad de mantener un pequeño margen de independencia económica en un mundo hostil recurriendo a modestas medidas de apoyo mutuo.

Ofreciendo limosnas y la posibilidad de empleo a los miembros más pobres de su comunidad, los judíos y los cristianos podían proteger a sus correligionarios contra el empobrecimiento, y, por consiguiente, contra la absoluta vulnerabilidad frente a los acreedores o patronos paganos. Sobre este trasfondo social preciso empezamos a comprender por qué la práctica de la limosna llegó pronto a convertirse en un símbolo sonado de solidaridad entre los amenazados grupos de creyentes. La substitución final de un modelo de sociedad urbana que había hecho hincapié en el deber que tenían los «bien nacidos» de alimentar a su ciudad, por otro basado en la idea de la solidaridad implícita de los ricos para con las aflicciones de los pobres, sigue siendo uno de los ejemplos más claros del paso de un mundo clásico a otro postelásico y cristianizado. Ese cambio había comenzado ya en el siglo 11 en las comunidades cristianas.

Aun sin contar con la participación de las iglesias cristianas, podemos detectar el lento ascenso, junto a los códigos «cívicos» de los notables, de una moral claramente distinta y basada en un ámbito diferente de experiencia social. Ya a principios del siglo III, mucho antes del establecimiento de la iglesia cristiana, ciertos aspectos del derecho romano y de la familia romana habían sido alcanzados por una sutil variación en la sensibilidad moral de la mayoría silenciosa de las provincias del Imperio. El matrimonio respetable se amplió hasta incluir a las familias de esclavos. Los emperadores asumían cada vez más la apariencia de guardianes de la moralidad privada. Incluso el suicidio, esa orgullosa afirmación del derecho de los «bien nacidos» a disponer, si fuera necesario, de su propia vida, llegó a ser tachado de «trastorno» antinatural.

Nueva moral sexual

Sin embargo, fue la Iglesia cristiana la que asumió esta nueva moral y la sometió a un sutil proceso de cambio haciéndola más universal en su aplicación y mucho más íntima en sus efectos sobre



ver pag 420 Cuodio Comparativo No por carida

Roma, bajorrelieve embutido en el arco de Constantino: Marco Aurelio distribuye asignaciones familiares a ciudadanos menesterosos, no por caridad, sino para perpetuar el cuerpo civico. Sin embargo, a la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos estaba a punto de suceder otra entre la clase elevada y las gentes humildes, ciudadanos o no: una inscripción habla de «gentes de la plebe, sean o no libres». Pero, en este relieve, no se ve más que a ciudadanos; uno de ellos con toga, hábito de ceremonia (en el centro), los otros dos visten como plebeyos. La dama ostenta el atuendo de las ciudadanas, que baja hasta los ciudadanos menesterosos; no por de las ciudadanas, que baja hasta los pies (una esclava hubiera llevado una ropa a media pantorrilla).

la vida privada del creyente. Se adoptó entre los cristianos una variante sombria de la moral popular para facilitar la búsqueda urgente de nuevos principios de solidaridad cuyo objetivo era penetrar más profundamente que nunca en el individuo a través de la sensación de la mirada de Dios, el temor de Su Juicio y un poderoso sentimiento de compromiso con la unidad de la comunidad religiosa.

Basta con que nos volvamos hacia los hogares cristianos y observemos las estructuras del matrimonio y de la disciplina sexual que surgió en ellas a lo largo de los siglos II y III, para apreciar la amplitud de los cambios ocurridos en los ideales morales de las iglesias.

Observando las comunidades cristianas de finales del siglo II, el médico Galeno quedó sorprendido por su austeridad sexual:

Su desprecio de la muerte se nos hace patente todos los días, al igual que su autodominio en la cohabitación. Pues no sólo hay hombres, sino también mujeres que se abstienen de cohabitar durante toda su vida; y cuentan asimismo con individuos que han alcanzado mediante la autodisciplina y el autocontrol un nivel no inferior al de los verdaderos filósofos.

Por fuera, los cristianos practicaban una moral sexual austera. fácilmente reconocible y aclamada por los extraños —plena renuncia sexual por parte de algunos, insistencia en la concordia marital entre esposos (como la que hemos observado que comenzaba a impregnar la conducta pública de las élites, aunque por motivos diferentes), y profunda desaprobación de los segundos matrimonios. Esta es la superficie que se presenta constantamente a los extraños. Al carecer de las claras fronteras rituales que en el judaísmo proporcionaban la circuncisión y las leyes dietéticas, los cristianos tendieron a hacer que su excepcional disciplina sexual asumiera el peso de manifestar la diferencia que los separaba del mundo pagano. El mensaje de los apologistas cristianos era semejante al de los posteriores admiradores del celibato sacerdotal, según la descripción de Nietzsche; invocaban la creencia según la cual una persona excepcional en este punto lo es igualmente en otros aspectos.

Por este motivo, es importante ser claro en lo que respecta a las nuevas estructuras internas en que se apoyaba lo que en la superficie podía parecer no más que una moral austera admirada de buena gana por el hombre medio. Los hechos banales de la disciplina sexual tenían asiento en una estructura más profunda de preocupaciones específicamente cristianas. Desde san Pablo en adelante, se esperaba que la pareja casada constituyese nada menos que una analogía microcósmica de la solidaridad entre los «simples de corazón» del grupo. Aun cuando las relaciones entre maridos y esposas, amos y esclavos, podían verse turbadas por las obras del Espíritu Santo durante las indiferenciadas «reuniones de los santos», aun así, se confirmaban inequívocamente en el hogar cristiano: pues, en si mismas, esas relaciones reflejaban la idea de que en semejante fidelidad y obediencia se manifestaba de un modo especialmente transparente el preciado ideal de la «sencillez de corazón» genuina.

Primera razón de la continencia

Con el entusiasmo moral característico de un grupo que busca activamente las ocasiones de poner a prueba su voluntad de cohesión, las comunidades urbanas cristianas abandonaron incluso los mecanismos normales en los que habían confiado los varones judíos y paganos para disciplinar y satisfacer a sus compañeras. Rechazaban el divorcio y consideraban las segundas nupcias de los viudos con profunda desaprobación. Las razones que llegaron a aducir eran tomadas con frecuencia de las máximas de los filósofos. Le habría gustado a Plutarco: una moralidad marital excepcional, practicada ahora por hombres y mujeres modestamente acomodados, revelaba una voluntad igualmente excepcional de orden:

Un hombre que se divorcia de su mujer admite que ni siquiera es capaz de gobernar a una mujer.

Las comunidades cristianas podrían haberse contentado con esto. La moralidad marital cabía ser invocada como una manifestación especialmente reveladora de la voluntad de «sencillez de corazón» del grupo. El adulterio y las intrigas sexuales en las parejas casadas se prestaban a ser interpretadas como síntomas privilegiados del «área de intimidad negativa» ligada a la «doblez de corazón». Sin el margen de tolerancia que la ciudad antigua otorgaba a los hombres de clase elevada para que pudieran dar salida a sus impulsos adolescentes mediante una práctica relativamente libre de la sexualidad, las parejas jóvenes habrían de casarse pronto, tan cerca de la pubertad como fuera posible a ambas partes, mitigando así, mediante el matrimonio legítimo, los trastornos provocados por las tensiones de la atracción sexual. A las mujeres, y, ocasionalmente, incluso a los hombres, les esperaba la doble disciplina del matrimonio temprano y de la conciencia de la penetrante mirada de Dios introduciéndose en los rincones más escondidos de su alcoba. Al evitar las segundas nupcias, la comunidad podía asegurarse un constante suministro de venerables viudas y viudos disponibles para dedicar sus energías y su tiempo al servicio de la Iglesia. Menos expuestos que los notables a las tensiones aparejadas al ejercicio del verdadero poder —la corrupción, el perjurio, la hipocresia, la violencia y la ira- estos tranquilos ciudadanos «de condición media» podían expresar su preocupación por el orden y la cohesión en la esfera, fundamentalmente doméstica, de la disciplina sexual.

Además, la turbadora facilidad con que se sabía que los sexos se mezclaban en las reuniones rituales de los cristianos seguía siendo fuente de sincero disgusto para los paganos respetables. Los extraños evitaban hablar con los cristianos por ese motivo. Cierto cristiano contemporáneo de Galeno solicitó permiso al gobernador de Alejandría para poder castrarse, pues ¡sólo así podría librarse a sí mismo y a sus correligionarios de la acusación de promiscuidad! En un orden más humilde de cosas, las dificultades de buscar partido a los jóvenes, y en especial a las muchachas, en una comunidad deseosa de evitar matrimonios mixtos con paganos, hacía que las cuestiones de control sexual se vivieran con una intensidad mayor que en el caso de otras comunidades más establecidas, y que la moral consiguiente fuera mucho más evidente para los extraños y se aplicara mucho más rigurosamente a los creyentes.

Detalle de un sarcófago cristiano, ¿siglo v? El milagro de la multiplicación de los panes. (Roma, museo de las Termas.)



El celibato, como «indice»

Esas presiones explican en gran medida el tono moral de la comunidad cristiana. Lo que no pueden explicar es la revolución adicional por medio de la cual la renuncia sexual -es decir, la virginidad desde el nacimiento, la continencia absoluta prometida en el bautizo o, al menos, la continencia adoptada por los matrimonios o los viudos- se convirtió en el fundamento del liderazgo masculino en la Iglesia cristiana. A este respecto, el cristianismo hizo il gran rifiuto. Exactamente en los mismos siglos en que la institución rabínica alcanza preeminencia en el judaismo al aceptar el matrimonio como condición casi obligatoria de la sabiduría, los líderes de las comunidades cristianas tomaron el sentido diametralmente opuesto: el acceso al liderazgo llegó a ser asociado en la comunidad cristiana con un celibato casi obligatorio. Raras veces se ha erigido una estructura de poder con tanta rapidez y nitidez de contorno, basándose en un acto de renuncia tan íntimo. Lo que ya había percibido Galeno a finales del siglo 11 es lo que posteriormente distinguiria al cristianismo, en los siglos siguientes, tanto del judaismo como del Islam.

Comencemos desechando una difundida explicación de este hecho. Se dice que en el mundo pagano ya prevalecía un vivo disgusto por el cuerpo humano. Se supone, por lo tanto, que cuando la Iglesia cristiana se alejó de sus raices judías, en las que prevalecían actitudes optimistas para con la sexualidad y el matrimonio, consideradas como parte de la creación divina, los cristianos adoptaron los menos alegres principios de su entorno pagano. Un punto de vista semejante no se tiene en pic. El fácil contraste entre el pesimismo pagano y el optimismo judio descuida la importancia de la renuncia sexual como medio de alcanzar la «sencillez de corazón» en el judaismo radical del que surgió el cristianismo. Además, los posibles origenes de una tendencia tal pueden ser extremadamente diversos, pero en si mismos no explican su función —es decir, la constelación distintiva de ideas que hará cristalizar la renuncia sexual como signo de un liderazgo especificamente masculino en las

comunidades cristianas de los siglos II y III.

En lugar de ello, preguntémonos, no porqué pudo llegar a tratarse con semejante recelo el cuerpo humano en la antigüedad tardía, sino todo lo contrario: por qué se distingue al cuerpo mismo presentándolo, de forma consistente y en términos sexuales, como lugar de imaginarios escondrijos para motivaciones específicamente sexuales y como centro de unas estructuras sociales que ahora se enuncian coherentemente en términos también sexuales —es decir, como si el cuerpo, antes que nada, estuviese impelido por una fuerza tal y especificamente sexual hacia el matrimonio y la reproducción. De ahí que debamos preguntarnos por qué se permitió que esta constelación concreta de percepciones acerca del cuerpo soportara un peso tan enorme en los primeros circulos cristianos. Lo que cuenta es la intensidad y la particularidad de la «carga», no el hecho indudable de que la misma se expresara frecuentemente en unos términos brutalmente negativos que acaparan la atención del lector moderno, al que, comprensiblemente, hiere semejante

Es aquí donde la frontera entre cristianismo y judaísmo era más

evidente. Tal como lo presentaban los rabinos, la sexualidad es una compañera permanente de la personalidad. Aunque ingobernable en potencia, puede ser sometida y moderada -como las mujeres, a las que se honraba por ser necesarias para la existencia de Israel, a la vez que se les prohibía inmiscuirse en los asuntos serios de la sabiduria masculina. Se trata de un modelo que se basa en el control y el aislamiento de un aspecto irritante pero necesario de la existencia. Entre los cristianos se produjo todo lo contrario: la sexualidad se convirtió en una medida dotada de fuerte carga simbólica precisamente porque se consideraba posible su desaparición en el individuo comprometido y porque se pensaba que esa desaparición registraba, de modo más significativo que ninguna otra transformación humana, las cualidades necesarias para el liderazgo de la comunidad religiosa. La eliminación de la sexualidad -o, más humildemente, el apartarse de la sexualidad--- era visto como un indudable estado de disponibilidad para Dios y para los propios compañeros, un estado que se encontraba ligado al ideal de la persona «sencilla de corazón».

Los tres Hebreos en el horno, siglos vii-viii. Las aberturas abovedadas son bocas de horno donde se introducen los leños. Los Hebreos llevan gorro frigio porque son Orientales. (Verona, cripta de Santa Maria.)



## La Iglesia

El ascenso del liderazgo masculino en la iglesia cristiana nos lleva al reinado de Constantino y aún más allá. Lo que las muchas formas del celibato tenían en común desde la primera época fue el impulso de crear un espacio «público» claramente delimitado en el seno de la vaga federación de hogares que componían la comunidad cristiana. Ese espacio «público» se creó en el cuerpo de los mismos líderes. Para la comunidad cristiana el celibato, cualquiera que fuera el modo en que se abrazara, significaba el apartamiento de lo que se tenía por una de las más intimas fuentes de motivación, así como el desmantelamiento de un lazo social de todo punto necesario a la continuidad y la cohesión de la sociedad normal. Su efecto era colocar a la sociedad de la iglesia, gobernada y públicamente representada por hombres célibes, frente a la sociedad del «mundo», en la que el orgullo de los hombres con «doblez del corazón», la ambición y las estériles solidaridades de familia y parentesco hacían

estragos sin control alguno.

Ese celibato asumía frecuentemente la forma de una abstinencia absoluta entre los casados. Solía abrazarse en la madurez, y más tarde se impondría a los sacerdotes a la edad de treinta años. Fue bajo esta forma como llegó el celibato a convertirse en regla habitual para el clérigo urbano medio en la época antigua tardía. No se trata de una renuncia demasiado espectacular. Los hombres antiguos consideraban que la sexualidad era una substancia volátil que se gastaba rápidamente en los «calores» de la juventud. Las duras realidades de la mortalidad en la sociedad antigua aseguraban un suministro permanente de viudos serios, disponibles al principio de su madurez, cuando estaban «agotadas ya todas las pasiones» y eran libres de entregarse a las alegrías más públicas del puesto de clérigo. De este modo el celibato señalaba inequivocamente la existencia de una clase de personas que eran fundamentales para la vida «pública» de la iglesia, precisamente por estar apartadas ya para siempre de lo que era tenido por lo más privado de la vida del lego cristiano medio en el «mundo». Evocando erróneamente al Pastor de Hermas El nuevo espacio público



Constantino y su compañero ideal, Alejandro Magno. Medallón de oro, hacia 330. Autócrata que hizo matar a uno de sus hijos y a una de sus mujeres, actuó como jefe supremo de la Iglesia. Los cristianos, en visperas de su triunfo, no eran más que una minoría, aunque activa y centralizada. Al margen de sus convicciones cristianas, confusas aunque sinceras. Constantino vio en la Iglesia una fuerza que era preferible tener bajo si que en contra.

El papa Silvestre (314-335). Contemporáneo de Constantino, vio cómo este emperador aseguraba el triunfo de la Iglesia y fundaba San Pedro de Roma. Fresco del siglo 1x. (Roma, museo de san Pablo extramuros.)

un siglo después. Orígenes se refería ahora a los «casados», y ya no sólo a los ricos, como la madera sólida y estéril por la que trepaba la vida de la Iglesia.

El celibato, en el sentido estricto de abrazar un estado de abstinencia sexual permanente, era algo desacostumbrado para los hombres públicos del mundo romano.

Cuando visitó Milán, san Agustín envidió la enorme influencia y privanza con los poderosos de san Ambrosio, el obispo cristiano; ahora bien, pensando en sí mismo como un hombre en la flor de la edad a quien la posición social daba un acceso libre al goce séxual. Agustín admite, con relación al obispo, que «su estado de celibato parece ser enormemente duro de soportar».

Para que unos hombres activos llegaran a crear un espacio «público» en sus propios cuerpos renunciando al matrimonio, dicho espacio debería ser evidente, incluso atractivo, y la necesidad por parte de la comunidad de un espacio público definido de tan drástico modo en las personas de los dirigentes, hubo de ser, realmente, muy apremiante.

La Iglesia en el poder Tal ciertamente, fue el caso de la iglesia cristiana del siglo III. Hacia el año 300 se había convertido en una institución pública, en todo salvo el nombre. En el 248 la iglesia de Roma contaba con un personal de 155 clérigos y mantenía a unos mil quinientos pobres y viudas. Semejante grupo, distinto de la congregación regular, era por si sólo tan grande como la mayor de las corporaciones de la ciudad. De hecho, era un grupo enorme en una ciudad donde los miembros de los grupos de culto y las cofradías funerarias, podían contarse en veintenas, no centenas.

Más reveladoramente quizá, el papa Cornelio exhibió esas impresiones estadísticas en apoyo de su pretensión a ser considerado obispo legítimo de la ciudad. Cipriano, partidario suyo, se cuida de destacar la «delicadeza moral y virginal continencia» que hacían

repugnante a Cornelio el agarrarse a un alto cargo.

Con las enormes responsabilidades y recursos que

Con las enormes responsabilidades y recursos que están en juego en todas las ciudades importantes del Imperio, el celibato y la lengua del poder debían coincidir en el escenario más amplio de la vida urbana de Roma. Manteniéndose célibes y, por lo tanto, desligados «del mundo», a finales del siglo III los obispos y clérigos cristianos se habían convertido en una élite igual de prestigiosa, a los ojos de sus admiradores, que las élites tradicionales de los notables urbanos.

Fue esta iglesia, firmemente dirigida ahora por tales líderes, la que recibía con la conversión del emperador Constantino en el 312 una posición plenamente pública que, a lo largo del siglo IV, demostró ser decisiva e irreversible. Pero ahora volvamos atrás para considerar la transformación de las élites ciudadanas y de sus ciudades durante el período que precedió a los largos reinados de Constantino y sus hijos y culminó en ellos.

Vidrio con fondo de oro, de época cristiana. Es un recuerdo de familia que no tiene nada de religioso: los esposos elegantemente vestidos son coronados como vencedores, lo que

les augura prosperidad.



El imperio que Constantino goberno como cristiano declarado desde el 312 hasta el 337 era muy distinto de la sociedad urbana «clásica» de los Antoninos que hemos visto al princípio. La aplastante realidad de un imperio mundial, presente desde el principio, llegó finalmente a hacerse presente en las ciudades. A partir del 230 se hizo necesario proceder a aumentos perceptibles de los impuestos para mantener la unidad y la defensa del Imperio. En las condiciones de la economía antigua esos aumentos significaban mucho más que un aumento en la proporción del excedente que se apropiaba la administración imperial. Para obtener un acceso libre de impedimentos a esos excedentes había que reestructurar la misma sociedad de las clases elevadas. Se abandonan las antiguas exenciones locales y la antigua resistencia a perjudicar la posición

Una nobleza al servicio del emperador



Mausoleo, siglo m. La gran propiedad: arriba, el ocio noble (el amo de vuelta de la caza de la liebre); abajo, el gobierno de la propiedad (el amo consulta so libro mayor ante su tesorero y uno de sus renteros), (Treveris, Landesmuseum.)



Diptico de marfil (parte derecha), hacia 400. Altura: 30 cm. Cuando un señor accedia a una alta dignidad. hacía grabar como recuerdo tablillas de marfil como esta. Arriba, Rufius Probianus, nombrado vice-prefecto (¿de Roma?), entronizado entre dos secretarios; hace con la mano «el ademán del orador», que quiere dar a entender que va a hablar, o mejor que tiene derecho a hablar mientras los demás sólo tienen el de escuchar. Abajo, dos solicitantes ricamente ataviados (uno de ellos tiene en la mano una petición) levantan el índice para atraer la atención del viceprefecto: nuestros colegiales siguen levantando el dedo para llamar la atención del profesor, y los griegos levantan el indice para atraer la atención de un dios. (Berlín. Staatsbibliothck.)

de los ricos mediante una imposición directa. La intervención directa en los asuntos de la ciudad se convirtió en la norma de la administración imperial.

No obstante, esa imposición no significó la desaparición de las ciudades mismas, y, menos aún, la eliminación de las élites tradicionales. En lugar de ello, estas últimas modificaron su estructura. Los que ahora deseaban dominar su sociedad lo hacían añadiendo a su anterior posición de notables locales el nuevo papel de servidores del emperador. Respaldados por las enormes ventajas que les proporcionaba el acceso a la administración imperial, esas personas perdieron en gran medida su condición de «conciudadanos» que al modo tradicional compiten con un círculo de iguales para alimentar a su «dulcísima ciudad». Eran los potentes, los hombres con poder que controlaban sus ciudades en nombre del lejano emperador, de modo ostentoso y bastante insensible a las delicadas reservas del difuso grupo de pares de los «bien nacidos». Hemos observado, en el período antoniniano, las enormes presiones ejercidas sobre el notable medio a través de la invocación de una cultura compartida. y, especialmente, de una moral de la distancia social. Subrayando las diferencias insalvables que separaban a su clase de las demás. los «bien nacidos» de ese período habían podido considerarse como parte del grupo de los miembros intercambiables de una élite. En el siglo II y a principios del III, ese hincapié había enmascarado de hecho las crecientes desigualdades que se producían en las clases elevadas y el rotundo dominio en el seno de la misma clase alta de aquellos cuya posición dependía del servicio al emperador. Sin embargo, a finales del siglo III, estos hechos llegaron a ser aceptados como el esquema básico a que debía ajustarse la organización de la sociedad romana, si quería ésta sobrevivir.

El Imperio romano tardio era una sociedad dominada explicitamente por una alianza formada por los servidores del emperador y los grandes terratenientes, todos los cuales colaboraban para controlar a los campesinos contribuyentes y para afirmar la ley y el orden en las ciudades. El rotundo dominio de unos pocos a expensas de sus pares «bien nacidos» es una realidad establecida sin ambigüedad por los potentes de los reinados de Constantino y sus sucesores. Los códigos de conducta del hombre público cambiaron espectacularmente. Desde el punto de vista del hombre sobrio que gusta de recordar los antiguos códigos, el hombre público, el potens, florece ahora con indecencia. El vestido discreto y uniforme de la época clásica, que era común a todos los miembros de las clases elevadas - pensamos en la toga, símbolo del dominio incuestionado de una clase de nobiles intercambiables— es abandonado en favor del uso de un vestido en cierto modo heráldico, diseñado para poner de manifiesto diferencias jerárquicas en el seno de las mismas clases elevadas. Estos nuevos ropajes iban desde las ondeantes togas de seda de los senadores y el traje casi uniforme de los servidores imperiales, con bordados que indicaban precisos rangos oficiales, hasta la túnica estudiadamente anónima que lucia, de modo igualmente explícito, el obispo cristiano. Antes había sido el cuerpo mismo, su aspecto externo en público y, en ocasiones -como sucedía en los baños públicos—, desnudo, el que emitía las señales

más claras de pertenencia natural a una clase concreta. Ahora la envoltura del cuerpo refleja el rango de su poseedor, en forma de vestidos pesados y ceñidos, cada uno de cuyos adornos menciona explícitamente un puesto dentro de la jerarquía que culmina en la corte imperial.

En cuanto a la ciudad misma, en la mayor parte de las regiones del Imperio las condiciones económicas impedían por sí solas que siguiera siendo un lugar de expansión, un escenario en el que las necesidades de competencia de los notables pudiera manifestarse en edificios, espectáculos y formas de obsequio cada vez más suntuosos. No obstante, estos aspectos de la ciudad no se desvanecieron. Seguían manteniéndose en las grandes residencias imperiales de Tréveris, Sirmium y Constantinopla, así como en las ciudades más importantes, como Roma, Cartago, Antioquía, Alejandría y Efeso. Pero el esplendor de las ciudades lo mantenian ahora el emperador y, en su nombre, los potentes. De ser por propio derecho un escenario intenso para el despliegue de las energias locales, la ciudad ha pasado a ser un microcosmos del orden y seguridad reinantes en el Imperio en su conjunto.

La urbe del siglo IV no se limita a ser un pálido reflejo de su pasado clásico. Gran parte de su decorado público había sido cuidadosamente preservado, incluidas las imponentes fachadas de sus antiguos templos paganos. En un número sorprendente de ciudades el gobierno imperial seguía procediendo a privilegiados repartos de alimentos, el acceso a los cuales permanecia, igual que en siglos, anteriores, estrictamente limitado a los ciudadanos, sin consideración de su riqueza o pobreza personal. La misma administración mantiene grandes baños públicos en todas las ciudades importantes. El circo, el teatro - frecuentemente reformado en esta época para albergar despliegues cada vez más grandiosos, como batallas navales y cacerias de bestias salvajes- y, muy especialmente en Constantinopla, el hipódromo, sustituyeron a los antiguos espacios, tradicionalmente ligados al culto pagano público, como lugares donde se manifestaba solemnemente la lealtad de la urbe a sus gobernantes, y por lo tanto a su propia supervivencia. Las asociaciones culturales apegadas a las ceremonias serias y debidamente llevadas a cabo, se arracimaban en torno a esas reuniones con tanta intensidad como en las antiguas celebraciones religiosas de los tiempos paganos. En Tréveris, Cartago y Roma —tres ciudades amenazadas y castigadas por los bárbaros en el siglo v- el populacho seguía crevendo que el debido desarrollo de los solemnes juegos circenses garantizaba, debido a su poder oculto y misterioso, la supervivencia de la ciudad.

Los potentes aparecen con menos frecuencia en el foro. Ahora tienden a dominar «sus» ciudades desde opulentos palacios y villas campestres, un poco aparte de los centros tradicionales de la vida pública. Sin embargo, no se trata de un refugio, sino más bien de una suerte de foro privado. Las habitaciones privadas de los apartamentos de las mujeres se hallan flanqueadas por amplios salones.

Villas y palacios



Fragmento de copa grabada: carrera en el Circo, siglo (v. Bajo las tribunas, un carro ciñe el mojón de triple baliza. (Tréveris. Landesmuseum.)



Una quinta. Mosaico, siglo iv. Un señor ha hecho representar aquí una de sus villas. Sobre un patio central, dos torres encuadran majestuosamente una larga loggia. El cuerpo de edificación en fachada tiene como techumbre pequeñas cúpulas de hormigón, como en las Termas de la caza, en Lepcis. (Museo de Bardo.)



Templo llamado de Baco, en Baalbek, mediados del siglo II. Este templo de alto basamento es de tipo romano, pero las columnas son excepcionalmente altas. La arquitectura de la Siria romana sobresalía por su gigantismo, su esplendor y (salvo en Palmira) su originalidad.

Estos, destinados a recepciones ceremoniales, están dotados frecuentemente de un ábside para pequeños banquetes -reuniones solemnes del grupo de iniciados que gobernaba la ciudad, muy distintos de los magnificos banquetes públicos abiertos de modo indiscriminado a clientes, libertos, amigos y conciudadanos, en los que, tres siglos antes. Plinio el Joven prodigaba sus reservas de vino deliberadamente mediocre y barato. Gran parte de las obras maestras del arte estatuario clásico que una vez se alzaron en templos y foros, o bien a su alrededor, acabaron descansando tranquilamente en los vastos patios y las entradas de esos palacios. Son símbolos del derecho de los potentes a absorber y preservar, de acuerdo con su propia situación, lo mejor de la urbe clásica. Estos hombres y sus subordinados no habrían podido creer fácilmente que el obispo cristiano y su creciente comunidad religiosa ofrecían algún tipo de alternativa a su propia visión de un mundo urbano restaurado y mantenido por el franco ejercicio de su propio poder y el de su señor, el Emperador. A lo largo del siglo IV, está lejos de ser algo seguro que la nueva iglesia vaya a imponer sus propias ideas sobre la comunidad a la ciudad antigua, instalada en la última etapa de una existencia prolongada y cuidadosamente restaurada.

Una Iglesia rica y marginal En el nuevo escenario urbano, el obispo cristiano y su iglesia no eran sino un elemento más. Ahora pueden edificarse magnificamente muchas iglesias gracias a las dádivas imperiales y siguiendo un trazado igualmente imperial —la basílica, edificio lleno de resonancias de la «sala de audiencias» del Emperador y, consiguientemente, del trono del juicio de Dios, emperador invisible del mundo. El clero puede recibir exenciones y privilegiadas asignaciones de alimentos. El obispo tiene acceso a los gobernadores y a los potentes para interceder sobre todo en favor de los pobres y los oprimidos —si bien, como observa Agustín, frecuentemente se le hacía esperar durante horas interminables en la antecámara de los grandes, mientras que otras figuras más importantes eran admitidas antes que él. Por impresionante que pueda parecer, la iglesia del siglo IV sigue siendo marginal en el saeculum, en un «mundo» cuyas principales estructuras habían evolucionado sometidas a las enormes y antiguas presiones del poder y de la necesidad de seguridad y jerarquía. Para ese saeculum el cristianismo es algo periférico, incluso si ahora es la fe nominal de los poderosos.

La comunidad cristiana permanece unida por su muy particular espejismo de solidaridad. Ahora, ésta puede expresarse a plena luz del día a través de las peculiares ceremonias que se desarrollaban en la basilica del obispo. Así, aunque apenas sea ya una «reunión de los santos», la basílica cristiana sigue siendo un lugar del que las estructuras del saeculum continúan deliberadamente excluidas. La jerarquía secular era menos clara dentro de la basílica que en las calles de la urbe. A pesar de la nueva preeminencia del clero, a pesar de la cuidadosa segregación de hombres y mujeres situados. en la mayor parte de las ocasiones, a ambos lados de las enormes naves de la basílica, a pesar de la perenne capacidad de los poderosos para «brillar» entre la masa gris de sus inferiores gracias a sus espectaculares ropajes dominicales, bordados ahora píamente con escenas de los Evangelios, las basílicas cristianas siguen siendo el escenario de una reunión de hombres y mujeres y de personas de todas clases expuestas por igual, a los pies de la alta silla del obispo situada en el ábside, a los ojos indagadores de Dios. Sabemos que Juan Crisóstomo se hizo exquisitamente impopular en Constantinopla gracias a su costumbre de seguir individualmente con los ojos a los grandes terratenientes y cortesanos cuando entraban y salían de la basílica durante sus sermones, singularizándolos con penetrante y pública mirada como perpetradores de los pecados y males sociales que denunciaba desde su alta cátedra. Se trata de la antigua «libertad de palabra» del filósofo como crítico de los grandes, que ahora centra la atención de toda una comunidad urbana reunida por su clero en la «sala de audiencias de Dios». Una comunidad así, dirigida por personas tales, estaba destinada a intentar transformar la antigua urbe en una comunidad configurada a su propia y, en gran medida, insólita imagen.

A los ojos de estos líderes, la iglesia es una nueva comunidad pública que se mantiene unida por la insistencia en tres temas, a los cuales se aplica un drástico enfoque, nuevo hasta ahora en el mundo antiguo; estos temas son: el pecado, la pobreza y la muerte. Estas tres oscuras y, aparentemente, anónimas nociones, estrechamente ligadas entre sí, colman el horizonte del cristiano antiguo tardío. Unicamente enfrentándose a ellas de un modo establecido en términos nada inciertos por el clero, pueden ganar el hombre y

la mujer medios la «ciudad de Dios», cuyas palpables delicias y placeres aún son evocados ante el espectador moderno por la inequívoca sensualidad de los mosaicos cristianos tardoantiguos y los rostros serenos y eternamente bellos de los santos, es decir, de los hombres y mujeres gratos a Dios y situados por El, no en el más allá etéreo y aséptico de la imaginación moderna, sino en el antiguo «Paraíso de las delicias», «un lugar fertilizado por aguas refrescantes del que han huido el dolor, el sufrimiento y las lágrimas».

El pecado

El Vaticano en la Edad Media.

Maqueta de Marcelliani. El vasto
edificio de la mitad izquierda es la
primitiva basilica de San Pedro.
comenzada hacia 325. Cada ciudad
contaba al menos con una «basilica».
o sala de reuniones oficiales; los
palacios también. Los santuarios
donde se reunian los cristianos fueron
construidos de tal forma que
merecieron, a su vez, el nombre de
basilicas, a fin de no parecerse a los
templos y ostentar un nombre
solemne.

La basílica cristiana albergaba una asamblea de pecadores, iguales en su necesidad del perdón de Dios. Las fronteras más firmes dentro del grupo eran las trazadas por el pecado. No se debe subestimar el elemento novedoso que encierra esa definición de la comunidad. Cuestiones que podían ser tan profundamente íntimas para el individuo como sus mores sexuales o sus opiniones sobre el dogma cristiano, pueden ser juzgados por los miembros del clero y justificar un sonado acto público de exclusión de la iglesia cristiana. A lo largo de este periodo permanece vigente un sistema de penitencia plenamente público. La excomunión implicaba la exclusión pública de la Eucaristía y sus efectos sólo podían ser anulados mediante un acto igualmente público de reconciliación con el obispo. Así, en una basílica del siglo IV la solidaridad pública se encontraba normalmente ligada al tema del pecado y al todavía más interesante «pecado intelectual» de la herejía, con una claridad que quedará difuminada en todas las épocas posteriores. El acceso a la



Eucaristía supone una serie de actos de separación y adhesión que son totalmente visibles. El rebaño de los catecúmenos es conducido fuera del recinto cuando comienza la principal liturgia de la Eucaristia. La ceremonia comenzaba al llevar los creyentes sus ofrendas al altar. Al avanzar los fieles solemnemente para participar del «Alimento Místico», la única jerarquía fija en el seno del grupo cristiano quedaba puesta de relieve: primero los obispos y el clero, después los continentes de ambos sexos y, los últimos de todos, los seglares casados. En el mismísimo fondo de la basílica, en el punto más lejano del ábside, permanecían los «penitentes» - aquellos a quienes sus pecados excluían de actos tan palpables de participación. Moralmente humillados, vestidos por debajo de su condición. las barbas sin rasurar, esperaban, expuestos a la mirada ajena, el gesto público de reconciliación con su obispo. Ocasionalmente, la jerarquia del saeculum y la igualdad frente al pecado chocan entre si produciendo unos resultados memorables: en Cesarea, Basilio rechazó las ofrendas del herético emperador Valente; en Milán, Ambrosio colocó al emperador Teodosio entre los penitentes -el gobernador del mundo desnudo de su ropaje y su diadema- por haber ordenado la masacre del pueblo de Tesalónica.

Los pobres también destacan mucho. Tullidos, indigentes, vagabundos e inmigrantes que huyen del campo frecuentemente afligido, se acuclillaban a las puertas mismas de la basílica y dormian en los soportales que rodeaban sus demás patios. Estos pobres siempre eran mencionados en plural. Eran descritos en unos términos que no guardaban relación alguna con la previa clasificación «cívica» de la sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos. Eran el desecho anónimo de la economía antigua. Es precisamente esta cualidad del anonimato la que los coloca en un lugar destacado; serán el medio por el que se reparan los pecados de los más afortunados miembros de la comunidad cristiana. Pues las limosnas a los pobres forman parte esencial, tanto de la prolongada expiación de los penitentes, como de la remisión moral necesaria para los pecados menores o «veniales» —verbigracia, los pensamientos ociosos e impuros, o la autoindulgencia— que no exigían penitencia pública.

autoindulgencia— que no exigían penitencia pública.

La abyecta condición del pobre encierra una fuerte carga de

sentido religioso. Simboliza la situación del pecador, que se encuentra en perpetua necesidad del perdón de Dios. La ecuación simbólica que equipara al pobre con el pecador afligido y abandonado de Dios se repetía insistentemente en los Salmos, que constituían la espina dorsal de la liturgia de la iglesia, especialmente de sus ceremonias de penitencia. Sin ese simbolismo no podía darse la empatía mediante la cual el habitante urbano —acostumbrado a percibir en esas molestas ruinas humanas poco más que una amenazadora excepción a la armonía reinante en la antigua comunidad cívica de los conciudadanos— llegó a otorgar a los pobres una posición privilegiada como símbolo de la afligida condición del hombre, incluyendo a su propio ser pecador. La limosna se convierte en una poderosa analogía de la relación que existe entre Dios y el pecador. Los

La pobreza



La difunta Comminia, siglo IV ó V. Esta figura, que reza en la actitud cristiana (y pagana) de la oración, es a la vez Comminia, su alma inmortal y la propia oración. (Nápoles, catacumbas de san Genaro.)



Roma, catacumba de Santa Domitila, tumba de un herrero, siglo iv-v. El uso del grabado, menos costoso que el relieve, es una «democratización» del arte funcrario. (Roma, museo cristiano de Letrán.) gimoteos que los pobres dirigen a los fieles cuando entran en la basílica a rezar no son más que el preludio de su propio y desesperado clamor por el perdón de Dios. Dice Juan Crisóstomo:

Cuando te canses de rezar y sigas sin recibir, piensa cuán a menudo oíste a un pobre suplicar y no le escuchaste. No por extender las manos (en la actitud del *orans*) se te escuchará. Tiende la mano, no hacia el cielo, sino al pobre.

Ciertamente, el mismo anonimato del pobre ayudaba a mantener un sentimiento de solidaridad indiferenciada entre los pecadores dentro de la iglesia. El ideal cívico según el cual los grandes están obligados a dar con generosidad también ejerce su presión en la iglesia cristiana, pues supone que aquella generosidad manifiesta el derecho de los poderosos a controlar su comunidad. Después de todo, pocas basílicas se habrían edificado sin ese reflejo. Las más espectaculares eran las donadas por el emperador o las cabezas del clero; se trataba de las acciones de unos hombres dispuestos a dejar claro, a la antigua usanza, que eran las figuras que gozaban del derecho a «alimentar», y por consiguiente controlar, a las congregaciones cristianas que se reunian en ellas. Los nombres de aquellos que depositan donativos en el altar son leidos en voz alta en las solemnes oraciones de ofrenda que preceden a la Eucaristía; con frecuencia esos nombres eran aclamados, como en la belle époque de la munificencia cívica. Sólo gracias a la noción de pecado podía esperarse alisar el perfil de una pirámide de patronazgo y dependencia tan confiada y de altos tonos. Lo que, por lo tanto, subrayaban los obispos, era el hecho de que todos los miembros de la comunidad cristiana tenían sus pecados, y que toda cantidad entregada como limosna, por pequeña que fuera, sería bien recibida por los verdaderamente pobres. Por consiguiente, los llamativos perfiles del patronazgo de los grandes, manifestado en piedras, mosaicos, colgaduras de seda y relucientes candelabros al modo del haut en

Tréveris, pintura de una sala de recepción («basílica») imperial, antes de 326. La aureola o nimbo revela que se trata de una princesa, o bien, mejor aún, de una alegoría; porque, coronada de laurel, muestra unas joyas, en señal de prosperidad. (Treveris, Museo episcopal.)

Emperatriz, ¿hacia 380? El aspecto tan retocado no se debe tan sólo al mármol y a una ilusión de escala (no se trata más que de una estatuilla). Bajo el manto de plegado helenizante, se advierte la amplia manteleta de brocado de oro que las emperatrices llevaban ya en el siglo in. (París, Bibl. nac., Gabinete de medallas.)

bas de la antigua munificencia cívica, quedan velados por la ligera pero continua llovizna de la limosna diaria que entrega el pecador cristiano medio al anónimo afligido.

Ciertamente, el mismo desamparo de los pobres los convertía en clientes ideales para un grupo ansioso de evitar las tensiones que crean las auténticas relaciones de patronazgo con clientes de verdad. De todas las formas de patronazgo a las que se sabe que estuvo prolongadamente expuesto el clero, la más peligrosa, y la más ignominiosa a los ojos de los extraños, era su estrecha dependencia de mujeres ricas. Desde Cipriano en adelante, la pobreza, y el papel desempeñado por las mujeres influyentes en la iglesia, son preocupaciones intimamente ligadas. La riqueza de muchas virgenes viudas y diaconisas originaba lazos de patronazgo y de humillante obligación entre el clero y las mujeres que a finales del siglo IV eran miembros de la aristocracia senatorial. Esa riqueza, y el patronazgo que llevaba aparejado, podían dedicarse entonces con mayor seguridad a los pobres, pues, como bien sabían muchos hombres de la antigüedad, los pobres no podían ofrecer nada a cambio; su apoyo no servía de nada. Además, los estrictos códigos de separación entre sexos había bloqueado a las mujeres el acceso al poder público en la iglesia. Cualquier quiebra de los mismos provocaba escándalos, deliberadamente alimentados siempre que se producía la amenaza de que las mujeres pudieran detentar influencia en la iglesia gracias al poder de su fortuna, su cultura o su energía superior. No obstante, esos tabúes no se aplicaban en modo alguno cuando la mujer desplegaba públicamente su patronazgo en caso de simple naufragio humano. En tanto que patrona de los pobres a través de sus limosnas, del cuidado de los enfermos y de los extranjeros en los hospi-

Las mujeres ricas





cios, las mujeres acomodadas llegaron a disfrutar en las ciudades de todo el Mediterráneo de un auténtico status público que era extremadamente infrecuente en cualquier otro campo de la vida pública de los poderosos del imperio tardío, jerárquico y dominado por los hombres.

El obispo

Patrón de los pobres y protector de las mujeres influyentes, cuya energía y fortuna podía encaminar al servicio de la iglesia actuando como director espiritual de extensos grupos de viudas y virgenes, el obispo alcanzó preeminencia en la urbe del siglo IV asociándose deliberadamente en público con esas clases cuya existencia había sido ignorada por el antiguo modelo «cívico» de los notables urbanos. En palabras de los Cánones de san Atanasio:

El obispo que ama a los pobres es rico, y la ciudad y su región lo honrarán.

No cabe un contraste más acusado con la imagen cívica que los

notables se atribuían dos siglos antes.

Parte de un díptico de marfil. Altura: 29 cm. Conmemora el consulado de Flavius Félix en 426; sostiene un cetro coronado por un águila, insignia de su dignidad, y viste una amplia túnica, una dalmática encima, y finalmente una suntuosa toga de brocado. Se ha pasado de la época de los vestidos de paño a la de los forrados y bordados de oro y plata. La liturgia católica conserva rasgos de moda cortesana del siglo v. (Paris, Bibl. nac., Gabinete de medallas.)

Mosaico, retrato de san Ambrosio, siglo v. He aquí a este melancólico hombre de acción; este hombre pequeño, cultivado y distante al que san Agustín apenas si podia alcanzar a ver los domingos en la iglesia; este obispo cuya política estaba hecha de violencias calculadas para que parecieran caprichos (Peter Brown, La Vie de saint Augustín, Paris, Ed. du Scuil, 1971). (Milán, iglesia de San Ambrosio.)

Creciendo a la vez que la urbe antigua, y lejos de ser la única dominante en ella durante el siglo IV, la comunidad cristiana había creado, no obstante, por medio de sus ceremonias públicas, una nueva noción del espacio público en el que dominaba con aplomo un nuevo tipo de figura también pública: la de los obispos célibes. Estos, respaldados ahora en gran medida por mujeres célibes, fundaban su prestigio en su capacidad de «alimentar» a una nueva categoría de personas, la anónima y profundamente «anticivica» categoría de los pobres desarraigados y desamparados. En el siglo V, las ciudades del Mediterráneo fueron alcanzadas por otra crisis más. La cuestión para las generaciones cruciales que inmediatamente preceden y siguen al año 400 d. C. -generaciones conocidas no sólo a causa de importantes catástrofes, como el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410, sino, a la vez, por la aparición de estentóreos e influyentes obispos, como Ambrosio en Milán. Agustín en Hipona, el papa León en Roma, Crisóstomo en Constantinopla y el implacable Teófilo en Alejandría— es conocer el modo en que se hundirá la fachada restaurada de la ciudad romana tardía. dejando al obispo cristiano, provisto de su propia definición «no cívica» de la comunidad, libre para actuar como único representante viable de la vida urbana en las costas del Mediterráneo.

La muerte

Fuera de las ciudades se extendía la solidaridad, más tranquila y definitiva, de las tumbas cristianas. Pasar en cualquier museo moderno de las salas paganas a las cristianas, equivale a penetrar en un mundo de significados claros y universales. La obsesiva riqueza de los sarcófagos de la clase alta de los siglos II y III —acerca de cuya rara idiosincrasia seguirán interrogándose los estudiosos durante mucho tiempo— deja paso a un repertorio limitado de escenas claramente reconocibles, colocadas con escasas variaciones en todas

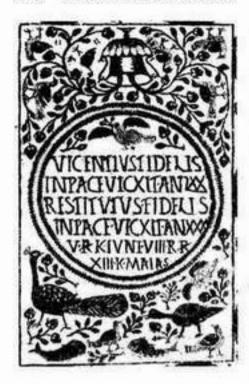

Mosaico de tumba, ¿siglo v? En España y en Africa, hay mosaicos que cubren así el emplazamiento de la tumba, casi a ras del suelo. Puede leerse el nombre del difunto, su edad, el día y el mes de su muerte, pero, como aqui sucede, no siempre el año; lo importante era la fecha de aniversario del deceso. (Museo de Bardo.)

las tumbas cristianas. La asombrosa variedad de las inscripciones y el arte funerario pagano dan testimonio de una sociedad que posee pocos símbolos comunes acerca de la muerte y la vida futura. El sepulcro era un magnifico lugar privado. La persona muerta, apoyada por sus grupos tradicionales —su familia, sus pares, sus socios funerarios e incluso, en el caso de los grandes, su ciudad— tenía que dejar claro a los vivos, en sus propios términos, el significado de su muerte. De ahí la extraordinaria proliferación de asociaciones funerarias entre los humildes, el papel fundamental del mausoleo familiar entre los acomodados y la casi extraña diversidad de afirmaciones de los difuntos o acerca de los difuntos (pensamos en un notable griego, Opromoas, que cubrió su tumba con las cartas de alabanza que escribieron los gobernadores romanos por su generosidad cívica, o en los versos de un humilde albañil que pide perdón por la calidad de su epitafio). Esas tumbas son el gozo de todo lector de epitafios griegos o latinos, pero constituyen la desesperación de cualquier historiador de la religión que espere de ellos una doctrina coherente sobre la vida de ultratumba. En el mundo pagano de los siglos II y III d. C., aún no había intervenido ninguna gran comunidad religiosa para acallar la variedad de tantas voces privadas como salían de las tumbas.

Con el ascenso del cristianismo, la iglesia llegó a introducirse poco a poco entre el individuo, la familia y la ciudad. El clero pretende ser el grupo más capacitado para preservar la memoria de los muertos.

Una doctrina cristiana estable de la vida futura, predicada por el clero, dejaba claro a los vivos el significado de la desaparición de los difuntos. Las celebraciones tradicionales junto a la tumba siguieron siendo normales, pero ya no eran suficientes. Las ofrendas eucarísticas aseguraban que los nombres de los muertos serían recordados durante la oración por la comunidad cristiana en su conjunto, presentada como la más amplia familia artificial que posee el creyente. En los patios de las basílicas, e incluso dentro de sus paredes, tenían lugar fiestas anuales por la memoria de los difuntos y para provecho de sus almas -fiestas dedicadas, como siempre, a los siempre disponibles pobres. Pues ahora es la iglesia, y no la ciudad, quien celebra la gloria de los desaparecidos. Y una vez introducida en el recinto de la basílica, la democracia del pecado se amplía más allá de la tumba de una manera inconcebible para los paganos. El clero podía rechazar la oferta realizada en nombre de un miembro no convertido de la familia, o de los pecadores impenitentes o los suicidas.

La tumba

Un nuevo sentido de la expresión «suelo santo» atrae de modo persistente a los muertos hacia la sombra de las basílicas. Desde principios del siglo III existen en Roma enormes cementerios cristianos administrados por el clero. En ellos había galerías subterráneas cuidadosamente excavadas, diseñadas de modo que pudieran albergar gran número de enterramientos de pobres. Las tumbas de éstos, excavadas en hileras situadas las unas sobre las otras en las

catacumbas, dan silencioso testimonio hasta hoy de la determinación que poseía el clero de actuar como patrono de los pobres. Los pobres son movilizados incluso en la muerte. Las hileras de tumbas humildes, situadas a una distancia decente de los mausoleos de los ricos, simbolizaban la atención y la solidaridad de la comunidad cristiana.

A finales del siglo V, la difusión de la práctica de la depositio ad sanctos -el privilegio de ser enterrado en la cercanía de los sepulcros de los mártires- garantiza que, si la comunidad cristiana exige una jerarquía de estimación entre sus miembros, el clero, que controla el acceso a los sepulcros se erigirá en árbitro de esa jerarquía. En los cementerios de Roma, Milán y otros lugares, las vírgenes, los monjes y los miembros del clero se apiñan junto a las inmediatas tumbas de los mártires. Siguen a estas nuevas élites de la iglesia urbana los humildes seglares admitidos en recompensa a su buena conducta cristiana:

Probiliano (...) a Hilaritas, mujer cuya castidad y buena disposición era conocida de todos sus vecinos (...) Se mantuvo ocho años casta en ausencia mía, y reposa así en lugar sagrado.

Los muertos, integrados de esta manera tan visible en las iglesias cristianas, eran imperceptiblemente retirados de su ciudad. Para asegurar el reposo y la continua memoria de sus muertos, la familia cristiana trata sólo ahora con el clero. Las formas de testimonio cívicas pasan a un segundo plano. Sólo entre los anticuados de las pequeñas poblaciones romanas seguía haciéndose del aniversario de una figura pública la ocasión de un gran banquete cívico para los notables y sus conciudadanos. Petronio Probo, el mayor de los potentes de la Roma del siglo IV, fue llorado en público por la corte imperial como «primer ciudadano». Pero después de ello su memoria quedó confiada a la capilla de san Pedro. Su espléndido sarcófago de mármol proclamaba la certidumbre de su nueva intimidad con Cristo en la corte celestial. Y alli yació el gran hombre, a unos metros de san Pedro, hasta que unos trabajadores del siglo XVI encontraron el sarcófago, lleno de las hebras de oro con que estaba tejido su último ropaje. En cuanto al clero y al resto de los santos difuntos, los mosaicos nos los muestran lejos de la ciudad antigua. Pisan la verdisima hierba del Paraiso a la sombra de palmeras orientales y rodeados de un grupo nada clásico de pares:

> Y ahora (vive) junto a los patriarcas, entre los profetas que ven claro el futuro. en compañía de los Apóstoles y con los mártires, Todopoderosos.



Detalle de un sarcofago cristiano, siglo iv. Desde hacia siglos, el arte lunerario representaba a los esposos vueltos el uno hacia el otro y a medias hacia el espectador. Pero el sentido de una imagen varia con las épocas; un siglo cristiano veia en estas «dos almas que, en nombre de Dios. no tenían más que un solo espíritu». como se lee en un anillo bizantino. (Roma, museo de Letrán.)

## El monacato

En una ocasión, Constantino escribió incluso a san Antonio. Mayor que el Emperador en casi una generación, Antonio, que había abandonado su pueblo natal del Fayún por los años en que nació el Emperador y llevaba ahora establecido largo tiempo en el desierto de Tebaida, no se impresionó en absoluto. También Pacomio había fundado sus primeros monasterios algunos años antes de que Constantino llegara a ser Emperador de Oriente. El edicto de Constantino, tan tangible en las ciudades, constituye una novedad para el mundo de la ascesis. Los monjes -los monachoi, es decir los «hombres solitarios»— siguen una tradición cristiana muy diferente, casi podríamos decir que arcaica. Sus actitudes espirituales y morales se alimentaban de la experiencia de un entorno rural muy distinto al de los cristianos urbanos. En el siglo IV los monjes de Egipto disfrutaron de un succès d'estime et de scandale por todo el mundo Mediterráneo. La Vida de Antonio, de Atanasio, apareció inmediatamente después de la muerte de aquél en el año 356. Entre los años 380 y 383 Juan Crisóstomo se retiró a vivir por un breve pero formativo período entre los ascetas que pueblan las colinas que rodean Antioquía: Crisóstomo, el más inclinado a la vida ciudadana de los rétores cristianos, cifra todo su sueño en «repetir con el pensamiento el viaje hasta la cumbre del monte en que Cristo se transfiguró». En agosto de 386 la historia de san Antonio libera brutalmente a Agustín de su deseo de contraer matrimonio y le lanza a una trayectoria que le llevará en pocos años a su ordenación como obispo de Hipona, donde permaneció los restantes treinta años de su vida. A finales del siglo IV, el papel de la iglesia cristiana en las ciudades se vio eclipsado por un nuevo y radical modelo de la naturaleza y la sociedad humanas creado por los «hombres del

El prestigio del monje descansa en el hecho de que era el «hombre solitario». Resumía en su persona el antiguo ideal de la sencillez de corazón. Lo había logrado por dos caminos: en primer lugar de mediante un saliente horizontal había renunciado al mundo de la manera más visible que se podía.

El hombre solitario

Roma, Santa Maria la Mayor, bacia 435. Sólo el pavimento, el baldaquino y el altar son recientes; el techo imita el antiguo. De una prestancia más imperial que sagrada, podría pasar por una basilica civil pagana. Es una obra maestra a la antigua; por la precisión armoniosa de las proporciones (hacia 1440, los arquitectos florentinos restaurarán esta estética rigurosa, por encontrar demasiado imprecisas y susceptibles de adiciones caprichosas las iglesias góticas). En otro tiempo, entre columnas y ventanas había un marco en relieve circundando cada mosaico: si se para uno a pensar, se advertirá la necesidad de tales relieves, que daban variedad a la simplicidad de las continuo.

Mediante un acto de *unachoresis* se había retirado a vivir en el desierto: era un «anacoreta», un hombre definido por este único acto elemental. Eremitas individuales o grupos de ellos se instalan en las tierras inexplotadas (si bien no siempre hostiles) que flanqueaban las ciudades y pueblos del Oriente Próximo. Se les conocía como los hombres del *eremos*, del desierto —nuestros «eremitas»—. Ese desierto había sido siempre la antítesis más absoluta de la vida en el mundo establecido. Era omnipresente. Los que se trasladaban a él permanecían frecuentemente a la vista y en las cercanías de las comunidades que habían abandonado y llegaban a convertirse rápidamente en héroes y guías espirituales de los aldeanos.

La gloria de Adán

San Pablo el Simple. Menologio de Basilio II, siglo xi. (Roma, Bibl. vaticana.)

Así pues, los monjes se trasladaban a una zona marginal que se percibe claramente como despojada de los sostenes y definiciones de la vida social organizada. Se establecieron en el equivalente social a la vida en el continente antártico, en un espacio considerado desde tiempo inmemorial como un espacio vacío en el mapa de la sociedad mediterránea — una tierra de nadie que flanquea la vida de la ciudad, que se burla de toda cultura organizada y que ofrece una alternativa permanente a la atestada e implacablemente disciplinada vida de los <u>p</u>ueblos.

En segundo lugar al hacer esto, el monje individual adquiría libertad para alcanzar a los ojos de Dios y entre sus compañeros el ideal de la sencillez de corazón. Desgajado de las tensiones de la sociedad establecida, purificado lenta y dolorosamente de las incitaciones murmuradas por los demonios, el monje anhela poseer «el corazón del justo», un corazón tan entero, tan libre del nudoso grano de la motivación privada —propia de los dobles de corazón—como el corazón sólido y blanco como la leche de la palmera.





Para los admiradores de los monjes, no hay duda de que, al actuar así, el monje había recuperado, como «hombre solitario», algo de la primera majestad del hombre. En torno a su persona giran siglos de especulación sobre la «gloria de Adán». Se alza con sencillez de corazón, al igual que antes de él lo hizo Adán, en la adoración de Dios en el Paraíso. El desolado y asocial paisaje del desierto es una lejana imagen del Paraíso -del hogar primigenio y verdadero de la humanidad, el lugar donde Adán y Eva se irguieron una vez en la plenitud de su majestad antes de la acometida sutil e irresistible de las inquietudes egoístas de la sociedad establecida: antes de que el matrimonio, la gula, el trabajo de la tierra y las opresoras preocupaciones de la sociedad humana les despojaran de su claro arrobo primero. Con plena sencillez de corazón y, por eso mismo, unido a las huestes angélicas en la ininterrumpida e indivisa alabanza de Dios, el monje espejaba con su vida en la tierra. la vida de los ángeles. Era un «hombre angélico»:

A menudo me mostraba (dijo el viejo Anub) las huestes de los ángeles que había ante El; a menudo contemplé la gloriosa asamblea de los justos, los mártires y los monjes —que carecen de todo propósito que no sea honrar y alabar a Dios con sencillez de corazón.

El paradigma monástico no era algo nuevo. Perpetuaba los aspectos más radicales de la contracultura filosófica pagana, muy especialmente el estilo de vida magnificamente asocial de los cíniMonasterio copto de San Sinicon, al oeste de Assian, en el desierto. Las celdas se hallan estrechamente agrupadas dentro de un recinto fortificado. Fundado en el siglo vi, el edificio tal como se ve aquí es el resultado de quince siglos de anadiduras y restauraciones.

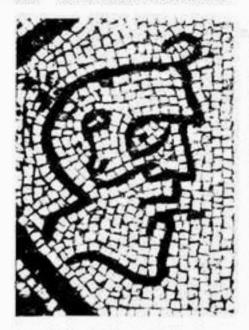

Catedral de Aquileya, detalle de un mosaico en el suelo, siglo IV. No se trata del diablo sacando la lengua, como dicen los guías, sino de un Viento, cuyo frescor es no menos paradisiaco que las flores, las aguas o la plenitud disponible de un vaso, que pueden verse además en este mismo mosaico.

cos, así como un largo pasado judeocristiano. La originalidad del paradigma se encontraba más bien en su espectacular cambio de punto de vista. El «mundo» es referido a un fenómeno claramente identificable, esto es, la sociedad tal como existe en el presente, y a través de ésta se transparenta el sentido de la vida, es decir, el orden «angélico» del primer estado del hombre. Tras la predicación de un hombre como Juan Crisóstomo en sus sermones sobre la virginidad, en torno al 382, adivinamos todavía el entusiasmo de una visión según la cual la raza humana se encuentra en el umbral de una nueva era. La vida de una urbe como Antioquía, las realidades de la sexualidad, del matrimonio, del parto, con todo lo sólidas e inmemoriales que puedan parecer incluso a los ojos del cristiano convencional, no son ahora sino un confuso remolino en una corriente que se desliza rápidamente desde el Paraíso hacia la Resurrección. La sociedad misma y la naturaleza humana, tal como la configuran las actuales exigencias de aquélla, no son más que un accidente de la historia, imprevisto y poco permanente. «El tiempo presente se acerca a su fin; las cosas de la Resurrección se encuentran ahora a las puertas.» Todas las estructuras humanas, toda la sociedad humana -las «artes y edificios», las «ciudades y las viviendas»-, hasta la misma definición social del hombre y la mujer como seres sexuados destinados al matrimonio y a la reproducción, pronto descansarían ante la inmensa quietud de la presencia de Dios. Los que han adoptado la vida de los monjes y las vírgenes al borde de la ciudad anticipan el alba de la verdadera naturaleza del hombre. Permanecen «dispuestos a recibir al Señor de los Angeles». El trance de adoración extática coincidente con el solemne momento de la Eucaristia (tal como se celebraba en la liturgia de Antioquía), en que las voces de los fieles se unían a las de los ángeles para cantar «Santo, Santo, Santo» a un Rey de Reyes invisible pero próximo al altar, revela en un fugaz segundo el verdadero estado indiviso del hombre. La ciudad, el matrimonio y la cultura, las «necesarias superfluidades» de la vida establecida no eran sino un interludio efímero en comparación de ese momento claro y emancipado de «los afanes de esta vida». Los monjes de las colinas que se alzaban fuera de la ciudad se esforzaban para que ese momento durara toda una vida.

Más allá de la ciudad antigua Ciertamente, en el paradigma monástico contemplamos un mundo despojado de sus estructuras conocidas. Las compartimentaciones, las jerarquías, las tajantes distinciones en que seguía basándose la vida de la urbe habían quedado deliberadamente difuminadas y suavizadas por medio de los impresionantes ritos comunes que se llevaban a cabo en el interior de las basílicas cristianas. Pero esas basílicas seguían siendo espacios encerrados en las sólidas estructuras de la ciudad. Las estructuras sociales podían quedar en suspenso en los momentos más elevados, pero no quedaban nunca completamente abolidas de las mentes de los creyentes, que, una vez terminadas las ceremonias, saldrían de la basílica para volver al duro mundo de la ciudad de la antigüedad tardía. Los hombres como Juan Crisóstomo deseaban que tales estructuras se desvanecieran en el creciente resplandor de una nueva era. La luz auroral de las «cosas de la Resurrección» iluminaba ya a las pequeñas comunidades de «hombres angélicos» instalados en las colinas de alrededor de Antioquia. Podía deslizarse para venir a inundar toda la ciudad. Este fue el sueño de por vida de Juan Crisóstomo. Murió en el año 407, en el exilio -un hombre verdadera e irreparablemente deshecho por el poder del «mundo»-... Sin embargo, la recepción, en sus muchas variantes, del paradigma monástico por tantas figuras de la Cristiandad, revela hasta qué punto, en la generación de Constantino, había echado raíces la idea de la vulnerabilidad de las ciudades. El siglo v es una época de invasiones bárbaras en Occidente, y, en Oriente, de obstinada organización, de crecimiento de la población y de un consiguiente aumento de la miseria. Las recién creadas estructuras de las ciudades romanas tardías estaban expuestas a más calamidades todavía. El radical paradigma monástico asociaba dichas calamidades con la pérdida definitiva de los perfiles clásicos de la ciudad y, de esta manera, las hacía inteligibles a los líderes más elocuentes de la comunidad cristiana. Ciertamente, los monjes y sus admiradores, fueron los primeros cristianos del Mediterráneo que fijaron resueltamente la vista más allá de la ciudad antigua. Los monjes veian una nueva sociedad., Además, su preocupación por las nuevas formas de disciplina personal, que incluían la renuncia a la sexualidad misma, aseguraban que la vida de la familia cristiana de esa sociedad quedara impregnada de un nuevo sabor\_1

En el paradigma monástico, la ciudad pierde su condición de unidad cultural característica. En muchos lugares del Oriente Próximo, el ascenso de los monjes señaló el fin del espléndido aislamiento que separa a la ciudad helenística del campo que la rodea. Los habitantes de las ciudades, que ahora salen en grandes grupos para buscar el consejo y la bendición de los santos varones establecidos en los alrededores, solían reunirse allí con robustos analfabetos pueblerinos que, en el mejor de los casos, podían hablar un griego macarrónico. En todo el Mediterráneo los monjes se unían a las gentes anónimas para formar una «clase universal» sin ataduras con la ciudad ni el campo, pues en ambos entornos se es igualmente

dependiente de Dios.

Así, el simbolismo anterior, que veía a los pobres como oscuros espejos de la abyecta condición humana, quedó enormemente fortalecido por las pequeñas colonias de pobres voluntarios establecidos en torno a las ciudades. Los verdaderos pobres no se vicron favorecidos en ningún sentido por el ascenso de los monjes. Los seglares, como es natural, preferian dar sus limosnas a los monjes—esos «pobres ceremoniales» cuyas oraciones se sabían eficaces—antes que a los ruidosos y repulsivos mendigos que rodeaban las basílicas. Pero los monjes operaron de modo muy semejante a como opera una solución química en el laboratorio de un fotógrafo: su presencia reveló, con mucha mayor nitidez de contraste que antes, los nuevos rasgos de la imagen cristiana de la sociedad. Se trataba

Pobres reales, pobres ceremoniales

de una imagen que, al ignorar las antiguas divisiones entre ciudad y campo, entre ciudadano y no ciudadano, soslayaba la realidad de las ciudades, centrando por lo contrario su atención en la división universal entre ricos y pobres, tanto del campo como de la ciudad.

Centrémonos en una sola región. Hasta finales del siglo III, Oxirrinco, una ciudad de la provincia de Egipto, continuó gozando de un suministro privilegiado de alimentos. Este era asignado a quienes podían invocar que descendían de la clase de los ciudadanos, sin tener en cuenta su riqueza o pobreza. Las genealogias registradas para establecer esa pretensión de los ciudadanos nos remontan a lo largo de siglos hasta los principios mismos del orden urbano de Roma en Egipto. A finales del siglo IV, las antiguas estructuras se habían eclipsado definitivamente. La ciudad se encontraba rodeada de populosos monasterios y conventos. Como cristianos, los notables competían ahora en prodigar caridad a los pobres y a los extranjeros, y no ya a la «muy resplandeciente ciudad» de Oxirrinco. El notable cristiano es ahora philoptôchos, «amante de los pobres», no philopatris, «amante de su ciudad natal»... aunque el humilde sigue teniendo que doblar la rodilla para acercarse a él. Los pobres, si bien su miseria había quedado al desnudo a través del simbolismo cristiano del pecado y su reparación, seguían con todo existiendo. Tiritaban en las frías noches del desierto y se amontonaban en torno a la basílica para las comidas dominicales que ahora les ofrecían los monjes «de parte de las almas» de las «familias más resplandecientes» a que pertenecían aún Oxirrinco y el campo que la rodeaba. Esas familias ya no sentían la necesidad de expresar ningún amor especial por su ciudad: ¡como si ésta fuera algo distinto de la masa indiferenciada de los humildes que, tanto en la ciudad como en el campo, seguían bajo su control! Como «amantes de los pobres», los grandes patrocinaban por igual a los afligidos, lo mismo si habían nacido en la ciudad que en el campo.

La educación monástica

El paradigma monástico no sólo borró la peculiaridad de la urbe; también amenaza con debilitar su poder sobre los notables en uno de sus puntos más íntimos. Pone en cuestión el papel de los espacios ; públicos como lugar fundamental de socialización de los jóvenes varones. Sería totalmente errôneo concebir a los monjes como si fueran sin excepción los héroes analfabetos de una anticultura. Muchos hombres convertidos al ascetismo eran personas educadas. En el desierto -o en la idea de desierto- habían encontrado la sencillez, esto es, lo opuesto a la gran sofisticación. En manos de un Basilio de Cesarea o de un Evagrio del Ponto, las técnicas de educación moral, las normas de compostura y de disciplina espiritual, antes practicadas sólo por las élites de las ciudades, florecieron con renovado vigor en los monasterios. Esta cultura no es sólo para hombres maduros. A mediados del siglo IV se abastecen ya centros monásticos realizando levas entre los muy jóvenes. Las familias aldeanas y urbanas acomodadas dieron en dedicar a sus hijos al servicio de Dios, la mitad de las veces para mantener la herencia

familiar indivisa y libre de un número excesivo de hijos, y especialmente de hijas. Estos jovencísimos monjes no se desvanecieron simplemente en el desierto. Solían reaparecer algunos años después, incluso en las ciudades, como miembros de una nueva élite de abades y clérigos de formación ascética. Como resultado, el monasterio se convirtió en la primera comunidad preparada para ofrecer una formación plenamente cristiana a partir de la adolescencia. La asimilación de una cultura literaria enteramente basada en la liturgia y en la Biblia, la modelación del comportamiento siguiendo códigos de conducta afinados por la práctica en los monasterios, y, sobre todo, la formación de jóvenes de ambos sexos a través del ejercicio monástico y la lenta penetración en sus espíritus de la terrible «certidumbre de la Presencia de Dios invisible», significaron, por su contenido y aún más por las emociones a que se apelaba en el proceso de la socialización, el fin del ideal de la educación recibida en la ciudad y su substitución por el paradigma monástico. Hasta finales del siglo IV, se suponía automáticamente que todos los chicos, paganos y cristianos, debían exponerse a la magnifica, ruidosa, elocuente y extrovertida «cultura de la vergüenza» que los pares en competencia recibían del antiguo rétor junto al foro. Ahora todo aquello podía desaparecer.

Que un paradigma drásticamente nuevo de la educación, ejerciera escasisimo peso sobre la educación pública de los miembros más
jóvenes de las clases altas en este período, es un síntoma revelador
del vigor de la ciudad en la Antigüedad tardía. Los ideales educativos de la ciudad no fueron en absoluto devorados por los que
imperaban en el monasterio. Sin embargo, el efecto del paradigma
monástico consiste en revelar con mucha claridad una grieta —susceptible de agrandarse en cualquier momento— entre la ciudad y

los hogares cristianos.

La ciudad antigua, cuya íntima disciplina había dado forma, durante siglos, a la identidad privada y pública de los miembros de las clases dirigentes, amenazaba con disolverse en una simple confederación de familias, cada una de las cuales proveía por su cuenta, en colaboración con los elérigos e incluso con los monjes que habitaban a una cierta distancia de ella, a la educación verdadera -es decir. cristiana- del joven varón. La lectura de los sermones de Juan Crisóstomo provoca la impresión de que las puertas de los hogares. cristianos se cierran lentamente sobre el joven creyente. Su adolescencia ya no pertenece a la ciudad. La cultura clásica, herramienta privilegiada de intercambio entre los pares de alto rango, puede llegarle todavía desde escuelas situadas en el centro tradicional de la urbe. Pero se trata de una cultura «muerta»: derivaba de textos antiguos que todavía se tenían por necesarios para escribir y hablar correctamente, aunque su relación con la vida diaria había quedado interrumpida. Para el joven cristiano, los códigos de comportamiento ya no provenían de la misma fuente, como habría sido el caso dos siglos antes. El comportamiento del creyente cristiano se inspira ahora con la mayor claridad en el estilo de vida del monje, lo que lleva a una educación en el temor de Dios. Puede observarse cómo esta educación, en los círculos monásticos, penetra en la personalidad con mucha mayor profundidad que el antiguo temor «cívico»



Vaticanus latinus 1202, siglo xt: la lujuria que san Benito de Nursia habia visto en Roma; al verla, aquel hijo de Umbria que andaba tras el monacato oriental, decidió abandonar Roma: se retirará primero a Subiaco. en las ruinas de la villa que había hecho construir alli Neron en medio de un admirable paisaje; más tarde fundará un monasterio famoso en la cima del monte Cassino. Las desnudeces venusinas, que los marfiles y la plateria seguirán celebrando aún en el siglo vi, son aqui el pecado; volverán a ser un valor con Giovanni Pisano, quien. hacia 1310 esculpira en la catedral de Pisa una Venus como encarnación de la virtud de la Temperancia.



Codex Sinopensis sobre hojas color purpura, siglo vi. El retroceso del academicismo arcaizante no ha dejado lugar aqui a la torpeza ni a la lozania, sino a un talento de una vivacidad teatral. A la derecha, la prisión en que acuban de cortarle la cabeza a san Juan Bautista (reinando aún en ella la agitación y la evidencia del hecho consumado). A la izquierda, la cabeza se le ofrece a Herodes Antipas, Herodias y Salomé (que llevan pelucas), sentados a la mesa del lestín. (Paris, Bibl. nac.)



Vidrio pintado. ¿siglo vº No se sabe quienes son esas dos damas con atuendo de corte y ese joven principe, cristianos en cualquier caso. (Museo cristiano de Brescia.)

a ser motivo de verguenza ante los bien nacidos. Se transmite en un entorno más intimo y estable que el proporcionado por el grupo juvenil de clase privilegiada. Crisóstomo arrebató al joven antioqueno de la ciudad para entregarlo al temor sutil de su propio padre. Crisóstomo, gran psicólogo de la reverencia religiosa, contemplaba el temor de Dios, cotidianamente inculcado en el joven por la abrumadora presencia del padre cristiano, como el fundamento de un nuevo código cristiano de comportamiento. De golpe, vislumbramos la antigua Antioquía bizantina. No estamos ya ante una ciudad helenística, en la que la conducta de los ciudadanos destacados viene determinada por códigos de comportamiento fraguados en los antiguos centros de la vida pública. Los antiguos espacios públicos son ignorados. El teatro y el foro están ausentes. Callejas sinuosas y estrechas comunican las grandes reuniones religiosas en la basilica cristiana con patios cerrados en cuya bien guardada intimidad es el padre creyente quien transmite a sus hijos el arte del temor de Dios. Se trata de una vislumbre del futuro, de la ciudad islámica.

Sin embargo, claro está, esa vislumbre es engañosa. Si pasamos de los sermones de Juan Crisóstomo a los epitafios de sus coetáneos, redactados tanto en griego como en latín, captamos una visión muy distinta del cristiano urbano. Sigue perteneciendo, hasta el final, al espacio público. Si ya no es «amante de su ciudad», es, por contra, «amante del pueblo de Dios» o «amante de los pobres». Fuera de unas cuantas lápidas de monjes y clérigos, no existen apenas inscripciones que destaquen la íntima fuerza motriz del temor de Dios propia del creyente cristiano. En el laico encontramos aún al hom-bre antiguo, gloriosamente sensible a los viejos adjetivos que elogiaban sus relaciones con los iguales. No se ocupa de transmitir a la posteridad los motivos que, según sabemos, hicieron suspirar y estremecerse en saludable temor a sus héroes, los monjes.

Con relación a la sociedad establecida, el paradigma monástico ejerció sobre todo una enorme influencia en un terreno intimo: el del matrimonio, el acto sexual dentro del matrimonio, y el papel de la sexualidad misma en la persona humana. De la familia cristiana puede esperarse que cierre las puertas al foro y al teatro como lugares de educación para los jóvenes. Pero se le pide que abra las puertas de la alcoba a la nueva concepción de la sexualidad desarrollada por los continentes «hombres del desierto». Los diversos grados en que esas familias abrieron aquellas puertas —o, para ser más exactos, en que sus obispos, clero y directores espirituales esperaban que lo hicieran—, nos conducen a la raíz de la diferencia que enfrenta, a lo largo de la Edad Media, a las sociedades cristianas de Bizancio con el Occidente católico.

Sería difícil comprender el concepto que las modernas naciones occidentales tienen de lo «privado» —inseparable de las nociones de sexualidad y matrimonio— sin la decisiva intervención del paradigma monástico que las élites organizadas de la iglesia cristiana adoptaron a finales del siglo IV y comienzos del V d. C. La sexualidad y su control se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos, por ser uno de los más universales e intimos, con ayuda del cual expresar en su forma definitiva altomedieval el antiguo y profundamente enraizado ideal de una vida privada crecientemente permeable a las exigencias públicas de la comunidad religiosa.

El hecho de que la pareja casada cristiana de Occidente se haya vuelto tan transparente, en teoría al menos, a los sombrios y coherentes puntos de vista sobre la sexualidad elaborados por san Agustín, un obispo urbano, mientras que en Oriente la familia cristiana mantiene la antigua opacidad frente a las ideas sobre la sexualidad desarrolladas con similar rigor teórico por los heroicos monjes del desierto, permanece como un importante hito, decisivo y en gran medida inexplicable, de la historia del cristianismo. Se encontrabaen juego nada menos que la autoridad de los líderes espirituales de l la Iglesia sobre la vida privada de los hogares de la comunidad religiosa. Detrás de las opciones adoptadas en las diversas regiones del Mediterráneo a lo largo de los siglos V y VI, puede presentirse el contorno de dos sociedades diferentes con actitudes distintas en lo que se refiere, respectivamente, a la naturaleza de la sociedad establecida, a su antítesis, el desierto, y al ejercicio del poder del clero en las ciudades. Con este contraste, debemos terminar.

El paradigma monástico y la carne



Cofrecillo de matrimonio en plata (detalle) hallado en Roma. Entre 379 y 382. Destinado a una recién casada cristiana. Proyecta, el cofrecillo es presentado como regalo de bodas en la bella casa del esposo. (Londres, British Museum.)



## Oriente y Occidente: la carne

El paradigma monástico había puesto un interrogante al matrimonio, a la sexualidad, e incluso a la diferenciación de los sexos.
Pues, en el Paraíso, Adán y Eva habían sido seres asexuados. Su
caída de un estado de sencillez «angélico», consagrado a la adoración de Dios, se reflejaba —si es que no había sido directamente
provocado por ella— en el hecho mismo de la sexualidad; a partir
de esa caída comienza el fatal deslizamiento de los hombres y las
mujeres hacia el mundo de preocupaciones —anejas a la doblez del
corazón— que suscitan el matrimonio, el nacimiento, y el duro
trabajo para mantener bocas hambrientas.

Contada de este modo, la historia de la Caída de la humanidad, representada en las personas de Adán y Eva, es fiel espejo del alma del asceta de la época. Este tiembla al borde mismo de las terribles limitaciones que entrañaba la vida «mundana» y hace acopio de fuerzas para elegir la vida «angélica» del monje. Pues en el rígido mundo de los pueblos del Oriente Próximo, al igual que en los austeros hogares de los cristianos urbanos, la entrada en el «mundo» comienza en la práctica por un matrimonio que los padres arreglan para la joven pareja en su primera adolescencia.

Expresado en su forma radical, como señalando el camino de un «Paraíso Recobrado» en el desierto, el paradigma monástico amenazaba con barrer algunos de los fundamentos más firmes de la vida «mundana» en el Mediterráneo oriental. Pues se deducía que los cristianos casados estaban excluidos del Paraíso; éste sólo era accesible a aquellos que en esta vida habían imitado la abstinencia de Adán y Eva, anterior a su caida en la sexualidad y en el matrimonio. Si la vida del monje presagia verdaderamente la condición paradisiaca de una naturaleza humana asexuada, entonces el hombre y la mujer —como monje y virgen, eliminada su sexualidad por el renunciamiento— aún podían vagar juntos por las desoladas laderas sirias, al igual que una vez Adán y Eva pisaron las florecidas pen-

El gran temor de la carne

Sarcófago de Junius Bassus, alrededor de 359. En el paisaje pastoral consagrado (choza), y en una atmósfera de dignidad. Eva y Adán, entristecidos, se abisman cada uno de ellos en el sentimiento de su pecado. (Roma, Grutas vaticanas.) dientes del Paraíso preservados de la fertilidad y de los dolores y tormentos del sexo.

La amenaza de la anulación del sexo, anulación de la que se seguiría una correspondiente indiferencia hacia la sexualidad en tanto que elemento peligroso en las actuales relaciones entre hombres y mujeres, fue la *Grande Peur* del mundo oriental del siglo IV. Este temor provoca reacciones inmediatas tanto en los monjes como en el clero. La primera impresión que el lector moderno recibe de gran parte de la literatura monástica es de una virulenta misoginia. La cita bíblica «Toda carne es como la hierba», se interpretaba en el sentido de que los hombres y las mujeres, como seres indeleblemente marcados por el sexo, ¡se encuentran permanentemente expuestos a la combustión instantánea! El buen monje debía, incluso para transportar a su propia madre a la otra orilla de una corriente, ir cuidadosamente envuelto en su hábito, «pues el contacto de la carne de una mujer es como el fuego».

Tras estas hirientes anécdotas se encuentra el incesante desafío de una alternativa radical. En los grupos ascéticos cristianos radicales, la negación del valor del matrimonio solía ir acompañada de la negación de la sexualidad misma; y ésta a su vez implicaba la negación de la división entre el «mundo» y el «desierto». Pues aquellos cuyos pies ya habian hollado, al optar por la existencia «angélica» del monje o de la virgen, las pendientes del Paraíso en esta vida, podian atravesar las campiñas, los pueblos y las populosas ciudades con ojos tan inocentes como los de un niño, mezclándose libremente con hombres y mujeres por igual. Atanasio tuvo que oponerse en este aspecto a los seguidores de Hierakas en Egipto. Este último, reverenciado pensador ascético, había puesto en duda que las personas casadas tuvieran algún lugar en el Paraíso, a la vez que esperaba que sus austeros seguidores fueran atendidos impunemente por compañeras virgenes. Crisóstomo predicaba contra las «asociaciones espirituales» entre monjes y virgenes en la misma ciudad de Antioquía. Más tarde, la agitación de los monjes mesalianos —monjes dedicados a la vida errante y de perpetua oración, y notoriamente indiferentes a la presencia de mujeres en sus andrajosas filas— llegó a hacerse endémica en Siria y en la parte oriental del Asia Menor.

Como resultado de la necesidad de contener el radicalismo implícito en el mismo paradigma monástico, el Mediterráneo oriental se convirtió en una sociedad explícitamente organizada —de un modo mucho más estridente que antes— en los términos de una generalización de la verguenza sexual. Se esperaba de todos, desde los cabeza de familias de clase alta casados, hasta los heroicos «hombres del desierto», que compartieran un código común de evitación sexual, sin tener en cuenta ni clase ni profesión. En Antioquía, por ejemplo, Crisóstomo se atreverá incluso a arremeter contra los baños públicos, el punto de reunión social par excellence de la clase alta cívica. Critica a las damas aristocráticas por estar habituadas a exhibir ante los ojos de una nube de servidores su piel dulcemente cuidada, cubierta tan sólo por las voluminosas joyas, signo de su elevada condición. En Alejandría se consideraba



Relieve sirio, hacia el año 200. La mujer, una siria, es invisible bajo sus velos; la diosa siria, a su vez, se ha convertido en una Venus desnuda. Arriba, por tanto, una pareja de adoradores; abajo, Astarté-Venus, diosa de la naturaleza, y su amante, Adonis, dios oriental de la renovación de la vida, estifizado aquí como héroc griego. Unas mujeres veladas figuran también sobre un dintel del templo de Bél, en Palmira. A la izquierda, la maqueta de un templo circular ofrecido por la pareja; arriba y abajo, los pliegues esquemáticos de la cortina de este templo. Las griegas llevaban velo en Tebas, durante la época helenistica, y hay tanagras veladas. Bajo el Imperio, se llevaba también, en Turquia del Sur, en Tarso, en Pergé... Las modas vestimentarias diferian de una ciudad a otra. (París, Louvre.)

incluso, de un modo inconcebible en siglos anteriores, que los harapos de los pobres provocaban angustiosas fantasías en el creyente. Antes, esa exhibición podía haberse considerado indigna, pero era escasamente temida como fuente de automático peligro moral.

Entre los miembros de las familias cristianas del Mediterráneo oriental, tanto en este período como en los posteriores, nos enfrentamos a una paradoja. Los héroes y consejeros espirituales de los kosmikoi, «hombres del mundo», solian ser los «hombres del desierto». Los kosmikoi gustaban enormemente de visitar a los últimos, o de recibirlos en sus casas, con sus cuerpos exudando el «dulce aroma del desierto». Como acabamos de ver, la literatura monástica producida por los «hombres del desierto» suscitó una excepcional ansiedad en torno al tema de la evitación sexual. Se concebía el impulso sexual como algo que actuaba potencialmente. y para mal, en cualquier situación en que hubiera un hombre y una mujer. Con todo ello, la preocupación de los «hombres del desierto» por la sexualidad terminó siguiendo caminos estrictamente paralelos a los de los «hombres del mundo» casados.

La carne como indice y revelación

Los maestros espirituales del desierto, especialmente Evagrio y su intérprete en latín Juan Casiano, llegaron a tratar la sexualidad misma como índice privilegiado de la condición espiritual del monje. Las imaginaciones sexuales, la manifestación de las tendencias sexuales en los sueños y en las poluciones nocturnas, se estudiaban con una minuciosidad inédita en las anteriores tradiciones introspectivas, y, además, con independencia de que hubiera contacto con el otro sexo. Esta perspectiva de la sexualidad suponía un cambio revolucionario de punto de vista. De ser considerada como una «fuente de pasiones» cuyas anómalas instigaciones -desencadenadas por objetos de deseo sexual: verbigracia, hombres o mujeres atractivos— podían trastornar la armonía de la persona bien educada, la sexualidad pasa a ser tratada como síntoma que traiciona otras pasiones. Se convierte en la ventana privilegiada por la que el monje puede asomarse a los rincones más remotos de su alma. En la tradición de Evagrio, las imaginaciones sexuales son minuciosamente escrutadas en y por sí mismas. Se cree que revelan concreta -- v vergonzosamente-- la presencia en el alma de otros impulsos, todavía más mortales por ser más difíciles de identificar —el frío calambre de la ira, la soberbia y la avaricia. De ahí que la disminución de las imaginaciones sexuales, e incluso de las poluciones, fueran estrechamente observadas por el monje como índice de hasta qué punto había progresado su corazón hacia un estado de transparencia en el amor de Dios y del prójimo: «Porque has poseído mis partes más intimas», escribió Casiano, al dar cuenta del discurso de Apa Chaeremon. «Y así será encontrado tanto en la noche como durante el día, tanto en el lecho como cuando reza, sólo o cuando lo rodean las multitudes.» La lenta remisión de los significados persistentes e intensamente privados que se asociaban a los sueños sexuales anunciaba la desaparición en el alma de otras bestias mucho mayores, la ira y la fría soberbia, cuyos pasos resuenan bajo la forma de fantasias sexuales. Con ello, el monje cerraba la última y delgadísima grieta aún presente en el «corazón sencillo».

Oriente: La vida conyugal La doctrina de la sexualidad como síntoma privilegiado de la transformación personal era la versión más consecuente que jamás se había dado del antiguo anhelo judío y cristiano por un «corazón sencillo». En manos de un intelectual como Evagrio, integra el enfoque más original de la introspección que nos haya sido legado por el mundo antiguo tardío. Sin embargo, dicha doctrina apenas roza la experiencia de los seglares. Las puertas del hogar cristiano, que hemos visto cerrarse silenciosamente entre el joven cristiano y las pretensiones de la ciudad por constituirse en fuente de dirección moral, también se cerraron ante el nuevo y extraño sentido de la sexualidad que desarrollaron entre sí y para si los «hombres del desierto». La moral conyugal y sexual de los primeros cristianos bizantinos era austera; pero pocas cosas parecían problemáticas en ella. Sus normas proporcionaban una guía clara para los jóvenes que deseaban permanecer «en el mundo». En todo el Oriente Próxi-

Placa de marfil. Cristo barbado entre Pedro y Pablo, escenas del Nuevo Testamento. (París, Bibl. nac.. Gabinete de medallas.) Uno de los seis dípticos conservados de Anastasius. Cónsul en Bizancio, en 517, blande el pañuelo que habrá de arrojar a la pista para dar la salida a los carros. Había dado también en el Circo combates contra animales (tales cacerías habían reemplazado a los gladiadores). Una hiena ha mordido a uno de los cazadores, mientras los otros tratan de cazar a lazo unos lcones. (Paris, Bibl. nac., Gabinete de medallas.)



mo bizantino, las normas de la vida matrimonial eran tan familiares e inquebrantables, a su modo, como las estructuras de la ley secular y la administración, las cuales, en la época de Justiniano, aún sostenían el proyecto de un imperio cuyas fronteras se yerguen «firmes como estatuas de bronce».

En la moralidad cristiano-oriental, las realidades de la sexualidad no eran presentadas por el clero como particularmente misteriosas. O bien se vivía con ellas como persona casada y del «mundo», o se abandonaban para empapar el cuerpo en el «dulce aroma del desierto». Esta última elección era preferible hacerla en la primera edad. La época de las tormentosas conversiones de la madurez ya había pasado.

Hacia el año 500 d. C., era importante que el joven, y en especial la muchacha muy joven, tomaran una decisión en un sentido o en otro —a favor o en contra de seguir viviendo como persona «mundana»— antes de que las abrumadoras limitaciones sociales de unos esponsales llegaran a pesar ya en la primera adolescencia. La incertidumbre, una vez superado este punto, sólo podía conducir al perjudicial e insatisfecho anhelo del desierto en la posterior vida matrimonial. Muy a menudo, se aplazaba en una generación la elección que habría gustado hacer a los padres, y se transmitía a uno de los hijos.

El siglo VI es un siglo de niños santos, de reclutas infantiles para la vida ascética. Así, Marta, la piadosa madre de Simeón el Joven de Antioquía, educó a su hijo de modo que se convirtiera en un famoso santo estilita encaramado a una columna ja la edad de siete años!, ya que ella misma, contra su voluntad, había sido entregada en matrimonio a un artesano recién llegado, un colega de su padre. El joven Simeón era un sustituto del anhelo de santidad de Marta, yugulado, como ocurría con harta frecuencia, por un matrimonio convenido.

En el Mediterráneo oriental se rehuía a las mujeres con mayor cuidado que antes. Las antiguas fronteras imaginarias entre los sexos se refuerzan en ciertos aspectos. Esa actitud de evitación conduce a que sean excluidas con firmeza de la Eucaristía las mujeres que menstrúan.

Sin embargo, en las ciudades bizantinas, la persona media vive en alojamientos muy próximos entre sí, generalmente en torno a un único patio central. La segregación sexual debió ser, en gran medida, meramente teórica. La arquitectura del harén, de unos alojamientos totalmente separados para las mujeres, no es evidente todavía en la ciudad cristiana del Oriente Próximo durante el siglo VI. Se sabía que los hombres podían descargar frecuentemente los «calores» de la juventud en relaciones sexuales preconvugales.

La única contribución de la tradición ascética en este punto fue la tendencia a preguntar incluso a los penitentes varones si habían «perdido la virginidad», y en qué circunstancias. Habría sido una pregunta verdaderamente rara trescientos años antes, en que la «virginidad» era asunto exclusivo de las hermanas e hijas, no del hombre.



El matrimonio temprano se concebía para los jóvenes de ambos sexos como una suerte de rompeolas. Protegia al cristiano de los mares picados de la promiscuidad adolescente. Sin embargo, incluso un moralista tan penetrante como Crisóstomo, no acertaba a descubrir excesivas turbiedades en el acto sexual mismo, realizado en las aguas serenas del matrimonio legítimo. Las antiguas restricciones cercaban todavía el acto sexual. Pero se referian en gran medida al cuándo o al cómo había de realizarse el acto. La exigencia, respaldada por su antigüedad, de evitar a las mujeres en la menstruación, e, incluso, durante el embarazo, se reforzó con la obligación de observar abstinencia durante los ayunos y fiestas de la Iglesia. No obstante, fuera de estos momentos, la experiencia misma del acto sexual en parejas casadas se daba totalmente por sentada. Es más, todas las opiniones médicas seguían afirmando que sólo la apasionada y placentera descarga experimentada tanto por el hombre como por la mujer en un cálido acto de amor podía garantizar la concepción misma del hijo, y junto a ella las características de su «temperamento» -cse equilibrio de humores calientes o frios que podian hacer de él un niño o una niña u otorgarle un carácter saludable o mórbido.

Retornemos, por última vez, al ámbito de los primeros «hombres del mundo» bizantinos, flanqueados hora —bien que a distancia segura— por los imponentes «hombres del desierto». Lo que vemos son los contornos de una muy antigua sociedad urbana en sus últimos días.

La realidad bizantina

Convento de San Simeón (Qalaat Semán), hacia 470. A unos cincuenta kilómetros al noroeste de Alep, fue una obra maestra de gusto severo y de aérea monumentalidad, donde el lenguaje de la arquitectura antigua sigue estando aún vivo. Roma, iglesia de Santa Sabina, relieves de las puertas de madera, hacia 432. Una de las imágenes más antiguas de la Crucifixión: no se representa aún el leño de la cruz de Cristo. La Cruz no aparece figurada casi nunca en el areo cristiano primitivo: algunos sarcófagos sólo representan al Cireneo con la cruz a cuestas. Las nobles arquitecturas del fondo, históricamente absurdas, irrealizan la escena y figuran, desde luego con inexactitud, la iglesia de tres puertas edificada por Constantino sobre el Calvario.

Más allá de las puertas de la basilica y del postigo del hogar cristiano, la ciudad sigue siendo estridentemente profana y permanece sexualmente indisciplinada. Ahora, la urbe se ve mantenida por notables cristianos, en nombre de un Emperador igualmente cristiano y ostentosamente piadoso. En la ciudad, no obstante, muchachas desnudas de las clases bajas siguen haciendo las delicias de los ciudadanos encumbrados de Constantinopla. Chapotean en los grandes espectáculos acuáticos de Antioquía, Gerasa y otros lugares. En la «Ciudad Santa» de Edesa, la más antigua urbe cristiana del Oriente Próximo, las danzarinas de pantomima siguen girando ondulante y vertiginosamente en el teatro. Una estatua desnuda de Venus se alza en el exterior de los baños públicos de Alejandría -donde, a lo que parece, se entretiene en levantar a las adúlteras las faldas por encima de la cabeza con un soplo de aire caliente- hasta que, finalmente, es retirada, no por un obispo, sino por el gobernador musulmán local a finales del siglo VII. En fecha tan tardía como el año 630, en Palermo, trescientas prostitutas se amotinan contra el gobernador bizantino cuando penetraba en los baños públicos; sólo conocemos este incidente porque el gobernador, un buen bizantino que esperaba del clero que cumpliera con su deber para con la ciudad, ¡había satisfecho las exigencias de éste y nombrado al obispo Inspector Imperial de Burdeles! —ganándose así la reprimenda de un escandalizado papa occidental-. Evidentemente, lo que queda de la antigua ciudad en el Oriente bizantino no se ha incorporado en todos sus aspectos a los códigos morales de que los monjes dan ejemplo a los laicos.





Detalle de un sarcófago, siglo vi. Adán y Eva, después del Pecado, ante su común destino. (Velletri, Museo comunal.)

Contemplar los problemas que plantea la sexualidad, no desde el «desierto» y el «mundo» de Bizancio, sino a través de los ojos de Agustín, obispo católico de Hipona, y de los clérigos latinos posteriores, es algo más que seguir a través de los escritos agustinianos de las décadas anteriores a su muerte en el 430 el itinerario de una mente enormemente personal, y capaz de imponer en este terreno un nuevo significado; aquí, más aún que todo esto, se presienten los contornos de otro mundo diferente que se formará alrededor de los obispos de la iglesia católica en las provincias del Occidente postimperial.

En primer lugar, es obvio que el paradigma monástico, basado en la idea de la gloria de Adán y Eva —una gloria anterior a la sociedad y a la sexualidad— no obsesiona al obispo urbano del Occidente latino del modo como sucede con los del Mediterráneo oriental. Con Agustín se abandona firmemente este postulado. La sociedad humana —junto con el matrimonio y la sexualidad— no es en ningún caso una manera de salir del paso, una etapa transitoria

Museo comunal.)

el paraiso econquistado

Occidente.

Placa siria, siglo vi. Uno de los dos santos Simeón, en lo alto de su columna, en torno de la cual se enrosca la Serpiente. La escala es el símbolo de la difícil ascensión del alma al ciclo. Las imágenes de los dos estilitas estuvieron entre las primeras a las que se rodeó de una especie de comienzo de culto, ya que la veneración a los santos se dirigió en sus inicios a personajes vivos o recientes y nació de su celebridad. (Paris, Louvre.)



de una humanidad devaluada por la nostalgia de la perdida majestad «angélica» del hombre. Para él, Adán y Eva nunca fueron seres asexuados. En el Paraíso disfrutaron de una vida conyugal plena: les habían sido otorgadas las delicias de la continuidad a través de los hijos, y Agustín no llegó a ver una sola razón para que esos hijos no fueran engendrados y concebidos por medio de un acto sexual acompañado de un solemne y agudo placer. Para el obispode Hipona, el Paraíso no es la luminosa antítesis de la vida «en el mundo». Era un «lugar de paz y placeres armoniosos» —es decir, no era la negación de la sociedad establecida, como lo era el desierto, sino, antes bien, la sociedad establecida como debería ser, libre de las tensiones inherentes a su condición actual. El Paraíso, y la experiencia de Adán y Eva en él, proporciona un paradigma de tangible intercambio social, e incluso sexual, en función del cual juzgar -y, dada la naturaleza caída del hombre, hallar insuficiente- la conducta sexual más íntima del laico casado. Pues si el Paraíso puede presentarse como un estado plenamente social, se puede apreciar una sombra del Paraíso recobrado no sólo, como en Bizancio, en los vastos silencios del desierto alejados de la vida humana organizada, sino incluso en la solemne jerarquía del servicio y la autoridad, en el interior de las basílicas que la iglesia católica tiene en las ciudades. Y parte de ese Paraíso recobrado quedará identificado no sólo con la directa renuncia pública al matrimonio en favor del desierto—, sino con el esfuerzo intensamente privado de las parejas casadas para acoplar la conducta sexual al ejemplo de armoniosa inocencia representado por la misma sexualidad conyugal de Adán y Eva.

Desde esta perspectiva, la sexualidad ya no constituye una anomalía insignificante respecto de una anomalía mucho mayor, a saber, la lamentable caída del hombre desde el estado «angélico». A diferencia de Evagrio y de Juan Casiano. Agustín no podía esperar que la sexualidad desapareciera de la imaginación de unos pocos «corazones sencillos», educados en las vastas soledades del desierto. Agustín tampoco puede estar de acuerdo con el cabeza de familia bizantino y sus guías espirituales, que trataban la sexualidad en el matrimonio como carente de interés, siempre que se cumpliera dentro de las formas tradicionales de la moderación social. Al quedar empequeñecida frente a la enorme tristeza de la muerte, la sexualidad planteaba pocos problemas. Juan Crisóstomo y otros obispos griegos pudieron presentar el acto sexual como un simple medio algo desmañado, pero estrictamente necesario, de asegurar la continuidad mediante la concepción de hijos. Ciertamente, Crisóstomo podía alabarlo como una ventaja positiva. Fue otorgado por Dios a Adán después de su caída, para que los humanos, una vez venidos a la muerte desde su primera majestad «angélica», pudieran perseguir al menos una sombra fugaz de la eternidad engendrando hijos iguales a ellos. Por contra, para Agustín, la sexualidad, según se observa ahora, es un síntoma no menos íntimo de la caída de Adán y Eva que la muerte misma: su naturaleza actual e incontrolable derivaba de la caida de Adán y Eva tan inmediatamente y con tanta seguridad como el contacto glacial de la muerte.



Plato de plata. Diametro: 29 cm. Venus y Adonis en el siglo yi después de Cristo. Sobre la desnudez de Venus se retrasa el punteado de un pendiente: el prestigio del desnudo subsiste aun. Pero esta Venus, cuvo estrecho busto hace sobresalir las anchas caderas («las caderas de Antiope en el torso de un imberbedice Bandelaire), tiene que ver con un gusto por lo real que los canones clásicos habían recluido en las artes menores. El desnudo masculmo es muyairoso. El pilar es un medio poco afortunado de romper la simetria. El diseño carece de precisión, pero se impone la audacia; en cualquier caso; ya no se trata de dos seres ideales, sino de dos magnificos ejemplares humanos, como en el cine. Trabajo bizantino. (Paris, Bibl. nac , Gabinete de medallas.)

La anomalía de la sexualidad reside por lo tanto en las experiencias concretas que a ella se refieren. Estas registraban con lamentable precisión el abismo que separaba a la sexualidad de Adán y Eva antes de la caída, de la correspondiente a la actual pareja cristiana. Agustín expuso, con todo el instinto del viejo retórico que presenta sus descubrimientos como una reafirmación de lo que ha de ser obvio a cualquier hombre de corazón e inteligencia, ya sea pagano o cristiano, los aspectos del acto sexual que parecían expresar una distorsión profunda de la voluntad y el instinto. La erección y los órgasmos captan su atención, pues la voluntad no parece tener acceso a ninguno de los dos, dado que ni el impotente, ni el frígido, pueden provocarlos recurriendo a un acto de la voluntad; cuando, además, hacen acto de presencia, escapan igualmente al control de la voluntad. Para Agustín se trata de signos intensos y aparentemente irreversibles que todos los seres, ya sean hombres o mujeres. casados o continentes, padecen desde que la ira de Dios se desató ante la helada soberbia de que dieron muestra Adán y Eva al apartarse de la voluntad divina.

Esta concupiscencia de la carne, intemporal, anónima y proteica, capaz de manifestarse a través de unos síntomas precisos en el ayuntamiento de los cónyuges y también entre los continentes, requiere de una constante vigilancia moral, y no constituye sino el símbolo del trastorno fatal en la profunda armonía entre hombre y Dios, entre cuerpo y alma, entre hombre y mujer, de que disfrutaron por un momento Adán y Eva en el Paraíso. Lo habitaron no

El descubrimiento de la concupiscencia como célibes asexuados, sino como pareja humana plenamente unida en matrimonio: representaban, por consiguiente, una sociedad humana in nuce, como la que podía correr a cargo de cualquier cabeza de familia cristiano de Hipona. La yuxtaposición de una vida conyugal ideal a la realidad laica, entrañaba para la pareja media un recordatorio tan eficaz como hiriente de sus propias carencias.

Tales nociones, o algunas de sus variantes, han llegado a formar parte de la mentalidad del cristianismo occidental, hasta el punto de que es importante distanciarse algo para apreciar lo extrañas que fueron en su origen, así como la particularidad de la situación que llevó a Agustín y sus sucesores a modificar de modo tan significativo el paradigma monástico que habían heredado de Oriente.

Para el seglar cristiano, lo que se encontraba en juego era nada menos que una nueva interpretación del significado de la sexualidad. Esa interpretación suponía, asimismo, la caída en desuso de los códigos de comportamiento que, como vimos desde el principio mismo, tenían sus raíces en un modelo específicamente biológico de la persona humana. Tanto los códigos como la fisiología habían conspirado en la época antoniniana para ligar las energias de la pasión sexual a un modelo concreto de sociedad. Los médicos y los moralistas de ese período intentaron integrar la sexualidad en el buen orden de la ciudad. Dieron por sentado que una descarga vigorosa del «calor generador» movilizada por todo el cuerpo, tanto en el hombre como en la mujer, y acompañada de claras sensaciones de placer físico, era requisito sine qua non de la concepción: ésta y la pasión no podían desligarse. El único problema para el moralista consistía en una posible relajación del comportamiento público del varón que se abandonara frívola o excesivamente a la pasión en privado. Además, era creencia común que el acto sexual realizado según las normas del decoro, que eran en cierta manera una prolongación de los códigos de conducta públicos, producía mejores hijos que el realizado fuera de esas normas (entregándose por ejemplo a prolegómenos orales, u adoptando posturas impropias, o accediendo a una mujer durante la menstruación). Así concebido, el acto sexual podía presentarse como el símbolo más íntimo de la «moral de la distancia social» ligada al mantenimiento de los códigos de decoro público específicos de las clases elevadas.

Agustín desmantela este modelo en todos sus detalles. Sus puntos de vista entrañan nada menos que una nueva imagen del cuerpo. La pasión sexual ya no se presenta fundamentalmente como un difuso e inconsciente «calor» corporal que alcanza su cenit en el acto sexual. Por el contrario, la atención se centra en las zonas concretas de la sensación específicamente sexual —en el caso de los hombres, en la naturaleza de la erección y la calidad concreta de la eyaculación. Se trata de debilidades humanas compartidas por todos los seres humanos, ya sean hombres o mujeres. Como resultado de ello, las formas más brutales de misoginia se atenúan, al menos en el pensamiento de Agustín, si no en la práctica cotidiana del Occidente altomedieval. Ya no es posible en igual medida afirmar que

las mujeres poseen más sexualidad que el hombre, o que son ellas las que minan la razón del último incitándolo a la sexualidad. En opinión de Agustín, el hombre padece una fragilidad sexual tan profundamente enraizada como la de la mujer. Los dos portan en su desordenado cuerpo el mismo signo fatal de la caída de Adán y Eva. El hundimiento, en ambos casos, de la consciencia durante el orgasmo, eclipsa el antiguo temor romano al «afeminamiento» —un debilitamiento de la persona pública provocado por la dependencia apasionada respecto de inferiores de cualquier sexo.

La creencia sorprendentemente tenaz de que el decoro de las clases elevadas en la cama podía llevar al engendramiento de hijos «bien concebidos» —saludables, dóciles, preferiblemente varones—queda enterrada por la nueva percepción del acto sexual como un momento en que inevitablemente se eclipsan los aspectos racionales —y, por tanto, sociales— de la persona. La concupiscencia de la carne, tal como la revela el acto sexual, es un rasgo de la persona humana que desafía lisa y llanamente toda definición social y sobre el que sólo puede actuarse superficialmente a través de la coerción social. Para el hombre y la mujer seglares, las restricciones del acto sexual, que poseían en gran medida una naturaleza externa y social, incluyen ahora la idea de una grieta profunda en la textura del acto sexual mismo.

En última instancia, Dios crea y forma al hijo; y el acto sexual mediante el que la pareja proporciona el material para Su acto creador, no debe absolutamente nada a las sutiles y penetrantes disciplinas de la ciudad.

Que estos tristes y nuevos pensamientos nublaran o no las relaciones sexuales de las parejas de la Roma tardía en Occidente es una cuestión completamente distinta. Cabe sospechar que no; y en sí mismo, esto es algo que da silencioso testimonio de la fuerza de los modos de vida antiguos frente al liderazgo del clero cristiano. Las parejas cristianas siguieron creyendo en sus médicos: sólo un acto de amor cálido y placentero podía proporcionarles en todo caso los hijos que justificaban las realidades del sexo a los ojos del clero célibe. Los cristianos tenían ahora cuidado de evitar las relaciones sexuales en los días prohibidos que establece la Iglesia -especialmente los domingos, en Cuaresma y durante la vigilia de las grandes fiestas de la Iglesia— pues temían los efectos genéticos de las in-fracciones a los nuevos códigos de decoro público. Sin embargo, las insistentes recomendaciones de Agustín en torno al pecado «venial» entrañado por el acto sexual dentro del matrimonio, aunque dichas sin huella de lascivia y con tolerancia mucho mayor de la habitual entre los escritores de la Antigüedad tardía (que normalmente condenaban sin más todo acto sexual que no se hubiera realizado consciente y gravemente con la expresa finalidad de engendrar un hijo «para la ciudad»), encerraban la noción de una falta aneja a la esencia misma del amor conyugal. Cuando más tarde, en la muy distinta sociedad de la Alta Edad Media, llegó a pensarse que el amor conyugal puede, a fin de minimizar sus aspectos más improLa Iglesia toma el mando

pios, controlarse conscientemente mediante la alteración deliberada del disfrute subjetivo provocado por el acto sexual -gracias al control, por ejemplo, de las caricias y las palabras-. resultó que la doctrina agustiniana había abierto una brecha en la puerta del hogar cristiano incomparablemente mayor de la que ningún bizantino hubiera podido abrir; y a través de ella serán muchos los vientos frios que soplen provenientes de los canonistas y sus lectores, los padres confesores de la posterior Edad Media.

La obsesión occidental en torno al sexo

Los puntos de vista de san Agustín contagiaron de rigor, y constancia ascética de la propia fragilidad, a las conciencias de los humildes cabezas de familia pertenecientes al «mundo». Unieron «mundo» y «desierto» en la Iglesia Católica. Y en este terreno. Agustín será seguido todo a lo largo del silencioso ascenso de la Iglesia Católica en la Europa Occidental. Los obispos católicos urbanos de la Galia, Italia, España, y no ya los «hombres del desierto», se convirtieron en los árbitros del paradigma monástico tal como había sido modificado sutil e irreversiblemente por Agustin hasta hacerle abarcar incluso la sexualidad mundana. De esta forma, el «desierto» penetra en la ciudad, y lo hace desde arriba. «Desierto» y «mundo» ya no corren paralelos entre si, como era el caso en Bizancio. Lo que tenemos, por el contrario, es una nueva jerarquia en la que un clero continente, formado con frecuencia, como en el tiempo de Agustín, en comunidades monásticas urbanas, llegó a gobernar a los seglares, mediante recursos disciplinarios y amonestándoles sobre el carácter constante y universalmente anómalo de una sexualidad caída.

Fuera de esta única y evidente jerarquía, vemos una estructura social que se ha igualado ante la mirada del anciano obispo de Hipona. Se considera que los hombres y mujeres, los «bien nacidos» y sus inferiores, y, aunque de modo menos siniestro si bien ineluctable, «los hombres del desierto» también, comparten todos una debilidad universal y ancestral, cuya naturaleza se expresa en una sexualidad trastornadamente heredada de Adán y Eva. Ninguna renuncia puede elevar a nadie por encima de ella; ningún código deliberadamente aprendido puede hacer nada más que contenerla. Y este trastorno se presenta ahora como sintoma privilegiado, por ser especialmente íntimo y apropiado, de la condición humana: el hombre como ser sexual se convierte en el denominador común de la gran democracia de los pecadores reunida en la Iglesia Católica.

Llegados a este punto, nos encontramos con una última bifurcación de los caminos.

Hacia el año 1200 d. C., un autor menor de manuales de confesión declaraba:

De todas las batallas de los cristianos, la mayor es la lucha por la castidad. En ella el combate es constante y la victoria rara. La continencia es verdaderamente la Gran Guerra. Pues, como dice Ovidio (...) así como en otros lugares (...) y como nos recuerda Juvenal (...) así como Claudiano (...) al igual que san Jerónimo y san Agustín (...).

En todos los escritos posteriores de la iglesia latina, es notable la manera como el vivo amor por la poesía de la Roma antigua, y las sombrias amenazas de los autores cristianos de nuestro período, se alían para crear una muy peculiar sensación: la de que es la sexualidad —y no, como en el caso de los bizantinos, acosados aún por el espejismo de un Paraíso recobrado en las profundidades del desierto, la soberbía y la violencia «mundanas», más oscuras y anónimas— la que ocupa la atención, el horror, e incluso el gozo del europeo occidental.

A través quizá de estas etapas, y pasando por estos temas —y, desde luego, por muchos otros—, la historia de la vida privada en la Antigüedad tardía alcanzaría a conducir al posible estudioso más allá del perimetro señalado por las presentes páginas. Comenzamos por el hombre y la ciudad; acabamos por la iglesia y el «mundo». Cuál de estas dos antítesis es la que ha tenido mayor peso en la creación de nuestra cultura occidental, es asunto que prefiero encomendar al lector.



Piedra sepulcral, siglo y. El bautismo en edad adulta era el caso más, general; se administraba, no por inmersión completa, sino por infusión derramada aqui por la paloma del Espiritu Santo. Al bautizado se le representa, como casi siempre, más pequeño que los restantes personajes (incluso cuando se trata del bautismo de Cristo por san Juan). (Aquileya, Museo cristiano de Monastero.)

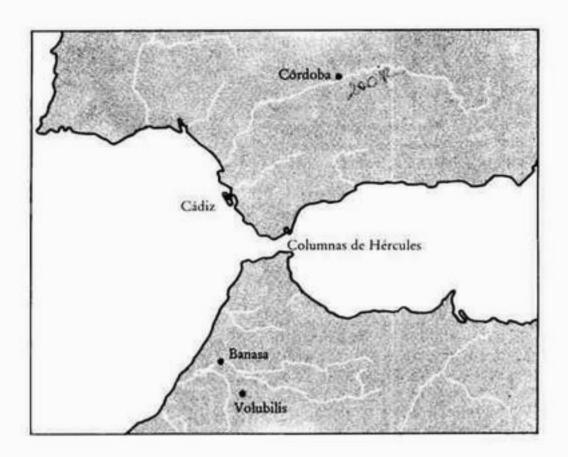

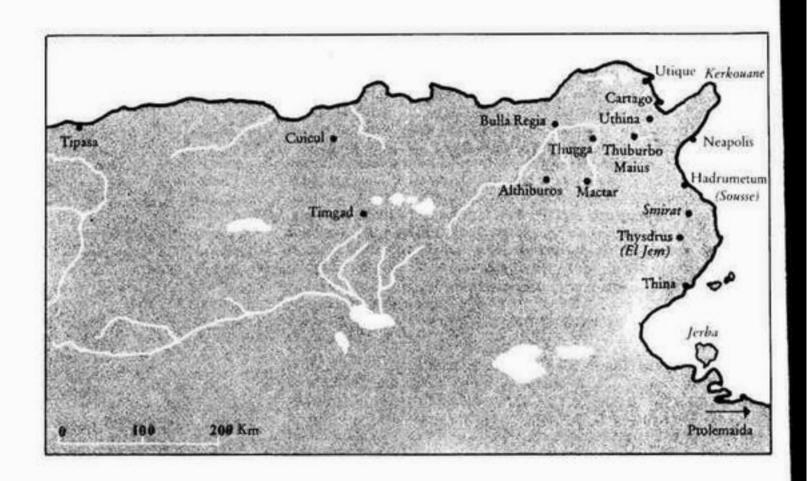

## Vida privada y arquitectura doméstica en el Africa romana

Yvon Thébert

No había agua corriente a domicilio, salvo para algunos muy raros privilegiados; los acueductos alimentan las fuentes y los baños

públicos.

Salvo para unos privilegiados no menos raros, existia la prohibición de que nadie, ciudadano o extranjero, pudiera desplazarse a caballo o en vehículo dentro de una ciudad: ello hubiese equivalido a un insulto a la dignidad cívica. Las rodadas que se ven en las calles de Pompeya sólo servían para los carros que transportaban materiales o mercancías, así como a veces para los carruajes rituales de determinadas procesiones religiosas.

Pocos cristales; las ventanas se cierran con postigos frecuentemente articulados o con enrejados de piedra o de terracota. Pasar frio, o encerrarse en la oscuridad o en el estrecho ámbito de luz intensa de

innumerables lámparas de aceite.

No había chimeneas ni estufas. El calor del hogar donde chisporroteaba un gran fuego cuya humareda salía por un agujero del tejado era paradójicamente una de las dulzuras celebradas de la ruda existencia rural, cuando la nieve cubria los campos. No obstante, en algunas regiones del Imperio, la arquitectura rural habia creado ciertos tipos de estancias con una eficaz calefacción ambiental (por ejemplo en Pérgamo, en Turquia, según el detallado testimonio de Galieno). Pero, en Italia, en las ciudades, sucedia como sucede aún en la actual Pompeya, en este rudo invierno de 1984, en que las puertas de las tiendas permanecen negligentemente abiertas ya que hace el mismo frio dentro que fuera. Entonces, como ahora, habia que estar abrigado, lo mismo en la calle que en casa, y la gente se metia en la cama vestida del todo (los poetas eróticos se lamentan de las crueles que ni siquiera en el lecho se quitan su manto). Sin embargo, como ahora también, en el interior de las viviendas urbanas, hay braseros encendidos por todas partes; no son capaces de caldear el ambiente, pero de vez en cuando uno se acerca a desentumecerse en el estrecho circulo de su calor.

Las letrinas son colectivas, y hay una anécdota terrible y vulgar de la vida del poeta Lucano que sitúa a sus héroes en las letrinas colectivas del palacio imperial. Las de los hombres son más umplias y más suntuosas que las de las mujeres (como sucede en el templo de Esculapio, en Pérgamo, o en la magnifica villa recientemente descubierta en Opluntis, o sea en Torre Annunziata, cerca de

Nápoles).

El mobiliario era escaso. Esa familia canónica y poética que forman nuestros muebles, esas arquitecturas de madera en miniatura que son nuestros armarios, cómodas o baúles, «alacena de los viejos tiempos que tantas historias sabe», todo eso apenas si existe. Unos cuantos lechos para el sueño o para la comida, mesitas redondas de tres patas, algún que otro armario, sillas, aparadores; unas veces de madera (quedan algunos pobres restos en Herculano así como en Inglaterra), otras de piedra, mármol o bronce. Y lampadarios. Todo ello se asemeja mucho más a nuestros muebles de jardín que a nuestro ajuar.

La arquitectura privada de la clase pudiente, esas domus que tienen más de «mansiones particulares» que de «casas», es una de las creaciones más bellas del arte griego y romano. La vivienda es ante todo

Fresco en una domus romana. (Roma, Museo nacional.) un amplio espacio vacío que se adivina desde el momento en que se penetra en el corazón del edificio, y a veces desde el mismo umbral: una serie no de salas cerradas, sino de espacios: patio cubierto, claustro (o «pórtico»), jardín con sus juegos de agua; los vacios aventajan a los llenos. Espacio, perspectiva: la «casa samnita» de Herculano desvela su estructura interna al primer vistazo, y se respira a gusto en su volúmen vacío. En torno de este espacio se hallan dispuestas claramente unas reducidas habitaciones cuya pequeñez resulta sorprendente; cada uno se retira a estos gabinetes para dormir o leer, pero se vive en los vacíos centrales, a los que se abren en toda su anchura las salas de comedor, a manera de piezas a las que se les hubiera quitado una de sus cuatro paredes.

Hay aún algo más. Lo mismo si la vivienda es rica que si no lo es apenas, una decoración de vivos colores recubre los suelos, los muros y los techos de mosaicos, de estucos y de pinturas puramente decorativas o mitológicas; y hay además fantásticas arquitecturas pintadas que abren sobre las paredes espacios imaginarios. No hemos de pensar en el esplendor de estancias principescas, sino más bien en la magia coloreada de un teatro para cuentos de hadas; aqui reina la imaginación mucho más que la pompa. Todo ello resulta unas veces de un mal gusto estentóreo (joh fontanas de mosaicos y con incrustaciones de conchas!); otras, de una suntuosa armonia llena de audacia. Cuando se piensa en lo que fue aquella sociedad, en sus relaciones sociales, en su pesado civismo y en sus sabidurias siempre tan mortificantes, no hay nada tan imprevisible como estas fiestas domésticas de la imaginación y el color, en las que sería de todo punto superfluo buscar significaciones alegóricas: se vivía una fiesta sin fijarse demasiado en ella. Y la decoración contaba más que el mobiliario. A todo lo cual venían a añadirse esculturas de interior, en tamaño medio: nuestros museos están llenos de

El espacio inútil era otra suerte de lujo. Aquella arquitectura había sabido aunar la amplitud de conjunto y la posibilidad de recogimiento en pequeñas cámaras sin el recurso a una red de estrechos corredores: el espacio central permite el desahogo. En Paestum, debió de ser un modesto ciudadano, dueño de dos o tres esclavos a lo más, quien habitase una determinada casita, de un centenar de metros cuadrados, que no comprende más que una cocina y tres piezas; pero éstas se hallan trazadas a los lados de un amplio patio que ocupa con su vacio casi toda la vivienda. El visitante que acababa de llamar a la puerta de esta casa (había llamado con el pie, que era como se llamaba a las puertas), apenas franqueado el umbral, se encontraba con este espacio despejado, y ésta era la señal que le bastaba para saber que quien habitaba dentro era un plebeyo. A finales de la Antigüedad, durante los siglos III o IV, en el suroeste de la Galia, una magnifica villa muy poco visitada aún, la de Montmaurin, no lejos de Saint-Gaudens, sigue articulando todavía una serie de espacios vacios en torno a los cuales circula de forma muy grata un laberinto de habitaciones y escaleras donde la imaginación se extravía sin llegar nunca a perderse de verdad; para venir a parar al fin al santa santorum, al fondo de la vivienda, donde se sentaba, en una sala también minúscula, el dueño de estos lugares.

Lo mismo si se trata de Efeso, en Turquía, que de Karanis, en Egipto, la omnipresencia del arte y de las imágenes en las casas es una sorpresa para los modernos. Una última impresión: relieves y estatuas estaban siempre pintarrajeados, y el ideal de la escultura antigua era el mismo de las imágenes de yeso de nuestras iglesias rurales. Las villas antiguas no fueron nunca blancas; en Pompeya, las columnas de un templo se hallaban pintadas de amarillo y blanco, y sus capiteles, de rojo, azul y amarillo; el Partenón estaba pintado, a fin de quitarle el brillo del mármol, y nuestro puente del Gard estaba pintado de rojo.

P. V.

Aquí vamos a presentar la vida privada a partir de las informaciones que puede proporcionar la arquitectura doméstica. Sin embargo, es preciso examinar más de cerca la cuestión ateniéndonos
a un marco geográfico limitado, al Africa romana, y a una categoría
muy precisa de viviendas, el hábitat urbano de las clases dirigentes.
Estos límites impuestos al tema provienen del estado de la documentación y de la necesidad de circunscribir nuestro propósito con
el fin de evitar la simple repetición de generalidades. Por lo demás,
el Africa romana representa un campo de estudio privilegiado,
porque se trata de una de las provincias más importantes del Imperio romano: al concentrar nuestros esfuerzos sobre un sector geográfico tan preciso, será posible asegurar unos principios generales
válidos a escala del Imperio así como unas particularidades regionales, que siguen siendo secundarias pero que permiten comprender
mejor las realidades cotidianas.

Intentar comprender la vida privada a través del marco en que las actividades que se derivan de ella se considera que se hallan localizadas por excelencia, no resuelve desde luego todo el problema. Se trata por tanto en todo ello simplemente de una tentativa. y no de una teoria de la vida privada, a pesar de que no podemos prescindir totalmente de ella si es que queremos comprender lo que las ruinas nos ponen ante los ojos. Está claro que se produjeron evoluciones. En la ciudad griega clásica, la arquitectura y la decoración de las viviendas privadas se hallan estrechamente confinadas en límites modestos: lo majestuoso y lo lujoso no convienen más que al sector público, a la ciudad que descansa sobre la fusión del individuo y la comunidad, sobre la adecuación de lo privado y lo público. Dentro de este ámbito, el individuo se lo debe todo, incluido su estatuto de sujeto dotado de una vida privada, a su pertenencia a la comunidad política. Mientras que en la época helenística, la crisis de la ciudad clásica pone de relieve una mutación en la que es fácil leer una evolución que podría resumirse en una notable extensión de la esfera privada a expensas de lo público. Para atenernos estrictamente al terreno aquí acotado, cabe subrayar el lujo creciente de las viviendas o el desarrollo de las colecciones privadas, fenómeno paralelo al de la afirmación de la obra de arte como mercancia.

Queda por averiguar cómo puede leerse semejante fenómeno. ¿Hay que interpretarlo desde una perspectiva evolutiva, insistiendo sobre el hecho de que se está asistiendo a la emergencia de la vida privada? Se trataría así de uno de los momentos clave de una larga historia, la de la constitución progresiva de la esfera de lo privado frente a lo público, cuyo hilo conductor podría seguirse, con avances y retrocesos, a través de los siglos. De hecho, no parece que el problema se plantee de manera cuantitativa, sino cualitativa. La cuestión no está tanto en saber cuál es la parte de lo privado frente a lo público, sino en reconocer la forma en que se articulan estas dos esferas, la forma en que se definen mutuamente. La historia de lo privado no es la de un nacimiento, y luego la de una prolongada y ardua afirmación frente a las construcciones públicas. En realidad, la naturaleza de lo privado es específica de cada sociedad; es el producto de las relaciones sociales y forma parte de la definición de la formación social en cuestión. Resulta de todo ello que puede ser objeto de redefiniciones radicales y que seria ilusorio querer trazar de nuevo de ella una historia continua, al margen de las rupturas que delimitan los otros sectores de la vida social. Parece, pues, particularmente aventurado partir de nuestra actual concepción de la vida privada y contentarse con trazar de nuevo su génesis leyendo todo el pasado a través de esta cuadricula. Nos veriamos así conducidos a situar en una época relativamente próxima el nacimiento de la dimensión de lo privado, siendo así que sólo se trataría de la afirmación de concepciones burguesas modernas.

Del mismo modo hay que añadir que las relaciones entre lo público y lo privado no se dejan pensar simplemente en el marco de una aproximación psicológica a la cuestión, a partir de un individuo cuya identidad podría determinarse a través de las estrategias que define hacia el exterior. En este proceso, las parejas individuo/sociedad, interioridad/exterioridad se superponen a los términos privado/público, cuyas relaciones cabe asimilar a un juego, a una representación: la dimensión igualmente social de los dos polos queda así expulsada en beneficio de una dicotomía entre el individuo y la sociedad irrelevante para el historiador. En cambio nuestras preocupaciones recortan el prurito de ciertos sociólogos que rechazan este papel determinante de la interioridad e insisten en las interferencias de lo privado y lo público cuyo estudio abordan en la práctica de soslayo.

Estas advertencias no carecen de consecuencias decisivas en relación con este estudio. Implican en efecto que el espacio doméstico no se organiza en función de una lógica derivada de necesidades privadas supuestamente autónomas, sino que es él mismo un producto social. No carece de interés advertir que esta realidad se halla muy presente en la única reflexión de conjunto sobre la arquitectura que nos ha legado la Antigüedad, a saber, el texto de Vitruvio: en él nos encontramos en efecto con la afirmación del vínculo existente entre el plano de las viviendas y el status social del propietario. De manera aún más significativa, el autor sitúa la aparición de la casa no en el marco de la afirmación de las necesidades individuales,

<sup>\*</sup> Las notas se incluyen al final de esta parte.

sino, por el contrario, en el del nacimiento de la sociedad: los hombres, cuando se agrupan en un mismo lugar alrededor del fuego domestico, es precisamente cuando inventan colectivamente el lenguaje y el arte de construirse un techo.

Estas advertencias implican también que el espacio doméstico tiene que ser coherente. La casa romana es en efecto la sede de actividades en apariencia extremadamente heterogéneas, entre las cuales hay algunas que hoy parecerían tener que ver por excelencia con la vida pública: es el caso, por ejemplo, de la ceremonia. frecuentemente cotidiana, en el curso de la cual el dueño de la casa recibe la visita del vasto círculo de sus clientes. El propio Vitruvio utiliza por otra parte la expresión de lugares públicos para designar las partes de la vivienda abiertas a la gente de fuera, y no dejará de ser cómodo, en el estudio de los diferentes componentes de la casa, el empleo de esta cuadrícula privado/público para caracterizar de manera significativa la diversa naturaleza de los locales. Como en las viviendas de todas las épocas, son muy variados los grados de «opacidad» que caracterizan los diferentes espacios domésticos, pero, en el caso de la casa romana, la diversidad linda con la heterogeneidad. Sin embargo, seria un error romper la coherencia de las diversas piezas considerando que se componen de ámbitos yuxtapuestos, esencialmente privados o esencialmente públicos. La parte vuelta hacia fuera en el espacio doméstico no es ni una contradicción ni la señal de una asociación irracional: la arquitectura permite por el contrario comprender la definición misma de la vida privada de las clases dominantes de la época, caracterizada por una formidable dilatación. Es este fenómeno esencial el que explica que ciertas actividades, cuya dimensión social es evidente, tuvieran del modo más natural su asiento en las casas. No se trata ni de una condescendencia ni de una usurpación de poder a costa del ámbito público.

Se comprueba de hecho que la casa de los notables africanos. como la de otros notables del Imperio, acoge muchos niveles, múltiples modalidades de vida privada. Abriga evidentemente, como es usual, lugares de recogimiento individual y lugares destinados a la familia en el sentido estricto y moderno del término: el dueño de la casa, su esposa que, al casarse, convenit in manun, o sea, pasa a depender de la potestad paterna de su esposo, y sus hijos. Además. esta estructura familiar se halla dotada de una notable capacidad de dilatación: no sólo es apta para englobar a la mujer llegada de fuera por matrimonio, sino que la misma potestad paterna, por lo demás no poco debilitada dada la evolución de las costumbres, sigue constituyendo el marco teórico en el que se insertan los múltiples elementos que vienen a engrosar el conjunto familiar, a saber, los padres - eventualmente -.. y todos los domésticos y esclavos, designados con el término característico de familia, y entre los que se distingue cuidadosamente a los vernaculi, o sea a los que han nacido en la casa. Semejante vocabulario familiar traduce, a nivel de lenguaje, la capacidad de integración en el mundo de la familia de relaciones sociales que en otros periodos fueron independientes de éste. El fenómeno se repite en lo que concierne a las relaciones entre patronos y clientes, rigurosamente calcadas sobre las que unen

al padre y a sus hijos, o sobre la mentalidad religiosa. Los sacerdotes paganos se asimilan en efecto a los padres y los discípulos a los hijos (Apuleyo, Met., X1, 21): la secta cristiana, concebida igualmente sobre un modelo familiar, no hace en este aspecto otra cosa que perpetuar una larga tradición. Todos estos fenómenos ilustran a su modo el puesto central que ocupa en el mundo romano la esfera de lo privado a partir de los últimos siglos de la República: la política se hace entonces tanto o más en la casa de César o de Pompeyo que en el Senado. La riqueza de las actividades que caracterizan la vivienda remite por tanto a la naturaleza de la sociedad y sólo se explica por ésta: manifiesta de manera particularmente espectacular el nuevo tipo de articulación entre privado y público que caracteriza al mundo romano (¿no son acaso los senadores los patres?), que se afirma al final de la República en el marco de una evolución general del mundo mediterráneo y que perdura, bajo formas diferentes, a través del Imperio.

Aquí se pretende contribuir a la presente historia de la vida privada de las élites africanas y, a través de ellas, de las élites del mundo romano, sobre la base de la arquitectura doméstica. Este punto de vista implica que se privilegiará sistemáticamente no sólo las ricas mansiones urbanas, sino también la utilización de los autores africanos, que constituyen una fuente de información mucho menos rica que la literatura propiamente itálica, pero que ha sido considerablemente menos explotada desde esta óptica y de la que podemos pensar a priori que constituye un conjunto coherente con las ruinas africanas. Este punto de vista implica igualmente que partiremos ante todo de las reflexiones que sugieren los vestigios de las domus, es decir de realidades materiales dispersas, incompletas, en las que lo singular y lo que tiene una significación más amplia son aspectos sólo perceptibles mediante una operación de clasificación y rebajamiento. Habrán de ser estos datos arqueológicos concretos los que, eventualmente, susciten los textos literarios, las comparaciones con otras provincias o incluso con otras épocas, y no a la inversa. Semejante modo de proceder puede proporcionar informaciones más inmediatas que los textos, que interpretan la vida privada tanto al menos como testimonian sobre ella; y rebaja igualmente el análisis de numerosos investigadores que, en contacto directo con el «terreno», han contribuido en buena medida a poner de nuevo en cuestión una visión demasiado literaria e idealizada del mundo antiguo, en la que cada objeto se convertia en una obra de arte cargada de significaciones simbólicas. Esta saludable operación de desmitificación no carece sin embargo en si misma de peligros: desemboca a veces en un hipercriticismo que lleva a considerar con una prudencia excesiva la calidad y la significación del desenvolvimiento de estas élites. El estudio del espacio doméstico va a ser por

tanto también la ocasión para una mayor precisión sobre el papel jugado por lo comanditario en su elaboración: las ruinas de las casas pueden revelarse como muy instructivas a este proposito.

## Naturaleza de la arquitectura doméstica de las clases dirigentes

La naturaleza del mundo mediterráneo antiguo condiciona directamente la de la arquitectura propia de sus élites. Baste recordar que existía desde hacía siglos una comunidad cultural que se apoyaba sobre una intensa circulación de hombres, ideas y mercancias, comunidad cuyo corazón dinámico había estado constituido durante mucho tiempo por el mundo griego y cuya cohesión se vio considerablemente reforzada durante las mutaciones de la época helenistica. Al margen de los incesantes conflictos, no es la imagen de un mundo dividido en bloques irreductibles lo que prevalece, sino, al contrario, la de un conjunto cuyas partes constitutivas se articulan cada una de ellas con el todo de una manera original pero decisiva. Semejante unidad fundamental se manifiesta del modo más claro al nivel de las élites sociales cuyas opciones políticas se hallan directamente condicionadas por su realidad y cuya cultura hace referencia abiertamente a una civilización común que presenta la impronta determinante de Grecia.

La arquitectura de las clases dirigentes africanas ilustra perfectamente esta realidad. La historia del habitat mediterráneo se halla
en efecto marcada por una innovación decisiva, la introducción, en
el corazón de la vivienda, de un peristilo, es decir de un patio
rodeado de pórticos en torno del cual se distribuyen las diferentes
partes de la casa. Pues bien; esta creación griega fue rápidamente
adoptada en el mundo púnico: ahí está para demostrarlo el ejemplo
de la casa con columnas de Kerkuane, ciudad del cabo Bon destruida y abandonada hacia mediados del siglo III antes de nuestra
era. Las élites africanas prosiguen inmediatamente por su cuenta
un tipo de plano que conviene más que cualquier otro a su prestigio
en la medida en que introduce en el corazón de sus viviendas una
composición arquitectónica de una amplitud hasta entonces reservada a los monumentos públicos.

En cambio, en Africa se desconoce la tradicional casa itálica con atrium, es decir dotada en su fachada de una sala de recepción descubierta en su parte central y a la que se accede directamente Una arquitectura internacional

(Ver fig. 1.)



1. Kerkuane, casa de las columnas.

desde el vestíbulo de entrada. Debates prolongados han aclarado considerablemente esta cuestión, en particular gracias a haber echado mano de un criterio numérico, la proporción entre superficies cubiertas y descubiertas. Esta forma de abordar el problema ha permitido poner en evidencia el hecho de que la gran mayoría de los patios de columnas de las casas africanas, con su vasto espacio central descubierto, se deriva pura y simplemente de la concepción arquitectónica del peristilo. De hecho, es posible mostrarse aún más tajante: la importancia relativa de las superficies cubiertas y descubiertas varía no en función de la naturaleza arquitectónica del local. sino simplemente en función de la superficie disponible. Basta con recorrer el cuadro trazado por R. Etienne para las casas del rico barrio nordeste de Volubilis2 para advertir que los peristilos cuya superficie descubierta es proporcionalmente más reducida son aquellos cuya superficie total lo es también, siendo igualmente verdadera la inversa. De este modo, un cálculo de proporciones lo único que hace es enmascarar un factor esencial y apremiante que convierte en totalmente inútil el recurso a la noción de atrium incluso para interpretar construcciones en las que el patio sigue siendo de modestas proporciones.

De hecho, unos criterios arquitectónicos de este tipo serían de todo punto insuficientes para identificar un atrium, porque el término mismo implica una función rigurosamente específica del recinto. Ahora bien, la simple posición de estos patios de columnas
en el plano de las casas africanas y la naturaleza de las relaciones
así establecidas con las salas restantes bastan para demostrar que
no han podido jugar siempre un papel absolutamente idéntico. Cabe
por tanto llegar a la conclusión de que el atrium es inexistente en
Africa, salvo eventualmente en forma de excepciones de las que no
podría deducirse ninguna significación de orden histórico, tanto más
tratándose con toda probabilidad de un atrium muy alejado de sus
origenes itálicos primitivos. Es al menos lo que parece posible
concluir de los textos africanos, en los que el término sólo aparece
una vez en la descripción de una construcción excéntrica (Apuleyo,
Met., II, 4), así como de las ruinas cuya interpretación no sugiere
nunca el recurso a este término con carácter de prueba fehaciente.

Estas conclusiones imponen dos advertencias. La primera concierne a la manera como los notables africanos podían acoger a los numerosos visitantes que tenían el deber de recibir, dado que su casa estaba desprovista de atrium que, en Italia, desempeñaba de forma primordial esta función: habremos de volver sobre esta importante cuestión. La segunda tiene que ver con la naturaleza de las relaciones sostenidas por la arquitectura doméstica africana con el mundo mediterráneo. La ausencia de atrium pone de relieve en efecto que aquella no se reduce a ser un simple subproducto de la arquitectura itálica. Vive de forma específica sus relaciones con la cultura dominante de aquella parte del mundo: se ha ahorrado el tipo de casa con atrium, no ha esperado a la conquista romana para conocer el peristilo. La integración de Africa en el mundo romano no hace otra cosa que intensificar unas relaciones ya existentes, no las crea.

La arquitectura doméstica africana, como la de las otras provincias romanas, es el fruto de una reflexión teórica a la vez que se opone a una arquitectura de tipo vernáculo, sin arquitecto, en el marco de la cual una misma demanda social puede desembocar en la realización de edificios muy diferentes. En este último caso, en la mayor parte de los casos, no hay un verdadero programa. La persona que hace el encargo procede a una formulación confusa de sus deseos, basándose en los ejemplos concretos que la rodean. El resultado es la constitución de unos tipos de vivienda regionales en los que se deja un amplio margen a improvisaciones que se inscriben no obstante en el marco de las posibilidades concretas ofrecidas por los datos locales, por ejemplo el clima o los materiales disponibles, que resultan ser forzosos.

Por el contrario, la arquitectura doméstica de época romana se ve libre de semejantes circunstancias a favor de consideraciones sociales, estéticas, individuales, que permiten la elaboración de un verdadero programa arquitectónico, ya que lo mismo las intervenciones del cliente que las del arquitecto se refieren a una teoria muy elaborada. Existe en efecto una reflexión muy antigua sobre la ciudad y sus componentes, reflexión cuyas consecuencias concretas son reales dada la importancia de las inversiones efectuadas en beneficio del mundo urbano. No sólo se llevan a cabo grandes

Una arquitectura teórica trabajos que modifican frecuentemente los paisajes urbanos, sino que además se fundan constantemente ciudades nuevas: en este último caso, la idea de la ciudad ideal se materializa sobre el terreno de acuerdo con un detallado programa que puede incluir incluso un plano tipo de las viviendas o, al menos, precisar a priori el espacio que se concederá a cada una de ellas.

Las teorías de la ciudad condicionan por tanto directamente la naturaleza del espacio habitable al que se le asignan tanto emplazamientos como dimensiones y orientaciones. Esto no quiere decir que la arquitectura doméstica no sea otra cosa que una recaída secundaria de los grandes planes de urbanismo. Estos no se hallan concebidos de manera abstracta ni se contentan con incorporar los datos topográficos y las necesidades de la vida pública. Por eso, desde Hipócrates a Vitruvio, pasando por Aristóteles, se considera como un factor decisivo de la salubridad de la ciudad y de la buena salud de sus habitantes la orientación correcta de las construcciones. Este aspecto particular de las relaciones entre lo público y lo privado interviene también desde el primer instante de la historia de la ciudad, desde el momento en que se ha concebido el plan de conjunto. Y no deja de ser interesante subrayar que las necesidades individuales pesan de modo creciente en las consideraciones de quienes se preocupan por el urbanismo: Aristóteles sigue interesándose esencialmente por las construcciones colectivas; Vitruvio engloba ya en su reflexión todos los elementos que componen la ciudad y se detiene ampliamente en los problemas propios de la arquitectura doméstica.

A estas reflexiones sobre la ciudad se añaden determinadas teorías propias de cada monumento que la compone. En la obra de Vitruvio, las diferentes construcciones se presentan bajo la forma de datos de valor general: cuando el autor describe la basilica que ha construido en Fano, ésta no es el punto de partida de un análisis, sino que por el contrario su descripción viene después del dossier referente a esta categoría de monumentos, y como su ilustración. Desde este momento, la teoría precede a las realizaciones: la acción tanto de los clientes como de los constructores se inscribe en la línea de una reflexión secular.

Hacerse construir una casa, o restaurar una casa antigua, es por tanto una operación para la que clientes y constructores poseen sólidos puntos de referencia. Disponen de principios generales para organizar y orientar la construcción, de una tipología de las diferentes salas, con inclusión de las proporciones deseables, y de principios estéticos aptos para guiar tanto la organización de los detalles de la decoración como la realización de una columnata. Semejante realidad cultural, fruto de la homogeneidad social y de la complicidad política de los élites mediterráneas, es lo que explica la notable unidad de su arquitectura doméstica. Estas clases dirigentes adoptan por doquier un marco que les permite vivir a la romana, reflejo exacto de su participación en la gestión del Imperio y el medio más seguro de afirmar su prestigio a los ojos de sus subordinados locales.

Este papel decisivo jugado por la teoría procura a la arquitectura privada una dimensión ideológica muy llamativa. En las postrime-

rías de la república Romana, la introducción del lujo en las mansiones de los poderosos es objeto de amargas críticas por parte de la mayoria senatorial que oculta bajo argumentos de orden moral sus temores políticos. Basta con recordar la emoción que se apoderó de Roma, en estos ambientes conservadores, con ocasión de la introducción de columnas de mármol en las casas de un Craso o de un Scauro. La amplitud y el lujo de las casas crecen paralelamente con la personalización de la vida política y con el surgimiento, junto a los poderes institucionales tradicionales, de jefes cuyo carisma personal empieza a competir con la auctoritas del Senado. Este considerable aumento del lujo privado transforma radicalmente y para siglos el marco doméstico. Además, esta transformación alcanza al conjunto de las élites sociales: si la vivienda de los más opulentos va a seguir siendo de una amplitud excepcional, cualquier burgués del Imperio se cree en el derecho de poseer una casa que refleje su rango social y le permita cumplir con sus compromisos.

De modo que los problemas propios de la arquitectura doméstica han de situarse de nuevo en el marco de una teoría muy elaborada de la ciudad y de sus diversos componentes. Lo cual implica un cierto número de constataciones muy precisas. La primera es la naturaleza urbana de esta arquitectura. En Africa, como sin duda en las restantes provincias, no se dió nunca la fuga de las élites hacia el campo. Si es cierto que construyen suntuosas villae en el corazón de sus propiedades rurales, nunca, hasta una época que cae ya fuera del ámbito de la Antigüedad en el sentido más amplio del término, desertan de las ciudades en que se juega su suerte política. y por tanto su suerte sin más, y donde siguen conservando sus residencias principales. Por consiguiente, si se deja a un lado voluntariamente el medio rural de las élites africanas, se rompe tal vez con una parte de la bibliografía tradicional, pero se respetan las prioridades de lo que podría denominarse la «estrategia espacial» de estas élites. El procedimiento está también de acuerdo con las fuentes disponibles. ya que son muy pocas las villae africanas que se han excavado y aún más escasas las que han sido objeto de publicaciones.

La segunda constatación tiene que ver con la imposibilidad de evaluar la naturaleza del espacio privado si se prescinde de su entorno urbano. Esto es válido al nivel más simple, el de los problemas de vecindad: el mismo Vitruvio insiste sobre la necesidad de modificar recetas arquitectónicas venerables en función de estas exigencias y propone, por ejemplo, que se corrijan las proporciones usuales de una pieza a fin de mejorar su iluminación. Lo cual es más válido aún a un nivel más global: el mismo funcionamiento de la vivienda depende en una amplia medida de instalaciones colectivas. La existencia de una red de distribución de agua gracias a la instalación de conducciones a presión o, en sentido inverso, la presencia de alcantarillas modifican considerablemente la vida cotidiana. Ahora bien, no en todas partes existen tales instalaciones, y, allí donde existen, su construcción sólo en raras ocasiones es contemporánea de la fundación de la ciudad. Estas enormes obras públicas condicionan en forma muy rigurosa la naturaleza del confort privado. Del mismo modo, no se puede justipreciar la calidad de una vivienda urbana sin tener en cuenta las múltiples instalacio-

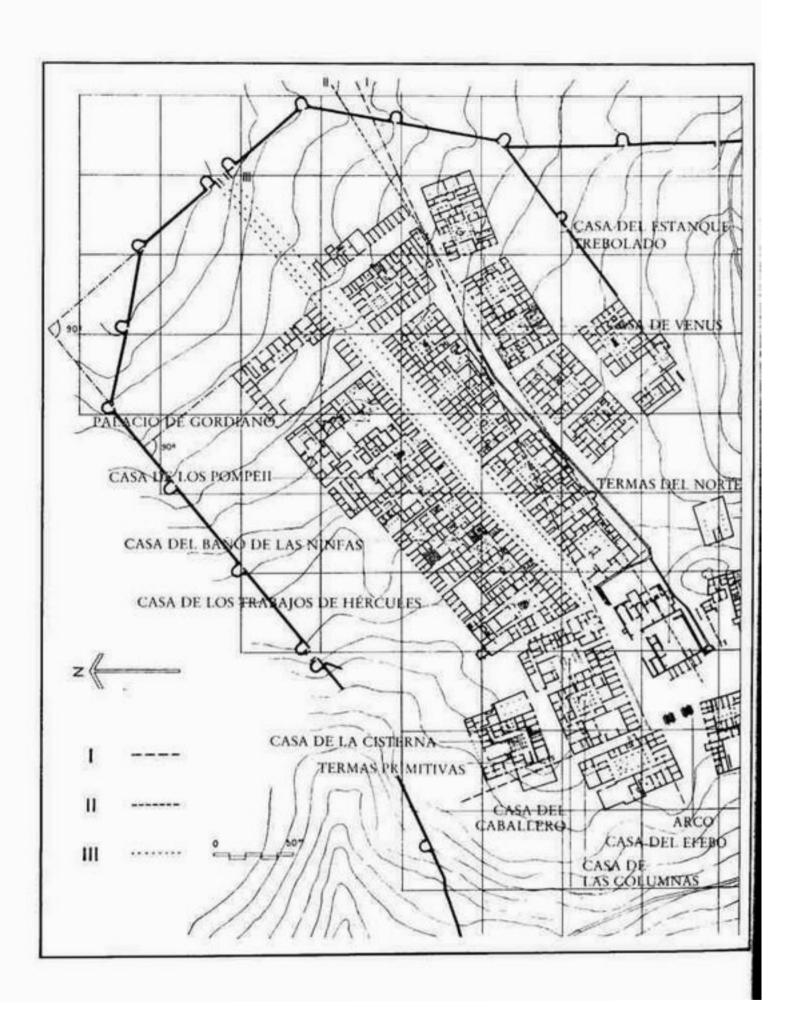

nes colectivas, en particular termas y letrinas, que la ciudad pone a disposición de sus habitantes. En este marco, no hay oposición sino complementariedad entre lo público y lo privado: la casa no se puede aislar de su contexto.

La tercera constatación se refiere a la inserción de las viviendas en el tejido urbano. Si el plano de conjunto de las ciudades se nos muestra esencialmente estructurado por la masa de los grandes monumentos públicos, mientras que los edificios privados vienen a llenar los espacios que han quedado libres, la relación entre unos y otros no es siempre sin embargo tan univoca. En Timgad o en Cuicul, el recinto fue demolido y luego recubierto, sin duda en la época severiana, por barrios de viviendas. Más aún, en el caso del barrio nordeste de Volubilis, parece legitimo pensar que las casas no vinieron a inscribirse en el espacio delinitado por el recinto, sino que por el contrario éste es el fruto de una especulación inmobiliaria que revalorizó así el sector a fin de implantar en él mansiones lujosas3. En este caso, es posible percibir cómo una enorme construcción cargada de prestigio y de significación militar se vio desviada de su sentido fundamentalmente público para ponerse al servicio de intereses privados: este ejemplo no hace más que ilustrar de forma impresionante las mutaciones sobrevenidas entre la época de la ciudad clásica y la del Imperio romano, cuando el ámbito de lo privado se dilató de tal manera que se anexionó con razón, cabría decir, lo que en otras circunstancias no hubiese podido ser sino el fruto de una decisión colectiva.

Siempre que se trate de la inserción de viviendas en el tejido urbano, hay que hacer notar que la forma en que se articulan el espacio de la calle y el de la vivienda sigue estando mal conocida. No se ha conseguido reconstruir ninguna fachada en la integridad de su elevación. El resultado es que ignoramos el número, las dimensiones y el emplazamiento de los huccos que dan a la calle. así como, las más de las veces, su modo de cerramiento. Así como también carecemos de informaciones que nos permitan reconstruir las prácticas. ¿Se vive con las ventanas abiertas o cerradas? ¿Se asoma la gente a la ventana, o al balcón? ¿Se adornan las fachadas los días de fiesta? Otras tantas preguntas, interesantes para las relaciones entre el espacio doméstico y la vida de la calle que siguen sin respuesta y sobre las cuales los textos apenas dicen nada.

Hay no obstante un punto tocante a la articulación de los espacios públicos y privados que la documentación arqueológica sí nos permite precisar. Se trata del modo como entran en contacto, al nivel de la planta baja, no por medio de una fachada que marque una ruptura brutal, sino por mediación de pórticos. Una fórmula arquitectónica semejante sigue siendo ambigua en sí misma: estos volúmenes de transición pueden o bien provenir de una concepción esencialmente pública, o bien, por el contrario, hallarse vinculados de manera decisiva a la esfera de lo privado. Así, el reducido pórtico que precede a la entrada principal de la casa de Sertius, en Timgad. forma parte de la casa cuyo acceso enriquece. En cambio, cuando unas amplias columnatas, construidas en el marco de una ambiciosa operación de urbanismo, doblan la calle, están asumiendo un papel esencialmente público, claramente legible en su coherencia arqui-

(Ver fig. 2.)

Volubilis, barrio nordeste (plano Hallier-Golvin-Lenne en R. Rebuffat. «Le developpement urbain de Volubilis (...) .. BAC. 1965-1966.

(Ver fig. 24.)

tectónica y en el hecho de que se hallan destinadas sobre todo a facilitar la circulación de los peatones por la ciudad. Es así como se afirma una idea unitaria de la ciudad que prima la compartimentación de los espacios privados.

(Ver fig. 2.)

(Ver fig. 30.)

(Ver fig. 20.)

Una arquitectura unitaria

En detalle, las decisiones arquitectónicas adoptadas por la construcción de estos vastos pórticos al borde de la calle revelan sin embargo la ambivalencia de sus volúmenes. Su homogeneidad, en efecto, no es nunca perfecta, incluida toda la largura de una arteria esencial como el decumanus maximus de Volubilis, donde se constata por ejemplo que, ante la casa de los trabajos de Hércules, cambia el ritmo de los intercolumnios. Unas grandes arcadas descansan sobre nueve pilares de acuerdo con una composición claramente ligada a la casa: en ángulo recto con los muros que delimitan esta última, unos pilares aún más importantes se hallan dispuestos de forma que sostengan arcos perpendiculares al eje de la calle. Estéticamente, se trata de un espacio que de este modo se agrega a la casa cuyos límites abraza. Funcionalmente, un corte así es secundario: no rompe la coherencia del conjunto ni impide en absoluto una utilización del pórtico complementaria de la de la calle. A pesar de lo cual la ambigüedad así proyectada sobre este espacio público no carece de significación: en una calle paralela, la casa del cortejo de Venus ha podido anexionarse este mismo espacio con olvido de la circulación pública (fig. 27: primer vestibulo de entrada V. 1 y pieza 19 que sirve de vestuario a las termas de la vivienda). Una operación análoga parece haberse efectuado en Cuicul a favor de la casa de Europa: la extensión de una parte de sus piezas, sin duda a consecuencia de una modificación, hasta el enlosado del gran cardo, interrumpe el pórtico que dobla este eje principal. Lo que subsiste de la columnata no parece haberse anexionado del todo. Pero no es menos cierto que la partición del pórtico, cuya función pública se basa en su continuidad, lo transforma de hecho en un anejo de la vivienda, lo integra de forma decisiva en la fachada.

¿Qué hay que entender bajo esta fórmula? Se da ciertamente una especificidad de la arquitectura doméstica, en la medida en que tiene que satisfacer necesidades originales, pero el rasgo decisivo para su comprensión es la existencia de unos estrechos lazos entre monumentos públicos y privados. Se trata de una realidad antigua (la concepción de las villas republicanas en Italia lleva consigo, hasta en el vocabulario utilizado por los contemporáneos para su descripción, unas analogías muy llamativas con las construcciones oficiales) y no se mantuvo menos viva bajo el Imperio. Se la percibe en la decoración en lo concerniente a los mosaicos, no sólo en el hecho de que el mismo repertorio de motivos geométricos sirve para todas las construcciones, sino también en ciertos casos privilegiados en que unos motivos más complejos permiten comprobar el impacto del arte oficial sobre la decoración doméstica. Tal es el caso en la casa de Asinius Rufinus, en Acholla, donde G. Picard ha podido establecer la manera como la mística imperial contemporánea, en este caso el gesto de Hércules que imita al emperador Cómodo, influenció directamente los temas que esta vivienda nos ha conser-



vado<sup>4</sup>. El mosaico del triclinium ilustra en efecto los trabajos del héroe, en la figura de un tipo creado bajo el reinado de Cómodo y conocido gracias a las representaciones que adornan las monedas de esta época. No cabe ninguna duda de que el emperador había dedicado a su divinidad favorita una estatua que es el punto de partida de los temas tratados por el mosaico de Acholla.

Esta unidad no es menos real en lo que se refiere a la arquitectura, puesto que todos sus sectores se caracterizan por una misma evolución. Durante el Bajo Imperio puede constatarse, lo mismo en las casas que en los demás monumentos, una tendencia idéntica a multiplicar los ábsides o a utilizar cada vez más frecuentemente, en lugar del tradicional arquitrabe, arcos apoyados directamente sobre las columnas. La coherencia de la producción arquitectónica y decorativa es tal que, a falta de inscripciones, puede resultar dificil identificar ciertos vestigios. En efecto, en el caso de edificios públicos tales como la vivienda de representación de un personaje oficial, destinada a alojar a los huéspedes de la ciudad o bien a acoger sedes de colegios o cofradías que jugaban un papel tan importante en la vida asociativa, las necesidades se aproximan mu-

3. Extracto del plano de la colonia de Timgad (E. Boeswillwald, A. Ballu, R. Cagnat, Timgad, une cité africaine sous l'Empire romain, Paris, 1905, p. 337, fig. 166). El damero original comprende 132 insulae cuadradas, cor 20 metros de lado aproximadamente. Todavía se distinguen con frecuencia algunos muros de subdivisión de una manzana en varias parcelas. Las insulae 73 y 82 se han fusionado por anexión del espacio público de la calle. La insula 100 se ha ensanchado por invasión de esta última.



4. Timgad: calle, bordeada de columnatas y de amplias aceras de los nuevos barrios periféricos occidentales. Se trata de la calle de Lambese, que tuerce hacia el norte en vez de prolongar la organización ortogonal de la ciudad primitiva. Al fondo, el arco, de época severiana, decora la entrada de la colonia de Trajano. A causa del desarrollo urbano, vino a quedar en el mismo corazón de la ciudad: los mojones que señalan el punto de partida de las rutas, se encuentran bajo sus arcadas.

cho a las de un propietario privado. Los numerosos debates que han podido originarse a propósito de la naturaleza privada o pública de ciertas construcciones resultan muy reveladores de la profunda unidad que caracterizaba aquella arquitectura. En algunos casos privilegiados, tales controversias han permitido el despliegue de una interpretación satisfactoria, como sucede con la casa de los Asclepeia, en Althiburos. Esta casa, de plano ambicioso, se prestaba a una utilización colectiva, y la presencia de un mosaico tardio, en el que aparece una especie de canastilla con la inscripción Asclepeia. había hecho pensar que debía de haber conocido efectivamente un cambio de destino, tal vez una transformación en edificio ligado al culto de Esculapio. La interpretación correcta del objeto que muestra la inscripción (de hecho, una corona agonística otorgada al vencedor de unos juegos puestos bajo el patrocinio de Asclepios) ha vuelto inútil semejante hipótesis. Esta casa no dejó nunca de ser utilizada por propietarios privados, y fue uno de ellos quien hubo de conmemorar la victoria obtenida durante una de aquellas múltiples competiciones que tenían lugar en toda la cuenca mediterránea.

(Ver fig. 17.)

Merece la pena detenerse un poco en una construcción que ilustra de modo notable esta unidad de la arquitectura de la época imperial. La basílica privada de la casa de la caza, en Bulla Regia, permite en efecto percibir la manera como la arquitectura doméstica participa de los problemas encontrados y de las soluciones elaboradas por los otros sectores de la construcción. Este monumento, bien fechado durante la primera mitad del siglo IV, se levantó de acuerdo con un plano que asociaba un ábside, un transepto, cuyo crucero se subraya mediante la utilización de pilares con molduras, y una larga nave flanqueada de dependencias que ocupan el lugar de lo que, en una basilica civil o religiosa, constituiría las naves laterales. Estas piezas, dispuestas en fila y comunicadas además, la mayor parte de ellas, con la nave central, permiten modos de circulación comparables a los que se pueden practicar en los grandes edificios de tres naves. El conjunto, concebido de una sola vez, es perfectamente coherente y restituible con toda facilidad a pesar de los numerosos remodelamientos tardíos.

Muchas de estas soluciones arquitectónicas evocan directamente opciones idénticas efectuadas en el marco de las primeras iglesias cristianas, por lo que nos hallamos confrontados con uno de los problemas más arduos de la arquitectura antigua, el de los origenes del tipo de basílica paleocristiana basado en la combinación de una sala rectangular dividida en naves (entre las que la nave central, más elevada, recibe la luz por encima de la techumbre de sus anejos laterales), un ábside y varios elementos secundarios, de los cuales uno de los más característicos es el recurso a un transepto?

Este dossier, particularmente denso, descansa, en una amplia

(Ver figs. 7 y 8.)

 Thugga: casa con peristilo al pie del Capitolio (casa de las dos fuentes).



medida, sobre una manera errónea de plantear el problema. De un lado, el deseo de afirmar la originalidad de la arquitectura cristiana: no se trata en todo ello sino de un avatar de la corriente de pensamiento que siempre ha estado preocupada por afirmar la autonomía del fenómeno religioso en vez de situarlo en el marco de la evolución general de la sociedad. De otro, un rechazo justificado de semejante forma de proceder, pero una réplica esencialmente centrada sobre la búsqueda a todo trance de antecedentes y sobre el postulado de las influencias. La respuesta está en otra parte.

Resulta en efecto evidente, a pesar de las protestas de originalidad, que los monumentos cristianos heredan, en gran parte, soluciones ya elaboradas en el marco de la arquitectura de los siglos precedentes. La utilización del ábside con fines de glorificación es uno de los temas más corrientes de la arquitectura civil y religiosa desde los comienzos del Imperio. Y lo mismo sucede con la organización de un vasto espacio de reunión en naves jerarquizadas. Resulta no menos evidente que un repertorio arquitectónico como éste es algo vivo, y que el Bajo Imperio constituye un período de mutaciones particularmente importante. Pero semejantes mutaciones no tienen como elemento motor el cristianismo: se trata de una evolución global de la arquitectura que remite directamente a las modificaciones de las relaciones sociales. El Bajo Imperio segrega sus lugares de culto de acuerdo con los mismos principios directores que rigen la producción de las demás construcciones. El término de arquitectura cristiana no puede servir más que para designar edificaciones destinadas al culto cristiano, para lo que se las equipa de modo específico, pero de ninguna manera para referirse a una corriente arquitectónica original, creadora de formas y de planos.

los t

en s

práct los fi

torno

Regia

deper

trex

La basílica privada de Bulla Regia ilustra esta realidad de forma tanto más brillante cuanto que su solución cruciforme corresponde a un tipo de plano cuya dimensión simbólica iba a enriquecer el cristianismo considerablemente. Hasta este momento, a pesar del texto de Vitruvio que describe determinados elementos llamados «calcídicos», o sea anejos transversales utilizados para equilibrar ciertas composiciones arquitectónicas, ningún testimonio arqueológico atestiguaba la presencia de transepto en una basílica pagana. Los primeros ejemplos conocidos de basílica con transepto son construcciones religiosas constantinianas, en Roma y en Constantinopla. En el marco del problema del origen del plano basilical cristiano, las basílicas con transepto han podido por tanto interpretarse como una variante específicamente cristiana correspondiente a la grandiosa transcripción del símbolo de la cruz.

El debate de hecho había nacido muerto. Hacia 380, Gregorio de Nacianzo, al describir la iglesia constantiniana de los Santos Apóstoles en Constantinopla, es el primero que subraya su semejanza con la cruz. Desde entonces, y dado que el culto de la cruz se difundió precisamente durante esta época, la analogía en cuestión conoció un éxito fulminante, ilustrado en Occidente por las construcciones del obispo Ambrosio de Milán. En cambio, cincuenta años antes, Eusebio, en su descripción del mismo monumento, no había notado en absoluto semejante paralelismo. La cronología de la emergencia de este simbolismo, tan rico en futuro, basta para

desenmascarar cualquier tentativa de búsqueda de una causa especificamente religiosa en la elaboración de este tipo de plano. Nos hallamos ante un proceso inverso: se incrusta una interpretación cristiana sobre un tema arquitectónico cuyo origen se halla completamente desprovisto de cualquier significación de esta índole.

En virtud de su fecha, la basílica privada de Bulla Regia confirma de manera espectacular este análisis. Entre los monumentos constantinianos y los otros ejemplos de basílicas cristianas de planta cruciforme del siglo V, si es que no del VI, no se conocía hasta ahora ninguna construcción de este tipo. Resulta particularmente interesante que este vacío se haya visto en parte colmado por una edificación que tiene que ver con la arquitectura doméstica. El hecho confirma la necesidad de aproximar la utilización del transepto en la arquitectura paleocristiana a la que se ha podido hacer de él en los monumentos áulicos y en la producción arquitectónica tomada en su conjunto. Se advierte por de pronto que el transepto ofrece una solución perfecta a problemas de circulación con ocasión de prácticas ceremoniales, lo mismo si se trata de la deambulación de los fieles en torno de las reliquias, que del despliegue del clero en torno del altar o de los dignatarios en torno del soberano. En Bulla Regia, el problema es el mismo, la exhibición del dominus ante sus dependientes, y la solución arquitectónica es también idéntica hasta



b. Bulla Regia (plano H. Broise en A. Beschaouech, R. Hanoune, Y. Thébert, Les Ruines de Bulla Regia, Roma, 1977, fig. 3). 12: casa n.º 3 (ver fig. 40); 18-19: insula de la caza (ver fig. 8: el diseño perfectamente regular de la manzana se opone a la organización mucho más flexible de las otras parcelas); 23: casa de la pesca (su extremidad occidental se construyó a expensas de una calle). La presencia de un peristilo se halla atestiguada en las casas que llevan los números 10, 11 (?), 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 36 y 37. La existencia de baños privados está demostrada en las viviendas 9, 18, 23, 25, 28 y 37 (?).







7, 8, 9. Bulla Regia, insula de la caza y planta subterránea sur (planos A. Olivier en Ruines de Bulla Regia, figs. 44 y 46; A: patio de carruajes; B: vestíbulo; C: escalera de acceso a la planta; D: alcoba; E: triclinium; F: peristilo; G: exedra de recepción; H: basílica privada; I: letrinas; J: termas), junto con un esquema interpretativo de la manzana que restituye la basílica y el gran peristilo a su estado inicial (en rayado, la repartición helenística; en punteado, la separación entre las casas de la caza, al sur, y de la caza nueva).



en las proporciones: el transepto, en sus partes salientes, forma dos cuadrados, de acuerdo con una solución atestiguada en la arquitectura cristiana y, tal vez, en el palacio imperial de Rávena<sup>8</sup>.

De hecho, el rasgo más llamativo de estos monumentos es la fragmentación del espacio mediante largas naves así como por la creación de un eje transversal, fragmentación que da lugar a una convergencia hacia un punto central en que se articulan todos los volúmenes. Una estructura espacial como ésta, que privilegia un lugar al ponerlo en una posición de dominio en relación con los huecos en que se hallan figurantes y espectadores, es lo contrario de la de un local de deliberación que supone no sólo un plano centrado, sino sobre todo una unidad espacial. Encaja muy bien con la relación de sumisión que impone el emperador, el obispo o el aristócrata. Las naves prolongadas agrupan a unos asistentes que sólo pueden mirar hacia adelante, hacia el ábside; el transepto refuerza esta focalización y facilita la disposición jerarquizada de los dignatarios. Necesidades comparables, soluciones arquitectónicas paralelas que hunden sus raíces en un repertorio ya muy elaborado y simplemente adaptado en función de exigencias que no son nuevas, pero que se han vuelto esenciales. La construcción de Bulla Regia demuestra que una solución tan característica como la basílica de transepto no es exclusiva de las edificaciones religiosas. Ilustra también de manera notable la unidad de la producción arquitectónica: en este terreno no hay ruptura entre lo público y lo privado.

 Bulla Regia: la insula de la caza vista desde el sureste.

Si se considera la arquitectura doméstica del Africa romana a lo largo de un tiempo prolongado, se abarca una serie de siglos durante los cuales se producen profundas mutaciones que no carecen de repercusiones sobre el ámbito de la vida privada. Una evolución general de planos, volúmenes y decoraciones modifica el aspecto interior de la casa gracias a trabajos a veces importantes. Los mismos límites de la vivienda pueden ser objeto de rectificaciones que, cuando el espacio así adquirido es suficiente, permiten replantear completamente la organización de las piezas. Si nos proponemos comprender la forma en que las élites organizan sus vastas domus, se perfilará también la noción de barrio, que sigue siendo difícil de aquilatar.

Las condiciones son muy diferentes según que la casa se encuentre en un barrio densamente ocupado o en un sector periférico de desarrollo progresivo. El contraste se vuelve particularmente llamativo cuando el corazón de la ciudad es el fruto de un vasto programa de colonización que ha desembocado en la creación de un centro urbano donde hay una red de calles que delimita estrictamente determinados islotes. Un marco semejante se ofrece evidentemente como muy poco favorable a la creación de domus que exijan un

Una arquitectura en movimiento

11 y 12. Bulla Regia: la casa de la caza. Página de enfrente: vista del lado sur. En primer plano, el peristilo secundario y la planta subterránea; en segundo lugar, el peristilo principal. Arriba: el peristilo de la planta subterránea visto desde el este.



mínimum de superficie: las amplias mansiones se implantan entonces en los barrios periféricos, donde los apremios son mucho menores.

(Ver fig. 3.)

Desde este punto de vista es muy significativo el ejemplo de Timgad: en esta colonia fundada en el año 100 de nuestra era por el emperador Trajano, se dividió estrictamente el espacio urbano primitivo en cuadrados de alrededor de 400 metros cuadrados, entre los que sólo el foro y algunos grandes monumentos sobrepasaban originalmente este entramado al extenderse sobre varios compartimentos. En cambio, la zona privada, que ocupa cerca de las tres cuartas partes del espacio dividido de este modo, ha quedado estrictamente sometida a la cuadriculación de las calles e, incluso a veces a la subdivisión de los compartimentos así recortados como lotes atribuidos a cada propietario. La organización de este núcleo urbano, que revela una situación social relativamente homogénea, se manifestará lo suficientemente resistente como para impedir la expansión de domus extensas: sólo unas cuantas casas han logrado afirmar sus pretensiones mediante la creación de un modesto peristilo.

(Ver figs. 24 y 25.)

(Ver fig. 4.)

Las vastas viviendas de Timgad, cuva superficie puede alcanzar cerca de diez veces la de las insulae de los barrios centrales, no pudieron desplegar su magnificencia más que en los barrios periféricos, que desbordaron rápidamente la muralla original, o en el mismo emplazamiento de esta última, demolida a consecuencia de operaciones inmobiliarias. Esta conquista del espacio público de las fortificaciones en beneficio del privado, y, en algunos casos, en provecho de ricos personajes, ha sido estudiada por J. Lassus9. En todo el sector occidental del recinto, convertido en una zona central una vez que la ciudad se extendió esencialmente en esta dirección. hay una banda de terreno de 22 metros de anchura que se puso a disposición de los ciudadanos pudientes. Un fenómeno de privatización que debió de ser tanto más fructifero para estos últimos cuanto que se acompañó de un desprecio total hacia las restricciones que imponía el entramado original: las calles, en lugar de prolongarse a fin de organizar el espacio reconquistado, desembocan en él sin atravesarlo. Con lo que un desarrollo de la ciudad como éste va acompañado de una diferenciación social de los distintos barrios. Las ricas viviendas de los notables no se levantan en la ciudad primitiva encorsetada dentro de un entramado que impone el mantenimiento de una cierta homogeneidad social, sino que se arrogan los espacios que había dejado libres la demolición de las murallas y que de este modo se habían sustraído a las presiones colectivas, o se verguen ostentosamente en los nuevos barrios periféricos. En Africa es excepcional poder seguir de una manera tan precisa la evolución de una ciudad. Pero el modelo aludido no carece de paralelo. En Banasa, Marruecos, la parte central de la ciudad està organizada en función de un entramado ortogonal que hay que hacer remontarse sin duda a la época de Augusto, fecha de la fundación de la colonia. El resultado es una situación totalmente comparable a la de Timgad: las viviendas amplias se construyeron. en su mayoria, en la periferia, fuera del damero original. La evolución no es fundamentalmente diferente en las ciudades

cuyo centro no llegó nunca a organizarse de acuerdo con los estrictos principios de un urbanismo ortogonal. En este caso, la mayor flexibilidad de un tejido urbano menos estructurado así como los azares de una prolongada evolución han favorecido con frecuencia la creación de ricas mansiones en la inmediata proximidad del corazón de la ciudad. Es lo que sucede en Thugga lo mismo que en Bulla Regia, donde en las proximidades del foro se alzan algunas casas que disponen de una superficie suficiente como para que sus piezas se hallen distribuidas en torno a un peristilo. Pero sin embargo no hay que dejarse extraviar por esta verdad parcial: estas domus centrales no alcanzan nunca una superficie que pueda compararse con las viviendas africanas más prestigiosas.

Sin tomar en consideración la historia urbana de cada ciudad se hace realmente imposible averiguar las reglas en función de las cuales se han construido las casas más ricas. Cuando la ciudad da pruebas de un gran dinamismo, los barrios acomodados se levantan en la periferia del núcleo urbano, cualesquiera que sean el origen y la organización de este último. El ejemplo de Volubilis, ciudad que no estuvo nunca sometida a un urbanismo ortogonal estricto, es de todo punto comparable con el de Timgad. A través de los siglos, la ciudad antigua siguió caracterizándose por un ámbito de dimensiones modestas en el que el peristilo no deja de ser una solución arquitectónica excepcional. También en este caso, las casas grandes se levantaron en la periferia, en particular en el barrio nordeste creado en el marco de una vasta operación inmobiliaria que permitía a cada propietario disponer de cerca de 1.200 metros cuadrados, si es que no de más. La evolución es idéntica a la de Timgad: la extensión de la superficie construida se halla acompañada por una diferenciación social de los barrios. La burguesía, que había renunciado a remodelar en beneficio propio el centro densamente poblado, transformó un espacio suburbano en barrio de moda.

En cambio, la situación es completamente diferente en las ciudades más modestas, en las que no se da semejante dinamismo urbano. En estos casos las élites locales no tienen más remedio que buscar el espacio que necesitan en el marco de la vieja ciudad. Sin duda es así como hay que explicar la manera en que, en estas ciudades reducidas, los ricos propietarios se esforzaron a todo trance por adquirir terrenos e instalaron sus viviendas donde les fue posible: tuvieron que aceptar los inconvenientes de lotes de planta a veces irregular y de superficie con frecuencia demasiado reducida para sus ambiciones.

En este marco es en el que hay que situar de nuevo un curioso problema de arquitectura doméstica que ya ha hecho correr mucha tinta. Se trata de las plantas subterráneas de las que se hallan equipadas no pocas de las ricas mansiones de Bulla Regis. Esta solución arquitectónica no es en sí misma extraordinaria: corresponde a toda una corriente de la arquitectura romana, y si sigue siendo de utilización excepcional en terreno llano, como es aqui el caso, no deja de presentar paralelismos. Pero tampoco es menos cierto que Bulla Regia es en la actualidad la única ciudad romana que ofrece tantos ejemplos de una arquitectura en la que el propietario

(Ver figs. 5 y 6.)

(Ver fig. 2.)

(Ver figs. 9 a 12.)

multiplica el espacio disponible hundiéndose en el subsuelo10. Por más que resulten evidentes las ventajas climáticas de semejantes construcciones, no proporcionan en absoluto una explicación suficiente: hay muchos otros sitios tan tórridos o tan frios, según las estaciones, sin que por ello haya surgido una arquitectura comparable. Más interesante parece la teoría de la existencia de una escuela local, pero no hace otra cosa que trasladar el problema: ¿por qué una escuela semejante aquí, precisamente? De hecho, sólo la toma en consideración de la necesidad de espacio de estas élites locales frente al estancamiento de la ciudad parece que ofrece una respuesta: si los ricos propietarios locales tratan de aumentar el espacio de que disponen al precio de trabajos tan costosos, ello se debe a que no cuentan con ninguna otra solución. Las investigaciones llevadas a cabo en la periferia de esta vieja ciudad púnico-númida han demostrado en efecto que, aunque dotada de élites dinámicas, puesto que proporcionó numerosos senadores a Roma, acabó en cambio por estancarse dentro del recinto de sus venerables murallas. No llegó a desarrollarse ningún barrio periférico de alguna importancia. La clase dirigente no pudo por tanto instalar sus residencias en sectores nuevos que se hallaran en plena expansión: en este contexto es en el que se inscribe la creación de plantas

De esta forma se ponen de manifiesto algunos principios generales que rigieron las ciudades africanas. En las ciudades en desarrollo, las élites tienden, por razones de espacio, a desplazar sus viviendas a la periferia. En las ciudades provistas de un dinamismo menor, la oposición entre los diferentes barrios parece menos tajante, y hay casas ricas que logran expansionarse, con mayor o menor dificultad, en un marco que apenas si experimenta alguna dilatación. En efecto, no conviene sobreestimar la rigidez de los viejos núcleos urbanos. Pese a su capacidad de resistencia, han conocido, a través de los siglos, algunas redistribuciones. El procedimiento más sencillo, y el más frecuente, es la fusión de propiedades de mediano tamaño. En Bulla Regia, la insula de la caza ha conservado las trazas de su subdivisión primitiva en cuatro lotes de forma rectangular y de superficie absolutamente comparable. Dos de ellos, orientados en dirección este-oeste, se hallan situados en cada una de las extremidades de la insula, mientras que los otros dos, orientados en dirección norte-sur, ocupan su parte central. Una organización como ésta se integra en una operación de urbanismo que una simple observación del plano de la ciudad permite adivinar: mientras que las manzanas de casas despejadas hasta ahora ofrecen unos contornos irregulares como consecuencia de una red de calles implantada sin ningún principio director forzoso, la insula de la caza se caracteriza por el contrario por un diseño estricto fundado en la creación de un entramado ortogonal. Las excavaciones han demostrado que esta creación se remonta a la época helenística, bajo la realeza númida, y lo mismo ha de decirse de la zona que se extiende hacia el oeste sin que en la actualidad sea posible precisar la amplitud de aquella operación.

(Ver fig. 7.)

(Ver figs. 6 y 10.)

Se trata pues, de la reorganización de un barrio (porque el suelo distaba de hallarse virgen de cualquier ocupación) de acuerdo con



principios directamente inspirados del urbanismo griego y cuyo rigor no deja de evocar, en un contexto histórico totalmente distinto, la que caracteriza las colonias romanas posteriores. La superficie atribuida originariamente a cada propietario, de alrededor de 500 metros cuadrados, no permitía en el mejor de los casos más que la construcción de un reducido peristilo, y los vestigios de la casa instalada en la manzana meridional demuestran que hubo casos en que se adoptó una solución semejante. Durante tres siglos, el área helenística siguió siendo el marco habitado: sólo durante la época severiana, probablemente a comienzos del siglo III, se llevó a cabo la fusión de la parte meridional con la central oriental. A partir de entonces se pudo modificar el plano de la casa: se instaló al norte un gran peristilo, mientras que para la aireación del sector meridional se acudió a un peristilo secundario. Un desco semejante de expansión es un fenómeno de larga duración que pone de relieve necesidades reales: hacia mediados del siglo tv., el propietario consiguió quedarse con el segundo lote central y sólo le dejó una parte muy reducida al propietario que subsistía al norte. Esta nueva expansión le permitió construir unas termas y una basílica privadas. En siglo y medio, la superficie de la casa se había triplicado, y se

13. Bulla Regia, casa de la caza; el peristilo subterrâneo visto desde el nordeste.

había reorganizado por completo su plano: en un barrio de ocupación muy antigua y a poca distancia del centro de la ciudad, había nacido una verdadera domus, con una superficie de alrededor de 1 500 metros cuadrados.

Se utilizó con frecuencia un procedimiento como éste, y sin duda constituye uno de los medios más eficaces de remodelación de un área urbana. En el primitivo centro de Volubilis, donde las casas disponen por término medio de 500 metros cuadrados, la única vivienda amplia es la de Orfeo, cuya superficie supera los 2 000 metros cuadrados: es el resultado del reagrupamiento de cuatro o cinco propiedades. En Cuicul, de modo análogo, las casas más importantes han podido hacerse sitio en el corazón mismo de la ciudad: la casa de Europa, que cubre cerca de 1 400 metros cuadrados, conserva aún la traza de los lotes primitivos que reunió.

(Ver fig. 20.)

Todavía se brindaba otra posibilidad al deseo de expansión de los propietarios: invadir las calles. La restricción de los ejes de circulación en beneficio de las casas es un fenómeno frecuente. La excavación de la insula de caza ha permitido seguir con detalle la forma en que se dilató efectivamente. Puesto que el estado final ha conservado la regularidad de la implantación primitiva, se habria podido creer que el ensanche del trazado inicial se había llevado a cabo de una sola vez o, al menos, que el desplazamiento de cada uno de los lienzos de fachada constituía una operación única. De hecho, no hay nada de ello, y la evolución de esta insula es el resultado de la adición de toda una serie de operaciones sucesivas. Dicho con mayor precisión, se diría que los propietarios se aprovecharon de importantes obras públicas (colocación del enlosado de las calles a consecuencia de una neta sobreelevación del nivel de éstas con el fin de facilitar la instalación de una red de alcantarillado) para desplazar hacia fuera una parte de sus muros de fachada. Los entrantes que a partir de entonces animaban las fachadas fueron luego progresivamente reabsorbidos, hasta la reconstitución, con mayor superficie, del área original. No se trata, por tanto, de unas invasiones incoherentes, y la operación parece haberse efectuado de acuerdo con las autoridades locales. En este sentido, nos ofrece un indicio la tentativa abortada del propietario de la casa de la caza que había pretendido instalar uno de los estanques de sus termas a costa de la calle occidental. Nos hallamos para entonces en una fecha tardía, o al menos muy avanzada dentro del siglo IV: pese a todo, el estanque se enrasó y rellenó con todo cuidado, probablemente a consecuencia de una enérgica reacción de las autoridades. Parece por tanto que, al menos hasta el siglo IV, los poderes locales siguieron siendo lo suficientemente fuertes como para controlar la mayor parte de estas rectificaciones del catastro. Ello parece muy verosímil en el caso de vastas operaciones llevadas a cabo de manera muy coherente: por ejemplo en Utica, donde las fachadas de numerosas insulae se adelantaron a expensas de la calle sin que se rompiera su alineación.

Sin embargo, es cierto que esta solución no introduce sino una flexibilidad limitada en el corazón petrificado de las viejas ciudades. La prolongada dilatación de la *insula* de la caza permite comprobar que, alrededor de cinco siglos después del emplazamiento del área helenística, el espacio ganado corresponde a menos de 200 metros cuadrados, o sea a un ensanchamiento de aproximadamente un 10 % de la superficie primitivamente disponible. A partir de entonces se presenta otra posibilidad más rentable: anexionarse la totalidad del espacio de la calle. Lo que permite no sólo la conquista de un espacio público más vasto, sino además llevar a cabo la fusión de terrenos separados anteriormente por el eje de comunicación. Este género de operación se inscribe violentamente en el paisaje urbano. En Bulla Regia, la extensión de la casa de la pesca ha transformado una callejuela en un callejón sin salida: hay un momento en que el peatón tropieza con un muro tras el cual se ha extendido la casa. En el corazón de la colonia de Timgad, este procedimiento es el único que ha permitido aumentar en proporción considerable la superficie primitivamente asignada a cada lote, al autorizarse la fusión de algunos de ellos.

Episodios como éstos se inscriben por tanto en el marco de las relaciones entre espacios privados y espacios públicos en el seno de la ciudad, relaciones cuya dimensión jurídica no cabe desdeñar. Desde el principio, el derecho romano se esforzó por reflexionar sobre este problema, esencialmente desde la óptica de la armonización de los derechos de los propietarios vecinos. Con el Imperio, se intensifica el papel del Estado, como lo atestigua el senado-consulto del año 45 ó 46 que legisla sobre la especulación inmobiliaria en Roma. A partir de entonces, se afirma frente a los propictarios privados un nuevo tipo de interés general. Al término de esta evolución, las legislaciones del Bajo Imperio ponen de relieve que el establecimiento de unas complejas relaciones entre el derecho de los individuos y las prerrogativas del poder central11. Algunas disposiciones sostienen la primacía de este último: así es cómo aparece explicitamente, a fines del siglo IV, un auténtico procedimiento de expropiación en nombre de la utilidad pública.

Sin embargo, las situación no es tan simple: hay numerosas medidas que nos presentan a las autoridades a la defensiva ante los excesos de determinados individuos que se instalan indebidamente frente a o dentro de construcciones públicas, que de este modo quedan desfiguradas por añadidos de mamparos de tablas o de obras de albanilería improvisadas. El propio Ulpiano, jurista de la época severiana, hubo de abordar este problema: la responsabilidad de juzgar si se ha de expulsar o multar a los particulares que invaden el dominio público se confia al gobernador de la provincia, encargado de adoptar la decisión pertinente en función de los intereses de la ciudad. Un texto del año 409 ilustra de forma espectacular, en la capital misma, esta lucha defensiva del poder central hasta en sus propios locales: «Cualquier emplazamiento que, en el Palacio de Nuestra Ciudad (Constantinopla), haya sido ocupado de modo inconveniente por edificios privados ha de verse restaurado lo antes posible mediante la demolición de todas las edificaciones que se encuentren en el referido Palacio. El cual no ha de verse estrechado por los muros de los particulares, porque el Poder tiene derecho a grandes espacios aparte de todos»... (C. th., XV. 1, 47.)

El Estado intenta las más de las veces elaborar medidas de transacción destinadas a armonizar las relaciones entre lo público y lo

(Ver fig. 3.)

privado, y las autoridades vacilan en algunos casos entre el deseo de reprimir las degradaciones infligidas al patrimònio público y el deseo de obtener un beneficio fiscal de tales abusos, con lo que se los ratifica. Hay algunas disposiciones que prevén inclusive la reglamentación de una atribución de lugares públicos, habida cuenta de las necesidades y el embellecimiento de las ciudades (C, th., XV, 1, 4, 3). Si está clara la evolución general, sin embargo no es lineal y no deja traslucir ningún atropello de la propiedad privada por los poderes públicos. Sucede sobre todo que estos textos, cuya eficacia real y cuyo campo de aplicación siguen estando con frecuencia mal conocidos, no permiten advertir la actitud de las autoridades locales, a las que por otra parte aluden ciertos pasajes de las leves imperiales (por ejemplo C, th., XV, 1, 33, 37, o 41). Las relaciones entre propiedades privadas y dominio público encuentran las más de las veces solución en el seno de cada ciudad, en el marco de acuerdos o de relaciones de fuerza que varían considerablemente según las épocas y las personas. Es excepcional disponer de un texto referente a estos episodios, como por ejemplo la inscripción de Pompeya, que data del reinado de Vespasiano, que menciona a un tribuno que obligó a la restitución de terrenos públicos usurpados por ciertos particulares (CIL, X, 1018 - Dessau 5942). Pero con más frecuencia, sólo la arqueología permite adivinar tales azares: la historia de la insula de la caza de Bulla Regia, con sus usurpaciones efectivas pero contenidas dentro de límites coherentes, a la vez que con otras extralimitaciones excesivas y reprimidas, deja suponer la complejidad del fenómeno.

La distribución interna de las domus suscita una cuestión esencial: ¿viven las clases acomodadas comúnmente en un marco arquitectónico fijo, comparable a las mansiones de los notables de la Francia moderna que, durante un período muy prolongado, no conocieron muchas transformaciones? De hecho, hay muchos factores de permanencia. No pocos muros se construyeron para durar siglos, y las líneas esenciales de una vivienda pueden mantenerse durante largo tiempo intactas. Esto es sin duda particularmente cierto en lo que se refiere a las viviendas levantadas de una vez sobre un terreno suficientemente extenso. Algunas instalaciones, más frágiles, como la decoración en mosaico, pueden llegar a ser también objeto de una prolongada utilización: al término de su evolución, una casa posee las más de las veces pavimentos de fechas muy diferentes. Incluso las piezas preciosas del mobiliario parecen transmitirse de generación en generación por vía de herencia o gracias a los sesgos de un comercio de obras de arte. Este fenómeno se advierte, por ejemplo, a través de los estudios sobre el mobiliario de bronce en Marruecos12. Se ha podido comprobar, en efecto, que los fragmentos de estos objetos de lujo, a veces muy antiguos, se han localizado casi siempre en los estratos tardíos correspondientes al abandono de las ciudades. Más aún, en una misma habitación de la casa del cortejo de Venus, en Volubilis, se han encontrado diversos fragmentos que provienen según toda probabilidad del mismo lecho, entre ellos dos apliques de bronce particularmente interesantes. El primero, que representa una espléndida cabeza de mula, se puede fechar en el siglo I; el segundo, con una cabeza de sileno, es de

(Ver fig. 27, pieza 11.)

mediana calidad y pertenece a una época posterior. Este descubrimiento proporciona así un ejemplo concreto de la prolongada utilización de un mueble de valor: el lecho debió de ser reparado por los cuidados de un broncista local cuyo estilo contrasta con el de sus predecesores.

Sin embargo, estas diferentes formas de permanencia no deben enmascarar una realidad esencial: los espacios interiores de las casas siguen hallándose caracterizados fundamentalmente por la multiplicidad de remodelaciones que sólo unas excavaciones precisas permiten comprobar. Así, de buenas a primeras, ¿quién iba a sospechar que el gran peristilo de la casa de la caza, en Bulla Regia, con su amplia exedra septentrional perfectamente centrada sobre la columnata, ha conocido una importante modificación de plano? En su estado original, no había ninguna pieza que se extendiera hacia el este: el patio (rodeado de 6 × 5 columnas y no, como en la actualidad, de 6 × 4) y los pórticos ocupaban toda la anchura del lote recién anexionado. El espacio necesario para la creación de las piezas reducidas del ala oriental sólo se obtuvo en una fase ulterior, gracias a una reducción del patio del peristilo y, a la vez, al traslado del muro de fachada hacia el este, a expensas de la calle.

De hecho, no hubo casa que no conociera al menos numerosas remodelaciones de detalle, con rectificación del volumen de alguna sala o modificación de las circulaciones. En ciertos casos, es incluso posible percibir un vasto programa de trabajos cuya realización ha transformado profundamente la vivienda, Tal es el caso de la casa de la caza nueva en Bulla Regia: durante la segunda mitad del siglo IV, el propietario hizo construir una planta subterránea de amplitud ciertamente no excesiva, pero cuya distribución provocó desde luego la destrucción provisional de una gran parte del ala septentrional de la vivienda. Paralelamente, procedió al cambio de la mayoría de los pavimentos de mosaico de la planta baja. La vivienda vino así a quedar transformada por completo no sólo en la organización de su espacio arquitectónico, sino también en su decoración.

La frecuencia y, a veces, la amplitud de las remodelaciones que afectan a la arquitectura doméstica nos llevan a preguntarnos sobre la forma en que tales trabajos se concibieron y ejecutaron. Una cuestión semejante no puede hallar respuesta sino en el examen de los vestigios.

La planta subterránea de la casa de la caza, en Bulla Regia, se construyó en la época severiana de acuerdo con un plano muy simple. Comprende un reducido peristilo cuadrado cuyo patio central se halla rodeado por ocho columnas. Las habitaciones sólo se extienden en dos de sus lados, al norte, donde desemboca igualmente la escalera de acceso, y, sobre todo, al oeste, donde se extiende el ala principal. La composición de esta última se basa en fórmulas de un sencillo clasicismo: una vasta sala de tres huecos (se trata de un triclinium o comedor) se halla encuadrada por un par de alcobas cuyas puertas, dislocadas en relación con el eje de estas dos piezas, prolongan la composición de la tripartición del comedor. Se trata por tanto de un plano coherente, basado en principios de jerarquía y simetría. Ahora bien, la construcción revela irregulari-

(Ver fig. 8.)

(Ver figs. 8 y 9.)

(Ver figs. 9 y 13.)

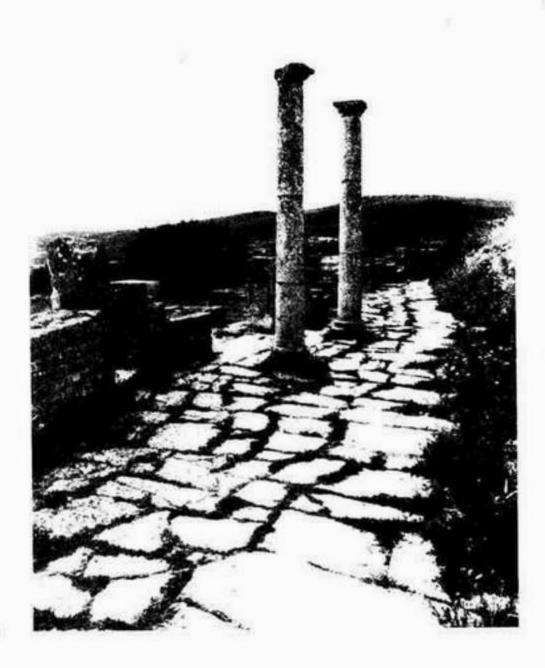

14. Thugga: porche de entrada de la casa del trifolium.

dades chocantes, la más llamativa de las cuales es la manera como se coordinan el peristilo y el ala occidental. Estos dos elementos esenciales se hallan en efecto dislocados el uno con respecto al otro, hasta el punto de que el principio de simetría, base de la concepción del ala principal, no rige su articulación con el espacio de la columnata, hiatus que debilita considerablemente el efecto de conjunto.

nata, hiatus que debilita considerablemente el efecto de conjunto.
¿Cómo interpretar semejantes irregularidades? ¿Ha de considerárselas como negligencias autorizadas por el hecho de que constructores y propietarios se cuidaran poco de los detalles de la rea-

lización? ¿O ha de verse igualmente en ello la prueba de la incomprensión de una composición arquitectónica clásica, explicación que habría de doblarse, puesto que nos hallamos en Africa, con el recurso a la noción de provincianismo? Se trata de un problema tanto más interesante cuanto que este género de interpretación ha venido a mezclarse en la forma con que numerosos estudios recientes abordan el examen del ámbito antiguo de vida.

Esta actitud consiste ante todo en precisar la noción de producción artesanal y, de este modo, negarse a considerar cualquier objeto antiguo como una obra de arte. Postura innegablemente justa en la medida en que rompe con una concepción excesivamente estética de la Antigüedad pero que puede a su vez convertirse también con toda rapidez en excesiva. Algunas fórmulas seductoras como la asimilación de los pavimentos de mosaico a las moquetas contemporáneas o de las pinturas murales al papel pintado desmitifican con toda eficacia unas producciones que enmascaran diferencias que son esenciales y corren el riesgo de hacer que se pierdan de vista las capacidades de adaptación de los artesanos. Es preciso añadir que el aspecto repetitivo de la producción arquitectónica y decorativa antigua no ofrece por sí mismo una significación evidente: puede muy bien tener mucho más que ver con la identidad de las necesidades de las clases dirigentes mediterráneas que con el aspecto mecánico del trabajo de los talleres.

Esta actitud consiste, de manera complementaria, en subestimar el papel de quien hace el encargo, del cliente. A partir del momento en que éste se encuentra con que tiene que habérselas con una producción esencialmente repetitiva, sólo se siente afectado, en el mejor de los casos, por las grandes líneas del plano y la decoración. Por desinterés, incompetencia o imposibilidad, no era probable que el propietario pudiera intervenir con eficacia en los trabajos que

financiaba.

En definitiva, estos análisis echan por tierra la noción de programa que supone demanda y control precisos por parte del propietario, así como una mínima capacidad de adaptación por la de los constructores. Desde esta óptica, no hay por qué analizar las irregularidades de la planta subterránea de la casa de la caza, sino tan sólo dejar constancia de ellas y registrarlas de manera que se precisen los límites de la calidad del nivel de vida de las clases dirigentes, límites inherentes a la naturaleza misma de la actividad de los talleres.

Ahora bien, en el caso de la planta subterránea de la casa de la caza, las excavaciones han permitido caer en la cuenta de la razón real de las irregularidades que afectan a la construcción. Esta en efecto no es otra que la ampliación de un subsuelo anterior, rehecho por completo. El peristilo actual ocupa el emplazamiento de las piezas primitivas que se abrían al oeste, sobre el amplio pórtico occidental. Las alas norte y oeste son, en lo esencial, creaciones nuevas. Este pasado es el que explica, en particular, la distorsión mayor, a saber la dislocación existente entre el eje del triclinium y el del peristilo. Está por tanto clara la lógica de los trabajos llevados a cabo: teniendo en cuenta lo existente, el propietario hace su cálculo económico; sopesando el programa deseado y los costes, se

insostenible.

decide a favor de un equilibrio que le parece representar la relación

más favorable calidad-precio. El examen atento de la arquitectura y la decoración muestra por lo demás el deseo de atenuar, dentro de lo posible, las irregularidades que lleva consigo la reintegración de una parte de los muros anteriores. Con el fin de aproximar al máximum los ejes principales, se ha construido una alcoba septentrional, más reducida que la meridional, lo que ha permitido desplazar el triclinium lo más posible hacia el norte. Con el mismo propósito, el pórtico septentrional es más ancho que el meridional, a fin de aproximar la columnata a su posición ideal. Además, el mosaico geométrico que adorna los pórticos se interrumpe ante el hueco central del triclinium con el fin de dejar sitio a una escena cuyas figuras se hallan hoy en muy mal estado. Pues bien, la orla norte de este cuadro sigue una dirección ligeramente oblicua, a fin de enlazar lo más armoniosamente posible el pilar del triclinium con la columna del peristilo. Se advertirá por otra parte que si se han conservado ciertas irregularidades heredadas de la utilización de los muros anteriores, por ejemplo el estrechamiento del pórtico occidental en su extremidad sur, en cambio se han corregido otros defectos, que se tuvieron sin duda por excesivos, con la ayuda de importantes trabajos. Así por ejemplo, el muro meridional del peristilo se reconstruyó por entero de modo que se regularizara la forma de este volumen: la excavación ha revelado, enterrado, el muro correspondiente a la primera planta subterránea, cuya orientación oblicua se juzgó sin duda

Todos estos esfuerzos demuestran, en el caso que nos ocupa, que no hay ni incompetencia, ni indiferencia, ni provincianismo. Se trata de hecho de un programa que integra conscientemente datos contradictorios y se esfuerza por resolver de la mejor manera posible el problema planteado. El equilibrio así alcanzado ha quedado simbolizado por el modo como se articularon finalmente el ala occidental y el peristilo. Al no haber podido hacer coincidir los dos ejes, los constructores manipularon los espacios para tratar de enlazar estos dos conjuntos de acuerdo con una diagonal que une el ángulo nordeste del peristilo y el ángulo sureste del triclinium pasando por dos de las columnas angulares. Si se había renunciado a un estricto principio de simetría, la concepción no dejó por ello de ser rigurosa y los efectos ópticos obtenidos se mostraron como de una gran riqueza.

Se demuestra así que no cabe establecer un juicio sobre la calidad y la significación de la arquitectura doméstica ateniéndose sólo a las apariencias. No pocas incoherencias se explican por imposiciones de fuerza mayor y por la búsqueda de una solución todo lo armoniosa que sea posible pero cuya realización puede tener que pasar por una multiplicación de irregularidades incomprensibles si se las aísla del programa de conjunto. Antes de divagar sobre las imperfecciones, hay que asegurarse de que no procedan de la lógica que presidió el proyecto.

Cabría proseguir con un análisis idéntico de la planta subterránea de la casa vecina de la caza nueva construida siglo y medio más tarde y cuya concepción puede, a primera vista, dejarle a uno perplejo en cuanto a las capacidades de los responsables, encargante o constructores. Es también desde esta óptica como hay que entender las observaciones de ciertos arqueólogos, como las de J.-P. Darmon al subrayar la forma convergente como, en la casa de las ninfas de Neápolis, arquitecto y mosaísta coincidieron, el primero con el cuidado de desplazar ligeramente la columnata, el segundo mediante sutiles distorsiones impuestas a los motivos de los pavimentos de mosaico, en crear la ilusión de un peristilo rectangular donde lo que hay de hecho es un espacio trapezoidal<sup>13</sup>. El ámbito de vida de las clases dirigentes no es el resultado de una producción mecánica que aunara los defectos de la repetición y los inconvenientes de la irresponsabilidad o la incapacidad para adaptarse a un contexto. De hecho, todas estas construcciones son el resultado de programas, más o menos elaborados desde luego, pero en los que quien hacía el encargo juega un papel esencial al decidir en función de sus necesidades y de consideraciones financieras.

(Ver fig. 9.)



## Espacios «privados» y «públicos»: los componentes de la *domus*

Tal como hemos subrayado en la introducción, los espacios interiores de la domus tienen que ver todos ellos con la esfera privada. A pesar de lo cual, de la misma manera que la vida en el seno de la casa conocía toda una gama de modalidades, desde el aislamiento individual hasta la recepción de un gran número de personas con las que el propietario podía no mantener ninguna relación intima, los espacios de la vivenda se caracterizaron por un grado de opacidad muy variable con respecto al mundo exterior. Resulta por tanto cómodo utilizar la cuadrícula privado-público para tratar de entender la naturaleza de los diferentes elementos que componen la domus, sin olvidar el hecho de que, en este contexto, hay que entender por tales términos la naturaleza más o menos abierta de espacios que, en su totalidad, y de acuerdo con diversas modalidades, se refieren a un mundo privado.

Lógica y topográficamente, el primer problema que afrontar es el de la manera cómo se articulan el espacio de la calle y el de la casa. Es frecuente que las grandes domus posean varios accesos. pero, en todos los casos, existe una entrada principal, y es precisamente en este punto donde se efectúa, simbólica y concretamente, el tránsito entre el dentro y el fuera. Es aquí donde Trimalción había hecho fijar un cartel que especificaba que «cualquier esclavo que salga sin orden del amo recibirá cien azotes». El lugar, según todos los textos, se halla cargado de múltiples significaciones. Si se trata de denunciar las malas costumbres de una familia, el litigante subraya que no se escuchan más que canciones a gritos por las ventanas y puertas abiertas a patadas: la falta de respeto hacia la condición de cada lugar pone de manifiesto que la casa no es más que un antro (Apuleyo, Apol., LXXV). Asimismo, en las múltiples escenas de desvalijamientos que esmaltan las Metamorfosis, la puerta de entrada juega un papel decisivo en el éxito o el fracaso de la empresa; una vez franqueada esta barrera, apenas si queda ya algún obstáculo, salvo la movilización de los vecinos, que pueda oponerse al pillaje. La puerta preserva la propiedad lo mismo que la moral.

Articulación del dentro v del fuera

15. Acholla, casa de Neptuno (S. Gozlan, Karthago, 16, 1971-1972, fig. 2). Peristilo con orcus al oeste, triclimum al sur y alcobas con antecâmaras de servicio o corredores en el ángulo suroeste. Quiero agradecer aqui a M. F. Vast, totografo en la UAV de la ENS de Sann-Cloud, su ayuda en la puesta a punto de este «dossier».



 Volubilis, entrada de la casa de los trabajos de Hércules (Étienne, Quartier nord-est, pl. XXXIII).

(Ver fig. 14.)

Este punto estratégico es objeto de un especial cuidado por parte de los constructores. Con frecuencia hay un porche, formado por dos columnas que soportan una cubierta, lo que subraya la importancia del lugar: espacio ambiguo, que a veces invade la calle y que no forma aún parte del interior de la casa. La ruptura real se señala mediante las hojas de la puerta, y la transición se dispone de manera compleja: las más de las veces, no hay sólo una puerta sino dos, si es que no hay incluso tres zonas de tránsito, claramente jerarquizadas. Un vasto hueco, cerrado por dos batientes, se halla flanqueado por uno o dos accesos más reducidos. En contra de lo que a veces se ha escrito, no se trata en absoluto de una puerta cochera y de otra para peatones: la manera como se utilizan los umbrales así como la organización de las distintas piezas impide pensar que en algún momento haya habido algún vehículo, por ligero que fuese. que recurriera a este lugar de paso. De lo que de hecho se trata es de una compartimentación de la entrada que revela prácticas diferentes según las circunstancias: por regla general, sólo se utiliza el acceso más reducido, cuyas dimensiones restringidas subrayan la solución de continuidad entre el exterior y la vivienda; en cambio hay momentos en que se abre de par en par la entrada principal, sin duda cuando el propietario da una recepción de alguna importancia, tal vez también por la mañana, a fin de dar a entender la hora en que se halla dispuesto para recibir el homenaje de sus clientes.

La entrada de la vivienda es por tanto un lugar complejo, en el que puede leerse, según las horas, la manera cómo es accesible. En consecuencia, no es sorprendente que reciba un tratamiento arquitectónico cuidadoso en el que se inscriben las ambiciones del propietario: muchos conciudadanos no van a trasponer nunca este
límite, y es una cosa buena darles a entender la riqueza interior.
Una resolución semejante es sistemática en un barrio acomodado
como el sector nordeste de la ciudad de Volubilis, y la casa de los
trabajos de Hércules ofrece de ello un precioso ejemplo: dos pequeñas columnas adosadas enmarcan la entrada secundaria, y el
conjunto de la composición está cercado por unas molduras; en
cuanto a la puerta principal, se halla flanqueada a uno y otro lado
por dos columnas adosadas y emparejadas. El programa pone de
relieve de paso el lujo de la vivienda e impone al usuario, de
acuerdo con las horas, la manera cómo ha de presentarse.

Inmediatamente después de haber franqueado la puerta principal, el visitante penetra en el vestíbulo: con respecto a él, se trata verdaderamente de un espacio de transición que pertenece ya a la casa, pero donde se halla sometido aún a ciertos controles. Desde donde está, no se le ofrece las más de las veces sino una vista muy limitada de la casa. Sobre todo, el lugar se encuentra sometido a la vigilancia de un guardián: el ianitor que aparece abundantemente citado en los textos y, con mucha frecuencia, las ruinas de las viviendas muestran un pequeño local, directamente abierto al vestíbulo, que parece muy apropiado para haber servido de estancia a los esclavos encargados de la guardia de la entrada. Espacio también de transición en la medida en que el vestíbulo debe anunciar y reflejar el boato de la vivienda. Cuando describe el palacio de Psyché (se trata de una utopía, pero no por ello es inferior para nuestro propósito el valor del texto), subraya Apuleyo que la naturaleza divina de la casa salta a los ojos desde el instante en que se penetra en ella (Met., V, 1): las ricas mansiones han de imponerse por su magnificencia desde que se franquea su puerta. Vitruvio coloca el vestíbulo entre las estancias que, en las mansiones de la gente de elevada condición, han de ser espaciosas y magnificas, y este principio se halla perfectamente corroborado por los vestigios arqueológicos. Resulta en efecto particularmente notable que, en la mayoría de las domus ricas, el vestíbulo de entrada constituye una de las piezas más amplias. También a veces, y esta decisión se adoptó frecuentemente en el barrio nordeste de Volubilis, el vestibulo da directamente al peristilo mediante un triple hueco cuya amplia composición responde a la partición de los accesos. Una pequeña columnata erigida en el mismo vestíbulo puede también acrecentar su nobleza, como sucede en la casa de Castorius en Cuicul o en la de Sertius en Timgad. No obstante, uno de los ejemplos más llamativos de la importancia atribuida con frecuencia al sector de las entradas nos lo proporciona la casa de los Asclepeia en Althiburos, ciudad del interior de Túnez. Detrás de una galería de 20 metros de longitud situada entre dos piezas que forman sendos saledizos, se desarrollan de hecho tres vestíbulos de entrada, yuxtapuestos y correspondientes a tres entradas jerarquizadas. La principal da acceso a la sala central, situada en el eje de simetría de la edificación: con su superficie de casi setenta metros cuadrados, constituye el local cubierto más amplio de todo el monumento. El cuidado puesto en su decoración corresponde a su amplitud arqui-

(Ver fig. 16.)



17. Althiburos, casa de los Asclepeia, situación inicial (M. Ennaifer, La Cité d'Althiburos (...), Túnez, 1976, plano V). Detrás de la galería de fachada, hay tres puertas que dan acceso, la mayor al vestibulo, y las otras dos a dos pórticos que rodean sendos estanques. El patio del vestíbulo está ajardinado: los triclinta se hallan a izquierda y a derecha; la exedra de recepción, cuyo mosaico ostenta una corona agonistica, está al fondo, o sea al norte.

(Ver figs. 19 y 24.)

(Ver fig. 17)

tectónica: muros adornados de placas de mármol y suelo cubierto por un mosaico que presenta una gran composición de temas marinos cuya calidad y complejidad atestiguan la importancia atribuida al recinto. Los dos vestíbulos laterales parecen ser de hecho anejos de la pieza central. Cada uno de ellos tiene un estanque descubierto, orientado hacia esta última, y se reducen así a una especie de pasillos que permiten el acceso a las piezas situadas en los dos extremos. La composición, perfectamente simétrica, se extiende a todo lo ancho del edificio.

Que se subraye el cuidado característico puesto por el propietario en el tratamiento del punto en que se produce el transito del exterior al interior no es suficiente sin embargo para dar por resuelto el problema de las relaciones entre estos dos términos en la arquitectura doméstica. Hay en efecto determinados enclaves en la masa de la domus. Pero no se puede considerar como tales a los locales dedicados a las actividades económicas del propietario y que las más de las veces son accesibles por una puerta cochera: la especificidad de este sector no lo convierte en un cuerpo extraño a la casa cuyo aprovisionamiento permite, en particular, asegurar. En cambio no sucede lo mismo con las tiendas que se encuentran frecuentemente en la parte de la fachada de las casas. Si algunas de ellas pueden utilizarse por el propietario mismo a fin de vender una parte de sus productos (lo que parece evidente cuando comunican directamente con la domus), es frecuente que se hayan alquilado a personas ajenas. La tienda constituye entonces un espacio complejo, arquitectónicamente integrado en la casa (sobre todo cuando los locales en cuestión se hallan distribuidos simétricamente a uno y otro lado del vestíbulo de entrada), pero que funciona de manera autónoma. Además, acumulan un aspecto público, las actividades comerciales, y un aspecto privado: el tendero habita alli mismo con su familia en muchas ocasiones y, cuando la tienda se cierra, se transforma en vivienda.

Hay finalmente un último enclave en el mundo homogéneo de la domus centrado en la familia: se trata de los apartamentos alquilados a gentes de fuera, práctica aludida con frecuencia por los textos en el mundo romano pero igualmente bien atestiguada en Africa. ¿No se acusó precisamente a Apuleyo de haberse entregado a sacrificios nocturnos en la domus de un personaje que uno de sus amigos habitaba como inquilino? (Apol., LVII) Sin embargo, no resulta fácil el reconocimiento sobre el terreno de semejantes zonas de alquiler. Textos e inscripciones invitan a situarlos preferentemente en los diferentes pisos, hasta el punto de que la presencia de escaleras accesibles con facilidad desde la calle sugiere la existencia de locales independientes susceptibles de ser alquilados. No obstante, la destrucción de los niveles superiores hace la comprobación con frecuencia imposible. Así por ejemplo, ¿qué función desempeñaba la escalera cuyo arranque se ha conservado en el ángulo sureste de la casa de la caza, en Bulla Regia? ¿Tenía que ver con alguna terraza, o con piezas dependientes de la domus, o con apartamentos independientes? Su situación, en la proximidad inmediata tanto del vestíbulo como de la puerta cochera, hacía que les resultara fácilmente accesible a unos posibles inquilinos sin perjuicio

(Ver figs. 8, 26 y 29.)

(Ver figs. 28 y 29.)

(Ver fig. 29.)

(Ver fig. 8.)

para la intimidad de la vivienda, pero semejante constatación no puede evidentemente ser suficiente. En cambio podemos reconocer con gran verosimilitud un apartamento destinado a alquiler en el ángulo nordeste de la casa de la moneda de oro, en Volubilis. Esta vasta mansión ocupa toda una insula, y es poco verosimil que un apartamento tan pequeño no dependiera de ella. Ahora bien, este último se halla organizado en forma autónoma: se entra en él desde la calle norte por el pasillo 36 que conduce a las habitaciones 1 y 16, la primera de las cuales da a esta misma calle a través de una ventana. Además, el local 15 parece haber alojado una escalera, directamente accesible desde la calle oriental. Quedan todavía dos piezas en la planta baja y tres en el piso alto que parecen adecuadas para alquiler. También en Volubilis, en la casa que hay al oeste del palacio del gobernador, el vestíbulo se encuentra flanqueado por una escalera que da a la calle por una de sus tres puertas: conducía, según todas las probabilidades, a unos apartamentos de alquiler instalados sobre las tiendas y el vestíbulo de entrada que integran la fachada de la casa. El resultado de todo ello es una curiosa imbricación de espacios que tienen que ver con status diferentes. La casa sólo alcanza la calle por medio de su vestíbulo, especie de corredor cercado por locales de alquiler. Hay que suponer sin duda alguna que el pasillo que conduce a las habitaciones situadas en el piso alto, y que hay que restituir sobre el pórtico meridional, no daba al patio del peristilo más que a través de las estrechas y altas ventanas que preservaban la intimidad de este último.

(Ver fig. 28.)

(Ver fig. 29.)

El peristilo constituye el corazón de las viviendas ricas. El patio central, a cielo abierto, es una fuente de aire y de Juz para las salas vecinas, mientras que la columnata que lo rodea hace de él por su parte uno de los espacios por excelencia en que puede desarrollarse una expresión arquitectónica de cierta amplitud. Hay ocasiones en que, por falta de sitio, el propietario hubo de contentarse con un peristilo incompleto, mediante la supresión de uno o dos pórticos. Pero las más de las veces prefirió consagrarle una gran parte del espacio disponible antes que amputarlo o reducir excesivamente sus proporciones. En las edificaciones más ambiciosas, el peristilo alcanza unas dimensiones muy vastas: más de 350 metros cuadrados en la casa de los Asclepeia en Althiburos o en la casa del pavo real en Thysdrus, más de 500 en la casa de la pesca en Bulla Regia, y alrededor de 600 en la mansión de los Laberii en Uthina.

El análisis de este lugar presenta por cierto un interés aún mayor; y se nos muestra como algo más delicado de lo que parece a primera vista. En la actualidad se tiende a admitir que el peristilo constituye el corazón de la parte pública de la vivienda: esta amplia composición arquitectónica es la que sirve para acoger a los visitantes. El plano de las casas confirma este aserto: no sólo el peristilo es con mucha frecuencia directamente accesible desde el vestíbulo de entrada, sino que además y sobre todo la mayor parte de las salas de recepción se hallan situadas en su periferia. Con sus columnatas, aparece por tanto como un complemento esencial de las salas des-

tinadas a los huéspedes.

¿Hemos de oponer en consecuencia pura y simplemente la casa

Peristilo

(Ver fig. 31.)



18. Cuicul, casa del asno (Blanchard-Leméc, Quartier central, fig. 4). XII-XIII: termas construidas con ocasión de la ampliación de la vivienda hacia el norte, a expensas de un templo cuya cella (XX) quedó embutida entre los baños y la sala XI que decoran un ninfeo construido frente al podium del santuario y un ábside que muerde la calle. Ejemplo característico del desbordamiento de construcciones privadas en detrimento de los espacios públicos.

(Ver fig. 20; vestibulos I y 26.)

africana, con su peristilo de recepción, a la casa de tipo pompeyano, provista en su fachada del tradicional atrio destinado a la recepción de los visitantes y cuyo peristilo, dispuesto en la mayoría de las ocasiones al otro extremo de la construcción, se diría esencialmente confinado en un papel de puro adorno con respecto a las partes íntimas de la casa? Semejante oposición parece exagerada. Porque hay que distinguir entre dos tipos de visitantes, los simples clientes que acuden a rendir su homenaje y recibir sus espórtulas, por una parte, y los huéspedes recibidos en la intimidad del amo de la casa, por otra. Si el atrio de la casa pompeyana se adapta a la recepción de los primeros, en cambio no permite en absoluto la recepción de los segundos: en este caso, hay que acudir a las salas de comedor o a los salones que, las más de las veces, dan al peristilo. Parece por tanto una exageración oponer atrio y peristilo pompeyanos en el contexto de una supuesta solución de continuidad entre los ámbitos público y privado.

¿Qué se ha hecho de la rica casa africana? ¿Contribuye de verdad la desaparición del atrio a un reforzamiento espectacular de la dimensión pública del peristilo? Para que tal cosa sea cierta, sería preciso que se recibiera allí a los clientes, lo que no se halla comprobado ni por los textos ni por la disposición de los espacios, que sólo con dificultad se prestan a tales reuniones. De hecho, en la casa africana, son otras salas, situadas aparte del peristilo, las que asumen las funciones del atrio: en primer lugar, las basilicas privadas, sobre las que hemos de volver, y luego, los vestíbulos de acceso. Acabamos de poner de relieve la amplitud cuasi sistemática de estos últimos: por más que no exista ninguna prueba decisiva. parece que éstos, por lo demás situados prácticamente en el mismo emplazamiento que el atrio tradicional, heredaron parcialmente sus funciones. El simple examen de los planos de las habitaciones confirma la frecuente adecuación de estos vestibulos a ceremonias de salutación. En la casa del asno, en Cuicul, el largo vestibulo concluye en una suerte de exedra delimitada por dos columnas y detrás de la cual se hallan dispuestos unos anejos que hacen pensar en almacenes de mercancias que habría en ese caso que relacionar con la costumbre de las espórtulas. La importancia atribuida a los vestíbulos resulta particularmente llamativa cuando hay casas resultantes de la fusión de varias parcelas. En este caso, en lugar de ganar espacio mediante la conservación de una sola entrada, se preserva la multiplicidad de accesos, algunos de los cuales se diria que ocupan una superficie excesiva si no son otra cosa que una antecámara. Así por ejemplo, en la casa de Europa, en Cuicul, ¿cómo explicar la existencia, lejos del centro de la edificación y por tanto en la situación propia de una entrada secundaria, del vasto vestíbulo meridional (1) tan difícil de compaginar con el peristilo? A pesar del enlosado que cuore el suelo, no parece admisible que se trate de un espacio descubierto: la amplitud de la puerta tripartita cuyos vanos se hallan ornados de finas molduras basta para demostrar la importancia del recinto y, por más que el estudio de la casa siga siendo insuficiente, el examen del plano induce a pensar que no se trata de la entrada primitiva conservada a pesar de la fusión de las edificaciones vecinas, sino de una creación autorizada por el espacio

ganado por medio de esta operación. En unas condiciones así, todo indica que este vestibulo funciona como una verdadera sala de recibo destinada a los clientes: se halla equipada con las necesarias piezas anejas, y la escalinata situada frente a la puerta puede servir de estrado al amo de casa, o al menos permitirle una solemne entrada. Asimismo, sería interesante conocer mejor el local situado al norte del precedente, abierto a la calle a través de un doble vano (el pórtico que los precede basta para excluir que el más ancho haya sido una puerta cochera) y cuyo suelo de losas no sirve para demostrar que se trate de una sala descubierta. Este espacio comunica en efecto con una sala trasera de la que se halla separado tan sólo por una fila de recipientes de piedra. Estos dornajos, cubiertos como estaban por una tapadera, corresponden perfectamente a las necesidades de una sala destinada de modo especial a las distribuciones de espórtulas. En esta hipótesis, toda la parte suroeste de la mansión, que comprende también algunas tiendas, se habría destinado de nuevo a funciones «públicas».

Se advierte de esta manera que la casa africana no carece de salas situadas en la proximidad inmediata de la calle y adecuadas, igual que el atrio, a acoger a los diversos visitantes al tiempo que se preservaba la intimidad del resto de la vivienda. Por tanto, no parece que el problema se halle planteado, con relación a la casa itálica tradicional, de una manera tan radicalmente diferente como se ha llegado a decir; por una parte, el peristilo pompeyano no está reservado a los habitantes de la casa; por otra, el peristilo africano, a pesar de la ausencia de atrio, no tiene por qué asumir la recepción de todos los visitantes. Semejante impresión se ve confirmada por el examen de las habitaciones que dan a este patio: las salas de recepción son colindantes en efecto con numerosos espacios de naturaleza completamente diferente, lo que prohíbe considerarlo

únicamente bajo su aspecto público.

Un caso particularmente interesante es el de las alcobas, ante todo porque tienen que ver con los sectores más intimos de la vivienda, y luego porque se trata de salas fácilmente identificables gracias al uso frecuente de un estrado, ligeramente peraltado con respecto al resto de la pieza, sobre el que se instalaba el lecho; o también por una variante de este procedimiento, que consiste simplemente en el uso de pavimentos bipartidos en los que el emplazamiento del lecho ha quedado indicado por un motivo decorativo más sencillo. Por tanto, la vuxtaposición de alcobas y de salas de recepción resulta a la vez identificable y altamente significativo. Semejante disposición aparece con frecuencia: la Sollertiana domus de Hadrumetum tiene dos alcobas que ocupan todo un ala del peristilo; asimismo, en Acholla, en la casa de Neptuno, hay un conjunto de habitaciones que ocupa el ángulo noroeste del peristilo, entre dos comedores: tres de ellas son probablemente alcobas, como lo indica la bipartición de los motivos de sus mosaicos. Finalmente, en Bulla Regia, la casa de la caza ofrece un ejemplo espectacular de semejante imbricación. La casa se halla en efecto provista de dos triclinia superpuestos, uno de ellos en la planta baja, y el otro en la planta subterránea: pues bien, las dos salas que dan al segundo peristilo, están flanqueadas por alcobas.

(Ver fig. 20: piezas 27, 28 y 46.)

(Ver fig. 32.)

(Ver fig. 23: piezas 4 y 6, esta última equiparada con un estrado.)

(Ver fig. 15.)

(Ver figs. 8 y 9.)

Este tipo de yuxtaposición, en la periferia del peristilo, de piezas heterogéneas pone en evidencia la compleja naturaleza de este último: su definición no se limita al hecho de ser un espacio de recepción. Es el escenario de actividades tan diversas que el problema que se plantea es el de cómo puedan éstas coexistir: habremos de volver sobre el tema cuando consideremos, no ya los elementos que componen la casa, sino la manera cómo se articulan.

La ambigüedad del peristilo se manifiesta igualmente en la forma en que se halla dispuesto. El aspecto utilitario no deja de hallarse

presente: a veces, el patio es simplemente de tierra apisonada, y con mucha frecuencia, se abren en él un pozo y las bocas de las cisternas. La casa de la caza nueva, en Bulla Regia, ilustra perfectamente esta opción. Pero en la mayoría de los casos, este vasto espacio con su columnata se utiliza para escenificaciones decorativas coincidentes en la introducción, en el mismo corazón de la vivienda, de una naturaleza privatizada. La variedad de soluciones es infinita. A veces, el patio está todo él pavimentado de mosaicos: lo que se

de una naturaleza privatizada. La variedad de soluciones es infinita. A veces, el patio está todo él pavimentado de mosaicos: lo que se trata de valorizar en estos casos es la arquitectura, a expensas del elemento vegetal cuya presencia cabe sólo imaginar en forma de plantas en macetas. No obstante, estos dos temas complementarios, el agua y la vegetación, constituyen una realidad permanente y se los llega a veces a privilegiar tanto, que el patio del peristilo se

transforma en un jardín ornamentado con fuentes y estanques, o,

a la inversa, en piscinas con ornamento de plantas.

De hecho, no hay prácticamente ningún peristilo de cierta importancia, que no se halle adornado con juegos de agua. Una de las formas más usuales y más simples es la construcción, con un pórtico a su alrededor, de un estanque a veces semicircular cuyo brocal aparece en ocasiones agujereado a trechos. Por regla general, estos orificios no tienen nada que ver con surtidores: de algunas decenas de centímetros de profundidad, se hallan en efecto obstruidos en su parte inferior. Lo que hacían sin duda era permitir la inserción de postes de madera destinados a sostener un emparrado: en forma reducida, he aquí una estrecha asociación entre elementos vegetales

y acuáticos.

(Ver fig. 20: estanques a, b y c. y jardineras d-d'.)

(Ver fig. 9.)

(Ver fig. 8.)

(Ver figs. 33 y 34.)

Este tipo de programa recibe a veces un tratamiento de mucha mayor amplitud. Abundan los ejemplos de viviendas cuyo patio con peristilo está ocupado en casi toda su extensión por espacios de agua. En Cuicul, por ejemplo, en la casa de Europa, tres estanques de complejo diseño se complementan con dos jardineras. En la casa de Castorius, hay cuatro estanques semicirculares que flanquean los pórticos, mientras que el espacio central del patio se halla ocupado por una piscina rectangular. De modo que composiciones como éstas restringen enormemente el espacio disponible para la circulación. Una opción aún más radical condena totalmente el patio, ocupado en toda su amplitud por el agua. Contentémonos con un solo ejemplo: la casa de la pesca en Bulla Regia<sup>14</sup>. En este inmenso peristilo que cubre alrededor de 530 metros cuadrados, el patio propiamente dicho no ocupa más que unos 270; pues bien, toda esta superficie se dedica enteramente, salvo las tomas de aire y luz precisas para la planta subterrânea que se extiende bajo el peristilo. a unos estanques separados por muretes a través de los cuales se



han horadado unos orificios que permiten la circulación del agua. Además, la parte superior de estos muretes conserva la traza de unos agujeros de encaje que servían para fijar postes de madera o columnillas de piedra, algunas de las cuales subsisten. Es fácil imaginar que estos soportes sostenían una ligera armadura adornada con plantas suspendidas.

De modo que el propietario se encontraba frente a una amplia gama de posibilidades en lo concerniente a la introducción, en el mismo corazón de la vivienda, de estos dos elementos naturales que son el agua y los vegetales. Podía optar por un único estanque y algunas plantas en macetas; o, por el contrario, se dedicaba todo el espacio del patio a jardín adornado con fuentes o se transformaba en amplios espacios con agua que llegaban a impedir cualquier acceso a la parte correspondiente de la casa. La decoración misma

19. Cuicul, casa de Castorius (Blanchard-Lemée, ibid., fig. 62). Con sus 1 500 metros cuadrados, se trata de la vivienda más amplia del barrio central de Cuicul: es el resultado de la fusión de varias parcelas y de la demolición de la muralla primitiva. Plano en bayoneta. I: vestibulo (¿antiguo peristilo de una vivienda anterior?); IX: vestibulo (¿con puesto del portero en X?); XVI: peristilo; XVII: triclinium con hueco tripartito cerrado con puertas; XXII-XXVIII: termas con letrinas; XXX-XXXII: baños tardios instalados sobre la acera.



20. Cuicul, casa de Europa
(Blanchard-Lemée, ibid., fig. 49).
Esta vivienda de 1 366 metros
cuadrados nació de la fusión de varias
parcelas (muros de subdivisión I-J y
F-F'). 1: vestíbulo con puerta
tripartita; 12: peristilo cuyo patio está
ocupado casi todo él por estanques (a,
b, c) y jardineras (d y d'): 13:
triclinium; 18: triclinium o exedra; 26:
vestíbulo: 27-28: tiendas; 29-43:
termas con letrinas en 29.

subraya con frecuencia la dimensión natural del peristilo: en la casa de la pesca, aparecen restos de pintura con pájaros y plantas, al tiempo que un reducido estanque polilobulado que sirve de aliviadero se adorna con un mosaico en que se representan algunos peces; en la villa de la pajarera, en Cartago, el mosaico de los pórticos representa diversos animales entre flores y frutos. Los numerosos retoques atestiguan por otra parte los cambios de gusto, pero siguen faltándonos estudios precisos que nos permitan afirmar la existencia de una tendencia general a dedicar una parte creciente del espacio disponible a tales fragmentos de naturaleza domesticada. Sea como sea, no hay ninguna casa rica africana que carezca de estos sistemas de decoración del peristilo. Pero semejante constatación no es suficiente para nuestro propósito de tratar de comprender las funciones de este recinto. Es evidente que su encanto conviene perfectamente a la vida intima de sus habitantes, pero no es menos evidente que tal escenificación, a veces suntuosa, se destina igualmente a los visitantes. La prueba nos la ofrece el modo cómo se disponen los elementos decorativos del patio. Las más de las veces, hay una estrecha vinculación entre el emplazamiento de los estangues y las salas de recepción, puesto que los primeros se alinean en lo posible sobre el eje de las segundas. Relación que es en ocasiones muy

intima: así por ejemplo en la casa de Castorius, en Cuicul, en que hay tres estanques que se corresponden con los tres huecos de la gran sala de recepción. La conexión entre la arquitectura del peristilo y la de las grandes salas que lo circundan es no raras veces más apretada aún: en la casa de la alberca trebolada de Volubilis, el ritmo de la columnata se vio completamente perturbado con el fin de que se alineara con los tres huecos de la gran sala. Un caso tan extremo como éste, en el que todo el peristilo se encuentra sometido a las necesidades del ceremonial de recepción, no hace sino confirmar una verdad evidente, el importante papel jugado por este espacio en la afirmación del prestigio del propietario de cara

a los visitantes. El espacio del peristilo encarna, pues, perfectamente la complejidad de la esfera de lo privado: en este lugar cuyo atractivo se ve intensificado por la imbricación de efectos arquitectónicos y de una naturaleza domesticada, se hallan inscritos diferentes niveles de actividades, desde el apartamiento individual hasta las recepciones inherentes al rango del dueño de la casa, sin olvidar la actividad de los sirvientes para quienes el peristilo es ante todo un lugar de tránsito, de trabajo y una reserva de agua. Todavía queda una última comprobación que no hace sino corroborar esta sensación de embrollo: cuando en las casas africanas se han podido identificar determinados cultos domésticos, su sede se encuentra casi siempre en la proximidad inmediata del peristilo o en este último propiamente dicho. En Banasa, Marruecos, en la casa de los cuatro pilares, el altar se halla situado en la sala que da al peristilo. En Libia, en la insula de Jason Magnus de Cyrene, lo mismo que en la casa con peristilo en forma de D de Tolemaida, donde hay un pequeño edificio cultual situado en el patio mismo. El hecho está asimismo bien atestiguado en Volubilis, en la casa de las fieras o en la de Flavius Germanus, donde bajo uno de los pórticos se protege un altar dedicado al genio de la domus. Pero un dato como éste no contribuye desde luego en nada a «privatizar» el peristilo a expensas de su dimensión «pública»: en la casa de Asinius Rufus, en Acholla, hay un cipo dedicado por los cultores domus, clientes que participaban en el culto doméstico de los Asinii, propietarios de la vivien- da. Está claro que estos cultos privados, lejos de hallarse reservados a la familia en su estricto sentido, tenían que ver también con los dependientes, y formaban parte de aquellas complejas redes de relaciones que el dueño de la casa tejía en torno a su persona. Por esta razón, tales altares se encuentran exactamente en su lugar en el peristilo, cuyas numerosas funciones se pliegan a los múltiples

Algunas piezas de la vivienda se distinguen por su amplitud, su arquitectura y su decoración. Con frecuencia es fácil reconocer en ellas las salas de recepción de las que sabemos, por los textos, que juegan un papel muy importante en la vida de la casa, puesto que su dueño tiene el deber de recibir a menudo y con esplendidez. Esta sociabilidad se ejerce en particular durante las comidas, y no hay casa noble que no disponga de uno o más comedores (triclinium). La identificación de esta habitación queda facilitada en muchos

aspectos de aquella religión.

(Ver fig. 19.)

(Ver fig. 26, sala 9.)

Salas de recepción

(Ver fig. 27, pieza 11.)

(Ver fig. 8, fuera de texto p. 320-321.)

(Ver fig. 21.)

(Ver fig. 15.)

casos por el diseño del mosaico: mientras que el espacio central se adorna con motivos escogidos, el emplazamiento de los lechos dispuestos a lo largo de los muros y destinados a acoger a los comensales aparece indicado por una decoración más sencilla. También con mucha frecuencia, la importancia del lugar se subraya mediante los tres huccos que permiten su acceso y por sus dimensiones: suele tratarse de la sala más amplia y suntuosa. Para advertirlo, basta con observar los planos de las casas, como el de la del cortejo de Venus, en Volubilis, donde el triclinium, en el que se abren tres huecos, mide 7,80 por 9,80 metros, o sea más que el patio del peristilo, y se halla adornado con un complejo mosaico cuyo motivo central representa la navegación de Venus. En Bulla Regia, en la casa de la caza nueva, la sala del comedor es igualmente la pieza más amplia y más lujosa en su decoración, con un mosaico central que representa una escena de caza rodeada de un rico follaje con cabezas de animales.

Incluso hay ocasiones en que la suntuosidad de las estancias se acrecienta mediante una arquitectura de particular complejidad. Vitruvio describe vastas salas de comedor con una columnata interior, y las ruinas permiten comprobar que esta solución arquitectónica, a la que el arquitecto romano denomina oecus, se adoptó a veces en Africa. En la casa de las máscaras, en Hadrumetum, el triclinio, que mide cerca de 250 metros cuadrados, se halla separado mediante unos pilares de una galería de 2,40 metros de anchura que da a su vez a un jardín gracias a una columnata. En Acholla, la casa de Neptuno comprende un comedor de más de 100 metros cuadrados cuyos lechos están separados de una galería periférica mediante una columnata.

El lujo de estas salas pone de manifiesto la función clave que cumplen en la casa. El ceremonial de la mesa permite que se luzca la fortuna del anfitrión; permite asimismo afirmar unos principios de vida y registra las alteraciones que experimentan las relaciones sociales y familiares. No se trata de repetir aquí todas las informaciones que nos han transmitido unos textos bien conocidos y que tienen que ver en particular con Italia o con la mitad oriental del Imperio. Si concentramos nuestra atención en fuentes más propiamente africanas, comprobaremos sin dificultad que, en aquellas provincias lo mismo que en Roma, el triclinium es, por excelencia, el ámbito de la vivienda donde el dueño de la casa elabora y pregona la calidad de su imagen.

El tema central de semejante propaganda es ante todo el lujo. La coincidencia del poder y la riqueza se afirma sin rodeos, y los banquetes se ofrecen con este propósito. Sigamos al héroe de las Metamorfosis de Apuleyo: «Me encontré allí con un buen número de comensales, y, como es de suponer tratándose de una tan gran dama, con la flor y nata de la ciudad. Lujosas mesas, donde brillaba la madera de tuya y el marfil, lechos cubiertos de tejido de oro, cálices de grandes dimensiones, diversos en su elegancia, pero todos igualmente preciosos; aquí, cristalerias sabiamente talladas; más allá, vajillas de impecable perfección; en otra parte, plata de claros fulgores y oro deslumbrante; el ámbar ahuecado maravillosamente, así como las piedras preciosas, excavadas en forma de copas —en



21 y 22. Hadrumeto, casa de las máscaras (L. Foucher, La Maison des masques à Sousse, Túnez, 1965, pl. f: t.). Enfrente: sobre el peristilo se abre, al oeste, un vasto triclinium separado de un jardín por una galería. La exedra de recepción, con su ábside, se halla al sur. Abajo: corte del ala sur que pasa por las piezas situadas al este de la exedra (3-5) y por el pórtico meridional (1).

una palabra, aquí hay de todo, hasta lo que parece imposible. Numerosos trinchadores, ataviados con espléndidos mantos, presentaban con destreza platos copiosamente guarnecidos; y jóvenes camareros de cabellos ensortijados, vestidos con hermosas túnicas, ofrecian continuamente vino añejo en copas talladas cada una de ellas en una piedra preciosa» (Met., II, 19). Efectivamente, todo esto se da por supuesto, y, sin volver sobre el lujo de la arquitectura, la decoración y el mobiliario, es preciso insistir sobre la significación social de los manjares servidos. La calidad del vino, cuyos signos exteriores son, lo mismo que en nuestros días, el origen y la vejez, es indispensable en un banquete digno de este nombre, pero los manjares servidos no son menos ricos en significación. Un tipo como Trimalción organiza toda una escenificación alrededor de cada plato, cuya presentación se transforma en un espectáculo. En Africa, es el pescado lo que manifiesta por encima de todo el lujo de la mesa. Se trata en efecto de un manjar muy caro: el edicto de Diocleciano precisa que su valor es, por término medio, tres veces más alto que el de la carne, constatación corroborada, para un período anterior, por la fórmula de Apuleyo a propósito de los «glotones cuyos recursos engullen los pescadores» (Apol., 32). El problema del abastecimiento apenas si se plantea en las ciudades costeras. El consumo de pescado fresco resulta, en cambio, mucho más llamativo en las ciudades del interior. Apuleyo echa mano de su escasez como un argumento en respuesta a una acusación de



(Ver fuera de texto p. 320-321 y fig. 35.)

magia: «(...) me hallaba en el interior, en las montañas de Getulia, donde si se puede encontrar pescado tendrá que ser gracias al diluvio de Deucalión» (nosotros diríamos de Noé; Apol., 41). No es por tanto un puro azar que los temas marinos, o las representaciones de peces y frutos del mar ocupen un puesto importante y adornen con frecuencia los comedores o sus accesos inmediatos. En la casa de Venus, en Mactar, el triclinium se halla asimismo adornado exclusivamente con un catálogo de animales marinos, todos ellos comestibles, que representaban inicialmente, más de doscientos motivos y que constituye de este modo «la obra antigua más vasta dedicada a la fauna marina15». Al margen del valor decorativo de tales motivos, al margen igualmente de su significación profiláctica, de acuerdo con la creencia en que el pez preservaba la vivienda de influencias nefastas, hay que reconocer sin duda en tales pavimentos la función de recuerdo y prolongación del lujo de la mesa. Por lo demás, una «propaganda» como ésta es menos grosera de lo que a primera vista podría parecer. Apuleyo nos hace saber en su Apología que es un estudioso de los peces, actuando en este aspecto en la línea de los nombres mayores de la filosofía griega. Para llevar a cabo esta actividad, diseca, describe, resume y completa a sus predecesores, e inventa palabras latinas para traducir los términos griegos. ¿Acaso esta preocupación científica por la clasificación y el inventario no se halla ilustrada de forma notable por el mosaico de Mactar, en el que se representa a los animales con una exactitud suficiente como para que se haya podido identificarlos a casi todos con seguridad y luego los investigadores se hayan dedicado a disfrazarlos con su nombre científico moderno? Incluso es posible que haya que buscar en las láminas que ilustrarian los pasajes de Plinio dedicados a los peces una de las fuentes del taller de mosaístas en cuestión. ¿Habrá de pensarse sin embargo que la dimensión culinaria atribuida a estas representaciones en las ricas salas de comedor de Africa constituye cuando menos un desvío materialista respecto de unos repertorios científicos alejados de su función primitiva para la mayor gloria del dueño de la casa? Pero se trataría, una vez más, de un desconocimiento de la forma en que estos diferentes puntos de vista coexisten en el seno de la tradición intelectual más noble: de nuevo, es Apuleyo quien nos hace saber que Ennio, poeta helenistico de Italia del Sur, imitador sin duda en esto de fuentes griegas, compuso en verso un poema, una de cuyas partes se hallaba dedicada por entero a celebrar peces y frutos marinos, «donde decia de cada uno de ellos en qué país y de qué manera preparado -frito o en salsa- tenía un gusto más sabroso» (Apol., 39).

Esta observación nos llama la atención sobre los estanques del patio del peristilo. Estos se hallan en efecto adornados frecuentemente con temas marinos, lo que es una forma de introducir artificialmente en la casa los placeres del mar. Hay además ocasiones en que el propietario no se contentó con semejante ilusión. En no pocas viviendas africanas había peces vivos en una piscina. En Cuicul, en la casa de Castorius, se ven unas ánforas reducidas encajadas en la obra del estanque central, dispositivo característico que atestigua la presencia de peces y que se encuentra también, en Cuicul, en la casa de Baco. En Timgad, en la casa de Sertius, la

(Ver fig. 19.)

concepción del vivero es aún más compleja. Al fondo de la mansión, con respecto a la entrada principal, que se extiende a lo largo del cardo maximus, hay una sala que da a un segundo peristilo a través de una antecamara con dos columnas: tal vez se trate de un triclinium. El patio del peristilo está decorado con un estanque que se compone de hecho de dos depósitos superpuestos que se comunican entre sí mediante dos orificios. En las paredes de albañilería de este subsuelo hay unos recipientes fijados horizontalmente. Semejante dispositivo está destinado a ofrecer a los peces un abrigo para permitirles desovar en él. En casos como éste, que distan de ser excepcionales, se trata de auténticos viveros cuya función decorativa se dobla con una función económica: en estas ciudades del interior, permiten asegurar a la mesa del dueño unos productos raros y muy apreciados. Tal vez sólo nos encontramos ante una reproducción muy mediocre de los vastos criaderos que de tal modo acaparaban la atención de los aristócratas romanos, que Cicerón bautizó a éstos con el remoquete de piscinarii (amantes de los viveros) y Tritones de vivero. Pero la idea no tiene menos que ver con una actitud análoga, sólo que adaptada a las posibilidades de las fortunas y las condiciones locales.

La sala de comedor no es sólo el lugar en que el amo de casa afirma su rango mediante una ostentación de lujo. El recinto se presta también a expresiones más sutiles, y hasta más significativas. de la vida de la vivienda. Así por ejemplo, la participación en estos banquetes, en los que los comensales se hallaban acostados, de las mujeres y a veces incluso de los niños (v. gr., en Agustín, Conf., IX, 17, donde estos últimos comen en la mesa de sus padres) era una costumbre aceptada desde hacía mucho tiempo, lo mismo en Africa que en el resto del mundo romano: la evolución de las costumbres familiares se manifiesta en el modo de celebrarse las comidas, y esto aun en relación con la misma muerte, como lo pone de relieve un mosaico funerario en el que una pareja banquetea en el más allá de acuerdo con una etiqueta estrictamente idéntica. La antigua usanza que quería que, durante las comidas, sólo los hombres estuviesen acostados, mientras que las mujeres se hallaban sentadas, ya no es propia más que de conservadores retrasados: la primera vez que Apuleyo pone en escena al usurero Milon, conocido en toda la ciudad por su avaricia y su sórdida bajeza, lo describe cuando se dispone a cenar, instalado sobre un pequeño camastro. con su mujer sentada a sus pies y la mesa vacía. Lo magro de la comida y la pobreza del mobiliario no dejan de prestarse a diversas significaciones, pero la posición respectiva de los dos cónyuges basta para aclarar cualquier incertidumbre (Met., 1, 32).

La comida sirve también para asegurar la cohesión de la familia, en el sentido mucho más amplio de la gente vinculada a ella. Algunos esclavos pueden beneficiarse de las sobras de la mesa (Met., X. 14) y, en ciertos días de fiesta, hasta se les otorga el derecho de acostarse para comer al estilo de sus señores: el arte de los modos de mesa, gracias al juego de las prohibiciones y las autorizaciones excepcionales, señala las distancias sociales pero contribuye también a la cohesión de los grupos heterogéneos. No es por tanto un azar que semejantes banquetes se conviertan igual-

(Ver fig. 24.)

(Ver fig. 36.) (Ver fig. 37.) mente en una forma importante de sociabilidad en el seno de las comunidades cristianas y, en particular, en una ocasión de manifestar la práctica de la caridad. En Africa, estas comidas adquieren tal importancia, esencialmente en el marco de las colaciones funerarias que se celebran sobre las tumbas en honor de los difuntos, que las autoridades eclesiásticas se ven forzadas a adoptar medidas de limitación de semejantes prácticas.

El triclinium constituye por tanto uno de los lugares esenciales de la vivienda. Lugar de recepción por excelencia, pero teatro también de los grandes momentos de la vida de la casa: aquí es donde el señor devoto acoge a los sacerdotes itinerantes de la diosa siria para la celebración de un almuerzo sacrificial (Met., 1X, 1); y aquí es adonde se conduce al asno maravilloso que come los mismos manjares que un hombre a fin de que demuestre sus capacidades. y donde lo primero que le enseña el esclavo encargado de su mantenimiento es a acostarse a la mesa apoyándose sobre el «codo» (Met., X. 16-17). Es el recinto en que se expresan del modo más abierto las relaciones que tejen la esfera de lo privado, a todos sus niveles, lo mismo si se trata de la pareja, de la familia en su sentido estricto, de la parentela o del circulo de los invitados. De hecho, no sólo puede llevarse aquí a cabo una lectura inmediata de tales relaciones al nivel de las prácticas, sino que el dueño de la casa utiliza conscientemente este escenario para poner de manifiesto su concepción de la vida. El triclinium es en efecto un espacio muy codificado: el puesto que uno ocupa da a entender su rango, porque los lechos, la colocación en cada uno de ellos, se clasifican de acuerdo con un orden jerárquico estricto que culmina en el puesto del dueño de la casa, a saber el correspondiente al lado derecho del lecho central: ser el magister convivio, la presidencia de los banquetes, es lo propio del amo (Apuleyo, Apol., 98). Los comensales ocupan su puesto bajo la supervisión de un sirviente especializado, el nomenclator, y todo el festín se desenvuelve gracias a la solicitud de unos esclavos cualificados, los servi triclinarii, cada uno de los cuales se encarga de tareas precisas: los artesanos africanos no dejaron de hacerlos figurar en los mosaicos que representan escenas de banquete.

En tales condiciones, los modos de mesa sirven para afirmar de manera muy llamativa algunos principios. Leemos en el Africano Tertuliano: «Nuestra comida da a entender su razón de ser mediante su propio nombre: se la denomina con la palabra que significa "amor" entre los griegos (agape) (...) Como tiene su origen en un deber religioso, no tolera bajeza ni inmodestia algunas. Nadie se pone a comer (nadie se tiende en el lecho para comer) sino después de haber gustado primero de una plegaria a Dios. Se come de acuerdo con las exigencias del hambre; se bebe en la medida permitida por la sobriedad (...). Se habla como entre personas que saben que el Señor las escucha (...). La comida concluve como empezó, con la plegaría. Luego cada uno se va a sus quehaceres (...) como quienes han tomado en la mesa una lección más que una comida» (Apol., XXXIX, 16-19). Dos siglos más tarde, en Agustín. tropezamos con la misma solicitud propagandistica con respecto a las prescripciones de la mesa: su amigo Possidius refiere que hay



sentencias a la vista de los comensales a fin de preservar la calidad de las conversaciones, mientras que se utilizan cubiertos de plata, pero platos de barro, no por pobreza ciertamente, sino por principio.

De hecho no se había producido ninguna ruptura entre estas actitudes cristianas y el arte de la mesa en los siglos precedentes. También en la ideología pagana se había desarrollado ampliamente, junto a la asociación entre rango social y comidas suntuosas, e incluso excesivas, el tema de la temperancia. Cuando Erasmo preconice «una mesa más abundante en conversaciones elevadas que en los placeres de la boda», no hará otra cosa que repetir por su cuenta una de las fórmulas favoritas de los antiguos romanos, al menos de aquellos que se tenían por competentes en las cosas del espíritu. Plinio el Joven, al encomiar las comidas del emperador Trajano, insiste en el encanto de las conversaciones y subraya que los únicos entretenimientos consisten en audiciones de música o de comedia, lo opuesto a las bailarinas, cortesanas tan apreciadas en los banquetes africanos y que un mosaico de Cartago nos muestra en acción en el espacio delimitado por las mesas de los comensales. Cuando Apuleyo se propone descalificar a uno de sus detractores, lo describe como una «especie de glotón, de tragón sin vergüenza (...), un tipo capaz de revolcarse a plena luz del día en lugares de francachela» (Apol., 57), y el argumento se repite: otro de sus acusadores se ha «devorado» tres millones de sextercios recibidos 23. Thysdrus: casa del pavo real (al norte) y casa llamada Sollertiana domus (L. Foucher, Découvertes archéologiques à Thysdrus en 1961. Tunez, s. a., plano 1). Casa del pavo real (alrededor de 1 700 metros cuadrados, plano en bayoneta). A: peristilo con patio (12,35 × 10,20 m) ajardinado; 4: exedra de recepción (10 × 8 m) con puertas de servicio; 7 y 11: triclinia; 3 y 5: corredores; C: patinillo; D: patinillo con fuente; E: patinillo ajardinado; 9: alcoba (ver fig. 32); 18: ¿capilla? Sollertiana domus. A: peristilo: 1: triclinium; B: patio secundario; 3: exedra de recepción; 4 y 6: alcobas con antecamara 5.

en herencia, sin haberse ocupado de otra cosa que de engullir semejante suma «en su vientre, de dilapidarla en excesos de todo tipo», hasta el extremo de que «ya no le queda de tan enorme fortuna más que un miserable espíritu de intriga y una insaciable voracidad» (Apol., 75). Hemos de confiar en la perspicacia de Apuleyo a fin de creer que este género de argumentos no se hallaba desprovisto de eficacia.

Lo que está claro es que la sala de comedor juega un papel fundamental en el tipo de sociabilidad que es característico de la casa, ya que las prácticas que en ella tienen lugar alcanzan a todos los niveles de la vida privada, desde las relaciones entre los esposos hasta la manera como los ocupantes de la vivienda conciben sus relaciones con las gentes de fuera. El recinto se halla cargado de significaciones porque es algo así como un teatro: tiene sus convenciones propias; más aún, posee una gama de convenciones que les permiten al amo de casa y a sus invitados poner de manifiesto su manera de vivir, situarse con respecto a la sociedad y a sus usos. Señales de identidad como éstas hacen que la menor actitud, o el plato más insignificante, se vuelvan significativos, y de manera consciente. Basta con leer la manera como un Juvenal o un Marcial, intelectuales siempre dispuestos al análisis y a la crítica, anuncian por escrito a sus invitados el menú refinado y falsamente modesto que se les servirá, con la promesa de conversaciones de excelente nivel moral e intelectual, para comprender que no hay una verdadera diferencia entre ellos y Trimalción: en ambos casos, la comida es la ocasión de profesar e imponer una ética cuyo resorte último es la historia del dueño de la casa. Pero el lugar resulta tanto más peligroso cuanto más revelador se vuelve: los placeres del banquete son fuente de temibles audacias, y esto es algo perfectamente reconocido también. El resultado de todo ello es que este recinto en que los comensales se quedan al descubierto es también aquel en donde reinan las prohibiciones. El temor pende sobre las cabezas: Marcial promete a sus invitados que, al día siguiente, no tendrán que lamentar nada de lo que hayan dicho u oído (X, 48); un ciudadano de Pompeya hizo pintar en los muros de su triclinium unas máximas que imponían a sus invitados pudor y corrección de lenguaje so pena de expulsión; Agustín, por su parte, deja sin vino a quien se atreva a lanzar un juramento.

Los placeres de la mesa ocupan así el centro de las relaciones entre las personas de forma tanto más eficaz cuanto que pueden materializar una paleta de actitudes extremadamente rica: desde la orgía mejor organizada hasta la más total ascesis, no media una diferencia fundamental. Estos contrarios no son más que los dos límites opuestos de lo que el arte de la mesa hace posible, y quienes sustentan estas dos actitudes extremas no se privan de explotar el mismo campo de acción con el fin de obtener resultados en apariencia tan divergentes. Las razones objetivas que hacen de la mesa un acto tan preñado de sentido caen fuera de nuestro propósito. Subrayemos simplemente la forma en que Agustín, en sus Confesiones, se ocupa del asunto en el capítulo titulado «El hombre en lucha consigo mismo». En la rúbrica concerniente a los sentidos, el problema que más ampliamente retiene la atención del autor es el

24. Timead, casa de Sertius, Entrada principal (¿primitivamente tripartita?) que da al cardo maximus; vestibulo enlosado con columnata central: termas en el ángulo superior derecho; de derecha a izquierda, primer peristilo al que da una amplia sala (¿triclinium?); segundo peristilo con estanque-vivero y un segundo triclinium (?) precedido de una antecámara. Como la siguiente, esta vivienda, que ocupa más de 2 500 metros cuadrados, se construyó en el emplazamiento de las murallas derruidas cuyo trazado se reproduce en punteado (la parte redondeada situada junto al segundo triclinium corresponde al ángulo suroeste del recinto).

25. Timgad, casa del Hermafrodita. A la izquierda, bajo el pórtico que bordea el cardo maximus que separa esta casa de la de Sertius, una fila de tiendas; luego, de izquierda a derecha, o sea hacia el este, vestibulo de entrada que da a una vasta sala contigua a una amplia habitación (11 × 7,60 m) abierta en sus dos extremos por tres huecos: se trata sin duda del triclinium. El ancho muro que delimita la casa al norte corresponde al trazado del recinto primitivo.



VIA DE LAS TERMAS

26. Volubilis, casa del estanque trebolado (Étienne, Quartier nord-est, extracto de la pl. XV). Plano axial. 7: peristilo con patio enlosado; 9: ¿triclinium? (11 × 7,40 m); 16: peristilo secundario (7,70 × 7 m) al que dan las habitaciones 17 a 20.



(Ver figs. 8 y 38.)

(Ver fig. 23: pieza 4.)

peligro del gusto: «Reparamos en efecto las ruinas cotidianas del cuerpo mediante la bebida y la comida (...). Esta necesidad me resulta muy dulce, y contra semejante dulzura he de batirme para no verme derrotado: cada día, le hago la guerra con el ayuno, y con mucha frecuencia reduzeo mi cuerpo a servidumbre (...). Me has enseñado a esforzarme en tomar los alimentos como si fueran medicinas. Pero mientras paso del malestar de la necesidad al bienestar de la saciedad, en el mismo tránsito se me tiende una trampa mediante las redes del apetito. Porque el tránsito es en sí mismo un placer, y no hay ningún otro procedimiento para llegar a donde la necesidad nos fuerza a ir (...). Así, en medio de estas tentaciones que me rodean, lucho cada dia contra el apetito de beber y de comer. Ya que no se trata de algo que yo pueda zanjar de una vez por todas y luego no volver a tocar, como he podido hacerlo a propósito de la unión carnal. De manera que hay que ponerle freno al gaznate, aflojándolo o tirando de él con mesura. ¿Y quién será. Señor, el que no se deje arrastrar un poco más allá de los límites de la necesidad?» (Conf., X, 43-47). El acto de comer pone a prueba al sabio, pagano o cristiano, de manera tanto más eficaz cuanto que es a la vez necesario y condenable. No olvidemos que el único pecado que el mismo Agustín se sintió con derecho a imputar a su madre fue el de una inclinación, un si es no es, excesiva, y muy pronto reprimida, al vino (Conf., IX, 18). Pero nadie es capaz de sustraerse a una realidad social: hay un arte de comer, o mejor, maneras diferentes de comer, y ninguna es inocente. Más aún, la fuerza de este acto reside en una verdadera inversión con respecto a un planteamiento psicoanalitico: no se adquiere eventualmente conciencia de las razones reales de los propios actos a posteriori; los peligros morales de la mesa se conocen y se temen o se asumen: la toma de conciencia precede a la inconsciencia de unos actos atrevidos o de unas palabras proferidas en el calor de los banquetes. El riesgo es tanto más grande cuanto que se sabe que algunos no serán capaces de controlarse: peor aún, algunos erigirán los «desórdenes» de los banquetes en modo de vida-

Si la sala de comedor juega un papel decisivo en la acogida reservada a las gentes de fuera de la casa, no por ello agota este aspecto de la vida de la vivienda. De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos, hay todavía otro lugar privilegiado en el que el amo de casa preside determinadas reuniones: se trata de las exedras de recepción, o piezas de menor solemnidad, de dimensiones generalmente inferiores a las de las salas de comedor, pero que se distinguen de las habitaciones restantes por su relativa amplitud, por el amplio hueco que las pone en comunicación con el exterior y por el cuidado puesto en su decoración. No resulta dificil identificar tales salones. En Bulla Regia, en la casa de la caza nueva. el salón en cuestión se encuentra situado frente a la sala de comedor e inicialmente daba a uno de los pórticos del peristilo a través de tres huecos; la solución arquitectónica es identica en la casa de la caza, donde la exedra, particularmente amplia, llega a cubrir en este caso una superficie incluso superior a la de los triclinia. En la casa del pavo real, en Thysdrus, se trata asimismo del local más extenso, lo que demuestra la importancia atribuida por el propietario a estos elementos de la casa. En la misma ciudad, la exedra de la casa de las máscaras realza su significación con un ábside. En realidad, no hay prácticamente ninguna casa noble africana que se

halle desprovista de esta sala de recepción.

Como de hecho el triclinium se reserva esencialmente para las grandes cenas, el amo de casa necesita otra sala a fin de poder hacer frente a sus funciones sociales. En una amplia medida, el salón de las mansiones africanas hereda algunas de las funciones del tablinum de la casa itálica tradicional: está ante todo el despacho del dueño, y por ello nos resulta muy comprensible que sea precisamente el mosaico del pavimento de esta pieza el que nos conserve, en la casa de Fonteius, en Banasa, el nombre del propietario, S. FONTE(ius). Es el recinto al que puede retirarse el señor de la casa, a salvo de la agitación cotidiana de la vivienda. Asimismo, es donde trata sus asuntos o recibe a sus amigos, por lo que cabe decir que es una habitación dedicada esencialmente a actividades culturales, lo mismo si se trata de simples discusiones que de lecturas públicas. Por lo que sin duda alguna no es un azar que la decoración de la exedra aluda con frecuencia a actividades intelectuales: mosaico que representa a las Musas en una casa de Althiburos o de Thysdrus, máscaras de teatro y figuración de un poeta trágico y de un actor en la (Ver fig. 21.) exedra de la casa de las máscaras, en Hadrumetum. De hecho, las relaciones culturales juegan un papel fundamental en la vida social de las élites, uno de cuyos modelos es el vir bonus dicendi peritus, el hombre honesto hábil en el uso de la palabra, de acuerdo con la fórmula de Apuleyo (Apol., 94): el encanto de la conversación y el arte epistolar expresan con ventaja sobre cualesquiera otras destrezas las cualidades del autor, incluidas las morales. Los textos nos informan a su vez de otras dependencias de la vivienda, que no seríamos capaces de reconocer sobre el terreno, consagradas a la cultura: por ejemplo. Apuleyo describe una biblioteca, recinto cerrado bajo llave y de cuya vigilancia se halla encargado un liberto (Apol., 53, 55).

Sin embargo, hay otro tipo de relaciones sociales para el que la exedra, situada con frecuencia en el corazón mismo de la casa, y de dimensiones modestas a pesar de todo, puede resultar insuficiente. Nos referimos a las relaciones de clientela que corresponden de hecho a la irrupción más masiva de gente ajena a la casa. La importancia de tales vínculos de clientela, que estructuran la sociedad al hacer depender a cada uno de algún otro más poderoso que él en el marco de un intercambio de servicios, se halla abundantemente atestiguada en Italia. Todo hace pensar que tales vínculos jugaron un papel parejamente importante en Africa. Apuleyo se casa en el campo a fin de soslayar la obligación de distribuir espórtulas, vituallas o gratificaciones en dinero que el patrón está en la obligación de proporcionar a sus dependientes (Apol., 87); según refiere Agustín, uno de sus estudiantes de Cartago, llamado Alypius, tenía la costumbre de acudir con frecuencia a casa de un senador, dentro del marco de las visitas regulares que imponía a los

clientes el auténtico rito de las salutaciones matinales.

Ceremonias como éstas, en las que se expresan las relaciones de dependencia, aparecen igualmente en las representaciones figurati-

(Ver fuera de texto p. 384-385.) (Ver fig. 21.) 27 Volubilis, casa del cortejo de Venus (Étienne, *ibid.*, pl. XVII). Plano axial. V. 1 y V. 2; doble vestibulo de entrada (15 × 3.80 m y 6 × 5.40 m); tanto el primero de estos como el local 19 se ganaron a expensas del pórtico público que bordeaba la fachada; 1; peristilo (14 × 13 m); 9; exedra de recepción; 10; alcoba que comunica con el peristilo mediante un corredor-antecamara; 11; triclinium; 12; potio secundario con estanque; 18-26; termas debidas a una remodelación contemporánea de la anexión del pórtico público.

28. Volubilis, casa de la moneda de oro (Étienne, ibid., pl. X). Esta vivienda, una de las más amplias de Volubilis, ocupa más de 1 700 metros cuadrados. Plan semi-axial. 1, 15, 16 y 36: apartamento independiente: 4: vestíbulo (6 × 5 m); 2, 3 y 5: tiendas que comunican con la casa: 6 a 11: tiendas independientes; 35: peristilo cuadrado (12.50 m); 34: triclinium (?)  $(7.40 \times 6.50 \text{ m})$  con dos pequeñas puertas de servicio; 30: patio secundario con estanque que prestaservicio en particular a la pieza 21 (5.60) × 4.30 m) pavimentada con un enlosado de mármol. Al sur, fuera del plano, se extiende un vasto sector económico que comprende un molino de aceite y una panadería.

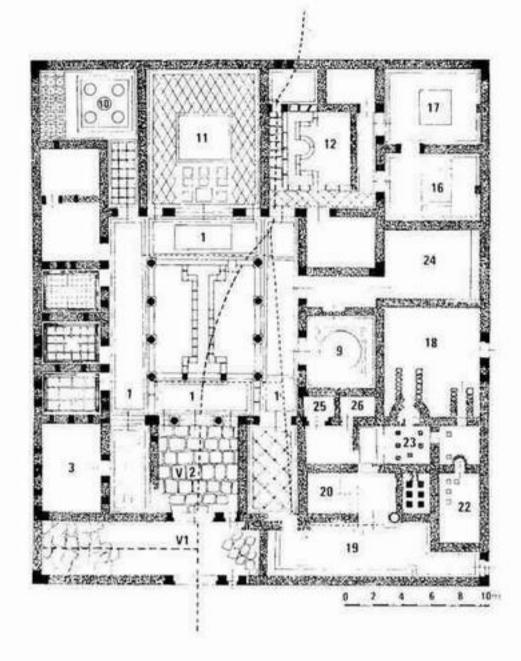

(Ver fig. 39.)

vas. Entre sus expresiones más significativas se cuenta sin duda el mosaico del señor Iulius, procedente de una vivienda de Cartago. Después de la nueva lectura de este documento recientemente propuesta por P. Veyne 16, no nos detendremos aquí más que sobre los puntos que interesan a nuestro propósito. En el centro de la representación aparece la villa, enmarcada por una escena de partida de caza. Los otros dos motivos hacen referencia por el contrario a esferas un tanto diferentes: se trata de hecho de representaciones simbólicas. De acuerdo con la interpretación tradicional, los cuatro ángulos se hallan efectivamente ocupados por escenas que ilustran las cuatro estaciones: el invierno (el vareo de la aceituna y la caza del pato), el verano (la siega), la primavera (las flores) y el otoño (vendimia y pájaros acuáticos). No obstante, como observa P. Veyne, toda la banda superior forma un único conjunto coherente: los

tres personajes que aparecen de pie caminan hacia la dama, que ocupa el centro de la composición, y le presentan ofrendas. ¿Cómo conciliar la unidad espacial con la diferenciación temporal? Del modo más simple, en el marco de una significación simbólica: todas las estaciones ofrecen sus dones, ininterrumpidamente y para siempre. Esta misma dirección simbólica aparece también en la banda inferior, en que la pareja señorial se nos muestra en medio de una vegetación elocuentemente fecunda: él se halla en efecto sentado, con un taburete bajo los pies, mientras que ella se acoda junto a una silla con dosel (cathedra), detalles que nos dan a entender que



se encuentra, de hecho, en el interior de la vivienda. Lo que tenemos ante los ojos es la representación alegórica de las ceremonias
mediante las que la dependencia rinde homenaje a su amo. En este
caso, no se trata únicamente de lazos de clientela sino, más exactamente, de la representación simbólica de una dependencia económica: son los colonos del amo, los campesinos a quienes se ha
adjudicado un lote de tierra arrendado, a los que se representa aquí
cuando acuden, no a pagar el importe de la renta propiamente
dicha, sino, y en esto seguimos también a P. Veyne, a presentar a
sus amos las primicias de sus cosechas o de sus actividades de caza
y pesca. En confirmación de esta dimensión religiosa de la escena,
baste notar en efecto que el mosaísta ha tratado de hacernos comprender que el vareo de la aceituna no ha hecho más que empezar,
que la siega está aún a medio hacer y que las uvas no se han
vendimiado todavía.

Este análisis se confirma con el examen de los xenia, o sea de las representaciones de frutos, legumbres y animales, perfectamente conocidas en la pintura itálica pero que constituyen también uno de los temas de los mosaicos africanos. Según Vitruvio, tales «naturalezas muertas», que pueden por cierto comprender elementos muy vivos, reproducen los obsequios con que el dueño de la casa honra a sus invitados. No tenemos ninguna razón para rechazar semejante interpretación, pero es un hecho que en Africa (y es poco probable que estemos ante un fenómeno puramente local), hay toda una red de significaciones en torno a estos motivos. El vinculo tan frecuentemente establecido, mediante los rodeos de la imaginería, con la figura de Dionisos transforma del modo más lógico estos productos de la naturaleza en símbolos de una fecundidad colocada bajo los auspicios de la divinidad. Más aún, semejante ideología religiosa se halla enraizada en un contexto social muy preciso: estos xenia son también, y tal vez en primer lugar, la figuración de las primicias de las cosechas ofrecidas a los propietarios por los colonos. Este último rasgo, puesto de relieve por P. Veyne, parece corroborado por el pavimento de una de las camaras de la casa del pavo real, en Thysdrus. Los cuatro cuadrados centrales del tapiz anterior muestran en efecto cestas repletas de productos agrícolas totalmente comparables a los tradicionales xenia, sólo que, en este caso, tales naturalezas muertas simbolizan a su vez las estaciones, ya que cada panel rebosa de productos característicos de los cuatro períodos del año. Volvemos a encontrarnos aquí por tanto con el mensaje de mosaicos del señor Iulius: una fórmula según la cual se ha preferido la abstracción a una forma de realismo social que implicase, aunque de manera muy alegórica, la representación del acto mismo de la

Este tipo de ceremonias, que jalonan el año, sirve asimismo para exaltar el poder del propietario, habilitado para ofrecer a los dioses los primeros productos del trabajo de toda una comunidad. Recuerda también oportunamente los derechos del señor: el sistema del colonato deja con frecuencia una amplia autonomía a los campesinos, y la religión, en estos casos, sirve también para mantener derechos que la organización del trabajo corre el riesgo de oscurecer o de hacer que pueda replantearse su validez. Al confiar al dominus

(Ver fig. 32.)

un papel central, la religión coloca su autoridad por encima de los debates humanos. Hemos de subrayar por fin un último punto que concierne directamente a nuestro propósito: en el mosaico del señor Iulius, este último aparece representado dos veces, en una audiencia y preparándose para una partida de caza; su esposa aparece también dos veces, y en un papel absolutamente central, porque es ella la que recibe las ofrendas. Si es cierto por tanto que a quien el campesino tiende un rollo que hay que interpretar o como una súplica o como las cuentas de la explotación, es al dueño, no es menos evidente que la dama no queda relegada en absoluto a un segundo plano. ¿Es su presencia primordialmente simbólica, al dar a entender que ella es también propietaria? ¿O por el contrario hay que ver en ello una ilustración más realista de sus funciones, lo que lleva consigo su participación efectiva en las ceremonias que exaltan el poder señorial? La respuesta a semejante pregunta, que sería preciosa para nuestro conocimiento de la vida de una pareja aristocrática durante el Bajo Imperio, sigue siendo por desgracia muy insegura. Al margen de las modalidades concretas, este mosaico pone de manifiesto a pesar de todo el lugar ocupado por la mujer en la gestión de las propiedades. Por el momento, hemos de contentarnos con relacionar este dato con una frase de Apuleyo que describe a su futura esposa en trance de verificar «como una mujer entendida las cuentas de los granjeros, de los vaqueros y de los mozos de cuadras» (Apol., 87).

18

e

>

a

Lo mismo si se trata de la visita matinal de sus clientes que de otras ceremonias menos cotidianas, los grandes propietarios es indudable que precisan, en sus diferentes lugares de residencia, de locales adaptados para tales manifestaciones. Ya hemos subrayado el papel que podían jugar, en este contexto, las exedras de recepción y, sobre todo, ciertos vestíbulos de acceso. R. Rebuffat ha advertido también la frecuencia, en Tingitania, de una vasta pieza con una puerta reducida y que da al peristilo muy cerca del vestíbulo de entrada (por ejemplo la sala 3 de la casa del cortejo de Venus). Su propuesta de que se trata de un almacén de mercancias relacionado con la costumbre de las espórtulas, es una hipótesis que confirmaría el papel jugado por los vestíbulos de entrada en semejantes manifestaciones.

Sabemos igualmente por los textos que ciertas casas poseen una estancia específicamente destinada a las prácticas ceremoniales ligadas a estas relaciones de dependencia y a la que Vitruvio da el nombre de basílica privada. Nos habíamos visto ya conducidos a analizar uno de los ejemplos más significativos de este tipo de construcción: la basílica privada de la casa de la caza, en Bulla Regia, que, con su ábside y su transepto, ofrece una disposición particularmente adecuada para las apariciones en público del dominus. En este caso, creemos que la interpretación del local no ofrece duda alguna. En efecto, al margen del plano adoptado, cabe advertir que la basílica, provista lógicamente de una entrada autónoma, ocupa lo esencial de la parcela adquirida: no hay ningún otro tipo de distribución que pueda corresponder a semejante destino. Si la identificación de una basílica privada no resulta siempre tan fácil, parece sin embargo que una hipótesis como ésta está justificada en

(Ver fig. 27.)

(Ver figs. 7 y 8.)

(Ver fig. 40: sala B.)

(Ver fig. 25.)

muchas ocasiones. No hay por qué vacilar en sostenerla a propósito de una larga sala próxima a una entrada secundaria de la casa n.º 3. en Bulla Regia también. En este caso, la presencia de un ábside, cuyo valor arquitectónico sacralizante conviene perfectamente a las funciones de representación del dueño de la mansión, viene a reforzar esta identificación. Resulta tentador explicar del mismo modo la inmensa sala rectangular de la casa del Hermafrodita, en Timgad: situada en la inmediata proximidad de la entrada, comunica indirectamente con el peristilo por medio del vasto triclinium que se abre a estos dos elementos a través de unos huecos tripartitos. En este caso, nos hallaríamos ante una expresión arquitectónica, no desprovista de grandeza, que articularía de manera sutil el peristilo y un par de recintos destinados a dos niveles diferentes de recepción, a dos niveles de intimidad con la vivienda: la masa de la dependencia no tendría acceso al corazón de la casa más que a través de los juegos de huecos y columnatas que dejaban verlo al tiempo que lo hacían inaccesible. Mejor que multiplicar los ejemplos de este género, en los que el grado de certeza de la interpretación puede variar enormemente, bastará con llamar la atención sobre un mosaico de Cartago que atestigua claramente la presencia de basílicas privadas en las mansiones espaciosas. Este mosaico representa en efecto una villa marítima cuyas diferentes zonas se explicitan mediante leyendas entre las que puede leerse el término de bassilica.

Otras partes de la vivienda

Entre las restantes piezas de la casa son pocas las que podemos identificar con facilidad, con la excepción de las alcobas. Se trata ciertamente de uno de los ámbitos más cerrados de la vivienda, y se podría aplicar a la casa noble africana la frase de A. Corbin a propósito de la casa burguesa del siglo XIX, en la que la alcoba es un «templo de la vida privada, espacio intimo construido en profundidad en el corazón de la esfera doméstica17». La connotación sexual del recinto es tan evidente como en cualquier otra época. Se trata ante todo del ámbito más íntimo de la pareja y, por consiguiente, del lugar en que se transgrede de la forma más violenta la moral dominante: lugar de adulterio, de incesto, de unión fuera de lo comúnmente admitido (Apuleyo, Met., IX, 20-X, 3 y 20-22), cuya apertura a los extraños simboliza por excelencia el libertinaje (Apuleyo, Apol., 75). Hay una fórmula de Agustín que pone de relieve más que cualquier otra la profunda intimidad del cubiculum. En efecto, a fin de describir sus emociones más intensas echa mano en numerosas ocasiones de comparaciones procedentes de la arquitectura doméstica, comparaciones en las que la alcoba simboliza el ámbito más secreto de su persona: «Entonces, en medio del gran combate que se libraba en mi morada interior y que yo había entablado violentamente en mi alma, en nuestra cámara intima, en mi corazón... cum anima mea in cubiculo nostro, corde meo...» (Conf., VIII, 19); como también en esta oración a Dios: «Tú, háblame en mi corazón con toda verdad (...) Quiero dejarlos fuera soplando sobre el polvo y echándoles tierra a los ojos, quiero entrar en mi alcoba, y cantarte cantos de amor, gimiendo con gemidos indecibles en mi peregrinación (...)» (Conf., XII, 23).



29. Volubilis, casa al oeste del palacio del gobernador (Etienne. *ibid.*, pl. VIII). Plano semi-axial. 1, 2, 4 y 5: tiendas (1 y 4 comunicaban primitivamente con la vivienda); 3: vestíbulo (7,35 × 6 m) con hucco tripartito hacia la calle y el peristilo (la escalera conducia probablemente a locales de alquiler); 11: exedra de recepción; 13: muy probablemente el tricliniam, particularmente espacioso (11,60 × 8 m) con puerta de servicio al fondo; 22: patio de carruajes; 23: peristilo secundario que daba servicio en particular a la sala de solemnidades 27, cuya entrada se subraya mediante dos columnas adosadas; 24: ¿letrinas?; 26 y 27: ¿termas?

La riqueza y la complejidad de la arquitectura doméstica se expresan a su vez también a este nivel: entre las personas ajenas a la casa, sólo el galán «se desliza» indebidamente hasta la alcoba de la vivienda, «rebosante de una ávida esperanza» (Apuleyo, Met., VIII, 11). La costumbre de acoger a los viajeros de paso, conocidos



 Volubilis, casa de los trabajos de Hércules (Étienne, ibid., pl. IV). 1: vestibulo (8 × 6 m) con hueco bipartito a la calle (ver fig. 16) y tripartito al peristilo (¿puesto del portero al norte?); 2: vasta sala de recepción (10,45 × 8,40 m), triclinium o exedra, con cuatro puertas pequeñas de servicio: 5: triclinium (7,20 × 5 m) decorado con el mosaico de los trabajos de Hércules; 6 y 8 a 11: apartamento con corredor-antecámara (estanque circular en el local 10); 12 y 14: entradas secundarias; 17 a 24: tiendas independientes; 26 a 33: termas debidas a una remodelación.

o provistos de recomendación, se halla sólidamente implantada y una mansión noble tiene que tener habitaciones para huéspedes. Evidentemente resulta dificil identificarlas sobre el terreno, pero los textos acreditan su existencia (por ejemplo Apuleyo, Met., 1, 23).

Es preciso para acabar abordar aqui un último problema, el de las termas privadas. Todas las ciudades de Africa se hallan equipadas con baños públicos que ocupan un lugar muy importante en la vida cotidiana de sus habitantes. No sólo ofrecen en efecto un complejo programa balneario, sino que son también el escenario de determinadas actividades físicas e intelectuales. En términos generales, constituyen uno de los lugares de la ciudad en que pueden ejercerse de modo eminente diversas formas de sociabilidad, aunque no sea más que en razón de su amplitud, que les permite ofrecer espacios aptos para acoger un gran número de usuarios en ámbitos muy variados. Aunque no deja de apreciarse en ellos una evolución. Junto a los enormes monumentos tienden a multiplicarse pequeñas termas de barrio, tal vez más accesibles y que sin duda van muy bien con un tipo de baño más rápido. Su origen podría muy bien estar asimismo en una evolución de las costumbres, al menos si hemos de creer el autor galo tardio Sidonio Apolinar, cuyas advertencias parece que pueden trasponerse a Africa. Es él en efecto quien nos hace saber que después de las reuniones entre amigos en casa de unos y de otros, se dirigian todos ellos a los baños, y no precisamente a las grandes termas públicas, sino a ciertos establecimientos concebidos de forma que quedaba a salvo el pudor de cada uno (Carmen, XXIII, versos 495-499). Da la impresión por tanto de que semejante actitud asocia la necesidad aristocrática de

mantenerse al margen de la multitud y una nueva manera de habérselas con su propio cuerpo caracterizada por la afirmación del

pudor

Sin duda es en el marco de una evolución como ésta donde hay que situar la multiplicación de las termas privadas en las casas africanas nobles. La de su multiplicación se justifica en la medida en que tales termas privadas, por cierto conocidas desde hace mucho tiempo, parecen no obstante haberse vuelto más frecuentes durante el Bajo Imperio; el estudio de la casa pone de manifiesto que se trata en muchos casos de añadiduras al plano primitivo, o bien mediante obras nuevas, o bien mediante la ampliación de instalaciones más modestas. Cuando esta evolución alcanza su término, el baño privado parece haberse convertido en usual. Tomemos el ejemplo de la ciudad de Bulla Regia: de ocho casas con peristilo entera o casi enteramente excavadas, cuatro tienen sus correspondientes baños, y sabemos, en lo referente a la casa de la caza, que éstos se construyeron durante el siglo IV, al mismo tiempo que la basílica privada.

Este fenómeno de la privatización del baño señala por tanto una evolución importante: la vivienda rica tiende a aumentar su autarquía con respecto a una noción más colectiva del confort. Conviene advertir que semejante mutación se inscribe en el marco de una jerarquización social cada vez más codificada: ¿resultaría tolerable, para quien por la mañana se ha dado aires de grandeza sentado en un ábside en la recepción de su dependencia, codearse por la tarde con la misma gente en la misma piscina colectiva, mostrando una desnudez poco favorable a la expresión de su dignidad? El aumento del confort privado permite preservar las necesarias distancias.

En esta misma evolución se inscribe a su vez la aparición de letrinas domésticas con las que se hallan equipadas algunas viviendas africanas. En la casa de la caza, en Bulla Regia, son posteriores a las termas en el estado primitivo de éstas: su instalación obligó a sacrificar el frigidarium inicial, trasladado con ese motivo más al sur. En este caso, se trata de letrinas de dos plazas, y esta posibilidad de utilización plural se advierte también en las otras casas que cuentan con análogo servicio. Nos hallamos por tanto, en la casa, con la misma ambigüedad de las letrinas públicas, lugares a los que la gente se retira pero donde sigue manteniéndose una forma de sociabilidad del acto en cuestión: no obstante, el círculo de las personas admitidas a él se irá restringiendo drásticamente en adelante. Evolución por tanto en relación con prácticas que conciernen al conjunto de los habitantes de la ciudad; evolución asimismo sin ningún género de duda en el seno mismo de la casa. La aparición de recintos específicos, mientras que con anterioridad había que contentarse con el uso de ciertos recipientes cuando no resultaba cómodo salir al exterior, marca sin duda la afirmación de un nuevo pudor, de una nueva percepción de los ruidos y los olores corporales. Las letrinas de la casa de la caza están dotadas de canalizaciones que desempeñan la función de captación del agua y que vierten directamente en la alcantarilla de la calle vecina. A través de tales remodelaciones arquitectónicas sólo muy parcialmente podemos advertir una mutación en las prácticas de las clases dirigentes que

(Ver fig. 8.)

(Ver figs. 8 y 41.)

parecen evocar lo que A. Corbin ha podido calificar, para el siglo XIX, como «la desodorización burguesa», o «la ardua batalla de los excrementos». Sólo un estudio más ceñido de estas instalaciones permitirá discernir mejor, y en particular fechar mejor, lo que parece ser una evolución de las élites, más atentas de ahora en adelante a los olores y a la suciedad. Entre los textos que insisten en la falta de higiene de las termas públicas o que hablan de pudor y la difusión, en las viviendas, de instalaciones hasta entonces esencialmente colectivas, hay un lazo que tiene que ver con una nueva manera de relación con el cuerpo. Toda esta serie de actitudes parece remitirnos directamente a la forma con que las élites van a afirmar en lo sucesivo su poder, y van a ejercerlo, forma que se caracteriza por un aumento de la distancia, por una creciente jerarquización de las relaciones sociales. La estricta codificación de las ceremonias, que se desenvuelven en el marco sacralizante de las basílicas privadas, y la difusión de baños y letrinas tienen la misma causa. El resultado de todo ello es la privatización de un cierto número de actos, una intensificación del papel de nuevo otorgado al espacio doméstico, y, en el interior de éste, una creciente especificación de los distintos recintos.

Nos quedan aún las partes desconocidas de la vivienda. En una casa africana, seguimos ignorando el destino o los destinos de no pocas de las habitaciones excavadas. Resulta incluso dificil identificar con alguna precisión los servicios, en particular las cocinas, lo que demuestra que se trataba de instalaciones relativamente simples, y cuya eficacia se basaba esencialmente en la importancia numérica de la mano de obra. Los textos son en efecto bastante elocuentes a este respecto. Por ejemplo, Apuleyo: una de las tareas esenciales del amo de casa es mandar en la familia (Apol., 98); en cuanto al ama, no sale a la calle sino rodeada de numerosos domésticos (Met., 11, 2); para el buen nombre de la casa es indispensable un abundante servicio doméstico: «Una vivienda espaciosa abriga, ciertamente, un personal numeroso» (Met., IV, 9 y IV, 29: numerosa familia; IV, 24: tanta familia); este personal se dedica a tareas precisas: nos hemos referido ya a los que aseguran el servicio del comedor, pero Apuleyo nos da a conocer a otros, tales como un arriero, un cocinero, un médico y un ayuda de cámara (cubicularius), mordidos todos ellos por un perro furioso después de que hubieran forzado las puertas de la vivienda (Met., IX, 2); al servicio de una dama de la buena sociedad hay siempre varios cubicularii (X, 28); y no menos cocineros al de su amo (X, 13); añadamos por fin un pedagogo (X, 5) y nos habremos hecho una idea, aunque sólo relativa, de la importancia de este tipo de servicio doméstico. En cambio, lo ignoramos prácticamente todo sobre la manera como estas gentes encontraban acomodo en la casa. Los más privilegiados de entre ellos se alojan muy probablemente en las partes altas, en la actualidad destruidas. Dos hermanos, esclavos de un amo para el que cocinan, viven en un cuarto (cellula) lo bastante espacioso para acoger un asno además de sus dos personas (Apuleyo, Met., 13-16). Las más de las veces, estos sirvientes han de contentarse con tener sus cosas metidas en un atadijo, y con poder dormir en un camastro que se desplaza de un rincón para otro según circunstancias y necesidades: cuando Lucius, el héroe de las *Metamorfosis*, acogido por un hospedero, necesita de una cierta intimidad en su alcoba, el jergón del esclavo que le acompaña en su viaje va a parar al pasillo y se lo instalan en el mismo suelo, en un rincón de la casa (*Met.*, 1I, 15).

Desde un punto de vista arquitectónico, el espacio de la vivienda, centrado sobre el o los peristilos, aparece por tanto como muy coherente, como muy unitario. De hecho, sirve para abrigar actividades complejas, diversificadas, que tienen que ver con formas y níveles diferentes en el seno de la vida privada. Los dos polos extremos de semejante diversidad pueden quedar ilustrados mediante los ámbitos de retiro individual y los locales en que el amo de casa recibe a la muchedumbre de gente dependiente de él. De manera que hemos de preguntarnos sobre el modo como pueden coexistir, dentro de la vivienda, actividades tan inconfundibles, es decir que hemos de dejar de contentarnos con el inventario de los principales componentes de la casa, y tratar de averiguar cómo se articulan entre sí.

## Funcionamiento de la domus

Para la comprensión del funcionamiento de la vivienda es evidentemente decisiva la forma en que se encuentran distribuidos sus diferentes elementos constitutivos. Desde hace ya mucho tiempo se ha venido distinguiendo un cierto número de planos característicos basados en la posición respectiva del vestíbulo de entrada y de las otras partes esenciales de la casa, a saber el peristilo y el triclinium. Ha llegado de este modo a ser usual subrayar la existencia de una solución axial, siempre que estos tres elementos se alínean a lo largo de un mismo eje, la de una transición en bayoneta, cuando los ejes de estos elementos, si bien paralelos, no son idénticos, y finalmente la de un plano ortogonal, cuando el vestíbulo se halla dispuesto en ángulo recto con respecto a la orientación principal de la edificación.

Sin carecer de interés, una tipología como ésta parece sin embargo poco explícita en lo que concierne al funcionamiento de la casa. No es en efecto de una utilización tan cómoda como puede parecer a primera vista. La distinción entre plano axial o plano en bayoneta se basa a veces en muy poca cosa: así por ejemplo. la casa al oeste del palacio del gobernador ha podido, según los distintos autores, clasificarse bajo una u otra rúbrica. El problema resulta aún más complejo en ciertos casos, como en el de la casa de la caza, en Bulla Regia: ¿se habrá de dar preferencia al plano axial (¿o en bayoneta?) si se unen el vestíbulo de entrada, el peristilo secundario y el triclinium, o al esquema ortogonal si se relacionan entre sí el vestíbulo, el peristilo principal y la exedra de recepción? Es que, y ello es primordial, esta tipología no tiene en cuenta la articulación de los elementos que componen la vivienda. Lo único que permite poner de relieve es que el plan axial, adoptado en conjunto con mucha frecuencia en la arquitectura doméstica de toda Africa, si es que se quiere tomar el término «axial» en su sentido más amplio, parece que favorece las relaciones entre el exterior y los espacios interiores de la vivienda al permitir la ordenación de una serie de piezas particularmente adaptada a la celebración de re-

Sea lo que sea de estas reservas, la tipología en cuestión llama la atención sobre un punto, a saber, la importancia de los espacios de Planos de conjunto

(Ver fig. 29.)

(Ver fig. x.)

31. Thugga, casa del trifolium: el peristilo.

recepción en la organización de la casa. Su implantación es precisamente lo que impone a la casa las grandes líneas de su organización, lo que determina unos espacios residuales en los que se confinan las estancias más íntimas. Las necesidades sociales del dueño son las que modelan la organización de conjunto. La arquitectura y la decoración subrayan sus preferencias fundamentales. Los constructores disponen en efecto de un repertorio que les permite construir secuencias que culminan en torno de los puntos cruciales de la edificación: columnas o pilares (pórticos o huecos tripartitos). estanques, disposición de los pavimentos de mosaico, subrayan y refuerzan la existencia de los ejes esenciales (es de notar a este propósito que las escaleras sólo juegan un papel muy secundario en la arquitectura doméstica africana). Una secuencia sí se encuentra claramente afirmada en la casa de Neptuno, en Acholla: la relación entre los huecos del oecus y la columnata del peristilo ha quedado subrayada mediante los ábsides que traza el murete del patio; el eje principal, que es el del comedor, se destaca gracias a la interrupción del motivo del mosaico del pórtico, que deja lugar para un tapiz original, y a la primacía atribuida al estanque central, más amplio, más profundo, y ornamentado con más riqueza. Se podrían multiplicar los ejemplos de este tipo: las composiciones alineadas a lo largo del eje de una de las principales salas de la casa y que explotan la amplia columnata del peristilo constituyen lo esencial de los efectos buscados por los constructores. Se trata de un gênero de secuencia que puede alcanzar con toda evidencia una amplitud particularmente grande en las edificaciones concebidas de acuerdo con un plano axial, hasta el extremo de constituir su verdadera columna vertebral. Un caso claro es el de la casa del cortejo de Venus, en Volubilis, donde se franquea sucesivamente las dos entradas bipartitas antes de pasar a ciertas composiciones triples: dos columnas instaladas sobre dados dibujan tres huecos abiertos al peristilo cuya columnata, alineada sobre los largos muros del vasto triclinium, se subdivide en tres intercolumnios sobre sus lados menores, de tal forma que anuncia los tres accesos de la sala de comedor. La composición se subraya y enriquece además por el largo estanque en posición axial así como por el paramento de triclinium que precede al hueco central de este último y que ostenta una representación de animales enganchados. La decoración, con su riqueza creciente (la sala de comedor se organiza en torno a un panel que representa la Navegación de Venus) refuerza a su vez el esquema ascendente inscrito en la arquitectura: paso de un ritmo binario a un ritmo ternario, pórtico que precede al triclinium, más ancho que los otros tres, y presencia de la sala más amplia de la casa en el extremo de la composición. En este caso, toda la casa se encuentra construida en torno de este eje, que es el que determina aquellos espacios residuales en que habrán de situarse las otras

El dato esencial en función del cual se organiza la casa no se deriva sin embargo únicamente de estos planos de conjunto sino también y sobre todo de la manera cómo se organiza la circulación de unos espacios a otros. Esta se halla asumida esencialmente por el peristilo en torno al cual se distribuyen los diversos ámbitos.

(Ver fig. 15.)

(Ver fig. 27.)

estancias.



Dicho con mayor precisión, el peristilo principal se completa en la mayoría de los casos con espacios que juegan, si bien en menor escala, el mismo papel: verdaderos peristilos secundarios o simples patios sin columnatas, pero animados frecuentemente por una fuente o un jardín. Las piezas de la casa aparecen por tanto dispuestas en torno a varios centros jerarquizados. Esta solución policéntrica se completa finalmente mediante el frecuente recurso a corredores que permiten dar servicio a una o más piezas situadas al margen de dichos patios.

El resultado de todo ello es una organización del espacio en la que las piezas sólo muy excepcionalmente se disponen en fila, de forma que una prime sobre otra, sino que por el contrario son autónomas, es decir accesibles desde un cierto número de espacios comunes que hacen posible la circulación.

Unos cuantos ejemplos permitirán con facilidad la ilustración de estos principios generales. En Althiburos, todos los locales de la casa de los Asclepcia, en su estado primitivo, tienen servicio a través del sector de entrada o por el peristilo. En Thysdrus, en la casa del pavo real, hay dos galerías que costean una vasta sala de recepción y prestan servicio a los apartamentos dispuestos en torno de los patios. La solución adoptada es comparable a la de la Sollertiana domus que se halla junto a la precedente. En ella puede comprobarse a su vez otro tipo de solución utilizado sistemáticamente a fin

32. Thysdrus, casa del pavo real: mosaico de la alcoba 9 (ver fig. 23. ibid., pl. X). El emplazamiento del lecho está indicado por un motivo geométricamente más sencillo que el de la parte anterior, el único aqui reproducido.

(Ver fig. 17.)

(Ver fig. 23. Corredores 3 y 5; patio D probable. Acondicionada como jardin: corredor 2 en L. completado por el patio secundário B.)

(Ver fig. 30: piezas 6, 10 y 11.)

(Ver fig. 29: espacio 23.)

(Ver fig. 26.)

(Ver fig. 27: espacio 12, piezas 16 y 17.)

(Ver fig. 28: espacio 30.)

(Ver fig. 8.)

de preservar la intimidad de un local situado en la proximidad inmediata de un lugar de circulación como es el peristilo, a saber el uso de una antecámara (local 5 que presta servicio a la pieza 4 y a la alcoba 6). La misma disposición aparece en la casa de los trabajos de Hércules, en Volubilis, donde nos encontramos con tres piezas aisladas del peristilo por una antecámara en forma de corredor. En esta amplia mansión, la circulación se ha organizado igualmente mediante dos corredores (12 y 14) que ponen en comunicación el peristilo con la calle prestando de paso servicio a dos pequeños apartamentos, así como por dos largas galerías (15 y 16) que flanquean el gran triclinium, la primera de las cuales conduce a algunas alcobas, mientras la segunda lo hace a unas termas privadas. Las casas de Volubilis sobre todo ofrecen numerosos ejemplos de peristilos secundarios que constituyen el corazón de una parte retirada de la vivienda a la que se accede a veces por un corredor: casa al oeste del palacio del gobernador en que el patio, rodeado de columnas, se halla decorado con un estanque y presta servicio a ocho estancias; casa del estanque trebolado donde la unión arquitectónica entre los dos perístilos queda asegurada por el hecho de que el pórtico sur de uno de ellos se prolonga hasta formar el pórtico norte del otro, de acuerdo con un plano en damero que le asegura a todo el ángulo sureste de la casa una autonomía real; casa del cortejo de Venus en la que un patio secundario, decorado con un estanque de complejo diseño, da acceso a cinco estancias, dos de las cuales, decoradas con bellos pavimentos de mosaico, ostentaban, situados sobre columnillas de ladrillo, los bustos en bronce de Catón y de un príncipe con diadema; casa de la moneda de oro, una de las más amplias de Volubilis con sus 1 700 metros cuadrados, cuya organización se facilitó gracias a los corredores que circundan el triclinium y a un pequeño patio, con estanque y surtidor, alrededor del cual se hallan dispuestas numerosas

Ejemplos como éstos, entre otros, muestran que el recurso sistemático a los peristilos, patios y corredores, permite asegurar la independencia de todas las piezas. ¿Ha de concluirse de ello, como se ha escrito algunas veces, que estas grandes mansiones comprendan una parte pública (las salas de recepción agrupadas en torno al peristilo principal) y una parte privada (el apartamento retirado dispuesto en torno al centro secundario de la casa)? Semejante concepción habrá de matizarse con toda seriedad. Hemos subrayado ya la heterogeneidad de los locales que rodean el peristilo principal: lo mismo ha de decirse sin apenas diferencias con respecto a las piezas que dan a los peristilos o patios secundarios. Desde este punto de vista es muy significativo el ejemplo de la casa de la caza, en Bulla Regia: una única sala de recepción da a un gran peristilo, mientras que hay dos amplias salas de comedor que se abren a los dos niveles del peristilo menor. En un caso como éste, el rasgo llamativo es la imbricación, en torno a dos centros distintos de la casa, de estancias íntimas y de espacios de recepción. Del mismo modo, en las casas de Volubilis que acaban de examinarse, las dimensiones y la decoración de algunas de las piezas dispuestas en torno de los centros secundarios dejan adivinar que no se hallaban

(Ver fig. 23: salas 7 y 3.)

destinadas únicamente a los miembros de la familia. La casa del pavo real y la Sollertiana domus, en Thysdrus, resultan igualmente muy representativas de esta realidad: en ellas, un triclinium y una exedra de recepción dan ambos a patios anejos.

Se comprende así que no es cierto que corredores y peristilos sirvan para separar las partes «públicas» y las «privadas» de la casa. sino que por el contrario lo que hacen es permitir la yuxtaposición de piezas de naturaleza muy diferente al hacerlas independientes unas de otras. El funcionamiento de la domus no se basa en la articulación de sectores diferentes, sino en otras formas de separación a las que les otorga su significación la autonomía de que las distintas estancias se hallan dotadas.

> Compartimentación de los espacios de la domus

Cabe llevar a cabo una primera compartimentación de los espacios de la vivienda en función de las horas del día. La visita de los clientes tiene lugar por la mañana, mientras que el amo de casa recibe al caer la tarde a sus invitados para la cena. Mientras tanto, un espacio tan central como el peristilo puede reservarse esencialmente para las actividades domésticas y los ocios de los habitantes de la vivienda. Semejante corte no deja evidentemente trazas visibles. Pero, en cambio, si hay otros usos que pueden advertirse sobre el terreno.

Un atento examen de los vestigios demuestra en efecto que el espacio interior de la casa se halla dividido por una considerable

33. Utica, casa de la cascada: peristilo con estanque-fuente y jardin.



cantidad de puertas, de un modo que puede compararse perfectamente con las realizaciones de la arquitectura moderna donde apenas hay piezas que no se encuentren separadas de sus vecinas mediante algún sistema de cierre. En los casos en que el estado de conservación de los restos es suficiente, el resultado de una adecuada investigación es de los más sorprendentes: permite en efecto constatar el uso sistemático de batientes, fijados directamente en la obra de albañilería y en los bloques de los umbrales o afirmados sobre elementos de carpintería de los que sólo subsisten las marcas aisladas de su encajamiento. Hay pocas piezas cuyo acceso carezca de los mismos. Hasta los amplios huecos de las grandes salas de recepción pueden cerrarse: el triclinium se abre para los festines vespertinos, pero, durante el resto de la jornada, esta vasta sala está las más de las veces condenada, aislada del resto de la casa. Más aún, las escaleras que comunican entre si los diferentes niveles de la vivienda se separan mediante puertas que condicionan su acceso y que aíslan incluso los sucesivos tramos. En algunos casos subsisten igualmente las trazas de batientes que ordenan la circulación entre los pórticos y el patio del peristilo, en el lugar en que el tabique que aísla estos dos elementos se interrumpe para dejar un paso. Este sistema de cerramiento aumenta considerablemente la eficacia de la disposición general de la vivienda, concebida a su vez con el propósito de asegurar la independencia de las diferentes

piezas.

Hay otro procedimiento, que si sólo deja huellas mucho más difíciles de reconocer, juega un papel decisivo en la compartimentación de los espacios: se trata de tapicerías que pueden utilizarse no sólo en vez de puertas, sino sobre todo para separar los grandes volúmenes arquitectónicos. Semejante solución modifica profundamente el funcionamiento de un espacio como el peristilo: si se colocan unas cortinas que puedan cerrar los intercolumnios e interceptar los pórticos a fin de ordenar la circulación, se comprueba que estas instalaciones permiten controlar con eficacia la penetración de la luz y del calor, pero que también y sobre todo hacen posible la utilización simultánea y diversa de este amplio patio, sin romper el efecto arquitectónico de conjunto que se basa esencialmente en la columnata. En tales condiciones, cabe en efecto imaginarse con toda facilidad el desenvolvimiento de una recepción en el triclinium desde donde, a través de las amplias puertas abiertas, los invitados pueden disfrutar de la vista sobre el peristilo, al tiempo que un juego de colgaduras preserva la intimidad de un ala del patio y asegura así un cierto aislamiento a las personas a las que no conciernen las festividades que se celebran. Con lo dicho resulta mucho más comprensible la imbricación de espacios de tan diversa naturaleza que caracteriza a las viviendas.

La difusión de las tapicerías se halla igualmente ligada a la evolución social: forman parte en efecto de una escenificación vinculada a la creciente jerarquización de las relaciones. Agustín subraya el hecho de que cuanto más se eleva el rango de un personaje, más abundantes son los cortinajes que cuelgan en su casa (Sermón LI, 5). Y es él mismo quien evoca el ábside peraltado y el trono guarnecido de ricos tejidos sobre el que se sienta el obispo, de

(Ver fig. 43.)

acuerdo con un aparato totalmente análogo al del patrón que recibe a sus clientes. Apuleyo describe una ceremonia del culto de Isis durante la cual se abren las cortinas blancas y se pliegan a un lado y a otro de la estatua (Met., XI, 20). Está claro que las ceremonias religiosas, paganas y cristianas, o que las representaciones de los aristócratas rodeados de sus fieles para recibir el homenaje de su dependencia son el resultado de una misma matriz cuyo más acabado producto no hay que buscar en otra parte que no sea el complejo ceremonial que se fue elaborando progresivamente en torno al soberano, punto clave de la nueva sociedad del Bajo Imperio situado en la intersección ideal de sus dimensiones política y religiosa. Esto es importante para la comprensión de la arquitectura privada. La cortina no es un puro recurso, o a lo más una versión ligera pero cómoda del tabique o de la puerta: se halla dotada de una eficacia muy considerable en la medida en que se convierte en el elemento clave de un protocolo muy elaborado. No se descorre un cortinaje como en nuestros días: incluso más que una puerta, el cortinaje cierra el paso, se impone al avance, porque es el objeto que, por excelencia, enmascara o desvela lo que hay de más poderoso, el emperador, la divinidad, los señores. No hay ninguna duda de que esta dimensión sagrada condiciona pesadamente las prácticas y que en aquella época tratar de abrir una puerta era algo que se hacía con menos apuro que aventurarse a levantar una cortina. La dimensión ideológica de la cortina echada es algo que no ha de desdeñarse si se aspira a comprender con qué eficacia puede compartimentar y jerarquizar los espacios interiores de una

Además de las puertas y colgaduras, hay que tomar también en consideración, a partir del Bajo Imperio, una tendencia nueva que apunta a fragmentar los grandes volúmenes arquitectónicos heredados de la tradición. El lugar privilegiado de esta lectura es el peristilo, cuya existencia no se discute en lo fundamental, pero que se convierte en el objeto de una compartimentación tal que se llega a alterar su mismo funcionamiento. Se utilizan dos procedimientos complementarios: disociar el patio de los pórticos y desmantelar la coherencia de las galerías. En lo referente a la decoración, esta evolución se manifiesta, por ejemplo, en la casa de Neptuno, en Acholla: si bien el motivo geométrico de los pavimentos es el mismo en los cuatro lados, se ha interrumpido la composición con el fin de separar la galeria que precede al oecus de las otras tres. Esta solución decorativa no hace otra cosa que reflejar las opciones arquitectónicas: esta galería desborda en efecto ampliamente el marco del peristilo y queda de este modo disociada del mismo. La organización de las decoraciones está concebida de manera análoga en la casa del cortejo de Venus, en Volubilis: la compartimentación de los pavimentos de los pórticos atenúa la unidad del patio a favor de la composición axial que lo atraviesa.

El tratamiento arquitectónico del peristilo participa, de forma aún más brillante, del mismo movimiento. En una época tardía, que sigue siendo difícil de precisar, se instala con frecuencia en los intercolumnios un murete lo suficientemente elevado como para recubrir la parte inferior de las columnas: casi siempre reemplaza (Ver fig. 15.)

(Ver fig. 27.)

(Ver fig. 23.)

(Ver fig. 42.)

(Ver figs. 21 y 22.)

(Ver fig. 8.)

(Ver fig. 44.)

(Ver. fig. 45.)

un cerramiento más ligero, por ejemplo de simples losas verticales, y refuerza considerablemente la solución de continuidad existente entre el patio y las galerías. Otro procedimiento consiste en acentuar el valor del espacio porticado: nichos, ábsides, en ocasiones incluso locales reducidos, complican considerablemente un volumen arquitectónico primitivamente muy simple y le proporcionan de esta manera una cierta autonomía. Así sucede en la Sollertiana domus de Thysdrus, donde el corredor septentrional se completa en una de sus extremidades con un pequeño ábside, y en la casa de Dionisos y de Ulises, en Thugga, donde uno de los lados del peristilo aparece enriquecido por dos refuerzos en que hay unos nichos excavados. La casa de las máscaras, en Hadrumetum pone de manifiesto otro procedimiento: en este caso, el espacio descubierto, cercado por un murete, está más bajo que los pórticos y se halla separado de éstos por una estrecha galería situada a nivel intermedio: los elementos constitutivos del peristilo aparecen así cada vez más disociados.

Al término de la evolución, las salas limítrofes se anexionan los pórticos que las preceden. El ejemplo de la casa de la caza nueva, en Bulla Regia, es tanto más significativo cuanto que en este caso disponemos de datos cronológicos relativamente precisos. Durante la segunda mitad del siglo IV, el propietario cambia los pavimentos del triclinium y del pórtico vecino. Esta concomitancia en los trabajos no se debe al azar: cuando le toca la vez de su restauración al mosaico de la exedra de recepción, en una fecha que no es anterior al final del siglo IV, se renuevan también los suelos de las galerías oriental y meridional. El término de la evolución se alcanza más tarde, sin duda durante el siglo V: el mosaico del corredor oriental se amplia a expensas del pavimento meridional, y el espacio así ganado queda cercado por un muro en el que se abren dos huecos con sus puertas correspondientes. Al mismo tiempo sin duda, se efectúa una compartimentación idéntica en el otro extremo del peristilo cuyas galerías sur y oeste se separan mediante un tabique con un hueco encuadrado por pies derechos con molduras en los que aún se advierten las trazas de ajuste de un sistema de cerramiento. A partir de ese momento, ya no se trata de un espacio unitario y centrado (un patio rodeado de pórticos a los que dan las diferentes salas), sino de una yuxtaposición de volúmenes compartimentados en los que las piezas principales se anexionan pórticos enteros y los convierten en vestíbulos.

El examen de las relaciones que en adelante van a darse entre el pórtico occidental y el patio confirma este análisis. Estos dos elementos se hallan, en efecto, separados por un muro elevado coronado de bloques de gran tamaño, a propósito del cual no cabe excluir que soportara un tabique más ligero. Las aberturas que daban al patio debieron de parecer en todo caso muy secundarias puesto que se construyó un depósito desprovisto de toda calidad estética que obstruye uno de los intercolumnios. Tampoco el estanque situado en el segundo intercolumnio establece ninguna relación visual con el patio: el brocal conserva unos agujeros que sirvieron para fijar un soporte de emparrado. Este ábside-fuente no es más que un anejo del pórtico que se beneficia de la luz del patio sin establecer ninguna relación con él.



En cierto modo, mientras que la casa de peristilo había parecido un enriquecimiento arquitectónico de la vivienda centrada en un simple patio, la evolución subsiguiente de la forma de vida de las clases dirigentes africanas, aunque también de las de otras provincias del Imperio, tiende a regresar a la concepción primitiva. La ventaja es sin embargo de importancia: subsisten las columnatas, por más que ya no puedan manifestar plenamente su ritmo, oscurecidas como van a quedar en adelante por múltiples cerramientos; pero sobre todo, son las salas principales las que ganarán anejos que acrecienten su majestad.

¿Cuál es el significado de esta clara tendencia a reforzar la compartimentación de los espacios interiores de la vivienda? Puede tratarse de una respuesta a la yuxtaposición de estancias cuyas funciones divergen considerablemente. Pero la explicación no es del todo satisfactoria. Hay que empezar por tener en cuenta la superficie disponible: el perístilo es una solución arquitectónica de lujo, que exige mucho espacio y que sólo resulta plenamente rentable en los casos de viviendas amplias. Desde esta óptica, no se excluye pensar que los ocupantes de la casa de la caza nueva, cuya superficie habitable es relativamente reducida, se vieron inducidos con mucha

 Thugga, casa omnia tibi felicia.
 Peristilo: patio con pavimento de mosaico rodeado de jardineras.



 Bulla Regia, casa de Anfitrite: detalle del mosaico del triclinium.

Fuera de texto, in recto: Bulla Regia, Mosaico del triclinium de la casa de la caza nueva. Ver leyenda 47.

Fuera de texto, reverso:
Thysdrus: casa de los meses. Mosaico
de las Musas: de izquierda a derecha
y de abajo arriba, Euterpe y Clío,
Tepsicore y Calliope, Urania y Erato.
(Museo de El Jem.)

más facilidad a renunciar al lujo de un peristilo clásico. Pero sin embargo el argumento no es del todo convincente en la medida en que la transformación de los pórticos en espacios cerrados se efectuó en beneficio de las salas de recepción. Hay que inclinarse más bien a pensar que se trata efectivamente de una mutación del espacio doméstico, y es de temer que las excavaciones hayan hecho desaparecer más de una vez ciertos muros considerados como tardíos: lo eran, ciertamente, pero correspondían sin embargo a una evolución de la vivienda, y no a su decrepitud. Queda por saber lo que significa una evolución así. Parece revelador el paralelismo entre el fraccionamiento de un vasto espacio unitario que constituye el corazón de la casa y lo que se ha dicho más arriba sobre la multiplicación de los baños y las letrinas privados. Autonomía creciente del estilo de vida privado con respecto a las instalaciones colectivas. compartimentación y especificación crecientes de los espacios internos de la casa, son fenómenos que van a la par y que parecen remitir a la nueva imagen de la persona que emerge durante el Bajo Imperio. Jerarquización de las relaciones, divinización de los poderes, pudor personal, son aspectos diferentes de un mismo problema. una de cuyas modalidades más fáciles de advertir es la regresión de la racionalidad y del desnudo en beneficio del misterio bajo todas sus formas. Pues bien, el peristilo, espacio coherente que asume múltiples funciones, se despieza y transforma en una yuxtaposición de estancias precisamente en el marco de esta evolución.

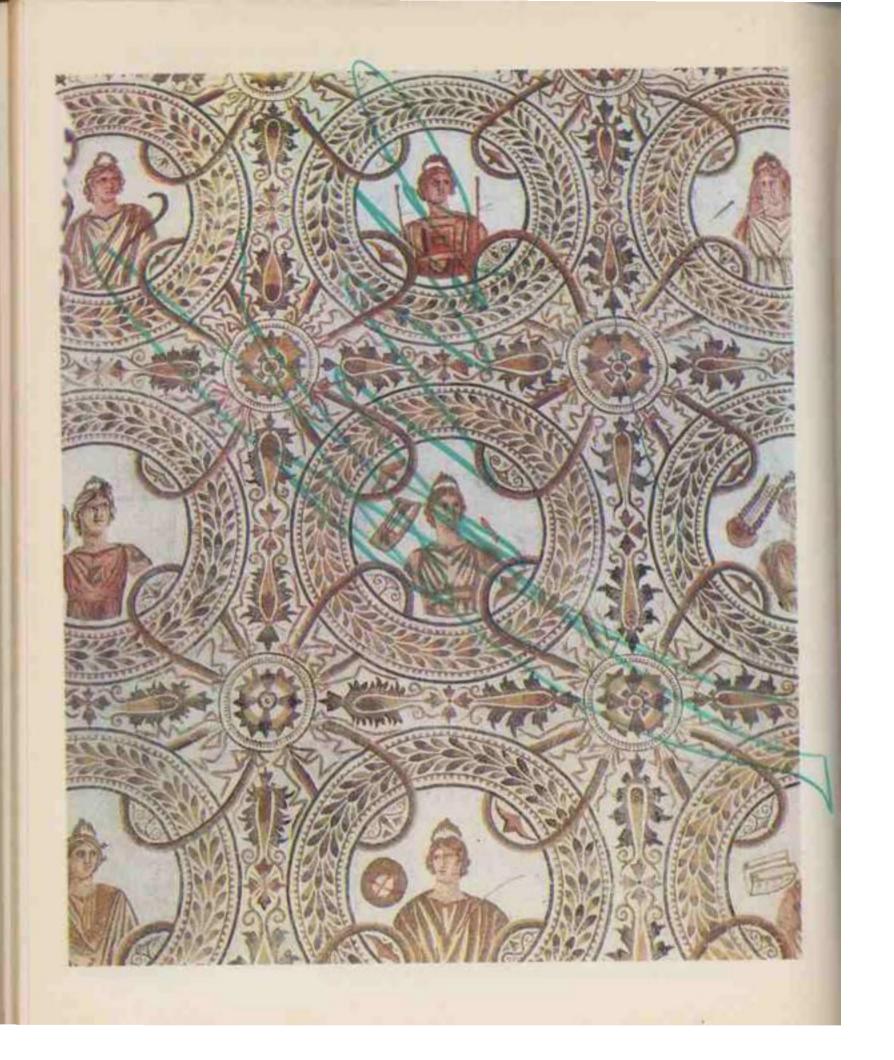

Se ha subrayado ya cómo la arquitectura es portadora de men- Los mensajes sajes: la concepción de determinadas piezas y la forma en que se organiza el plano de conjunto de la casa exaltan el poder del dueño y le permiten asumir sus funciones sociales dentro de un marco de prestigio. No hay duda alguna de que, antes del Renacimiento, no se encuentra en las ciudades de Occidente un número tan grande de mansiones privadas tan claramente concebidas para permitirles a sus propietarios una vida de lujo y de satisfacción de las exigencias

de su rango social. La significación de este ámbito privado se ve igualmente explicitada por la decoración. La ornamentación de las paredes o de los techos de una habitación, sólo se conoce de mañerá excepcional, y es por tanto esencial prestar atención a los mosaicos que cubren los suelos. De todas maneras, el problema es el mismo: se trata de decoraciones fijas, fabricadas las más de las veces allí mismo, y en consecuencia indisociables de su entorno arquitectónico. Hay por otra parte una relación muy estrecha entre una sala y su decorado. Vitruvio subraya el modo cómo éste debe adaptarse al destino de las piezas, y puede añadirse que su riqueza se halla jerarquizada estrictamente en función de la importancia atribuida a aquéllas. Es preciso por tanto abordar un problema teórico, de la misma naturaleza que el planteado a propósito de los trabajos efectuados por los propietarios. ¿Qué papel jugaba el cliente en la concepción del programa decorativo? ¿Es incluso necesario aceptar este término de «programa» para calificar los motivos que decoran una casa? Estas dos cuestiones están ligadas entre sí y, en la actualidad, tienden a prevalecer aquellas respuestas que tienen que ver con una misma actitud negativa: el propietario cuenta más bien poco en la elección de los motivos, son los maestros mosaístas quienes imponen su repertorio; este repertorio apenas si ofrece valores simbólicos y no hay que pensar en absoluto en «sobreinterpretar» los motivos, ni conviene pretender darles una significación más profunda de lo que es, todo lo más, una vaga referencia a una herencia cultural que constituye el lote común de todo el mundo y que no

Semejante modo de proceder se opone con razón a las especulaciones, tan abusivas como ingeniosas, que han podido suscitar ciertos pavimentos particularmente excitantes para la imaginación. Aunque no es menos cierto que a su vez parece también francamente excesivo. Le atribuye, en efecto, al artesano-artista de la Antigüedad un papel que no es el suyo: en la relación que lo une al cliente, es este último quien juega el papel determinante: está en situación de poder imponer los temas que le interesan -si es que no la manera de tratarlos también-. Basta, para convencerse de ello, comprobar cómo la evolución del estilo y de los motivos se corresponde perfectamente con la evolución de toda la sociedad y, más precisamente, con la de las nuevas necesidades de las clases dirigentes del Bajo Imperio. Por lo demás, no hay nada que permita rechazar a priori lo que parece una evidencia de sentido común, a saber, que un tema representado posee un sentido y no se lo ha escogido sin razón.

compromete a nadie.

El problema se plantea con toda claridad cuando la decoración



 Dionisos y Ariana, modelo de las parejas modernas. (Mosaico de Thuburbo Maius, museo del Bardo.)

comprende escenas de la mitología pagana. Ha llegado a ser de buen tono considerar que éstas no expresan en modo alguno las tendencias religiosas de los propietarios: no serían sino las secuelas asépticas de una cultura, en el sentido menos significativo del término. Semejante aproximación a la cuestión anticipa algunos siglos una situación cultural en la que el cristianismo dominante podrá en efecto apropiarse, sin excesivo riesgo, de los jirones de una cultura antigua desmembrada pero prestigiosa. En cambio, no corresponde a la situación política, cultural ni religiosa del Bajo Imperio. Hay que hacer notar ante todo, que si a veces se les niega una dimensión religiosa a mosaicos abiertamente paganos, a nadie se le ocurre por ello proceder del mismo modo con respecto a pavimentos que representan motivos cristianos. La diferencia es curiosa y sólo cabria su justificación si pudiera afirmarse la desaparición durante el Imperio tardío de cualquier religión que no fuese el cristianismo. Asimismo, se ha afirmado con frecuencia que la yuxtaposición de mosaicos paganos y cristianos demuestra que los primeros se encuentran desde luego desprovistos de significación precisa. Semejante razonamiento no permite una explicación de los casos en que se constata una destrucción deliberada de aquellos motivos: por ejemplo en una vivienda recientemente excavada en Mactar, en el corazón de Túnez, donde un mosaico de escenario marino que decoraba un estanque así como el de una fuente que representaba

(Ver fig. 46.)

a Venus se vieron tapados por una capa de mortero, operación de la que todo hace pensar que fue obra de cristianos18. Y sobre todo, sorprenderse por tales yuxtaposiciones lleva a desconocer la manera cómo la religión cristiana se difundió en el mundo romano. Semejante difusión no dio lugar a una mutación radical de la sociedad y de los individuos: no fue más que un aspecto de una evolución general que promovió al cristianismo mucho más de lo que se vio promovida por él. En tales condiciones, menos para una minoria en la que la conversión correspondió a una revolución espiritual y a una subversión de las prácticas, las nuevas creencias tendieron a superponerse a las antiguas mucho más que a reemplazarlas. Y en este contexto es dónde hay que comprender la reunión de mosaicos de temas heterogéneos, y no es un azar que el ámbito privado se prestara a la lectura de tales actitudes acumulativas. Los propietarios eran en efecto más libres entonces para desarrollar sus concepciones personales: Agustín condena con violencia la opinión dominante según la cual el hombre es totalmente dueño de lo que ocurre en su casa (Serm., 224, 3). Porque, cualesquiera que sean sus opiniones religiosas, todos los hombres de esta época piensan que el mundo es presa de demonios malhechores: si la defensa del espacio colectivo se halla confiada a la ciudad, su propia casa tiene que defenderla cada uno. En tales condiciones, que se añada a los Penates y a las otras divinidades paganas que residen en el hogar y lo protegen los símbolos de una religión que se dedica a proclamar, con apoyo de milagros, su eficacia protectora, no tiene nada de sorprendente. Por el contrario, resultaría mucho más chocante que el responsable de la familia renunciase deliberada y brutalmente

37. Mosaico funerario procedente de Thina. (Musco de Sfax.)



a una de las dos garantías. No cambia uno de visión del mundo porque se haya vuelto cristiano, sino al revés: la fase de transición

ha de ser por fuerza muy larga.

De hecho, el rasgo más llamativo es la extrema rareza de los motivos abiertamente cristianos en los mosaicos tardios de las ricas mansiones africanas. Comprobación que le deja a uno pensativo a propósito de la amplitud real de la difusión del cristianismo en las clases dirigentes africanas antes de una época muy avanzada, en cualquier caso netamente posterior al siglo IV. Se diria que, al menos entre los notables locales relativamente alejados del poder central y de sus exigencias político-religiosas, el mantenimiento de una cultura esencialmente clásica en sus referencias convivía con un tradicionalismo religioso del que en adelante el espacio privado iba a constituir el ámbito de afirmación por excelencia antes de convertirse en el único posible.

Parece por tanto razonable pensar que, si es arriesgado preguntarles a los temas escogidos para la decoración en mosaico de una vivienda más de lo que pueden respondernos, sería no menos erróneo no preguntarles nada. No faltan las pruebas de que en ocasiones ciertos pavimentos se debían al propósito de comunicar un mensaje y corresponden por tanto a un encargo preciso del propietario. Es el caso de un mosaico hallado en una casa de Smirat, en Túnez, y que conmemora el mecenazgo de un cierto Magerius que había subvencionado un espectáculo de caza en el anfiteatro19. Hay unas leyendas que nos proporcionan los nombres de los gladiadores y de los leopardos. Dionisos, Diana y el propio Magerius presiden los juegos, al tiempo que un personaje central presenta sobre una bandeja los premios, en dinero, de la victoria. En torno a el una inscripción nos hace saber que el mosaico conmemora un acontecimiento preciso y que los combates representados no son puramente símbólicos. El texto relata en efecto cómo Magerius, solicitado por la muchedumbre, otorgó a los combatientes una gratificación memorable, celebrada a gritos por los espectadores: «¡Esto si que es ser rico! ¡Esto si que es ser poderoso!» La famosa jornada quedó así perennizada en el mosaico para la mayor gloria del dueño de la





Detalle del mosaico de Smirat (ver parte 1, p. 119): el servidor presenta cuatro sacos con mil denarios cada uno, uno por cada leopardo muerto.

(Ver fig. 19.)



 Mosaico del señor Iulius, procedente de Cartago, (Museo del Bardo.)

Pagina precedente: 38. Bulla Regia, casa de la caza nueva (vista desde el este). En primer plano, la exedra de recepción, al fondo, del otro lado del peristilo, el triclinium.

cación social de unos círculos de los que hoy diriamos que pertenecen a la burguesía media. «Esta casa (haec domus) es el lugar de donde proceden esos jóvenes ilustrados (...) distinguidos, que son asesores en los tribunales de la Libia afortunada (...) dichosos los padres que han contraído tal mérido20. » La función pública aludida, aunque atestigua que se trata de jóvenes de buena familia pertenecientes al entorno del gobernador de la provincia, dista a su vez de constituir un puesto importante. Semejante voluntad de glorificación de un episodio de por sí bien secundario se corresponde con un pasaje de las Confesiones de Agustin (III, 5) en que el autor evoca los esfuerzos de su padre para permitirle proseguir sus estudios: «(...) me habían hecho venir de Madaura, la ciudad vecina donde por primera vez había vivido fuera de casa para formarme en las letras y el arte oratorio; y durante este tiempo habían estado preparando el dinero necesario para pagarme una estancia más lejana, en Cartago; mi padre aportaba a la operación más corazón que medios, pues era un modestísimo ciudadano de Tagaste (...) Había alguien que no pusiera por las nubes a mi padre, que no elogiara a un hombre que iba mucho más allá de las posibilidades de su patrimonio a fin de pagarle a su hijo, incluso durante una prolongada estancia de estudios, todos los gastos necesarios? Porque muchos de sus conciudadanos, mucho más ricos que él, no se tomaban tantas molestias por sus hijos.»

Hay medios más discretos pero no menos eficaces de exaltar el esplendor de la domus. Para responder a las necesidades de la propaganda aristocrática, los mosaístas del Bajo Imperio crearon nuevos temas entre los que ocupan un lugar privilegiado las grandes escenas de caza. Tras las múltiples variantes que caracterizan las diferentes realizaciones, reaparece siempre el tema central del dominus y de sus amigos que persiguen a caballo diversos animales, con la avuda de numerosos criados que se cuidan de los perros.

ponen trampas, ojean la caza y arrancan las pieles.

Las casas se decoran asimismo con la representación de placeres aristocráticos cuyas repercusiones económicas no son desdeñables y que juegan un gran papel en la sociabilidad entre hombres y mujeres, al contrario de lo que ocurrirá en otras sociedades en las que se hallen excluidas de semejantes diversiones. El estrecho lazo entre la persona que hace el encargo y la obra de arte que decora su vivienda se halla por otra parte atestiguado con frecuencia por las inscripciones que explicitan las escenas y nos hacen saber el nombre de los animales del dueño, los perros y los caballos, todo lo cual se hace difícil de creer que sea puramente convencional.

Sin embargo, sin menoscabo de la dimensión realista de tales escenas, es esencial su significación simbólica. Se trata ante todo de un auténtico manifiesto social: la superioridad del dominus y de sus comensales se afirma en ellas por el equipo de personajes (ellos son los únicos que aparecen montados), por su actividad (los únicos que se enfrentan con el animal, mientras que los criados se reducen a ayudar a los amos o a capturar animales vivos) y por su atuendo. En efecto, a pesar de los esfuerzos que la caza lleva consigo, los señores conservan cuidadosamente esas vestimentas recargadas (Ver fuera de texto, p. 384-385.)

(Ver fig. 47.)

taciones por excelencia de su poder. La violencia de la actividad fisica no perturba la ostentación del atuendo «gracias al cual se puede reconocer el rango de cada uno» (Agustin, De doctr. christ., II, 25). Incluso desarzonado, un dominus sigue siendo un dominus,

inmediatamente reconocible.

Este valor de manifiesto social se amplifica gracias a la dimensión mítica de la caza. La alusión es a veces directa. En un mosaico procedente de la ciudad de Uthina, próxima a la actual Túnez, el artesano ha representado una propiedad que sirve de escenario a actividades agrícolas, pero también a escenas de caza. Pues bien, uno de los cazadores, que lucha con un venablo contra un jabalí, aparece desnudo, es decir a la manera de los héroes míticos: el personaje se asimila a Meleagro, vencedor del monstruoso jabalí

que, durante el Bajo Imperio, se convierten en una de las manifes-

que arrasaba los campos de su ciudad.

Fuera del arte funerario, semejante procedimiento de asimilación tuvo escaso éxito, sin duda porque despojaba al señor de los signos externos de su poder que se habían convertido en esenciales en la nueva concepción del Estado, pero el valor glorificante de la caza empieza a afirmarse por otro camino, el de la reproducción del modelo imperial. Desde tiempo inmemorial, la pericia en la caza es en efecto uno de los medios por los cuales el *imperator* manifiesta su *virtus*, o sea esa cualidad esencial que es el resultado del favor divino y que garántiza la prosperidad del mundo. Vencer la fuerza animal, triunfar del impulso salvaje por su propia potencia, su inteligencia, su destreza, se convierte en uno de los distintivos del poder. Puede no tratarse más que de una retórica destinada al arte figurativo, pero no se excluyen otras versiones más concretas de esta ideología: el emperador Cómodo no vacila en descender a la arena para traspasar a flechazos a los leones que le echan.

Al hacer representar en su mansión sus grandes cacerías, y los riesgos que llevan consigo (las escenas de accidentes son muy frecuentes), el aristócrata se beneficia de las repercusiones de semejante ideología imperial. Repercusiones o excedentes, porque como la caza del león se ha convertido en monopolio imperial, el notable ha de contentarse frecuentemente con la caza del jabali o la de la liebre y el chacal. El problema no es sin embargo tan simple: al señor se le representa a veces en combates dignos de un emperador. Tal es el caso del mosaico del triclinium de la mansión de la caza nueva, en Bulla Regia, donde, entre los animales acosados aparecen no sólo el jabali sino también las grandes fieras, como la pantera y sobre todo el león, representados en dos ocasiones.

(Ver fuera de texto, p. 384-385 y fig. 49.) El estudio de la decoración de las casas de la aristocracia africana desemboca así en un problema de política general que tiene que ver con la organización del poder en sus diferentes niveles. El principe, modelo por excelencia, es quien informa todos los restantes. ¿Pero se trata de una imitación respetuosa o de una potencial concurrencia? Es evidente que el propietario de la (por lo demás relativamente modesta) casa de la caza nueva no se las da de aspirante al trono: los leones de su triclinium. Jejos de ser una usurpación de imágenes.





40. Bulla Regia, casa n.º 3 (ver fig. 6; extracto del plano H. Broise. Ruines de Bulla Regia, fig. 28). Otro ejemplo de casa con planta subterránea, parcialmente despejada. A: entrada secundaria; B: basilica privada; C: peristilo.

 Bulla Regia, casa de la caza: letrinas privadas (vistas desde el sur).

lo que hacen sin duda es celebrar las repercusiones, ficticias o reales, de una de aquellas frecuentes concesiones a los señores africanos, cuando el emperador autorizaba a alguno de ellos a acosar a la fiera imperial (C. Th., XV, 11, 1). ¿Tal vez a causa de la carencia de semejante privilegio tuvo que contentarse el propietario de la casa de la procesión dionisíaca, en Thysdrus, con hacer representar, igualmente en su triclinium, a unas fieras que atacan a otros animales en vez de hacer de ellas las víctimas de su destreza? Sin embargo, el problema no puede resolverse mediante el intento de precisar el carácter lícito o ilícito de tales representaciones, porque se trata de una cuestión mucho más fundamental. Por una parte, el

(Ver fig. 48.)



 Mactar, casa de Venus. Mosaico de estanque con la representación de Venus (hoy en el museo de Mactar).

poder imperial, cuya dimensión mística no ha hecho sino intensificarse a través de los siglos, tiene que ser el modelo de todo poder de alguna importancia. Por otra, la dimensión cada vez más mística, más irracional, del poder contribuye a aumentar su fragilidad y a suscitar el espíritu de competición: ¿no es la victoria, en última instancia, el único medio de demostrar que el poder se halla justificado? Esas cacerías de leones que decoran las viviendas privadas están expresando virtualmente la ambivalencia latente en un problema eminentemente público, como es el del poder. No hay que olvidar que, en numerosas ocasiones, la aristocracia africana no sólo fue capaz de negociar un apoyo muy apreciable, sino incluso de suscitar sus propios candidatos al trono.

El debate que, desde hace decenios, gira en torno a la rica villa de Piazza Armerina, en Sicilia, resulta muy característico de las confusiones que definen el nuevo tipo de sociedad en construcción. En este caso, la amplitud del programa, el empleo del pórfido, que pasa, como la caza del león, por ser un privilegio imperial, han dado origen a una prolongada discusión sobre la identidad del propietario, gran señor o personaje imperial. El simple hecho de que se pueda plantear tal problema resulta muy revelador de la ambición que anima la organización del espacio privado de las élites.

es.

Los notables se hacen construir un marco arquitectónico que les

permite no sólo vivir en todas partes a la romana, sino además vivir como unos verdaderos emperadores en pequeño. En la inmensa mayoría de los casos, no se trata más que de la respetuosa imitación del modelo por excelencia, pero no deja de hallarse siempre presente la ambigüedad y, a largo plazo, no puede carecer de consecuencias el hecho de que los aristócratas conciban su poder local como la reproducción, hasta en su imaginería y en sus ritos ceremoniales, del poder central.



47 y 49. Bulla Regia, detalles del mosaico del triclinium de la casa de la caza nueva -(...) Conviene que el (el Principe) practique la caza, y por este medio avece su cuerpo y lo endurezea ante la dificultad, y al mismo tiempo que aprende la naturaleza de los distintos parajes, sepa cómo se elevan las montañas, o desembocan los valles, cómo se extienden las llanuras, cuál es la condición de los rios y pantanos, y todo ello con el mayor cuidado- (Maquiavelo, Principe, XIV).

# Conclusión

La vivienda privada es un ambito social esencial, y la palabra domus, que significa la casa, sobre todo la rica mansión, sirve igualmente para designar muchas otras realidades limítrofes, comenzando por la familia. Hay coincidencia, en el vocabulario, entre las gentes y el domicilio: la domus, son los muros y sus habitantes. y esta realidad se manifiesta en las inscripciones como en los textos, donde el término puede significar a los unos y a los otros, y las más de las veces la totalidad concebida como indisoluble. El marco arquitectónico no es por lo demás únicamente un continente inerte: el genius de la domus, al que se rinde culto, lo es a la vez de los lugares y de quienes habitan en ellos. La idea de la domus hunde así sus raíces en todos los terrenos: reviste una dimensión religiosa, social y económica. De esta manera, se inscribe en el tiempo, porque dispone de las bases materiales necesarias para su reproducción y segrega la ideología correspondiente. Igual que en Italia, las grandes familias mantienen en efecto el culto de los mayores y del pasado: se conservan cuadros conmemorativos de un acontecimiento (Apuleyo, Met., V1, 29) y algunos mosaicos juegan asimismo este papel: más aún, un reciente descubrimiento efectuado en Thysdrus, en un taller de escultor donde han aparecido máscaras funerarias vaciadas directamente sobre el rostro de los difuntos, demuestra que la práctica de las galerías de retratos de los antepasados, en el sentido más realista del término, no se desconocía en Africa. La domus está anclada por tanto en el pasado, y por ello el sentido de la expresión puede dilatarse hasta significar la patria misma.

Pero no hay por qué exagerar la fuerza del vínculo que une vivienda y familia. En lo que concierne a las élites sociales, o cuando menos a su flor y nata, las carreras lo mismo que los negocios se desenvuelven a escala del Imperio y la casa se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en una mercancía que se compra, se transforma y se revende a favor de las necesidades profesionales y matrimoniales o de las exigencias económicas. Estos notables adinerados disponen, durante casi toda esta época, no ya de una venerable mansión cargada de recuerdos, sino de varias residencias.

De hecho, si se abarca un período extenso de tiempo, más que conocer hay que contentarse con adivinar las relaciones de estos notables con alguna de sus residencias en particular. Sólo algunos

 Thysdrus, mosaico del triclinium de la casa de la procesión dionisiaca. (Museo de El Jem.) casos privilegiados permiten identificar el nombre de uno de los sucesivos propietarios y nunca hay posibilidad de seguir, a través de las generaciones, la manera cómo estos bienes se transmiten. A decir verdad, no se trata aquí sino de un aspecto de una ignorancia mucho más vasta, a saber, de nuestro desconocimiento del modo cómo estas élites sociales se reproducen; dicho de otra forma, de la proporción entre sangre nueva y sangre hereditaria que, según las diversas épocas, caracteriza a las sucesivas generaciones de nobles. Cuando, gracias a la epigrafía, se consigue reconstruir la ascensión de una familia y el tejido de relaciones que ha creado, perceptible en particular a través de su política matrimonial, es difícil saber si se trata de una trayectoria singular o si encierra un valor ejemplar. Por lo demás, sigue siendo imposible establecer una relación entre estas aventuras todavía muy aisladas y los vestigios arqueológicos.

En consecuencia, hay que contentarse, al menos por ahora, con una relación teórica entre las ruinas de las ricas mansiones y las escasas familias cuya historia ha podido seguirse más o menos completamente. Esto resulta ciertamente insuficiente pero no deja de hacer posible la deducción de algunas observaciones de orden general que bastan para caracterizar con claridad el estilo de vida de estos grupos dirigentes africanos. Cabe advertir ante todo la ambición arquitectónica de los programas. Estas viviendas ocupan en efecto una superficie muy variable, pero es de notar que todas ellas ponen de relieve una misma ambición manifestada en la utilización de secuencias arquitectónicas y decorativas cuyos principios rectores son idénticos. Cualquiera que sea su poder real, estas élites conciben el marco de su vida privada conforme a un modelo idéntico.

La forma en que se organiza este espacio doméstico deriva asimismo de principios rectores uniformes. Dado el amplio abanico de actividades que, en la sociedad romana, se despliega a partir de la esfera de lo privado, esta ha dado lugar a un marco arquitectónico complejo particularmente definido por dos rasgos: la especificación de los diferentes ámbitos y el cuidado puesto en su articulación. Se atribuye a los peristilos un papel esencial, tanto en las composiciones arquitectónicas como en la organización general de la casa: la multiplicidad de las misiones que asumen no hace sino reflejar la pluralidad de funciones de este entorno. Los patios equipados con columnatas son por excelencia lo característico de las edificaciones ricas. Completados con corredores y antecámaras, contribuyen de manera decisiva a resolver un problema aparentemente insoluble: ofrecer un marco homogéneo en el que puedan ejercerse, sin excesivas molestias, actividades tan diversas. Podría haberse desembocado, en el caso peor, en un espacio incoherente, y en el mejor en la simple yuxtaposición de sectores «públicos» y «privados». Nada de eso: constructores y clientes han sabido elaborar un espacio unitario que nos da una imagen fiel de las élites africanas.

# Notas

- 1. Ver en particular los análisis de E. Goffman en Gender Advertissements o Relations in Public.
  - R. Étienne, Le Quartier nord-est de Volubilis, Paris, 1960, p. 121-122.
- 3. R. Rebuffat, «Enceintes urbaines et insécurité en Maurétanie Tingitane», Mé-Resolutat, "Enceintes urbaines et insecurire en mauretaine ringitaire", sir-langes de l'Ecole française de Rome-Antiquité, 86, 1974, p. 510-512.
   G. Picard, "Deux sénateurs romains inconnus", Karthago, 4, 1953, p. 123-125.
   N. Duval, «Couronnes agonistiques sur des mosaïques africaines...», Bulletin archéologique du comité des travaux historiques, nos. 12-14, 1976-1978, B. p. 195-216.

- Las excavaciones de la insula de la caza en Bulla Regia, a las que hemos de referirnos en varias ocasiones, fueron llevadas a cabo recientemente por R. Hanoune.
- A. Olivier y Y. Thébert. 7. Para una síntesis clara y crudita sobre el estado de esta cuestión, ver N. Duval, «Les origines de la basilique chrétienne». Information d'histoire de l'art, 7, 1962. p. 1-19.
- G. de Angelis d'Ossat. «L'aula regia del distrutto palazzo imperiale di Raven-na», Corsi di cultura..., 23, 1976, p. 345-356.
   J. Lassus. «Une operation immobilière à Timgad». Mélanges Piganiol.
- p. 1 120-1 129.
- 10. Y. Thébert, «Les maisons à étage souterrain de Bulla Regia», Cahiers de Tunisie, 20, 1972, p. 17-44.
- Y. Janvier, La Législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, 1969.
- Ch. Bouhe-Picot, "Les bronzes antiques du Maroc". II, "Le mobilier". Études et travaux d'archéologie marocaine, 5, Rahat, 1975.
- J.-P. Darmon, Nymfarum domus, Leiden, 1980.
   Y. Thébert, «L'utilisation de l'eau dans la maison de la pêche à Bulla Regia».
- Cahiers de Tunisie, 19, 1971, p. 11-17.

  15. G. Picard, «La maison de Vénus», Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Mactar, I, Roma, 1977, p. 23.
- 16. P. Veyne, «Les cadeaux des colons à leur propiétaire...», Revue archéologique,
- 1981. p. 245-252.

  17. A. Corbin, Le Miasme et la Jonquille. L'Odorat et l'Imaginaire social..., Paris. 1982. p. 269. 18. G. Picard. ibid., p. 18, 20.
- A. Beschaouch, «La mosaïque de chasse découverte à Smirat en Tunisie».
   Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1966, p. 134-157. 20. M. Blanchard-Lemée. Maison à mosaiques du quartier central de Djémila

(Cuicul), s. d., p. 166 sq.



49. Ver levenda fig., 47, p. 397

# Bibliografía Indices

# Bibliografía

# 1. EL IMPERIO ROMANO

### REALIDADES

- Blanck H., Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer, Darmastadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
- Blümmer H., Die römischer Privataltertümer (Handbuch der klassischer Altertumswissenschaft, IV, 2, 2), Munich, 1911. Cagnat R. y Chapot V., Manuel d'archéologie romaine, Paris,
- 1916, 2 vol. Dill S., Roman Society from Nero to Marcus Aurelius. Nucva
- York, 1904 (reimpreso en los Meridian Books, Nueva York,
- Friedländer L., Darstellungen aus der Sittengeschichte Roma in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine, 9.º edic. por G. Wissowa, Leipzig, 1920, 4 vol. Traducción española. México, FCE.
- Gagé J., Les Classes sociales dans l'Empire romain, Paris, Payot, 1971, 2.\* edic.
- MacMullen R., Roman Social Relations, 50 B.C. to A.D. 284, Yale University Press, 1974. Traducción francesa en preparación por edic. Seuil.
- Marquardt J., Das Privatleben der Römer (Handbuch der rö-mischen Altertümer, VII), 2.º edic. por A. Mau, Leipzig, 1886, 2 vol. Traducción francesa en el Manuel des Antiquités
- romaines, publicado en París a finales del siglo pasado. Paoli U. E., Vita romana. La Vie quotidienne dans la Rome antique, edic. francesa por J. Rebertat, Paris, Desclée de Brouwer, 1955.

# DERECHO Y RELIGIÓN

- Crook J., Law and Life of Rome, Cornell University Press (Thames and Hudson), 1967.
- De Marchi A., Il Culto privado di Roma antica, Milán, 1896-1903, 2 vol.
- Kaset M., Das römische Privatrecht, t. I: Das altrömische, das vorklassische und klassiches Recht (Handbuch der Alter-tumswissenschaft, III, 3, 1), Munich, Beck, 1971, 2.º edic.
- Das römische Zivilprocessrecht (Handbuch..., III, 4), Munich, Beck, 1966. MacMullen R., Paganism in the Roman Empire, Yale University Press, 1981.

- Nilsson M., Geschtichte der griechischen Religion, t. II. Die hellenistische und römische Zeit (Handbuch..., V. 2), Munich, Beck, 1961, 2.4 edic.
- Nock A. D., Essays on Religion and the Ancien World, 2. vol., Oxford, Clarendon Press, 1972.
- Versnel H. S. ed., Faith, Hope and Worship, Aspects of Reli-gious Mentality in the Ancien World, Leyde, Brill, 1981. Wissowa G., Religion und Kultus der Römer (Handbuch der Altertumswissenschaft, IV, 5), Munich, Beck, 1912, 2. edic. (reimpresa en 1971).

### DICCIONARIOS, COLECCIONES COLECTIVAS

- Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, herausgegeben von H. Temporini und W. Haase, numerosos volúmenes en curso de publicación por W. De Gruyter, Berlin y Nueva York.
- Daremberg, Saglio y Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecque et romaine, Paris, 1877-1918.
- Pauly-Wissowa, Realencyclopädie des klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1893-1981.

# ALGUNOS TRABAJOS RECIENTES

- Alfoldy G., Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft des römischen Kaiserreiches: Erwartungen und Wertmasstäbe, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, 1980, VIII.
- André J., L'Alimentation et la Cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981.
- André J.-M., Les Loisirs en Grèce et à Rome, Paris, PUF, col. «Que sais-je?», 1984,
- Andreau J., Les Affaires de Monsieur Jucundus, École françai-
- se de Rome, 1974.
- Ameling W., Herodes Atticus, Hildesheim, 1983, 2 vol. Balland A., Fouilles de Xanthos, VII, Inscriptions d'époque impériale du Létôon, Paris, E. de Boccard, 1981 (sobre el mecenazgo).
- Bleicken J., Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik, Frankfuerter Althistorische Studien, Helf 6, Kallműnz Lassleben, 1972.
- Boulvert G. y Morabito M., «Le droit de l'esclavage sous le Haut-Empire», Aufstieg und Niedergang, II, t. XIV, p. 98. Brödner E., Die römischen Thermen und das antike Badewe-
- sen, Darmstadt, Wiss, Buchgesellschaft, 1983. Brunt P. A., Aspects of the Social Thought of Dio Chrysostom and Stoics, Proceeding of the Cambridge Philological So-
- ciety, 1973, p. 9. «Charges of provincial maladministration under the early principate», Historia, X, 1961, p. 189.
- Social Conflicts in the Roman Republic, Londres, Chatto and Windus, 1971.
- Stoicism and the Principate, Papers of the British School at Rome, XLIII, 1975, p. 7.

- Buti 1., Studi sulla capacità patrimoniale dei «servi», Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'università di Ca-
- merino, Nápoles, Jovene, 1976. Canas B. A., «La femme devant la justice provinciale de l'Egypte romaine», Revue historique du droit, 1984, p. 358.
- Christes J., Bildung und Gesellschaft: die Einschätzung der Bildung und Ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1975.
- Cockle H., "Pottery manufacture in Roman Egypt". Journal of Roman Studies, LXXI, 1981, p. 87.
- Corbier M., «Les familles clarissimes d'Afrique proconsulaire», Tituli, V, 1982, Epigrafia e Ordine senatorio.
- «Idéologie et pratique de l'héritage (l' siècle av. J.-C.- III siècle apr. J.-C.), Index, 1984 (Actes du colloque 1983 del GIREA).
- Cotton H., "Documentary letters of recommendation in Latin from the Roman Empire». Beitrage zur klassischen Philologie, Hain, Königstein, 1981.
- Crawford M., «Money and exchange in the Roman world», Journal of Roman Studies, LX, 1970, p. 40.
- D'Arms J., Commerce and Social Standing in Ancien Rome, Harvard, 1981.
- David J.-M., «Les orateurs des municipes à Rome: intégration, réticences et snobismes», Les Bourgeoisies municipales italiennes, Centre Jean Bérard, Paris y Nápoles, 1983
- De Robertis F., Lavoro e Lavoratori nel mondo romano, Bari, Laterza, 1963
- Dunbabin K., The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage, Oxford, 1978.
- Étienne R., La Vie quotidienne à Pompéi, Paris, Hachette,
- Eyben E., «Family planning in graeco-roman antiquity», An-cient Society, XI-XII, 1980-1981, p. 5.
- Fabre G., Libertus, recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine, École française de Rome, 1981
- Finley M. I., L'Économie antique, Paris, edic. de Minuit, 1973 (trad. franc. por Higgs).
- Esclavage antique et Idéologie moderne, Paris, edic. de Minuit, 1979 (trad. franc. por Fourgous)
- Foucault M., Histoire de la sexualité, t. 11: L'Usage des plaisirs; t. III. Le Souci de soi, París, Gallimard, 1984
- Frier B. W., Landlords and Tenants in Imperial Rome, Princeton University Press, 1980.
- Gabba E., «Ricchezza e classe dirigente romana», Rivista storica italiana, XCIII, 1981, p. 541.
- Galbraith J. K., Théorie de la pauvreté de masse, 1980 (trad.
- franc.).
  Garnsey P., «Independant freedmen and the economy of Roman Italy under the principate», Klio, LXIII, 1981, p. 359.
- Garnsey P. edit., "Non-slave labour in the graeco-roman world», Cambridge Philological Society, Suplemento VI, 1980.
- Goldschmidt V., La Doctrine d'Épicure et le Droit, Paris, Vrin,
- Le Système stoïcien et l'Idée de temps, Paris, Vrin. 1953.
   Gombrich E., L'Écologie des images, 1983, p. 291 (trad. franc.), cf. p. 94: "L'action et son expression dans l'art occidental»
- Goutevich D., Le Triangle hippocratique dans le monde gréco-romain; le malade, su maladie et son médecin. École française de Rome, 1984.
- Hadot 1., Seneca und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung, Berlin, De Gruyter, 1969.
- «Tradition stoicienne et idées politiques au temps des Grac-ques», Revue des études latines, XLVIII, 1970, p. 133.

- Hadot P., Exercices espirituels et Philosophie antique, Paris, Etudes augustimennes, 1981.
- Hands A. R., Charities and Social Aid in Greece and Rome, Londres, Thames and Hudson, 1968.
- Helen T., Organization of Roman Brick Production in the First and Second Centuries A. D., Helsinki, 1975
- Hengstl J., Private Arbeitsverhältnisse freier Personen in den hellenistischen Papyri bis Diokletian, Bonn, Habelt, 1972. Jerphagnon L., Vivre et Philosopher sous les Cesars, Toulouse.
- Privat, 1980. Kampen N., Image and Status, Roman Working Women in Ostia, Berlin, Mann Verlag, 1981.
- Kelly J. M., Roman Litigation, Oxford University Press, 1966. Kleiner D., Roman Group Portraiture, the Funerary Reliefs of the Late Republic and Early Empire, Londres y Nueva York, Garland, 1977.
- Koch G. y Sichtermann H., «Römische Sarkopfage», Handbuch der Archäologie, Munich, 1982
- Krenpel W., Der Abortus in der Antike, Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, XX, 1971, p. 443
- La Rocca É., de Vos M. y A., Coarelli F., Guida archeologica di Pompei, Milán. Mondadori, 1976.
- Laubscher H. P., Fischer und Landleute, Studien zur Hellenistischen Genreplastik, Maguncia, von Zabern, 1982.
- Leveau Ph., Caesarea de Maurétanie, une ville romaine et ses campagnes, École française de Rome, 1984.
- Lewis N., Life in Egypt under Roman Rule, Oxford, 1983. Lilja S., «Homosexuality in Republican and Augustan Rome», Societas scientiarum Fennica, Commentationes humanarum litterarum, LXXIV, 1982.
- Lintott A. W., Violence in Republican Rome, Oxford University Press, 1968.
- MacMullen R., "The epigraphic habit in the Roman empire". American Journal of Philology, CIII, 1982, p. 233
- Mallwitz A., Olympia und seine Baulen, Munich, Prestel, 1972 Marrou H.-L., Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Paris, ed. du Seuil, 1965, 6.º edic. aumentada. Para un acercamiento metodológico diferente y no funcional de la historia de la educación, M. Nilsson, Die hellenistische Schule, Munich, 1955, que llega a conclusiones factuales diferentes.
- Mousikos Anêr», étude sur les scenes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires romains, Roma, L'Erma, 1965, reimp.
- Martin R., La vie sexuelle des esclaves d'après les «Dialogues rustiques» de Varron (1. Collart ed., Varron, grammaire antique et stylistique latine, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 113).
- «Pline le Jeune et les problèmes économiques de son temps», Revue des études anciennes, LXIX, 1967, p. 62.
- A., «Die Unkenntnis des Lebensalter im römischen Reich», Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae, XIV, 1966, p. 387
- Moreau Ph., «Structures de parenté et d'alliance d'après le Pro Cluentio», Les Bourgeoisies municipales italiennes, Centre Jean Bérard, Paris y Napoles, 1983.
- Nardi E., Procurato aborto nel mondo greco-romano, Milán,
- Giuffrè, 1971. Neraudau J.-P. Etre enfant à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1984
- Nörr D., «Zur sozialen und rechtlichen Bewertung der freien Arbeit in Rom», Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Roman.
- Abt., LXXXII, 1965, p. 67. Picard G.-Ch., La Civilisation de l'Afrique romaine, Paris. Plon, 1959.
- Pleket H. W., «Collegium juvenum Nemesiorum, a note on ancient youth organisation», Mnemosyne, XXII, 1969, p. 281.

«Games, prizes, athletes and ideology, some aspects of the history of sport in the greco-roman world», Arena, 1, 1976, p. 49.

Urban Elites and Business in the Greek Part of the Roman Empire (Garnsey, Hopkins, Whittaker, Trade in the Ancient Economy, Londres, 1983, p. 131).

«Zur Soziologie des antikes Sports», Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, XXXVI, 1974, p. 57

Pohlenz M., Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1978, 5. edic. Prachner M., Die Sklaven und die Freigelassenen im arretinischen Sigillatagewerbe, Wiesbaden, Steiner, 1980.

Quet M.-H., «Remarques sur la place de la fête dans le discours des moralistes grecs», La Fête, pratique et discours, Annales littéraires de l'université de Besançon, Centre de recherches d'histoire ancienne, 1981, t. XLII, p. 41

Rabbow P., Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike, Munich, Kösel, 1954 (fotocopia en la biblioteca de

la Sorbonne).

Raepset-Charlier M.-Th., «Ordre dénatorial et divorce sous le Haut-Empire», Acta classica universitatis scientiarum Debrecenensis, XVII-XVIII, 1981-1982, p. 161. Ramin J. y Veyne P., «Les hommes libres qui passent pour

esclaves et l'esclavage volontaire», Historia, XXX, 1981, p. 472

Rawson B., «Family life among the lower classes at Rome»,

Classical Philology, LXI, 1966, p. 71.

«Roman concubinage and other de facto marriages», Transactions of the American philosophical Association, CIV, 1974, p. 279.

Robert J., y L., Bulletin épigraphique, en la Revue des études grecques, desde 1938 (reunidos en volumen y con índices, París, desde 1971); contiene una masa de hechos y de ideas, la mayoría de los cuales se refieren a los países griegos bajo el Imperio y la dominación romanos.

Robert L., Opera minora selecta, Amsterdam, Hakkert, 1974, 4 vol.

- Dans une maison d'Ephèse, un serpent et un chiffre, Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus, 1982, p. 126.
Saller R. P., Personal Patronage Under the Early Empire,

Cambridge University Press, 1982. San Nicolo M., Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolo-

mäer und Römer, Munich, Beck, 1972.

Schmitt-Pantel P., «Le festin dans la fête de la cité hellénistique», La Fête (...) op. cit. (ver Quet M.-H.), p. 85.

Schuller W., edit., Korruption im Altertum, Munich, Oldenburg, 1982. Syme R., Roman Papers, Oxford University Press, 1979.

«Greeks invading the Roman government», Brademas Lec-tures, Hellenic College Press, Brookline, Mass., 1982.

Thomas Y., Paura dei padri e Violenza dei figli: inmagini retoriche e norme di diritto (Pellizer e Zorzetti, La Paura dei padri nella società anticua e medievale, Bari, Laterza,

«Remarques sur le pécule et les honores des fils de famille». Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, Antiquité, XCIV, 1982, p. 529. — «Parricidium», ibid., XCIII, 1981, p. 529. Toynbee J. M. C., Death and Burial in the Roman World,

Londres, Thames and Hudson, 1971.

Turcan R. A., Mithra et le Mithriacisme, Paris, PUF, col. «Que sais-je?», 1981.

Vallat J.-P., «Architecture rurale en Campanie septentrionale», Architecture et Societé, École française de Rome, 1983, p. 247.

Veyne P., L'Élègie érotique romaine, Paris, Éd. du Scuil, 1983. Le folklore à Rome et les droits de la conscience publique sur la conduite individuelle», Latomus, XLII, 1983, p. 3.

«Suicide, Fise, esclavage, capital et droit romain», Latomus, XL., 1981, p. 217.

«Les saluts aux dieux et le voyage de cette vie». Revue archéologique, 1985 (en prensa).

«Mythe et réalité de l'autarcie à Rome». Revue des études anciennes, LXXXI, 1979, p. 261.

Ville G., La Gladiature en Occident, des origines à la mort de Domitien, École française de Rome, 1981

Weber W., Die Darstellung einer Wagenfahrt auf römischen Sarkophagdeckeln, Roma, Bretschneider, 1978

Zimmer G., Römische Berufsdarstellungen, Berlin, Mann, 1982.

# 2. ANTIGUEDAD TARDIA

El lector debe comenzar no haciendose ilusiones: la historiografía reciente sobre el Imperio Romano Tardio, aunque ha producido varios estudios importantes sobre la historia política, social o religiosa del período tardo-antiguo, no ofrece ningún tratamiento de la época que esté enfocado desde el punto de vista que adopta esta serie. El corto trabajo de un maestro es lo más cercano a tal tipo de análisis: Décadence romaine ou antiquité tardive? (Paris, 1977) de H. I. Marrou. Inevitablemente, por tanto, la bibliografía refleja la experiencia personal del presente autor. Registra deudas de gratitud a libros o a artículos que, o han abierto nuevas perspectivas, o han reunido datos que normalmente están dispersos en varios sitios. En el mundo de habla inglesa, el libro de William Lecky, History of European Morals from Augustus to Charlemagne (Londres. 1869) resume vigorosamente una actitud tradicional. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, vol. II (Oxford, 1964), especialmente pp. 873-1 024 contiene muchisimos datos, pero poco o ningún comentario. Sin el trabajo de Paul Veyne (citado más adelante) no sólo no hubiera tenido yo la información necesaria para aventurarme por este nuevo camino, sino tan siquiera, el valor. Este lo debo, en gran medida, al vigor y profunda erudición de Veyne, quien afronta temas normalmente no tratados de la misma forma por otros investigadores.

Sobre el mundo de la ciudad: P. Veyne. Le pain et le cirque (Paris, 1976) y R. MacMullen, Paganism in the Roman Empire (Yale, 1981).

Sobre educación y socialización en la ciudad: H. I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité (Paris, 1948) permanece insuperado (cito por la edición Editions de Poche du Seuil). Tampoco está superado A. J. Festugière, Antioche païenne et chrétienne (París, 1959), especialmente pp. 211-240. A. C. Dionisotti, «From Ausonius' Schooldays? A Schoolbook and its Relatives», Journal of Roman Studies 82 (1982), p. 83, facilita un nuevo documento encantador.

Sobre sexualidad, comportamiento exterior e imágenes mé-dicas del cuerpo: P. Veyne, «La famille et l'amour sous le Haut-Empire romain», Annales 33 (1978), p. 35 y «L'homosexualité à Rome», Communications 35 (1982), p. 26, representan un nuevo punto de partida para una discusión sobre el tema; Aline Rousselle, Porneia: de la maîtrise du corps à la privation sensorielle (Paris, 1983) es excepcionalmente iluminador sobre aspectos que se tocan a lo largo de este ensayo. Sobre el establecimiento de los valores normativos en las inscripciones, ver L. Robert, *Hellenica* 13 (1965), pp. 226-227, así como otros muchos pasajes que ha consagrado al tema este insigne conocedor del mundo griego bajo el Imperio.

Sobre distancia social: R. MacMullen, Roman Social Relations (Yale, 1974) es corto y convincente.

Sobre Popularitas y la cualidad moral de los espectáculos:

L. Robert, Les ciadiateurs dans l'Orient arec (París, 1940) observa un tema de agradable con precision implacable: no existe ningún estudio de la misma calidad para la epoca tardía; no obstante, ver o vide-la Veyne, «Religion et polítique: comment ont pris finales combas des gladiateurs», Annales 34 (1979), p. 651.

Sobre la democratización de las joes filosóficas entre los circulos cristianos: H. E. Chatwick. The Sentences of Structure (Cambridge, 1959) y la introducción e notos, profundamente humanas y cultas, de H. L. Marron (c. M. Harl) al Clément d'Alexandrie: Le Pédagogue, Sources Chrétiennes 70 (Paris 1960).

Sobre «el corazón» y la «diabóhoa inclinacion» en el yodaismo tardío: J. Hadot, Penchant mauvais en olimis, libre dans la Sagesse de Ben Sira (Bruselas, 1972) constituve an introducción a un tema inmenso: G. F. Moore Jacaisos Marvard, 1950), pp. 474-496, reúne la documentación, biolós. La sociologia de la primitiva ciudad cristiana de como na sido analizada creativamente por G. Thiessen, especialmente en artículos publicados en el Zeitschrift für neutestamente de senschaft 65 (1974), p. 232, en Novum Testamentum (1916), p. 179 y en Evangelische Theologie 35 (1975), p. 155 camo éstos como otros artículos, han sido reunidos en una traducción inglesa bajo el título The Social Setting of Pauline Christians (Filadelfia, 1982). Wayne Mecks, The First Urban Christians The Social World of the Apostle Paul (Yale, 1983) representa un salto cualitativo en el campo de la sofisticación sociológica. Para los siglos restantes nos queda aún el trabajo de un Altmeister, A. Harnack, Mission und Ausbrenneg des Christentums (Leipzig, 1902). H. Gulzow, «Kallist von Rom», Zeitschrift für neutestamentliche Witsenschaft 58 (1968), p. 102 y L. W. Countryman, The Rich Christian in the Church of the Early Empire (Nueva York, 1980) son reveladores.

Sobre la costumbre de dar limosna y los cambios en la moralidad popular: P. Veyne, Le pain et le cirque, pp. 44-50, y observaciones en «Suicide, fisc., esclavage...», Latomus 40 (1981), p. 217 son los mejores puntos de partida.

Celibato y rigorismo man, monial en la lelesia primitiva: C. Munier, L Eglise dans l'Empre romain (Paris, 1959), pp. 7-16 es un resumen claro; Elica sessuale e matrimonio nel cristiane-simo delle origini, ed. R. Cantalamassa (Milán, 1976) contiene excelentes trabajos, especialmente el de P. F. Beatrice, «Continenza e matrimonio nel cristianesimo primitivo», 3; Les Actes Apocryphes des Apôtres: Christianisme el monde paien, ed. F. Bovon (Ginebra, 1981) toca aspectos relacionados con lo mismo.

Sobre el tema de los origenes y causas de la difusión de la práctica de la renuncia sexual en la antigüedad ordía, me encuentro en desacuerdo con el luminoso aunque como libro de E. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Auxiety (Cambridge, 1965).

Sobre estructura social y vida de las ciudades en el Imperio Tardio: Peter Brown, The Making of Late Antiquity (Harvard, 1978), pp. 27-53 avanza una interpretación y reúne mucha literatura secundaria sobre el tema, para la que el libro de C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, 2 vols. (Paris, 1979-81), es una adición definitiva; ver también R. Krautheimer, Three Christian Capitals: Topography and Polinics (Berkeley, 1983).

Sobre el vestido: R. MacMullen, «Some Pictures in Ammianus Marcellinus», Art Bulletin (1964), p. 49, y G. Fabre, «Recherches sur l'origine des ornements vestimentaires du Bas-Empire», Karthago 16 (1973), p. 107; agudo y concreto como siempre, H. I. Marrou, Décadence romaine...?, pp. 15-20, observa ya la importancia de tales cambios.

Ceremonial urbano y mistica del poder: H. Stern, Le Calendrier de 354 (París, 1953) sigue siendo esencial; M. Meslin. La fête des Kalendes de janvier (Bruselas, 1970) describe una matación significativa en el folklore pagano; J. W. Salomonson, Foluptatem spectandi non perdat sed mutet (Amsterdam, 1979) no tra la continuidad de la mística de los juegos en los acculos crobano.

Lo relación entre los palacios de los potentes y la ideología de su coder reflejada en los mosaicos ha sido recientemente enutiado por K. M. D. Dunbabín, The Mosaico of Roman Noria Africa (Oxford, 1978). Los mosaicos de la villa de Piazza Armerna de Sicilia han originado una enorme discusión sobre la que se puede ver S. Settis, «Per l'interpretazione di Piazza Armerina», Melanges d'archéologie et d'histoire: Antiquité, 87 (1975), p. 873; el descubrimiento de villas con mosaicos de anensión semejante en Tellaro y en Patti deberá añadir mucho muestro conocimiento de este problema; para una discusión compresa, véase Lellia Cracco Ruggini, La Sicilia tra Roma e Bivancio, Storia di Sicilia, vol. 3 (Napoles, 1982), 66.

Source cipe ad y basílica: R. Krauthelmer, Rome: Profile of a City (Princeton, 1980) es un suplemento topográfico y arquitectónico magistra al estudio monumental de C. Pietri, Roma Christiana, 2 vols. (Paris, 1977).

Para algunos cambios significativos relacionados con el ceremonial eclesiastico y las limosnas, ver Peter Brown, «Dalla plebs romana alla pleb Dei. Aspetti della cristianizzazione di Roma», Passatoprosente 2 (1982), p. 123 y The Cult of the Samu, its Rise and Function in Latin Christianity (Chicago, 1981), pp. 39-49.

Sobre el trastonio social y el nuevo significado de la pobreza y las limosnas. E. Patlagean, Patriveté économique es pauvrezé sociale à Byzance (Paris, 1977) marca nada menos que una nueva dimensión en el estudio de la sociedad romana tarda y de la influencia del cristianismo en la imagen de la comunidad urbana.

La idiosincrasia de los epitafios paganos está bien representada en R. Luttimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs (Urbana 1962). La preocupación por la muerte en las comunidades cristianas ha secibido recientemente un excelente tratamiento por parte de R. A. Février, «Le culte des morts dans les communautés chretiennes durant le Illème siècle», Atti del LA Congresso di archeología cristiana, vol. I (Roma, 1977), p. 212, en «A propos du culte funéraire: culte et sociabilité», Cahiers archiologiques 26 (1977), p. 29, además de por R. Krautheimer, «Mensa, coemetersum, martyrium», Cahiers archéologiques 11 (1960), p. 15: estos y otros autores han contribuido a la interpretación avanzada por Brown, Cult of the Saints, pp. 23-38.

B. Young, «Paganisme, christianisme et rites funéraires mérovingiens», Archéologie médiévale 7 (1977), p. 5 es una contribución importante para una región concreta tardo romana y alto medieval; mientras que Y. Duval, Loca sanctorum Africae (Ecole française de Rome: Roma, 1982) constituyo una magnifica colección que se refiere a otra sona V. Santo, Morts, martyrs, reliques en Afrique chrétienne (Paris, 1980) documenta las actitudes de los clérigos.

bobre los antecedentes remotos de la espurirualidad maninboa: A. Guillaumont, «Monachisme et éthique judico-chrétieu
hec. Judéo-Christianisme: volume offert au cardina. Danielou l'achierches de science religieuse 60 (1972), p. 199. El major
aeticamiente al impacto del paradigma monástico se consigue
a times de la obra de sus mayores representantes en un ambonno utimpos fron Chrysostome: La Virginité, ed. a. Guillet,
«Sources ométicanes» p.º 125 (Paris, 1966) y Grégoire de
Nysse agité su la regime ed. M. Aubineau, «Sources chrétiennes» 119 agis, 1966) ucndo este último un volumen
particularmente un les es aconeudente que el radicalismo
teórico del paradigma nonastico, na soma lo construyen los
admiradores de las monje, carda llevar a pas exageraciones
sobre el rigor verdaduro de las practicas ascense de los monjes
mismos; constituye uma sugeración de la que no estan inmunes
misiquiera los mejores trabajo, especialmente Festugies. Annoche..., pp. 291-310 y A. Vóóbus, A History of Angulan in
the Syrian Orient, vols. 1 y 2 (Louvain, 1958 y 1960); D. Chitty,
The Desert a City (Oxford, 1966) —un pequeño libro excepcionalmente culto y humano— y E. A. Judge, «The Earliest
Use of "Monachos"», Jahrbuch für Antike und Christentum 20
(1977), p. 72, proporcionan correcciones apropiadas.

La pobreza monástica y sus relaciones con la autoimagen de la sociedad cristiana, que Patlagean, Pauvreré... muestra como elementos cruciales, han sido estudiados en el caso de las comunidades de Pacomio por B. Büchler, Die Armut der Armen (Munich, 1980). El caso de Oxyrrinco se ha revelado claramente a través de la nueva documentación integrada por papiros, cuya publicación estudian J. M. Carrié en «Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif», Mélanges d'archéologie et d'histoire: Antiquité 87 (1975), p. 995 y R. Rémondon, «L'église dans la société égyptienne à l'époque byzantine», Chronique d'Egypte 47 (1972), p. 254.

Sobre educación monástica y ciudad: Festugière, Antioche... pp. 181-240 y Marrou, Histoire de l'éducation, pp. 149-161 ven los problemas con claridad; Jean Chrysostome: Sur la vaine gloire, ed. A. M. Malingrey, «Sources chrétiennes» n.\* 188 (Paris, 1972) es la fuente más importante.

Sobre la introspección monástica y la sexualidad: F. Refoulé, «Réves et vie spirituelle d'après Evagre le Pontique», La vie spirituelle: Supplément 14 (1961), p. 470; M. Foucault, «Le combat de la chasteté», Communications 35 (1982), p. 15 y A. Rousselle, Porneia..., pp. 167-250, representan accreamientos nuevos y fructiferos a un tema que normalmente está tratado elegantemente y de forma tópica en los tratados de los investigadores sobre los comienzos del monaquismo; Évagre le Pontique: Tratié pratique ou le moine, 2 vols., ed. A. y C. Guillaumont, «Sources chrétiennes» n.º 170 y 171 (París, 1971) es una edición con excelente comentario. Sobre la moralidad matrimonial bizantina y las condiciones urbanas: C. Scaglioni, «Ideale coniugale e familiare in San Giovanni Crisostomo», Etica sessuale..., p. 273, y las contribuciones a Jean Chrysostome et Augustin, ed. C. Kannengiesser (Paris, 1975) constituyen un comienzo... pero sólo un comienzo.

Barsanuphe et Jean de Gaza: Correspondance, tr. L. Regnault (Solesmes, 1971) proporciona una pintura deliciosa de los problemas morales sobre los que laicos y monjes buscaban el consejo del «hombre santo» local.

Sobre la sexualidad como remedio para la mortalidad en el pensamiento cristiano griego: Ton H. C. Van Eijk, «Marriage and Virginity, Death and Immortality», Epektasis: Mélanges J. Davielou (Paris, 1972), p. 209, es el único estudio importante.

Kazhdan y A. Cutler, «Continuity and Discontinuity in Byzantine History», Byzantion 52 (1982), p. 429: es un artículo modélico que plantea problemas válidos para la sociedad medieval bizantina que podrían ser aplicados con provecho también para los siglos v y vi d. C.

Peter Brown, en «Eastern and Western Christendom in Late Antiquity; a Parting of the Ways», Society and the Holy in Late Antiquity (Berkeley, 1982), p. 166, sugiere las líneas maestras de las posibles divergencias entre Oriente y Occidente, aunque con una perspectiva diferente y refiriéndose a aspectos distintos de los que se suscitan en este ensayo. Por contraste, las actitudes de Agustín han sido estudiadas extensamente, pero no siempre teniendo presentes los problemas planteados en el presente trabajo.

El tratado de Agustín De nuptiis et concupiscencia, dedicado a un seglar, el Conde Valerio en el 418, es un texto clave,
como lo es también el libro XIV de La ciudad de Dios, escrito
en el 420; el De nuptiis... está editado con excelente comentario por A. C. de Veer, Premières polémiques contre Julien:
Bibliothèque augustinienne 23 (Paris, 1974). La recientemente
descubierta carta VI de Agustín, dirigida al Patriarca Atticus
de Constantinopla, probablemente en el 421, es una afirmación
clara y excepcional de sus ideas sobre la sexualidad de Adán
y Eva y sobre la naturaleza de la concupiscencia actual: ed. J.
Divjak. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 88
(Viena, 1981). En mi opinión, M. Möller, Die Lehre des heiligen Augustins von der Paradiesehe und ihre Auswirkung in
der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts (Regensburg,
1954) es el libro más seguro para el entendimiento de la recepción tardía de la doctrina de Agustín en los canonistas y autores
de manuales confesionales de la Edad Media.

# VIDA PRIVADA Y ARQUITECTURA DOMESTICA EN AFRICA ROMANA

Señalaremos aquí, como complemento de los estudios citados en el texto, algunas obras donde el lector podrá encontrar informaciones esenciales y una bibliografía más completa.

# URBANISMO

Martin R., L'Urbanisme dans la Grèce antique, Paris, 1974, 2.º edic., con un capítulo consagrado a la vivienda que puede servir de introducción a los problemas que plantea la

historia de la casa griega. Pueden esperarse las mismas utilidades para el Occidente etrusco-romano y el Imperio romano de:

Boethius A. y Ward-Perkins J. B., Etruscan and Roman Architecture, Penguin Books, 1970.

Clavel M. y Lévèque P., Villes et Structures urbaines dans

l'Occident romain, Paris, 1971.

Histoire de la France urbaine (bajo la dir. de G. Duby), t. I. La Ville antique des origines au IX siècle, Paris, Ed. du Seuil, 1980, es una preciosa síntesis que expone una problemática cuyo alcance desborda ampliamente las fronteras de la Galia.

Para Africa, nuestros conocimientos están cómodamente

resumidos por: Romanelli P., «Topografia e archeología dell'Africa romana», Enciclopedia classica, Turin, 1970.

Podrá consultarse también:

Lassus J., «Adaptation à l'Afrique de l'urbanisme romain», 8' Congrès international d'Archéologie classique, París, 1963. pp. 245-259, Paris, 1965.

# ARQUITECTURA DOMESTICA

Una mutación importante de las viviendas griegas, al menos de las más ricas de entre ellas, se caracteriza por la transformación del patio interior en peristilo, el espacio descubierto ceñido de pórticos. Este aumento considerable del lujo de la casa privada interviene sin duda en el siglo iv antes de nuestra era. Se encontrará una publicación detallada de tales viviendas de finales del siglo 11 antes de nuestra era en:

Bruneau Ph., et al., L'Ilot de la maison des comédiens, Délos

XXVII. Paris, 1970.

En el mundo griego occidental, podrá seguirse esta evolución de la arquitectura privada por ejemplo grácias a:

Martin R. y Vallet G., "L'Archittetura domestica", La Sicilia antiqua, a cura di E. Gabba e G. Vallet, I, 2, pp. 321-354. El peristilo se adoptó muy rápidamente en el mundo púnico, como lo demuestran las excavaciones de Kerkouane, en el cabo tunecino de Bon, así como las investigaciones emprendidas en Cartago:

Picard G. C. y C., Vie et Mort de Carthage, Paris, 1970, en particular p. 220 v ss. (la ciudad de Kerkuane fue destruida

en 256 antes de nuestra era).

Lancel S. (bajo la dir. de), Byrsa I et II, col. del EFR, n.º 41, Roma, 1979 y 1982. Este pasado puede explicar en particular que la casa romana de Africa haya adoptado inmediatamente el plano de peristilo.

La casa itálica tradicional ignora en cambio el peristilo y recurre al atrium, vasta sala cuya parte central se halla descubierta, lo que permite airear e iluminar el local, así como las piezas que dan a él, y también recibir las aguas de la lluvia en un estanque (impluvium) situado bajo la abertura (compluvium). Si hay puntos en común entre el atrium y el peristilo, ya que este último rinde igualmente, bajo otras formas, los

mismos servicios que acabamos de describir, los dos elementos difieren no obstante profundamente, así en lo que concierne a sus funciones sociales como en su concepción arquitectónica (el patio de peristilo, proporcionalmente mucho más amplio que el compluvium del atrium, permite el desarrollo de unas amplias columnatas).

Durante la época helenistica, la casa romana evoluciona rápidamente adjuntandosele, por su parte trasera, un verdadero peristilo, cuyo patio se dispone las más de las veces como jardin en lugar de estar enlosado, como es usual en el mundo griego. Tal es la situación que conocemos gracias a las localidades de la Campania alcanzadas por la erupción del Vesubio en 79. Pueden encontrarse numerosas informaciones en:

La Rocca E., de Vos M. y A., Guida archeologica di Pompei, Verona, 1976.

De Vos A. y M., Pompei, Ercolano, Stabiu, Roma, 1982.

Sólo tras una prolongada evolución, concluida en el siglo iv de nuestra era, desaparecerá por completo de la casa itálica el antiguo atrium, en adelante centrado totalmente en el peristilo, lo que podemos ver muy bien en Ostia:

Becatti G., "Case ostiensi del tardo impero". Bolletino d'Arte,

1948, pp. 102-128 y 197-224.
 Van Aken A. R. A., «Late Roman domus architecture». Mne-mosyne, 1949, pp. 242-251.

Pavolini C., Ostia, Roma, 1983.

Esta localidad nos permite estudiar también otro tipo de vivienda, deliberadamente dejado a un lado en nuestro estudio, el de las clases medias y populares, que se presenta bajo la forma de vastos inmuebles de numerosos pisos (llamados insulae), generalmente organizados en torno de un patio interior:

Pasini F., Ostia antica. Insule e classi sociali, Roma, 1978. Es evidente que este tipo de viviendas no agota el problema

de la casa popular.

# ÁFRICA ROMANA

Se encontrarán preciosas observaciones sobre las viviendas africanas, así como su contexto socio-económico, en:

Picard G., La Civilisation de l'Afrique romaine, Paris, 1959. Hemos citado ya, en las notas o los pies de las ilustraciones, algunos de los estudios dedicados más particularmente a la arquitectura doméstica de las clases dirigentes. Nos contentaremos aquí con llamar la atención sobre la importancia de: Rebuffat R., Thamusida II, col. del EFR, Roma, 1970, donde

la publicación de numerosas viviendas es ocasión de una reflexión muy desarrollada sobre la arquitectura privada africana a la que deben mucho nuestras propias observaciones. Señalemos igualmente, del mismo autor, una compilación muy fácil de manejo:

«Maisons à péristyle d'Afrique du Nord, répertoire de plans publiés». Mélanges de l'École française de Rome, 81, 1969.

pp. 659-724 y 86, 1974, pp. 445-499.

# Indice onomástico

Acholla: 320, 321, 353. Acholla (casa de Neptuno): 349, 354, 376, 381. Acté: 28. Adán: 281, 289, 297, 298, 299, 301, Adriano: 76, 77, 89. Aelio (Aristides): 224. Africa: 131, 136, 161, 176, 309, 313, 315, 317, 329, 330, 339, 346, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 366, 370, 375, 399. Agripina: 25. Alejandria: 124, 190, 213, 259, 267, Althiburos: 322, 345, 347, 363, 377. Althiburos (casa del pavo real en): Alypius: 363. Ambrosio (san): 264, 271, 274. Ancona: 94. Andrómaca: 82. Antinoo: 89. Antioquia: 234, 267, 279, 282, 283, 290, 294, 296. Antioco el Grande: 175. Antipater de Tarso: 56. Antonio (san): 279. Antonino: 43, 77. Anub: 281. Apolo: 210, 211, 213. Appiano: 34. Apuleyo: 207, 312, 315, 343, 345, 346, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 367, 368, 369, 370, 372, 381, 399. Aquilea: 147. Aquitania: 141. Arcadia: 62.

Arezzo: 63. Ariadna: 191. Aries (Philitte): 9, 11. Aristipo: 195. Aristoteles: 61, 125, 126, 210, 316. Artemidoro: 195. Asclepsia (casa de los): 322, 345, 347, Asclepios: 322. Asia Menor: 235, 250, 290. Asinii: 353. Atanasio (san): 274, 279, 290. Atenas: 76, 101, 125, 136, 155. Attico (Herodes): 30. Augusto: 13, 28, 30, 40, 50, 51, 166, 173, 233, 330. Agustin (san): 26, 59, 206, 264, 269, 274, 279, 287, 297, 298, 300, 301, 302, 357, 358, 360, 362, 363, 368, 380, 387, 391, 392. Baco: 190, 191, 193, 216, 217, 227,

Baco: 190, 191, 193, 216, 217, 227, 356.
Bacchus (casa de): 356.
Banasa: 330, 353, 363.
Basilio de Cesarea: 271, 284.
Benedicta: 38.
Bizancio: 287, 297, 302.
Bleicken: 166.
Bon (cabo): 313.
Brown (Peter): 13, 123.
Bruto: 89.
Bulla Regia: 322, 324, 325, 327, 331, 332, 335, 336, 337, 346, 347, 349, 350, 354, 362, 367, 368, 371, 375, 378, 382, 392.

Caligula: 181, 200. Caracalla: 197. Carlomagno: 13, 233.

Cartago: 267, 352, 359, 363, 364, 368, 391. Casiano (Juan): 293, 298. Castor y Pollux: 213, 225. Castorius (casa de): 345, 350, 353, 356, 389. Catilina: 100, 144, 202. Catón de Utica: 50, 57, 61. Catón el Viejo: 146, 147, 158, 378. Cecilius Metellus: 144. Celius: 81. Censorino: 113. César: 13, 28, 30, 50, 51, 57, 89, 109, 135, 202, 312. Cesarca: 271. Cicerón: 26, 34, 36, 37, 50, 51, 81, 82, 100, 103, 107, 109, 112, 120, 126, 129, 144, 158, 173, 174, 182, 196, 197, 210, 213, 221, 357. Cipriano (san): 189, 264, 273. Claudio: 28, 37, 51, 63, 85, 173, 199. Claudiano: 302. Clemente (de Alejandria): 59, 244. Cloe: 94. Cómodo: 321, 392. Comnenos: 13. Constantino: 166, 167, 245, 263, 265, 266, 279, 283. Constantinopla: 13, 239, 267, 269, 274, 296, 324, 335. Corbin (A.): 368, 372, 401. Cornelia: 27 Cornelio: 152, 264. Crasso: 111, 317. Cuicul: 318, 320, 334, 345, 348, 350, 353, 356, 389. Cumont (Frantz): 225.

Chaeremon (abba): 293.

Darmón (J.P.): 341, 401. Davidsohn: 189. Davus: 70. Demóstenes: 126. Deucalión: 356. Dhouda: 211. Diana: 225, 389. Diocleciano: 355. Diónisos: 366, 389. Diónisos (casa de): 382. Domiciano: 51, 89, 166, 200. Drusus: 39. Duby (Georges): 9.

Edesa: 296. Efeso: 252, 267, 309. Egeo (mar): 155, 250. Egipto: 31, 63, 131, 132, 155, 204, 209, 244, 279, 284, 290, 309. Elvira: 76. Enna: 72. Ennio: 356. Epicteto: 56, 79. Epicuro: 179, 205, 217. Erasmo: 359. Esmirna: 161. Esquines: 126. Esculapio: 195, 206, 307. Escipión Africano: 145, 175, 202, Espartaco: 63, 70, 72. Esparta: 120, 176. Estacio: 90, 172, 173. Etienne (R): 314, 401. Europa (casa de): 334, 348, 350. Eusebio: 324. Euthymios (patriarca): 91. Evagro el Póntico: 284, 293, 298. Eva: 281, 287, 289, 298, 299, 301,

Fano: 189, 316. Faustina la Joven: 242. Fayún: 279. Flavius Germanus: 353, Florencia: 189. Fonteius (casa de): 363. Foucalt (Michel): 21, 48, 78. Fréjus: 111. Frontón: 27, 90, 98, 224.

Galba: 30.
Galbraith: 160.
Galia: 302.
Galieno: 61, 67, 76, 130, 131, 148, 151, 176, 179, 236, 258, 259, 307.
Ganimedes: 80, 225.
Gerasa: 296.
Germanicus: 25, 206.
Getulia: 356.
Gombrich: 182.
Gortys de Arcadia: 196.
Gracos: 27, 164.

Gran Bretaña: 107. Grecia: 15, 23, 101, 120, 129, 138, 166, 187, 198, 226, 313. Gregorio Nacianceno: 324.

Hadot (Pierre): 220, 221.
Hadrumetum: 349, 354, 363, 382.
Héctor: 82.
Heliogábalo: 199, 200.
Hércules: 181, 188, 191, 320.
Hércules (casa de los trabajos de): 345, 378.
Hermafrodita (casa del): 368.
Hermas: 252, 253, 254, 263.
Herodes Attico: 30, 224.
Hierax: 290.
Hipócrates: 316.
Hipona: 274, 279, 297, 298, 300, 302.
Homero: 34, 52, 244.
Horacio: 42, 52, 70, 83, 86, 100, 112, 144, 145, 172, 177, 179, 186, 195, 197, 210, 211.

Israel: 247, 248, 250, 261. Istria: 111. Italia: 45, 101, 302, 307, 354, 363. Italia del Sur: 63, 356. Iulius: 364, 366, 367.

Jasón Magno de Cirene: 353.

Javolenus: 159.

Jenofonte: 128.

Jerónimo (san): 26, 57, 59, 302.

Jesús: 247, 250, 252.

Juan Crisóstomo: 269, 272, 274, 279, 282, 283, 285, 286, 290, 295, 298.

Judea: 252.

Julia: 51.

Juno: 210, 211.

Júpiter: 89, 204, 205, 206, 209, 225.

Justiniano: 235, 239, 294.

Juvenal: 37, 51, 98, 147, 302, 360.

Kerkuane (casa de las columnas de): 313.

Laberii (casa de los): 347. Lassus (J.): 330, 401. Lecky (William): 233. Leucipo: 225. Liguria: 169. Livia: 50. Lucano: 57, 307. Lucania Benigna: 94. Luciano: 130, 131. Lucilio: 83, 144; 175. Lucius: 373. Lucrecio: 217. Lutero: 206. Lyon: 26, 32.

MacMullen (R.): 165, 171.

Mactar: 356, 386.
Magerius: 118.
Maguncia: 61.
Marcial: 47, 85, 90, 98, 360.
Marco Aurelio: 27, 28, 38, 56, 90, 133, 197, 221, 224, 227, 230, 242.
Marruecos: 330, 336, 353.
Marta: 294.
Mecenas: 197.
Melania: 70.
Meleagro: 392.
Mesalina: 173, 200.
Milán: 264, 271, 274, 277, 324.
Milón: 357.
Mitilene: 161.
Moreau (Ph.): 120.
Musonio (Rufo): 56, 59, 78, 179, 244.

Nag Hammadi: 245. Neapolis: 341. Neptuno (casa de): 349, 354, 376, 381. Nerón: 25, 28, 38, 43, 50, 51, 181, 182, 200. Nilsson: 34.

Octavia: 51.
Olimpia: 196.
Omphale: 181.
Opramoas: 276.
Oriente Griego: 161.
Origenes: 264.
Orfeo: 334.
Ortega y Gasset: 253.
Ostia: 242, 244.
Ovidio: 26, 51, 52, 74, 76, 85, 172, 302.
Oxyrhynchos: 284.

Pablo (san): 79, 108, 137, 138, 139, 220, 245, 247, 250, 251, 253, 258. Pacomio: 279. Palatino (colina del): 186. Palermo: 296. Palestina: 245, 252, Pallas: 62. Panaitios: 126. Panofsky: 225. Passeron (Jean-Claude): 68, 227. Petronio: 72, 94, 119, 121, 135, 137. Piazza Armerina (villa de): 396. Picard: 320, 401. Pinguet (Maurice): 166. Pisón: 30. Plassard: 92. Platón: 61, 71, 125, 126, 127, 130, 135, 210, 217. Plauto: 26, 70. Plinio el Joven: 27, 33, 41, 43, 47, 54, 61, 149, 173, 194, 210, 268, 359.

Plotino: 126.
Plutarco: 24, 54, 90, 132, 145, 158, 242, 244, 259.
Pohlenz (Max): 218.
Pompeyo: 50, 57, 312.
Pompeya: 82, 136, 138, 170, 172, 187, 200, 307, 309, 336, 360.
Posidonio: 126.
Possidius: 358.
Probus (Petronius): 277.
Procopio: 239.
Psyché (palacio de): 345.

Quintiliano: 40, 238.
Quintion: 147.

Qumrán: 247, 252.

Sabina: 145.

Ravena: 327.
Rawson: 92.
Rebuffat (R.): 367, 401.
Rin: 155.
Robert (Louis): 227.
Robustus: 61.
Rohde: 216.
Roma: 14, 15, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 40, 43, 46, 52, 54, 76, 81, 83, 85, 94, 95, 99, 100, 103, 104, 105, 113, 118, 129, 133, 135, 136, 143, 146, 150, 152, 161, 165, 166, 172, 174, 175, 177, 178, 182, 184, 196, 197, 199, 201, 210, 240, 242, 250, 252, 253, 255, 264, 267, 274, 276, 277, 284, 301, 303, 317, 324, 332, 335, 354.
Rubicón: 109.

Sahel (tunecino): 157.
Saint-Denis: 145.
Sauvy (Alfred): 26.
Scauro: 317.
Séneca: 23, 29, 33, 53, 54, 56, 57, 61, 79, 83, 85, 103, 126, 139, 144, 158, 174, 175, 179, 197, 219.
Sertius (casa de): 319, 345, 356.
Severos: 166.
Sicilia: 63, 72, 107, 396.
Sila: 37, 202.
Simeón (el Joven): 294.
Siria: 290.
Simpelveld: 214.
Sirmium: 267.
Smirat: 389.
Suburra: 37.

Tácito: 29, 38, 43, 54, 100, 105, 111, 152, 197.
Taranis: 204.
Tebaida: 279.
Teodora (bailarina): 239.
Teodosio: 271.
Teófilo de Alejandria: 274.
Teresa (santa): 206.
Tesalónica: 271.
Tertuliano: 26, 78, 194, 358.
Theódotos: 38.
Thomas (Yan): 81.
Thugga: 331, 382.
Thysdrus: 347, 362, 363, 366, 377, 379, 382, 393, 399.
Tiberio: 39, 200.
Tibulo: 195.
Timgad: 319, 330, 331, 335, 345, 356, 368.

Tingitania: 367.
Titius Primus: 94.
Tiboli: 145.
Trajano: 330, 359.
Trebatius: 112.
Trèveris: 267.
Trimalción: 72, 135, 165, 343, 355, 360.
Túnez: 118, 345, 386, 389, 392.
Turquía central: 124, 161.

Ulises: 52, 382. Ulpiano: 32, 157, 160, 168, 335. Uthina: 347, 392. Utica: 334.

Vaison: 82.
Valente Máximo: 53, 217.
Venecia: 147.
Venus: 163, 181, 190, 210, 211, 296, 354, 387.
Venus (casa del cortejo de): 320, 336, 354, 367, 376, 378, 381.
Venus (casa de): 356.
Verres: 107.
Vespasiano: 25, 28, 85, 86, 135, 336.
Veyne (Paul): 13, 364, 366, 401.
Ville (Georges): 119.
Virgilio: 34, 70, 145, 147, 210.
Vitruvio: 99, 310, 311, 316, 317, 324, 345, 354, 366, 367, 385.
Volubilis: 314, 319, 320, 331, 334, 336, 347, 353, 354, 376, 378, 381.

Winnoch: 9.

Zeus: 204.

# Indice temático

Ciudad antigua tardia: 282 y ss. Clase gobernante: 109-121, 173-176.

Clero: 264, 276. Clientela: 97-101, 110, 111, 148, 183,

Combates de gladiadores: 197.

273.

Cocina: 186.

Codicia: 179.

Cofradias: 187 y ss.

Colegios: 188-190.

Aborto: 26, 166. Acueducto: 196. Comunidad cristiana: 253 y ss. • Concubinato: 86, 94. Adopción: 30, Adulterio: 56, 85, 166, 259. Contracepción: 26, 27. Cooptación: 103. Agricultura: 63, 155, 156. Amistad: 183. Amor: 38, 52, 59, 178, 198-200, 237, Cuerpo (Imagen del): 237 y ss. Derecho Romano: 40, 167 y ss., 335. 310. 336. Anfiteatro: 118, 197. Desnudez: 239, 291. Dignidad: 109, 113, 131. Arquitectura urbana africana: 317. Arte funerario: 163, 165, 170, 190, 214, 225, 274, 392. Dioses: 204. Domus africana: Artesanado: 63. acceso: 343, 344.alcoba: 360. Atrium: ver Domus africana. Autoridad paterna: 40-43. - atrium: 313. Banquete: 119, 186 y ss., 277. Baños públicos: 115, 196, 266. Basilica cristiana: 269, 270. compartimentación del espacio interior: 336, 379 y ss. - espacios de recepción: 375-378. - letrinas: 372. Basilica paleocristiana: 322, 323, 325, - peristilo: 313, 333, 347. Bien nacidos: 234 y ss. - tapicerias: 381. termas: 370. - triclinium (sala de comedor): 340, Carreras de carros: 197. Catacumbas: 277. Celibato: 260, 263, 264. 353 y ss. Cementerio: 276, 277. Censura: 172-174, 197, 224. Cinismo: 219. Educación: 28-38, 89, 227, 234, 284-286. Elocuencia: 36, 167. Eudogamia: 120. Circo: 118, 197, 267. Escuela: 32-36. Epicureismo: 217, 219. Epitafio: ver Arte funerario.

Comercio: 129, 157,

Esclavitud: 61-98, 148, 235.

Estoicismo: 48, 56, 59, 219-221.

Estetismo: 139.

Enriquecimiento: 107, 143, 151-160, Espectáculos: 114, 119, 197-200, 238. Especulacionismo: 151.

Euergetismo: 101, 114-121, 188, 195, 198. Excesos: 179. Exposición de niños: 25. Familia: 50, 82, 86, 90, 94, 96, 98, 100. Familia romana: 8 y ss. Favoritos: 89, 91. Fiestas religiosas: 191, 194. Filosofia: 216, 219-221, 243, 244 Fisco: 43, 108, 154. Función Pública: 105-109, 114, 131. Funerales: ver Arte funerario, Muerte. Gimnasio: 34, 196. Gimnastica: 225. Gladiadores: 197, 240. Herencia: 31, 40, 42, 151-155, 284. Hipódromo: 267. Iglesia del siglo IV: 368. Injurias: 166. Insultos: 174. Inversión: 158. Justicia: 166-169. Libertos: 91-98, 148. Limosna: 256, 271, 272. Manumisión: 96. Matrimonio: 38, 45-49, 85, 242, 258, 260, 289, 295-298. Más allá: 214-216. Medicina: 68, 235. Mesa (modales de): 186, 354, 357, Molicie: 179, 180, 202. Monaquismo: 279-291. Monasterio: 284. Monogamia: 47. Moral: 38, 53, 59, 77, 174, 236, 257. Moral cristiana primitiva: 255-260. Moralismo: 166. Mosaicos africanos: 320, 321, 363-365, 385 y ss. Mujeres: 82-86, 242, 273, 274, 294. Muerte: 214, 215, 223, 269-276.

Nacimiento: 25. Niños (o hijos): 25, 62. Nobleza senatorial: 133. Notables: 113-116, 133, 146, 160, 183, 238, 239, 255.

Ociosidad: 123-126, 178. Opinión pública: 169-173. Orden moral: 166, 178. Ostentación nobiliaria: 117.

Padre de familia: 40, 81, 82, 85, 97. 99, 143, 144, 151, 158, 159, 161.

Paganismo: 193, 205-211, 224.

Palacio: 267. Palestra: 34. Panfletos: 173.

Pasión amorosa: 201. Patrimonio: 39, 42, 85, 143 y ss. Patronato: 272.

Pecado: 166, 270-272, 301. Pederastia: 200.

Peristilo: ver *Domus* africana. Pitagorismo: 220. Platonismo: 220. Plegaria: 276.

Pobres: ver Pobreza. Pobreza: 133, 179, 255, 271-275,

Propiedad del suelo: 155.

Pubertad: 37.

Religión: 204 y ss. Retórica: 33, 109, 183. Riqueza: 126, 129, 138, 140, 143, 145, 179.

Sabiduria popular: 177, 178.

Sacrificios humanos: 199.

Sala de comedor: ver Domus africa-

na, triclinium.

Sarcófago: ver Arte funerario, Sectas: 48, 195, 218-221. Sepulcro: ver Arte funerario. Sexualidad: 287-301.

Simplicidad de corazón: 254, 255,

Suicidio: 173, 219, 220, "Sycophantia": 154.

Taberna: 187, Teatro: 197, 198, 267. Testamento: 43, 154. Trabajo: 127 y ss.

Tradiciones judias: 247, 248. Tumba: ver Arte funerario.

Urbanidad: 183, 184. Usufructuario: 159. Usura: 151.

Vestidos: 266.

Violación: 47. Violencia: 151, 154, 237, 240.

# Ilustraciones

Biblioteca apostólica vaticana. Roma: 234.—Bibliothèque nationale, Paris: 56, 263, 264, 272b, 274, 286a, 299.—Centre de recherche sur la mosaîque/cliché CNRS: 118, 119a, b.—Museo Calvez, Aviñón: 185b.—Museo de la Civilización galoromana. Lyon: 26.—Museo de la ciudad de Estrasburgo: 418.—Reunión de los museos nacionales. Paris: 55, 121, 173, 186, 226, 242b, 294.—Bischöflisches Museum. Tréveris: 269b.—Deutschen Archaologischen Institut. Roma: 25, 43, 52, 83, 87, 88, 93, 97, 104a, b, 221-222, 222b, c, 230, 234, 236, 240a, b.—Landesmuseum, Tréveris: 143, 147b, 148, 189, 233, 265, 267.—Museo de Parma: 181.—Soprintendenza archeologica di Ostia: 24, 167.—Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin: 266.—Museo Van Oudheden, Leyden: 212.—Museos del Vaticano, Roma: 270.

Arabescos(J.—C. y E. Chabrier): 268b, 295.—Bulloz: 18, 58a, b, 59, 62, 69a, b, 75, 99, 101, 144a, b, 147a, 175, 207, 208b, 226, 235, 276.—G. Dagli Orti: 27, 29a, b, 31b, 41, 48, 49, 50, 51, 60, 65b, 66, 67, 74, 82, 87, 89, 95, 107, 111, 182b, 186a, b, 195, 196, 199, 201, 203, 207a, 241b, 247, 252, 257, 259, 268a, 278, 285, 303.—Édimédia: 84, 268a; colección Snark, 390.—Giraudon: 22, 28, 31a, 33, 34, 53, 57a, 203, 251, 291, 294.—Alinari-Giraudon: 30, 35, 44, 64, 65a, c, 73, 90, 91, 110, 113, 115, 128b, 132a, 147, 151, 272, 286b.—Anderson-Giraudon: 20, 80, 102, 124, 150, 160, 182a, 191a, 200, 228, 257, 279.—Lauros-Giraudon: 249.—M. Langrognet: 209.—Magnum/E.: 247, 288, 297.—C. Michaelides: 280.—Roger-Viollet: 85, 106, 108, 164a, b, 165, 183a, 204, 237a, 243, 281, 285.—Alinari-Viollet: 39, 98, 169, 193, 242a, 259.—Anderson-Viollet: 46, 190, 191b, 278, 306.—Scala, Florencia: 134, 271a.—Y. Thébert: 314, 322, 323, 327, 328, 329, 333, 338, 374, 379, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 393, 394a, b, 395a, b, 396, 397, 398, 401.—R. Tournus: 86, 242b.—Clecc, part.: 57b, 92, 105, 116, 161, 168, 181, 189, 192, 240, 255, 296, 421.

Láminas en color, fuera de texto, frente a las páginas siguientes: 96, Édimédia C.Archivos Snark.—97, G. Dagli Orti.—128, G. Dagli Orti.—129, M. Langrognet.—256, 257, G. Dagli Orti.—320, 321, 384, 385, Y. Thébert.

Páginas de cubierta: fresco procedente de la villa romana de Boscoreale (Nápoles, Museo arqueológico). Foto, G. Dagli Orti.

Los autores quieren darles sus más expresivas gracias a las responsables de la ilustración de la obra, Sras. Simone Lescuyer, Agnés Mathieu y Claude Simion, por el gusto, la competencia y la originalidad de que han dado prueba; por lo demás, la colaboración con ellas ha resultado particularmente grata, por más que el autor de los pies de las ilustraciones de las dos primeras partes de este volumen —el mismo que redacta estas lineas—, sometiera a veces su paciencia a dificiles tragos. La publicación de los bronces de la colección Dutuit, gracias a la Sra. Judith Petit, conservadora del Petit Palais, ha sido para nosotros preciosa. Le damos las gracias igualmente a Christian Gaudineau, profesor del Colegio de Francia, y a J.-P. Darmon, jefe de investigaciones en el CNRS.

# Indice

|    | Prefacio a la Historia de la vida privada por Georges Duby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | Introducción<br>por Paul Veyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                       |
| 1. | El Imperio romano Paul Veyne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                       |
|    | Introducción, 20.—Desde el vientre materno hasta el tes-<br>tamento, 23.—El matrimonio, 45.—Los esclavos, 61. La<br>familia y sus libertos, 81.—Donde la vida pública era pri-<br>vada, 103.—«Trabajo» y descanso, 123.—Patrimonio,<br>143.—Censuras y utopías, 163.—Placeres y excesos,<br>181.—Tranquilizaciones, 203.—Notas, 227. |                          |
| 2. | La antigüedad tardía . Peter Brown                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220                      |
|    | Introducción, 230.—El chtismo pagano, 233. La nueva antropología, 247.—La Iglesia, 263.—El monacato, 279.—Oriente y Occidente: la carne, 289.                                                                                                                                                                                        |                          |
| 3. | Vida privada y arquitectura doméstica en el<br>Africa romana<br>Yvon Thebert                                                                                                                                                                                                                                                         | 305                      |
|    | Introducción, 307.—Naturaleza de la arquitectura domésti-<br>ca de las clases dirigentes, 313.—Espacios «privados» y<br>«públicos»: los componentes de la <i>domus</i> , 343.—Funciona-<br>miento de la <i>domus</i> , 375.—Conclusión, 399.—Notas, 401.                                                                             |                          |
|    | Bibliografia<br>Indice onomástico<br>Indice temático<br>Ilustraciones                                                                                                                                                                                                                                                                | 403<br>411<br>414<br>417 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |

Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 1990 en IMPRECO GRAFICA, Vict 1448 Buenos Aires, República Argentina.

# Historia de la vida privada

Bajo la dirección de Philippe Ariès y Georges Duby

# Tomo 1

Imperio romano y antigüedad tardía

# Tomo 2

La Alta Edad Media

# Tomo 3

Poder privado y poder público en la Europa feudal

# Tomo 4

El individuo en la Europa feudal

# Tomo 5

El proceso de cambio en la sociedad del siglo XVI a la sociedad del siglo XVIII

# Tomo 6

La comunidad, el Estado y la familia

# Tomo 7

La Revolución francesa y el asentamiento de la sociedad burguesa

# Tomo 8

Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada

# Tomo 9

La vida privada en el siglo XX

# Tomo. 10

El siglo XX: diversidades culturales